

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



Esta é uma cópia digital de um livro que foi preservado por gerações em prateleiras de bibliotecas até ser cuidadosamente digitalizado pelo Google, como parte de um projeto que visa disponibilizar livros do mundo todo na Internet.

O livro sobreviveu tempo suficiente para que os direitos autorais expirassem e ele se tornasse então parte do domínio público. Um livro de domínio público é aquele que nunca esteve sujeito a direitos autorais ou cujos direitos autorais expiraram. A condição de domínio público de um livro pode variar de país para país. Os livros de domínio público são as nossas portas de acesso ao passado e representam uma grande riqueza histórica, cultural e de conhecimentos, normalmente difíceis de serem descobertos.

As marcas, observações e outras notas nas margens do volume original aparecerão neste arquivo um reflexo da longa jornada pela qual o livro passou: do editor à biblioteca, e finalmente até você.

#### Diretrizes de uso

O Google se orgulha de realizar parcerias com bibliotecas para digitalizar materiais de domínio público e torná-los amplamente acessíveis. Os livros de domínio público pertencem ao público, e nós meramente os preservamos. No entanto, esse trabalho é dispendioso; sendo assim, para continuar a oferecer este recurso, formulamos algumas etapas visando evitar o abuso por partes comerciais, incluindo o estabelecimento de restrições técnicas nas consultas automatizadas.

#### Pedimos que você:

- Faça somente uso não comercial dos arquivos.

  A Pesquisa de Livros do Google foi projetada para o uso individual, e nós solicitamos que você use estes arquivos para fins pessoais e não comerciais.
- Evite consultas automatizadas.

Não envie consultas automatizadas de qualquer espécie ao sistema do Google. Se você estiver realizando pesquisas sobre tradução automática, reconhecimento ótico de caracteres ou outras áreas para as quais o acesso a uma grande quantidade de texto for útil, entre em contato conosco. Incentivamos o uso de materiais de domínio público para esses fins e talvez possamos ajudar.

- Mantenha a atribuição.
  - A "marca dágua" que você vê em cada um dos arquivos é essencial para informar as pessoas sobre este projeto e ajudá-las a encontrar outros materiais através da Pesquisa de Livros do Google. Não a remova.
- Mantenha os padrões legais.
  - Independentemente do que você usar, tenha em mente que é responsável por garantir que o que está fazendo esteja dentro da lei. Não presuma que, só porque acreditamos que um livro é de domínio público para os usuários dos Estados Unidos, a obra será de domínio público para usuários de outros países. A condição dos direitos autorais de um livro varia de país para país, e nós não podemos oferecer orientação sobre a permissão ou não de determinado uso de um livro em específico. Lembramos que o fato de o livro aparecer na Pesquisa de Livros do Google não significa que ele pode ser usado de qualquer maneira em qualquer lugar do mundo. As conseqüências pela violação de direitos autorais podem ser graves.

#### Sobre a Pesquisa de Livros do Google

A missão do Google é organizar as informações de todo o mundo e torná-las úteis e acessíveis. A Pesquisa de Livros do Google ajuda os leitores a descobrir livros do mundo todo ao mesmo tempo em que ajuda os autores e editores a alcançar novos públicos. Você pode pesquisar o texto integral deste livro na web, em <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



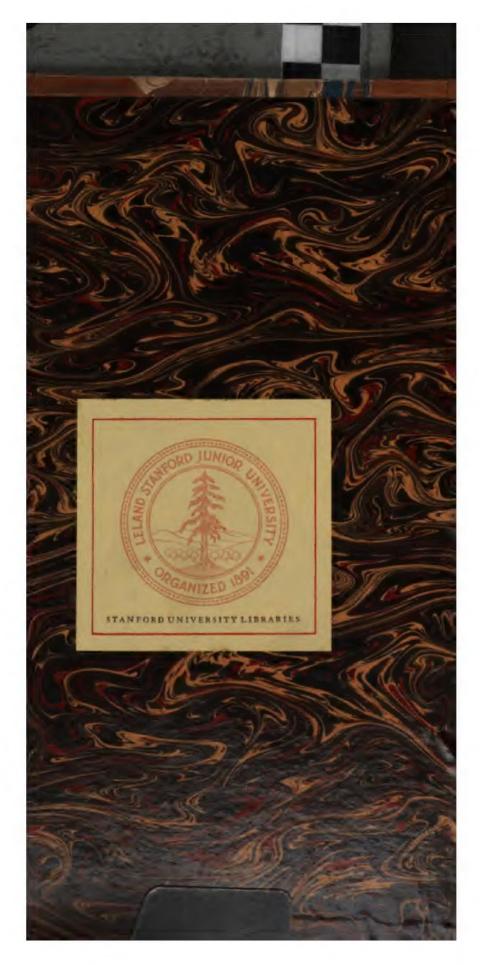



|   | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
| • | • |  |
| • |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |



### HISTORIA

DA

# UERRA CIVIL

12 D

ESTABELECIMENTO DO GOVERNO PARLAMENTAR

TO M

### PORTUGAL

aprehendendo a historia diplomatica, militar e política d'este reino desde 1777 até 1834

POR

#### SIMÃO JOSÉ DA LUZ SORIANO

rei formando em medicina pela miversidade de Coimbra, socio correspondente do Instituto da mesma cidade e Lessemorito do Greziio Lillerario da cidade de Angra do Heroismo

SEGUNDA EPOCHA

MOMO V DIDAR T

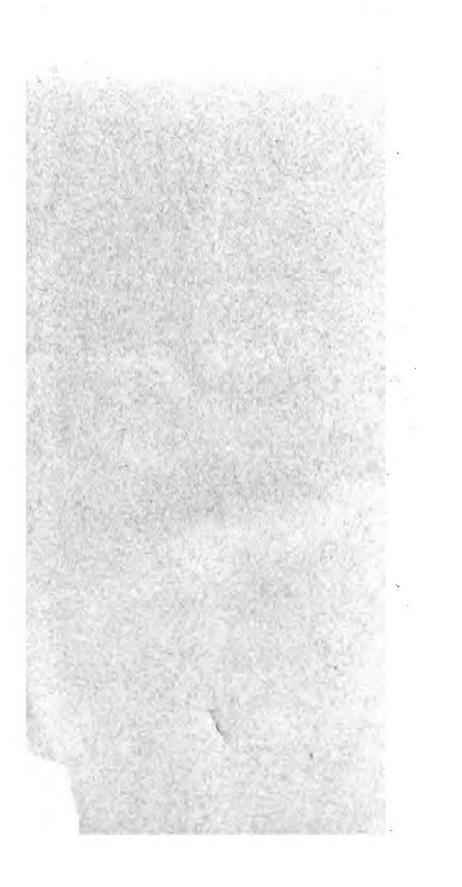



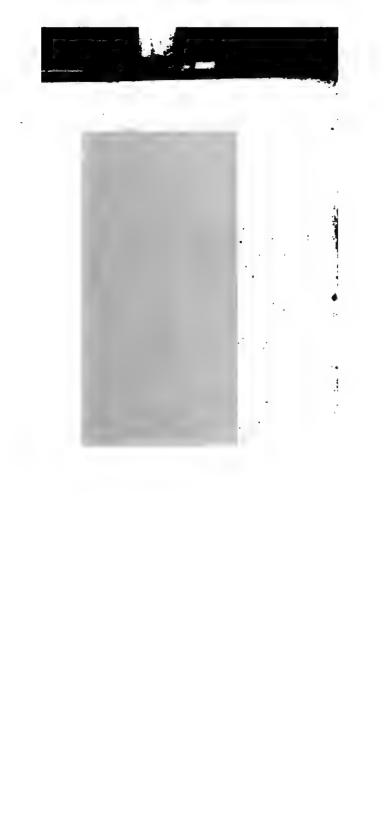

### **HISTORIA**

DA

# GUERRA CIVIL

E DO

#### ESTABBLECIMENTO DO GOVERNO PARLAMENTAR

EM

### **PORTUGAL**

Comprehendendo a historia diplomatica, militar e política d'este reino desde 1777 até 1834

POR

### SIMÃO JOSÉ DA LUZ SORIANO

Bacharel formado em medicina pela universidade de Coimbra, socio correspondente do Instituto da mesma cidade e bonesserito do Gremio Litterario da cidade de Angra do Heroismo

Propter Sien non tacebo, et propte Jerusalem non quiesca m. Issues, cap. 62.

SEGUNDA EPOCHA

TOMO V PARTE I



LISBOA imprensa nacional 1893 JP 646

## COLLECÇÃO

DE

# DOCUMENTOS HISTORICOS OFFICIAES

CONTIDOS NO

PRIMEIRO E SEGUNDO VOLUMES

DA CITADA

SEGUNDA EPOCHA



(Citado a pag. 7)

## Proclamação que o general Junot dirigiu aos portuguezes por occasião da sua entrada em Alcantara <sup>1</sup>

Le gouverneur de Paris, premier aide de camp de sa majesté l'empereur et roi, général en chef, grand-croix de l'ordre de Christ de Portugal.

Habitants du royaume de Portugal. — Une armée française va entrer sur votre territoire. Elle vient pour vous soustraire à la domination anglaise, et elle fait des marches forcées pour éviter à votre belle ville de Lisbonne le sort de Copenhague. Mais cette fois, l'attente du perfide gouvernement anglais sera trompée. Napoléon, qui a fixé ses regards sur le sort du continent, a vu la proie que les tyrans des mers dévoraient à l'avance dans leur cœur, et il ne souffrira pas qu'elle tombe en leur pouvoir. Votre prince a déclaré la guerre à l'Angleterre. Nous faisons donc cause commune.

Ne craignez rien, paisibles habitants des campagnes. Mon

¹ Foi transcripta em portuguez no tomo m da primeira epocha, mas entendemos conveniente addicionar aqui uma copia do texto original, porque as traducções publicadas têem muitas variantes, e o seu confronto poderia suggerir duvidas aos leitores sobre a sua authenticidade.

armée est aussi disciplinée que brave. Je réponds, sur mon honneur, de sa bonne conduite. Qu'elle trouve partout l'accueil qui fui est dû, comme a des soldats de Napoleou le Grand. Qu'elle trouve, comme elle a le droit de s'y attendre, les vivres dont elle aura besoin, mais que surtout l'habitant des campagnes reste tranquille dans sa maison.

Voici ce que je vous promets. Je vous tiendrai parole.

Tout soldat de l'armée française qui sera trouve pillant, sera puni de la peine la plus rigoureuse.

Tout individu de quelque rang qu'il soit qui aura percu quelque contribution injustement, sera traduit devant un conseil de guerre, pour être jugé, suivant toute la rigueur des lois.

Tout individu du royaume de Portugal, qui ne serait pas soldat de troupes de ligue, que l'on arrêtera, faisant partie d'un rassemblement armé quelconque, sera fusillé.

Tont individu convaincu d'être chef de rassemblement, ou de complot tendant à armer les citoyens contre l'armée francaise, sera fusillé.

Toute ville on village dans lequel il sera tiré des coups de fusil contre la troupe française, sera brûlée.

Toute ville ou village sur le territoire desquels un undividu appartenant a l'armée française sera assassmé, payera une contribution qui ne pourra pas être mondre de trois fois son revenu d'une année. Les quatre principaux habitants serviront d'otage pour l'acquittement de la somme; et pour que la justice soit frappante, la première ville on le premièr village ou un français sera assassme, sera brûlee et ruinée de fond en comble.

Mais j'aime à croire que les portugais entendront leurs veritables interets; que secondant les vues pacifiques de leur prince, ils nous recevrons en amis, et que particulièrement la belle ville de Lisbonne me verra avec plaisir entrer dans ses murs à la tête d'une armée, qui seule peut la garantir d'être la proje des éternels ennemis du continent.

Daté dans mon quartier-général d'Alcantara, le 17 novembre 1807. = Junot.

#### DOCUMENTO N.º 1-A

(Citado a pag. 46)

#### A regencia manda comprimentar Junot a Sacavem

#### Aviso para Martinho de Sousa de Albuquerque e Alte

Os governadores d'este reino ordenam que v. ex.ª haja de partir sem perda de tempo, acompanhado do brigadeiro Francisco de Borja Garção Stockler, ao encontro do commandante do exercito francez, o general Junot, para o comprimentar da parte dos mesmos governadores pela sua chegada às immediações d'esta capital; segurando v. ex.ª da sua parte que se não poupará a diligencia alguma para que o exercito francez, que vem auxiliar a capital, encontre o mellor acolhimento entre todos os seus habitantes, e a possivel commodidade nos seus aquartelamentos, para cuja promptidão se faz preciso que o dito general lhe queira dar, assimuma lista do seu estado maior, como uma declaração da força do seu exercito. Recommendam os mesmos governadores tambem a v. ex.a que examine das patrulhas, que se acham espaihadas pela estrada, a direcção que traz o exercito, para se não desencontrarem d'elle.

Deus guarde a v. ex.ª Secretaria d'estado dos negocios do reino, em 27 de novembro de 1807.—João Antonio Salter de Mendonca.

#### Aviso para Francisco de Borja Garção Stockler

Os governadores d'este reino ordenam que v. s.ª vá sem perda de tempo a casa do tenente general Martinho de Sousa de Albuquerque e Alte, e executará as ordens que elle the der.

Deus guarde a v. s.ª Secretaria d'estado dos negocios do reino, em 27 de novembro de 1807.—João Antonio Salter de Mendonça.



(Citado a pag. 30)

Ordem do dia do general Solano, marquez do Soccorro, commandante das tropas bespanholas destinadas a entrar no Memtejo

A ferocidade nunca foi valor; é sempre uma prova de barbaridade, e as mais das vezes de cobardia. A maior confiança, a maior honra que el-rei póde fazer a um vassallo é entregar-lhe as suas armas, consagradas sempre à conservação da monarchia, ao amparo da religião e das feis, à defeza dos seus vassallos e à protecção dos seus amigos. Onando o governo portuguez nos da provas da sua amizade, recebendo-nos no sen territorio, seria corresponder-lhe de um modo indigno do caracter hespanhol, seria faltar a todas as leis o converter em inimigas estas mesmas armas protectoras. A guerra tem os seus direitos e as suas feis, e sópode ter logar entre os chefes dos governos; nos os governados não estamos auctorisados a fazel-a senão á voz dos chefes: o mais tudo é assassinio, e à justica universal pertence o castigo d'este cobarde delicto, odioso à humanidade inteira.

Encarregados de uma importante expedição, vamos desempenhar as esperanças do nosso soberano; orgulhosos d'esta confiança honrosa para nos, não nos mostraremos indignos d'ella; não podemos consentir permaneca comnosco quem nos prive d'esta honra e manche o nome de todos, confimdindo a opinião geral do exercito. En não soffrerei tal: toda a injuria de facto, de palavias e apodos, e ainda também por gestos de desprezo, insulto ou provocação a renovar rixas barbaras e preoccupações populares, será irremissivel e severissimamente castigada por mim, não só com as penas positivas e legaes em que possam incorrer, mas ainda com as arbitrarias dictadas peta importancia extraordinaria das circumstancias, pela sua consequencia, pela baixeza do proceder, pela desobediencia a el-rei, pelo compromet-

timento das suas reaes intenções e pelo desdouro do nome hespanhol.

O soldado receberá todos os soccorros; havendo carestia saberemos embora supportar privações momentaneas a troco do bom nome e da honra de desempenhar um grande objecto. Os chefes dos corpos de meu mando me são conhecidos, os soldados sabem que eu os conheço pessoalmente; não se envilecerão; elles não vieram da Andaluzia commigo para desobedecer a el-rei, nem para deshonrar a nação.

Quartel general de Badajoz, 30 de novembro de 1807.— Marquez del Socorro.

## Proclamação do general Taranco commandante do exercito hespanhol destinado á occupação do Porto

D. Francisco de Taranco e Lhano, condecorado pelo imperador de todas as Russias com a ordem militar de S. Jorge, patrão de Zaratamo em Biscaya, tenente general dos reaes exercitos de sua magestade catholica, capitão general do reino de Galliza, presidente da sua real audiencia, subdelegado da renda de correios e caminhos n'elle, e actual general do exercito de operações d'este reino, etc.

Vizinhos e moradores de entre Douro e Minho e Traz os Montes, não altereis vosso repouso; vivei quietos e tranquillos na confiança de que o exercito hespanhol, que mando, não vos inquietará nas vossas leis, usos e costumes; tratae-o com a sincera amizade que persuade seu valor e caracter humano, e achareis uma exacta correspondencia: eu vol-a prometto e afianço em nome do meu rei e senhor, tão justo como benefico. General das suas armas, justiça e clemencia, serei fiel executor das suas ordens soberanas; ellas todas se dirigem a proteger-vos na deploravel situação em que vos achaes pela ausencia do vosso soberano, a livrar-vos da perfida dominação ingleza e da sua política ambiciosa, que soube apparentar ser vosso intimo amigo, sendo vosso

padrasto destruidor; tende por seguro que todas as providencias que se tomem vão encaminhadas a melhorar vossa sorte, tirar-vos da vergonhosa tutela do governo inglez, vosso fascinador, e organisar o systema político.

Já chegou o tempo de que conheçaes os verdadeiros interesses da vossa patria, e que, unindo vossas vontades e forças ás nossas, vingaremos juntos os ultrajes que a ferocidade traidora dos inglezes tem feito com todas as nações da Europa; que nos ponhamos ao abrigo das suas machinações, e goseis da protecção com que o meu catholico monarcha vos convida. Quanto vos prometto será religiosamente cumprido, e vos asseguro, debaixo de minha palavra, que todo o soldado hespanhol que seja culpavel de pilhagem, ou outro delicto, será castigado com todo o rigor da lei; que qualquer natural ou habitante do reino de Portugal que tenha parte em alguma conspiração ou tumulto contra o exercito hespanhol, será arcabuzado.

A cidade, villa ou aldeia onde se dispare um tiro à tropa hespanhola entregará o delinquente ou ficará responsavel do attentado; ao mesmo se obrigará a justiça da jurisdição ou freguezia em cujo territorio se mate a um individuo da milicia hespanhola; e alem d'isto pagará de contribnição o triplo valor do seu producto annual, tomando a quatro dos principaes vizinhos como fiadores da paga.

Se posso forrar a imposição, das penas referidas, terci particular satisfação, que se augmentará, observando que os portuguezes e hespanhoes se amam, e que longe de se fazerem acredores de pena, por suas virtudes se fazem dignos de premio.

Porto, 13 de dezembro de 1807. = Francisco de Taranco.

#### DOCUMENTO N.º 2-A

(Citado a pag. 37)

A regencia manda pór as tropas portuguezas á disposição dos generaes bespanhoes

Avisos para o general da provincia do Minho Gonçalo Pereira Caldas

Ill™ e ex.™ sr.—Os governadores do reino mandam declarar a y, ex. a que, sendo o general Taranco o general em thefe das tropas portuguezas e hespanholas que se achan guarnecendo, para reciproca utilidade, todo o territorio que comprehende a provincia do Minho, e a parte do partido do Porto que se limita na margem direita do Donro, se he defere, em consequencia de similhante qualidade de general em chefe, toda a extensão da auctoridade, assim sobre todos os outros generaes que se acham dentro d'aquelle territorio, como sobre as tropas que elles tiverem debaixo do seu mando; sendo, portanto, da sua immediata competencia, como tal general em chefe, o poder regular em toda a extensão o regimen, economia, movimentos, localidades ou posições das mesmas tropas, bem como determinar sem excepção tudo o mais que lhe parecer conveniente, assim para commodo e fornecimento das mesmas tropas, como para a conservação da disciplina, harmonia e tranquillidade d'ellas. O que os mesmos governadores ordenam que v. ex.ª tenha entendido sem duvida ou interpretação alguma, e que faça igualmente capacitar todos os officiaes que tiver debaixo do seu mando; esperando outrosim os mesmos governadores da honra de v. ex.ª haja de prestar a mais pontual execução a respeito de tudo quanto sobre este importante artigo lhe fazem recommendar tão expressamente.

Deus guarde a v. ex.ª Secretaria d'estado dos negocios

estrangeiros e da guerra, em 23 de dezembro de 1807.5 Conde de Sampaio.

N. B. Na mesma conformidade e data se escreven a general do Alentejo, Antonio José de Miranda Henriquel ao general do Algarye, conde de Castro Marim; ao govo nador interino das armas do partido do Porto, Luiz de Ol veira da Costa Almeida Osorio; ao marechal de campo 60 mes Freire de Andrade, e ao brigadeiro D. Thomás de Soronha.

III. mo e ex. mo sr. — Os governadores do reino, para mello intelligencia da execução das ordens expedidas a v. ex na data de 23 de dezembro corrente, mandam remetter v. ex.º as copias inclusas das duas cartas do general be panhol, marquez do Soccorro, na data de 16 d'este mesm mez; devendo, em consequencia das sobreditas ordens, co siderar-se totalmente sujeitas as tropas portuguezas est cionadas no territorio que comprehende a provincia do M nho, e a parte do partido do Porto que se lumta na marge direita do Douro, bem como o são as tropas hespanhole ali existentes ao general em chefe Carafa, a quem perten dispor das mudanças de quarteis, destino e disciplina di mesmas tropas, e finalmente todas aqueltas medidas e r gulações que bem the parecerem, como tal general em chefe ficando, porém, absolutamente independente a provincia Traz os Montes, por ser esta sujeita ao general em clode sua magestade o imperador e rei. O que tudo partirij a v. ex.º para que assian o tenha entendido e lhe sirva i instrucção e governo.

Deus guarde a v. ex.<sup>a</sup> Secretaria d'estado dos negociestrangeiros e da guerra, em 26 de dezembro de 1807. *i* Conde de Sampaio.

#### DOCUMENTO N.º 2-B

(Citado a pag. 37)

#### A regencia manda devassar por causa de uma proclamação feita em nome do rei e do parlamento inglez affixada nas esquinas de Lisboa

O conselho de regencia do reino, tomando em consideração o que v. s.ª participa na conta de 47 do corrente, que em algumas esquinas tem amanhecido uma chamada proclamação do rei e parlamento da Gran-Bretanha sobre a saida de sua alteza real, pela perturbação que estes e outros insidiosos papeis podem causar na tranquillidade publica, que tanto se deve manter, e para prevenir o effeito e graves consequencias que de similhantes sinistros e chimericos papeis podem resultar: ordena que v. s.ª mande logo proceder por todos os ministros nos seus respectivos bairros a uma rigorosa devassa sobre o dito facto, e de todos os pasquins, papeis insidiosos que apparecerem, e de quaesquer outros factos que possam perturbar a tranquillidade publica: promovendo v. s.ª com o seu zêlo e actividade todos os meios que forem necessarios e convenientes para se descobrirem os malevolos e fautores de similhantes attentados, e dando as mais ajustadas providencias para evitar que o publico rustico e indiscreto se arraste pela illusão que estes e outros similhantes papeis the possam influir contra o bem geral.

O conselho confia de v. s.ª a importancia d'esta diligencia, e ordena que v. s.ª lhe haja de participar tudo o que a respeito d'ella occorrer.

Deus guarde a v. s.ª Secretaria d'estado dos negocios do reino, em 19 de janeiro de 1808.—João Antonio Salter de Mendonça.—Para o intendente geral da policia. Lucas de Seabra da Silva.

(Citado a pag. 38)

Pasteral de cardeal patriarcha de Lisbon recommendando aos sons diocesanos confiança em Napoleão e oo son exercito

Josephus u, cardinalis patriarcha lisbonensis.

A todas as pessoas ecclesiasticas e seculares d'este nos o patriarchado, sande e benção.

Já que, amados filhos, a nossa causada idade e o peso das muitas molestias com que a divina misericordia nos tem favorecido nos não podem permittir o fallar-vos de viva voz na presente occasião, podemos comtudo dirigir-vos, como vosso pao e pastor, por este modo, como já o fizemos pelos nossos parochos e prégadores, os nossos sentimentos e exhortações para que o Senhor, no fatal dia, nos não argúa de omissos n'este essencial e importante dever do nosso sagrado ministerio, que todo se dirige a unir-vos em caridade christã, para conseguirdes o socego e a paz de que todos necessitámos nas presentes circumstancias.

Sim, amados filhos, vós bem sabeis pela propria experiencia a situação em que nos achâmos; mas também não ignoraes o quanto a divina elemencia, no meio mesmo de tantas tributações, nos favorece: bemditos sejam sempre os seus altissimos juizos!

É pois muito necessario, amados filhos, ser fiel aos immutaveis decretos da sua divina providencia: e para o ser devemos primeiro que tudo, com coração contricto e humilhado, agradecer-lhe tantos e tão continuos beneficios que da sua liberal mão temos recebido, sendo um d'elles a boa ordem e quietação com que n'este reino tem sido recebido um grande exercito, o qual, vindo em nosso soccorro, nos dá hem fundadas esperanças de felicidade: beneficio que igualmente devemos á actividade e boa direcção do general

em chefe que o commanda, cujas virtudes são por nós ha muito tempo conhecidas.

Não temaes, amados filhos, vivei seguros em vossas casas e fora d'ellas : lembrae-vos que este exercito é de sua magestade o imperador dos francezes e rei de Italia, Napoleão o Grande, que Deus tem destinado para amparar e proteger a religião e fazer a felicidade dos povos; vós o sabeis, o mundo todo o sabe; confiae com segurança inalterarel n'este homem prodigioso, desconhecido de todos os seculos. Elle derramará sobre nós as felicidades da paz, se vis respeitardes as suas determinações, se vos amardes lodos mutuamente, nacionaes e estrangeiros, com fraterna caridade: d'este modo a religião e os seus ministros serão sempre respeitados; não serão violadas as clausuras das esposas do Senhor, e o povo todo será feliz, merecendo tão alla protecção. Meus filhos, fazei-o assim para cumprirdes fielmente com o que Nosso Salvador Jesus Christo tanto nos recommenda. Vivei sujeitos aos que vos governam, não só pelo respeito que se lhes deve, mas porque a propria conxiencia vos obriga.

Tornámos finalmente a recommendar muito a todos os parochos, nossos coadjutores, e mais clero d'este patriarchado, e até lh'o pedimos pelas entranhas de Jesus Christo, que concorram quanto lhes for possivel para esta união em todas as occasiões e logares, instruindo os povos de tal sorte, que elles possam bem conhecer as vantagens que, em o assim praticarem, devem conseguir.

E para que chegue à noticia de todos, mandamos passar a presente, que será publicada à estação das missas conventuaes e affixada nos logares do costume.

Dada na Junqueira, no palacio da nossa residencia, sob nosso signal e séllo das nossas armas, aos 8 de dezembro de 1807.—J., Cardeal Patriarcha.

(Citado a pag. 39)

#### Pastoral de inquisidor geral, favoravel aos francezes

D. José Maria de Mello, bispo titular do Algarve, inquiside geral n'este dominios, do conselho de su magestade e ', etc.

A todos os
vier esta nossa
hor Jesus Chi
O logar de

igreja lusitana, a cuja notici
a paz, e a graça de Nosso Se
ilvador e Nosso Deus.
d n'estes reinos, que sem me

ritos occupamo a ordem episcopal de que no achâmos revestados, o 2000 exemplar com que o eminentes simo e por tantos títulos mui veneravel cardeal patriarcha acaba de promover tão efficazmente com a sua moderna carta pastoral o socego, a paz, a união christa particular e publica, sempre necessaria e muito mais nas circumstancias presentes: tudo isto nos faz lembrar que tambem da nossa parte deviamos concorrer para um fim tão importante e tão indispensavelmente necessario, não só para o bem e felicidade temporal, mas tambem para a eterna, que é o que mais importa, dirigindo-nos aos fieis todos da santa

Aos d'esta cidade e patriarchado nada temos que dize senão rogar-lhes muito que attendam às zelosas vozes do seu tão veneravel pae e pastor, como devemos sempre e em tudo, porém muito mais em materia tão importante para o bem de todos, para o bem de cada um, para a felicidade temporal e para a felicidade eterna.

igreja lusitana, e exhortando-os também nos.

Ao resto dos fieis d'esta lusitana igreja, que outra coustambem lhes poderemos lembrar mais propria do que o que às suas ovelhas ensina e encommenda aquelle tão insigno prelado? Que bem sabem pela propria experiencia a situação em que nos achâmos: mas lambem que não ignoram o quanto

i dona demencia no meio mesmo de tantas tribulações nos troco : bemditos sejam sempre os seus altissmos juizos! Que e munto necessario ser fiel aos immuntaveis decretos dom diana providencia, e para o ser devemos primeiro 🎟 🄞, com coração contricto e humilhado, agradecero todos e tão continuos beneficios, que da sua liberal um temos recebido, sendo um d'elles a boa ordem e quiewio com que n'este remo tem sido recebido um grande seralo, o qual, vindo em nosso soccorro, nos dá bem funonle esperanças de felicidade; que este beneficio igualtete o devemos á actividade e boa direcção do general on chefe que o communda, cujas virtudes são por elle ha omo tempo conhecidas; que não temam, que vivam seginos em suas casas e fora d'ellas; que se lembrem que se exercito é de sua magestade o imperador dos francezes cei de Italia, Napoleão o Grande, que Deus tem destinado ाव amparar e proteger a religião e fazer a telicidade dos <sup>pares</sup>; que o sabera, que o mundo fodo o sabe; que configu \*\* segurança inaderavel n'este homem prodigioso, desodecido de todos os seculos; que elle derramará sobre <sup>tas a</sup> felicidade da paz, se respeitarem as suas determiua des, e se se amarem todos mutuamente, nacionaes e es-Ungerros, com fraterna cardiade; que d'este modo a religoio cos seus ministros serão sempre respedados; não serão Colidas as clausuras das esposas do Senhor; o povo todo ra feliz, merecendo tão alta protecção; que o façam assim va cumprirem helmente com o que Nosso Salvador Jesus liristo nas recommenda; que vivam sujeitos aos que os gonam, não só pelo respeito que se lhes deve, mas porque propria consciencia os obriga,

Ets aqui o que o tantas vezes respeitavel pastor d'esta cidade e diocese ensina e encommenda às suas ovelhas, cara as unir em caridade christà, para conseguirem o socezo e a paz que todos necessitamos nas presentes circumstancias. Ets aqui o que nós, querendo concorrer como pato devemos para os mesmos fins, lembrámos ao resto los fiers d'esta igreja Jusitana. E porquanto esta materia é uma das de maior importancia, mesmo para a conservação da pureza da nossa santa tê e santa religião, pois tanto concorrerá sempre para ella o socego, a paz, a união particular e publica; não contentes nos com esta diligencia que por nos mesmos fazemos n esta nossa carta, encarregâmos mm encarecidamente aos deputados do conselho geral, aos inquisidores é mais ministros do santo officio, que com todo o desvelo, applicação e efficacia concorram com a admoestação, com a exhortação, com a persuasão, assim como concorrem sem duvida e hão de concorrer sempre com o exemplo, para que o mesmo socego, paz e união não tenham quebra ou mingua alguma, mas antes augmento solido e constante.

Encommendámos tambem, e mun especialmente a todos os regulares d'este reino em geral e a cada um d'elles em particular, que alem do exemplo que sem duvida hão de dar, como aquelles que são não só ministros de um Deus de paz e lhe offerecem quotidianamente o sacrificio de propiciação e pacificação, mas seguidores por instituto e profissão da perfeição evangelica, se empenhem em não perder occasião de lembrar aos ficis o quanto é da sua obrigação como taes, o quanto lhes é proveitoso, o quanto lhes é necessario esse sorego, essa paz, essa miño, em recommen dar a qual não podera haver nunca demasia.

Na inisericordia intinita do nosso bom Deus esperámos que se digne de abençoar todas estas diligencias, e então sem duvida hão de produzir o bom effeito a que se encaimiliam.

E para que esta nossa carta chegue á noticia de todos, as mesas das imprisições d'este remo a façam publicar e affixar nas igrejas dos seus districtos, na fórma do costume.

Dada em Lishoa, sob nosso signal e séllo do conselho geral do santo officio, aos 22 das do mez de dezembro de 1807. — Manuel Correia da Fouseca, secretario do mesmo conselho geral, a fiz escrever e subscrevi. — Jose, Rispo Inquisidor Geral.

(Citado a pag. 42)

#### Pasteral do bispo do Porto, no mesmo sentido da anterior

D. Antonio de S. José de Castro, por mercê de Deus e da santa sé apostolica, bispo do Porto, do conselho de sua magestade.

 $\lambda$  todos os nossos amados diocesanos, saude e paz em Jesus Christo Nosso Salvador.

Se o officio pastoral nos obriga sempre a vigiar sobre a guarda e socego das ovelhas que nos foram confiadas pela divina Providencia, quanto mais nas actuaes circumstancias, em que as considerâmos timidas e vacillantes, deveremos ser em sua companhia, ao menos por meio d'esta carta pastoral, para excitarmos no intimo dos seus corações sentimentos de Paz e de tranquillidade, a fim de se conservarem quietas e pullicas? Sim, amados diocesanos, nos vos considerâmos absustados e solicitos, vendo entrar no vosso paiz numerosos chercitos, não sabendo o seu destino. Talvez augmente os Vossos receios a recordação do que praticaram em outro tempo n'esta nossa patria os barbaros do norte e os crueis africanos, quando vieram arrazar os nossos templos, violar os direitos mais sagrados, e derramar sobre a terra o sangue de innocentes victimas. Não, amados filhos, não é esta <sup>a noss</sup>a sorte. Estas tropas que aqui vêdes entrar são nossas <sup>alliadas</sup> e pacificas : e quem as manda entrar tem sido pre-<sup>venido</sup>, armado por Dens de poder e de sabedoria para as fazer enfrar, e para as saber dirigir ao fim da nossa felicida-ው። v devemos seguramente confiar no mesmo Senhor, que não seja outro o seu destino. Sim, o imperador dos francezes e rei de Italia, o grande Napoleão, não poderia de outro modo servir-se de nós para augmentar a sua verdadeira gloria senão fazendo-nos felizes. Nem é crivel que na grandeza sem igual do seu coração, no ardente desejo da sua

gloria podesse entrar em Portugal para outro fim. Este grande imperador, elevado sobre o throno dos seus triumphos. tem unido a elles a gloria de fazer dominar a nossa sagrad: religião nos seus estados. Sua magestade catholica, ao mesmo tempo que no constante desempenho d'este titulo fema feito a sua gloria immortal, igualmente nos dá também foder a segurança da permanencia do sagrado culto em que fomoseducados. Os poderosos exercitos d'estes grandes monar chas são precedidos de proclamações de segurança de paz 🕒 de justiça; e a experiencia nos está mostrando estas mesmasproclamações realisadas todos os dias. Nos estamos vende x esta grande cidade cheia de tropas estrangeiras em tanto socego e boa disciplina, que mais se não poderia esperar das= nossas tropas nacionaes. A seguranca e o socego u esta cidade são iguaes em todas as horas do dia e da noite. O ill. "" e ex. " general D. Francisco de Taranco, dignissimo chefe do exercito hespanhol, a quem se deve toda a boa ordem 😁 socego d'esta cidade, alem do ensino que lhes dá com o bonz exemplo das suas relevantes virtudes, e ao mesmo tempoum observador vigilante sobre as mais figeiras faltas de disciplina dos seus subditos, e estes, debaixo das suas sabias providencias, toleram com edificação os incommodos que andam annexos a similhantes conflictos. Os templos estão cheios d'estes militares que edificam, e que por tudo istonos pôem interiormente na necessadade de os amarmos como proprios filhos, e exteriormente na obrigação de darmos este testemunho publico da nossa satisfação e do seu merecimento. E esperámos que este testemunho, fundado já na experiencia e conhecimento d'estas tropas religiosas, pacíficas e bem disciplinadas, vá servir não só para desvanecer nos vossos anunos qualquer receio que vos podesse causar a sua entrada, mas também para mostrar a obrigação em que estamos todos de praticar com ellas todos os bons officios de caridade e de hospitalidade, como se fossem nossas proprias, e ainda mais por se acharem fora do seu paiz. Por outra parte, nossos amados filhos, nos não somos insensiveis aos vossos indispensaveis incommodos, e não podemos deixar de

lower o exemplo edificante que nas actuaes circumstancias lendes dado no desempenho de todas as obrigações da honra chando. A actividade, o zélo e a prudencia das pessoas nomegadas de prevenir e apromptar tudo quanto podia ser registro para o bom aquartelamento das tropas alliadas: rolgão, a resignação e a hospitalidade de todas as corporecies religiosas, que, sem faltarem a uma só obrigação dos s 45 mstautos, ao mesmo tempo cederam promptamente dos sus commodos e dos seus pobres aposentos para hospedaanofestas tropas estrangeiras; a promptissima vontade com un todos os nossos diocesanos se téem prestado a concorrer on bido quanto lhes for pedido para o aquartelamento das memas tropas; tudo isto conhecemos, tudo isto louvámos e producemos; e assim resta só pedir-vos que continueis cono londes principiado, e exhortar-vos a que com o maior desido procureis obedecer aos sublimes poderes instituidos ordenados por Deus para nos regerem e governarem; na orteza de que todos aquelles que lhes não obedecerem resstem à ordenação divina. E, finalmente, sendo certo que os tubalhos são inseparaveis da vida presente, e que pouco duram, pois com ella se acabam, procurae fazer d'elles um aso digno da vossa piedade para merecerdes assim a benção do Altissimo, a qual venha sobre vós e permaneca comvosco Sempere.

E para que esta nossa carta pastoral possa chegar à noticia de todos os nossos diocesanos, mandamos que esta seja remetoda a todos os reverendos parochos d'este bispado, para que a leiam à estação da missa conventual; e assim aos mesmos reverendos parochos, como a todos os mais ministros do santuario, mandâmos que no exercício dos ministerios sagrados inspirem nos animos dos povos estes nossos entimentos, como já lhes insimuâmos na primeira exhortação que lhes fizemos dirigir a este respeito, em data de 5 de lezembro do anno proximo passado.

Dada n'esta cidade do Porto, no paço da nossa residencia, sob nosso signal è sello de nossas armas, aos 18 de janeiro de 1808. — A., Bispo da Porto.

(Citado a pag. 437)

#### Ordem do dia de Murat, expedida centra es habitantes de Madrid

Soldados! — A população de Madrid sublevou-se, e a in surreição chegou até ao ponto do assassinato. Bem ser que a bons hespanhoes gemeram por estas desordens. Bem longe estou de os confundar com os miseraveis que não querer senão o crime e a pilhagem; mas o saugue francez derra mou-se, pede vingança, e por conseguinte determino o que se segue:

Artigo 1.º O general Grouchy convocará esta noite a commissão militar.

- Art. 2.º Todos os que forem apprehendidos na desorden e com armas na mão serão fuzilados.
- Art. 3.º A junta é encarregada de fazer effeituar o desar mamento dos habitantes de Madrid. Todo aquelle que depois da execução d'esta ordem for achado armado, ou conservaarmas, sem permissão especial, será fuzilado.
- Art. 4.º Todo o logar em que se commetter um assassinates sobre a pessoa de um francez será queimado.
- Art. 5.º Toda a reunião de mais de oito pessoas será corresiderada como associação sediciosa, e dispersada a tiros espingarda.
- Art. 6.º Os amos responderão pela conducta dos seus credos; as lojas, officinas e outras similhantes pela dos seus empregados; os paes e as mães pela dos seus filhos; e prelados dos conventos pela dos seus religiosos.
- Art. 7.º Os auctores, vendedores e distribuidores de lbellos impressos ou manuscriptos, provocando a sedição serão considerados como agentes da Inglaterra, e como tae fuzilados.

Feita no nosso quartel general de Madrid, aos 2 de maide 1808. == Joaquim.

Por ordem de sua alteza imperial e real. = O chefe do estado maior general, Belliard.

(litalo a pag. 189)

# Junot ordena a extincção da regencia, nomeada entre nos pelo principe regente

O general em chefe do exercito francez em Portugal, em nome de sua magestade o imperador dos francezes e rei de Italia, e em observancia das suas ordens, decreta:

Artigo 1.º O reino de Portugal serà d'aqui por diante admiustrado todo mteiro e governado em nome de sua magestade o imperador dos francezes e rei de Italia, pelo general em chefe do exercito francez em Portugal.

Art. 2.º O conselho de regencia, creado por sua alteza real o principe do Brazil, no momento em que este principe abandonou o reino de Portugal, fica superimudo.

Art. 3.º Haverá um conselho de governo, presidido pelo general em chefe, composto de um secretario d'estado encarregado da administração do interior e das finanças, com dos conselheiros de governo, um encarregado da repartição do interior e outro encarregado da repartição das finanças; de um secretario d'estado encarregado da repartição da guerra e da marinha, com um conselheiro de governo encarregado da repartição da guerra e da marinha; de um conselheiro de governo encarregado da justiça e dos cultos, como titulo de regador. Haverá um secretario geral do conselho, encarregado dos archivos.

Art. 5.º Os ses, corregedores das comarcas, juizes de tora, juizes do crime e juizes ordinarios: os desembargadores dos differentes tribunaes, o senado da camara de Lisboa, junta do commercio, as diversas camaras, o presidente do terreiro publico, em uma palavra, todos os encarregados da administração publica são conservados, á excepção das reduceões que o interesse publico mostrar que é necessario fazerem-se pelo tempo adiante, e das mudanças nos objectos

relativos a seus cargos, que a nova organisação do governo julgar indispensaveis.

Art. 5.º Mr. Herman é nomeado secretario d'estado, encarregado da repartição do interior e das finanças.

 D. Pedro de Mello e nomeado conselheiro do governo da repartição do interior.

O sr. de Azevedo da repartição das finanças.

Mr. Lhuitt é nomeado secretario d'estado encarregado da guerra e da marinha.

O sr. conde de Sampaio é nomeado conselheiro do governo da repartição da guerra e da repartição da maxinha.

O sr. principal Castro è nomeado conselheiro do governo, encarregado da justiça e dos cultos, com o titulo de regedor.

Mr. Viennez Vaublanc é nomeado secretario geral.

Art. 6.º Haverá em cada provincia um administrador geral com o titulo de corregedor mór, encarregado de dirigir todos os ramos da administração, de vigiar sobre os interesses da provincia, de indicar ao governo os melhoramentos que devem lazer-se, tanto a respeito da agricultura, como da industria, devendo corresponder se sobre qualquer d'estes objectos com o secretario d'estado da competente repartição, e com o regedor pelo que pertencer á justiça e ao culto.

Haverá igualmente em cada provincia um official general encarregado de manter a ordem e tranquillidade; as suas funcções são puramente militares, mas nas ceremomas publicas terá o seu logar á direita do corregedor mór.

Haverá um corregedor mór na provincia da Extremadura, que residirá em Coimbra, e um corregedor mór na cudade de Lisboa e seu termo, o qual será demarcado de uma maneira exacta.

Art. 7.º O presente decreto será impresso e aflixado em todo o reino para ter força de lei.

O secretario d'estado do interior e das finanças, o secretario d'estado da guerra e da marinha, e o regedor, são encarregados da sua execução, cada um pela parte que flie toca.

Dado no palacio do quartel general, no 1.º de fevereiro de 1808. — Junot.

## DOCUMENTO N.º 8

(Gitado a pag. 488)

# Farmulario das peças officiaes, mandado observar por Junot

O governador de Paris, primeiro ajudante de campo de sua magestade o imperador e rei, general em chefe, decreta:

Da data d'este em diante todos os actos publicos, leis, sentenças, etc., etc., de qualquer natureza que sejam, que ate agora se faziam e processavam em nome de sua alteza real o principe regente de Portugal, principiarão pela formula seguinte: «Em nome de sua magestade o imperador dos francezes, rei de Italia, protector da confederação do libero».

Todos os actos administrativos e de execução, relativos a qualquer decreto ou ordem, emanados do actual governo, terão, alem da formula acima, a seguinte: «E em consequencia do decreto ou das ordens de s. ex.ª o governador de Paris, pruneiro ajudante de campo de sua magestade, e general em chefe do exercito francez em Portugal».

A formula empregada pelo governo serà: «Em nome de ma magestade o imperador dos francezes, rei de Italia, protector da confederação do Rheno, onvido o conselho do governo equando o conselho tiver sido consultador, o governador de Paris, primeiro ajudante de campo de sua magestade, general em chefe do exercito francez em Portugal, decreta». E quando não tiver havido deliberação no conselho, a formula serà: «Em nome de sua magestade o imperador dos francezes, etc., etc., o governador de Paris, etc., decreta em ordena».

O sello do governo será o mesmo do imperio francez, com esta legenda: «Governo de Portugal».

O secretario d'estado do interior e das finanças, o secretario d estado da guerra e da marinha, e o regedor, são encarregados da execução do presente decreto, cada um pela parte que lhe toca.

Dado no palacio do quartel general, no 1.º de fevereiro de 1808. = Junot,

# DOCUMENTO N.º 9

Citado a pag. 188.

# A celebre proclamação de Junot promettendo um Camões para o Algarve e Beira Alta

O governador de París, primeiro ajudante de campo de sua magestade o imperador e rei, general em chefe.

Habitantes do reino de Portugal. — Os vossos interesses fixaram a attenção de sua magestade o imperador, nosso augusto senhor: toda a irresolução deve desapparecer: decidiu-se a sorte de Portugal, e segurou-se a sua felicidade futura, pois que Napoleão, o Grande, o tomou debaixo da sua omnipotente protecção.

O principe do Brazd, abandonando Portugal, renuncion todos os seus direitos á soberania d'este reino. A casa de Bragança acabou de reinar em Portugal.

O imperador Napoleão quer que este bello paiz seja administrado e governado todo interro em seu nome e pelo goneral em chefe do seu exercito.

A tarefa que me impõe este signal da benignulade e confianca de men amo é difficil de cumprir; mas en espero preenchel·a dignamente, ajudado dos homens mais instruidos do reino e da boa vontade de todos os seus habitantes.

En tenho estabelecido um conselho de governo para me illuminar a respeito do bem que devo fazer; mandar-se-hão administradores ás provincias, para se assegurarem dos meios de melhorar a administração, e estabelecerem n'ellas a ordem e a economia.

En ordeno que se abram estradas e rompam canaes para

enano, e nao navera entre enes outra rivanuace que alor e da disciplina.

rendas publicas bem administradas segurarão a cada egado o premio do seu trabalho; a instrucção publica, não da civilisação dos povos, se derramará pelas pros; e o Algarre e Beira Alta terão também um dia o seu ies.

religião de vossos paes, a mesma que todos professâserá protegida e soccorrida pela mesma vontade que e restaural-a no vasto imperio francez, mas livre das retições que a deshonram: a justiça será administrada igualdade, e desembaraçada das delongas e arbitrios ntarios que a sopeavam.

tranquillidade publica não será mais perturbada por iveis salteadores, resultado da ociosidade; e se acaso tirem malvados incorrigiveis, uma policia activa livrará les a sociedade; a deforme mendicidade não arrastará s os seus fatos immundos na soberba capital, nem pelo rior do reino; estabelecer-se-hão casas de trabalho para ; fim; o pobre estropeado ali achará um asylo, e o precoso será empregado em trabalhos necessarios á sua proconservação.

labitantes do reino de Portugal, estae seguros e tranquil-; repelli as instigações d'aquelles que quereriam conduveis para a subsistencia de um grande exercito, necessario aos vastos projectos do grande Napoleão; seus olhos vigi lantes estão fixados em vôs, e a vossa futura febridade est segura; elle vos amará tanto como aos seus vassallos francezes; cuidae, porém, em merecer os seus beneficios por vosso respeito e vossa sujeição á sua vontade.

Dado no palacio do quartel general em Lisboa, no 1.º de fevereiro de 1808. — Junot.

## DOCUMENTO N.º 10

(Citado a pag. 189)

Decreto do imperador Napoleão impondo a Portugal uma contribuição de 400 milhões do francos com o pretexto do resgate das propriedades

Napoleão, imperador dos francezes, rei de Italia, protecto da confederação do Rheno, havemos decretado e decretá mos o seguinte:

Artigo 1.º Uma contribuição extraordinaria de guerra d 100 milhões de francos 4 será imposta sobre o reino de Por tugal para servir de resgate de todas as propriedades, de haixo de quaesquer denominações que possam ser, perter centes a particulares.

Art. 2.º Esta contribuição será repartida por provincias por cidades, segundo as posses de cada uma, pelos cuato dos do general em chefe do nosso exercito; e tomar-se-há as medidas necessarias para a sua prompta arrecadação

Art. 3.º Todos os bens pertencentes à rainha de Portugal ao principe regente e aos principes que desfructam apana gios, serão sequestrados.

<sup>1</sup> Em consequencia da deputação portugueza, que Junot enxecu Buonaparte, foi esta contribuição reduxida a 50 milhões de frances.

Art. 4.º Todos os bens dos fidalgos que acompanharam o tincipe quando abandonou o paiz, que não se tiverem remido ao reino até ao dia 15 de fevereiro de 1808, serão iminente sequestrados.

Dado no palacio real de Milão, em 23 de dezembro de 1807. ⇒ Napoleão.

## DOCUMENTO N.º 11

(Gitado a pag. 192 o 445)

Regulamento ordenado por Junot para a cobrança dos 100 milhões de frances decretados por Buonaparte

Em consequencia do decreto de sua magestade, em data de 23 de dezembro de 1807, e em nome de sua dita magestade, nós governador de Paris, primeiro ajudante de campo de sua magestade, general em chefe do exercito francez em Portugal, temos decretado e decretamos o seguinte:

Artigo 1.º Lançar-se-ha uma contribuição extraordinaria de guerra de 40 milhões de cruzados i sobre todo o reino de Portugal. A contribuição de 2 milhões de cruzados, imposta e já satisfeita a depois da entrada do exercito francez,



veis para a subsistencia de um grande exercito, necessario aos vastos projectos do grande Napoleão: seus olhos vigilantes estão fixados em vós, e a vossa futura felicidade está segura; elle vos amará tanto como aos seus vassallos francezes: cuidae, porém, em merecer os seus beneficios por vosso respeito e vossa sujeição á sua vontade.

Dado no palacio do quartel general em Lisboa, no 1.º de fevereiro de 1808. — *Junot*.

# DOCUMENTO N.º 10

(Citado a pag. 189)

Decreto do imperador Napoleão impondo a Portugal uma contribuição de 100 milhões de francos com o pretexto de resgate das propriedades

Napoleão, imperador dos francezes, rei de Italia, protector da confederação do Rheno, havemos decretado e decretámos o seguinte:

Artigo 1.º Uma contribuição extraordinaria de guerra de 100 milhões de francos <sup>1</sup> será imposta sobre o reino de Portugal para servir de resgate de todas as propriedades, debaixo de quaesquer denominações que possam ser, pertencentes a particulares.

Art. 2.º Esta contribuição será repartida por provincias e por cidades, segundo as posses de cada uma, pelos cuidados do general em chefe do nosso exercito; e tomar-se-hão as medidas necessarias para a sua prompta arrecadação.

Art. 3.º Todos os bens pertencentes à rainha de Portugal, ao principe regente e aos principes que desfructam apanagios, serão sequestrados.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Em consequencia da deputação portugueza, que Junot enviou a Buonaparte, foi esta contribuição reduzida a 50 milhões de francos.

Art. 5.º Todos os bens dos fidalgos que acompanharam o principe quando abandonou o paiz, que não se tiverem recolhido ao remo até ao dia 15 de fevereiro de 1808, serão igualmente sequestrados.

Dado no palacio real de Milão, em 23 de dezembro de 1807. = Napoleão.

# DOCUMENTO N.º 11

(Citado a pag. 192 e 145)

Regulamento ordenado por Junot para a cobrança dos 100 milhões de francos decretados por Buonaparte

Em consequencia do decreto de sua magestade, em data de 23 de dezembro de 1807, e em nome de sua dita magestade, nos governador de Paris, primeiro ajudante de campo de sua magestade, general em chefe do exercito francez em Portugal, temos decretado e decretámos o seguinte:

Artigo 1.º Lançar-se-ha uma contribuição extraordinaria de guerra de 40 milhões de cruzados <sup>1</sup> sobre todo o reino de Portugal. A contribuição de 2 milhões de cruzados, imposta e já satisfeita <sup>2</sup> depois da entrada do exercito francez, entrará na conta da presente contribuição, e será satisfeita dos ultimos milhões pelo nosso recebedor geral.

Art. 2.º Para esta contribuição extraordinaria pagarão uma somma de 6 milhões de cruzados todos os negociantes, banqueiros e rendeiros das rendas e contratos do reino de Portugal por intervenção da junta do commercio, que fará a repartição desta somma por todos os individuos desta classe pro rata de sua fortuna conhecida ou presumida, e esta contribuição será satisfeita da maneira seguinte: O primeiro

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Era a correspondente aos 100 milhões de francos.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Esta allegada contribuição foi o emprestimo de 2 milhões, que o compercio de Lisboa fez a lunot no mez de dezembro de 4807, com a promessa de lhe serem pagos.

terço será pago no dia 10 do proximo mez de março, o segundo terço será pago no 1.º de maio, e o terceiro terco será pago no 1.º de agosto.

Art. 3.º Todas as mercadorias de manufactura ingleza, sendo confiscaveis pelo unico facto da sua origem, serão resgatadas pelos negociantes que as possuem, e serão senhores de dispor d'ellas á sua vontade, pagando por seu resgate o terço do seu valor, segundo as facturas. Effeituar-se-ha este pagamento em tres prasos e nas epochas estalu-lecidas no artigo precedente.

Art. 4.º Todo o oiro e prata de todas as igrejas, capellas e confraras da culade de Lisboa e seu termo serão conduzidos á casa da moeda, e recebidos pelo thesoureiro della, debaixo da inspecção e ordens do provedor da mesma casa no termo de quinze dias; não ficarão nas igrejas mais que as peças de prata necessarias á decencia do culto, das quaes peças se remetterá uma lista, assignada pela pessoa ou pessoas encarregadas da administração e guarda d'estes objectos; o portador receberá do thesoureiro da casa da moeda um recibo em fórma authentica. Toda a pessoa convencida de fraude, seja a respeito da declaração dos objectos existentes, seja dos objectos deixados ás igrejas, seja de ter desviado alguns objectos em utilidade sua, será condemnada a pagar o quadruplo do valor do objecto não declarado ou desviado.

Art. 5.º Todos os objectos acima ditos, pertencentes ás igrejas, capellas e confrarias das provincias, serão entregues em casa dos recebedores das decimas, no termo de quinze dias, debaixo das condições e das penas determinadas no artigo 4.º Estes recebedores passarão recibos authenticos, e remetterão os objectos recebidos á casa da moeda de Lasboa, cujo thesoureiro thes passarão competente recibo. Dar-se-ha ama escolta a estes recebedores no caso de precisarem d'ella.

Art. 6.º O producto total do valor dos ditos objectos será abatido na conta da presente contribuição.

Art. 7.º Todos os arcebispos e bispos do reino, todos os prelados e superiores de ordens religiosas de ambos os ses

tos, is congregações regulares e seculares que possuem bots, landos on capitaes postos a juro, contribuição com do tros do seu rendimento annual, se este rendimento não exceder a 16:000 cruzados; se o seu rendimento exceder a 16:000 cruzados, contribuição com tres quartos d'este tendimento. Tanto nos como os outros ficação livres de papar boma no presente anno.

At 8.º Quinze dias depois da publicação do presente decuto, odos os sobreditos prelados serão obrigados a remettet ao secretario d'estado da repartição do interior e das fiamos uma declaração exacta de seus rendimentos annuaes, aqual elle fará examinar e verificar, e toda a pessoa cuja declaração não for exacta será condemnada a pagar o duplo da sua contribuição; esta multa será cobrada por via de frenção feta nos bens do delinquente.

Att. 9 ° O primeiro terço d'esta contribuição deverá ser entregue na caixa do recebedor geral das contribuições e renda de Portugal <sup>1</sup>, no praso de um mez depois da publicação do presente decreto, pelos prelados acima mencionados residentes em Lisboa, e no espaço de seis semanas por aquelles que residem nas provincias.

Art. 10.º O segundo terço será entregue na dita caixa ses semanas depois da primeira entrega pelos prelados residentes em Lisboa, e dois mezes depois da primeira entrega pelos que residem nas provincias.

Art. 11.º O terceiro terço será entregue na dita caixa um mez depois da segunda entrega pelos prelados que habitam (m. Lisboa, e tres mezes depois da segunda entrega pelos polados que habitam nas provincias.

Art. 12.º Toda a pessoa que possuir beneficio ecclesiastro de 6005000 a 9005000 réis por anno contribuirá com los terços de seu rendimento annual; se o beneficio exceder a 9005000 réis contribuirá com tres quartos de seu ren-

Para este cargo de recebedor geral foi nomeado mr. Felix Berthey, per decreto de Napoleão, datado de Fontainebleau, aos 16 de nobro de 1897, sendo referendado pelo secretario d'estado mr. Marte,

sente artigo as terras pertencentes aos commendadores, donatarios da coróa, nem aos individuos denominados actigo 7.º

Art. 24.º O secretario d'estado do interior e das finafica encarregado da execução do presente decreto, que impresso e aflixado por todo o reino.

Dado no palacio do quartel general em Lisboa, no l. fevereiro de 1808. — Junot.

#### Instrucções para a execução do anterior decreto

O ill. \*\*no e ex.\*\*no sr. general em chefe do exercito fracem Portugal, tendo tomado em consideração algumas das occorrentes, e que podem obstar à prompta exest do decreto do 1.º de fevereiro, para que ella se não tarde, houve por bem resolvel-as, e mandar formar astrucções que devem servir à execução do dito decreto, forma seguinte:

Artigo 1.º A mesa da consciencia e ordens toca a arridação da contribuição que devem pagar os commendado passando para este fim as necessarias ordens aos proved das comarcas, ou outros magistrados dos districtos em existirem as commendas, regulando-se a contribuição de pelos preços dos seus arrendamentos; e na falta detles los das avaliações que se acham feitas para a decima am sem outras deducções mais que as congruas dos reitor curas que não contribuem, ou tendo hospitaes annexos por sua natureza não são contribuintes.

Art. 2." A assembléa de Malta procederá n'esta confodade pelas commendas que respeitam à sua ordem. O declaração que as que pagam anno de morto ficam (set d'esta contribuição).

Art. 3.º Devendo as fazendas inglezas, que se achamcidades e villas das provincias fóra de Lisboa, contribuir forma do artigo 3.º do decreto, os corregedores das corcas vigiarão e responderão pela sua execução, sendo os comissarios d'esta contribuição os juizes territoriaes, na fo conal sobre todas as corporações de officios, quanto aos docos de loja aberta e logares de venda nas praças publicas e con dellas, tançando e fazendo arrecadar, por via de execicio e por esta vez, um imposto para a sobredita applicacia. Passar-se-hão recibos on conhecimentos em forma a todos o que houverem de contribuir. O senado fará entreças o producto deste imposto na caixa do recebedor geral e a contribuções e rendas de Portugal todos os oito dias até a ma intera satisfação. O mesmo senado expedirá ordens a todas as camaras das provincias da Extremadura. Alemtejo e togaros, para fazerem lançar e arrecadar o mesmo imposto com esta differença, que n'estas provincias os pagamentos está fenosas todos os mezes ao recebedor geral das rendas contribuções até a inteira satisfação.

Att. 21.º O senado do Porto fará lançar e arrecadar o mesmo amposto, e da mesma maneira na cidade do Porto e sen termo; e fica encarregado de obrigar a fazer o mesmo enctolas as outras camaras das provincias do norte, sobre do pues tera inspecção para este effecto somente.

Art 22.º A mesa do bem commum procederá a fazer, debaso da uispecção da real junta do commercio, uma igual cepartção sobre todas as lojas que se acharem fora da jurisdeció do senado com as mesmas formas e as mesmas enregas.

Art. 23.º O general em chefe, querendo indemnisar os soletzes habitantes da provincia da Beira do que téem sofindo pela passagem dos exercitos, ordena que as villas, losues e aldeias comprehendidas entre o Tejo e a estrada de Silvaterra, Idanha a Nova, Castello Branco, Sobreira Formasa e Villa de Rei, inclusivamente até ao Zezere, à excepto de Abrantes, serão isentas dos dois primeiros terços da presente contribuição, e da imposição comprehendida no 1920-21.º As villas, logares e aldeias proximas à estrada de Lesboa, desde Abrantes inclusivamente até Sacavem influsivamente, serão isentas da imposição comprehendida no 1930-21.º Não são comprehendidas na disposição do pre-

estes sejam obrigados a cavalleiratos ou pensões imposseus beneficios, as quaes equivalham on excedam designada no dito artigo, poderão reter as quotas parte pectivas aos pensionarios pelas suas pensões, e inteira ellas a contribuição competente; mas sendo os beneficas pensões menores da dita taxa, pagarão sómente du cimas, atem da em que estiverem collectados, e segui estimação que já se acha feita.

Art. 8.º E para que na liquidação dos redditos se prijustamente, sendo os fructos incertos, deverá precede hação a mais approximada, para por ella se determiquantidade pelo producto medio dos fructos nos cinco proximos preteritos, designando-se o valor d'elles pelo tiação legal que rege o actual pagamento da imposiçõe decima.

Art. 9.º Se, porém, as pensões dos beneficios são ap das a congruas de parochos, hão de deduzir-se da dade, sem comtudo contribuirem estas, assim como duzirão as pensões para fabricas das igrejas, semint ontras, que serão collectadas no total dos rendimento mesmas fabricas e seminarios.

Art. 10.º Os beneficios vagos, e os que contribuedo amo de morto, ficam fóra d'esta contribuição. Con rão, porém, os beneficios litigiosos, e será effectiva ção do em que forem quotisados pelos mesmos dej dos seus rendimentos. Não devendo alterar-se a ordel belecida pelo que tora á competencia dos fançamento as entregas líquidas da contribuição ecclesiastica se aos recebedores geraes das decimas das comarcas, e les serão remettidas como as mais á caixa geral, dela inspecção do corregedor superintendente.

Art. 11.º Para a contribuição dos proprietarios di não fará duvida a falta momentanea de alugadores, não estando actualmente alugadas, devem contribuir valor de tres decimas, regulado pelo ultuno arrenda sendo habitadas pelos proprietarios, deve regular-se liação pela que tiverem na collecta das decimas; e de decreto de 4 de dezembro do anno passado, debaixo da sas aspecção, e a farão exacta e effectiva nos prasos declatados no artigo 2.º

At 4.º A repartição ordenada no artigo 22.º do referido de coo será executada nas provincias pelas camaras das cidades é velas, e exactamente segundo o que dispõem os artigos 20.º e 21.º, debaixo da inspecção dos respectivos suprembadentes das decimas.

MUS. A fim de facilitar a entrada na casa da moeda de do o oro e prata das igrejas, capellas e confrarias das pormoas, como as de Lisboa, individuadas nos artigos 4.º 58, nos prasos n'elle fixados, cuidarão os superintenden-🔻 🔄 decima na sua prompta execução, fazendo entregar obpositario geral da mesma decima as pratas da sua coada, com as listas que n elle se declaram para serem transantalas, as das provincias do Minho e Traz os Montes ao lepesno geral do Porto; as das comarcas da Beira ao conomo de Santa Cruz de Coimbra; as das comarcas do Afse juntarão em Faro: e dos sobreditos depositos serandas remettidas, com as competentes guias, à casa da weda, na qual directamente devem entrar as das provincias la Acintejó e Extremadura. E os mesmos superintendentes folcido mandar fazer as necessarias despezas d'estes transortes, arbitrando o justo e racionavel preco d'ellas por 🗝 squer cofres das rendas da sua arrecadação.

Art. 6." Das obrigações d'estas entrepas se reservam para cenera do cuito os calices, as patenas e colhermhas, as redes, as custodias, os cofres em que na semana santa se muna depositar o Santissimo Sacramento, as corôas e aplendores que actualmente adornam as imagens, as imaus de Nosso Senhor Jesus Christo e de Nossa Senhora, e referanos enjo peso não exceder a 2 marcos de prata.

Art. 7.º Para a percepcão d'esta imposição sobre benepos coalescasticos se regularão os respectivos superintentotes pelo disposto no artigo 12.º, calculando para ella a labilide do rendimento ainda pela umão de differentes puedicios menores no mesmo beneficiado. Quando, porêm. Alem do antecedente decreto e instrucções, houv as seguintes medidas destinadas ao mesmo fim, qu uma e outra consa se tinha em vista:

#### Edital

A real junta do commercio, agricultura, fabricas e as dominios, devendo proce gacăo d'er 101 derrama c tzir os 6 milhões de cruzado que o con ) deve contribuir para o paga dos 40 mit micão extraordinaria de guer te co förma do l e real de 23 de dezembro do, addici o decreto do f.º de fevereiro vindo-se 1 da taxação do juizo de negos de toda a major conhecimento dos indique compõem a praça de Lisboa, debaixo das regras da equidade possivel: manda prevenir a todos os negoci que, não havendo tempo a perder para se verificar o pri pagamento no praso que o mesmo decreto ordena, o tr fará expedir a cada um dos collectados um bilhete imp rubricado pelo deputado secretario, do qual constará a ma em que é taxado, a fim de que até ao dia indica corrente venha com a quota parte do respectivo paga à contadoria do mesmo tribunal, onde se lhe darà um tela que lhe sirva de titulo até receber o conhecimen forma, ficando sujeito ás execuções fiscaes qualquer p

Para chegar à noticia de todos se mandaram affixa taes. Lisboa, 3 de março de 1808.

que assim o não cumprir.

#### Edital

O senado da camara, em observancia do artigo 20.% creto do 1.º de fevereiro proximo passado, e do artigo das instrucções de 27 do mesmo mez, ordena que t pessoa que no bairro de . . . tiver loja de venda de qu

impodas devem pagar pelo preço do arrendamento, sem dedução alguna, na fórma do artigo 46.º, e sem attenção a qualques acontecimento de futura devolução ou falta de mizidor, lazendo-se os pagamentos aos depositarios e rededuces das respectivas superintendencias das decimas.

At. 12.º N esta contribuição, porein, dos senhorios de camposta pelo artigo 16.º, podendo entrar em duvida quaes paras epochas do pagamento, por isso que no mesmo artigo se específicam, declara-se que estas epochas são as ademinadas nos artigos 9.º, 10.º e 11.º E da mesma sorte as pessos comprehendidas nos artigos 17.º, 18.º e 19.º devem para nos mesmos prasos em que se cobram as imposições, robustas n elles declaradas, sendo os exactores d'estes papinentos os mesmos que o são das referidas imposições. An. 13.º Os bens das misericordias, hospitaes, enfermators, casas e objectos de piedade, são por sua indole e applituês isentos d'esta contribuição: não o é, poréim, o oiro e praa declarados nos artigos 4.º e 5.º do decreto, que comprehendem os ditos estabelecimentos, com as excepções já molicanadas no artigo 6.º

Att. 14.º Todas as regras acima estabelecidas são comteleusiveis de todos os objectos da presente contribuição
appeareis a cada um dos ramos d'ella, e obrigam os tribunaes, corporações e superintendentes ecclesiasticos e seculates, encarregados da execução do mencionado decreto,
os quaes para maior facilidade da cobrança farão aflixar editaes om designação dos dias, horas e logares em que os
collectados devem concorrer para as entregas dos seus pasamentos, tendo previamente procedido aos necessarios lansamentos, tirados dos que devem ter feito para as decimas;
ha intelligencia de que a remessa do producto da contribuido a caixa geral d'ella deve ser acompanhada com os livros
dos mesmos lançamentos, por onde possam verificar-se as
adeções lançadas e a sua total importancia, ficando copias
celes nas respectivas superintendencias.

Lishoa, 27 de fevereiro de 1808. = Francisco Autonio Jerman. não tiverem cumprido com a mencionada obrigação. Adve também que o pagamento da terça parte do valor das fazo das de manufactura ou producção ingleza, devendo-se faz na sua secretaria, ella está aberta todos os dias (não sen domingos ou dias santos) desde as nove horas da manto a ás tres da tarde, para se receber a primeira parte do me cionado terço.

Lisboa, aos 12 de março de 1808.

#### Edital

A real junta do commercio, agricultura, fabricas e nas gação d'estes reinos e seus dominios, encarregada de fon cer para a contribuição extraordinaria de guerra 6 millo de cruzados, que devia derramar na forma do artigo 2.º decreto do 1.º de fevereiro; sendo a avaliação das fortun de cada um sempre incerta, e tornando-se agora imposso pela complicação de fantas e tão extraordinarias causas, o influiram no estado publico, como nos particulares: o tel nal, desejando achar ao menos probabilidades que appro mem quanto for possível às regras de justiça operações d ficers, que não podem deixar de ser arbitrarias, resolve ouvir a praça, chamando diarramente os negociantes em bi mas de dez e doze, para se taxarem reciprocamente, d cutindo entre si as suas actuaes circumstancias e os fund mentos das reclamações que apparecem, as quaes não : julgadas sem serem antes conferidas em duas e tres sessidifferentes, o que dá um juizo de mais de quarenta vogad em que entram tres e quatro negociantes de probidade d mais conhecedores da praça, e que por se mostrarem ma addictos à causa publica se fizeram ficar permanentes u sessões, a fim de que, transmittindo aos outros as ideas o systema que se adopton, fizessem uniformes pela confront ção das respectivas taxas as ultimas operações com as p merras. E para generalisar e subdividir n'esta reparticio encargo do resgate geral, se mandaram vir à collação,

na do costume. Os mercadores de loja aberta e officiaes xhanicos, que obtendo as competentes licenças para abrinlojas de seus traficos, debaixo d'elle mesmo negoceiam mpresso: os capitalistas que por si ou por interpostas esas fazem qualquer operação cambial de juros, riscos, lexontos de letras ou de papel-moeda; os herdeiros de mmerciantes, que, entrando na fruição de grandes cabehesprovenientes do commercio, sem lhes haverem corrido tisos, perdas e fadigas que d'elle são inseparaveis, minuaram algumas transacções commerciaes, e devem risso vir em auxilio do commercio, o qual, tendo feito á tuna de que gosam, faz agora a desgraça dos que o estaa sustentando, fornecendo-lhe fundos que já estão perlos ou muito longe de tornarem ao seu poder. Explicado sim o methodo que se tem seguido para evitar tropeços fathreis no meio de trévas tão espessas, fica evidente que ndo o unico objecto repartir os incommodos com aquella midade que está ao alcance da prudencia humana, qualper pessoa que em boa fé se mostrar lesada ha de ser tut da nas suas representações (como o têem já sido as

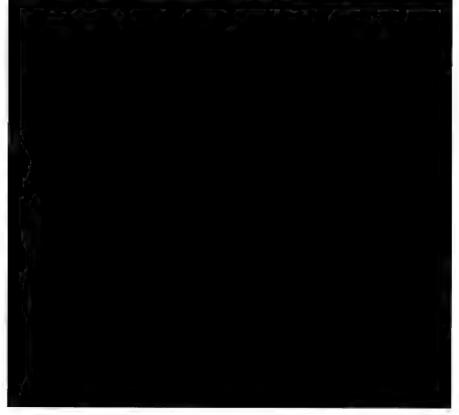

não tiverem cumprido com a mencionada obrigação. Adverte também que o pagamento da terça parte do valor das fazendas de manufactura ou producção ingleza, devendo-se fazer na sua secretaria, ella está aberta todos os dias enão sendo domingos ou dias santos) desde as nove horas da manhã até ás tres da tarde, para se receber a primeira parte do mencionado terço.

Lisboa, aos 12 de marco de 1808.

#### Edital

A real junta do commercio, agricultura, fabricas e navegação d'estes reinos e seus dominios, encarregada de fornecer para a contribuição extraordinaria de guerra 6 milhões de cruzados, que devia derramar na forma do artigo 2.º do decreto do 1.º de fevereiro; sendo a avalação das fortunas de cada um sempre incerta, e tornando-se agora impossível pela complicação de tantas e tão extraordinarias causas, que influram no estado publico, como nos particulares: o fribunal, desejando achar ao menos probabilidades que approximem quanto for possível as regras de justiça operações difficeis, que não podem deixar de ser arbitrarias, resolven ouvir a praça, chamando diariamente os negociantes em turmas de dez e doze, para se taxarem reciprocamente, discutindo entre si as suas actuaes circumstancias e os fundamentos das reclamações que apparecem, as quaes não são julgadas sem serem antes conferidas em duas e tres sessões differentes, o que dá um juizo de mais de quarenta vogaes, em que entram tres e quatro negociantes de probidade dos mais conhecedores da praça, e que por se mostrarem mais addictos à causa publica se fizeram ficar permanentes nas sessões, a fim de que, transmittindo aos outros as ideas do systema que se adoptou, fizessem uniformes pela confrontação das respectivas taxas as ultimas operações com as primeiras. E para generalisar e subdividir n'esta repartição o encargo do resgate geral, se mandaram vir à collação, na

forma do costume, os mercadores de loja aberta e officiaes no fancos, que obtendo as competentes licenças para abritomaps de seus traficos, debaixo d'elle mesmo negoceiam 👊 (1080); os capitalistas que por si ou por interpostas pessas lazem qualquer operação cambial de juros, riscos, desontos de letras ou de papel-moeda; os herdeiros de ommerciantes, que, entrando na fruição de grandes cabedes provenientes do commercio, sem lhes haverem corrido os tecos, perdas e fadigas que d'elle são inseparaveis, · dagaram algumas transaccões commerciaes, e devem per isso vir em auxilio do commercio, o qual, tendo feito a bruma de que gosam, faz agora a desgraça dos que o estaom sistentando, fornecendo-lhe fundos que já estão perd dos ou muito longe de tornarem ao seu poder. Explicado assimo methodo que se tem segnido para evitar tropeços "idiliveis no meto de trévas tão espessas, fica evidente que scale e meco objecto repartir os encommodos com aquella cublade que esta ao atcance da prudencia humana, qualquer pessoa que em hoa fé se mostrar lesada ha de ser mendala nas suas representações (como o téem já sido as que pareceram dignas d'isson, ainda antes de se levarem à presença do chefe que nos governa, na fórma do seu decreto de 9 do corrente : do mesmo modo que também será sugmentada a imposição aos que forem convencidos de má fe ms suas quetensões.

E para constar se mandaram aflixar editaes, Lisboa, 17 de março de 1808. — Francisco Soures de Araujo e Silva.

#### Edital

A real junta do commercio, agricultura, fabricas e navegação d'estes reinos e seus dominios, não tendo recebido resultado algum das ordens precisas que passon aos corregedores de todas as comarcas do reino a respeito da contriturição extraordinaria de guerra, havendo só alguns d'elles que fizeram perguntas, a que se lhes não póde responder, sobre a intelligencia das mesmas ordens, que foram conceca, para ema remessa pedirão, sendo necessi litar. E contra os que forem remissos nos procederà em conformulade do outro dec março passado; devendo entender-se que s a cada um dos collectados qualquer quantia pago em consequencia da derrama anterior: que entrarão no computo de cada terra as s las pessoas que por contratos ou por quaes sões tenham já sido taxadas on forem depo-Bem entendido que não deve entrar na claso layrador que arrendou terras para as cultie que sem outro algum trafico carrega com seus fructos. Ficando, outrosim, advertido q quer contribuidor quizer pagar a sua divida se lhe deverá abonar o desconto respectivo pel, dando-se as competentes clarezas para .

As listas da derrama, assim das terras, e duos, deverão ser assignadas pelos magistra tros vogaes, para se remetterem ao tribunal na camara e nas respectivas comarcas. Pel corregedores, magistrados e mais pessoas, ; cumento d'esta pertencer, a cumpram como «

O mesmo senhor o mandon pelos munst gnados, deputados da real junta do commer fabricas e navegação d'estes remos e sens d Camillo da Silva Sonsa e Bastos a fez em Lis de 1808.

## DOCUMENTO N.º 12

(Citado a pag. 20%)

Allocução da deputação portugueza envinda comprimentar Napoleão e pela mesma deputação dirigida aos seus

A confiança que depositastes no grande p qual temos a honra de ser interpretes dos no dos vessos vetes, foi inspirada menos pelo conhecinado dos interesses da patria, do que pelo desejo de conlara decisão da nossa sorte ao poderoso genio que, tendo restorado o seu paiz, deu uma nova constituição à Europa.

O tempo que nos demorámos na fronteira do imperio batera, e que preceden a chegada de sua magestade imperioral, cabalmente nos mostron o imperio que o grande momacha exerce nos corações de todos.

ls acclamações cada vez mais vivas de seus subditos nos momeraram o momento em que se devia completar a felici-

Sua magestade imperial e real concedeu o primeiro dia di sua chegada a Bayonna aos seus subditos (este é o tributo coluario do seu desvelo para com elles), e dignou-se conceder-nos o segundo. Sua magestade imperial e real conhecia, anda mesmo antes de lh o expormos, a vossa posição, as vossas necessidades e tudo quanto vos interessa. Se alguma ousa póde igualar o seu genio e a elevação da sua alma e a generosidade dos seus principios.

Ao mesmo passo que sua magestade imperial e real se dignava fallar-nos sobre as nossas circumstancias políticas com affabilidade verdadeiramente paternal, fazia as reflexões as mas interessantes para a nossa felicidade, e manifestava os principios mais elevados a respeito do uso dos direitos que as circumstancias the deram. Não foi como conquistador que sua magestade imperial e real entron no nosso territorio, nem como tal quer que o seu exercito ahi permanera. O unperador sabe que nunca tivemos guerra com sua magestade imperial e real. Pela grande distancia que separa a anssa patria do sen imperio, não póde sua magestade impenal e real vigiar sobre ella com a mesma attenção com que figia os outros seus estados, e com que, satisfazendo todas as necessidades d'estes, satisfaz também o amor que sua a reestade imperial è real consagra aos que téem a fortuna de ser seus subditos. Seguem-se muitos inconvenientes da delegação de uma grande auctoridade em paixes mui dislantes. Sua magestade imperial e real não tem desejo algum

ca, para cuja remessa pedirão, sendo necessario, auxilio litar. E contra os que forem remissos nos pagamentos procederà em conformidade do outro decreto de 🐒 marco passado; devendo entender-se que se ha de abd a cada um dos collectados qualquer quantia que tenbor pago em consequencia da derrama anterior; do mesmo in que entrarão no computo de cada terra as sommas d'aq las pessoas que por contratos ou por quaesquer outras sões tenhani já sido taxadas ou forem depois pelo tribui Bem entendido que não deve entrar na classe dos rendeo lavrador que arrendou terras para as cultivar elle mes e que sem outro algum trafico carrega com as dec mas sens fractos. Ficando, outrosim, advertido que quando q quer contribuidor quizer pagar a sua divida toda em mo se llig deverá abonar o desconto respectivo à metade do pel, dando-se as competentes clarezas para a conta go ra-

As listas da derrama, assim das terras, como dos moduos, deverão ser assignadas pelos magistrados e pelos tros vogaes, para se remetterem ao tribunal, ficando coma camara e nas respectivas comarcas. Pelo que todo corregedores, magistrados e mais pessoas, a quem o cot emento d'esta periencer, a cumpram como n'ella se conte

O mesmo senhor o mandon pelos ministros abaixo a guados, deputados da real junta do commercio, agriculti fabricas e navegação d'estes remos e seus dominios. — i Camulto da Silva Sousa e Bastos a fez em Lisboa a 8 de a de 1808.

#### DOCUMENTO N.º 12

Citado a pag. 2031

Allocução da deputação portugueza enviada por Junet a comprimentar Napuleão e pela mesma deputação dirigida nos seus compatriotas

A confiança que depositastes no grande principe, juni qual temos a honra de ser interpretes dos vossos sentir a, dos vossos votos, foi inspirada menos pelo conheciuzato dos interesses da patria, do que pelo desejo de contar a decisão da nossa sorte ao poderoso genio que, tendo restantado o seu paiz, den uma nova constituição á Europa.

O tempo que nos demorámos na fronteira do imperio trancaz, e que preceden á chegada de sua magestade imperiol eteal, cabalmente nos mostron o imperio que o grande monarcha exerce nos corações de todos.

As actamações cada vez mais vivas de seus subditos nos amunoaram o momento em que se devia completar a felicilode delles e connecar a nossa.

Sita magestade imperial e real concedeu o primeiro dia di seta chegada a Bayonna aos seus subditos ceste é o tributo edinar o do seu desvelo para com elles), e dignou-se conceder nos o segundo. Sua magestade imperial e real conhecia, enda mesmo antes de lhão expormos, a vossa posição, as essas necessidades e tudo quanto vos interessa. Se alguma emas pode igualar o seu gemo é a elevação da sua alma e a sectosidade dos seus principios.

de tiesmo passo que sua magestade imperial e real se buttva follar nos sobre as nossas circumstancias políticas dom allabololade verdadeiramente paternal, fazia as reflexões & mas interessantes para a nossa felicidade, e manifestava os principios mais elevados a respeito do uso dos direitos que as circumstancias the derain. Não foi como conquistador que sua magestade imperial e real entrou no nosso territorio, nem como tal quer que o seu exercito ahi permaneça. O imperador sabe que nunca tivemos guerra com sua magestade imperial e real. Pela grande distancia que separa a nossa patria do seu imperio, não póde sua magestade imperal e real vigiar sobre ella com a mesma attenção com que agia os outros seus estados, e com que, satisfazendo todas is necessidades d'estes, satisfaz também o amor que sua origestade imperial e real consagra aos que téem a fortuna de ser seus subditos. Seguem-se muitos inconvenientes da delegação de uma grande auctoridade em paizes mui distantes. Sua magestade imperial e real não tem desejo algum de vingança, nem rancor ao principe que nos goveros nem à sua real familia; sua magestade imperial e real enpa-se de objectos mais nobres, e não trata senão de t ligar com as outras partes da Europa ao grande systema e tinental, do qual devemos fechar o ultimo annel; trata nos livrar da influencia estrangeira, que nos dominou tan annos: o imperador não pode consentir uma colonia mate no continente; o imperador não pode, nem quer deixar apetar a Portugal o principe que o deixou, confiando-se na precção de navios inglezes.

Sua magestade imperial e real, considerando a vossa tuação, houve por bem declarar-nos que a nossa sorte d pendia de nós, isto é, do espirito publico que mostrassemo com o qual nos massemos ao systema geral do continent e concorressemos para os acontecimentos já preparados, ( sim como da nossa vigilancia e da firmeza com que repett semos as suggestões e intrigas que são de esperar, e qu sem proveito real para os que forem auctores ou object d'ellas, só podem causar a nossa desgraça. Estes são os i gnaes por onde sua magestade imperial e real quer julg se somos ainda dignos de formar uma nação capaz de se tentar no throno o principe que nos governar, e de occup entre as nações o logar que nos compete, ou se devemos s confundidos com aquella, cuja posição mais se approximal nos, mas de quem tão grandes motivos nos afastam. Ver com reconhecumento e admiração n'estas sabias disposição os profundos conhecimentos de sua magestade imperial real, que não quer decidir a sorte de um estado senão co forme os seus desejos, manifestados por factos. Cumpre a magistrados e ás pessoas mais auctorisadas que existe entre vos, cumpre a vos todos dar a maior publicidade beneticas intenções de sua magestade imperial e real. Est ramos, pois, que confirmareis os protestos que lhe fizem em vosso nome.

Quando um grito unanime, arrancado do fundo dos nost corações, mostrou o desejo que tinhamos de ser uma nast então mais que nunca nos julgâmos dignos interpretes d osses sentimentos. O imperador, que, depois de tantas tempesades, soube fazer da sua patria o primeiro paiz do mundo devera conhecer que a nossa não merece ser o ultimo.

Sua magestade imperial e real conhece as privações que amb rupção momentanea do commercio vos faz supportar; cosso estado a este respeito é o mesmo que o do resto da Emoja e que o da America; é consequencia de uma lucta, up futuro resultado vos póde compensar os trabalhos do tempo actual; tambem não esqueceu a sua magestade imperate real a coacção em que vos poz a entrada de um exercito estrangeiro. O imperador deseja ardentemente present que esta desgraça se renove.

Albem assás seu coração o peso da contribuição que opprime Portugal: a sua bondade lhe dictor a promessa de a reduzir conforme fossé compativel com os nossos haveres. O portuguezes que estavam prisioneiros em França, graças demencia do imperador, gosam já da sua liberdade.

Sua magestade imperial e real nos auctorisa para que vos purhopemos as suas intenções, certos que ellas excitarão em tis a maior gratidão e o mais sincero desejo de the correspondendes.

Continuaremos a preencher junto de sua magestade impenal e real, é conforme as suas ordens, uma missão que não tem difficuldades, pois que a bondade do imperador se une a sua sabedoria para simplificar os nossos maiores interessos.

Rayonna. 27 de abril de 1808. — Marquez de Penalva — Maquez de Marialva — D. Nano Cactano Alvares Pereira de Mello — Marquez de Valença — Marquez de Abrantes — Marquez de Abrantes (D. Jose) — Conde de Sabugal — Francisco, Bopo de Counbra e Conde de Arganil — José, Bispo Inquisitor Geral — Visconde de Barbacena — D. Lourenço de Lima — D. José. Pror Mor da ordem militar de S. Bento de Ariz — Josén Alberto Jorge — Antonio Thomás da Silva Leitão.

#### DOCUMENTO N.º 13

(Citado a pag. 205

Decreto de Junot, creando um tribunal especial, destinado a sentenciar os delictos commettidos contra a segurança publica

Em nome de sua magestade Napoleão I, imperador dos o cezes, rei de Italia, protector da confederação do Rho

O general em chefe do exercito francez, penetrado de cessidade urgente de reprumir sem dilação com um ca exemplar todos os delictos que attentam contra a segur publica: e convencido por outra parte da insufficience leis criminaes do paiz, ouvido o conselho do governo creta:

- 4.º Crear-se-ha immediatamente um tribunal espedestinado para julgar todos os delictos que attentarem tra a segurança publica e se commetterem em toda a essão do reino de Portugal.
  - 2.º Este tribunal terá o seu assento na cidade de Les
- 3.º O tribunal especial conhecerá de todos os del mencionados no presente decreto.
  - 4.º O tribunal especial serà composto da maneira segu Um presidente, official superior francez.

Um capitão relator, francez.

Tres officiaes francezes.

Um official portuguez.

Um juiz portuguez, escolhido entre os mais recomme veis e que mais conhecimento tiver das materias ermu-Um escrivão.

5.º O capitão relator não tem voto deliberativo,

6.º Os membros que compozerem o tribunal especial cerão gratuitamente as suas funcções, e tão sómente seu cada mez ao capitão relator, em consideração ao seu to trabalho, com gratificação, que não poderá exceder a sou de 24.5000 reis, e nem ser menos de 16.5000 reis.

7.º O escrivão sera escolhido indistinctamente entre os fiancezes e portuguezes, comtanto que falle ambas as linguas, e terá de ordenado 32,000 réis por mez e 240 réis por cada sentença.

8º llavera um interprete aggregado ao tribunal, que rederá, só quando for empregado, um salario de 960 réis da, e de 18600 réis por cada sessão de noite.

9.º As testemunhas que forem chamadas para depor no usbunst receberão uma gratificação regulada pelo modo sesuate, a saber: 400 réis por cada dia que estiverem fóra de sua casas. Os dias serão contados pelas distancias de etape, estabelecidas para a marcha das tropas.

10.º O capitão relator promoverá a accusação e processo dos delictos da competencia do tribunal, em consequencia das denuncias que receber dos commandantes militares, ou dos da força armada, on dos corregedores, juizes de fóra e outros ministros de justiça, ou emfim officialmente quando os delictos forem provados por uma notoriedade publica.

11.º Quando um processo criminal estiver completamente astruido, o capitão relator o participará ao presidente do tribinal, e este remetterá logo ao secretario d'estado da guerra todos os documentos pertencentes à instrucção do processo, que pelo capitão relator lhe-tiverem sido entregues. O secretario d'estado da guerra fará na mais proxima assão do conselho de governo o relatorio da causa instruida, para que o dito conselho decida se é ou não da competencia do tribunal julgar o delicto de que se trata.

12.º Se o conselho de governo admittir a competencia do publical, o secretario d'estado da guerra mandará logo os documentos do processo ao presidente do tribunal, o qual convocará immediatamente, e se julgará sem demora.

43.º As sentenças do tribunal especial não téem appellação em revista.

14.º Executar-se-hão dentro de vinte e quatro horas as entenças proferidas, e o capitão relator promoverá a exenção.

13.º As custas do processo e sentença das causas que oc-

correrem no tribunal especial serão pagas pelos condemnados; mas provisoriamente pagaf-as-ha o secretario d'estad da guerra, ficando-lhe o direito salvo contra os condemnados, direito de que usará por meio dos administradores das rendas nacionaes, participando-lhes o julgado pelo tribunal.

16.º Destinar-se-ha na cidade de Lisboa um logar para esessões do tribunal especial, e uma prisão particular em que estejam presos os que forem comprehendidos nos déficios da competencia do dito tribunal.

47.º Toda a pessoa de qualquer qualidade, profissão ou nação, accusada de um dos delictos da competencia do to bunal especial, será julgada pelo dito tribunal.

18.º O tribunal especial principiarà a exercitar as sua funcções logo que se publicar o presente decreto.

49.º A lei entender-se-ha publicada, e terá vigor em todo o reino, quinze dias depois de ter sido publicada e affixada na cidade de Lisboa. Igualmente se publicará e affixará por aordem dos corregedores, onde convier, no mesmo día em que a receberem.

20.º Os tribunaes ordinarios continuarão a conhecer de dehetos criminaes ou de policia correccional que não se especificam no presente decreto.

Enumeração dos delictos de competencia do tribunal especial e penas em que incorrem os que os commetterem

1.º Insurreição contra a auctoridade, motim popular es ajuntamento armado. — Pena de morte, na conformidade do leis portuguezas de 28 de julho de 1751. 3 de agosto de 1750, 24 de outubro de 4764 e 14 de fevereiro de 1772, da lei franceza de 14 brumaire do anno 11, artigo 612.º

2.º Assassmo premeditado, tenha ou não tenha sido con simumado. — Pena de morte, na conformidade das leis por tiguezas de 6 de dezembro de 1612, 15 de janeiro de 1652, 14 de agosto de 1751, 20 de outubro de 1763, e do codos penal francez de 6 de outubro de 1791.

3.º Crime de incendiario. - Pena de morte, na conforme

k do livro 5.°, titulo 86.°, § 10.º da ordenação portugue, e da disposição do titulo 2.º do codigo penal francez.

4.º Roubos feitos com armas nas estradas ou dentro das indes, logares e nos campos.—Pena de morte, na conformidade do titulo 61.º do livro 5.º da ordenação portugueza.

5.º Roubos perpetrados com arronbamento e outros.—

Pena de morte ou galés, na conformidade do titulo 61.º do

Imo 5.º da ordenação portugueza, e do codigo penal francez.

Tendo-se multiplicado infinitamente os ronbos, tanto na tidade de Lisboa, como em todo o Portugal, o general em tale do exercito, desejando proteger com todas as suas fortas as propriedades e bens dos habitantes, determinou que tribunal especial criminal conhecerá tambem (provisoriamente e emquanto não houver outra determinação), de totos os crimes de ronbo, e julgará os criminosos d'estes defetos, que forem mandados responder perante elle, ou pelo intendente geral da policia do reino de Portugal, ou por qualquer auctoridade competente.

6.º Contravenção á lei sobre o uso das facas e outras ar-

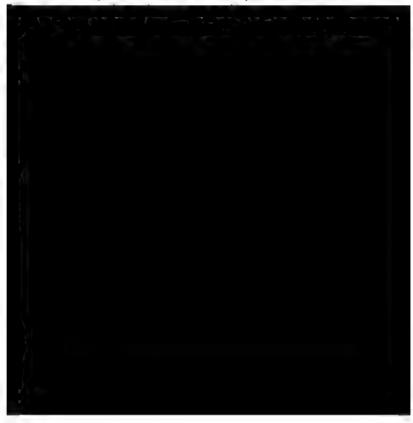

# Tribunal especial mandado crear no Porto

Em nome de sua magestade Napoleão I, imperador dos focezes, rei de Italia, protector da contederação do Bió

O general em chefe do exercito francez, sendo inform do numero dos delinquentes que em consequencia do derí de 8 de abril estão no caso de serem enviados a Lisboar differentes provincias do reino: e considerando que de rem processados em um so tribunal especial os que los presos em todas as terras do reino, poderiam resultarlongas prejudiciaes, decreta o seguinte:

1.º Crear-se-ha no Porto um tribunal especial, similia ao que se erigiu em Lisboa pelo decreto de 8 de abril.

2.º A alçada d'este tribunal será a mesma que a do ri nal da relação do Porto. As outras provincias ficarão percendo ao tribunal especial creado em Lisboa.

3.º Cada um d'estes dois tribunaes conhecerà no sen tricto dos delictos que attentarem contra a segurança por ca, e que são específicados no decreto de 8 de abril.

4.º Produz-se de novo o artigo 5.º do decreto de 8 abril na enumeração dos delictos da competencia dos tranaes especiaes, e deve emendar-se da maneira seguir «Artigo 5.º Roubos perpetrados com arrombamento.»

5.º Em consequencia do disposto no artigo precedent ronbos ordinarios continuarão a ser julgados pelos tribus ordinarios; porém os juizes competentes deverão abre os processos, tanto os antigos, como os novos, apresso o andamento da justica, e mandarão todos os mezes ao gedor uma relação summaria das sentenças que tiverem ferido em casos crimes. O regedor me apresentará no de cada mez a relação das sentenças e julgados dados cada juiz on tribunal.

6.º Não podendo ser applicavel a dois tribunaes o n de julgar a competencia das causas destinadas a um só bunal especial, regulado pelos artigos 11.º e 12.º do dec 8 de abril, a competencia será decidida pelo mesmo trital à pluralidade de votos antes de entrar no amago da estão.

7.º Os delinquentes que houverem de comparecer pente o tribunal especial de Lisboa ou do Porto não serão mettidos do interior das provincias, onde tiverem sido resos, a qualquer d'estas cidades, senão por ordem de um los secretarios d'estado, do regedor ou do intendente geral a policia do reino, em consequencia da conta que lhe for lada pelo juiz ou auctoridade competente que tiver feito render o delinquente, ou emfim a requerimento do capitão leistor de cada tribunal especial, em consequencia dos domentos que o corregedor ou juiz que primeiro tomou comentos do caso lhe tiverem remettido.

O secretario d'estado das finanças e do interior, o da puerra e da marinha, e bem assim o regedor e o intendente peral da policia do reino, ficam encarregados, cada um pela parte que lhe toca, da execução do presente decreto. Dado palacio do quartel general em Lisboa, aos 9 de maio de polacio de Abrantes.—Pelo ill. no e ex. no sr. gene-

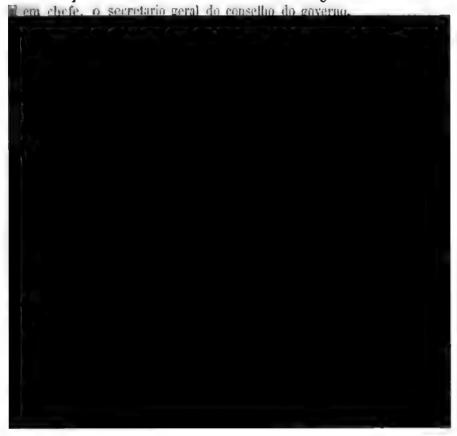

Pelo clero. — O principal Miranda, decano. O principal i ronha, seu immediato.

Pela nobreza. — O conde de Peniche, que presidia no c selho da fazenda. D. Francisco Xavier de Noronha, predente da mesa da consciencia e ordens.

Pela municipalidade e puro. — O desembargador João Jode Faria da Costa Abren Guião, que presidia no senado camara. O desembargador Luiz Coelho Ferreira Faria. Immediato. O juiz do povo. O escrivão do povo.

Pela ordem da magistratura. — O desembargador Nico Esteves Negrão, chanceller mór do reino. O desembargad Lucas de Seabra da Silva, chanceller da casa da supplicaci

Estes dez deputados juntaram-se aos da junta dos trestados, que então era o conde da Ega, que presidia por so titulo mais antigo; o conde de Almada e o conde de Cast Marim, filho. Reunidos, portanto, todos elles, formalisare de commum accordo a seguinte representação durgala Buonaparte:

«Senhor! — Os representantes da nação portugueza, e nhecida nos annaes do mundo e celebre, atrevemo-nos a zel-o, pelas suas conquistas e pela sua fidelidade, teem honra de apresentar-se ao throno augusto de vossa magitade imperial e real.

«Os acontecimentos extraordinarios, senhor, que aguam a Europa toda, comprehenderam Portugal; uma politimal entendida fez a esta nação victima innocente dos malque tem experimentado. A consideração dos interesses e flações que formam o presente systema federativo da Europa, e as disposições beneficas de vossa magestade para ed Portugal, nos fazem conceber as mais lisonjeiras esperanç de futura felicidade, acolhendo-nos debaixo da maguamo protecção do heroe do mundo, do arbitro dos reis e dos pivos, que só pode cicatrizar as feridas da patria, defende do perigo da escravidão, e dar-lhe entre as potencias da Eropa aquelle logar distincto que as profundas vistas policas de vossa magestade lhe tem desde já, como esperânto designado. As circumstancias do tempo presente, e a prof

bilidade do que ha de vir, claramente nos faz conhecer a cosa dos males que temos soffrido e o unico remedio a que desenos recorrer.

Interpretes e depositarios dos votos da nação, em nome de toda ella rogâmos e aspirâmos a formar um dia parte da grande familia de que vossa magestade é o pae benefico e siberano poderoso; e nos lisonjeamos, senhor, que ella merece tal honra. Ninguem melhor do que o representante de 16681 magestade, o general em chefe do exercito de Portugal, e com elle todo o mesmo exercito, póde dar maiores Islemunhos do espirito publico que anima uma nação, que ipesar dos maiores sacrificios e privações, que as actuaes creumstancias lhe tèem feito experimentar, nada foi capaz de a fazer afrouxar em os sentimentos de admiração, de respello e de gratidão que todos nós professámos a vossa ma-<sup>208</sup>lade, antes pelo contrario a intriga, as insinuações d'aquelles que se oppõem ao nosso socego, e o pessimo exemplo dos nossos vizinhos, não fizeram mais que augmentar estes Mesmos sentimentos, desenvolvendo aquelle antigo germen \* afleição, que sempre subsistin entre estas duas nações, lembrando-se os portuguezes que o seu primeiro soberano fora o conde D. Henrique, principe francez.

Achámo-nos, pois, plenamente convencidos que Portugal
não Dóde conservar a sua independencia, animar a sua enersia e o caracter da sua propria dignidade, sem recorrer ás
bene volas disposições de vossa magestade. Ditosos seremos
se vossa magestade nos considerar dignos de ser contados
no numero dos seus ficis vassallos; e quando pela nossa situação geographica, ou por outra qualquer rasão que a alta
consideração de vossa magestade tenha concebido, não possumos lograr esta felicidade, seja vossa magestade quem nos
de um principe da sua escolha, ao qual entregaremos com
metra e respeitosa confiança a defeza das nossas leis, dos
nossos direitos, da nossa religião e de todos os mais sagrados interesses da patria.

Debaixo dos auspicios da Providencia, debaixo da gloriosa protecção de vossa magestade e do governo tutelar, que res-

peitosa e unanimemente supplicâmos, nos lisonjeâmos esperar, senhor, que Portugal, assegurado para sempre da afferção do maior dos monarchas, e unido por uma mesma constituição política aos destinos da França, verá renascer os ditosos dias da sua antiga grandeza, e a sua prosperidade será solida como a vossa gloria, eterna como o vosso nome.

«Lisboa, 24 de maio de 1808.»

N. B. — Foi esta mensagem assignada pelo conde da Ega, como presidente d'aquella commissão secreta, e bem assim por todos os titulares e mais fidalgos que se achavam por então em Lisboa, á excepção do marquez das Minas, o umo que a isso se recusou. Pela sua parte o juiz do povo foi obregado a assignar esta representação, contra a qual anterior mente havia protestado.

# DOCUMENTO N.º 15

(Citado a pag. 246)

Proclamação dirigida ao povo portuguez pela junta de Sevilha. suprema de governo da Hespanha por aquelle tempo

Portuguezes!—A vossa sorte é talvez a mais dura que jamais soffreu povo algum sobre a terra. Os vossos principes foram obrigados a deixar-vos, e os acontecimentos da Hespanha são uma prova irrefragavel da absoluta necessi dade d'aquella medida. Vós tivestes ordem para vos não defender, e com effeito não vos defendestes. Junot offereceu fazer-vos felizes, e a vossa felicidade consistiu em serdetratados com maior crueldade do que aquella que os mais ferozes conquistadores irrogam aos povos, que téem subpegado à força de armas, e depois da mais obstinada resistencia. Vós tendes sido despojados dos vossos principes, das vossas leis, dos vossos nsos, dos vossos costumes, da vossa propriedade, da vossa liberdade, até das vossas vidas e da vossa santa religião, que os vossos inimigos jamais respetaram, quaesquer que tenham sido (na fórma do seu costumo)

as promessas que fizessem de a proteger, e por mais que afectem e pretendam ter algum conhecimento d'ella. A vossa pobreza foi aniquilada; a sua propriedade confiscada em casego da sua fidelidade e lealdade. Vós tendes sido vilmente atastados para os paizes estrangeiros, e sido obrigados a prostrar-vos aos pés d'aquelle homem que é o auctor das resas calamidades, e que com a mais horrivel perfidia asopou o vosso governo e vos governa com um sceptro de ferro. Mesmo agora que as vossas tropas deixaram as resas fronteiras, e viajam em cadeias para morrer em defera d'aquelle que vos tem opprimido, e por este meio poderá a sua profunda malignidade conseguir as suas vistas, destruindo aquelles que constituiram a vossa fortaleza, e lazendo que as suas vidas sejam instrumento dos seus trium-plos e da gloria selvagem a que elle aspira.

A Hespanha viu a vossa escravidão e os horrorosos males que se lhe seguiram com a duplicada sensação de dor e deesperação. Vós sois olhados como irmãos, e a Hespanha anle por voar em vosso soccorro. Mas certos chefes e um governo fraco e corrompido a retiveram em cadeias, e continnaram a preparar os meios pelos quaes a ruina do nosso rei, das nossas leis, da nossa independencia, da nossa liberdade, das nossas vidas, e até da nossa santa religião, em que estamos unidos, deveria acompanhar a vossa ruina, pela qual um povo barbaro poderia consummar o seu triumpho e completar a escravidão de todas as nações da Europa. A nossa <sup>raldade</sup>, a nossa honra, a nossa justiça, não se podiam submeller a tão flagrante atrocidade! Nos quebrámos as nossas radeias, entremos, portanto, em acção; nós temos exercitos, nos temos chefes, e a voz geral da Hespanha é: Morreremos em desezu da nossa patria, mas teremos cuidado de que morrum tambem comnosco aquelles infames inimigos. Vinde, pois, generosos portuguezes, uni-vos com a Hespanha para morrer em defeza da vossa patria; as suas bandeiras vos esperain; ellas vos receberão como irmãos infamemente oppriundos. A causa de Hespanha e de Portugal é a mesma, não dencis de confiar nas nossas tropas; os seus desejos são os vossos mesmos, e podeis contar com a sua coragem e fortaleza, como parte da vossa segurança.

Vós tendes entre vós mesmo o objecto da vossa vingança não obedeçaes aos auctores da vossa desgraça; atacae-os elles não são mais do que um punhado de miseraveis homens, aterrados com um terror panico, humilhados e conquistados já pela perfidia e crueldades que téem commetti do, e que os téem coherto de opprobrio aos olhos da Europe e do mundo! Levantae-vos, portanto, em um corpo, mas evitae o manchar com crimes vossas mãos honradas, porque o vosso fim é resistir-lhes e destruil-os; os nossos esforços unidos serão bastantes para esta nação perfida, e Portugal. Hespanha, que!... Toda a Europa respirará, ou morreralivre e como homens.

Portuguezes! A vossa patria já não está em perigo; este já passou: uni-vos, e voac a restabelecel-a e a salval-a.

Sevilha, 30 de maio de 1808. — Por ordem da supremajunta do governo. — D. João Baptista Esteler, primeiro secretario — D. João Baptista Pardo, segundo secretario.

## DOCUMENTO N.º 16

(Citado a pag. 312)

# Proposta dirigida, em nomo do reino da Galliza, à junta suprema da cidade do Porto

O reino da Galliza junto em côrtes pelos urgentes e sagrados motivos, a todos tão notorios, das violencias que está soffrendo o seu rei natural, arrancado perfidamente á sua nação com toda a real familia, e pela tyrannia de que se vé ameaçado pelo seu usurpador, se arma e se apresta para defender o throno do seu rei e a liberdade da nação de mãos dadas com varias provincias do reino, e tacito consentimento de todas, que animadas do mesmo espirito de lealdade, e postas em identicas circumstancias, ainda sem se communi-

pem, tomaram a mesma resolução, reinando na Hespaobsolera a justa aversão a um tyranno, que insanamente pretente ser do agrado da Providencia que todos os homens modem as suas cadeias, que não haja mais leis que as que cue detar, e que de mais a mais quer empregar esta sua presunda auctoridade, não para melhorar a sorte dos potos, nem ao menos deixal-os quaes elles estavam, mas sim pun oun a capa de felicidade, justiça, independencia e oulos sinalhantes nomes, transfornar os estados, empobrecer os mituraes d'estes reinos, a fina de enriquecer seus soldados destruir a religião, os institutos nacionaes, as corporatieve as classes, deixando na miseria innumeraveis familas, tratando nos a todos como indios, e, o que é mais ainda, trasportar manietados o lavrador e o artifice dos seus lares padicos a climas remotos, para derramarem seu sangue por una coróa nova que o tyranno pretenda dar lá na Tur-Tua, eu na Asia menor, a um cunhado ou a um sobrinho 💯 anda tenha por accommodar. Eis aqui a justa causa que uma as provincias da Hespanha.

Oremo da Galliza, que emquanto se não conclue a união de ladas, obra necessoriamente por si sò em nome do seu (e), o senhor D. Fernando VII, vendo a Portugal, nação fidehssma aos sens soberanos, amantissima da sua religião, e sempre valorosa, não só pela sua liberdade, mas também pelo espirito de conquista, nas mesmas circumstancias, no mesmo interesse, e n'uma situação tal, que exige para a reaproca independencia uma albança estreita entre Hespanha e Portugal; e vendo ultimamente que iguaes sentimentos principaram a reinar nas provincias deste, logo que poderath respirar por um momento, convida, pede e insta aos magistrados das duas provincias de Entre Douro e Minho e frat os Montes, que obrem de accordo com o reino da Galha, apistando um brevissimo tratado sobre a base da reciproce undependencia de cada um dos dois reinos, e as operacces da guerra nos pontos respectivos, assim ao particular omo ao commum, esperando que communicada electricamente a vibração da featifade às provincias de alem Douro e

Artigo addicional. Em virtude de haver recebido posteriormente o enviado hespanhol amplos poderes do seu governo para ajustar definitivamente o presente tratado, fical assim ajustado na forma que se acha mencionada, escusando-se a saida do enviado portuguez, cujo objecto era ir tratar da approvação do mesmo ao reino da Galliza. Os mencionados plenos poderes foram apresentados e reconhecidos pela junta suprema, em consequencia dos quaes se ha acrescentado que as tropas que de cada nação auxiliarem pela sua vez a outra serão pagas de pret e soldos pela nação que auxiliarem, sendo esta igualmente obrigada a fornecer-lhes da mesma sorte rações e etape de campanha.

Porto, 5 de julho de 1808. — (Seguem-se de navo as assignaturas do presidente da junta do Porto, e do enviado hespanhol D. Genaro Figueiroo.)

#### DOCUMENTO N.º 17

(Citado a pag. 313)

Officio da junta suprema do Porto, dirigido ao ministro de Portugal em Londres, pedindo-lhe os seus hons officios para que o governo inglez lhe forneça os precisos soccorros

III. Mo e ex. Mo sr. — Vou levar à presença de v. ex. Mo manifesto incluso, do qual v. ex. Mo conhecerà o estado actual d'este reino, das suas operações e a urgentissima necessidade em que está de ser promptissimamente soccorrido pela Gran-Bretanha. D'elle mesmo vera v. ex. Mo também quanta seja a nossa fidelidade e amor ao nosso augusto e legitimo soberano, e qual seja o risco a que nos temos exposto para lhe restaurarmos e restituirmos a sua coróa injustissimamente usurpada pela tyrannia franceza.

Julgo que diria demasiado se dissesse mais alguma cousa para interessar a conhecida honra de v. ex.ª, a fim de promover na respeitavel presença de sua magestade, o rei da

# DOCUMENTO N.º 16-A

(Citado a pag. 312)

### Tratado feito entre a junta do Porto e a da Galliza em 1808

Artigos preliminares de uma nova e perpetua alliança offensiva e defensiva entre as duas nações, portugueza e hespanhola, sjustadas pelos dois poderes reaes actualmente existentes, a junta suprema do governo, installada na cidade do Porto em nome do principe regente de Portugal, e a soberania da Hespanha, representada pelo governo da Galliza, em nome dos eu augusto soberano, D. Fernando VII

Artigo 1.º Haverá paz, amizade e boa intelligencia entre is duas potencias, e se prestarão mutuo auxilio, a fim de expelirem de todos os seus dominios na peninsula a tyransis franceza, começando por Portugal, a fim de que cada dua d'estas duas nações conserve a sua perfeita independência e seja restabelecida a soberania dos seus legitimos

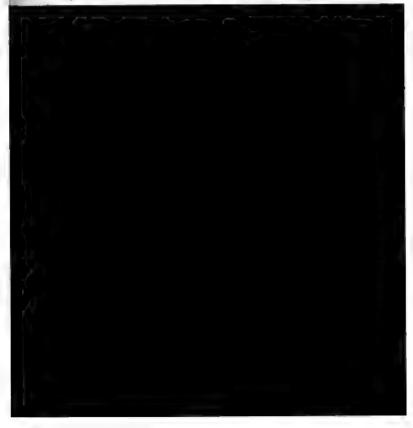

Artigo addicional. Em virtude de haver recebido posteriormente o enviado hespanhol amplos poderes do sen governo para ajustar definitivamente o presente tratado, fiar assim ajustado na forma que se acha mencionada, escusando-se a saida do enviado portuguez, cujo objecto era ir tratar da approvação do mesmo ao reino da Galliza. Os mencionados plenos poderes foram apresentados e reconhecidos pela junta suprema, em consequencia dos quaes se ha acrescentado que as tropas que de cada nação auxiliarem pela sua vez a outra serão pagas de pret e soldos pela nação que auxiliarem, sendo esta igualmente obrigada a fornecer-lies da mesma sorte rações e etape de campanha.

Porto, 5 de julho de 1808. = (Seguem-se de novo as assignaturas do presidente da junta do Porto, e do enviado kespanhol D. Genaro Figueiroa.)

## DOCUMENTO N.º 17

(Citado a pag. 313)

tificio da junta suprema do Perto, dirigido ao ministro de Portugal em Londres, preindo-lhe os seus bons officios para que o governo inglez lhe forneça os precisos soccorros

Ill. no e ex. no sr. - Vou levar à presença de v. ex. o ma miesto incluso, do qual v. ex. onhecerà o estado actual d'este remo, das suas operações e a urgentissima neceso dade em que está de ser promptissimamente soccorrido peb Gran-Bretanha. D elle mesmo verà v. ex. a também quanti seja a nossa (idebidade e amor ao nosso augusto e legitum soberano, e qual seja o risco a que nos temos exposto para lhe restaurarmos e restaurmos a sua coróa injustissimamente usurpada pela tyranma franceza.

Julgo que dara demasiado se dissesse mais alguma consipara interessar a conhecida honra de v. ex.ª. a fim de premover na respectavel presença de sua magestade, o rei di Gran-Bretanha, todos os bons officios que possam concorrer para levar adiante esta empreza de tanta gloria e de tanto interesse para todas as nações da Europa. N'esta confiança espero os soccorros de 3 milhões de cruzados, armamento lateiro e guarnições para quarenta mil homens e para oito mil cavallos, tres mil barris de polvora e pannos para fardamentos, e alem d'isto alguns navios de bacathau e outros mantimentos, tudo a credito, e pelo melhor modo que v. ex.\* podér concertar com o governo. A desorganisação completa que o tyranno governo francez reduziu o exercito d'este paiz, a difficuldade que se encontra para o poder organisar lão depressa como é urgente para expulsar o exercito frantez d'este reino, me obriga a acrescentar a todas as outras requisições, que acabo de fazer a v. ex.ª, a de um corpo de eis mil homens pelo menos, em que entre alguma cavallaña. A brevidade d'este auxilio pode influir muito para o bom esito d'esta empreza.

Deus guarde a v. ex. Porto, 7 de julho de 1808. — Bispo, presidente governador — Manuel Lopes Loureiro — José Dias & Oliveira — Antonio Matheus Freire de Andrade Coutinho

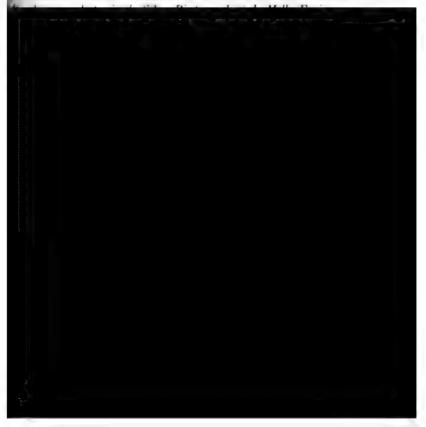

pedisse o comprimento d'esta petição, e erescente difficuldade de achar moeda mel messa, depois do muito que tem sido esgo tannico com os peditorios de varias provi

Uma somma de 200:000 a 300:000 pal immediatamente embarcada e remettida a vós requisitastes. Se maior somma de n poderá achar, é o que eu não saberei diz é de esperar que o feliz successo dos esfa agora em Portugal, hajam de brevemente dito, dos quaes o governo lá estabelecido

Os outros preparos que vos pedis, espe rão immediatamente fornecidos até ás que específicastes, e serão remettidas ao Por brevidade.

Tenho a honra de ser com alta consider vosso obediente e humilde servo. = Georg o cavalheiro Sousa Continho.

DOCUMENTO N.º 19

ditado a pag. 284

Proclamação do general Junot, estigmatisando a

do general de divisão Quesnel; de mr. Taboureau, anditor do conselho d'estado; do coronel de artilheria Picoteau, e de tarios outros individuos militares ou civis, como tambem de ma destacamento de dragões; a revolta do regimento de capadores de Valença, a do regimento de Murcia; finalmente aprisão de varios dos meus officiaes em Ciudad Rodrigo e em Badajoz, e a impossibilidade em que estavam os officiaes bespanhoes de ter mão nos seus regimentos: todas estas asões me determinaram a tomar o violento partido de desmar os regimentos hespanhoes que ainda ficavam debaixo de minhas ordens.

Este desarmamento se fez felizmente sem effusão de sangue. Nos não somos inimigos dos soldados hespanhoes que lavemos desarmado; só por necessidade e por nossa propria segurança é que eu mandei executar uma medida que repugnava ao meu coração. Os officiaes hespanhoes conserlam as suas armas <sup>1</sup>, e ordenei que as bandeiras se entregasem aos proprios batalhões. O soldo lhes será pago, e os viveres fornecidos como d'antes se praticava. A sua situação actual não fará mudança alguma na boa disposição em que

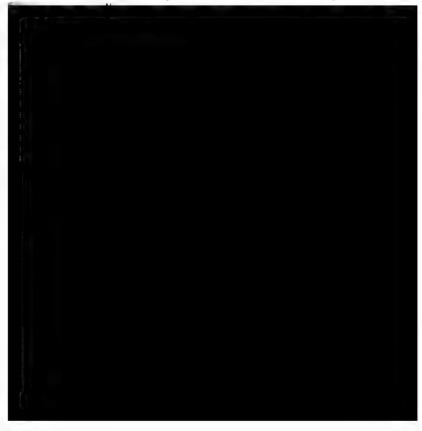

## DOCUMENTO N.º 19-A

or clade a pag. 201)

Proclamação do conde da Ega,
conselheiro do governo encarregado da repartição da justiça,
nos magistrados e empregados na administração judicial

Os deveres do ministerio, que me unem comvosco, sabios e respeitaveis magistrados, me obrigam a dirigir-vos, nas actuaes circumstancias, expressões que serão, sem duvidade accordes com os vossos mesmos sentimentos. Nos tinhamos esperanças bem fundadas de sermos felizes. As nossas leisos nossos privilegios e os nossos costumes se guardavam emantinham. Alguns defeitos e abusos, que seria indispensavel emendar, se main pouco e pouco destrundo, até que un vel emendar, se main pouco e pouco destrundo, até que un vel emendar, se main pouco e pouco destrundo, até que un vel emendar, se main pouco e pouco destrundo, até que un vel feito necessario, e no qual vos mesmos ha annos trabalhanteis, acabasse de aperfeiçoar a nossa legislação. As leis seriam então respeitadas, a justiça administrada sem suborno so magistrados, sendo dignos, gosariam da consideração por blica; e se alguns o não fossem, a mesma lei os privaria da suas funcções.

Tal era o brilhante quadro da nossa futura existencia, se porventura, depois de termos dirigido os nossos votos authrono augusto de Napoleão o Grande, esperassemos soregados a sorte que o seu genio sublime nos preparava nos havia promettido! Vós todos, respeitaveis membros de magistratura, os firmastes em testemunho authentico de vossos sentimentos. Dissestes commigo ao imperador, que tomasse a nação portugueza debaixo da sua poderosa protecção, que a regenerasse, que nos desse a constituição o soberano que na sua alta comprehensão julgasse mais adequado á nossa felicidade e á dos nossos vindouros. Rogámos-lhe, e este foi o sentimento mais expressivo dos nossos votos, que não permitisse que fossemos confundidos com outra nação, attribulados nossos animos com a hor-

mei lembrança de que poderiamos fazer parte d'aqueita que ja nos havia agrilhoado.

Ou e, pois, o que nos aconfece? Trocam-se em amargura o mas bem fundadas esperancas! A persuasão dos nossos nambos for bastante para que uma parte das nossas provinus signisse desaccordada o pernicioso exemplo da rebellie, que vae sepultal-as na sua total ruina. Vós, magistradisterritoriaes, que, convocando a nobreza e povo dos vossos detrolos, fizestes resoar na presença do chefe que nos gouma as mais emergicas expressões de gratidão e reconhemento as beneficas intenções do imperador para com Porman, dizer, que motivos vos constrangeram a excitar e promover a discordia e a rebellião d'esses desgraçados po-168. subindo o vosso indiscreto fanatismo ao enorme crime de steardes e vosso particular rancor, fundados em princi-1968 errados do interesse publico? Vemos em Beja a desola-🥬 que sandhante pertidia produziu, e vemos em outras untas partes horrores e crueldades pouco proprias de uma Meio que se prezava de generosa. Qual será o resultado deste desvario? Tremo quando o considero.

O imperador, assim que lhe conste que a nação portugue-24. faltando a si propria e aos votos que dirigiti á sua au-Pista presença, levantou o estandarte da rebelhão, tornará aquella benevolencia, com que se havia proposto acolher-nos, <sup>e</sup> que o nosso primeiro procedimento merecera, no desprezo <sup>a</sup> abandono. Portugal, precipitado no abysmo, lastimará sem retnodio a sua destruição; a nação toda verá os seus lares reduzidos a cinzas e ruinas; os proprietarios dispersos não Possurão os seus bens, e perderão o patrimonio dos seus intepassados, que contavam transmittir a seus descendenles; os paes choração a morte de seus filhos, as esposas a de éus esposos. Este paiz tão agradavel e tão interessante pelo sen clima e situação, será convertido em um deserto pelo terro e fogo, pela fome e miseria. Estes são, compatriolas mens, os terriveis males que uma porção de insensatostem, jor nossa desgraça, attrahido sobre uma nação que se Escupaya de esperar melhor e mais ditosa sorte. Nos, porém, guiados pela rasão e pelo verdadeiro patriotismo, trabalhemos a toda a força por atalhar, emquanto é tempo, oprecipicio em que vamos despenhar-nos.

Eia, pois, ainda temos remedio, porque Napoleão, sempre grande nos seus projectos desde que lançon as suas vistas para arrancar a nação portugueza da escravidão da Inglaterra, escolhen por seu delegado n'esta empreza a um dos seus mais distinctos capitães, de que conhecia os talentos e os apreciava, e que havendo ao seu lado sustentado a gloria das armas no seu imperio, se havia ignalmente moldado com todos aquelles sentimentos generosos que formam o caracternobre dos homens grandes. O perdoar é certamente a mais grata disposição da alma elevada do respeitavel chefe que nos rege com mão bemfeitora. Elle, crêde-me, ainda se consola com a esperança, bem que remota, de embainhar a su espada justiceira, e de poder conseguir para Portugal os ben que lhe havia procurado.

A vós, magistrados d'esta capital, não tenho que recommendar-vos senão que sustenteis firmes e constantes o que ha pouco firmastes na presença do mais distincto ajuntamento da nação, em um acto que suppria as córtes do reintento a vós, outra vez repito, magistrados territoriaes, que vos achaes perto ou incluidos n'aquellas provincias onde revolta se tem manifestado, que eu particularmente me rijo, e a quem devo mais persuadir. Lembrae-vos que um ha muito tempo concorre para chegardes ao pé do throm solicitardes e consegüirdes alguns dos logares que occupae e que sempre em mim encontrastes todo o acolhimento possível. Recobrae, pois, essa mesma contiança, e attendei a que vos digo:

«Se os vossos cuidados foram, e são, como espero, persuadir e recommendar a tranquillidade e obediencia ao governo que todos vós reconhecestes e declarastes em actos solemnes e voluntarios, justamente persuadidos do direito que a nação havia reassumido, e que conspicuos magistrados sustentaram em differentes occasiões nos estados do ino, vos sereis premiados; se, porém, seguirdes os absurca que vos allucinam, sereis punidos, mas punidos se persurdes no vosso delirio. Implorae, portanto, o perdão, e mas perdoados; e eu, cooperando para elle, terei summa molação vendo entrar nos seus deveres uma parte dista da nação, e após ella a outra, e todas ficarão tranmilas.

Os exercitos que nos defendem vão marchando contra espovoações rebelladas, e levam ordem de sacudir d'ellas quelles individuos malevolos da nação vizinha que nos perunos, e que é a causa do estado de convulsão em que nos amos, e de offerecer aos bons portuguezes o auxilio de que cessitarem. Animae-vos, portuguezes! Paz aos bons, e paz anhem aos maus, são as palavras da ordem.

Lisboa, em o 1.º de agosto de 1808. = Conde da Ega.

#### DOCUMENTO N.º 20

(Citado a pay. 385)

segurança e a defeza da nossa sagrada religião e das vossas vidas. Vos tendes presenciado qual seja o nosso amor para comvosco, quaes os missos meessantes cuidados sobre a vossa defeza e segurança, principalmente quando se receiavaproxuna a invasão do antrigo n esta cidade, cuja defeza seria para nos todos um pequeno triumpho se não passassemos adiante a libertar o remo todo da tyranica dos francezes, e a levantar em toda a parte as reaes armas do nosso amado e augusto principe; e como sabemos que estes são os vossos desejos, vamos sem perda de tempo intentar esta gloriosa. empreza. Para este fim ja temos dado as possiveis providencias para formarmos um exercito de tanta forca e ordem. que ainda de longe ponha em fugida o immigo. Temos reunido as provincias e camaras das comarcas; todos os dias concorrem honrados voluntarios que vem engrossar o exercito. Temos mandado vir armamentos e munições de guerra, que esperámos brevemente, por não ser bastante para todo o exercito o resto d'este genero de força que escapoq à rapina dos inimigos. Temos mandado vir um governador das nossas armas, que já estava provido n'este emprego pelo nosso augusto principe com a patente de marechal de campo; o seu valor e a sua sciencia militar já foram conhecidas na campanha contra os francezes; a sua fidelidade ao nosso principe regente está provada pela demissão que elle fezdos seus postos, por não querer servir debaixo das ordens do governo francez, e pela promptidão com que veiu unir-se à nossa pessoa para a defeza da patria assim que o mandámos chamar, fazendo logo o protesto de não acceitar ontra patente, nem ambicionar outra alguma honra senão a de servir e dar a vida pela patria. Temos, portanto, um general de toda a nossa confiança, e isto só deve bastar para o ser da vossa. Temos escolhido magistrados honrados, por nos bem conhecidos e experimentados para nos ajudarem na administração da justiça, e toda esta marcha vae debaixo das nossas vistas e de toda a nossa vigilancia e cuidado. Temos, sobretudo, a protecção de Deus sobre nos tão visivelmente conhecida, que esses mesmos francezes, que téem calcado as na-



nenses! Ponde em Deus toda a vossa confiança, e dembem no vosso bispo e nas pessoas de quem elle se r. Ponde, porém, todo o cuidado em alguns malvados nos que vos andam inquietando, e pondo editaes insoe revolucionarios para vos revoltar uns contra os ou! fazerem irremediavel a vossa ruina. Filhos carissimos, que o demonio é o principe das trevas e da confusão. é o auctor da paz e da luz, e os seus filhos são quietos ficos. Procurae viver em paz e socego como filhos do mo, para merecermos a sua benção e a sua divina ção, como esperâmos da sua piedade infinita.

a no Porto, sob nosso signal e séllo das nossas armas, le julho de 1808. — Bispo, presidente governador.

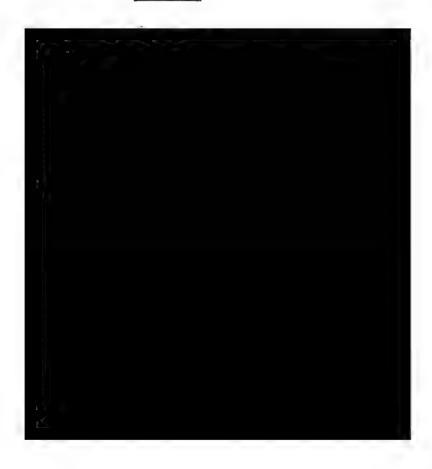

the same and same and

Requerimento ou carta dirigida ao princi depois sexto rei d'este no pedindo-lhe a convocação das

Senhor! — Os habitantes da cidade de amantes vassallos de vossa alteza rel triotismo e da fidelidade que seus an mente sustentaram com suas fortunas, vidas nas duas felizes e memoraveis relibertaram do jugo hespanhol, levante portuguez os augustos predecessores o senhor D. João I e o senhor D. João I sacudir o pesado e insolente jugo da troduzida n'este reino pelo cavilloso e do ministerio que ha pouco acabou en trondo tão indecente como imprevisto.

Estavam ainda vertendo sangue as f em nossos leaes corações a necessaria cia de vossa alteza real, e a nossa dor s na lembrança da inviolabilidade que a bera conseguir para a sua sagrada p quando o exercito francez, havendo sid recibido por ordem de vossa alteza real, declarou pelo seu ciele que o throno de vossa alteza real estava vago.

No 1.º de fevereiro d'este anno foi pela força abolida a regencia que vossa alteza real deixara. Succedeu esta usurpagão ao transtorno e aniquilamento do nosso exercito; e progressivamente com a violencia a mais iniqua cresceram a sem-rasão e a tyrannia do despotismo militar. Já d'antes, ca 13 de dezembro do anno passado, as nossas quinas, que tão gloriosas são conhecidas nas partes mais remotas do orente, foram depostas, e arvoradas em seu logar as banderras franceza ou hespanhola, conforme o sitio que occupavam as suas tropas, ou antes conforme a repartição que do ronbo da nossa patria haviam feito seus injustos governos. Mas este insulto, sendo-nos tão sensivel, cedeu em favor bosso pelas desuniões e duvidas que logo começaram entre os chefes d'essas duas nações ácerca da dita infame repartição, e munediatamente foi por elles mallogrado, e serviu lelizmente para embaraçar os golpes que a sua rapacidade pro-trieditava, porquanto essas bandeiras estranhas, tremulando constantes sobre nossos fortes, afugentaram de nossas praires nossos incantos compatriotas, que ignorando tão trisles acontecimentos demandavam os nossos portos; mas avisales por esses signaes, foram por a salvo em Inglaterra os prescanctos e a riqueza que traziam das nossas colonias.

or obedecer às ordens de vossa alteza real, não havendo resistado à occupação do nosso territorio, prestando antes lodes o possivel auxilio ao exercito francez, e portanto sem have ermos sido conquistados, as nossas propriedades foram con esideradas justa presa de um soberano que, pelo seu general, se declarára nosso protector; e para resgate d'ellas lina e enos multados com uma contribuição extraordinaria de Rue e e e e vergonhosa no seu motivo, quanto pesada na sua exorbitancia, e mais pesada ainda pelo methodo attentio e infinito da sua decrama.

tossa santa religião, se não foi abertamente perseguida, esta robalosamente foi ludibriada; e as indecentes provas que da sua nenhuma crença nos deram os generaes francezes

mas portes a como a como a para posa lopuerista que en dia de Posa e sa o avolven o general lund, indo á capell da Apado porte od tra nomas de sobrrano, assistir á unio unas a que ouvin até agora em todo este tempo de seu intruso mando.

Vimos contra as jois da să moral e de toda a sociedada lem ordenada, e contra as leis d'este reino, introduzido publicamente, e saucenonados pela policia, jugos aleatorio cujo aladora le producto e reportedo entre os generaes de exercito e os toras lorges da ordem publica.

Este e, augustassimo senhor, o leve e pequeno estoco de males que pa le comos sob o governo de um chefe de um pação que, prezando-se de salua e civilisada, nos trata dibarbaros e ignorandes, e ao mesmo passo se esmera en provar-nos que as leis riernas da rasão e da justiça develo coder ao capracho e a colora dos militares insolentes qui nos vexam ha sete mezos.

A paciercia de que demos grandes provas, soffrendo tão graves males, for paga com o mais atroz descaramento polo vil escambo de promessas puerilmente irrisorias, e de providencias insignificantes, ou antes vexatoriamente inuteis Soffremos, n'uma palavra, o escandalo de insultos não provocados, de mortes e castigos não merceidos, e de absurdo os mais revoltantes, de peculatos, de dilapidações e de rot bos os mais indecentes.

Os pacos reaes foram ronbados de suas alfaias, mobilia e preciosidades; e quando o imperador dos francezes decla ron querer impór-nos um soberano, para recebimento d'esta redicula e pobremente está agora o general Junot mobilando os paços de Queluz com trastes sequestrados aos que podever e estado teem seguido a vossa alteza real.

Para nos dar esse soberano escolhen o general Junot un rancho de homens, cuja maior parte estava no desagrado di vossa alteza real: e mandando-os a Bayonna, para alí recberem a insimuição da vontade de Napoleão, por uma sup posta carta d elles formou o mesmo general em Lisboa un aggregado de anctoridades portuguezas, informe e inconsti nal, a quem dictou, sem a participação da nação, em a d'ella, o requerimento absurdo d'aquillo que por felide nossa elle lhe não facultára pedir.

grande e generoso animo de vossa alteza real saberá irçar e perdoar a pusillanimidade de poucos portuguezes se prestaram a tão ridicula tramoia. Póde ser que certos rehum effeito que haverá de resultar de similhante acto, b repugnante desgosto que tem encontrado em a nação, b hajam concorrido promptos a effeitual-o. N'esta ultima bideração talvez elles sejam, na augusta presença de vossa real, antes dignos de indulgencia, que merecedores tastigo.

o menos, augustissimo senhor, bem o digamos por felide nossa, em todo o tempo d'este governo intruso até a não foi exigido juramento algum que podesse nem leente manchar a fé que jurámos e sempre devemos a a alteza real; e com esse aggregado illegitimo de denotdos representantes da nação ficou salva a dignidade do cter portuguez, e forrou-se o pessimo exemplo que houde resultar infallivelmente de alguma concorrencia mais ima, posto que obrigada, para confecção de um acto en-

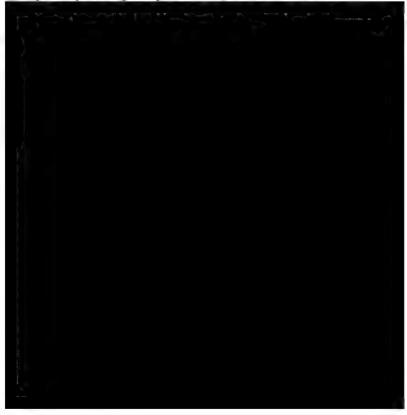

roso meio chamará vossa alteza real a si, e de certo alcancará, a maior e melhor parte da nação, que, vendo-se interessada com o seu soberano, procurará pela emigração ir firmar o throno de seu legitimo chefe, defendel-o com seu sangue, e gosar dos direitos que vossa alteza real lhe restitue: cujo esquecimento, provindo da nossa nimia prosperidade e entorpecido descanso desde o principio do reinado do senhor D. João V, tem sido a causa maior da nossa decadencia, e de certo a unica da indolencia em que jazia a nação, e que obrigou cossa alteza real a nos desampavar.

A Inglaterra, fiel e antiga alliada de vossa alteza real, pode muito porque, no exercicio de sua constituição, o monarcha e o povo, parecendo obrar separadamente, ambos concorrem simultaneamente para o mesmo fim, sendo reciprocamente interessados no equilibrio dos seus direitos, que, posto que distinctos, são inseparaveis.

Até ao presente Napoleão tem sómente vencido soberanos de exercitos, mas não povos interessados com seus soberanos na defeza dos seus thronos. Este exemplo lhe daremos nós sob os auspicios de Deus, e fiados na recta justiça com que vossa alteza real se dignará lembrar-se ser esta a terceira vez que, reconquistando-nos a nós mesmos, defendemos a coróa de nossos monarchas e o throno portuguez, cuja base já por duas vezes foi firmada pelas córtes de Coimbra na gloriosa acclamação do senhor D. João I, e pelas de Lisboa depois da feliz revolução de 1640, em que empunhou o sceptro portuguez o senhor D. João IV, glorioso tronco da real casa de Bragança e augusto quarto avô de vossa alteza real.

Na conta e diario, que temos a honra de pór com esta na augusta presença de vossa alteza real, sem duvida fará vossa alteza real o justo reparo de que, sendo-nos offerecido todo o auxilio pelo general Belesta, governador que foi d'esta cidade e provincia, não lançassemos logo mão dos seus offerecimentos, e tardassemos tantos dias em sacudir o pesado jugo francez. Mas confiamos em que vossa alteza real se diguara approvar os motivos que nos obrigaram a esta demora. Assentâmos não ser conveniente levantar-nos sem es-

mos de accordo com as mais provincias, e sem termos a reza do resultado das nossas negociações com ellas. Lemnos tambem que os hespanhoes, nossos antigos e connos inimigos, haviam entrado n'este reino auxiliando a
nasão franceza; e que se dizia que vossa alteza real por
na fraude lhes havia declarado a guerra; logo não nos paceu decente acceitarmos os seus soccorros. Esperámos,
mim, que elles houvessem evacuado a provincia do Minho,
nie para que não podessem jamais gabar-se de nos haverem
tertado, quando aliás é certo que elles sempre pretendevan assenhorear-se do nosso territorio, e que d'esta vez o
param a principio como senhores, de mãos dadas com os
francezes, e em ultimo logar debaixo do mando d'estes.

Confiâmos, certos e seguros no favor de Deus, na justiça a nossa causa e nas virtudes de vossa alteza real.

Deus guarde a vossa alteza real por muitos e prosperos anos. Porto, em junta do governo, 23 de junho de 1808.—
Sequem-se tres assignaturas.)

## DOCUMENTO N.º 23

(Citado a pag. 345)

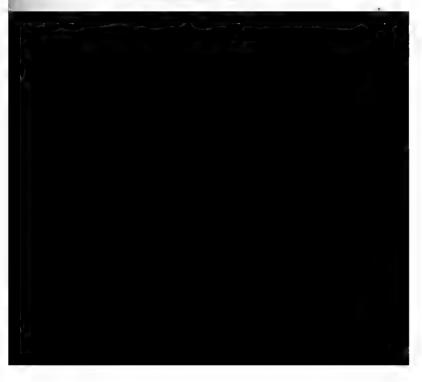

de vos a conhece, e talvez em tempo que a minha vida se arriscasse. Eu ainda conservo os mesmos sentimentos; of jacobinos ainda não poderam abalar a minha constancia: como, porém, a vida é preciosa, eu a desejo dar mais em beneficio da patria, do que sacrifical-a em um tumulto. Eu quero antes morrer como simples soldado em qualquer acção, de que soffrer de vos a injuria de desconfiardes da minha honra e fidehdade. Muitos ministros ha n'esta relação de mais luzes, e por isso mais capazes do logar de intendente geral da policia; fazei justica ao seu merecimento, e ide pedir ontre ao supremo governo, que eu de boa vontade vos quero fazer a vossa. Tenho mais gosto de ir acompanhar meu filho ac exercito, aonde o fiz alistar, do que occupar o logar pelo qual apenas me julgaria capaz no tempo da quietação, e pão do tumulto em que desgracadamente vos vejo; no meió d'este, confesso, se faz mister mão que seja mais habil. Se a vossa desconfianca nasce da falta de proposição dos réus. sabei que eu desejo fazer as cousas de forma que não seja notado de sanguinario: desejo juntar nas sentenças todas as provas que poder descobrir, para que a minha honra não padeca. Se em Franca se faz outra cousa, esta desgracada potencia não serve hoje de modelo ás outras; os réus estão bem seguros; hão de ser punidos conforme suas culpas; a devassa que pelas nossas leis se requer ainda hontem se principiou. Que desejo è este tão arrebatado do sangue de uns poucos de individuos, dos quaes já não temos nada a receiar e que brevemente podereis ver no logar que merecerem pelos seus crimes? Não são estes os que vos devem merecer cuidado; aos que estão em Lisboa e Almeida é que devemos acommetter e vencer. Correi, pois, mais a alistarvos no exercito, e a unir as vossas forças contra os inimigos externos, do que contra esses já presos, dos quaes en poucos dias vos prometto vejaes a triste sorte sendo culpados. Dae-me algum tempo, porque um homem mal convalescido de uma doença, e occupado em muitas outras con sas, não pode fazer mais do que faz; concedendo-me tempo eu vos prometto desempenhar as obrigações do meu officio ingar com o castigo dos réus a religião, a patria e o prine offendidos.

Porto, e intendencia geral da policia, 1 de julho de 1808.— ■ Feliciano da Rocha Gameiro.

# DOCUMENTO N.º 24

(Citado a pag. 340)

Edital do bispo do Porto,

strando que todas as pessoas vão delatar perante o juizo da policia

quaesquer culpados do inconfidencia

Antonio de S. José de Castro, por mercé de Deus e da santa sé apostolica bispo do Porto, do conselho do principe regente nosso senhor, etc.

Fazemos saber a todo o povo fiel, e a todas as pessoas de la e outro sexo d'esta cidade e bispado, que tendo-se proidentemente aberto a devassa geral da inconfidencia e da

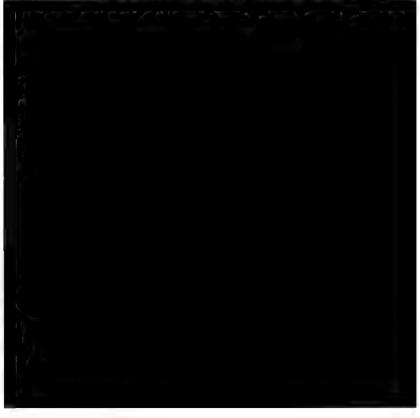

publicas ou particulares, antes ou dej liz de que gosámos, o vão delatar com stancias ao juizo da policia dentro do edital de 28 de junho, debaixo da per e de excommunhão maior, ipso facto servada.

E para que chegue à noticia de todo presente edital, que será affixado nos la Dado no Porto, sob nosso signal e so aos 6 de julho de 1808. — *Bispo*, presid

#### Edital acima alludid

O dr. José Feliciano da Rocha Gameiro, sua alteza real e seu desembargado d'esta cidade do Porto, n'ella juiz con real do tabaco, juiz da inconfidencia o policia no districto da mesma relação;

Faço saber que em observancia da or supremo governo, datada de 26 de junh a tirar devassa dos inconfidentes que di acclamação de 18 de junho de 1808 tiv sivamente se continuará em todos os dias não feriale manhã nas casas da minha residencia, aonde ordeno odos que tiverem que depor sinceramente sem dolo, malicia, venham prestar seus juramentos, para depois, do o merecimento das provas, serem os réus julgados a severidade das leis.

para que chegue à noticia de todos, mando que, publieste a toque de caixa, sejam affixados editaes nos loganais publicos da cidade e seu termo. E, outrosim, mando ninguem ouse tirar ou riscar este meu edital, com a ninação de serem havidos por este mesmo facto por mes, e incorrerem nas penas que por direito lhes são stas.

rto, e intendencia geral da policia, em 28 de junho de . E eu, Antonio José Ribeiro Vianna, o subscrevi. = Seliciano da Rocha Gameiro.

## DOCUMENTO N.º 25

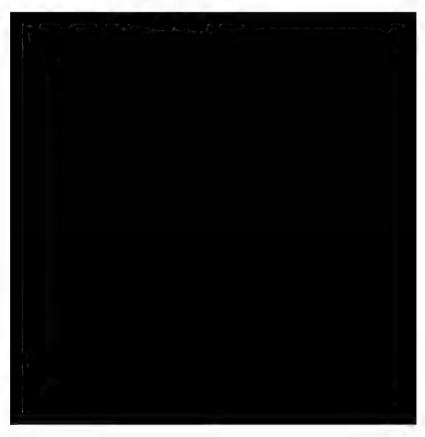

tural, e o fazer resuscitar è attributo que sò compete prema divindade; e tendo a traição de um tyranno amo o nome augusto do nosso amavel principe, sobre-importo seu, e mandado commetter à vista dos nossos olhost sacrilego e o mais horroroso de todos os attentados, de demolir o sagrado quadro que nos traz à memo cinco fontes que rebentaram no alto do Calvario par rem os peccados do mundo, quero dizer, as cinco chanosso Redemptor, offerecidas no Campo de Ourique ao princiro rei para lhe servirem de houra aos seus est tes. Vós tudo fizestes resuscitar no referido dia 18, pareste mesmo dia sobre o infame nome de Napoleão apo cavalgado o do nosso soberano, apresentando-se as nossa imaginação um verdadeiro retrato do archanjo guel.

N'esse mesmo dia, sempre memoravel, resurgem d a parte instantaneamente as armas da real casa de Bri com muito mais brilhantismo que esses mil escudo pendem da torre de David! Mas que digo? Milagre l no men pensamento, porque o nome do nosso augusto cipe nunca morreu para nos, e sempre existiu vivoque sacramentado em nossos peitos, onde os nossos co the rendiam e tributavam as mais humildes adorações pela coacção intrusa aleivosamente rendemos alguna ( lagem a esse monstro de miquidades, a esse chamado rador dos francezes, foi tão sómente com a mais re hypocrisia. Não fizemos resuscitar as armas de Bral que posto se demoliram nos edificios, existiram intact imagens de Jesus Christo, pintadas com o seu sangu cioso? Sim, quanto praticámos com permissão do el tudo aquillo que é natural do brio e valor portugues tido unicamente pelo preceito que o nosso augusto pe decretou na sua despedida, ainda não desenganado mente da perfidia do tyranno: conhecemos a traição d naparte, rebuçada na capa de amizade; conhecemos ( beça de uma numerosa quadritha derramada pela Ex conhecemos, finalmente, que era um individuo sem 🔏 steres comente se continuara em todos os dias não ferrados, de maida nas casas da minha residencia, aonde ordeno que todos que tiverem que depor suceramente sem dolo, netimalida, venham prestar seus juramentos, para depois, semido o merecimento das provas, serem os rens julgados coma serendade das leis.

E para que obegue à noticia de todos, mando que, publicado este a toque de caixa, sejam aflixados editaes nos logaors mais publicos da cidade e seu termo. E, outrosim, mando que tonguem ouse tirar ou rescar este meu edital, com a communação de serem havidos por este mesmo facto por traidores, e incorrerem nas penas que por direito lhes são impostas.

Porto, e intendencia geral da policia, em 28 de junho de 1808. E eu. Autorio José Ribeiro Vianna, o subscrevi. = Just Ediciano da Rocha Gamerro.

# DOCUMENTO N.º 25

(thirade a pag 356)

Proclamação do juiz do povo do Porto

Cuavidando os seus moradores a que uão manchem a gloria
adquirida com actos de insubordinação e tumulto

l'Ovo do Porto, vassallos briosos de um principe incompatavel, e restauradores valentes dos seus legitimos direitos:— dia 4 do corrente julho vós me elegestes (a votos das corporações que n'esta classe vos representam) juiz do povo desta cidade, sempre nobre e sempre augusta; mas depois de arguir-vos de tão errada eleição, e pedir aos céus que me inspirem o acerto de meus deveres, escutae-me attentos.

Vós no dia 48 de junho praticastes uma acção, que, junta a lustoria da nossa patria, talvez faça inveja às cinzas d'esses la processa que por ella derramaram seu sangue. Vós obrastes la tridagre, deixan-m'o assim dizer, porque o morrer è na-

Eu não vos tratarei como vosso juiz, cheio de auctoral mas como vosso amigo e do vosso bem; e por isso vos me exponhaes todas as vossas pretensões, que, quando (dam a muda alcada, irei propol as em pessoa ao supregoverno, para este designar o que for para vosso bem; sejamos despoticos, porque oflendemos o cén e periga almonia que deve haver entre nós: facamos morder de mo nosso inimigo, vendo que ao mesmo tempo que se guerreiros fortes, nos amámos reciprocamente. Não hat tre nós tomultos e alaridos, mas sim repetidos, corda, harmoniosos clamores.

Viva o principe nosso senhor e vivam os seus ficis vz. los! = João de Almeida Ribeiro.

#### DOCUMENTO N.º 26

(talado a pag. 356)

Carta de instrucções que o secretario d'estado da guerra em loclord Castlereagh, dirigiu ao general sir Arthur Wellestey na data de 30 de junho de 1808

A occupação da Hespanha e Portugal pelas tropactivos ganos por esta ultima potencia, determinou sua magestal mandar que um corpo das suas tropas, como se refermargem, fosse preparado para o serviço e empregado baixo das vossas ordens para se oppor aos designos do migo e prestar ás nações portugueza e hespanhota tos adjutorio possivel para sacudir o jugo da França.

Recebereis inclusas as participações que fizeram os de tados do principado das Asturias e do governo da Galoro governo de sua magestade, juntamente com a resposta sua magestade mandou se desse ao seu pedido de set ros, e uma relação dos provimentos que pa se expelto para o porto de Guon para uso do povo das Asturias. Con

rença, sem religião, e foi por isto que assentâmos ser cheada a occasião de darmos a saber a esse infame qual é o valor portuguez, herdado d'aquelles que arrostaram a uma grande parte do universo, fazendo tremular as suas bandeitas quasi sobre as ultimas barreiras do mundo: e foi por tabo que n'esse glorioso dia 18 declarâmos a nossa independencia, levando em vivas até ao céu o nome augusto do senhor D. João VI, principe regente de Portugal; foi por 180 que n'esse dia en vos vi, amados patrícios, de homens convertidos em feras, correndo para o campo de Santo Ovidio 4 espera do inimigo, bem como os esfaimados lobos correm para os cordeiros: vossa fome não está saciada, vossa raiva se anamenta, protestando fartar-vos no sangue d'essa porção de francezes que infesta a augusta Lisboa; emfim, ninguent vos póde conter.

Alt! Que heroicos rasgos de valor abrazam os corações dos portuenses, e que admiraveis exemplos de fidelidade querem assim deixar á posteridade? Ora continuae, amados Istracios mens; consumma-se a gloria do Porto; mas no entlanto permitti-me que vos diga que não deis occasião a que ella se offusque ou diminua com alguma acção que o vosso dema stado furor vos diete sem reflexão; honra e mais honra, "Para todos procedermos com ella não façamos cousa que desagrade ao supremo conselho que nos rege; reparae que elle se compõe de homens tão sabios como virtuosos, e que tral pa fham dia e noite por sustentar brilhante a nossa gloria; sun 👡 o governo è o primeiro que quer dar a vida pela patria, e 114 e promptamente a quer mandar tirar a todo o que for trais for; mas tudo quer por ordem, e por isso consultemol-o, stalamos obedientes aos seus dictames; o governo repreenta o principe, e quem lhe não obedece offende o principe: ald ando nos cousa contra as suas direcções, é irmos contra pessos proprios factos; e será louvarmos o principe por uma parte e offendel-o por outra : olhae que a justica é uma parte de beus, e quem offende a justiça offende a Deus, e então vitão sobre nos maiores males do que nos tem causado o (AFIRINO).

En não vos tratares como vosso para, hemo de am toridademas como vosso atinho e do vosso bem; o por isso vos rogeme expenhaes testas as vossas pretensões, que, quando excedam a moda alcada, trei propedas em pessos ao supreme governo, para este designar o que for para vosso bem; não asejamos despedicos, porque obsidemias o egu o periga a har monta que deve haver estre nos; fo amos morder de inveja o nosso nemigo, vendo que ao mesmo tempo que somo guerreiros forbes, nos amamos reciprocamente. Vacabaja en tre nos tomultos e alarados, mas sun repetidos, cordidos estamoniosos clamores.

Viva o principe nosso senhor è vivam ès seus fiers vassalt los! = João de Almeida Ribeiro.

## DOCUMENTO N." 26

Citado a par. 356:

Carta de instrucções que o secretario d'estado da guerra em Londres lord Castlereagh, dirigin ao general sir Arthur Wellesley na data de 30 de junho de 1808

A occupação da Hespanha e Portugal pelas tropas de França, e a inteira usurpação dos seus respectivos governos por esta ultima potencia, determinou sua magestade mandar que um corpo das suas tropas, como se refere a margem, fosse preparado para o serviço e empregado debaixo das vossas ordens para se oppor aos designios do minigo e prestar ás nações portugueza e hespanhola todo o adjutorio possível para sacudir o jugo da França.

Recebereis inclusas as participações que fizeram os deputados do principado das Asturias e do governo da Galliza ao governo de sua magestade, juntamente com a resposta que sua magestade mandon se desse ao seu pedido de soccorros, e uma relação dos provimentos que já se expediram para o porto de Gijon para uso do povo das Asturias. Como os deputados das sobreditas provincias não desejam que se emprepue corpo algum de tropas de sua magestade n'aquella parte da Hespanha de que são delegados, mas antes téem tostado como mais conveniente para causar uma diversão roderosa em sen favor sobre a importancia de dirigir os estoros das forças britannicas á exputsão dos francezes em Portugal, para que d'este modo se possa fazer geral a insurrenção contra os francezes por todo aquelle reino, assim como na lespanha, julga-se conveniente que a vossa attenção se encambale immediatamente a este objecto.

Adificuldade de voltar para o norte com uma frota de transportes na presente estação, faz necessario que em prituerro logar vos encaminheis com a expedição que vae debano das vossas ordens ao cabo Finisterra; adiantar-voslogs para a Corunha em um vaso bem veleiro, e ahi achareis <sup>os tue</sup>lhores meios de saberdes o verdadeiro estado das cousas, tanto em Portugal, como em Hespanha, e de julgardes ale que ponto o corpo immediatamente debaixo das vossas orderis, on separado, ou reforçado com o do major general Speuser, se pode ou não julgar sufficiente para emprehenbr tima operação contra o Tejo. Se for a vossa opinião, seando as informações que receberdes, que esta empreza \* 130 pode executar sem d'aqui irem novos reforços, commuricareis confidencialmente ao governo provisional da Galbza a importancia de que é para os interesses da causa commun que o vosso armamento se habilite a ancorar ao norte do Tejo ate que possa ser reforçado, e fareis com elle arranpara terdes permissão de ir a Vigo, onde se julga 💯 podereis permanecer com segurança não menor que na enseada do Ferrol, e d'onde podeis partir para o sul com unto mais commodidade do que d'este ultimo ponto.

lo caso de irdes a Vigo, mandareis ordem ao major general Spenser, se tiver chegado ao Tejo, que venha ter comtosco aquelle logar, em conformidade das ordens inclusas, igualmente mandareis para aqui toda a informação que possa habilitar os ministros de sua magestade a tomar as medidas para reforçar o vosso corpo.

noticias mais recentes na Corunha, e p se ordenou ao coronel Browne que foss encontrasse defronte do cabo de Finist das as noticias que podér obter. Um offi conhece as fortificações do Tejo, foi ta o mesmo rio fazer observações e prep para as vossas considerações sobre a o ataque. Elle vos mandará também o ro dagações á paragem de Finisterra, deix até á vossa chegada.

Vós sois auctorisado para dar as ma ranças ao povo hespanhol e portuguez de, mandando uma força para sua assi vista ontro objecto senão ministrar-llu desinteressado apoio; e em quaesque que tenhaes de entrar com uma ou o sempre com a maior liberalidade e o principio de que os reforços de sua ma rigir a ajudar os povos da Hespanha e cer e manter contra a França a indepen das suas respectivas monarchias.

Na rapida successão com quê se a acontecimentos se sigam uns aos outro que se acham Portugal e Hespanha, é no ao votso inizo e decisão sobre, o terro

Vos facilitareis o mais que for possível as communicações atre as respectivas provincias e colonias de Hespanha, e ont os vossos bons officios conciliareis quaesquer altercates que se possam suscitar entre ellas na execução do fim ommum. Se occorrer alguma discordancia séria de sentimentos a respeito da natureza do governo provisional que dese obrar durante o presente interregno, ou do principe, em cuja pessoa se considere depositada a auctoridade legi-Ama, evitareis quanto for possivel tomar parte em taes disrussões sem expressa auctoridade do vosso governo. Comtudo intimarcis às pessoas constituidas em auctoridade, que ara serem consequentes com a asserção da sua independencia, não podem reconhecer que o rei, ou o principe das Asturias, possua ao presente auctoridade alguma, nem podem considerar como válido acto algum praticado por elles, ale que voltem para dentro do paiz e tenham a faculdade de obrar, emquanto forem obrigados a acquiescer à continuacio das tropas francezas em Portugal e Hespanha. A inteira <sup>e</sup> absoluta evacuação da peninsula pelas tropas da França, usto o que se tem passado, é a unica segurança da independetreia da Hespanha, e a unica base sobre que a nação hespatiliula se deve persuadir a tratar, ou a depor as armas.

Tenho a honra de ser, etc. = Castlereagh.

# DOCUMENTO N.º 26-A

(Citido a pag. 314 e 373)

Odcio de sir Arthur Wellesley, escripto a sir Harry Burrard, sobre o estado das cousas na Hespauha e Portugal

Quartel general em Lavos, 8 de agosto de 4808. Senhor: - Tendo recebido do secretario d'estado as instrucções relativas á vossa vinda para as costas de Portugal com um corpo de dez mil homens, que ultimamente se achava empregado no norte da Europa, debaixo das ordens de sir John Moore, cumpre-me desde agora não sómente dar-vos as informações que até ao presente me teem sido transmittidas sobre o estado geral dos negocios da guerra em Portugal e Hespanha, mas também apresentar-vos o plano de operações, da execução do qual actualmente me occupo. As forças do inimigo em Portugal consistem hoje, tanto quanto posso julgar, em dezeseis mil a dezoito mil homens, quinbentos dos quaes se acham na praça de Almeida, outros tantos em Elvas, seiscentos a oitocentos em Peniche, e mil e seiscentos a mil e outocentos na provincia do Alemtejo e Setubal O resto acha se em disponibilidade para a defeza de Lisboa. e está posto na torre de S. Julião e fortaleza de Cascaes, nas baterias da costa até à mesma Lisboa, assim como no antigo castello d'esta cidade, no qual se fizeram ultimamente algumas obras.

D'estas forças disponiveis para a defeza de Lisboa o inimigo destacou ultimamente um corpo de dois mil homens, pouco mais ou menos, commandado pelo general Thomners. Cuidei ao principio que este destacamento tinha por objecto observar os meus movimentos. Este corpo está presentemente em Alcobaça; e a 26 do mez ultimo um outro de quatro mil homens, debaixo das ordens do general Loison, passón o Tejo para marchar para o Alemtejo. O objecto d'este segundo corpo é o de perseguir os portuguezes insurgados n'esta provincia, obrigando a retirar-se um corpo hespanhol, ponco mais ou menos de mil homens, que da Extremadura hespanhola avançou pelo territorio portuguez até Evora, e por este modo poder rennir às tropas destinadas a defender Lisboa o exercito francez, empregado em reprimir a insurreição de Setubal e a da provincia do Alemtejo. Em todo o caso o corpo de Loison deve voltar para Lisboa; o corpo francez, destinado à defeza d'esta cidade, será, pouço mais on menos, de uns quatorze mil homens, dos quaes tres mil, pelo menos, devem ser deixados n'ella para sua guarnição e para guarda das fortalezas, tanto da costa, como da margem do rio. O corpo do exercito francez, commandado por Dupont.

entregou-se a 20 do mez ultimo ao exercito hespanhol, commandado por Castaños na Andaluzia. Resulta, pois, não haver actualmente tropas francezas na parte meridional da Hespanha.

Do lado do norte o exercito hespanhol da Galliza e da Castella foi batido no Rio Secco, na provincia de Valladolid, por um corpo do exercito francez, que se diz commandado pelo general Bessieres; este corpo tinha avançado de Burgos. As tropas hespanholas retiraram-se no dia 15 para Benevente. Dizem-me que depois d'este acontecimento houve um encontro de postos avançados n'aquellas vizinhancas, mas não tenho certeza d'isto. Tambem não estou bem informado da posição respectiva dos hespanhoes e dos francezes n'esta parte desde 14 de julho.

Depois de haverdes passado algum tempo n'este paiz, e terdes experimentado a que ponto a falta de boas informações e supprida pela circulação de relatorios falsos, não vos admirareis então da peniiria em que me acho de noticias exactas sobre este ponto. Entretanto é certo que não ha acontecimentos importantes n'esta parte da peninsula desde 14 de julho: e, segundo estas circumstancias, concluo que a movimento de Bessières para atacar o exercito hespanhol do Rio Seeco não tinha outro objecto senão cobrir a marcha do rei José para Madrid. Elle ali chegou a 24 de julho. Independentemente da derrota em Andaluzia, o inimigo, como podercis saber, foi repellido n'um ataque por elle feito no remo de Aragão contra Saragoga; também tem feito o mesmo em Valencia, dizendo-se ter perdido muita gente, tanto n'um como n'outro ataque. Acrescenta-se que na Catalunha foram ali cortados dois destacamentos inimigos, que os franrozes perderam o forte de Figueiras, e que se acham bloqueados em Barcelona. Todavia não recebi relatorio algum official sobre estas ultimas acções e operações: mas as notiras que a este respeito se teem espalhado passam por certas; e em todo o caso, on estes relatorios sejam fundados, ou não, é evidente que a insurreição contra os francezes é universal na Hespanha; que consideraveis corpos hespanhoes téem pegado em armas; que, entre outros, um exercito vinte mil homens, comprehendendo n'elle quatro uni cavilos, se formou sobre o Tejo, na Extremadura; e finalment que os francezes não podem continuar as suas operaçõe com corpos tão pouco consideraveis. Tenho, portanto, an tivo de crer, à vista da sua inactividade e das derrotas que ha experimentado, que não tem meios de reunir um execito bastante numeroso para embaraçar os progressos da surreição e os esforços dos insurgentes, nem mesmo meo de fornecimento para o entretenimento dos seus different corpos destacados; ou então que não podem prosegua suas operações com exercitos tão numerosos, quanto ho era preciso, emquanto não formarem armazens de deposito.

Quanto ao que respeita a Portugal, todo o reino, except as vizinhanças de Lisboa, está n'um estado de completa i surreição contra os francezes. Os seus meios de defeza sia todavia, menos poderosos do que em Hespanha. As trojo portuguezas foram completamente dispersas; os seus of ciaes téem-se passado ao Brazil; os seus arsenaes foram of bados on estão nas mãos do inimigo: e a sua revolta, considerarmos as circumstancias em que foi feita, é ma admiravel que a da nação hespanhola. Os portuguezes p derão ter na parte septentrional do reino, ponco mais ou m nos, uns dez mil homens em armas. Cinco mil d'entre elle devem marchar commigo sobre Lisboa; o resto, com u destacamento de mil e quinhentos hespanhoes vindos da Ga liza, será empregado em bloquear Almeida e a proteger cidade do Porto, onde presentemente é a séde do govern do paiz. As provincias do Alemtejo e Algarve, na parte m ridional do reino, estão inteiramente sublevadas; e as d Minho, Traz os Montes, Douro e Beira, na parte septentrio nal, estão faltas de armas, e nada podem emprehender con tra o inimigo.

Tendo consultado sir Carlos Cotton, pareceu-nos que ataque proposto sobre a bahia de Cascaes era impratuavo porque a bahia se acha muito bem defendida pelo forte d 🍇 e por varias ontras obras, não podendo approxi-👓 o bastante para fazer calar o fogo. O desembarque Paço de Arcos, à embocadura do Tejo, não podia effeise senão depois de ter feito calar o fogo da torre de utião, o que pareceu impossível áquelles que d'isto haa de ser encarregados. Ha algumas enseadas onde se um desembarcar as tropas, e algumas outras similhan-👱 encontram ao norte do Cabo da Roca: mas ellas fama se acham defendidas por obras, cujas se devem igualme fazer calar. Estas enseadas, ou bahias, são pouco 🐎, e só um pequeno numero de tropas poderiam n'eldesembarcar a um tempo. Continuamente ha sobre esta la mua tal resaca de vagas, que o desembarque se torna mas vezes tão difficil, que é duvidoso que as primeitropas desembarcadas possam ser protegidas a tempo aquellas que téem de as ir sustentar, e mais duvidoso é da que os cavallos da artilhería e da cavallaria, bem como provisões de toda a ordem, possam ser postas em terra qualquer maneira. Estas difficuldades para o desembardas tropas em qualquer das bahias da costa de Portugal, no de Lisboa, teriam sido ainda augmentadas pela viziora do inimigo e pelo aniquilamento dos recursos do a. O projecto de desembarcar na parte norte de Portugal evidentemente o que, portanto, se antolhou mais rasoavel, esta conformidade determinei a bahia do Mondego como onto mais approximado entre aquelles em que se achou l- facilidade para o desembarque, com a excepção de Pele, cojas praias, proprias para esta operação, são defens por um forte occupado pelo inimigo. Era, portanto, sario assenhórearmo-nos d'este forte por meio de um que regular, para que o ancoradouro dos navios fosse sufsatemente protegido.

pista-se tanto mais no desembarque ao norte do paiz, nto que era este um meio de assegurar a cooperação das portuguezas na expedição contra Lisboa. A totalidade orpo, posto debaixo do meu commando, comprehendene o elle as tropas do general Spenser, tendo desembarTHE STREET OF THE PARTY OF THE

to genera June must no en uttune esta em data de Si de mano, francia de esta estada esta esta contra as the charles of Promise. She made a destruction as The Rich rapes a legal sees with the a first to the first with terrible a weign action of the second purhado beire, a bes some or is east on comparathe its promotion to Harrison. Treman, post is criminosus Agerman, esperimenten persente em medicarancon A paties de sea capa seguinarele la de tenimplar. If todays entities asmer, progress, house as tientas, jamais poule of the de. a party strain for receptive promission ou desporado por labor pretentos. Uma rigidos risistemia, seconals air energion eskojos artualmente praticados pebet with valurieus vizinhos e am gas, us bestanboes, denodarlamente emperimbies na mesma gloriosa causa, ha de terento feliz. Milhares anida existem em Portugal anciosos de was antepassados em lealdade e gloria. Outra vez repito a cada feal portuguez, que todo o anxiño, que da armada de sua magestade britannica se possa prestar, será dado em favor de uma cansa tão justa, gloriosa e honorifica, como é a restauração do seu legituro principe, em cujo nome o estandarte se havia de levantar no sul, assim como o foi no norte, para os leaes acudirem a elle.

Dada a bordo da nau libernia, de sua magestade bri-

tannica, ancorada na foz do Tejo, 4 de julho de 1808. = Carlos Cotton, almirante da bandeira azul e commandante em chefe da armada de sua magestade britannica.

Habitantes de Portugal! — Téem vindo deputações de todas as partes do reino a pedir-me soccorro, ajuda e favor, e me teem referido a varonil determinação do povo de Portugal, que deseja restabelecer o governo do seu legitimo principe, e emancipar a sua patria da oppressão franceza. Em consequencia do vosso pedido, mando navios, tropas, armas e munições, e tenho ordenado que se arvore o estandarte de sua alteza real, junto do qual convido a que se reunam immediatamente todos os portuguezes leaes, e que tomem armas em tão justa e tão gloriosa causa. Para serdes bem succedidos deveis ser unanimes, e juntar-vos aos vossos valentes vizinhos e amigos, os bespanhoes: não vos deveis intimidar pelas ameaças, nem deixar-vos corromper pelas promessas. Alguns mezes de experiencia vos devem ter convencido dos effertos da amizade franceza. Agora é á boa fe, aos socrorros britannicos, ajudados da vossa energia e esforços, que en espero sejaes devedores do restabelecimento do vosso principe e da independencia da vossa patria.

Dada a bordo da nau Hibernia, em frente do Tejo, aos 4 de julho de 1808. = C. Cotton, almirante.

#### DOCUMENTO N.º 28

(Citado a pag. 367 e 381)

Proclamação des commandantes em chefe das forças de mar e terra de sua magestade britannica

empregadas em auxilio dos leves habitantes de Portugal

Habitantes de Portugal! — É chegado o tempo de libertar a vossa patria e de restaurar o governo do vosso legitimo «oberano. Sua magestade britannica, nosso amabilissimo rei

e senhor, satisfazendo os desejos e ardentes súpulicas com que Portugal de todas as partes lhe tem pedido soccorros, vos tem mandado para este fim um exercito da Inglaterra, destinado a cooperar com a sua armada, que já cruza em vossas costas. Os soldados inglezes desembarcam em vossas praias, animados de puros sentimentos de amizade, fidelidade e honra. A gloriosa empreza em que vos achaes empenhados tem por objecto o que ha de mais caro ao homem, a protecção de vossas mulheres e filhos, a restauração do vosso legitimo soberano, a independencia, ou para melhor dizer a existencia do vosso reino e a estabilidade da vossa santa religião. Similhantes objectos só poderão conseguir-se por assignaladas provas de valor e de constancia. O nobre esforço contra a tyrannia e usurpação da Franca será sustentado pelas forças unidas de Portugal, Hespanha e Inglaterra, e para o successo feliz de uma causa tão justa como gloriosa, os designios de sua magestade britannica são iguaes áquelles de que vós mesmos vos achaes animados.

Lavos, A de agosto de 1808. = Carlos Cotton = Arthur Wellesley.

#### DOCUMENTO N.º 28-A

(Citado a pag. 369)

Carta dos negociantes de Coimbra para sir Arthur Wellesley offerecendo-lhe um refresco para o seu exercito quando desembarcou em Lavos em 2 e 5 de agosto de 1808

Ex. \*\*o sr. general em chefe das tropas de sua magestad britannica. — Senhor: Apesar do esgotamento universal, que nos reduziram as rapinas dos nossos barbaros hospedes, ainda nos resta o sentimento da gratidão. As nações in gleza e portugueza, no meio de todas as diversas crises políticas, foram sempre leaes e sempre amigas: porém, nepresente occasião, em que luctavamos com grande valor mas mal armados, contra um inimigo feroz, nem os nosso

nnica, ancorada na foz do Tejo, 1 de julho de 1808. = arlos Cotton, almirante da bandeira azul e commandante n chefe da armada de sua magestade britannica.

Ilabitantes de Portugal!—Trem vindo deputações de todas la partes do reino a pedir-me soccorro, ajuda e favor, e me trem referido a varonil determinação do povo de Portugal, que deseja restabelecer o governo do seu legitimo principe, e emancipar a sua patria da oppressão franceza. Em consequencia do vosso pedido, mando navios, tropas, armas e amições, e tenho ordenado que se arvore o estandarte de analteza real, junto do qual convido a que se reunam immediatamente todos os portuguezes leaes, e que tomem armas em tão justa e tão gloriosa causa. Para serdes bem sucstidos deveis ser unanimes, e juntar-vos aos vossos valentes aixinhos e amigos, os hespanhoes; não vos deveis intimidar clas ameaças, nem deixar-vos corromper pelas promessas. Alguns mezes de experiencia vos devem ter convencido dos fieitos da amizade franceza. Agora é á boa fé, aos soccor-

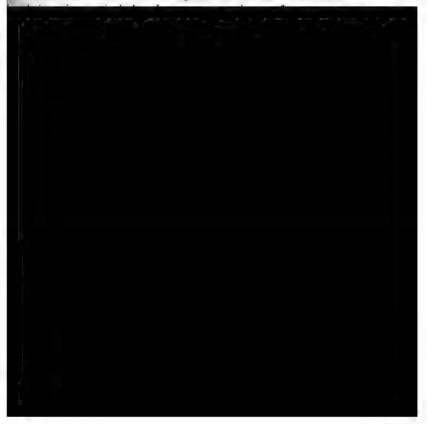

officiaes portuguezes manifestaram o desejo de que o ( missariado inglez aprovisionasse durante a campanha tropas portuguezas á custa dos armazens inglezes. At m'o declararam, sobretudo n'uma conferencia que com 6 tive no Porto na noite de 21 de julho, e n'uma outra Montemor o Velho a 17 do corrente. Promptamente respondi n'estas duas entrevistas que me era impossivel necer-lies o que lies faltava, tirando-o dos armazens in zes; que estes armazens não tinham sido formados se para o consumo das tropas inglezas, não sendo estas a visionadas senão para pouco tempo; que era cousa m nova pedir a um exercito, que acaba de desembarcar, pro não sómente ao seu proprio consumo de pão, mas tamb ao do exercito do estado em soccorro do qual tinha va Todavia disse aos officiaes portuguezes que não acredi precisar pedir que o paiz me fornecesse o pão durante ( nha marcha sobre Lisboa; mas que exigia carne, vol forragens, sendo todas estas cousas as que o bispo do P me prometten fornecer-me.

Antes de marchar sobre Leiria, os officiaes portugu instantemente me pediram que avançasse sem demod fim de cobrir um armazem que tinham formado no inte se, pelo menos en assim o entendi, das tropas ingleza effectivamente o salvei das mãos do inimigo, dirigindo f a frente. Mas não recebi viveres alguns de similbante ad zem, que inteiramente foi consagrado ao fornecimento tropas portuguezas. Entretanto, na tarde do mesmo da que o exercito portuguez chegou a Leiria, enviaram-se mensageiros extraordinarios pedindo-me viveres; e na trevista que durante a noite tive com o general Frenc ( nifestou me a sua inquietação sobre esté ponto. Como quei-lhe o plano da muda marcha para a manhà segut fixando de commum accordo a hora da partida das tel portuguezas. Todavia, em vez de fazer a marcha, com nhamos ajustado, recebi do general Freire a proposição um novo plano de operações, que consistia em que aspas portuguezas se separassem do exercito inglez por

ma para Santarem, quando en não conviesse em alimentar a todas; e o pretexto allegado para a adopção d'este novo plano era o de que provavelmente haviam de faltar os vive-es pela estrada por que resolvéra marchar, ao passo que eshavera em abundancia pela que elle propunha seguissemos, ao passo que por outro lado as tropas portuguezas se soluram em posição de cortar a retirada aos francezes saídos de Lishoa.

Na minha resposta demonstrei-lhe a insufficiencia e o perozo do sen plano, e pedi-lhe que me enviasse mil homens de ndanteria, toda a sua cavallaria e as suas tropas ligeiras, sendo estas forças as que en me compromettia nutrir, recommendando-lhe que on se juntasse a mim com o resto das suas tropas, on que, se por effeito de qualquer acontecimento ficasse em Leiria on Alcobaça, on em qualquer outra parte na munha retagnarda, tivesse sempre cuidado em segurar as suas tropas. Envion-me, portanto, as tropas que lhe fieda, a saber: mil e quatrocentos homens de infanteria e ducentos e sessenta de cavallaria; mas annuncion-me que enbudia perseverar no seu plano de operações com o resto do sen exercito, apesar de o informar de que tinha achado recuisos no paiz ao nivel das suas precisões.

lus i sti principalmente sobre estes detalhes, explicando a v. ႇ 🔾 que se passou, porque estou certo não ser esta a ventra leira causa da separação do exercito portuguez do de sua ra asagestade. No armazem de Leiria devia haver pão para por dois dias as tropas portuguezas. Em Alcobaça arlini uma quantidade sufficiente para um dia, e mais se pode : a haver amda, pois que esta villa poderia fornecer suptres provisões. O general Freire foi sabedor do estado lestes recursos, e todavia perseveron no seu projecto; Piào poder attribuir a sua persistencia senão aos re-Cque todavia me não manifestou) de que não tinhamos uffic na ente força contra o inimigo. Estou convencido de que werkers motivo pessoal ha na sua conducta, porque sempre com elle nos melhores termos da mais inteira cordabdades \_ Forneci-lhe armas, munições, pederneiras, e fiz tudo que de mim dependia em favor do seu exercito: e na mesma vespera do dia em que me participon a mudança que fizera na marcha do seu exercito, de muito sua livre vontade elle e as suas tropas se pozeram debaixo das minhas ordens.

Tendo achado os recursos que offerecia o paiz mais abundantes do que se esperava, certamente me teria encarregado de nutrir o seu exercito como desejava, porque consulero cousa importante, mais pelas rasões políticas do que pelas militares, que as tropas portuguezas nos acompanhassem un nossa marcha. De resto achei o commissariado inglez tão mal composto, tão incapaz de distribuir, mesmo ás tropas inglezas, as provisões abundantes que para ellas se tinham procurado, que nenhuma cobiça tinha de lhe impor ainda mais o novo encargo de fornecer e distribuir os viveres ao exercito portuguez. Por outro lado, como já expluquei a v. s.\*, não creio que o motivo allegado seja aquelle que causou a resolução de que tenho fallado.

No dia 13 sai pois de Leiria, marchando para Alcobaça, onde cheguei no dia 14. Esta villa tinha sido evacuada pelo inimigo na precedente noite, e hontem cheguei aqui. O inimigo, na força de uns quatro mil homens pouco mais ou menos, postou-se consa de umas 40 milhas d'aqui na Roliça, occupando Obados, que tambem d'aqui dista consa de 3 milhas, com os seus postos avançados. Como a posse d'esta ultima villa era importante para as nossas operações ulteriores, resolvi assenhorear-me d'ella; e logo que a infanteria chegon ao respectivo terreno dei ordens para fazer occupar a villa por um destacamento de quatro companhias de carabineiros dos regimentos n.º 60 e 95.

O inimigo, que não tinha senão um fraco piquete de infanteria e pouca cavallaria, não fez muita resistencia e returou-se; mas elle foi perseguido por um destacamento dos nossos carabineiros até 3 milhas de Obidos. Os carabineiros foram então atacados por um corpo mais numeroso do inimigo, que tentou cortal-os do grosso do destacamento a que pertenciam, o qual tinha avançado para os sustentar. Corpos mais consideraveis do inimigo se mostraram sobre

os dois flancos do destacamento, e não foi sem difliculdade que o major general Spenser, que tinha saido de Obidos quando soube que os carabineiros se haviam deitado a perseguir o inimigo, pode assegurar a sua retirada sobre esta olla Depois d'isto ficaram senhores do terreno, retirando-se o inimigo inteiramente das suas vizinhanças. D'este pequeno combate dos postos avançados, que só teve logar por causa do ardor das tropas em perseguir o inimigo, resultou termos de tamentar a perda do tenente Bembury, do segundo batathão do regimento n.º 95, que foi morto; o honrado major general sir II. Pakenham foi ferido, mas levemente. Tambem perdemos alguns homens, cujo numero ignoro por não ter amda recebido as respectivas communicações.

Alem do corpo dos quatro mil homens, ponco mais on menos, commandado pelos generaes Delaborde e Thomiers, que se retirou diante do nosso exercito pela estrada que pela beiramar se dirige a Lisboa, ha um outro corpo de quasi enco mil homens reunido em Rio Maior debaixo das ordens do general Loison, que julgo deverá retirar-se pela estrada reat de Lisboa. Estes dois corpos reunir-se-hão provavelmente perto d'esta villa, e com elles todas as mais tropas que o inimigo podér dispensar da defeza das fortificações.

O corpo de Loison foi ultimamente enviado para o Alemtejo contra um destacamento hespanhol de mil homens, pouco mais ou menos, e contra os portuguezes insurgidos n'esta provuncia com a missão de soccorrer Elvas. Sei que soffreu muito n'esta expedição, tanto pela fadiga das marchas que fez, como pela resistencia que experimentou.

Logo que cheguei a Alcobaça entrei em communicação com o capitão Bligh, do Mfredo, que tinha vindo para as alturas da Nazareth com um comboio de provisões e munições de artifheria. Elle desembarcou viveres, que espero receber esta tarde. Actualmente está defronte de Peniche, onde tenciono, se me for possivel, communicar com elle amanha pela manha.

## DOCUMENTO N.º 28-C

(Citado a pag. 374)

Excerptos da defeza de Bernardim Freire de Andrade, public Lishoa com o título «Reflexões sobre o Correio braziliense» cando até certo ponto a indecisão d'aquelle general em liga exercito inglez de Wellesley em agosto de 1808

E um facto que os portuguezes separaram-se de We e d'elle continuaram separados até 22 de agosto; se campo e não brigaram.

E um facto publico que o exercito portuguez, vi quasi insuperaveis difficuldades, só em Coimbra se p ganisar no numero de sete mil seiscentas e dezoito l Aos 10 de agosto moven-se d'ali o sen quartel gener dia 11 reuniram-se em Pombal todos os corpos d'est cito. Chegon a 12 a Leiria, e no mesmo dia de tarde dia-se que elle marchasse no seguinte com o exercito que ali se achava, e que com effeito se poz em mar manha do dia 13. E porque não partor o exercito? em conselhos militares dos dias 13 e 15 se assent não devia partir. Sem fallarmos da falta de subsiste difficuldade de transportes, a junta do Porto havia re que este exercito não avançasse para Lisboa emqua restassem francezes ao lado esquerdo. Foi por isso qu vernador de Coimbra, em carta de 16, escreven ao ( Freue: Parece-me muito acertado que se conserve un tal, que obste a qualquer tentativa que o inimigo fac atacar estas provincias, e sempre esperei que o consell tar do exercito) tomasse esta deliberação. Foi por ist mesma junta suprema, depois de um conselho milit brado no Porto no dia 20, responden ao mesmo gener A deliberação que v. ex.º tomou de não marchar com cuto inglez, decrando estas provincias abertas e erpa approvada por todos como a mais importante para

. Logo o general obrou o que devia segundo as ordens governo, e a sua resolução foi julgada importante para a ção.

Vejamos agora se havia ou não inimigos ao lado esquerdo l'exercito portuguez, e se as provincias estavam effectivame expostas, o que se poderá determinar pelas posições disposições dos mesmos inimigos n'aquelle tempo. Os accezes conservavam n'aquella epocha, alem das praças a Almeida e Elvas, fortes guarnições em Abrantes e Santam; e o corpo de seis mil a oito mil homens, com que Loituba ido fazer a sua expedição a Evora, depois de estar ums dias em Evora, voltava para Abrantes, e entrava em tomar no mesmo dia que os corpos portuguezes avançam para Leiria.

Uma carta do governador de Coimbra, escripta ás nove pas da noite do dia 12, e que o general Freire recebeu 13, annunciava uma noticia da ultima e mais séria importicia que se lhe communicara de viva voz por pessoa conheta e mandada de Lisboa para isto mesmo, a qual interessava do saber-se logo para a direcção do nosso exercito. Era a

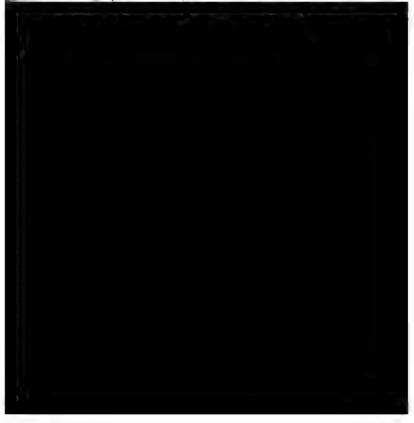

a um de se evadirem para Almeida.

A probabilidade d'estas tentativas era el las suas posições e aprovisionamentos, e fez certa pelo plano interceptado do coro mr. Vincent, de 28 de junho, pelo qual siminigos tinham o projecto de passar em Elvas ou Almeida. Ali elles podiam espera sières, do qual tinham amuniciado a cheg Lisboa, e que desde a batalha do Rio Secot impedimento algum para se approximar Portugal.

As disposições e bagagens com que o gi de Lisboa, levando comsigo secretarias es precioso, correspondem do mesmo modo mesmo projecto.

Tendo-se, pois, fornecido ao general Welle elle mesmo exigiu, parece que nenhuma oo devia contrabalançar aquella de segurar a incursões ferozes dos nossos inimigos, par cha effectiva do resto do exercito portugue desejos sinceros do general eram de cont desse os seus deveres com o gosto de satis general Wellesley, logo que soube em Le dia 17, a conquista de Abrantes e a marchi. Rio Maior, pelas quaes cessavam os succes

Caldas, e contando juntar-se ao exercito inglez no seguinte da, como lhe fòra insimuado pelo general Wellesley em carta de 18, não o pôde conseguir por um rebate que houve n'esta noile has Caldas, que obrigon as tropas a estarem sem comer sobre as armas até pela manhã, rebate a que a vizinhança em que se achayam os corpos inmigos dava fundado motivo unão se poder desprezar, e em rasão do qual se não pôde passar de Obidos no dia 20. Na noite d'esse dia se recebeu Olados uma carta do general Wellesley, escripta no mestro, em resposta a outra do general Freire, de 19, em me appelle general the indicava que o inimigo estava ainda força em Torres Vedras, que elle la seguir o canunho le Mafra; que os inimigos naturalmente marchariam pelo de Terres para Lishoa, e que n'este caso deveria o exercito portinguez dar tempo a que os francezes estivessem um potacco afastados dos inglezes.

A necessidade, pois, de fazer observar a nova direcção do mitta i go, conforme a mencionada insimuação do general Wellestery; a fadiga da tropa e das bestas do parque, e a reunião de clois batalhões de granadeiros e caçadores de Traz os Merites que se esperavam n'aquelle dia, taes foram os motivos cla demora do exercito portuguez em Obidos no dia 21, e das não podermos chegar à Lourinhã senão a 22.

preciso considerar que foram os francezes que atacaram os inglezes no Vimeiro, e que por isso era necessario mo se estivesse no segredo dos seus projectos, para se poder saber que o exercito portuguez evitaria uma acção se mão chegasse precisamente n'aquelle dia; era preciso tambenta adrembar-se que este havia de ser o ultuno combate. Ista porém, era tão incerto como era certa a boa disposição do se cueral e exercito portuguez de se bater com o inimigo. Os seguintes factos provam a sua boa vontade.

nesmo dia 22, em que marchavamos para a Lourinhã, tencto o general Wellesley supposto que haveria novo ataques, o nosso exercito, que se achava proximo áquella villa, lo convidado por elle para tomar o immigo pela retagnarda, ecom esse destino se avançava, quando o general Keller-

mann se apresentou com as proposições para a susper de armas.

Já depois do armisticio o general Dalrymple, julgando tural que elle se rompesse, pediu ao general Frerre, a que, deixando Peniche bloqueado com quatrocentos e homens, o que se executou, marchasse para a Encarnos alem da linha de demarcação, e com a brigada allemá, o mandada pelo general Murray, estivesse prompto a stepela estrada de Mafra, e que o brigadeiro Bacellar se o servasse igualmente prompto a marchar de Santarem a meira voz, seguindo a estrada principal por Santarem a boa, e apoderando-se de quantos barcos fosse possível payançarem com mais rapidez e tomarem a retaguada Santarem.

No dia 30 requereu-se da parte do general Dalrymple estas tropas de Santarem avançassem effectivamente no guinte dia, que era o 1.º de setembro, communicando seus movimentos aos corpos inglezes vizinhos, e que o eque estava na Encarnação se demorasse abi no dia 31, que chegou a brigada de Murray.

Taes eram as combinações dos exercitos e a nossa do sição para combatermos o inimigo, quando na noite de 31 se noticion a conclusão da convenção definitiva par evacuação dos francezes de Portugal. Estes factos prod a combinação e cooperação do exercito portuguez com inglezes, desde que se removeram obstaculos em que não era culpado, e a que o general Freire devia attender bons principios e por obediencia ao governo; provam a l harmonia que houve entre os dois exercitos : provam que o general saiu ao campo e não combateu, não foi por culpa, mas por mera casualidade; que den ao exercio glez o anxilio que se lhe pediu; que sempre que não bo uma rasão liquidamente superior, elle fez executar as u nuações dos generaes alhados, e que elle não davidou, a o bem das provincias, sacrificar ao interesse d'ellas o s amor proprio, mortificado por apparencias desairosas, co não duvidou depois expor e perder a sua vida, com ta ionta da sua pessoa e opprobrio da sua fama, pela salvao da sua patria <sup>4</sup>.

### DOCUMENTO N.º 29

(Gltado a pag. 365)

Proclamação do general Junot aos habitantes de Lisboa jor occasião de sair d'esta capital ao encentro das tropas inglezas que vinham em marcha

Itabitantes de Lisboa: — Eu me separo de vós por tres ou patro dias. Vou visitar o meu exercito; e se for necessario oruma batalha aos inglezes, e qualquer que seja o successo, brarei para vós. Eu vos deixo para governar Lisboa um geral, que, pela sua doçura e pela sua firmeza de caracter, pube merecer a amizade dos portuguezes em Cascaes e biras. O sr. genera! Travot saberá tambem por estas virtumemerecer a dos habitantes de Lisboa. Vós tendes estado de agora tranquillos; é do vosso proprio interesse continuar sel-o. Não vos mancheis com um crime horrendo n'um stante em que a sorte das armas decidirá sem risco vosso poder que vos haja de governar. Reflecti n'um instante lire os interesses das tres nações que entre si disputam a



e se esse não bastar, outro virá após elle; mas elles terão destruido os vossos estabelecimentos maritimos; elles terão sido causa da destruição de Lisboa; e eis-aqui o que elles procuram, o que elles querem. Elles sabem que não podem conservar-se no continente, mas quando elles podem destruir os portos e a marinha de qualquer potencia estão contentes.

Eu parto cheio de confiança em vós; conto muito sobre todos os cidadãos interessados na conservação da ordem publica, e estou persuadido que ella será conservada. Considerae as desgraças que necessariamente succederiam se esta formosa cidade obrigasse as minhas tropas a entrar n'ella com a força. Os soldados exasperados não poderiam conter-se; o ferro, o fogo, todos os males da guerra praticados em uma cidade tomada de assalto; o saque, a morte... esaqui o que em taes circumstancias eu não poderia impedir; eis-aqui o que attrahireis sobre vós; só a idéa me faz estre mecer.

Habitantes de Lisboa! Evitae, afastae de vos estas terriveis calamidades.

Dada no palacio do quartel general de Lisboa, aos 10 de agosto de 1808. = Duque de Abrantes.

# DOCUMENTO N.º 29-A

(Citado a pag. 397)

O mappa seguinte foi extrahido da Historio da guerra da peninsula, escripta em inglez pelo general W. F. P. Napier e vertida na lingua franceza por Mathieu Dumas. O auctor organison-o, segundo declara, á vista das relações do respectivo exercito; mas, alem da fórma confusa, notam-se importantes differenças entre os numeros parciaes e as sommas, envolvendo até o total da força de homens com o de cavallos. Consultámos uma edição de Paris (1828) e outra de Londres (1856): a ultima pareceu-nos ainda mais incorrecta nos algarismos.

| Presente ao Caraños   Balado effe   Balado | affective        | Cavallon | 1.377             | \$:673 |            | 0.4           | Artilberi           | 689                                | 689    |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------|--------|------------|---------------|---------------------|------------------------------------|--------|------------|--|
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Estado effectivo | Bomens   | \$4:736<br>\$:795 | 20:530 |            | tade effectiv | Cavallos Artilberia | 3:386                              | 3:833  |            |  |
| Total   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16:190   16 | campo .          | Cavallos | 1111              | 9:440  | 90         | 2             |                     | 29,684<br>11:049<br>6:624<br>5:307 | 52:634 |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prosentes a      | Honeas   | 1                 | 1      | ato de 18  | No hospital   | Bornens             | 2:449<br>654<br>141<br>141         | 3:357  | rtilberia. |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |          | *                 | 4      | 23 de m    | sopr          | Cavallos            |                                    | 247    | sças de a  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |          | 4<br>4<br>9<br>4  |        | l no dia   | Destace       |                     | 4.087<br>474<br>570                | 1:831  | os e 36 pe |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |          | 0<br>0<br>2       | Total  | Portuga    | L arthris     | Cavallos            | 9:789<br>101<br>844                | 4:217  | 62 cavall  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |          | -                 |        | 1062 8m    | Debaixo da    | Homens              | 9:281<br>6:309<br>6:309            | 44:657 | mens, 4:4  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                |          |                   |        | 21         | _             |                     |                                    |        | 3          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |          |                   |        | 40         |               |                     |                                    | 1      | 334        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |          |                   |        | <b>3</b> € |               |                     |                                    |        | 182        |  |

# DOCUMENTO N.º 30

(Citado a pag. \$19)

Suspensão de armas concordada entre o tenente general Arthur Wollesley e o general de divisão kello ambos munidos dos poderos respectivos

Quartel general inglez em Cintra, aos 22 de agosto d Artigo 1.º Havera desde a data d'este dia suspen armas entre os exercitos de sua magestade britannic sua magestade imperial e real Napoleão 1, para o fin tratar uma convenção definitiva para a evacuação de gal pelo exercito francez.

Art. 2.º Os generaes em chefe dos dois exercitos, commandante em chefe da esquadra britannica à e do Tejo, destinarão um dia para se reunirem n'aquello da costa que julguem conveniente para se tratar e e a dita convenção.

Art. 3.º O rio Sizandro formará a linha de demal entre os dois exercitos. Torres Vedras não será no nem por um, nem por outro.

Art. 4.º O sr. general em chefe do exercito inglez a gará a comprehender n'esta suspensão de armas os guezes armados, e para estes se estabelecerá a linha marcação desde Leiria a Thomar.

Art. 5.º Concordou-se provisoriamente que o el francez não poderá ser considerado como prisione guerra; que todos os individnos que o compõem serád portados a França com armas, bagagens e suas prodes particulares, quaesquer que sejam, de que nada poderá tirar.

Art. 6.º Todo o particular, ou seja francez ou porto ou de uma nação altiada da França, não poderá ser o tado por sua conducta política; elle será protegido propriedades respeitadas, e terá a liberdade de reo de Portugal, com o que lhe pertencer, em um termo l

- .7.º A neutralidade do porto de Lisboa será reconheara a esquadra russiana, isto é, quando o exercito ou adra ingleza estiverem em posse da cidade e do porlita esquadra russiana não poderá ser, nem inquietada te a sua demora, nem impedida quando quizer sair, perseguida depois de ter saido, sem que passem os s fixados pelas leis maritimas.
- t. 8.º Toda a artilheria de calibre francez, assim como rallos da cavallaria, serão transportados a França.
- L 9.º Esta suspensão de armas não poderá ser rompida dando-se aviso quarenta e oito horas antes.

ita e concordada entre os generaes acima declarados no anno supra. — Arthur Wellesley — O general de divivellermann.

igo addicional. As guarnições das praças occupadas exercitos francezes serão comprehendidas na presente nção se não tiverem capitulado até 25 do corrente. — r Wellesley — O general de divisão, Kellermann. — Dalrymple, capitão, secretario militar.

# DOCUMENTO N.º 30-A



Toller - Walfi (P - m = .. I dino.

#### treple de delicer de ribrate derech de aplanet

Morrow halfmann in Term of the military the form bening - print 1 - at 1475 and 250 with 2 200013. rise a stripe out of the electron between to let it recording to the state of the medical designation of the the their proof I was positioned a accorded a rules. Inwas the of them - the wall the of the sound the report of the made means as per removement a description, a " wherem years Francis risms priminantees in govern. (In page esqueres e a sos brigases or alle de porce de Setabal. para lock in tun-ma amoitan i circa i me amoita a " 12, יון יוון יוני בווון בל ב ז , ב ז בל מונון ביינים וער או וערייון וו או coto de que a censación das tentustados se estemba a quatro then the the to the to manage techa reterado quasi todas as tropar des differentes figtes au licago da baina, e as mandou para Palmella, uma altura entre Listo a e Setulal. O tempo ameaça tempestade, o que me obrigou a levantar ancoracom a frota, porem, voltares outra vez para o men amorradouro no momento em que o poder fazer com segurança, etrabalharea em todo o caso por manter a comunidação com # (# 418.

Tenho a honra de ser, etc. = C. Cotton.

# DOCUMENTO N.º 30-R

Citado a pag. 420;

arta, sem data, dirigida ao general Junot pelo tenente general sir Hew Datrymple, supando-the a opposição de sir C. Cotton ao armisticio negociado

salior: — O almirante que commanda a frota britannica costas de Portugal não póde concordar na proposição reva a disposição da frota russa no Tejo, de maneira que cessa discutir sobre a base do artigo 7.º de accordo para aspensão das hostilidades em que se entrou com v. ex.4. o as vistas de ajustar uma convenção para a evacuação Portugal pelas tropas francezas. Comtudo, sinto-me pleluente auctorisado para assegurar a v. ex.º que a objecção parte do almirante inglez não procede de algum desejo levar a extremidades as vantagens que o estado actual da berra n'esta parte possa offerecer às forças britannicas. almirante, cavalheiro Carlos Cotton, possuia instrucções governo britannico relativamente à linha de conducta que un observar a respeito da frota russa no Tejo, e em um podo em que circumstancias de uma natureza bem diffeote das que agora existem produziam esperanças de que irota cussa estivesse na necessidade de deixar o porto de obos, e o almirante britannico está prompto agora a entrar uma discussão directa d'esta materia com o almirante mayor sobre as mesmas bases. A Intima connexão que ha o pogeo tempo existia entre o governo britannico e o da assign como o respeito pessoal que o almirante brimoro tem po almirante Simavin, deixa ponca rasão para hodar que havera uma intelligencia bem acceita a ambos, elo a resultado de uma communicação entre elles.

Son, etc. - Hew Dalrymple.

## DOCUMENTO N.º 31

(Citado a pag. 423)

Convenção definitiva para a evacuação de Portugal
pelo exercito francez,
vulgarmente chamada convenção de Cintra

Os generaes commandantes em chefe dos exercitos e francez em Portugal, tendo determinado conclur ma tado para a evacuação de Portugal pelas tropas francez bre a base do accordo, ajustado em 22 do presente, passembre a base do accordo, ajustado em 22 do presente, passembre a suspensão das hostilidades, deputaram os officiaes a nomeados, a fim de negociarem o mesmo em seus no a saber: da parte do general em chefe do exercito aquenente general Murray, quartel mestre general, e da do general em chefe do exercito francez, mr. Kellerman neral de divisão, aos quaes concederam poder para ne rem e concluirem a convenção para o dito fim, suje suas respectivas ratificações, e á do almirante commanda esquadra britannica pa entrada do Tejo.

Estes officiaes, depois de haverem trocado os sens p poderes, concordaram nos artigos que se seguem:

Artigo 1.º Todas as praças e fortes no reino de Poroccupados pelas tropas francezas, serão entregues ao cito britannico no estado em que se acharem ao tem assignatura da presente convenção.

Art. 2.º As tropas francezas evacuarão Portugal or mas e bagagens; ellas não serão consideradas como p neiras de guerra, e na sua chegada a França ficação berdade de servirem.

Art. 3.º O governo inglez fornecerá os meios para o porte do exercito francez, o qual será desembarcad qualquer porto da França, entre Rochefort e l'Orient sivamente.

Art. 4.º O exercito francez levará comsigo toda a stilheria de calibre francez com os cavallos pertences

Toda a mais artilheria, armas e munições, como igualte os arsenaes militares de terra e mar, serão entreguês reito e esquadra britaunica no estado em que se achaco tempo da ratificação d'esta convenção.

rt. 5.5 O exercito francez levará comsigo todos os seus ortos de guerra, e tudo quanto se comprehende debaixo en ammação de propriedades do exercito, a saber: a sua la militar e carros addidos ao commissariado e aos hospide campanha, on the será permittido dispor de qualcorção das mesmas, que o commandante em chefe juldespeces sario desembarcar. Do mesmo modo todos os notos do exercito terão a liberdade de disporem das e propriedades particulares de qualquer descripção que on, com toda a segurança de futuro para os compradores. Art. 6.º A cavallaria embarcará os seus cavallos, como Mem es generaes e os ontros officiaes de todas as graprims os que lhes pertencerem. É, porém, bem entendido são muito limitados os meios de transporte para cavalque os commandantes britannicos téem à sua disposição; brao procurar-se mais alguns transportes no porto de boa. O numero dos cavallos a embarcar pelas tropas não refera a seiscentos, pelo estado maior a duzentos. Em o o caso se dará ao exercito francez toda a faculdade para or de todos os cavallos que lhe pertencem e se não poem embarcar.

Art. 7.º Em ordem a facilitar o embarque, este se fará em das estes a ultura das quaes será principalmente comta das guarnições das praças, da cavallaria e da artilheria, ntes e abastecimentos do exercito. A primeira divisão baccará dentro de sete días desde a data da ratificação, ante-, sende praticavel.

Art. 8.º As guarnições de Elvas e seus fortes, de Peniche e Palmella embarcarão em Lashoa; a de Almeida no Porto car barra mais vizinha. Ellas serão acompanhadas durante ha marcha por commissarios britannicos encarregados de perem a sua subsistencia e accommodação. Art, 9." Todos os doentes e feridos que se não poderem embarcar com as tropas ficam confiados ao exercito britannico. D'elles se haverá cuidado emquanto existirem n'este paiz à custa do governo britannico, debaixo da condição que o mesmo será reembolsado pela França em se concluindo a total evacuação. O governo britannico ha de prover sobre a volta d'elles para França, a qual se effeituará por divisões de cousa de cento e cincoenta até duzentos homeus por cada vez. Um numero sufficiente de officiaes medicos francezes será deixado ficar para cuidar d'elles.

Art. 10.º Logo que as embarcações empregadas em levar o exercito para França o tiverem desembarcado nos portos especificados, ou em qualquer outro porto da França onde sejam obrigados a entrar por tempestade, se lhes prestará toda a facilidade de voltarem sem demora a Inglaterra, com a segurança de não serem apresadas até que cheguem a um porto amigo.

Art. 11.º O exercito francez se concentrará em Lisboa e 2 leguas á roda. O exercito inglez se approximará a 3 leguas da capital, e se postará de maneira que fique I legua entre os dois exercitos.

Art. 12.º As fortalezas de S. Julião, Bugio e Cascaes serão occupadas pelas tropas britannicas á ratificação da convenção. Lisboa e a sua cidadella, juntamente com as fortalezas e baterias, inclusivamente de uma banda até ao Lazareto ou Trafaria, e da outra até ao forte de S. José, serão entregues ao embarcar da segunda divisão, assim como o serão o porto e todas as embarcações armadas de qualquer descripção que sejam, com os seus apparelhos, velames, sobresalentes e munições. As fortalezas de Elvas, Almeida, Peniche e Palmella serão entregues logo que as tropas britannicas possam chegar para occupal-as. Entretanto o general em chefe do exercito britannico dará parte da presente convenção ás guarnições d'aquellas praças, assim como tambem as tropas que estão diante d'ellas, em ordem a fazer cessar as hostilidades.

Art. 13.º Serão nomeados commissarios por ambas as

partes para regularem e accelerarem a execução das disposições em que se tem concordado.

Art. 14.º No caso de haver alguma duvida quanto ao sentido de algum artigo, se interpretará a favor do exercito francez.

Art. 15.º Da data da ratificação da presente convenção todos os atrazados que não estiverem pagos de contribuições, requisições e quaesquer outras pretensões do governo francez contra os vassallos de Portugal, ou outros quaesquer individuos residentes n'este paiz, fundadas sobre a occupação de Portugal pelas tropas francezas no mez de dezembro de 1807, serão annullados e cancellados. Todos os sequestros feitos sobre seus bens, moveis ou immoveis, serão removidos, restituindo-se aos proprietarios a liberdade de disporem d'elles.

Art. 16.º Todos os subditos da França, ou de potencias em amizade ou alliança com a França domiciliados em Portugal, ou accidentalmente residentes n'este paiz, serão protegidos; suas propriedades de toda a especie, moveis ou immoveis, serão respeitadas, e elles terão a liberdade ou de acompanharem o exercito francez, ou de permanecerem em Portugal; em ambos estes casos lhes serão garantidos seus bens, com a liberdade ou de os reterem, ou de disporem d'elles e remetterem o seu producto para França, ou para qualquer outro paiz onde queiram fixar a sua residencia, sendo-lhes concedido para este effeito o espaço de um anno. É, porém, bem entendido que os navios são exceptuados d esta disposição, sómente pelo que diz respeito a sairem do porto, e que nenhuma das estipulações acima mencionadas servirá de pretexto a especulações mercantis.

Art. 47.º Nenhum nacional de Portugal será obrigado a responder pela sua conducta política, tida durante o tempo em que o paiz foi occupado pelo exercito francez, e todos aquelles que teem continuado no exercicio dos seus empregos, ou acceitaram occupações debaixo do governo francez, são postos debaixo da protecção do commandante britannico Elles não soffrerão injuria ou affronta em suas pessoas e bens,

não tendo estado em sua escolha o obedecerem ou não ao governo francez; elles ficarão também na liberdade de se aproveitarem das estipulações do artigo 16.º

Art. 18.º As tropas hespanholas, detidas a bordo dos navios no porto de Lisboa, serão enfregues ao commandante em chefe do exercito britannico, o qual se obriga a obter dos hespanhoes a restituição dos subditos francezes, on sejam militares on civis, que tenham sido detidos em Hespanha sem serem aprisionados em batalha, ou em resultado de operações militares, mas sun pelas occorrencias de 29 de maio proximo passado e dos dias immediatamente seguintes.

Art. 19.º Estabelecer-se-ha immediatamente uma troca de prisioneiros de todas as graduações, feitos em Portugal desde o principio das presentes hostilidades.

Art. 20.º Dar-se-hão mutuamente refens da graduação de officiaes do estado maior da parte do exercito e da esquadra britannica e da parte do exercito francez para a garantia reciproca da presente convenção. O official do exercito britannico será restituido depois do cumprimento dos artigos relativos ao exercito, e o official da esquadra quando desembarcarem as tropas francezas no seu paiz. O mesmo terá logar da parte do exercito francez.

Art. 21.º Será permittido ao general em chefe do exercito francez mandar um official a França com a noticia da presente convenção. O alinirante britannico fornecerá um navio para o conduzir a Bordeaux ou a Rochefort.

Art. 22.º O almirante britannico será convidado para accommodar s. ex.ª o commandante em chefe, e os outros principaes officiaes do exercito francez, a bordo das embarcações de guerra.

Feito e concluido em Lisboa, aos 30 dias de agosto de 1808.—Jorge Murray, quartel mestre general — Kellermaun, general de divisão.

Nos, duque de Abrantes, general em chefe do exercito francez, temos ratificado e ratificamos a presente convenção definitiva em todos os seus artigos, para ser executada segundo a sua forma e teor. — *Duque de Abrantes*.

#### Artigos addicionaes à convenção de 30 de agosto

Artigo 1.º Os individuos occupados em empregos civis do exercito que foram aprisionados, quer pelas tropas britannicas, quer pelas portuguezas em qualquer parte de Portugal, serão restituidos sem troca, como é costume.

Art. 2.º O exercito francez será sustentado dos seus proprios armazens até ao dia do embarque, as guarnições até ao dia da evacuação das fortalezas. O resto dos armazens será entregue na fórma usual ao governo britannico, o qual se encarrega da subsistencia da tropa e dos cavallos do exercito desde os mencionados periodos até á sua chegada a França debaixo das condições de ser reembolsado pelo governo francez do excesso da despeza, alem do valor dos provimentos que se entregam ao exercito britannico, cuja avaluação se ha de fazer por ambas as partes. Os mantimentos a bordo das embarcações de guerra, que estão em poder do exercito francez, serão tomados á conta pelo governo britannico do mesmo modo que os armazens das fortalezas.

Art. 3.º O general commandante das tropas britannicas tomará as medidas necessarias para restabelecer a livre circulação dos meios de subsistencia entre o paiz e a capitat.

Fecto e concluido em Lisboa, aos 30 de agosto de 1808.

Jorge Murray, quartel mestre general — Kellermann, general de divisão.

Nos, duque de Abrantes, general em chefe do exercito francez, têmos ratificado e ratificâmos os artigos addicionaes a convenção junta, para serem executados na sua forma e teor. — Duque de Abrantes.

Copia verdadeira. = A. J. Dalrymple, capitão, secretario mulitar.

## DOCUMENTO N.º 32

(Citado a pag. 426)

# Profesto do general Bernardim Freire de Andrade contra a convenção de Cintra

Protesto em geral pela falta de contemplação que se teve n'este tratado com sua alteza real o principe regente ou governo que o representa; por tudo o que póde ser attentatorio à auctoridade soberana e independencia do mesmo governo; por tudo o que póde ser contrario à honra, segurança e interesses da nação, e particularmente contra o que se acha estipulado nos seguintes artigos:

Artigos 1.º, 4.º e 12.º Na parte em que determina a exatrega de praças, armazens e navios portuguezes às forças inglezas, sem declarar por modo algum obrigatorio que estal entrega é interina, e que intenta restituil-os logo ao principo regente de Portugal ou ao governo que o representar, a que 122 pertencem e a quem as forças inglezas vieram auxiliar.

Artigos 16.º e 17.º Na parte em que se pretende logar por alguna governo d'este reino a não inquirir e castigar por alguna modo aquelles individuos que notoria e escandalosamento foram desleaes ao seu principe e à sua patria, servindo o partido francez; e quando a protecção do exercito inglez os salve da pena que mereciam, os não deve livrar de um exterminio que isente este paiz de ser por elles outra vez atraicoado.

Artigo 1.º dos artigos addicionaes. Que não póde por modo algum ser obrigatorio para o governo d'este reino, sem uma reciprocidade que não se estipula.

Finalmente protesto pela falta de contemplação que se teve com os habitantes da capital e suas vizinhanças, deixando de se estipular a sen favor a segurança de que não seriam vexados durante o tempo que os francezes ainda ali se conservassem, ao menos com uma reciprocidade do que se estabelecia nos artigos 16.º e 17.º a favor dos francezes e seus sequaxes.

Elitatito aqui os meus profestos, para não augmentar a mata. Cleixando de fazer menção de outros objectos de menos consul Cração, taes como a concessão de oitocentos cavalles, sem se attender que elles são quasi todos tirados de Portugal. E não devem ser por isso considerados como propriedade franceza; a dos armazens de viveres fornecidos á custa do paiz, e por isto só pertencentes de facto, mas não de direito, aos injustos possuídores do mesmo paiz.

Quartel general da Encarnação, 4 de setembro de 1808. -Bernardim Freire de Andrade.

# DOCUMENTO N.º 33

(Citado a pag. 425)

Estracto do protesto do general da provincia do Algarve <sup>1</sup>
contra a convenção de Cintra
feit no seu quartel general de Azeitão em 9 de setembro de 1808

Pue protestava em nome do soberano e da nação, como pene ral em chefe do exercito do sul, postado na margem esquerda do Tejo, e como membro da regencia formada por la alteza real o principe regente de Portugal para dirigir e protucer os interesses da nação, contra o tratado definitivamente concluido entre os generaes inglezes e francez, sem que sua alteza real, ou o seu governo, fosse consultado, e pela falta de attenção que se usava para com elle, sendo comunandante de um exercito, que, sem ajuda de uma nação estrangeira desde o dia memoravel 19 de junho, em que o principe regente fora proclamado no Algarve, achára meios de lançar o inimigo fora d'aquelle reino e de o perseguir, passando ao Alemtejo e obrigando-o a abandonar todos os

¹ O conde de Castro Marim (Francisco de Mello da Cunha Mendonça Menezes), agraciado com o título de marquez de Olhão por decreto de 21 de dezembro de 1808.

sens postos e continuar a sua marcha até que o seu exé (o d'elle general do Algarve) tomou postos na margen ridional do Tejo: pelo que protestava contra tudo quant desse ser contrario á honra, soberania e independenc nação.

## DOCUMENTO N.º 34

(Citado a pag. 626)

Proclamação dos commissarios britannicos e francex encarregados de fazer executar a convenção ajustada entre os respectivos commandantes em d

Para cumprimento das estipulações feitas na conve ajustada para a evacuação de Portugal pelo exercito frat assentámos que toda a qualidade de propriedade confis ou usurpada dos vassallos ou outras pessoas residente Portugal, on dos palacios reaes, bibliothecas publicas e seus, ou de outras pessoas, amda existente em Portugal voria ser restituida.

Nós os commissarios encarregados da execução da convenção, visto que s. ex.ª o commandante em che exercito françez o tem já feito saber ao seu exercito, vemos tambem por justo e conveniente fazer public mesmo, para instrucção de todos os que n'isto forem ressados; e para facilitar a restituição on o recebiment taes propriedades, julgâmos conveniente nomear uma missão composta de tres pessoas; a saber: o sr. tenent ronel Trant, o sr. Antonio Rodrigues de Oliveira e mr. bluir, commissario de guerra, que se juntarão no largadore n.º 8, os quaes são nomeados a fim de recinquirir e julgar de todas as reclamações d'esta natur devendo receber a devida execução as suas ordens de tunção de propriedade, seja quem for a pessoa a quem forem dirigidas.

A tim de segurar a conservação dos objectos ou m

foram trados das casas reaes ou publicas para uso e amodo de quaesquer generaes, administradores ou outros foduos do exercito francez, declarámos que as pessoas passurem propriedades sequestradas ou usurpadas, fiparesponsaveis por ellas, seja qual for a casa ou logar pande ou d'onde tenham sido removidas.

Estes mesmos possuidores devem fazer a descripção de dos os moveis com o nome dos seus proprietarios, ficando estados a todo o seu conteúdo, o que será entregue sónte depois da prova legal do direito de propriedade. Os estadores dos artigos acima mencionados deverão aprendor a esta commissão uma relação exacta de tudo quanto sem ter em seu poder das referidas propriedades. E tos as pessoas poderão dirigir-se seguramente a este tribual.

Julgimos igualmente necessario fazer saber a todos aquela quem pertencer, que toda a compra dos artigos tirados arseoaes pubhcos ou armazens, desde o dia 30 de agosto, qualquer objecto que legalmente se provar haver sido eg binamente vendido ou distrahido em qualquer tempo, ada anterior ao dito dia 30 de agosto, será nulla e de nemu effeito, e os artigos usurpados e os compradores sutos a pena decretada pelas leis.

A commissão empregada para receber as reclamações e lar a restituição das propriedades terá as suas sessões a casa do sr. Antonio Rodrigues de Oliveira, no largo do toto u.º 8.

lestora, 10 de setembro de 1808. = O commissario frane para a execução do tratado de 30 de agosto, General Acromon = Os commissarios britannicos, W. C. Beresed, major general = Proby, tenente coronel.

#### Edital relativo à convenção de Cintra

os que em seu poder tiverem quaesquer effeitos e

moveis pertencentes à familia real ou aos fidalgos e a pessoas que acompanharam a sua magestade e altezas quaesquer fazendas e moveis pertencentes a vassalio Gran-Bretanha, que fossem sequestrados por ordem do verno francez, que no termo de dez dias, contados desado presente mez de setembro, os devem manifestar meretaria da commissão, no largo do Loreto n.º 8, sob e de que não os manifestando, e constando que malier mente os occultaram, pagarão o tresdobro do valor dos mos effeitos aos seus proprietarios, e que na mesma pincorrerão aquellas pessoas que não os denunciarem, sabe onde se acham.

Lisboa, 14 de setembro de 1808. — Nicolan Trant = tonio Rodrigues de Oliveira — Debluir.

## DOCUMENTO N.º 35

(Citado a pag. 427 e 438)

Relatorio que os commissarios britannicos dirigiram ao teneute general sir llew Dalrymple ácerca da convenção do Cintra <sup>1</sup>

Lisboa, 18 de setembro de 1808.

Os commissarios para a execução da convenção de a agosto foram informados, na sua chegada a Lisboa, de individuos do exercito francez estavam vendendo ou pt rando para embarcarem bens de uma grande importa que tinham sido roubados de uma maneira a mais sugsem licença reconhecida do general Junot. Tambem rec

Este importante documento, e outros mais que se achan se pendice na Historia ingleza de mr. John Jones, foram omittidos ducção franceza, provavelmente porque não agradariam aos esta dores da obra, publicando, alias, o auetor outros documentos É esta a boa fé com que em França se traduzem os originaes peiros, e sobretudo originaes historicos!

contribuições extraordinarias, até ao valor de 40:000 libras, tuba sido fundida em barras, e se achava ainda em poder dos diversos administradores francezes, apparentemente destinada a ser conduzida a França; que uma somma de cêrca de 25:000 libras, tirada do deposito publico da cidade de Lisboa em 29 de agosto, fóra posta no mesmo dia na thesouraria do reino, e removida d'ahi em 2 de setembro, com violação directa da convenção, para ser introduzida na caua militar. Foi igualmente provado que, com desprezo amda mais descarado das estipulações do tratado, se tiraram dos armazens publicos por ordem expressa do general Junot, subsequente à ratificação, effeitos que montavam, como depois se verificon, a perto de 16:000 libras, para fornecimento das tropas francezas e pagamento de dividas.

Sobre a questão dos bens roubados os commissarios, depois de alguma discussão, persuadiram o general Kellermann
a que conviesse com elles em que a restituição de taes effeitos era igualmente exigida pela houra de ambos os exercitos
e pelo espirito da convenção; e foi por sua recommendação
que se publicaram ao seu exercito as ordens que aqui vão
juntas t. Estas ordens não produziram effeito algum, posto
que as reclamações dos habitantes de Lisboa continuamente
augmentavam, e muitas das que foram apresentadas aos
commissarios eram em rasão de effeitos de um grande vator. Houve muitas correspondencias a este respeito com o
sera examinada, tanto de palavra, como por escripto. To-

Sis duas ordens do dia de 6 e 7 de setembro, na primeira das quas de faz aviso, sem comminação de pena, a todos os individuos en faz aviso, sem comminação de pena, a todos os individuos enterentes ao exercito, para restituirem quaesquer effeitos que tives-commendo dos estabelecimentos publicos ou particulares; na sequincia de recommendo a observancia da precedente, determinando-se enterente a casa que vigiassem para que se não embarcasse cousa oficial perteneente á casa real que fosse estranha as equipagens dos cortos, comminando aos que contraviessem esta ordem que seriam pro-

the secondary of the property of the marchies can subcontinues the line of these to commissative form por the of pales. The offers a properties approximately pementer neglects on that a material part charten percent to the part of the secondary part charten per-

A many le loste e o un crimate de estabeleccimento d'esta punt, tem la clamatar in mel necresada peles commissione le andre as turas, el trabadhos da junta teem productivo de me horses efectores teram, one musdos até que todas de stabilizas de mentantes de grande importancia, conferencia e teram e ter

Ognido a prota das tropas os como ssar os não acharat 🗷 arrigor to trada jo que as abou mesasse a reciamal-a : mas conse o ar go 5 " cuaramente des gate o que e permutado ao exere de francez levar - unsago, e a prata em harra, e mesmo 🕩 dute to ezu quanta unità la se não pode dizer com lisuraque e ca va un lar, ebes sulunetieram as snas opunões stat lue este assampte as quartel general em à de setembro: 🚨 as carras de lusas, una sentendo a intesligencia que o connel Murray de a consegución a ontra as instruccioes do commandante em chefe, os minz u a mformar o general Kelletmann que esta prata não posta ser candro da em embarcações herbynicas; não audorisando, perem, a convenção aos comin sarios para a apprehenderem, apiston-se que ella se appluasse para pagamento das dividas contrahidas pelo exercan francez em Portugal, é e por este modo que se tem despesto della, ficando a importancia retida em Portugal, que era o objecto dos commissarios.

O general Kellermann retractou o consentimento que ao principio tinha dado às proposições que se lhe fizeram a este respecto. Appellava para a decisão do commandante em chefe das tropas bistanineas, e foi em consequencia d'esta alteração, e na presença de s. ex.º e do coronel Murray, que

for accordada por ambas as partes a explicação inclusa da convenção em Ociras aos 10 de setembro.

Os commissarios pediram a restituição de 25:000 libras, bradas do deposito publico logo depois da sua chegada a lashoa. Elles insistiram, outrosim, em que se desse completa satisfação aos directores dos armazens, d'onde se tinham titado effeitos depois do dia 30 de agosto. A justica d'estas tecamações foi reconhecida, e tanto ao principio, como em i de setembro, se fizeram promessas de prompto pagamento; mas estas promessas não estavam cumpridas quando o general Junot embarcou, e requerendo-se-lhe que as "recutasse, o general Kellermann responden aos commissa-Tos que o dinheiro na caixa militar não chegava a 60:000 libras, que a explicação da convenção reconhecia serem com bsur: uma caixa mihtar; que n'estas circumstancias elle julgava como annullado o ajuste em que se tinha entrado para ere 111 refundidas as sommas extrahidas do deposito publico. ese Pestituir ou dar uma compensação pelo que se tinha tirado clos armazens publicos. A validade d'este raciocinio não for scamittoda, e os commissarios se dirigiram ao almirante su Carlos Cotton para deter a segunda divisão dos francezes rugeneral Junot, até que estes pontos se arranjassem sauslac toriamente. Depois de muitas satisfações e discussões lora justado pelo general Kellermann que as 40:000 libras que se feedamavam por estes dois objectos fossem suppridas pela and militar. Durante os ultimos tres dias que o general Juuol esteve no rio deu ao general Kellermann repetidas ordens au pagador geral para este fim, mas foram sempre illudidas por aquelle senhor debaixo de algum frivolo pretexto, e os commissarios se viram obrigados a ordenar-lhe que desembancasse para o arsenal com a sua caixa, e então o dinheiro for exactamente pago,

Algumas caixas de historia natural, tiradas do museu real, loram restituidas sem grande difficuldade, assim como também alguns livros tirados das livrarias publicas e das de Anadia e Angeja para o uso particular do general Junot. Uma bibha de grande valor foi reclamada muitas vezes, e

CHIC TOO HAIRCETO TEHE BILLY nhosa falta de respeito à honr publicamente a sua intenção de roubados despojos, deixando po das; e finalmente elles sómente gados a repor e se lhes não per commissarios britannicos represe mann que quaesquer que fossem ser o espirito da convenção que caixa militar, ou de outro algum dinheiro publico, deixando por appellaram para que elle obrasse exercito e da nação franceza. E, obrigações da honra e da justiça, comsigo uma somma consideravel por pagar dividas de grande vulto jor general = Proby, tenente coro general cavatheiro Hew Dalrymple

## DOCUMENTO N.

(Citado a pag. 42

Representações dirigidas pelo ja a diversas auctoridades bruneiro logar lhe agradecer, e a sua magestade bribra, a continuação das provas de amizade e nunca intergoda alliança que acaba de se confirmar na batalha do ero memoravel a todos os seculos para gloria da a Hostanha e para reconhecimento de Portugal), que faz veer com puras realidades o que em vozes tantas vezes urosas se fazia soar das do Marengo, Iena e Austerlitz. devido signal de voluntaria submissão, uma demonstrade alegria, que os corações dos portuguezes por voto ongo publicam, sem necessidade de constrangimento com esses monstros de imquidade arrancaram tantas conendencias, eis-aqui o que me traz à presença de y. ex.ª. edor verdadeiro dos affectos invenciveis, e n'ella à do de rei a quem Lisboa se reconhece e subscreve por tois plades a publica confissão de devedora da sua liber- Sim, ex.<sup>mo</sup> sr., não é outro o objecto da minha vinda val aus pés de v. ex.º; porém, já que tive a ventura de servundo em tal momento um logar que no cumprido d'este dever fica ainda mais honorifico, peço a v. ex.ª ica para misturar com este officio outro em que toda esta hat e interessada. Estão vencidos os chamados invencia affectada omnipotencia do horroroso monstro, que de em ambição a todos os homens, está mostrada tal o todos os sensatos a entenderam sempre. Nada então L. ex. " sr., e a gloria da Gran-Bretanha, quanto a Poral, està completa; mas a Portugal è que resta muito. Os aguezes estão affrontados na sua religião, no seu throno, ua honra, nas vidas e nos bens. E póde o alliado fiel pertir que isto tique sem desaggravo? Os exercitos portuzes, estimulados pelos escandalos da religião, pelos iaos ao sen throno, pelas aleivosias nunca vistas praticadas eso de uma proclamação, que só promettia protecção e kade, contando sempre com a Gran-Bretanha para as falque aquette bando de ladrões fez realisar, estavam proma sacudir da capital o negro véu do opprobrio e da unta que a colire. Elles cederam e deviam ceder a v. ex.2 omerco logar, até para assim o terem os inglezes de mostrar a estes impostores que não são só no mar terriveis guerreiros; mas não cederam, nem podiam ceder o direito da nação a desaffrontar os seus altares e o seu throno, a houra e a segurança portugueza.

O nosso monarcha, elle mesmo, não podia tirar os direitos sagrados que a nação pela sua religião reclama. Elle não era capaz de fazer que a sua elemencia offuscasse a sua justiça; elle não impediria a torrente das unanimes vontades. que unindo os pastores ao rebanho, o sacerdocio ao imperio. a igreja á magestade, solicitam a satisfação e o exemplo. O seu auxiliador, o seu alliado ha de então deixar tudo istosépultado nos horrores de um labéu para sempre? 4.º É necessario manejar a segurança de Lisboa e a sua liberdade; 2.°, são necessarios refens ou penhores para o que Portugal tem em França. Pois bem, sem offender os direitos da gratidão, Portugal e Lisboa querem à custa de tudo desaggravar-se. V. ex. a não falta aos seus tratados, mas permite que a nação e os generaes portuguezes embarguem o que respeita a salvarem estes ladrões aleivosos os seus furtos e a obterem a sua impunidade. Lisboa sacrifica tudo a v. ex.\*, mas por isso mesmo espera que v. ex.ª the conceda por si e obtenha do ex.mo almirante que n'estes dois pontos os ar tigos se suspendam. Um bando de ladrões aleivosos não 🇸 exercito que entre em capitulação honrosa, e n'este ponto generosidade e a clemencia passam, como disse o orador n mano, a ser injustiça e inercia.

Deus guarde a v. ex.ª tanto tempo quanto lhe deve desegaquem reconhece em v. ex.ª o mais digno objecto de eterac votos e memorias Lisboa, 6 de setembro de 1808. = 0 Jue do Povo.

#### 2. Ao general em chefe do exercito portuguez

Ill.<sup>mo</sup> e ex.<sup>mo</sup> sr. — Leva-me a obrigação do honrado efficações indignamente occupo aos pés de v. ex.<sup>a</sup> a render-lhe, es nome do povo de Lisboa, as devidas graças pelo favor de coperar para esta cidade haver de libertar-se. Deveria fazel

ponente a todos os ex. mos generaes do exercito que conporam para este obrigantissimo beneficio; porém, a inlea do logar, e mesmo a necessidade de assistir ao dessobo d este officio, m'o não permittem. Peço, portanto, exé que exercitando commigo a sua bondade, queira, a do a occasião o permittir, participar aos seus ex. mos collea i intenção do povo de Lisboa e do seu juiz, e que tosupplicatnos mui respeitosamente a v. ex. a e aos mais enca de um officio que hoje apresentei ao ex. mo sr. general tomple, e que a v. ex. a tenho a honra de offerecer em sea, hapan de haver por bem o tomar como sua a causa lenda do, da mação e da monarchia portugueza. Todos conlemos e esperamos tudo da grandeza, virtudes e brilhantes codades de v. ex. a

ficus guarde a v. ex.<sup>a</sup> muitos annos. Lisboa, 6 de setemto de 1808 = O Juiz do Pevo.

## 3 · An almirante sir Carlos Cotton e ao major general sir William Carr Beresford

la. est. Se o exercito britannico vein gloriosamente quear os grelhões que arrastava o povo portugaez: se uma la de aleivosos roubadores já vae sentindo a forca dos loresos vencedores do Vimeiro, fazendo restituir os roupue se reclamaram: en, em nome do povo d'este remo, limo perante v. ex.ª tudo quanto estes ladrões téem alem que trouxeram, pórque tudo e roubado em Portugal, alem do que já mandaram, que tambem exige consideração, entrar em contas com a satisfação que a religião, o tice a nação inteira exigem muito clamorosamente.

Tudo, ex. " sr., se deve restituir. O miseravel orphic a viuva dos fins de Portugal não podem vir reclamar. Ex clamo por elles. O direito d elles sobre o sen ponce a menos que o dos grandes sobre o sen muito. O pub pois, amda deve merecer mais que qualquer particulé por todo o povo que o meu officio exige que en recla Tire-se tudo o que tem, e não escape o que escondem nas marcas dos botões: e o publico, vendo tudo restue ao regio erario (dono de tudo o que não tem outro, toará vivas a v. ex. ", de quem son o mais attento servo O Juiz do Povo. — Lisboa, 6 de setembro de 1808.

## 4.º Á junta dos tres estados, desembargo do paço e junta do commercio

Senhor! — Quando uma calamidade geral põe em cons nação um reino inteiro, é então que cumpre aos grandes bunaes, que representam a mesma nação, interpor os s officios para obter o possivel remedio. Viu-se que com t aleivosia infame, sob proclamação de amizade, se apodr ram de Portugal os francezes, e que então praticaram l baridades contra a religião, contra o throno augusto e cod todo o direito das gentes. Acudiram a isto os antigos l alliados de Portugal, e vencidos os monstruosos usurpado quando se podia esperar uma satisfação completa, o ( endim se publica é uma convenção de tratado, que se t pór em pratica, mas que apenas se sabe que existe por o diz a proclamação de 10 de setembro. Ignora o public conteúdo, e só sabe que n'esta convenção não figuraran tres estados do reino; que na mesma se deixam sem se fação os crimes de lesa-magestade divina e humana; « ( não se indemnisam as mortes, os roubos e toda a casta crimes perpetrados com tanta aleivosia. A proclamação r mette reclamar-se tudo o confiscado e usurpado; mas a f Rião dos portuguezes, a magestade do seu throno e a vida dos assassuados ficam sem satisfação alguma. As igrejas destojadas das suas alfaias, as dos reaces palacios deterioradas, os depositos de rendas reaces roubados, emfim o povo reduzido à memberdade, que faz impraticaveis as ruas da capital; nada d'isto se prové, e o que se remetteu para França não entrou em conta alguma. Estes objectos são de sonatria importancia. O exemplo da impunidade é consequentesante o a religião e ao estado. A segurança das monarchias deporta de de se não deixar o exemplo de serem atacados os seus el ireitos sem castigo. Quem causou a consequentissima para la de todos os imperantes não pode deixar-se sair sem portas este mal incalculavel.

E. 1008, n'estes pungentissimos termos que o men zélo e o desempenhar as obrigações de honrado e de fiel no me 😘 soberano, me trazem a reclamar pelos officios d'este cobural, implorando em nome de todo o povo do reino que maga de os fazer instantissimos, para ao mesmo tempo pro-18-tar toda a gratidão aos generosos alliados que libertaram Portugal; mas embargar que se verifique uma convenção que os trancezes publicavam não quererem que se saiba para que se lhes não impugne. Tudo quanto se convencionou em prepuzo da santa religião, sem alguem figurar por parte della, não liga. Tudo quanto se convencionou em prejuizo da coróa, sem se ouvir o sen representante, nem o da fazenda, não póde ter effeito. Cumpra-se o ajustado com os vencedores do Vimeiro; mas elles mesmos são os que não podem consentir que fique inutil, e seja indigna d'elles, a reclamação que permittem. Sim, póde reclamar-se o usurpado, pois usurparam a soberania, e é necessario restituil-a com todos os damnos e perdas. Usurparam a magestade e usultaram a religião, atacando até a dignidade do summo acerdote, e e necessario restituir tudo, não só a quem reclama, mas a quem o não pôde fazer, como os mortos e au--entes, e aquedes a quem só deixaram miserias estes pertortsalores do mundo. Não póde valer a convenção a quem depois della continúa os abusos e as hostilidades, como em

Torno a por na presença de v. el men officio por um lado, e por outro portuguezes exigem que en representes que haja de ter effeito algum a coproclamação de 40 do corrente:

- 1.ª Que não podia deixar de mere róa de Portugal e a real fazenda, para procuradores regios, os tribunaes e dita convenção, a fim de se attender á reitos, de regalias, e se satisfazer á digno d'ella.
- 2.ª Que igualmente mereciam atten a nação e o povo d'este reino, para si derados os seus direitos. Os escandroubos e os assassinios, sem haver a l mo convinha a um acto que vae appar os monumentos mais respeitaveis para mantes.
- 3.ª Que esta convenção devia ter en apparecer contradictoria com a mesma divisir a Hospital

primeiro estado, é injusta e contraria ao direito das gentes, é anviladora do crime, e por isso mesmo intoleravel.

5. Dizem os francezes em publico e em particular que edes agora são levados à França, e que voltam em menos de um anno a Portugal, para então destruirem tudo o que agora deixam. Isto é romper a convenção, se ella acautelou o futuro, ou é provar que a mesma não foi meditada com prinlencia. Se se propõe de vir é melhor occurrere in tempore. quan post illatum vulnus, remedium quærere: è melhor fater-Ure agora o que então será necessario e difficil. Querem elles tomar agui on não? Se sim, para que se hão deixar ir, sem ao menos lhes tirar a faculdade de o remediarem; se não, pure pue não hão de assignar os representantes um artigo pulibero de satisfação e juramento, que ao menos, quando emprefrendam voltar, faça ainda mais criminosa, se é possivel, lal i la tenção? Por onde hão de ir? Se por mar, então a Gran-Bertanha, que tem de os metter a pique, porque o não faz agura ? Se por terra, a Gran-Bretanha, tendo de ajudar os hespanhoes e impedir-lhes a entrada, como póde sem erro acrescentar as forcas que então ha de querer aniquilar?

6. Que os francezes, entrando desde a sua desfeita no vacaciro e fugida de Torres Vedras em convenção, elles mesmos teem interrompido as suas convenções e ajustes e a boa le des contratantes. Romperam a fé passando a roubar o deposito publico, a casa da moeda, o deposito das sizas de Almada, como vae provado com documentos; assim como por elles se vé que continuaram a roubar por meio da contriburção do Lumnar, que continuam em assassimios nocturnos.

7. Que então se pode considerar valiosa desde o principio 3 convenção em prejuizo da religião, da magestade do
thicoro, da independencia do reino, da prosperidade publica
proticular, e de todos os direitos que pelo natural e das
gentes são devidos aos povos e ás nações. Ainda então o
configuento da mesma convenção pelos francezes por tantoro tão publicos e tão escandalosos factos, fazia que ficassem totas de ambas as partes, pela regra vulgar de reciprocubide e igualdade entre os contratantes.

Almada roubando as sizas, no Lumiar exigindo uma buição, e na moeda tirando sommas e sommas. E or naes maiores do reino não podem consentir em que virtuação quem está ameaçando de que torna antes de um para acabar de estragar o pouco que deixa. Eis-aqui n'este se propõe com todo o respeito, etc.

Lisboa, 14 de setembro de 1808. = O Juiz do Por

## 5.4 Ao almirante sir Carlos Cotton

Torno a por na presença de v. ex.º as reflexões meu officio por um lado, e por outro lado as instanc portuguezes exigem que en represente à Gran-Bretant tes que haja de ter effeito algum a convenção annunci proclamação de 10 do corrente:

- 4.ª Que não podia deixar de merecer consideração róa de Portugal e a real fazenda, para serem ouvidos o procuradores regios, os tribunaes e auctoridades s dita convenção, a fim de se attender à indemnisação reitos, de regalias, e se satisfazer á magestade pod digno d'ella.
- 2.ª Que igualmente mereciam attenção a religião, a a nação e o povo d'este reino, para serem ouvidos é derados os sens direitos. Os escandalosos sacrdeg ronbos e os assassinios, sem haver a tudo consideraçmo convinha a um acto que vae apparecer no mundo os monumentos mais respeitaveis para ambos os con nantes.
- 3.ª Que esta convenção devia ter em primeira vista apparecer contradictoria com a mesma protecção de tauxiliar a Hespanha contra a França, e mandar para forças não é só contradictorio, mas até parece protection protection de la francezes e não auxilio de amigos.
- 4.º Os francezes vieram a Portugal nus e sem caro tar: o que tem foi adquirido à franceza, isto é, por le enganos e crueldades. Logo a convenção, se os não p

pro estado, é mjusta e contraria ao direito das gentes, cidadora do crúme, e por isso mesmo intoleravel.

Dizem os francezes em publico e em particular que agora são levados á Franca, e que voltam em menos a anno a Portugal, para então destruirem tudo o que dexam. Isto é romper a convenção, se ella acantelon lo, ou è provar que a mesma não foi meditada com cae a. Se se propõe de vir é melhor*occurrere in tempore*, sost diatum rulnus, remedium quarere; é melhor fade agora o que então será necessario e difficil. Querem Hornar agus ou não? Se sim, para que se hão deixar ir, no menos thes tirar a faculdade de o remediarem; se não, pe não hão de assignar os representantes um artigo puo de satisfação e juramento, que ao menos, quando emendam voltar, faça ainda mais criminosa, se é possivel, steucão≧ Por onde hão de ir? Se por mar, então a Grancolos, que tem de os metter a pique, porque o não faz rogisse por terra, a Gran-Bretanha, tendo de ajudar os pantiors e impedir lhes a entrada, como pode sem erro scentar as forcas que então ha de querer aniquilar?

 Que os francezes, entrando desde a sua desfeita no emo e fugida de Torres Vedras em convenção, elles mesa torm interrompido as suas convenções e ajustes e a boa e contratantes. Romperam a fé passando a roubar o delo publico, a casa da moeda, o deposito das sizas de Ala, como vae provado com documentos; assim como por se vé que confinuaram a roubar por meio da contri-Lo do Lumar, que continuam em assassinios nocturnos. Que então se pode considerar valiosa desde o princia convenção em prejuizo da religião, da magestade do no, da independencia do reino, da prosperidade publica rticular, e de todos os direitos que pelo natural e das es são devidos aos povos e ás nações. Ainda então o camento da mesma convenção pelos francezes por tantão publicos e tão escandalosos factos, fazia que ficasrotas de ambas as partes, pela regra vulgar de reciprode e igualdade entre os contratantes.

Estas reflexões, pois, são as que, em rasão do mer e diaquellas instancias, ponho na presenca de v. ex que, fazendo-as entrar em consideração com os seu raes e os dieste reino, não baja de consentir na execu similhante convenção, nem ainda por maioria de votanto fosse a desgraça, porque para esse caso red v. ex.ª haja de esperar a decisão da sua côrte, sem codemorar a plena restituição do castello e bandeiras, pulsão diestes assassinos e perturbadores da côrte ainda na noite passada fizeram o que prova o ulticumento.

Deus guarde a v. ex.ª muitos annos, como rogapovo. Lisboa, a 14 de setembro de 1808. = O Juiz de

## DOCUMENTO N.º 35-B

(Citado a pag. 440, 446 e 431)

Memoria e mais peças apresentadas em Londres por sir Artilestey à commissão de inquerito nomeada n'aquella capiesaminar a conducta dos generaes inglezes que tiveram convenção de Cintra

Devo esperar que, apresentando à commissão o r que lhe dirijo, me será permittido fazer algumas do ções sobre o escripto que lhe foi lido por sir **Hew Dal**r

Tantas rasões tenho en como elle para me lamen haverem os jornalistas, desde algumas semanas a esto divertido o publico, inserindo nas suas folhas relator postos e commentarios sobre o que ultimamente se em Portugal, e sobretudo por se terem atrevido a a tar alguns d'estes documentos como provindo de to dos mens amigos.

Nem jamais disse, nem auctorisei pessoa a dizer, alem d'isto declarar altamente que nenhuma pessoa commigo, como parente, amigo, ajudante de campo on

service no exercito, auctorison jamais redactor aljornal, ou qualquer outro, a publicar que en fosse ngolo, em mesmo que se me ordenasse assignar a a que se vé o men nome. Verdade è que estive prequando o armisticio foi negociado pelo commandante Me, que en o ajudei n'esta sua negociação, e que o ei segundo o seu desejo; mas eu muica disse, nem s dava que simulhante desejo me fosse mamfestado deda forma de uma ordem a que não estava no men poreastar, e arnda menos se a isso fosse constrangido. rque era do men dever acceder ao desejo do combate em chefe, segundo a lei que me tenho imposto, e sempre me dirigia em todos os mens actos, de me conor com as ordens e intenções dos meus superiores. lquer que seja a differenca das minhas opiniões. Segurade eu differia do parecer do commandante em chefe soumtos dos artigos da convenção que fui chamado a asaar, como mais abaixo demonstrarei; mas como tomei te n ella, e fin de parecer que se adoptasse o principio negociação, isto é, que se permittisse aos francezes a regação de Portugal pelas rasões que subsequentemente e, não julguei conveniente recusar assignar só pela rasão uño estar de accordo sobre os seus detalhes.

crecen-me necessario expor o que acabo de dizer, pedinos, entretanto, a permissão de apresentar-vos o relatorio manhas operações desde o momento em que tomei o emando do exercito em Cork até à entrega que d'elle fiz trante general sir H. Burrard depois do meio dia de 20.

ritoris e senhores: — Recebi ordem expressa do auditor a das tropas para hoje me apresentar aqui diante de vis o fim de vos dar por escripto e pelo modo que julgasse veniente a resenha detalhada das minhas operações desde comento em que com o exercito deixei as costas da Irlantê aquello em que entreguei o commando d'elle ao tegeneral sir II. Burrard. Tenho, portanto, a honra de

pór n'este momento debaixo dos olhos da commissão de querito as copias dos mens despachos ao secretario d est dando-lhe todas as explicações das minhas operações.

E pois que estas operações são amplamente relatadas despachos que dão as rasões dos motivos das muhas ace no momento em que as executei, serei contente em que commissão tenha por bem formar d'ellas uma opunão, gundo o conteúdo de similhantes despachos; e como a emissão manifestou ao mesmo tempo o desejo de que be zesse o relatorio das minhas operações, eil-o aqui tal que extrahi dos meus ditos despachos.

Embarquei-me em Cork em 12 de julho sobre a Domy a 13 passei a bordo da Crocodilo, fazendo-me de vela y a Corunha, onde cheguei a 20 do mesmo mez. À moba (gada soube que os francezes tinham batido em Rio Secondia 14, os exercitos da Castella e da Galliza, debatxo da dens dos generaes Cuesta e Blake: mas tendo sonos junta para saber d'ella se no momento crítico em que achava desejava ser soccorrida pelo exercito que como dava, declarou-me explicitamente que não tinha precisió soccorro das minhas tropas, e que só querta armas e moções, e sobretado dinheiro o mais breve possivel. Despois, no dia 20 uma somma de 200:000 libras, transurita immediatamente para Inglaterra o seu pedido de arma munições.

Ao mesmo tempo a junta da Galliza exprimiu o marinemente desejo de que as tropas debaixo das minha ordessem empregadas em expulsar os francezes de Portupela persuasão em que estava de que os hespanhoes do ne do meio dia da peninsula não obteriam jamais vantaj decisivas, independentemente uns dos outros, nem jar reunidos empregariam esforços grandes para desviaren francezes da Hespanha emquanto estes ultimos não fos expulsos de Portugal, e as tropas inglezas n'este remeligassem as suas operações áquellas dos exercitos de ne do sul da Hespanha. A junta da Galliza instantemente recommendou ao mesmo tempo que desembarçasse non

Sertugal, a tim de poder marchar para diante e aproveime das tropas portuguezas que o governo do Porto reuanas vizinhanca e d'esta cidade.

bevo observar à commissão, que não verá nos mens desles, dirigidos da Corumba ao secretario d estado, ter eu o menção dos desejos e sentimentos da junta sobre o men no de operações, porque não entravam apropriadamente osmupto de um despacho inteiramente militar, mas d'eltiz menção na minha carta dirigida ao general Spenser, data de 26 de julho.

So da 22 fiz-me à véla da Corunha, reunindo-me na maa segunte à esquadra que se achava na altura do cabo asterra. De novo a deixei durante a noite, dirigindo-me Porto para ter uma conferencia com o bispo e os officiaes negado ao Porto no dia 24, recebi ali uma carta do almirante Carlo. Cotton, na qual me rogava que deixasse as tropas, a no Porto ou na embocadura do Mondego, e me durigisse Lesboa sobre uma fragata para me entender com elle antes ne decidisse ao meu plano de operações e pelo logar do pen desembarque.

O resultado da conferencia que tive na noite do mesmo a 25 com o bispo do Porto e os officiaes generaes do exerto portuguez, foi portante um arranjo em que se assenton e cinco mil homens, pouco mais ou menos, de tropas pornezas marchariam para obrar de concerto commigo conao mimigo: que o resto das tropas portuguezas, montane pouco mais ou menos, a mil e quinhentos homens, e um qui hespanhol igualmente de outros mil e quinhentos, encen marcha da Galliza, assim como um outro fraco corpo trezentos hespanhoes e todos os paizanos portuguezes restos ficariam nas vizinhanças do Porto e na provincia Tox os Montes, uma parte para ser empregada no bio-🛶 de Almeida e a ontra na defeza da referida provincia, r se suppor ameaçada pelo corpo trancez commandado o marechal Bessières depois da derrota dos exercitos manhoes commandados por Blake e Cuesta no Rio SeccoO bispo do Porto prometteu também fornecer ao exercito meu commando os machos e outros mais meios de transporte, assim como gado para o matadouro.

Fiz-me à véla do Porto na manhã de 25, indo-me renciá esquadra. Convun com o capitão Malcolm que elle iria para a bahía do Mondego, e durante a noite o deixei novament dirigindo-me para a embocadura do Tejo para conferencia com o almirante. Com elle me encontrei na tarde do dia 2 e foi lá que recebi cartas do general Spenser, que se arbay no porto de Santa Maria, pelas quaes me informava que unha desembarcado o seu corpo na Andaluzia a pedido junta de Sevilha, e que elle não julgava a proposito fazel embarcar novamente, emquanto pela minha parte não respesse ordens ulteriores. Pensava elle que a minha proseço na Andaluzia, e o soccorro das tropas que commandate eram ali necessarias para habilitar o general Castaños a fer o general Dupont.

Como era da minha opinião que o objecto capital, toi para os bespanhoes como para nos mesmos, era a expulsa dos francezes de Portugal, e que nem o corpo do genera Spenser, nem o meu, eram bastante fortes para que separa dos podessem aproveitar em qualquer parte, ao passo or reunidos poderiam preencher o objecto que se tinha julgat ser da maior importancia em Inglaterra e na Galliza, exponimmediatamente ordem ao general Spenser para embao as suas tropas e vir reunir-se a mim nas costas de Portuga no caso de se não achar por então empenhado em algum operação que não podesse abandonar sem damno dos besponhoes.

Résultava das participações recebidas do general Spensibre as forças do exercito francez em Portugat, que el consistia em mais de vinte mil homens. As relações do alurante sobre o seu numero, o as que en tinha recebido de portuguezes, não annunciavam que elle fosse tão for d'onde conclui depois de tudo que o dito exercito não a tava menos de dezeseis mil a dezoito mil homens. D'este umero tinha elle em Almeida de seiscentos a oitocentos de seiscentos de

e serscentos a mil e oitocentos em Setubal, e o resto, bado pouco ou menos em quatorze mil homens, estava genovel para defender Lisboa e as fortalezas do Tejo, batidade d esta força disponivel achava se por então nas aomedades de Lisboa, á excepção, pouco mais ou menos, dos mil e quatrocentos homens, que se achavam em Altoga debaixo das ordens do general Thomiers.

Leanines com o afmirante se era possivel executar um panos propostos para o ataque, quer sobre o Tejo, quer lo a costa nas vizinhanças de Lisboa, e parecen-nos a as que todos os ataques sobre o rio, que se tinham prooto no governo, eram impraticaveis; que o ataque na bai de Cascaes o era agualmente : que um desembarque em dipier das pequenas bahias na proximidade do cabo da 👊 offerecia em todo o tempo grandes difficuldades: que uma parte do exercito, ou mesmo o exercito inteiro che-🐱 a tomar terra, corria-se o risco do embate das resaque reinam sobre toda a costa de Portugal, o que impea ou o desembarque da retagnarda, ou o dos armazens provisões necessarias ao exercito. Nos considerámos tamm que em similhante caso o desembarque teria logar rto de todas as forças disponiveis do exercito francez: que tropas inglezas seriam por conseguinte expostas a ser s idas no crítico momento de tomarem terra, e na occao em que provavelmente se achassem n'um mau estado, segoramente muito mal dispostas ; que, portanto, operando nesso desembarque numa das bahias proximas da bôca Listoa, era certo que também não teriamos a vantagem por então esperavamos da cooperação das tropas portulezas Parecen-nos, finalmente, que a praca de Peniche. 😼 o minigo tipha uma guarnicão, impediria o desembarne feito ao abrigo d'esta península. Pensámos, portanto, o logrante e eg, que à vista de tudo isto era mais prudente ser o desembarque das tropas no rio Mondego.

Deixei o almirante no Tejo no dia 27, e juntei-me à flotidos transportes no dia 30, na altura do Mondego. Fui então informado pelo governo, na data de 15 de julho, q tinha a intenção de reforçar o exercito do meu commar desde logo por uma divisão de cinco mil homens, delsi das ordens do brigadeiro general Ackland, e mais tarde p um corpo de dez mil homens, que tinha estado na Suc debaixo das ordens de sir John Moore; fui ao mesmo tem prevenido que sir H. Burrard era nomeado para o comman do exercito. Dava-se-me também por instrucção executar que tinha recebido quando me julgasse com força sufficient

Alem d'estes despachos do governo, soube, por occasi da minha chegada ao Mondego, ter tido logar a derrota i corpo francez de Dupont pelo exercito hespanhol, do cot mando do general Castaños no dia 20 de julho. Fui por d tão convencido que se o general Spenser se não honves até ali embarcado, depois de ter sabido d'este acontecument seguramente se apressaria em o fazer logo que tivesse rei bido as minhas ordens de 26 de julho. Olher, portanto, a s chegada como segura, e esperava tambem a cada mones a do corpo do general Ackland, que sabia ter partido Harwich e das Dunas a 19 de julho. Fui ao mesmo ters informado de que o general Loison tinha sido destacado Lisboa no dia 27 de julho, e havia atravessado o Tepopo se dirigir ao Alemtejo, nas vistas de comprimir uma ust reição que lá tinha rebentado, e de abrir uma communica ção com Elvas. Aos insurgentes tinham-se-lhes reunido po co depois cousa de mit homens do exercito hespantiol Extremadura. A insurreição tinha feito grandes progress tornando-se portanto formidavel.

Pensei, pois, que podia começar com o desembarque de tropas sem correr o risco de ser atacado por forças supero res em numero, antes que um dos reforços que esperava ambos elles me tivessem chegado, e resolvi o desembara immediatamente, não só porque as tropas se achariam me thor, e estariam mais em estado de marchar depois de terestado por bastante tempo em terra; mas também porquinha toda a rasão de crer que os portuguezes desame riam consideravelmente vendo as tropas inglezas por me

man estado do exercito da Galliza, commandado pelo general Blake. Diziam-me elles que este general tinha separado as suas tropas (que consistiam em infanteria) das de cavalbria debaixo das ordens do general Cuesta; que nem um, nem outro estavam em estado de obrar offensivamente contra Bessieres, ou mesmo de perseguir este general quando mirasse em Portugal, nem de o atacar se elle para lá enviasse 406 destacamento consideravel. Foi por aquelle tempo que en terebi a noticia que José Buonaparte se tinha retirado de Madrid a 29 de julho. Conclui, portanto, que Bessières, em logar de avançar para Portugal, ou de para elle enviar um Absso destacamento, iria cobrir a retirada de José Buonaparb sobre a fronteira franceza. Mas, ou fosse ou não, era embente, quanto a mim, que finha tempo para executar as mahas operações contra Junot antes que Bessières podesse thegar a Portugal para se me oppor. Alem d'isto era provavel que o corpo do general Ackland, on o de sir John Moore, clegaria e desembarcaria em Portugal antes que Bessières Mese do norte da Hespanha.

Illendendo, portanto, á epocha avançada da estação, á pressidade de communicar com a costa, á certeza de que esta communicação era pouco mais ou menos impraticavel depois do mez de agosto, e á situação dispersa das tropas francezas em Portugal, pareceu-me importante fazer todos os possíveis esforços para executar sem perda de tempo estas operações, que não estavam acima das forças do exercito, e para as quaes elle se achava perfeitamente equipado e preparado. Communiquei todavia a sir H. Burrard, n'uma carta que lhe dirigi a 10 de agosto, as informações que recebera de mr. Stuard, dizendo-lhe tudo o que eu pensava. A commissão achará no men despacho, dirigido ao secretario d'estado a 18 de agosto, copia d'esta carta e de uma outra contidencial ao mesmo sir H. Burrard.

O exercito portuguez, forte de uns seis mil homens, quinhentos dos quaes eram de cavallaria, chegou no dia 12 a Leiria, onde todas as forças combundas se acharam então remoidas.

tidade de artigos de primeira necessidade, sufficiente que podesse prescindir da flotilha ate à sua chegada ao no caso em que as circumstancias se oppozessem a que communicasse com ella ou que se julgasse vantajoso ( rarmo-nos d'ella. Ao mesmo tempo provi de armament tropas portuguezas; estabeleci entre ellas, tanto quant teve em men poder, toda a disciplina e actividade de eram susceptiveis, e ordenei e vigici a sua organis-Offereci-lhes tambem uma somma de dinheiro, tam quanto o thesouro do exercito o permittia, para o cu mento de todas as despezas necessarias para haveret precisos equipamentos de campanha; mas os officiaes p raes portuguezes a recusaram. No dia 7 tive uma confe cia com estes senhores em Montemor o Velho, na qual viemos no plano da marcha e das operações, cuja exec todavia foi differida até ao dia 10 para o grosso do exet por causa do seu pedido no interesse das suas tropas.

No dia 8 escrevi a sir H. Burrard uma carta, que co ao capitão Malcolm, da *Donegal*, para que lh'a entreg na sua chegada ao Mondego; n'ella lhe detalher todas a cumstancias da nossa situação, e lhe roguei quizesse conseguinte adoptar um plano de operações a seguir po corpo às ordens de sir John Moore. A commissão actucopia d'esta carta junta ao meu despacho do dia 8 de ag dirigido a lord Castlereagh.

A vanguarda poz-se marcha no dia 8, sustentada ja brigadas dos generaes Hill e Ferguson, por ter en so que o general Delaborde tinha reunido o sen corpo ao general Thomiers, o que lhe dava uma força de emcopara seis mil homens nas vizinhanças de Leiria, terra que general francez ameaçava, por se achar n'ella um armo de viveres para o exercito portuguez. No dia 10 o grosto exercito seguin para a frente, e a sua vanguarda entro mesmo dia em Leiria, onde o mesmo grosso do exercitogou na manta do dia 11.

No citado dia 10 recebi uma carta de mr. Stuard e d vonel Doyle, datada da Corunha, na qual me davam par

va. 💀 a 14. igualmente em duas columnas, para Alcobaça, doude o general Delaborde se finha rebrado na precedente nodo. As tropas portuguezas não tinham partido de Leiria, como se tinha ajustado e como en o esperaya, com o prelextos de que não tinham viveres. Na tarde do dia 13 recebi do corronel Trant, que en empregara para as minhas comoutri cações com o general portuguez, uma carta em que me mforta ava da intenção em que o dito general se achava de se contaseivar em Leiria, a não ser que en consentisse em forme e er às tropas portuguezas durante a sua marcha sobre Lahrer as viveres tirados do commissariado inglez. A par dista desenvolvia também um plano de operações que o ge-Treire se propunha seguir, e que devia deixar este ulburx → sem communicação alguma com o exercito inglez, e espost - n a ser atacado pelo exercito francez no caso em que 🧇 📞 ivesse preferido abandonar a defeza de Lisboa e do Lara se dirigir ao norte e a leste, ou mesmo no caso em el une fosse obrigado a retirar-se depois de qualquer enconta com as tropas inglezas.

In mha resposta a esta communicação demonstrei a impossa a pididade em que estava de acquiescer ao pedido dos vicas es que se me fazia, e o perigo que resultava do plano de of serações proposto para as tropas portuguezas. Solicatei o gerações proposto para as tropas portuguezas. Solicatei o gerações proposto para as tropas portuguezas. Solicatei o gerações proposto para a livrar o seu paiz da presença dos trancas exes, se tinha alguma consideração pela sua homa, pela e a sua patria e pela do seu soberano, indicando-lhe ao mesta ao tempo os recursos que podia haver para nutrir o seu exercito. Propuz-lhe então que se não queria por-se em mare a a com todo o seu exercito, ao menos me enviasse mil homas as de mfanteria de primeira linha, com todas as suas tropas sigenas e a sua cavallaria, sendo esta a força que en me obrigava a sustentar. Era isto o mais que eu podia fazer paça bem da expedição.

As tropas portuguezas, em numero de mil homens de infadena regular e quatrocentos de caçadores, com duzentos e encoenta de cavallaria, vieram-se-me juntar na tarde do O general francez Loison, que, como ja o disse a consão, atravessara o Tejo a 26 e 27 de julho para se darg Alemtejo com cinco mil a seis mil homens, tinha retiral Setubal a maior parte da sua guarmção, na força de a seiscentos homens. Desde que este corpo se lhe junton, se logo em marcha para Evora, onde bateu e poz em des um destacamento de mil hespanhoes, assim como as bé insurgidas do Alemtejo reunidas n'esta cidade: diriga depois para Elvas, que tornou a abastecer, comprimu surreição, restabeleceu a auctoridade franceza no Abrut e tomou as medidas para a compra e armazenagem dos reaes d'esta provincia. Repasson depois o Tejo em Abrut e descendo este rio chegou a Thomar a 16 milhas, pe mais ou menos, ao sudoeste de Leiria, na tarde do dia 11, que o exercito inglez chegava á mesma cidade de Leira.

O corpo do general Delaborde estava por aquelle tel em Alcobaça, 16 milhas, pouco mais ou menos, ao sudo de Leiria. Era, portanto, evidente que o fim dos gener francezes era o de fazerem a sua juncção em Legis 🗶 que as tropas inglezas ali chegassem. Esta ultima 🚽 está situada na estrada que de Lisboa se dirige para o d de Portugal. Ao nascente e parallelamente, ponco med menos, á dita estrada ha uma cadeia de altas montar que se estendem desde Leiria até quasi junto ao Tejo. I cadeia não offerece uma só passagem boa para as conf A prompta chegada das tropas inglezas a Legria objeção conseguinte o general Loison a retrogradar para o sul d de ter podido effeituar a sua juncção com o general II borde, que desde então ficou exposto a ser isoladas atacado, o que teve logar a 17 de agosto. A comme achará no men despacho, dirigido das Caldas a 16 de l mez de agosto ao secretario d'estado, um resumo da l nobras do corpo de Loison mais detalhado do que su dou.

Tendo sido feitas todas as disposições para a metecommunicadas aos officiaes portuguezes, o exercito pem movimento em duas columnas no dia 13 sobre a C i, e a 14, igualmente em duas columnas, para Alcobaça. ande o general Delaborde se tinha retirado na precedente ite. As tropas portuguezas não tinham partido de Leiria, no se tinha ajustado e como eu o esperava, com o preuto de que não tinham viveres. Na tarde do dia 13 recebi ocoronel Trant, que en empregara para as minhas commicações com o general porluguez, uma carta em que me formava da intenção em que o dito general se achava de conservar em Leiria, a não ser que en consentisse em caerer às tropas portuguezas durante a sua marcha sobre sloa os viveres tirados do commissariado inglez. A par listo desenvolvia tambem um plano de operações que o gered Freire se propunha seguir, e que devia deixar este dano sem communicação alguma com o exercito inglez, e apol-o a ser atacado pelo exercito francez no caso em que se tivesse preferido abandonar a defeza de Lisboa e do l'mo para se dirigir ao norte e a leste, ou mesmo no caso m que fosse obrigado a retirar-se depois de qualquer enoutro com as tropas inglezas.

Na minha resposta a esta communicação demonstrei a im-



gar ali antes do dia 19, e o general Austruther so pode des embarcar a sua brigada na tarde do refer do dia. Na manha do dia 20 fez elle a sua junicção com duas brigadas destaca a das da nossa esquerda, tomando o seu logar na vanguardo = =

De 19 a 20 os corpos francezes tuham-se renundo en Torres Vedras e em voita d esta villa. As tropas ultamamento chegadas debaixo das ordens de Junot formavam a vanguarda, e occupavam uma forte posição adiante da villa; as di visões Delaborde e Loison, compondo o principal corpositudam tomado uma forte posição pela retaguarda d ella A cavallaria inimiga foi umito activa durante os dias 19 20. Cobriu ella todo o pazz, destacou frequentes patrulhas sobre a nossa posição, e a 20 chegou a vir uma d ellas propria retaguarda da nossa direita, até ao logar do desem barque na Maceira.

N'este estado de consas não podémos receber informação alguma exacta sobre a posição do inimigo, senão a de que esta era formidavel e occupada por todas as suas forças.

A monha intenção era a de me pór em marcha na manhide 21, e em consequencia d'isto dei as respectivas ordens-Teria mandado a vanguarda para as alturas de Mafra, e teria feito parar o grosso do exercito a 4 ou 5 milhas de distancia d'esta villa, manobra por que vinha a ser torneada a posição do inimigo em Torres Vedras, conduzindo assim o exercito por um paiz do qual tinha uma excellente carta, e sobre a qual possuia notas, ou observações topographicas, que tinham sido recolhidas pelo fallecido sir C. Stuart! A batalha, que evidentemente deveria ter logar dentro em poucos dias, teria tido por theatro um paiz por nós bem conhecido, e que não era mui longe de Lisboa, onde, se nos fossemos vencedores, teriamos entrado na mesma occasião em que o inimigo d'ella se teria retirado.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> O muito hourado sir Carlos Stuart, cavalleiro da ordem do Banho, tenente general, irmão do marquez de Bute e pae de lord Stuart de Bothsay. Elle tinha commandado por algum tempo uma divisão ingleza em Portugal em 4797.

se tinha avistado ao largo: fiz. portanto, as minhas disse tinha avistado ao largo: fiz. portanto, as minhas disses i ções para que podesse desembarcar apenas chegasse, e la tarde do mesmo dia sir H. Burrard chegou também sobre 13 razen a praia da Maceira, tomando immediatamente o autornando do exercito.

18 ogo à commissão queira notar que o meu ultimo despativo ao secretario d'estado tem a data de 18, e que fiz do accimenta o relatorio das munhas operações de 19 e 20, que foranti os dois ultimos dias do meu commando. Para o fazer toisme mecessario recorrer às cartas confidenciaes, que por aquelle tempo escrevi, e se a commissão o desejar possofu as apresentar.

Wy lords e senhores: — A commissão me permittirá, como especto, começar a memoria com que a vou importunar por signituras observações sobre esta parte da narrativa do tementes general sir Hew Dalrymple, que tem relação com as persa ções do exercito em Portugal quando en o commandei, que o l naturalmente é de um alto interesse para mim.

Per cece que este general tinha desde algum tempo concebedo de idea de que en emprehendia uma operação de grande

difica a Idade e risco, e que por isso era da sua intenção deiunidade a acabar como podesse, reservando-se reunir a si,
do no Mondego, os reforços que se esperavam de Inofica a ra. Effectivamente declaron que esta era a sua intencia a posso certificar à commissão que foi sómente honunidade a reconvirta de la commissão que foi sómente honunidade a reconvirta de la commissão que foi sómente honunidade a reconvirta de la commissão que foi sómente honunidade a reconvirta de la commissão que foi sómente honunidade a reconvirta de la commissão que foi sómente honunidade a reconvirta de la commissão que foi sómente hon-

quero de maneira alguma attenuar a difficuldade, ses eventualidades da empreza em que me lancei logo per poz em marcha do Mondego. Dirijo-me a pessoas versadas nas operações da guerra, para que não as como devidamente; mas sustento, apesar da opinião que contente prevalece, e segundo o pensava um official do mais experimentado do que eu, que os meios que ti-

dia 14 cm Alcobaça com o coronel Trant, e permane commigo durante o resto da campanha. O grosso do exportuguez, em logar de executar o plano de operaçõeorigmariamente tinha proposto, on o que o general l'inha substituido, manteve-se nas vias de segurança quinha recommendado no caso em que se não decidasa far-se-me, de que resultou ficar ao principao em Lega sar depois ás Caldas e por fim a Obidos no dia 22 de a

Chegado que fui a Alcobaça puz-me logo em comução com o capitão Bligh, do Alfredo, que durante dos me tinha esperado com a flotilha carregada de viveres visões navaes defronte da Nazareth. Deitou depois em pão e aveia, designando-lhe a altura de Peniche, qpropunha reconhecer como o logar da nossa unimediata municação.

No dia 15 poz-se o exercito em marcha para as Cald duas columnas, estacionando ali no dia 16, a fim de di commissarios de viveres o tempo necessario para la crem e receberem as provisões desembarcadas na Naz Na tarde do dia 15 houve uma escaramuça entre a vanç do corpo de Delaborde e os nossos carabineiros, em ques ultimos perderam alguns homens; mas nos assentinosnos de Obidos, que domina o valle das Caldas. Os lhes deste successo foram publicados na Gazeta, con ram os do dia 17.

Durante todo o referido dia 15 tivemos rasão de para o general Loison, que na tarde de 16 se tinha pos movimento de Rio Maior, viria occupar a direita de De de, e por conseguinte fiz as minhas disposições para que. Durante a acção um official francez, que estava pra a morrer das suas feridas, me disse que os seus tinha perado que Loison se lhes juntasse à sua direita pel hora, sendo esta a rasão por que tinham sustentado o ataque; que elles estavam em numero de seis mit, ha experimentado grandes perdas. Por outros prisioneiros informações conforme a estas; e como uma perpatrulha de infanteria franceza se visse não longe da

tavam as que en commandava, reunidas com as que cooperavara commigo.

Parece me que me não enganei sobre este ponto, porque com effeito a cifra mais elevada a que ouvi subir a força dos foncezes na batalha de 21 de agosto foi a de dezeseis mil bometis, e en que a vi não a elevo a mais de quatorze mil bometis, os quaes todos manobraram, a excepção da cavallato, e principalmente a reserva do general Kellermann. Entuciativo, se tudo o que acabo de dizer é verdade, posso continir em boa fê, que se a empreza era difficil e arriscada, at não o estava sem meios de a terminar felizmente.

A So gunda questão é a de saber se, tendo á minha disposição cos meros sufficientes, en tomei as medidas convenientes para me aproveitarem. Sir Hew Dalrymple diz que pela inha ele marcha que tinha escolludo todas as fortes posições estavam em poder do mimigo. Mas posso-lhe certificar que inutes adficilmente achará unha luha de marcha qualquer em Portugal que não formeca fortes posições ao inimigo, operatudo na defensiva. Mas não obstante havia uma vantagem lugada á finha que en tinha escolhado, tal era a de tornal itrus la cavallaria mais numerosa do inunigo, quando elle deveria e poderia servir-se d'ella utilmente se en houvissos marchado por uma outra estrada.

Se en tivesse segnido a linha que passa pela estrada real de Lashoa ao norte de Santarem, teria em tal caso conservado a minha communicação com o rio Mondego; mas teria utracprecido a, forças de que en tinha precisão para operar em esampanha rasa, e depois de tudo o inimigo com a sua avallaria teria caido sobre mim. Tomando, pois, a linha da heiramar, dependente como en me achava dos meus viveros postos a hordo dos navios, a minha communicação era a forcurta que ella se defendia por si mesma. Podia, pois, ter remodas em um só corpo todas as minhas forças, tendo tambem muito perto de mim os meus armazens, ao ponto de poter communicar com elles to las as vezes que o precistese Depois de ter escolhido esta linha para mim, propuz a et fl. Burrard a de Santarem para as tropas de sir Joha

gar ali antes do dia 49, e o general Austruther só pede embarcar a sua brigada na tarde do referido dia. Na udo dia 20 fez elle a sua juncção com duas brigadas der das da nossa esquerda, tomando o seu logar na vangu-

De 19 a 20 os corpos francezes tinham-se reunid Torres Vedras e em volta desta villa. As tropas ultimat chegadas debaixo das ordens de Junot formavam a var da, e occupavam uma forte posição adiante da villa, visões Delaborde e Loison, compondo o principal e tinham tomado uma forte posição pela retaguarda d A cavallaria inimiga foi muito activa durante os dias 20. Cobriu ella todo o paiz, destacou frequentes patr sobre a nossa posição, e a 20 chegou a vir uma de propria retaguarda da nossa direita, até ao logar do de barque na Maceira.

N'este estado de cousas não podémos receber infort alguma exacta sobre a posição do immigo, senão a d esta era formidavel e occupada por todas as suas forca

A minha intenção era a de me pór em marcha na mede 21, e em consequencia d'isto dei as respectivas en Teria mandado a vanguarda para as alturas de Mafra, ria feito parar o grosso do exercito a 4 on 5 milhas de tancia d'esta villa, manobra por que vinha a ser torne posição do inimigo em Torres Vedras, conduzindo as exercito por um paiz do qual tuha uma excellente ca sobre a qual possuia notas, ou observações topogrape que tinham sido recolhidas pelo fallecido sir C. Su A batalha, que evidentemente deveria ter logar dentr poucos dias, teria tido por theatro um paiz por nos befonecido, e que não era mui longe de Lisboa, onde, s fossemos vencedores, teriamos entrado na mesma or em que o inimigo d'ella se teria retirado.

O muito honrado sir Carlos Stuart, cavalleiro da ordem dol tenente general, irmão do marquez de Rute e pae de Jord Su-Rothsay. Elle tinha commandado por algum tempo uma divisão em Portugal em 4797.

en tomado na negociação do armisticio e na convenção. Na questão que até aqui tenho discutido, sou en só o unicamente responsavel. N'aquella que agora se segue olha-se para mim como sendo o responsavel, pelo menos moralmente, se è que não realmente e como militar, em rasão do parecer que 🥯 suppõe ter en dado. Devo, portanto, demonstrar qual foi o parecer que en realmente dei, e qual seria o resultado se se Lessem tomado as medidas que havia recommendado. In-"stre estive de accordo para que se permittisse aos france-🦥 a evacuação de Portugal com armas e bagagens, e devo lizer aqu, observar que se entendia (sobretudo na negociacao do armesticio), que pelas palayras propriedades de toda a opecie não se comprehendiam senão as bagagens milita-🏧 e o equipamento : que esta interpretação receben a sua execução por um artigo separado da convenção, e que os comnussarios nomeados para fazerem executar a mesma ontenção obraram segundo este principio.

Quando se devesse tomar em consideração a proposição de 🤝 conceder aos francezes a evacuação de Portugal, isto é, na larde de 22 de agosto, torna-se necessario examinar de novo a situação, os mejos e os recursos dos dois exercitos, 108 Bossos proprios projectos. O inimigo tinha reunido as nas forcas depois da sua derrota do dia 21, e elle estava a ponto de retomar a posição da Cabeça de Montachique, d'oude facilmente se podia retirar para ontras posições em face de Lashoa, e de lá arrayessar o Tejo para se dirigir ao Alem-<sup>1020</sup>. Fuha elle toda a especie de facilidades para operar estes movimentos, e quando honvesse entrado em Lisboa, a p<sup>osse</sup> do Tejo, que os fortes e a esquadra russa lhe assegupasam, bem como um grande numero de barcos de que po-La dispor. The permittiriam atravessar o rio n'um só corpo. P<sup>lotegido</sup> pelo castello de S. Jorge e as mais elevações: e é 🕬 oque elle podia fazer se tivesse perdido a sua retaguarda Elle tinha feito grandes depositos de viveres no Alemtejo, Lomo referi na relação das minhas operações do dia 12 720 de agosto, Loison tinha restabelecido a auctoridade tam eza n'esta provincia durante a sua expedição contra Elnha á minha disposeção, os que eu esperava e as no que tinha tomado e recommendado, eram mais que cientes para vencer as difficuldades e temover os f das operações que dirigia, á excepção das inseparave toda a operação militar. A commessão tem ja debas olhos nos meus despachos ao secretario d'estado e a Burrard, bem como na minha relação, os motivos a decidiram a desembarcar e a pór-me em marcha sem rar pelos ulteriotes reforcos; desejaria que ella se repe a estas peças, mas as allegações de sir Hew Dalrymp obrigam a insistir ainda sobre este ponto.

As questões que nascem das suas asserções são: primeiro logar en me achava bastante forte para ven inimigo em planicie; e no caso de o estar, se en adopt melhores meios de o bater. Quanto às forças que cu proparadas com as do exercito inimigo, não peço que julguem pelos resultados da campanha emquanto en admas sim pelo seu comeco na epocha em que foram toto as medidas, as quaes, como tem sido reconhecido, ni facil renunciar, não tendo en certamente appetite alguas abandonar.

As minhas forças con istiam então em perto de tos homens de tropas inglezas; contava alem d'isso com 1 tencia e cooperação de seis mil portuguezes, de que rava tirar vantagem, mas reconheço que mais tarde [ ganado n'esta minha espectativa. Que se teria dito, ( justa rasão (e assim o pergunto a commissão); que s pensado de mim no exercito e no paiz: que se ter ( sado do governo que me dera a sua confiança, se e 🕻 forças hesitasse em marchar contra o m migo? D -s commissão, na minha relação, que não pensava que migo contasse mais de dezeseis mil a dezoito mit lid dos quaes quatorze mil sómente podiam ser postos er po. A estimativa mais lata que recebemos sobre a fil inimigo, e que se julgou exagerada, eleva-a a y mé quinhentos homens, e anda admittudo que este d fosse exacto, as tropas que podía pór em linha não

As nossas operações, logo que nos tivessemos reunido, ecram sido aquellas de um exercito superior em força, perseguado de perto um exercito menos forte em retirada; mas ludo o que nos teriamos feito não lhe podia ter cortado a sua retrada, que antes de tudo seria para Lishoa. O inimigo teria sido senhor do Tejo até ao ultimo momento da sua passagem: a necessidade em que nos teriamos estado de tos assenhorearmos primeiramente das fortalezas sobre data margem e da esquadra russa, e a falta dos barcos que o momeo teria levado comsigo ter-lhe-iam dado todo o possade tempo para fazer todas as suas disposições no Alemtejo alos que as nossas tropas o tivessem podado atacar. Operando assim, nos teriamos experimentado muitas difficuldados e males que poderiam comprometter de novo o fim da campanha

Acommunicação com a esquadra é difficil em todo o tempo subre as costas de Portugal, e muito mais difficil se torna paro fim de agosto, cessando finalmente de ser possível. L'om ellerto bastante s barcos tinham ido a pique na ultima semma de agosto: nav os honve que perderam as suas ancons. e por mais de uma vez a esquadra teve de se pór ao ingo para se subtrahir ao perigo. A 22 de agosto não havia seño para onze dias o pão do campo para sustento das trocas que primitivamente tinham partido de Lavos a 9 e 10 do blomez; as tropas que tinham desembarcado a 20 tinham pras trazido pão para quatro dias, e a provisão para a tob'idale das tropas podia ser de oito ou nove dias; não havia meto algum de alcançar grande quantidade d'elle, não se podendo alcanear no paix, e de facto creio que à excepção de ligius milhares de rações de pão, que os francezes tinham devado atraz de si em Alcobaça, nas Caldas e em Torres Voltas, racões que foram dadas às tropas portuguezas, o pad não formeceu mais uma só ração de pão desde a epocha onque as tropas desembarcaram até à minha partida, que ete logar a 20 de setembro.

Eta, portanto, evidente que, logo que o corpo de sir John Meore desembarcasse na Maceira e duplicasse quasi o con-

vas no mez de julho, e os cereaes que recolhera n'el tinham sido comprados para consumo do exercito I Tive conhecimento d'esta circumstancia, não só pelo que corriam no paiz, mas também pelas cartas que o tes francezes no Alemtejo dirigiam a Loison, as qui foram interceptadas e me foram mostradas. A sua ( a esta provincia os francezes teriam marchado, set inquietados, pela mais bella estrada de Portugal 🤞 vas, praca ou fortaleza de segunda ordem, pelo ment as da Europa. Elles tinham posto n'ella de guarne parte do seu corpo de exercito, e terram enviado para Almeida, para alem do alto Tejo. Esta ultuna 16 tava já bem aprovisionada, e a parte das suas tropas francezes teriam destacado para ella não haveria exp tado difficuldade em fazer levantar o bloqueio que d nos portuguezes lhe pozeram depois, e em fazer entr tantas provisões quantas tivessem querido.

O corpo de sir John Moore tinha recebido na tard 20 a ordem de se juntar ao exercito. Propozera de as instrucções para que obstasse a que os francezes el sem o plano de operações que eu lhes suppunha e q ramente teriam seguido depois da sua derrota en aberto. O corpo de sir John Moore ter-se la postado ( tarem, como se havia proposto para entreter a com ção com o Mondego, porque os viveres e os transpor podiam estar com segurança senão n'este rio; e o pa as margens do Mondego sujeito á auctoridade do ( do Porto era o unico que fornecia os meios de ma todo o caso a communicação. Quando, portanto, 4 nasse ao corpo de sir John Moore a sua reunião ao f era para que elle operasse somente, como o tubi dido sir H. Burrard, isto e, para apoiar e commit immediatamente com o corpo debaixo das minhas e com tanta mais rasão quanto que elle dependia pa subsistencia dos meios pelos quaes se tinha proviexercito, nos nos teriamos então durigado juntos frente do inimago.

ossas operações, logo que nos tivessemos reunido, ido aquellas de um exercito superior em força, pero de perto um exercito menos forte em retirada; o o que nós teriamos feito não lhe podia ter cortado stirada, que antes de tudo seria para Lisboa. O iniria sido senhor do Tejo até ao ultimo momento da sagem: a necessidade em que nós teriamos estado assenhorearmos primeiramente das fortalezas sobre nargem e da esquadra russa, e a falta dos barcos que go teria levado comsigo ter-lhe-íam dado todo o posmpo para fazer todas as suas disposições no Alemtejo que as nossas tropas o tivessem podido atacar. Operassim, nós teriamos experimentado muitas difficuldamales que poderiam comprometter de novo o fun da nha.

mmunicação com a esquadra é difficil em todo o tempo as costas de Portugal, e muito mais difficil se torna fim de agosto, cessando finalmente de ser possível, effeito bastantes barcos tinham ido a pique na ultima a de agosto; navios houve que perderam as suas ane por mais de uma vez a esquadra teve de se pôr ao para se subtrahir ao perigo. A 22 de agosto não havia para onze dias o pão do campo para sustento das tro-



sumo do exercito, sem augmentar os seus meios d conseguir viveres, corria-se o risco de cair na falla Não se desejava, portanto, que o corpo de sir John Mo embarcasse, nem que se pozesse em estado de com suas operações senão nos fins do mez de agosto. este tempo o immigo se teria fortificado na sua po-Cabeça de Montachique, e para traz d'ella ate Lasbo ria uma loucura esperar poder forcal-o on torneal de dez dias. Durante todo este tempo, e durante todo que fosse empregado em fazer desembarcar o corr John Moore, era necessario fazer subsistir o exercite isto apenas se tinham as provisões que se haviar remido para um numero muito menos considerave mens: não se tinha a certeza de se poder alcançar i plemento de viveres : enão quando o exercito ches Tejo e d'elle se livesse assenhoreado, a ponto dos fi tes poderem entrar por elle dentro.

Depois de ter forçado o inimigo a passar o Tejo. ( termos assenhoreado das fortalezas da sua margemiquadra russa : depois de nos mesmo termos atraves? rio com o exercito inglez, era necessario tomar pomaneira a atacarmos Elvas e a bloquearmos esta p fazermos o seu cerco regularmente. N'um d'estes? exercito teria sido exposto ás intemperies de um m na peior estação do anno; e no outro seria obrigado dar vir o seu trem de cerco por terra desde Abranto o Tejo deixa de offerecer meios de o transportar 🚬 🖠 gar da accão, isto e, durante uma distancia que não de 60 milhas. Depois de ter executado esta operação cito via-se obrigado a fazer outro tanto para com a f Almeida. Estou convencido que não nos podramos 1 nhorgado de Elvas senão nos fins de dezembro, e no não teriamos muita rasão de satisfação em demar francezes evacuassem Portugal por então, em logar zerem no mez de agosto, se tivessemos persistido sas operações, depoi de havermos experimentado de uma grande parte do nosso exercito pelas mol

tala de taveres; mas nos, querendo os forçar a depor as arnas, teramos corrido o risco de nos expormos a isso, emquanto nos não tornassemos senhores do Tejo. Mas isto anda não o tudo; porque se compararmos a clausula que permite aos francezes a evacuação de Portugal com as ouras da mesma natureza, que não só téem sido approvadas (e com rasão quanto a mim), mas até mesmo exaltadas nesle paza: se compararmos a posição em que se achavam 🌯 guarações do Carro e Alexandria com aquella em que esland o exercito francez em Portugal, convencer-nos-hentos, seguado penso, que o inimigo possuia n'este ultamo caso reonsos que elle não tinha no primeiro; e que aquelles que <sup>ionceler</sup>am em Portugal o artigo em discussão sabiam que "evereto inglez tinha a preencher n'este paiz outros obje-<sup>clos</sup> que a situação da Enropa, na epocha da convenção do Alpto, não exigiam das tropas inglezas que então serviam esta dima região.

Mas posto que consentisse como principio geral na evamo ão e que de se o con-elho para se conceder, não approvel todavia, todos os artigos, quer do armisticio, quer da
movenção. Devo antes de tudo fazer saber á commissão
de tra primeira entrevi-ta que tive com sir Hew Dalrymple,
todavião da sua chegada a Portugal na manhã de 22 de
sesto, en, a quem alguns suppõem fer sido sen conselheiro,
de logo que não possura a contiança deste commandante
movele, e que bem pelo contrario se achava prevenido
movele, e que bem pelo contrario se achava prevenido
movela o parecer que lhe de se. Tive occasião de lhe faliar
por tranha sobre o assumpto, cousa de que posso fornecer
a provas, conhecendo logo n'esta entrevista a sua prevencio contra mim, e direi d'isto os motivos quando assim se
des pe.

Pederei ter-me enganado, mas é certo que en concebi ela punião, como o poderei provar, se a commissão o quer echintercogatorio d aquelles a quem então contici isto. Creio esta commissão haverá por bem admittir que tenho rasões a cer que sir Hew Dalrymple se achava prevenido contra parecer que lhe désse quando se lembrar da exposição

que lhe fiz da sua que ao este as operações que en finho dirigido antes do sea desembarque.

O general Kelarmann appresemants as sentinellas avancadas do exercito po día 22, entre a uma e as duas horas, e enviou uma bande ra branca para aminiciar que me desejava fallar, na crenca de que en commandava amda o exercito, Vendade e, como o dese su Hew Daliximple, que houve um reliate no nosso campo logo que o general Kellermare chegon a effer. Este reliate for occasionado por um officiaportuguez que vinha da Lourinha da parte do general Frenc, e que representava a escolia do general Kellermann como sendo todo o exeputo francez. O commundante em chefe fazia-me a bonra de jantar commigo em munha casn'aquelle dia, e no momento de montar a cavallo para mederigir ao Vimeiro, pergunter-lhe se iria aos postos avance dos para fallar ao general Kellermann? A sua resposta foi questa se não; que era a elle commandante em chefe do exercito qua 🔞 🕶 o general francez desejava fallar, e que elle o recebena to 👚 📭 🗖 men quartel general, O general Keltermann foi, portant - . conduzido a elle; eram duas horas e meia, pouco mai c menos, quando elle là chegou. Pouco tempo depois da 🖘 🔞 🕫 chegada sir Hew me mandon chamar ao seu quarto, one estavam, e me communicon o objecto da missão do gener Kellermann. Este general repetiu-o na minha presenca, e le 🛎 nos depois um papel contendo a proposição do commandanem chefe do exercito francez.

Sir Hew Dalrymple, sir Harry Burrard e en retiramema um outro quarto para deliberarmos sobre as proposiçõe de Kellermann: mas nóz não turbamos o papel que contribras proposições, por en ter recusado pegar-lhe na idéa de que a negociação entre mãos devia limitar-se a uma samples uspensão de hostilidades. Quando fomos para o outro quarte disse a sir Hew Dalrymple que pensava ser a proposito conceder aos francezes a evacuação de Portugal, desenvolvendo lhe as rasões que en tinha para assim pensar, rasões com que

<sup>1</sup> Era o major Ayres Pinto de Sousa.

de viveres; mas nos, querendo-os forçar a depor as ar-, teriamos corrido o risco de nos expormos a isso, emtto nos não tornassemos senhores do Tejo. Mas isto la não é tudo: porque se compararmos a clausula que mitte aos francezes a evacuação de Portugal com as ras da mesma natureza, que não só têem sido approva-¡ (e com rasão quanto a mim), mas até mesmo exaltadas le paiz : se compararmos a posição em que se achavam marnicões do Cairo o Alexandria com aquella em que esa o exercito francez em Portugal, convencer-nos-hemos, ando penso, que o inimigo possuia n'este ultimo caso resos que elle não tinha no primeiro; e que aquelles que rederam em Portugal o artigo em discussão sabiam que sercito inglez tinha a preencher n'este paiz outros objeone a situação da Europa, na epocha da convenção do nto, não exigiam das tropas inglezas que então serviam sta ultima região.

Has posto que consentisse como principio geral na evanão, e que desse o conselho para se conceder, não approtodavia, todos os artigos, quer do armisticio, quer da venção. Devo antes de tudo fazer saher á commissão na primeira entrevista que tive com sir Hew Dalrymple, occasião da sua chegada a Portugal na manhã de 22 de com a nuem alguns sunnõem ter sido seu conselheiro.

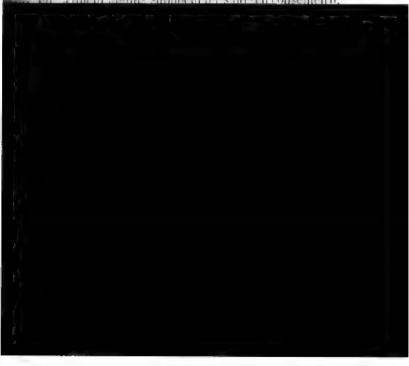

The second secon

Commence of the second of the

to artill the state of the stat 15 TH TO BE SHOWN IN THE REAL PROPERTY SERVER Bichille of the contract of the contract of the contract of sprapes in non-appropriate and the spread the prime gar engineerings in the past gas about \$1 de public \$ to affirm to be been the second of the control of t I propries make them to be made to the beautiful to \$ eservial representation of the area of the agraph of a THE DELLAR SET OF SHEET BELLATION OF THE PARTY OF THE PAR per En ton en la la lacta esta de mangare. TO A TREE TO THE DESIGNATION OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF The time growing tenting to the control of the special state of the second of the seco 2 - - This case is a second of the objects sobre property personal and are party of governo em ligitaterra. Testavia e ter a se lless que esta periagnació podia of forth directificate police mass out sur propria conti no prair partu nezes en lang la russes, mas de modo al gum pe les françaises. O common tante em chefe pareceu ser de ejemiso que, visto ser esta questão obada effectivamente por kellernann como sendo da competencia do almirante, poneo importava que ella fosse ou não comprehendida na convenian.

Verdade e, como o dasse sir Hew Dalrymple, que houve uma longa discussão, alias a maior de todas, sobre o artigo que dizla respeito aos russos: mas ella tinha relação ao pedido feito pelo general Kellermann, para que se deixasse partir de Lisboa a esquadra russa, não sendo lícito à esquadra ingleza perseguil-a antes de um tempo dado. Entretanto o commandante em chefe insistia para que os russos não gosassem no porto de Lisboa senão os direitos de nação neutra. Ponto que foi concedido pelo general Kellermann.

O altimo ponto importante foi o relativo ao tempo que duriaria a suspensão das hostilidades. Sir Hew Dalrymple, on vindo no que en propunha, de limitar a suspensão de armas a quarenta e oito horas, dava, todavia, a preferencia á proposição de Kellermann, que era a de que a suspensão lossas ao princípio illimitada, e depois seguida de uma suspensão limitada a quarenta e oito horas, logo que uma ou outra parte lhe quixesse por termo.

Examinarei agora a vantagem que eu percebia n'uma suspensão de armas limitada sobre aquella que o não era, na
suacio em que os dois exercitos por então se achavam.

Mas voi entretanto examinar esta questão debaixo de um
outro ponto de vista: 1.º, chamam-me o negociador do tralado, e sobre um ponto tão importante o projecto do genelai francez foi adoptado em logar do meu pelo commandante
on chefe: 2.º, chamam-me o conselheiro da convenção, e é
por este crime de conselho que eu aqui estou. Todavia, ainda
que eu deva submetter-me a soffrer a vergonha de um caslagora, onde se achará que eu tenha merecido esta desgraça?

Los fee-so que vejo n isto uma punição nova, que parece inventada para mim: que eu, official subordinado, devo ser
pinise lo por ter aconselhado um tratado, que foi feito inteitam o ride ao contrario dos meus conselhos.

Di Roque este artigo era mu to importante, em attenção ao estação do dos nossos recursos, ao da estação e ao tom em que a magoriação seria negociada: era importante, sobretudo, depreis das ameaças que os francezes nos tinham feito com os cortesso que en assim o pensava; se os francezes fossem cortesso que en assim o pensava; se os francezes fossem cortentes pelos russos; se o almirante recusasse dar o seu subsentimento ao artigo relativo á esquadra russa, o que eu a lata certo que faria, era importante, no caso em que as necrociações se viessem a romper, e quando se tivesse signi-

ficado o termo da suspensão das hostidades, que se desse um espaço de quarenta e oito horas aos francezes para equipar e preparar os russos antes que começassem as races sas operações. Se alguma vantagem tinhamos em fazer e la rar a suspensão das hostilidades, o que en não concertado estava certo que nos sempre a poderiamos prolongar. Maqualquer que tenha sido a opinião de sir llew Dalrympara elle estava ainda de uma opinião defferente no dia 25 e la agosto. E com effeito quando elle começou a negociar, sigual ficou, segundo a minha mistigação, o tim da suspensão de a meio dia de 26 de agosto, como resulta das instrucções de a meio dia de 26 de agosto, como resulta das instrucções de das no dia 25 ao coronel Murray.

Depois de se terem fixado os artigos, sir Hew Dalrymp I es diz que o general Kellermann lhe perginton quem assigna e ria o armisticio, e que elle lhe responden que seria el B es proprio, mas que no momento de o assignar o mesmo general Kellermann lhe representon que o men nome se acha en o seu cabeçalho, e que era contra a pratica que um oficial da ordem de commandante em chefe assignasse um activa com um official de inferior categoria.

Receio que a memoria de sir Hew Dalrymple não o tento 💴 bem servido n'esta occasião. Se o men nome fosse enta o inscripto no cabegalho do tratado, como sendo o seu neg 📑 ciador, o general Kellermann nenhuma rasão teria tido par 🎏 🔭 perguntar quem o assignaria. E se esta pergunta foi leus pelo general Kellermann, logo que o acto foi redigido, e qui sir Hew Dalrymple esteve a ponto de o assignar, è claro que esteve a ponto de o assignar sem o ler, porque se o tivese lido teria visto que o men nome se achava n'elle. O facto è que, logo que as condições do tratado foram geralmente assentadas, o general Kellermann dictou a copia a lumpo aos officiaes que a escreviam, e antes que elle escrevesse e dictasse o titulo, pergunton a sir Hew Dalrymple quem assignaria o tratado, consa a que sir Hew responden que seria ede. Então o general Kellermann lhe representou que elle (sir Hew), sendo commandante em chefe, não devia assignar

parenta e oito horas, dava, todavia, a preferencia á ção de Kellermann, que era a de que a suspensão principio illimitada, e depois seguida de uma suslimitada a quarenta e oito horas, logo que uma ou arte lhe quizesse pôr termo.

cer de armas limitada sobre aquella que o não era, na em que os dois exercitos por então se achavam. entretanto examinar esta questão debaixo de um onto de vista: 1.º, chamam-me o negociador do trasobre um ponto tão importante o projecto do genecez foi adoptado em logar do meu pelo commandante e; 2.º, chamam-me o conselheiro da convenção, e é crime de conselho que eu aqui estou. Todavia, ainda deva submetter-me a soffrer a vergonha de um casde se achará que eu tenha merecido esta desgraça? O que vejo n'isto uma punição nova, que parece inpara mim: que eu, official subordinado, devo ser por ter aconselhado um tratado, que foi feito intei-

que este artigo era muito importante, em attenção ao dos nossos recursos, ao da estação e ao tom em que zação seria negociada; era importante, sobretudo, has ameacas que os francezes nos tinham feito com os

ficado o termo da suspensão das hostilidades, que désse um espaço de quarenta e oito horas aos francez equipar e preparar os russos antes que começassem sas operações. Se alguma vantagem tinhamos em farar a suspensão das hostilidades, o que eu não con estava certo que nos sempre a poderiamos prolonga qualquer que tenha sido a opinião de sir Hew Dali, elle estava ainda de uma opinião differente no da agosto. E com effeito quando elle começou a negociar ticou, segundo a minha instigação, o fim da suspens hostilidades dentro de quarenta e oito horas, a com meio dia de 26 de agosto, como resulta das instrucç das no dia 25 ao coronel Murray.

Depois de se terem tixado os artigos, sir Hew Dat diz que o general Kellermann lhe perguntou quem a ria o armisticio, e que elle lhe responden que se proprio, mas que no momento de o assignar o mesural Kellermann lhe representou que o meu nome se no seu cabeçalho, e que era contra a pratica que un da ordem de commandante em chefe assignasse o com um official de inferior categoria.

Receio que a memoria de sir Hew Dairymple não ( bem servido n'esta occasião. Se o men nome fossi inscripto no cabeçalho do tratado, como sendo o se ciador, o general Kellermann nenhuma rasão tería to perguntar quem o assignaria. E se esta pergunta f pelò general Kellermann, logo que o acto foi redigido sir Hew Dalrymple estove a ponto de o assignar, e el esteve a ponto de o assignar sem o ler, porque se o lido teria visto que o men nome se achava n'elle. I) que, logo que as condições do tratado foram geralm sentadas, o general Kellermann dictou a copua a hi officiaes que a escreviam, e antes que elle escreves classe o titulo, perguntou a sir Hew Dalrymple que gnaria o tratado, consa a que sir Hew responden o elle. Então o general Kellermann lhe representou ( (sir Hew), sendo commandante em chefe, não devia a

Abrantes, a esquadra russa não será inquietada, uma vez que se conduza como deve n'um porto neutro, não se mettericlo pela sua parte no conflicto.

- 42.º Se o almirante convier n'este arranjo em favor dos russos, e se estes ficarem com isto satisfeitos, será rogado o commandante em chefe francez de acceder aos seguintes por los na negociação da convenção:
- LA praça de Péniche deverá ser evacuada dentro em dois das; a praça de Elvas e o forte de Lippe deverão sel-o em quatro, e a praça de Almeida em cinco. O exercito francez passará o Tejo e evacuará Lisboa, e todas as fortalezas da taurgem do rio dentro em quatro dias, contados do da se guatura da convenção, e fará as suas disposições para

Combarcar dentro em sete dias, ou logo depois que o commatodante em chefe do exercito inglez o decidir. O exercito materia desde logo o goso do porto de Lisboa e o da nalez ação do Tejo.

- « Il Regular-se-ha o modo do pagamento para os fretes dos transportes.
- e III. Designar-se-hão os portos para onde os francezes de verão ir. Rochefort e Lorient são aquelles que mais contern, como os mais afastados da Hespanha e da fronteira austriara.
- W. Dar-se-hão as seguranças para a volta dos transportes que tiverem conduzido as tropas aos portos designados, visto que depois da evacuação do Egypto cincoenta transportes foram retidos em França.
- V. Regular-se-ha o meio de fazer restituir pelos officiaes (Ca) tuezes as pratas de que as igrejas foram despojadas.
  - \* VI. Estatuir-se-ha uma troca de prisioneiros.
- « VII. Não ha navios de transporte para os cavallos; sesavido isto, permittir-se-ha aos francezes deixarem commissavios para venderem os cavallos, ou para fretarem navios « O para venderem a França, mas não a cavallaria em corpo.»

O fim d'este meu escripto era o de destacar os russos dos francezes, e pensei que pouco importava o arranjo que se

É perfeitamente verdade que eu aconselher o princarranjo; que eu assisti com o commandante em chefe cussão dos differentes artigos com o general Kellerm que eu lhe apresentei o meu parecer quando elle m'o e quando eu pensei que desejava que lh'o déssé; u não fui o negociador, não o podia ser e não fui consicomo tal, pois que o commandante em chefe estava principal productiva dando a sua decisão sobre todos os pontes mando parte em todas as discussões. Se verdadeiram general em chefe me tivesse dado as instrucções para e que en tivesse negociado e assignado a convenção, riá o responsavel pelo seu conteúdo, ou em todo o cas maneira por que tivesse sido redigida; mas tal qual ella a minha assignatura não é senão uma formatidade.

Este tratado, por occasião do qual tanta cousa se ter e pelo qual en por tanto tempo tenho sido importua corte, foi de facto um letra morta. Elle não foi jamais cado por alguma das partes em nome das quaes fe não se tem jamais executado um só artigo d'elle, e aquelle que estipulava a suspensão das hostilidades, o principio o meu fim foi separar os russos dos fran Fiz ver que me esforcei em o conseguir na negocia armisticio; e entretanto en von dizer o que fiz depor chegar ao mesmo fim nas negociações ulteriores.

A 25, pelas tres horas da manhã, o exercito pormarcha debaixo das minhas ordens para o Ramalhão, nente coronel Murray tinha sido despachado cedo do V para communicar ao almirante o accordo relativo à s são das hostilidades, e á minha chegada ao Ramalhat ao commandante em chefe um escripto, cuja copa ( guinte:

«Ramalhal, 23 de agosto de 1808.

c1.º Seria para desejar que hoje se dessem cedo i ções ao coronel Murray, para que vivamente inste co mirante que tenha uma conferencia com o aliminante na qual se faça saher a este ultuno que qualquer que ser o resultado das negociações entre sir Hew e o de 1-1808, reguei-lhe que dissesse ao general ser eu de pavec en que deveria informar o mais breve possível o commanda 11te em chefe do exercito francez de que a suspensão das hos tibdades acabaria dentro de quarenta e oito horas.

No dia 25 dirigi-me ao romper do dia ao quartel de sir lle w balrymple, acompanhado pelo capitão da marinha Malvolm, e em presença d'este ultimo disse ao general que en pensava que devia immediatamente pôr fim à suspensão das los tibidades, pois que o almirante não consentia nos artigos sem especificar algum, e que deveria deixar ao commandante em chefe do exercito francez a renovação das negociações para a evacuação de Portugal, quando este ultimo o julgasse a proposito, mas que nos não deveriamos perder tempo algum em piandar avancar a marcha.

Dericonstrei então a sir Hew Datrymple o inconveniente teal qua e n'este momento resultava de ter concedido aos frances qua a suspensão de armas alimitada, seguida de uma outra a le quarenta e oito horas.

lun control que o tenente coronel Murray tinha feilo. Rosue il re novamente que pozesse fim à suspensão das hostibades, pors que o almirante, sem entrar em detalhe algum, não approvava a convenção, e que deixasse ao general em chete trancez o cuidado de renovar novamente a negociação para a evacuação, se o julgasse a proposito. Sir Hew Daltomple foi, todavia, de outro parecer, e decidiu que elle continunicaria, por intermedio do tenente coronel Murray, ao continuadante em chefe do exercito francez a opinião do almistratule sobre o accordo relativo à suspensão das hostifidades, porque o tenente coronel Murray nos disse que logo elle deixou a Hybernia com um ajudante de campo de litia et, o dito ajudante the pergunton se se havia passado al-

É perfeitamente verdade que eu aconselhei o principarranjo; que eu assisti com o commandante em chefe cussão dos differentes artigos com o general Kellerma que eu lhe apresentei o men parecer quando elle m'o pe quando eu pensei que desejava que lh'o désse; m não fui o negociador, não o podia ser e não fui conside como tal, pois que o commandante em chefe estava pre no quarto, dando a sua decisão sobre todos os pontos, mando parte em todas as discussões. Se verdaderrane general em chefe me tivesse dado as instrucções para te e que en tivesse negociado e assignado a convenção, o ria o responsavel pelo seu conteúdo, ou em todo o caso maneira por que tivesse sido redigida; mas tal qual ella a minha assignatura não é senão uma formalidade.

Este tratado, por oceasião do qual tanta cousa se tem e pelo qual en por tanto tempo tenho sido importunade corte, foi de facto um letra morta. Elle não foi jamais cado por alguma das partes em nome das quaes foi não se tem jamais executado um so artigo d'elle, exaquelle que estipulava a suspensão das hostifidades. O principio o meu fim foi separar os russos dos francita ver que me esforcei em o conseguir na negociar armisticio; e entretanto en vou dizer o que fiz depois chegar ao mesmo fim nas negociações ulteriores.

A 25, pelas tres horas da manhã, o exercito pozmarcha debaixo das minhas ordens para o Ramalhal, nente coronel Murray tinha sido despachado cedo do Vu para communicar ao almirante o accordo relativo á se são das hostilidades, e á minha chegada ao Ramalhal ( ao commandante em chefe um escripto, cuja copia é guinte:

- «Ramalhal, 23 de agosto de 1808.
- 41.º Seria para desejar que hoje se dessem cedo in ções ao coronel Murray, para que vivamente inste con mirante que tenha uma conferencia com o almirante na qual se faça saber a este ultimo que qualquer que ser o resultado das negociações entre sir Hew e o du/

telerencia ao artigo do armisticio relativo aos russos, e que a suspetisão de armas cessaria n'uma hora prefixa, quando a negociação em que elle Murray se achava empenhado como general Kellermann não fosse concluida.

O general parecia acreditar na sua carta que a suspensão das hostidades era ainda indefinida, e olhava a negociação da convenção militar como dependente de uma convenção maval entre os almirantes inglez é russo.

Roguei ao general que désse as instrucções (que para elle luba redigido) ao tenente coronel Murray. Acham-se ellas has pecas datadas de 27 de agosto, e d'ellas farei immedialumente a fertura à commissão. Segundo estas instrucções, <sup>0</sup> tenente coronel Murray devia dirigir-se perante o general Actlermann para the explicar e conciliar a differença entre " The elle Murray tinha assentado, o que o general tinha enlemfido e o que continha a carta de Junot a sir Hew Dal-"imple. Se esta explicação não satisfizesse, o tenente corolet devia romper a negociação e retirar-se no espaço fixado 1017a a suspensão das hostilidades; mas, a contentar-se, dena continuar as negociações; e se tivesse precisão de mais etupo para as poder concluir, era-lhe permittido suspender \* hostilidades por mais vinte e quatro horas. O tenente cofonel Murray tinha também ordem de informar o general Mellermann, que se desejava que para o futuro Junot se suitasse a empregar o intermedio d'elle tenente coronel Murray para todas as communicações que houvesse de fater a sir Hew Dalrymple.

Sir Hew Dalrympte diz na sua relação que a carta de Junot a do tenente coronel Murray differiam pouco entre si. Não u a carta do tenente coronel Murray; mas, tanto quanto eu me Posso lembrar, estas cartas differiam essencialmente. Em todo o caso resulta da carta de 27 que o pensamento de danta era inteiramente opposto ao que queria o commandante em chefe, cuja intenção era a de não conceder aos trancezes intervenção alguma na negociação russa. O tenente coronel Murray tinha também recebido ordens exactamente a sentido na carta escripta por mim. Nunca vi a resposta

guma consa com o almirante que podesse romper a ne ção, representando-lhe vivamente a conveniencia de m d'isso Junot, quando tal acontecesse. O tenente coronel respondido a isto, que não pensava que se tivesse pa cousa alguma que devesse impedir as negociações ul res.

O commandante em chefe, tendo assim decidido que municaria em detalhe ao general em chefe francez a q do almirante sobre o armisticio, o tenente coronel Mitecebeu instrucções que lhe impunham significar o l suspensão de armas dentro de quarenta e orto horalalem d'isso auctorisado a negociar uma convenção e francezes para a evacuação de Portugal, segundo as ções contidas no escripto que en havia entregue ao g em 23 de agosto, e do qual acabo de fazer a leibira i missão.

Conseguintemente, desde 23 a 25 de agosto, duas procurei occasião de buscar chegar ao fim que tod vista, isto é, separar os russos dos francezes; e crei dadeiramente que se o commandante em chefe não t sido influenciado pelo seu desejo de obrar com boa fe que se acreditava ligado pela conversação que o tener ronel Murray tinha tido com o ajudante de campo de e se elle não tivesse feito conhecer a Junot a opunão mirante relativamente aos russos, as negociações t continuado com os francezes somente, e os russos sido abandonados á sua sorte.

Mas a commissão verá que en me esforcei amda no por chegar ao mesmo fim, e que com effeito o consque o general den as ordens para romper toda a nego se ella não tivesse logar n'este sentido.

O tenente coronel Murray foi para Lisboa no dia 2 manhã de 27 sir Hew Dalrymple me mandou chamar e a sir John Moore, e não a sir Harry Burrard, cot disse, para nos communicar uma carta do tenente (Murray e de uma outra de Junot. O tenente coronel referia que Junot tinha acceitado continuar a negocia 6

5 Tejo sem demora, como o tinha recommendado no escripto. Tue the tinha entregado a 23, a fim de que fossemos senhores do porto e da navegação do rio, porque não podia, como His disse, pada fazer, nem obter do que era preciso para por o exercito em conveniente estado, se não assegurasse as li-Vres e faceis communicações entre todos os corpos do exer-Tho e os transportes, cousa impossivel, ainda mesmo com a lusse de Belem, emquanto os francezes se conservassem em Lisboa, com um raio de 3 leguas à volta d'ella. A navegação do l'ejo tornava-se-nos ignalmente necessaria para as uite-Pores operações do exercito. Sir Hew Dalrymple afastou a Tumba proposição, e ordenou que o artigo ficasse como eu actua o referi, isto é, que se concedesse aos francezes um raio de 2 leguas em volta de Lisboa, com 1 legua de distanma entre os seus postos e os nossos, e que nos teriamos a posse de todas as fortalezas da margem direita do Tejo, em lue se comprehenderia Belem.

Rogo a commissão que não olhe esta reunião dos tenentes generaes do exercito no quartel general de sir Hew Dalvimple, nem alguma das conferencias que en tive com elle durante o curso das negociações, como conselhos de guerra. Isto não passava de simples reuniões de officiaes generaes com os quaes o commandante em chefe do exercito desejava conversar sobre os objectos submettidos por então á sua deliberação: mas qualquer que fosse a opimão de um ou de ludos estes officiaes, elle decidia só por si mesmo, e n esta ultima reunião de 20 de agosto tomou elle só as decisões sobre cada proposição.

Iguorei sempre as rasões por que os melhoramentos feitos no tratado na reunião de 29 de agosto não foram executados. Quanto a mim tornei para Torres Vedras depois que se dissolven a reunião, sendo o quartel general transferido para ab mo dia 30; mas en não vi o general em chefe, e marchei on a o Sobral com a minha divisão na manha de 31. Estava perto do Sobral quando recebi uma mensagem que me fazia saber que se tuha tornado a trazer a convenção assignada peda general Kellermann e pelo tenente coronel Murray, e

a esta carta, nem sonbe mais da negociação até ao di mas julgo que a commissão pensará que se o plano tr na carta em questão tivesse sido seguido, nenhuma haveria para tratar com os russos e francezes ao irtempo.

No dia 28 a marcha do exercito, que tinha estado of riamente debaixo das minhas ordens, fez-se para a nhanças de Torres Vedras, deixando no campo do Ratas brigadas dos generaes Anstruther e Ackland, e uma da divisão de sir John Moore, que tinha desembaread manhã do dia 29 sir Hew Dalrymple mandon-me chan Ramalhal, para examinar uma convenção que tinha sul entre o general Kellermann e o tenente coronel Murque fora ratificada por Junot na data de 28. Achavam-sentão no quartel general sir Harry Burrard, sir John Vo tenente general Hope, o tenente general Mackenzie-fe eu. A convenção foi examinada artigo por artigo.

Soffreu ella muitas mudanças importantes:

- 1.ª O artigo relativo ás propriedades foi reduzido a devia ser. Os francezas podiam levar os seus effeitos o res sómente, e deviam restituir toda a especie de of preciosos a que tinham lançado mão nas igrejas e que viam tirado aos subditos portuguezes.
- 2.ª A segurança dada aos que tinham comprado ob aos francezes não era confirmada por effeito d esta mu
- 3.ª Aos francezes incumbia agenciar transportes pasua cavallaria.
- 4.º O commandante em chefe obrigava-se, em los estipular uma indemnisação, a empregar os seus bons o para com os subditos portuguezes nos seus negocios o francezes durante o tempo por que estivessem em Por
- 5.º Os francezes deviam evacuar immediatamente as fortalezas que estão na margem direita do Tejo a tem, e sair de Lisboa togo que a segunda divisão se e casse.

Desejei vivamente, e instei com sir Hew Datrymph exigir que os francezes evacuassem Lisboa e atravess micios para alcançar que se soltassem, e parece que pela na carta de 29 de agosto, dirigida ao tenente coronel Murray, e que en ouvi ler na commissão, elle ordenou fazer uma audança n'este artigo.

Será necessario que eu reproduza as testemunhas em apoio d'esta parte das minhas asserções: mas importunarei a commussão o menos possível. Ainda não chamei testemunhas, e peço que me seja permittido declarar aqui que os efficiaes do exercito, que estão em Inglaterra, estão aqui com beença, uns para tratarem da sua saude e outros para megocros seus particulares; mas elles não têem sido chamados, tiem são demorados por mim.

Uy lords e senhores: — Sir Harry Burrard occupou-se na sua Cedação de duas ou tres questões, e fez sobresair muitas curli instancias, sobre as quaes desejo apresentar algumas sua Cyacões a commissão.

O primeiro ponto, e o mais importante de todos, é a rasão degada pelo tenente general sir H. Burrard, de que en lhe lana olhar como pouco util o destacar o corpo do tenente come ral John Moore para Santarem, como lh'o propuz nas limitas cartas de 8, 40 e 42 de agosto, que estão debaixo dos olhos da commissão. Este corpo, na opinião do tenente semeral sir H. Burrard, não era bastante forte para se oppor la immgo quando este se retirasse pela estrada de Santacem.

llogo à commissão que reveja os meus despachos d'esta portra; en os olho como os melhores documentos que lhe possa fornecer, porque foram escriptos quando en não tuda tratmente idéa alguma de que os objectos de que tratam em tempo algum materia de discussão n'este recinto. Contraissão verá que n'estes despachos en considerei sempo a posse de Lisboa e do Tejo como o fim essencial da amp a tuda, tanto para nós, como para os francezes; que para con seguir necessario era dar batalha, e que tinha rasões

que me desejava ver. Eu, porém, achava-me tão distatores Vedras, que julguei não poder chegar lá a teo por isso não comparect. A commissão verá que o men não está na lista dos officiaes que assisturam a esta recomo avançon sir Hew Dalrymple. Sei, todavia, que o mandante em chefe ratificou n'aquelle dia a convenção n'ella fazer as mudanças assentadas na reunião dos officiales de 29 de agosto, e é um facto que eu não convenção senão depois da minha chegada a Inglatero.

Acabo assim de expor à commissão a parte que tome tratados, e os pareceres que dei por differentes va commandante em chefe durante a negociação. Creix mente que se a convenção para a evacuação de Portuvesse sido feita com as condições que sir Hew Dala reconheceu que en lhe recommendei a 23 de agosto, elle deu por instrucção ao tenente coronel Murray no d'aquelle mez, o paiz estaria satisfeito.

Mas ha um artigo na convenção muito pouco appraqui, e que, todavia, en olho como bom, ainda que d'não tenha feito questão no escripto que em 23 de ago ao general em chefe.

Tem elle relação com os prisioneiros hespanhoes, ( tempo da convenção estavam sem duvida em pode francezes. A commissão notará que a rasão que me fo sar que se devia tratar com os francezes sobre este for a de que elles eram os senhores do paiz melitar e que a retirada lhes estava patente para Elvas e pe meida. Elles podiam fazer o que quizessem dos ses sioneiros hespanhoes, e julguei que teriam uma pre fundada, fazendo-a valer por causa d'elles na nego A troca dos francezes apprehendidos em Hespanha, fi operações militares, por estes bespanhoes não me n uma cousa desarrasoada, e não creio, pelo menos, junta da Galliza fizesse a isto objecção alguma. A unics que en creio que se podía dizer n'este artigo era a de general em chefe se compromettia a obter a liberds francezes em logar de prometter empregar os sen s para alcançar que se soltassem, e parece que pela arta de 29 de agosto, dirigida ao tenente coronel Mura que eu ouvi ler na commissão, elle ordenou fazer uma ança n'este artigo.

rá necessario que eu reproduza as testemunhas em o d'esta parte das minhas asserções; mas importunarei muissão o menos possivel. Ainda não chamei testemut, e peço que me seja permittido declarar aqui que os tiaes do exercito, que estão em Inglaterra, estão aqui licença, uns para tratarem da sua saude e outros para ocios seus particulares; mas elles não têem sido chamanem são demorados por mim.

Ustords e senhores: — Sir Harry Burrard occupou-se na relação de duas ou tres questões, e fez sobresair muitas nunstancias, sobre as quaes desejo apresentar algumas pervações à commissão.

primeiro ponto, e o mais importante de todos, é a rasão gada peto tenente general sir H. Burrard, de que eu lhe othar como pouco util o destacar o corpo do tenente peral John Moore para Santarem, como lh'o propuz nas

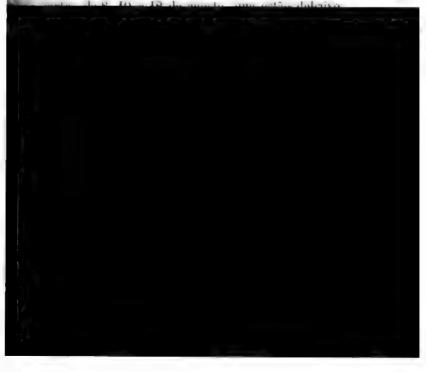

para as suas operações em campo, ao passo que nos tin la a-mos dezoito mil.

Quando se sustente que a estimativa das forças do imm i go deva ser feita pelas relações do seu embarque, e não parlo relatorio do general Spenser, será em tal caso necessa vio deduzar do seu numero vinte e quatro mil homens, o membrante real das guarmções de Almeida, de Elvas e Penic I rece os tres mil homens das fortalezas do Tejo e da costa. e se se fizer outro tanto à parte dos não combatentes, achar-se - ha ainda que as tropas que os francezes podiam pôr em cantino não excediam a quinze mil para dezeseis mil homens. He sulta, portanto, do que acabo de expor que os tres mil can quatro mil homens, que se diz terem chegado a Torres Ved ras depois do combate, não existiam na realidade. E com effeito, não pôde haver n'isto questão, a não se invocar uma relação feita pelo general Junot, publicada nos jornaes de Lishoa. A par de outras relações tão falsas sobre os detalhes da acção.

Quanto aos outros pontos, não me occuparei d'elles, poisque as provas estão debaixo dos olhos da commissão que as deve julgar. Eu olho como provado e reconhecido que 112 tarde do dia 20 de agosto pedi que o exercito não parasser, e que se não mudassem as disposições projectadas para o corpo de sir John Moore; que o inimigo fosse completamente batido na batalha de 24 de agosto sobre todos o pontos do ataque, e, finalmente, que eu propuz a sir II. Butirard que o perseguisse.

A commissão tem debaixo dos seus olhos as rasões pelas quaes eu marchei para a frente no dia 10 de agosto, e as que me fizeram pensar que estavamos bastante fortes contra o inimigo, rasões que me levaram a recommendar ao tenente general sir Harry Burrard que perseverasse no plano de operações que eu tinha começado. Na minha exposição de hontem dei já as rasões que tinha para crer que se terisam obtido os mais vantajosos resultados da perseguição do inimigo. Sobre todos estes pontos em que nos differmos a le opinião, o tenente general sir Harry Burrard e eu, a castamissão formará o seu juizo segundo as provas. Todavia jual \$20.000.

tiva, quando então me achava a bracos com um desno munigo; esperava obter d'isto a maior vantagem; o me podendo trar do caso por modo conveniente, talha de 17 d'aquelle mez. No mesmo dia 17 soube ada da brigada do general Anstruther, e na tarde do anando o tenente general sir H. Burrard se decidin oca do systema que ao princípio haviamos adoptado nossas operações, chegou o general Ackland á enla Maceira com a sua brigada, desembarcando durante As forças consistiram desde então entre dezeseis mil ete mil homens de tropas inglezas e mil seiscentos e la portuguezes, por então po campo. Nos tinhamos acedores na batalha de 17, e o exercito estava no estado e nas melhores disposições, bem equipado, onado para doze dias de viveres, não calculando seaa composição primitiva, e provido de tudo mais que preciso para as suas operações ulteriores.

cuesão e exame da opportunidade da decisão do tecueral sir H. Burrard, ou das minhas operações que deram, não seria exacto avaliar a força do inimigo a le vinte mid homens, numero a que o fazia chegar o Spenser no seu relatorio, dirigido da embocadura do governo. Ao referido numero deve abater-se a la de Etyana a de Almeida e de Peniche, que eu conpara as suas operações em campo, ao passo que nos tudimos dezoito mil.

Quando se sustente que a estimativa das forças do inmedeva ser feita pelas relações do seu emburque, e não por relatorio do general Spenser, será em tal caso necessor deduzir do seu numero vinte e quatro mil homens, o mot tante real das guarnições de Almenda, de Elvas e Penade e os tres mil homens das fortalezas do Tejo e da costa, o se fizer outro tanto à parte dos não combatentes, achar se ainda que as tropas que os francezes podram pór em campañão excediam a quinze mil para dezeseis mil homens. De sulta, portanto, do que acabo de expor que os tres milo quatro mil homens, que se diz terem chegado a Torres velos depois do combate, não existam na realidade. E com efenta pelo general Junot, publicada nos jornaes de Lisboa par de outras relações tão falsas sobre os detalhes da accidente de outras relações tão falsas sobre os detalhes da accidente.

Quanto aos outros pontos, não me occuparer delles, poque as provas estão debaixo dos olhos da commissão que a deve julgar. Eu olho como provado e reconhecido que tarde do dia 20 de agosto pedi que o exercito não parase e que se não mudassem as disposições projectadas para corpo de sir John Moore; que o inimigo fosse compode mente batido na batalha de 21 de agosto sobre todos pontos do ataque, e, finalmente, que eu propuz a sir H. Borard que o perseguisse.

A commissão tem debaixo dos seus olhos as rasões para quaes en marchei para a frente no dia 40 de agosto, e as me fizeram pensar que estavamos bastante fortes contra o amigo, rasões que me levaram a recommendar ao tenent general sir Harry Burrard que perseverasse no plane dopérações que en tinha começado. Na minha exposição dontem dei já as rasões que tinha para crer que se tenadobtido os mais vantajosos resultados da perseguição domigo. Sobre todos estes pontos em que nos differences opinião, o tenente general sir Harry Burrard e en, a ou missão formará o seu juizo segundo as provas. Todavia putidos de provas. Todavia putidos de provas.

do dia 42. To dia anterior i minuso tinha sido posto em desordem, e en tenho dado as rasões que om pensar que se nos então o perseguissemos, resulpara nos as mais vantajosas consequencias. Na tarde que foi quando a questão da evacuação foi examinada Nola, o inimigo não estava já na mesma desordem. lo tomado a posição da Cabeça de Montachique entre Lisboa. A situação reciproca dos dois exercitos devia mada em consideração, como no outro caso; mas do exercito francez tinha-se essencialmente melhobela rasão de não termos proseguido nas nossas vanl o nos deviamos examinar os respectivos meios de camente nos prejudicarmos diante dos nossos proprojectos. Já expliquei à commissão, n'uma primeira cio, quaes eram a situação respectiva e os meios dos tercitos n'aquella epocha, e penso que a batalha de 21 sto deve ser tomada em consideração na discussão da de saber se se permittiria ou não aos francezes a de Portugal debaixo d'esta só relação, que era a da na feita entre as forças dos dois exercitos oppostos, n que prova a superioridade do de sua magestade. mente evidente para mim que os francezes se não main a uma outra batalha, que o seu fim era o assen para si uma retirada para alem do Tejo, e que as lações adiante de Lisboa facilitavam e asseguravam projecto.

n'estes termos que um exercito, cuja retirada lhe era patente e que possura taes vantagens, estava em boa posição para pedir que se lhe concedessem as facilidades para se retirar do paix.

## Extracto de uma carta de sir Arthur Wellesley para o capitão P. Malcolm

Zambujal, 5 de setembro de 1808.

Deplore tanto como vés a situação dos nossos negocios, e tenho feito tudo que estava em meu poder para o impedir; mas o meu parecer tem sido rejeitado. Não tomei parte na convenção tal qual se acha actualmente, e nem mesmo a tenho visto até ao presente.

Fazei os meus comprumentos a Cadogan, e dizei-lhe que deploro tanto como elle o resultado dos nossos trabalhos; mas que isto não é por culpa minha. Lamento sómente ver posto o meu nome n'uma convenção que não approvei e que não negociei. Se eu a não tivesse assignado, creto realmente que se não atreveriam a fazer um tratado tal como aquelle que fizeram. Apesar d'isto, esta convenção não tem sido ratificada, e não passa de um papel sem valor.

Carta de sir Arthur Wellesley ao bispo do Porto sobre o commando das forças inglezas om Portugal

Zambujal, 6 de setembro de 1808.

Devo informar a v. s.º que a batalha de 21 de agosto foi o ultimo acto do men commando das forças Inglezas em Portugal. Com effeito, um official mais antigo do que eu, sir Harry Burrard, chegou ao campo da batalha no fim do combate, e dirigiu as operações que tiveram logar depois d'elle. Sir Hew Dalrymple, actual commandante em chefe, desembarcou na manbã de 22 de agosto, e de tarde negocion em pessoa com o general francez Kellermann um arranjo para a suspensão das hostilidades. Fui presente á negocia-

ção d'este arranjo, e o assignei por condescender com o desejo do commandante em chefe; mas, como acabo de o dizer a v. s.ª, não fui en que tratei esta convenção, e não posso de maneira alguma ser responsavel pelas clausulas que em si tem.

Este arranjo foi seguido de uma negociação com o commandante em chefe francez, para com o seu exercito evacuar Portugal. Esta convenção, que teve logar por intermedio do coronel Murray, quartel mestre general do exercito, foi concluida e ratificada pelos commandantes em chefe dos dois exercitos, e está actualmente em via de execução. Não tenho visto esta convenção, e não posso instruir a v. s.ª do seu contendo, mas não ponho duvida em que seja mandada a v. s.ª pelo commandante em chefe.

## DOCUMENTO N.º 35-D

(Citado a pag. 436)

Relatorio da commissão de inquerito nomeada em Londres para examinar as circumstancias que occorreram relativamente á convenção de Cintra, precedido do decreto de sua magestado britanuica

Jorge, rei. — Como quer que fossemos servidos no mez de julho de 1808 nomear e constituir ao tenente general cavalheiro flew Dalrymple para commandar um corpo das nossas forças, empregadas a obrar nas costas da Hespanha e Portugal, ou em outras partes do continente da Europa para onde fosse mandado; e como o dito tenente general, em coasequencia das instrucções que se lhe mandaram, foi a Portugat e desembarcou n'aquelle paiz aos 22 de agosto de 1808, e tomou o commando do dito corpo das nossas forças; e como pareça que aos 22 do mesmo agosto, e subsequentemente ao haver elle tomado o commando, se concluiu o seguinte armisticio .

<sup>1</sup> Segue o texto do documento n.º 30, ja transcripto a pag. 108 e 109,

n'estes termes que um exercito, cuja retirada lhe era l tente e que possura taes vantagens, estava em boa post para pedir que se lhe concedessem as facilidades para retirar de paiz.

> Extracto de uma carta de sir Arthur Wellesley para o capitão P. Malcolm

Zambujal, 5 de setembro de 1808.

Deploro tanto como vós a situação dos nossos negocies tenho feito tudo que estava em meu poder para o impod mas o meu parecer tem sido rejeitado. Não tomei parle convenção tal qual se acha actualmente, e nem mesmo a nho visto até ao presente.

Fazei es meus comprimentos a Cadogan, e dizer-lhe que deploro tanto como elle o resultado dos nossos traballo mas que isto não é por culpa minha. Lamento sómente posto o men nome n uma convenção que não approver e não negociei. Se eu a não tivesse assignado, creto realme que se não atreveriam a fazer um tratado tal como aque fizeram. Apesar d'isto, esta convenção não tem sido tificada, e não passa de um papel sem valor.

Carta de sir Arthur Wellesley ao bispo do Porto sobre o commando das forças inglezas em Portugal

Zambujal, 6 de setembro de 1808.

Devo informar a v. s.\* que a batalha de 21 de agosto o ultimo acto do men commando das forças inglezas (Portugal. Com effeito, um official mais antigo do que (sir Harry Burrard, chegou ao campo da batalha no fin combate, e dirigiu as operações que tiveram logar de d'elle. Sir Hew Dalrymple, actual commandante em che desembarcou na manhã de 22 de agosto, e de tarde negociem pessoa com o general francez Kellermann um arrapara a suspensão das hostilidades. Fui presente á negociem

o) deste arranjo, e o assignei por condescender com o dejo do commandante em chefe; mas, como acabo de o dizer e, s.4, não fui eu que tratei esta convenção, e não posso de poera atguma ser responsavel pelas clausulas que em si

Este arranjo foi seguido de uma negociação com o compodante em cluefe francez, para com o seu exercito evacuar orngal. Esta convenção, que teve logar por intermedio do amel Murray, quartel mestre general do exercito, foi connula e ratificada pelos commandantes em chefe dos dois acreatos, e está actualmente em via de execução. Não tenho do esta convenção, e não posso instruir a v. s.º do seu atendo, mas não ponho duvida em que seja mandada a s.º pelo commandante em chefe.

## DOCUMENTO N.º 35-D

('litado a paz. 436)

munar as circumstancias que occorreram relativamente á convenção de Cintra, precedido do decreto de sua magestade britanuica

lorge, rei. — Como quer que fossemos servidos no mez de pose de 1808 nomear e constituir ao tenente general cavalemente lew Dalrymple para commandar um corpo das nossas logas, empregadas a obrar nas costas da Hespanha e Portugo em contras partes do continente da Europa para onde los mandado: e como o dito tenente general, em conseguada das instrucções que se lhe mandaram, foi a Portugo desembarcou n'aquelle paiz aos 22 de agosto de 1808, mon o commando do dito corpo das nossas forças; e como ceça que aos 22 do mesmo agosto, e subsequentemente lover effe tornado o commando, se concluiu o seguinte mistreio 4.

Segue o texto do documento n.º 30, ja transcripto a pag. 108 e 100.

E como pareça que aos 30 de agosto se concluiu ma renção na forma seguinte<sup>1</sup>.

Julgámos necessario que se estabeleça uma noque feita pelos officiaes generaes aqui mencionados sobrendações do dito armisticio e convenção, e sobre 16 causas e circumstancias (quer se originassem de optuprévias do exercito britannico, quer de outra maneiro conduziram a isto; e sobre a conducta, comportante proceder do dito tenente general cavalheiro Hex Dalry e de todo outro official ou officiaes que possam haver commando das nossas tropas em Portugal, e de toda pessoa ou pessoas que tenham connexão com o dito ticio e convenção, em ordem a que os ditos officiae raes possam informar-nos relativamente ás sobredit terias para nossa melhor informação.

É, portanto, a nossa vontade e prazer nomear, e p nomeâmos, aos officiaes generaes do nosso exercito nomes se mencionam na lista annexa, para que con uma mesa, da qual nomeâmos presidente ao gener meiro David Duadas, e que devem ajuntar-se para fim.

E por esta sois vos requerido a noticiar aos ditos de generaes quando e onde se devem ajuntar para o dito e inquirição; e por esta sois dirigido a cutar as pessose julgarem necessarias pelos ditos officiaes generaes pam officiaes generaes empregados na expedição ou co para darem informação relativamente às ditas mateo cujo exame for pedido pelos que foram empregados o expedição. E os ditos officiaes generaes são por esta (o dos que ouçam aquellas pessoas que se offerecerem informação a respeito do mesmo, e ficam auctorisada poder, e são estrictamente requeridos a examinar a materias acima mencionadas, e a referir o estado o como lhes parecer com a sua opinião sobre isto; e foram a sua opinião se se devem tomar algumas e que

<sup>1</sup> Vide documento n " 31, pag. 112 a 117.

fortes e vizinhanças de Lisboa mais que quatro mil homens. Porém, estando o general Spenser defronte do Tejo (21 de junho). The foi referido pela mais auctorisada informação que podia obter, que o inimigo tinha em Lisboa e seus arredores ouze mil homens, e dois mil e quinhentos em Setubal, leste de Portugal, e outras partes. N'esta situação não podia ter logar o ataque que se intentava fazer, e o general Spenser voltou para Cadiz e Gibraltar.

Apparece que aos 14 de junho se pediu ao almirantado previdenciasse um comboio para dar á véla de Cork com as tropas que então estavam esperando por ordens e chegada do tenente general cavalheiro Arthur Welfesley, nomeado para este commando.

Aos 31 de junho lord Castlereagh informou ao cavalheiro Welless ley que as noticias de Cadiz eram más e o general spensor estava de volta para Gibraltar, e que o gabinete pospuraba as instrucções que tinha de dar-lhe até que soumesse mais alguma cousa. Aos 28 de junho lord Castlereagh morraou o general Spenser, que então se suppunha em Gibraltar, de que o cavalheiro Wellesley, com nove mil homens unha ordem para sair de Cork, e obrar com o corpo d'elle spenser; a bem da nação hespanhola. Portanto devia elle ir com o seu corpo para defronte de Cadiz e esperar pelo outro, e entretanto aproveitar-se de qualquer circumstancia que se offerecesse de obrar com vantagem, mesmo dentro do Estreito.

Apparece que aos 12 de julho se fez à véla de Cork o temente general Welfesley com nove mil homens (sujeitos às
instrucções de 20 de junho), que mandavam geralmente ajudar a nação hespanhola, e principalmente atacar os franceies no Tejo: porém. fa auctorisado, ao seu entender, para
proseguir outro qualquer objecto que melhor parecesse conluzir para o bem das duas nações: e (pelas instrucções de
13 de julho) esforçar-se, no caso de ser possível, não sómente em repellir o inimigo de Lisboa, mas cortar-lhe a sua
retirada para Hespanha. Elle chegou á Corunha a 20, comminaricou com a junta da Galliza, a qual desejou que as tro-

Nos em varias sessões lemos e considerámos as l instrucções de vossa magestade que nos foram trans pelo muito honrado ford Castlereagh, principal se d'estado de vossa magestade, juntamente com vara e outros papeis; e temos ouvido e examinado o tenneral cavalheiro Hew Dalrymple, cavalheiro Harry 1 e cavalheiro Arthur Wellesley e outros officiaes pri empregados na dita expedição, com aquellas teste que elles requereram; e também outras pessoas que nos pareceram poderiam dar informações essenciael ordem a que vossa magestade possuisse plenament as circumstancias que appareceram no decurso d'est rição, nós pedimos licença para pôr na presenca d magestade o todo dos nossos exames o procedimento mente com este relatorio: e depois da mais daligent dadosa revista de toda esta materia, nós, em obedit reaes ordens de vossa magestade, lumilissimament mos a vossa magestade:

Que apparece que nos principios do mez de maio se ajuntou cérea de Cork uma força mui considerave nada para o serviço estrangeiro (fóra de Inglaterr commando se imagina era destinado para o cavalli thur Wellesley. Que no mez de maio succeden lev na Hespanha uma resistencia umversal e mesperada a tyrannia franceza. Que se requeren a assistencia de Bretanha: e que o governo, com a universal concedo paiz, determinon o dar o mais effectivo adjutora panha e Portugal, que então tambem se achava em cão.

Apparece que em consequencia desta determinaçijor general Spenser, autes de se render a frota fran Cadiz, estava defronte d'aquelle porto com cerca dimit homens, mandados de Gibraltar pelo cavalheir Dalrymple. Não havendo o seu adjutorio sido reo proceden elle para a embocadura do Tejo, com as vajudar a frota do cavalheiro Carlos Cotton a forest passagem, havendo sido representado que não ha

va Cadiz e Gibraltar.

rece que aos 14 de junho se pediu ao almirantado ociasse um comboio para dar à véla de Cork com as que então estavam esperando por ordens e chegada nte general cavalheiro Arthur Wellesley, nomeado e commando.

estava de volta para Gibraltar, e que o gabinete da as instrucções que tinha de dar-lhe até que soulais alguma consa. Aos 28 de junho lord Castlereagh a o general Spenser, que então se suppunha em Gide que o cavalheiro Wellesley, com nove mil homens dem para sair de Cork, e obrar com o corpo d'elle para bem da nação hespanhola. Portanto devia elle ir eu corpo para defronte de Cadiz e esperar pelo ouintretanto aproveitar-se de qualquer circumstancia diferecesse de obrar com vantagem, mesmo dentro

pere que aos 12 de julho se fez à véla de Cork o teporat Wellesley com nove mit homens (sujeitos às pes de 20 de junho), que mandavam geralmente ajuição hespanhola, e principalmente atacar os francetigo; porem, la auctorisado, ao seu entender, para ligantro qualquer objecto que melhor parecesse conla altora das duas naciones o explas instrucções de pas se empregassem em expellir os francezes de P e lhe recommendou desembarcar n aquelle paz ao isto communicado ao general Spenser), deu á vela d nha e foi para o Porto (deixando a frota defronte do Finisterra); chegou aos 24, e pediu-lhe o cavalhe ro Cotton que deixasse as tropas no Porto on baha do M e viesse ao Tejo communicar com elle. Teve uma co cia com os generaes e bispo do Porto sobre a disposua força. O bispo prometteu mulas e outros melos d porte, e tambem uma sufficiente quantidade de gar matar.

Apparece que o cavalheiro Wellesley deu à véla d aos 25 de julho; ordenou aos transportes que foss o Mondego: foi adiante e ajuntou-se com o almici fronte do Tejo aos 26. Receberam-se cartas do Spenser de Cadiz, o qual tinha voltado, e os le-i n'aquelle logar lhe haviam rogado que ficasse ali; ef rava ordens do cavalheiro Wellesley. Concordon covalliciro Carlos Cotton que o desembarque na bora l era impraticavel e de mau conselho, porque havid risco do estado da marulhada, das defezas e da natur favoravel da costa e da vizinhança de toda a força 🗗 inimigo podia dispor, a cujo ataque seriamos expe desembarcar, provavelmente em estado estropeado tamente em um não mui activo. A fortaleza de Pertava em poder do inimigo. Concordon-se, portanto ponto mais elegivel para desembarcar era a bah a ( dego. Pensando que era mais importante expulsar os zes de Portugal, ordenou ao general Spenser que se casse com os seus cinco mil homens, e se lhe viess defronte d'aquella costa. Por esta informação dos 2 nho finham os francezes mais de vinte mil homens ( tugal. A conta do almirante fazia-os menos, O cal Arthur Wellesley penson que elles não tinham ut dezeseis mil até dezoito mil homens.

Apparece que o cavalheiro Wellesley deixon o al defronte do Tejo aos 27, e se umu aos transportes

Apparece que alé aqui os portuguezes se moyiam na sua esquierda, estendendo-se para o Tejo; mas agora levantaam-se taes difficuldades sobre a subsistencia e sobre o molo de proceder, que o cavalheiro Wellesley julgon mais proveitoso dispensar a sua cooperação, com a condição de que elles lhe mandariam mil e seiscentos homens para ficatem á sua disposição, a quem elle fornecerla pão. Recommendion também ao seu general, como medida de segurança, que ficasse junto às Caldas, o que elle fez até depois da batalha do Vimeiro. Aos 17 honve uma acção consideravel junto a Obrelos com um corpo de seis mil homens, commandado pelo general Delaborde, que se tinha postado nos desfiladei-108. et foi obrigado a retirar-se com grande perda. Esta e una premena acção antecedente nos custou cérca de quatrocentoss e oitenta homens. O exercito pernoltou em Villa Verde, 😘 👣 manhă do dia 18 soube que havia chegade á costa a briga ela do general Anstruther. Aos 18 marchou o exercito para la Lourmha e aos 19 para o Vimeiro, onde fez alto aos 30. N'este dia se uniu ao exercito a brigada do general histrather (dois mil e quatrocentos homens), e de tarde degenta à Maceira o tenente general Burrard. Aos 21, pela mantra cedo, desembarcon e se ajunton ao exercito a brigada do go-veral Ackland, de mil setecentos e cincoenta homens.

Allerece que quando o cavalheiro Arthur Wellesley estiva em Leiría tuda o inimigo dois consideraveis corpos mança dos, commandados por Delaborde e Lóison, os quaes apresporção que elle se movia com um corpo de portuguezes isua esquerda até Alcobaça), se retiraram na direcção de Lasboa, e se lhes vein juntar Junot; e este concentron em fortess Vedras aos 20 cérca de quinze mil on quatorze mil louteras a 8 milhas de distancia do Vimeiro. Calculando provael mente que o tempo podesse frustrar o desembarque das lorigadas dos generaes Austruther e Ackland, que elle podra ter observado que estavam defronte da costa aos 10 a 20, determinou atacar o exercito do cavalheiro Arthur Wellessley na sua posição do Vimeiro aos 24, antes que se lhe partitasse tão consideravel força. N'esta interpreza falhou

acceitaram os seus officiaes generaes, com quem feriu aos 7, e arranjou um plano de operações e qual por desejo e commodo d'elles se demoron at Elle tambem deixou para o tenente general cavalho Burrard, logo que chegasse ao Mondego, informações atuação, intenções e outras circumstancias (e já tam tinha deixado a mesma informação nas Berlengas, de Peniche, no caso de que elle tocasse n'aquelle precommendou um plano de operações para o corpor theiro João Moore, quando elle chegasse, para que para a parte de Santarem e Tejo. Aos 8 renovos communicações para o cavalheiro Burrard, deixado Mondego.

Apparece que por muitas rasões solidas, enumero cavalheiro Wellesley na sua narrativa, e com o ao seis mil portuguezes, de cuja cooperação elle tinh de esperar grandes vantagens, mas no que se acho muito enganado, determinon marchar adiante (seu dar pelos reforços que se esperavam e de que to avisado), levando o seu exercito de treze mil homo zes contra um inanigo que elle sabia não podra exeampo maior numero. Marchou adiante para Lishos munho da costa: por uma, entre outras solidas raç foi conservar a sua communicação com os navios d mente poderia obter pão: vioho achou elle em tod deias que o exercito occupava, e o gado para o açor fornecido pelos contratadores.

Apparece que o exercito marchou do Mondego actendo cavallos, posto que mediocres, para dezoito artilheria, para munição grande e pequena, um comprovimento de pão e um pequeno estabelecimento dal. A cavallaria constava de quatrocentos homens, duzentos portuguezes. Aos 10 e 11 chegon a Lenimarchou para a Calvaria e depois para Alcobaça, ceberam pão e cevada, que desembarcou na Nazat 13 marchou para as Caldas, e fez alto aos 46, r mais provimentos da Nazareth.

ter para aquella parte, e não podendo saber, depois de o baver indagado, que era feito das cento e cincoenta mulas que o bispo do Porto promettera, julgou o cavalheiro Burrard que pelo presente devia não entrar na operação proposta. O cavalheiro Henrique Burrard procedeu na Brazen para o sul, e na noite de 49 recebeu noticia da acção de 47 junto a Obidos. Mandou elle immediatamente o tenente coronel Donkin que fosse ter com o cavalheiro Moore, e lhe ordenas se desembarcar na bahia do Mondego; e pelos conhecimentos das precedentes çartas do cavalheiro Wellesley (que lhe transmittin) obrar o que julgasse ser mais proveitoso ao serviço em seu auxilio. Mandou também ao tenente coronel que desembarcasse em S. Martinho e communicasse com o cavalheiro Wellesley.

Apparece que o cavalheiro João Moore chegou ao Mondego aos 20, principiou a desembarcar, e aos 22 recebeu ama ordem do cavalheiro Burrard para tornar a embarcar-se e proceder para a Maceira: que chegou à bahia d'este logar aos 24, e desembarcou o seu corpo nos dias 25 até 29, e as differentes divisões se uniam ao exercito à proporção que desembarcavam.

Apparece mais que na tarde de 20 de agosto, chegando o Savalheiro Burrard defronte do desembarcadouro da Maccira, "stava ao ponto de ir para terra quando o cavalheiro Welleshy yem a bordo, onde lhe deu conta do estado das cousas em geral, e concluiu dizendo-lhe que fazia tenção de marchar na manhã seguinte ás cinco horas pelo caminho de Matra, havendo o immigo juntado as suas forças em Torres. Vedras, Referendo por menor as muitas difficuldades que se havram de encontrar, taes como a impossibilidade de deixar bayos, transportes de mantimento e a praia em distancia Onsideravel; o inferior numero da sua cavallaria; o estado dos cavallo, e mulas da sua artilheria e carruagens; a fortaleta do terreno por onde havia de passar, que apresentava mudas difficuldades ; e a pouca confiança que se podia pór na assistencia dos portuguezes: o cavalheiro Burrard, em consequencia de todas estas circumstancias, decidiu que era mais 13

completamente o general Junot. Foi o seu ataque mui valentemente, e com grande perda se viu elle a retirar-se sobre Torres Vedras e Cabeça de Mooi onde cuidou de ajuntar as suas tropas que haviam persas. As circumstancias d'esta honrosa acção, em perdemos setecentos homens, foram publicadas o extraordinaria de 46 de setembro.

Apparece que o tenente general Burrard, have informado aos 24 de julho de que vossa magestad nomeado para segundo em commando das forças que zeram debaixo das ordens do general Dalrymple, e também recebido as instrucções necessarias, foi immente para Portsmouth, onde embarcou aos 27; duas 31 no Andacions, junto com uma frota de trajem que ia um corpo de dez mil homens de infante mandado pelo tenente general cavalheiro João Mod

Encontrando muitos ventos contrarios e mau ten gou a frota ao cabo de Finisterra aos 16 de agostó the fosse recommendado que antes de passar para Porto fosse elle ter a este logar ou mandasse outi para obter informações, e tornar-se a encontrar co no mar, elle se mudou com varios officiaes do s major para a chalupa Brazen, e chegou ao Porto Soube ali que o cavalheiro Wellesley desembarcara dego, e procedéra para o sul, seguindo o caminho Aos 48 chegou defronte do Mondego, e ahi achoudo cavalheiro Arthur Wellesley, que lhe recomme zer desembarcar no Mondego o corpo do general marchar para Santarem, para restringir os movim inimigo por aquella parte, e lhe dizia mais que ( devia só confiar-se nos transportes para o provin pão, e que não podia de forma alguma descansar f do paiz. A difficuldade de aprestar e aprovisionar ( cavalheiro João Moore para uma operação interior tancia do resto do exercito, e a consideração de q rando assim separadamente para a parte de Santari ficar inferior em forças ao inimigo se este quizesse

cial, mandado pelo cavalheiro Wellesley, com a noticia de que se avistavam grandes corpos do inimigo, movendo-se para a nossa esquerda. O cavalheiro Burrard partiu direito ao Vimeiro com tanta pressa, quanto lhe permittiu um cavallo não bom por um caminho escabroso, sendo a distancia 🋂 🎠 mulhas do logar do desembarque, e chegou lá antes das dez horas, a tempo que os corpos avançados (as brigadas de Anstruther e Fane) estavam soffrendo um grandissimo ataque. Os officiaes que conduziam o cavalheiro Burrard passaram pela aldeia e o trouxeram ao cavalheiro Wellesley, e sobre os outeiros por detraz dos logares onde a esquerda do inimigo se havia originariamente postado. Aqui foi elle informado, viu e approvou os passos que havia dado o cavaheiro Wellesley para repellir o inimigo, e lhe mandou que. inocedesse na execução de uma operação que elle havia comuçalo tão hem e com tanta felicidade. A este tempo era Evidente que o ataque sobre a aldeia e corpo avançado não las ia de ser mantido; foi completamente repellido, e o inimigo se retirou em grande confusão. Não foram os inimigos Tgudos pela infanteria, porque as tropas receberam ordem de não deixarem as suas posições sem aviso particular do (a) Vallerro Wellesley. O destacamento do regimento n.º 20, de dragões ligeiros, foi o unico que perseguiu o inímigo: "as, encontrando-se com cavallaria superior, foi obrigado a retirar-se com grande perda. Havia esta ordem sido dada ran muito acerto na consideração de que o principal estorço immigo se faria na nossa esquerda, e sobre este ponto la va então o inimigo acabado de abrir a sua canhonada, e Drugada do major general Ferguson estava já combatendo descargas distantes de mosqueteria. Como lhe chegassem a succuros avançou, e o inimigo se retirou abandonando tres Para de artilheria. O major general Ferguson continuou a Wangar: e 4 milha distante d'onde tomon a primeira batena, tomon tambem outra. Finalmente o inimigo fez uma tenat i va para tornar a ganhar a sua ultima bateria: mas foi re-Perilado pelos regimentos n.º 71 e 81, e obrigado a retirar-se 1911 grande perda. Logo depois das doze cesson o fogo, e

vantajoso esperar pelo reforço do cavalheiro Moore, de correr o risco de arminar o grande objecto, on de sa i grande numero de homens sem o obter completam. Nesta determinação, diz o cavalheiro Burrard, que se firmon mais pelas opiniões do brigadeiro general CE coronel Murray, sens ajudante e quartel me tre go Portanto, den elle ordens ao cavalheiro Welle-lev a conformidade, que o exercito não devia marchar ad to dia 21, mui especialmente porque ainda : e não tubo cutado, e era necessariamente meerto o desembarque brigada do general Ackland.

Apparece que o cavatheiro Wellesley voltou para ( meiro, e o cavalheiro Burrard ficou a bordo na note d para finalisar as suas cartas de officios, que era neces mandar pela chalupa *Brazen*, que vinha de volta. Durat noite de 20 e manhà do dia 21 deram aviso as nos u trulhas dos movimentos do inimigo: mas, sendo infert em cavallaria, não poderam ir a maior distancia e as i noticias eram vagas. Julgando o cavalheiro Well es provavel que se elle não afacasse os inimigos elles o a riam, preparou-se para os receber na madrugada d od dia, assestando as suas pegas de 9 e fortalecendo o son tro, aonde esperava o ataque pela maneira por que o ad dispunha as suas patrulhas. Appareceu o inimigo, em l primeiramente na nossa esquerda, cerca das oito bera manhã, e era obvio que o seu ataque se dirigia sobre an dita esquerda e sobre a nossa guarda avancada, que es adiante do Vimeiro. Mudou-se immediatamente a posses maior parte do exercito por uma extensão para a e-pro-Começou-se a acção e concluiu-se da maneira que costanciadamente se refere na Gazeta extraordinaria, e tel non com uma victoria honrosa e gloriosa ás armas boto cas.

Apparece que o cavalheiro Harry Burrard nem teve cias do cavalheiro Wellesley, nem communicacio con durante a noite de 20; mas na manhà do dia 21, conove horas, approximou-se elle à praia, encontrou un dit : (1) inumgo retirou-se com a maior regularidade e mitor celeridade possível: e não obstante o rapido avanço da infanteria britannica, a falta de um sufficiente corpo de cavallaria foi a causa de que elle soffresse pequena perda na planicie». E em outro logar: «Elle conseguiu effeituar a sua retirada em boa ordem, o que foi devido principalmente a minha falta de cavallaria».

Pide também considerar-se que, como o ataque sobre o misso centro tinha sido repellido muito antes que o fosse o da nossa esquerda, os corpos que atacaram, que, como fica observado, não foram perseguidos senão pelos dragões do regimento n.º 20, que não excediam a cento e cincoenta homens, tiveram tempo por mais de uma hora de se reorganisarem e occuparem tal terreno, que podessem ao depois facilitar a retirada da sua direita; e o inimigo estava actual e visivelmente formado em uma ou mais linhas, consa de 3 milhas da fiente do centro. D'estes e de ontros justos fundamentos imbtares, como concede o cavalheiro Wellesley: d'aquelles We occorreram na primeira entrevista do cavalheiro Burrard con o cavalheiro Wellesley; da grandissima certeza da imtuediata chegada do corpo do cavalheiro João Moore, que se uão tivesse parado na bahia do Mondego, estaria na Macera aos 21, se seguiu não approvar o cavalheiro Burrard que exercito avançasse mais n'aquelle dia, e ordenar ao "terato que marchasse cedo na manhã seguinte. (N'esta opimão, diza cavalheiro Burrard, concordaram também o brigalego general Clinton e o coronel Murray.) Aos 22 chegou o cavalheiro Hew Dalrymple e tomou o commando do exer-

Aparece que o tenente general cavalheiro Hew Dalrymple, bavendo recebido aos 7 de agosto as ordens de vossa magestade de 15 de julho, para tomar o commando das forcas que se deviam empregar em Portugal e Hespanha, e que o tenente general Burrard devia ser o segundo em commando, deu à vêta de Gibraltar com o primeiro vento favoravel aos

I Gazeta extraordinaria.

da nossa esquerda foi vista pelo general Ferguson a ria inimiga em corpos de cérca de duzentos homens ao mesmo tempo viu o general Spenser uma linha perto de 3 milhas na frente do nosso centro. À m depois das doze o cavalheiro Wellesley propoz ao co Burrard que avançasse da sua direita com tres brig bre Torres Vedras, e que com as outras cinco brig guisse o inimigo, que a nossa esquerda tinha derrot

Apparece que a situação do exercito a este momena direita, a brigada do major general Hill. que não o trado em acção; estava-se sobre a altura por detra meiro, na distancia de mais de 3 milhas das brigageneraes Ferguson e Nightingale na esquerda. En do Vimeiro e no centro estavam as brigadas dos o Anstruther e Fane, que haviam entrado em uma vo As brigadas dos brigadeiros generaes Bowes e Achaviam adiantado sobre as alturas para a esqueró tendo os generaes Ferguson e Nightingale. A bri brigadeiro general Crawfurd estava destacada um ta a retaguarda da esquerda, cérca de meia milha do o neral Ferguson, para manter as tropas portuguezas ziam frente n'esta direcção.

Apparece que não obstante haver o inimigo sido tamente repulsado, comtudo, considerando a exterção do exercito a este tempo e a precaução que se contra a superior cavallaria do inimigo, se acha que presteza com que se podia começar a marcha en do inimigo devia depender de varias circumstancia que só póde apreciar quem se achava n'aquelle log mesma circumstancia de que a superior cavallaria de retardava o nosso avanço, faria com que a infanteria mo inimigo continuasse sem risco a sua retirada mais rapido até que chegasse a algum ponto dado vi onde se recobrasse e formasse; nem o cavalheiro vi aos 17 de agosto, quando o inimigo não possuia a cavallaria que tinha aos 21, perseguiu um exercito consideravel e derrotado com vautagem notavel, per

hoa cerca das nove da noite com a instrumento que se refere na Cazeta de 16 de setembro; mas que não se devia consilerar como effectivo sem a concorrencia do almirante cavaliciro Carlos Cotton. Na manhã cedo de 23 partin o tenente corvuel Murray com o proposto convenio a buscar a concorterica do almirante, e voltou na noite de 24 com a resposta do cavalheiro Carlos Cotton; «que elle não podia acceder a sto. mas que entraria em um tratado com o almirante ruslano».

Apparece que o cavalheiro Carlos Cotton, havendo reusalo sanceionar o artigo russiano, o commandante das
toras concebeu que estava acabado o armisticio, e deterunhon mandar o tenente coronel Murray amunciar a renotacio das hostilidades depois de passadas quarenta e oito
beras, em ordem a que, se o general Junot quizesse, polesse tratar sobre os demais artigos como base. Este official
tala o poder de tratar sem demora. Tinha a carta de 25 do
ommandante das forcas, e certo memorandum do cavalheiro
vidar Wellesley, que se exhibitu á mesa, pelo qual se mosfava o exacto fundamento sobre que elle devia obrar, bem
omo os sentimentos do general Kellermann sobre a questão
ossanca.

Marcia 27, pela manhã cedo, receben-se aviso do general hant o do tenente coronel Murray, de que estava em negolação um tratado, e responden-se a isto.

Morece que quando o capitão Dalrymplo, do regimento o 29, trouxe o proposto tratado (ratificado pelo general lond), que chegou aos 24 de agosto ao quartel general do londhal, todos os tenentes generaes (Burrard, Wellesley, More, Hope, Frazer) estavam presentes, excepto lord Paget, que não fora chamado: comtudo discutiu-se formalmente o proposto tratado. O cavalheiro Wellesley assentou nas minutas das alterações que se propozeram, quaes se exhibitom a esta mesa, e o commandante das forças não teve rasão para crer que o cavalheiro João Moore, ou outro algum mente general que veiu com elle, exprimisse alguma desapprovação do estado e termos da negociação. O tratado,

com as alterações propostas, foi transmittido ao tengule o propostas.

Apparece que o tratado, concluido pelo tenente corone-Murray aos 30, foi trazado por elle a Torres Vedras aos 3 🖚 para ser ratificado, Convocaram-se os tenentes generac que estavam presentes, e mandon-se chamar o cavalheir Wellesley. Não veiu lord Paget, que estava distante, ner = tambem o cavalheiro Arthur Wellesley, por haver o se corpo marchado n'aquella manhã. Os outros tenentes gene raes (Burrard, Moore, Frazer e Hope) vieram á conferencación approvaram-se as alterações que fez o tenente coronel Mui pr ray, e foi o tratado então ratificado pelo commandante das forças, o cavalheiro Dalrymple, com a approvação dos tener = tes generaes presentes. Foram agora alterados n'este tor = tado de 30 alguns artigos, que no tratado de 21 não pere 🗩 ceram a approvação dos tenentes generaes, e se inservar 🔊 ontras boas alterações, que não haviam lembrado ante-A comparação do tratado de 18 com este que se ratificamostrará quaes são estas alterações. O commandante de = forcas não chama, nem considera a estas conferencias de tenentes generaes como conselhos de guerra regularez Procurou elle aproveitar-se dos seus tatentos e experiencia consultando-os nos casos exigentes e proseguindo as med das que elle por si mesmo julgasse mais conducentes == bem do serviço de sua magestade, depois de se ter aprove tado da vantagem que podia tirar dos seus raciocimos, e na se lembra de que no dia 18 houvesse alguma opimão disco dante quanto à ratificação da convenção.

Apparece que, havendo chegado o corpo do cavalheiro João Moore á bahia do Mondego aos 20 de agosto, principiou a desembarcar, mas tornando a embarcar-se, chegoro defronte da bahia da Maceira aos 24: que desde os 25 até aos 28 desembarcou com grande difficuldade, e successivamente se ajuntaram as tropas ao exercito em Torres Vedras.

Apparece que algumas das principaes vantagens que resultavam d'esta convenção eram, na contemplação dos gene-

rates : que ella libertava immediatamente o remo de Portugal do Cominio dos francezes, restituindo por isso aos habitantes a Staar capital e fortalezas, os seus principaes portos do mar, a stara liberdade pessoal, propriedade, religião e governo estabe-lecido; que alliviava uma grande porção das fronteiras de Hespanha das apprehensões de um inimigo, e toda a Hespanha do temor de ter um inimigo na retaguarda, e permittia a todas as partes da Hespanha o tomar mais efficazes medidas para a sua defeza geral, assim como permittia a Portugal o contribuir immediatamente para o seu mutuo socego; que habilitava o exercito britamico a entrar immediatamente na Hespanha, se fosse requerido, por estradas centraes, entretanto que transportava as forças francezas uma mui distante parte da sua costa e remota da fronteira de Hospanha; e, finalmente, que libertava immediatamente quatro mil soldados hespanhoes, e os mandava para defender a Catalunha; e também libertaya das fronteiras de Porlugal outro corpo de dois mil hespanhoes. O exercito portuguez ficava também desembaraçado para obrar na causa community.

A abertura do Tejo offerecia também um immediato abrigo aos travios de guerra e transportes, que n'esta estação do anno sò com grande difficuldade podiam conservar-se junto a costa, e da sua presença dependia o provimento e opera-Coes do exercito. Allegam mais os generaes o ser ainda mais do que provavel que, se se exigisse do inimigo o depor as armas e entregar-se prisioneiro de guerra, não annuiria elle a isto; mas, vendo-se levado a extremidades, se retiraria para lasbera reforcado por seis mil russianos, que seriam d'esta sorte obrigados a participar da sua sorte, e no ataque femporario d'esta cidade deveria haver grande calamidade e destruição. Tambem estando senhores da frota russiana e dos botes e vasos do Tejo, tinha o inimigo segura a passagem do rio, que com as boas fortalezas do Alemtejo em sen poder podiam prolongar uma guerra destructiva, com grande defrimento de Portugal e da causa de Hespanha, achando emprego para a maior parte do exercito britannico no rescom as alterações propostas, foi transmittido ao tel ronel Murray.

Apparece que o tratado, concluido pelo tenenté Murray aos 30, foi trazido por elle a Torres Vedra para ser ratificado. Convocaram-se os tenentes ( que estavam presentes, e mandon-se chamar o co Wellesley. Não veiu lord Paget, que estava distant tambem o cavalheiro Arthur Wellesley, por havo corpo marchado n'aquella manhã. Os outros tenent raes (Burrard, Moore, Frazer e Hope) vieram à conf approvaram-se as alterações que fez o tenente cordo ray, e foi o tratado então ratificado pelo command forças, o cavalheiro Dalrymple, com a approvação do tes generaes presentes. Foram agora alterados n'e tado de 30 alguns artigos, que uo tratado de 21 ni ceram a approvação dos tenentes generaes, e se in outras boas alterações, que não haviam tembrad A comparação do tratado de 18 com este que se l mostrará quaes são estas alterações. O command forcas não chama, nem considera a estas conferentenentes generaes como conselhos de guerra rei Procurou elle aproveitar-se dos seus talentos e expe consultando-os nos casos exigentes e proseguindo a das que elle por si mesmo julgasse-mais conduct bem do serviço de sua magestade, depois de se ter l tado da vantagem que podia tirar dos seus racioc to se lembra de que no dia 18 houvesse alguma opinité dante quanto à ratificação da convenção.

Apparece que, havendo chegado o corpo do estado Moore á bahía do Mondego aos 20 de agosto piou a desembarcar, mas tornando a embarcar-se, defronte da bahía da Maceira aos 24: que destate aos 28 desembarcon com grande difficuidade cessivamente se ajuntaram as tropas ao exercito en Vedras.

Apparece que algumas das principaes vantagens sultavam d'esta convenção eram, na contemplação d a guarraição do Cairo quasi nas mesmas circumstancias. Para estas duas convenções on capitulações mais de vinte mil francezes evacuaram o Egypto, e o exercito britannico ficou descurbaraçado para outros objectos.

Sobretudo apparece que as operações do exercito, commandado pelo cavalheiro Arthur Wellesley, desde que desembareou na bahia do Mondego no dia 1 de agosto até à ronclusão da acção do Vimeiro aos 21 do dito mez, foram altamente honrosas e bem succedidas, e taes quae, se podam esperar de um distincto general à frente de um exercio britannico de treze mil homens, augmentado aos 20 e 21 até dezesete mil homens, obtendo sómente um pequeno adjutorio de um corpo portuguez de mil e seiscentos homens, econtra quem se oppunha um inimigo que não execuia quaforzo um homens no campo, e isto antes da chegada de um consideravel reforço da highaterra, commandado pelo tenente seneral João Moore, que, comtudo, chegou e se ajuntou ao executo desde 25 até 30 de agosto.

Apparece um ponto a resperto do qual se não produzin prova que habilitasse esta mesa a decidir confladamente, e é se o proseguimento depois da batalha de 24 seria on não efficaz, nem se acha a mesa com sufficiente confiança para determinar sobre a conveniencia de um movimento avançado jura Torres Vedras, quando o cavalheiro Burrard tem exposto pesadas considerações contra tal medida. Alem d'isto deve observar-se que tantas circumstancias collateraes se não podiam saber ao momento em que o inimigo foi repulsado, e ao depois foram patentes ao exercito e se tem representado á mesa. E considerando as extraordinarias circumstancias em que os dois novos generaes commandantes elegaram do oceano e se uniram ao exercito (um durante a balalha e o outro logo depois, e estes succedendo um ao outro em alternativa immediata, e ambos ao commandante organno, tudo em vinte e quatro horas), não é de admirar que o exercito não marchasse adiante até se passarem dois das depois da acção, por causa da necessidado em que se achavam os generaes de serem informados do actual estado

de cousas e do seu exercito para procederem n'essa conficer-

Apparece que a convenção de Cintra em todo o seu para presso e conclusão, ou ao menos todos os seus artigos para capaes, não soffreram objecção alguma da parte dos cizario distinctos tenentes generaes d'aquelle exercito, e outros (\*\*11) ciaes generaes que se achavam n'aquelle serviço, e a que \*\*11) nos tivemos occasião de examinar, tiem também convindo \*\*20 serviços em genal para o exercito, para a esquadra e para o serviço em genal pela conclusão da convenção d'aquelle tem po-

Considerando todas estas circumstancias, taes quaes referem n'este relatorio, nos humildemente submettemos a nossa opinião, que não é necessario ontro ulterior proce e 11mento militar sobre esta materia; porque, não obstante q \* 11° alguns de nos sejamos differentes em sentimentos, quar a 143 ao ser esta convenção adaptada á situação relativa dos de 🗝 🥱 exercitos, comtudo é a nossa unanime declaração que 🥌 tenentes generaes cavalheiro Hew Dalrymple, cavalheis Harry Burrard e cavalheiro Arthur Wellesley parece tere exhibido inquestionavelmente zelo e firmeza, assim comque o ardor e valentia dos demais officiaes e soldados en todas as occasiões durante esta expedição téem feito honus às tropas e dado lustre as armas de vossa magestade. Tudoo que é reverentemente submettido. = David Dundas, general = Moira, general =  $Pedro\ Craig$ , general = Heathfield. general = Pembroke, tenente general = G. Nugent, tenente general == 01. Nichols, tenente general. == Londres, 22 de dezembro de 1808.

Secretaria do auditor geral, 27 de dezembro de 1808,

Em consequencia da seguinte carta de sua alteza real o commandante em chefe ao tenente general cavalheiro David Dundas, como presidente, a saber:

«Secretaria do general em chefe, 25 de dezembro de 1808.

«Senhor: — Havendo-me entregue o auditor geral das tropas, para serem apresentados a sua magestade, os diversos to da acção do Vimeiro aos 21 do dito mez, foram te honrosas e bem succedidas, e taes quae, se posperar de um distincto general à frente de um exertannico de treze mil homens, augmentado aos 20 e 21 esete mil homens, obtendo somente um pequeno adde um corpo portuguez de mil e seiscentos homens, a quem se oppunha um inimigo que não excedia quabil homens no campo, e isto antes da chegada de um ravel reforço da Inglaterra, commandado pelo tenente da João Moore, que, comtudo, chegou e se ajuntou ao o desde 25 até 30 de agosto.

prece um ponto a respeito do qual se não produziu que habilitasse esta me a a decidir confiadamente, e é osegumento depois da batalha de 24 seria ou não nem se acha a mesa com sufficiente confiança para doar sobre a conveniencia de um movimento avançado orres Vedras, quando o cavalheiro Burrard tem excesadas considerações contra tal medida. Alem d'isto pervar-se que tantas circumstancias collateraes so dam saber ao momento em que o inunigo foi repulsao depois foram patentes ao exercito e se tem redo à mesa. É considerando as extraordinarias circus em que os dois novos generaes commandantes que o oceano e se uniram ao exercito (um durante a

questões, o registarem em frente do processo as rac assim dissentirem.

«En son, senhor, vos o, etc. = Frederico, commu em chefe. = Ao general cavalheiro David Dundas.»

Ajunton-se hoje a mesa na secretaria do auditor e havendo fido a dita carta, concerdaram que propor as seguintes perguntas a cada um dos membros da f

Perganta. — Approvaes vós on não approvaes o ticio como se concluiu aos 22 de agosto na situação e dos dois exercitos?

Resposta. — Approvo. — Nichols, tenente general — gent, tenente general — Conde de Pembroke — Lord Ikul Craig, general — D. Dundas, general. — Desapprovo = de de Moira.

Perquita. — Approvaes v\u00eds ou n\u00e3o approvaes a \u00e3 \u00e3o como se concluiu aos 31 de agosto de 1808 na \u00e3\u00e3 relativa dos dois exercitos?

Resposia. — Approvo. = G. Nugent, tenente general = Heathfield, general — Craig, general = D. Dundus. = 1 provo = Nichols, tenente general = Conde de Pembo Conde de Moira = David Dundas, presidente.

A minha rasão para considerar o armisticio conviaos 22 de agosto era porque o inimigo se tinha poltirar depois da batalha de 21, e havia tomado uma for sição defensiva. = Ot. Nichols, tenente general.

En penso, considerando o grande augmento da nos ca, desde a primeira suspensão de hostifidades ate « guar a convenção definitiva, addicionado isto à derod o inimigo soffren, que o cavalheiro Hew Dafrymple pleno título para insistir em mais favoraveis tend Ol. Nichols, tenente general.

En approvo o armisticio depois da devida considda situação relativa dos dois exercitos na tarde de agosto; porém, não posso plenamente approvar o te convenção, depois da devida consideração da situacitiva dos dois exercitos aquelle tempo, porque não me que no progresso da negociação se insistiu assas na des vantagens que teriam resultado, ou que era provavel que tesultassem do bom successo das primeiras operações do exercito britannico no campo, dos consideraveis reforços que se the haviam juntado, subsequentemente ao principio la negociação da causa em que se achava empenhado o exercito britannico, que era a causa de Portugal, que dava lwas rasões para calcular sobre a boa vontade, quando não solore um activo adjutorio da maioria dos seus habitantes, também da desusada promptidão, segundo me parece, que manifestou o general Junot de entrar em negociação, e o tregociador francez de acceder aos termos que se lhe propuutiame à construcção que o tenente general Dalrymple lhes dava em alguns casos em que podia haver differença de in-<sup>1</sup>erpretarão, Eu, portanto, julgo que se tivessem insistido em termos menos favoraveis ao exercito dos francezes, estes teram accedido a elles. -- Pembroke, tenente general.

Sinto menos repugnancia em obedecer á ordem de referir triens sentimentos sobre a natureza da convenção, porque empre concorri em tributar os devidos applausos em outros respeitos aos officiaes implicados. A minha opinião, portanto, e somente opposta á d'elles n'uma questão de julgar diante dos sens talentos, que é muito natural tenham para min tomto maior peso, quanto mais me fazem de algum modo penosa a declaração da minha divergencia. Comtudo, o dever amperioso, e não devo significar ou limitar as deducções que tenho feito durante estas indagações.

Imarmisticio simples pode não soffrer objecção, porque a tavalheiro Héw Dalrymple, esperando a cada hora a chemada do cavalheiro João Moore com a sua divisão, podia ver mater vantagem n'uma breve suspensão de hostilidades do que os francezes podiam tirar d'ella. Porém, como o armistica envolveu e de facto estabeleceu todo o principio da convenção, d'esta não o posso separar.

O cavalheiro Arthur Wellesley referiu que considerou a -un fotca ao princípio da margem do rio Mondego, como aflicente para expulsar os francezes da sua posição no fejo. A esta força se uniram depois mais de quatro mil ho-

questões, o registarem em frente do processo as ras assim dissentirem.

«En son, senhor, vos.o. etc. = Frederico, comma em chefe. = Ao general cavalheiro David Dundas.»

Ajuntou-se hoje a mesa na secretaria do anditor e havendo lido a dita carta, concordaram que propos as seguintes perguntas a cada um dos membros da

Pergunta. — Approvaes vós ou não approvaes o ticio como se concluin aos 22 de agosto na situação o dos dois exercitos?

Resposta. — Approvo. — Nichols, tenente general — (gent, tenente general — Conde de Pembroko — Lord Heal Craig, general — D. Dundas, general. — Desapprovo — de de Moira.

Perginta. — Approvaes vós on não approvaes a el ção como se concluiu aos 34 de agosto de 1808 na sirelativa dos dois exercitos?

Resposta.—Approvo.—G. Nugent, tenente general = Heathfield, general — Craig, general — D. Dundas. — Oprovo — Nichols, tenente general — Conde de Pemba Conde de Moira — David Dundas, presidente.

A minha rasão para considerar o armisticio conve aos 22 de agosto era porque o immigo se tinha poltirar depois da batalha de 24, e havia tomado uma for sição defensiva. == Ot. Nichols, tenente general.

Eu penso, considerando o grande augmento da nos ça, desde a primeira suspensão de hostilidades ate s gnar a convenção definitiva, addicionado isto à derod o inimigo soffreu, que o cavalheiro Hew Dalrymple pleno titulo para insistir em mais favoraveis tem Ol. Nichols, tenente general.

En approvo o armisticio depois da devida considda situação relativa dos dois exercitos na tarde de agosto; porém, não posso plenamente approvar o te convenção, depois da devida consideração da situação tiva dos dois exercitos áquelle tempo, porque não no que no progresso da negociação se insistiu assás no plagens que terram resultado, on que era provavel sultassem do bom successo das primeiras operações re to britannico no campo, dos consideraveis reforços The haviam juntado, subsequentemente ao principio gociação da causa em que se achava empenhado o to britannico, que era a causa de Portugal, que dava risios para calcular sobre a boa vontade, quando não um activo adjutorio da maioria dos seus habitantes, m da desusada promptidão, segundo me parece, que eston o general Junot de entrar em negociação, e o rador francez de acceder aos termos que se lhe propuo à construcção que o tenente general Dalrymple lhes em alguns casos em que podia haver differenca de intacão. Eu, portanto, julgo que se tivessem insistido parmos nomos favoraveis ao exercito dos francezes, escram accodulo a elles, - - Pembroke, tenente general. no menos repugnancia em obedecer à ordem de referir us sentamentos sobre a natureza da convenção, porque re concerri em tributar os devidos applausos em outros dres aeis officiaes implicados. A minha opinião, portanto, onte opposta á d'elles n'uma questão de julgar diante ens tatentos, que é muito natural tenham para mim major peso, quanto mais me fazem de algum modo peo declaração da minha divergencia, Comtudo, o dever perroso, e não devo significar on finatar as deducções entro feito durante estas indagações.

a urna ticio simples pode não soffrer objecção, porque vadiciro Hew Dalrymple, esperando a cada hora a chedo cavalbeiro João Moore com a sua divisão, podia ver vantagem n'uma breve suspensão de hostilidades do • trancezes podiam brar d'ella. Porém, como o armisprofera e de facto estabelecen todo o principio da

cão, d esta não o posso separar.

valherro Arthur Wellesley referiu que consideron a rea 30 principio da margem do río Mondego, como ente para expulsar os francezes da sua posição no A esta força se uniram depois mais de quatro mil homens de tropa britannica, commandados pelos ge Anstruther e Ackland. Os francezes fizeram um com todas as forças de que podram dispor, e foram dos com grande perda, posto que do exercito britan uma parte entrou em acção. É difficultoso de conceler o prospecto do cavalheiro Wellesley se podra attenpeior com estes acontecimentos, anda no caso de que existisse a certeza da prompta chegada de reforcos.

Argumenta-se que se se tivessem levado os franc duras extremidades, haveriam elles cruzado o Tejo ( longado a campanha de tal maneira que ficariam frus as mais importantes vistas dos generaes britannicos, I o mandarem soccorros para Hespanha. Esta medida ser igualmente sensivel aos francezes, se d'elles se i vesse alcançado uma victoria; mas en confesso que a 📢 sição de tal aconfecimento me parece ser feita contra a probabilidade. O cavalheiro Hew Dalrymple faz mend que elle chama o critico e embaracado estado de Jimot. d'este general ser apertado pelo exercito britanmo: explicação d'esta expressão observa que a entrega de Di a existencia de um exercito hespanhol victorioso na M zia, que cortava a retirada dos francezes n aquella dir e a universal hostilidade dos portuguezes, faziam co a situação do mesmo Junot fosse mui desastrosa. D'est tura não apparece cousa alguma que o tentasse a mis theatro da guerra para o Alemtejo, nem outra algor presentação ha que de motivos a suppor que Junot of plasse tal medida em outro ponto de vista, senão o t frer a ultima ruina, depois de um preliminar de ma de infamias. A mais forte de todas as proyas, quanto uião de Junot, resulta de ter elle mandado na mesnu i depois da batalha do Vimeiro propor a evacuação de l gal, passo este que indica sufficientemente estar elle d dido que não somente lhe era impossível fazer algofeza effectiva, mas ate que não podia espaçar a oc para se aproveitar dos acasos occorrentes.

Apparece has provas que das tropas que elle dere

tessam tantos respeitabilissimos officiaes: porque, ainda errelo estas rasões essencialmente erroneas, se ellas são torre: ludentes ao meu modo de pensar (como em conscienta aflirmo que são), é uma consequencia necessaria que levo desapprovar a convenção. = 27 de dezembro de sous. = Moira, general.

#### Participação official feita ao general Hew Dalrymple em consequencia da convenção de Cintra

El-rei tem tomado na sua consideração o relatorio da nacessa da inquirição, juntamente com os documentos e opibrices que lhe vinham annexas. Ao mesmo tempo que sua mag estade adopta a manime opinião da mesa, de que não necessarios ulteriores procedimentos sobre as transaccides que se remetteram à sua mdagação, não é da intenthe sua magestade que isso sirva de exprimir a satislação de sua magestade quanto aos termos e condições do armisticio e convenção. Quando estes instrumentos se apre-\*titaram pela primeira vez ante sua magestade, el-rei, re-\*\* Evando para indagação ulterior as partes da convenção defluniva, em que se envolviam os interesses mais immediatos de sua magestade, fez com que se participasse ao cavalhorro Hew Dalrymple, pelo secretario d'estado de sua "Hag estade, que sua magestade se sentia obrigado a expressar peremptoriamente a sua desapprovação d'aquelles artigos, em que se faziam estipulações que tocavam directaauctite os interesses on sentimentos das nações hespanhola · Portugueza.

A cabada a inquirição, el-rei, abstendo-se de fazer observação alguma sobre as outras partes da convenção, repete a desapprovação d'aquelles artigos; achando sua magestrate entendidos, quanto á impropriedade e perigo de se achante entendidos, quanto á impropriedade e perigo de se achante tir sem anctoridade em convenções militares artigos tal discrição, que, em especial, sendo formados incan-

timetic, judem or assessir as his sinjurusas consequent

Sua magestade não pode dervar de observar, alem distriple o tenente general cavalhe no Hew Dalrymple, demorando o transmittir para sua informação o armisticio o cultudo aos 22 de agosto até aos 4 de setembro, ao mesor prompo em que se envion a convenção ratificada, obron maneira tal, que devia produzir inconvenientes publica e de facto diali resultaram taes inconvenientes.

## DOCUMENTO N." 35-E

totale and bill

Officio do general Remardim Freire de Andrade á junta do Posta o sobre o armisticio que preceden a convenção de Cintra

Senhor: - Tendo cessado os motivos que me prem 17 2111 em Leiria, e que vejo com todo o reconhecimento e sat i == fação haverem merecido a approvação de vossa alteza r-a - alcontinuei sem perda de tempo a marcha para Alcobac 22 Caldas, e d'aqui a Obidos, onde a falta de subsistencias obrigou a alguma demora. E como tivesse ali recebido aviso do general Wellesley, participando-me que no caso não poder seguir no dia 21 a marcha do exercito britann 🖡 que se dirigia pela estrada de Mafra, esperasse então qua 🗖 inimigo, como parecia provavel, se adiantasse na direc 🎏 para Lisboa, e que só depois verificasse a juncção do no = exercito com o de sua magestade britannica, por isso demorei no domingo em Obidos. Aconteceu, porem, 🗇 n'esse mesmo dia foram os francezes atacar o exercito glez quando este o não esperava, nem podía presumir, 🚄 tando a 4 legnas de distancia, o que não impediu aos nos alliados e à tropa portugueza que d'antes se lhe unira, e q muito se distanguiu na acção, de obterem uma muito assign lada victoria.

odia seguinte marchei para este quartel, que me tinha illo designado pelo general inglez, e apenas chegado me i si si de que era novamente atacado, e que marchasse a recinir-lhe sobre a retaguarda. Marchei com effecto; mas tendo un official ao quartel general quando estava a nacinal legua de distancia, voltou este dizendo-me que o general descjava que en ficasse junto à Lourinha, e que os interior a que tinham dado alarme eram os que acompantia sim o general Kellermann, que vinha como parlamentatico e com quem o general ficava fechado.

1°C r um ajudante de ordens men me mandou o novo general com chefe dizer que necessitava de conferir commigo no dia 23 no novo quartel general do Ramalhal, junto de Tortes, pela uma hora da tarde. Fui, e me leu a copia da convertação que na vespera se tinha estipulado com os francezes; iz as minhas reflexões, pedi se me manda-se uma copia, e resta regame.

La ego que aqui cheguei recebi a carta e copia da traducção de que remetto a vossa alteza real as copias juntas. Fiz passar em consequencia e immediatamente ao quartel general nglez o major Ayres Pinto de Sousa, para apresentar ali com toda a franqueza e dignidade as observações que me pare ceram opportunas e indispensaveis nas presentes circuristancias, para prevenir a má intelligencia que se poderia clar a alguns artigos, e abrir caminho a quaesquer expliracions convenientes, assim nas conferencias preliminares, conto na convenção definitiva, que vão tratar em sentido putamente militar os chefes dos dois exercitos. Parece n'este morrento que a justiça das minhas reflexões, a habilidade do agente, a boa fe do general Dalcymple e as rectas intendo ministerio britannico conspiram de accordo a pre-Parar-nos um futuro agradavel; pelo menos, sembor, posso assegurar a vossa alteza real que as respostas que já recebi the thator Ayres Pinto me dão todo o motivo para assim o

Quartel general da Lourinhã, 25 de agosto de 1808. = =

#### DOCUMENTO N.º 35-F

Citado a pag. 469)

### Carta do major Ayres Pinto de Sousa ao tenente general Hew Dalen reclamando contra a convenção de Cintra

Senhor: - O coronel Murray me mostrou hontem, poc dem de v. ex.4, os artigos da capitulação concluida cuaç exercitos britannico e francez. Hontem mesmo dei pare general em chefe do exercito portuguez, e em consequit das minhas instrucções, considerando por uma parte or capitulação entre os dois exercitos inglez e francez esta finitivamente concordada, e que por outra parte o 2004 Bernardim Freire de Andrade seria de alguma sorte reje savel ante o governo provisorio de Portugal se não trode obter para os habitantes do reino de Portugal tudo por thes podesse ser util e houroso ao estado, e reflectador que na capitulação que v. ex.ª foi servido fazer-me ve ha um só artigo em que o exercito portuguez seja com rado, e que não obstante isso se acha um artigo que gar aos francezes a restituição dos officiaes civis que o ever portuguez fez prisioneiros, creio ser men dever, em vill das instrucções que tenho recebido, apresentar a v. experguntas seguintes:

- 1.ª Até que ponto se estende a garantia offerecabfrancezes sobre a restituição dos officiaes civis que estanosso poder?
- 2.3 Se succeder que o governo provisorio de Porte reprovando a conducta do general Freire, por não basel mado parte nos arranjamentos com os francezes, ordes movimentos avançados em combinação com o exercito panhol do Alemtejo, se n'este caso o exercito inglez se opporia a 1880.
- 3.ª Se succeder que pelos arranjamentos feitos est exercito britannico e o francez, a honra e a dignidade de ção portugueza, e a auctoridade de sua altexa real o por

nte, parece de alguma sorte compromettida, tomarão meraes inglezes sobre si não responder?

pero que v. ex.º se persuadirá que nenhum motivo para guía a minha penna; que faco justiça aos sentimentos nezade e lealdade da nação britannica; e pessoalmente que me toca, confesso que v. ex.º me tem muito honomo amigavel acolhumento que de v. ex.º tenho recemas v. ex.º deve sentir muito bem que o publico não arr da nossa conducta particular, mas sim do que tiver maeter authentico, é não baverá outro meio de evitar a teoreme a do publico senão obter de v. ex.º uma resposta que todo o povo portuguez saba que o general a quem cantion as suas forças não ceden senão à urgencia das unistancias e á necessidade absoluta de não comprometo exercito debaixo de suas ordens.

Tenho a honra de ser, etc. Torres Vedras, 4 de setemde 1808. – Ayres Pinto de Sansa. — Ao general sir Hew Example <sup>1</sup>.

Resposta do general Dalrymple à precedente carta

Quartel general em Cintra, 2 de setembro de 1808.

conter: — Em resposta à vossa carta, datada de hontem, contti-me que vos lembre que aos 23 do mez passado celei ao general Bernardim Freire uma copia dos artigos accordo para uma suspensão de hostilidades entre os rectos hostis, que devia servir de base á convenção pro-ta para a evacuação de Portugal pelo exercito francez. A resposta à carta que se refere a estes artigos do accorações on recommendar as estipulações que julgasse pro-tos, e eston certo que vós me fareis a justiça de assegurar portad e ao governo portuguez, se for necessario, que tos aconselhei, e até vos instei que recommendasseis a para conselhei, e até vos instei que recommendasseis a fazer-me o favor de me dar plenamente os seus

hata carta foi remellida em francez.

sentimentos n'esta materia emquanto as negociações esta vam em progresso. Como os meus desejos n'este ponto jamais foram satisfeitos, e como en nunca recebi uma só patavra de commento do general Freire, relativamente à base em que se funda a presente convenção, espero que serei escusado em exprimir alguma admiração a esta tardia queixa, sobre termos que estão fixos e concordados, e a cujo respeito a honra dos commandantes do exercito é frota britannica está empenhada em tanto quanto a sua influencia e poder se pode suppor que se estende, segundo as leis da guerra communs e conhecidas. — Hew Dalrympte. — Ao major Ayres Pinto de Sousa.

Carta secreta do general Hew Dalrymple ao visconde de Castlereagh, ministro da guerra em Londres, expondo a sem rasão das queixas de Bernardim Freire de Andrado contra a convenção de Cintra

Onartel general em Cintra, 3 de setembro de 1808,

Mylord: -- Logo depois que se concluiu o accordo para uma suspensão de armas mandei uma copia ao general Freire, que commanda o exercito portuguez, e bem depressa conheci, tanto pelo seu modo na primeira visita, como por uma conversação que tive com o major Ayres Pinto de Sousa, um official da sua confiança que por algum tempo mandou residir no meu quartel general, que havia alguma cousa de enfado, e en suspeito ser que o governo provisional do Porto não foi de fórma alguma tembrado n'esta transacção.

Sem entrar muito profundamente n'este delicado objecto, era facil o demonstrar que a convenção era de sua natureza uma medida mifitar entre os commandantes dos exercitos oppostos, e que não se referia aos governos francez ou inglez, e que o duque de Abrantes não era exactamente a pessoa a quem en me dispozesse a submetter a questão da junta do Porto ao governo de Portugal. Mostrei, comtudo, o mên desejo de que, se o general tinha algunas observa-

fazer sobre os artigos que haviam de formar a base renção, ou algumas estipulações a propor, que o fizesse cripto sem perda de tempo. Isto nunca o general fez, que mais de uma vez entrei na materia com o major Pinto de Sousa, e tudo continuava sem asperezas até convenção se concluiu, quando repentinamente permo rosto e maneiras d'aquelle official visiveis signaes scontentamento.

nho a honra de incluir, para informação de v. s.ª, a cormdencia que ultimamente houve sobre esta materia, explica os allegados motivos de queixa, assim como a justica. En disse motivos allegados, porque elles certate differem materialmente do que o sr. Pinto de Sousa imiu em sua conversação na ultima vez que fallámos.

## DOCUMENTO N.º 36

(Citado a pag. 453)

troclamação que o tenente general John Hope mandou aflixar em diversos sitios de Lisboa quando aqui entraram as tropas inglezas

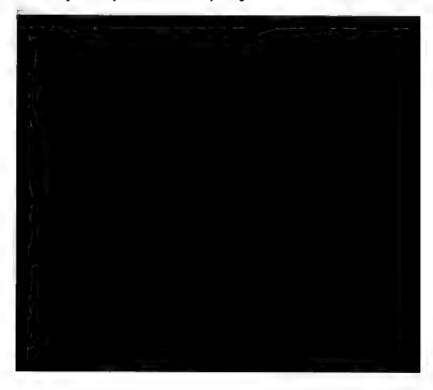

The contract of the particle of the property of the particle o

Regardance and interest of the state of the tender grande of the part real approve of the state of the second method, so regarding the countries of the countri

E a tim de presaver a minima tentação de interromper o sociego da cidade, prohibimos nas prosenies circumstanças e entrar com armas é usar d ellas pelas mas; e todos os armazens su tabernas onde se vende por mindo vinho ou lico res espirituosos estarão fechados logo depois das seis horas da tarde, não devendo abrir-se antes do sol nado, sob pena de prisão e perdimento dos effe tos.

Convocamos, emfim, todas as pessoas que téem anctoradade ou miluenera, sejam do corpo da magistratura ou foradielle, e mui parecularmente os sagrados ministros da relagrão, para auxiliarem com a sua influencia a força militar, a fim de manter a tranquillidade da capital, até se conseguer o desejado fim de vermos entrar as constituidas auctoridades civis no exercício das suas funccões.

Viva o principe regente! Viva! Viva! = John Hope, tenente general.

#### DOCUMENTO N.º 36-A

·Citado a pag. 6 6

Editars que o intendente geral da policia mandou affisar por differentes pontos de Lisboa por conter os ataques do povo contra os denominados jacobinos

La resgatada a patra, e o inimigo que nos opprimia me confundido e humilhado. É ao auxilio da Gran-Bretao a quem devemos ver aniquiladas em tão poucos dias as nas que nos queria oppor um exercito enriquecido com nossos despojos e preparado com as nossas mesmas ar-

Untatantes de Lisboa! Nada já temos que temer no seio esta cidade, se não forem os excessos dos que inconsidedemente confundem com os transportes da presente alcm o resentimento da sua antiga dor. Não é, porém, assim e nos devemos portar á vista de uma nação magnanima, asabe vencer e perdoar. Ella vigia sobre os francezes, e o vigia sobre os seus bens e propriedades. Ataques tunatuarios, pilhagens sediciosas são um verdadeiro crime, a policia, auxiliada pelas tropas britannicas, commandadas lo ex.<sup>222</sup> sr. general Hope, fara prender os réus que attencem de qualquer modo contra a publica tranquilhidade.

As providentes medidas tomadas pelo dito ex.<sup>mo</sup> sr. serão imente executadas; a policia lancará mão dos que usarem armas; punirá os que antes do sol nado ou depois das horas da tarde venderem vinho ou licores espirituosos; ella castigará os que por effeito de um indiscreto zélo tram pasquins ou quaesquer outros papeis de similhante ureza.

Não se maculem com delictos dias de tanto prazer. O maior ruco que podemos agora fazer ao nosso amado principe é colever às suas leis; o maior obsequio que podemos fazer suessos alliados e concorrer com elles para conservar a posa tranquillidade. Aos ministres dos bairros compete

concorrer com a sua auctoridade e seu respeito para a manutenção da boa ordem; en lhes recommendo toda a vigilancia e zelo n'este importante objecto; compre-lhes desempenhar mais do que nunca os deveres da sua magistratura.

Lisboa, 16 de setembro de 1808, = Lucas de Scabra da Silva,

Que é isto, habitantes de Lisboa? Quando esta cidade acaba de ser livre do jugo oppressor da França, ver-se-ha ella convertida em um theatro de desordens? Homens malevolos, fazendo soar aos vossos ouvidos o nome que detestaes, vos incitam á rapina, ao saque e aos insultos. Mas quem vos auctorisa para vingar por vossa auctoridade os ultrajes fertos á patria? Não: vos tendes entre vos um exercito que vos protege: tendes uma junta que fiscalisa os interesses da nação; tendes magistrados que punirão os traidores.

Moderac, babitantes de Lisboa, estes transportes do vosso mal entendido enthusiasmo. As tropas de sua magestade britamica não vieram expulsar d'esta cidade os nossos immigos para ver no seio d'ella as desordens de uma ódiosa anarchia, fomentada pelas vossas animosidades particulares. A policia vigiará para que ellas cessem. Patrulhas fortes de cavaltaria e infanteria, dispersas pelas ruas, farão prender os culpados. Estes serão punidos severamente, e os malevolos achados em tumultos serão immediatamente castigados no logar do del cto, segundo as leis militares. O governo, a policia e os magistrados reunem os seus esforços para este fim: e se os malevolos não dão ouvidos a esta voz, se elles continuam a constituir-se arbitros da vingança publica, elles se arrependerão do seu desvario.

Ponde a vossa confiança no exercito que vos libertou e nos magistrados, que vos farão justica. Reclamae tranquitlamente os vossos interesses. O maior de todos os bens é a tranquillidade publica.

Lisboa, 17 de setembro de 1808. «Lucas de Scabra da Silva.

#### DOCUMENTO N.º 36-B

(Citado a pag. 456)

# Decreto dos governadores do reino nomeando Antonio Gomes Ribeiro juiz da inconfidencia

rendo consideração a que algumas pessoas esqueridas de to o patriotismo e fidelidade machinam contra a segurança estado e independencia do governo de sua alteza real; estado e independencia do governo de sua alteza real; estado e independencia do governo de sua alteza real; estado e independencia e senhor: e attendendo á lealdade, reumspecção e probidade do desembargador do paço Anno Gomes Ribeiro, do conselho do dito senhor, o nomeás para da inconfidencia, para proceder logo a uma exacta vassa, que ficará sempre aberta sem limitação de tempo, em determinado numero de testemunhas, e a que servirá corpo de delicto este decreto sobre todos os crimes relatos à inconfidencia, podendo expedir as ordens necessarias múnistros dos bairros e territoriaes. E na mesma devassa mais averiguações respectivas escreverá o desembargador la comes. Leitão de Mendonça, corregedor do crime do lirro da rua Nova. O dito desembargador do paço assim o



| Lra     |
|---------|
| Cin     |
| de      |
| 080     |
| Ven     |
| COD     |
| dp      |
| HOIB    |
| e de    |
| barque  |
| em      |
| sen     |
| do      |
| acto    |
| DOL     |
| Junot   |
| de      |
| rercito |
| do ex   |
| ado (   |
| EF      |
|         |

|                            | ,             | 56        |                                         |
|----------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------|
|                            | Crimi-        | Soldad    | I 1 1 1                                 |
| Total                      |               | soffereli | ( 1 ) 1                                 |
|                            |               | sopeplos  | 1.974                                   |
|                            |               | одори     | 1 1 1 1                                 |
| nto                        | ristoneiros   | Soldados  | 2000                                    |
| vencin                     | Prise         | minmu     | F                                       |
| Ausentes sem venemento     | Nos hospitaes | solichto? | ### 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Au                         | Nos b         | eagro@0   | 9 111                                   |
| Destacados                 |               | Carallos  | 1 - 1 1                                 |
|                            |               | tolishlos | 6 - 6                                   |
|                            |               | sacisfe() | 器111                                    |
| Presentes debano das armas |               | solicys.) | 1176                                    |
|                            |               | rolithlia | 15:860                                  |
|                            |               | sarrifft) | RESTS.                                  |
|                            |               |           | nfauteria                               |
|                            |               |           | Infan<br>Cara<br>Artiil<br>Enge         |

Peças de artillyeria: 10 de eafibre 8 e 16 de caldre 1, - Obuzes, 1 de 6 pollegadas.

Total peral : 25.747 homens, 1:655 cavallos e 30 peças de artillecta,

# Noin

#### Advertencia

A breve observação que fizemos na pag. 106 póde applicar-se também ao mappa antecedente, cujas sommas não combinam com os algarismos parciaes, e, dada a hypothese de estarem certos estes ultimos, as tres columnas do total, relativamente a cada arma, deveriam ler-se da forma seguinte:

| Infanteria | 0fficials 188 49 24 17 175 | 22:127<br>1.918<br>1.021<br> | 1:477<br>479<br>1:619 |
|------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
|------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|

Isto, porém, ficava discordante com o resumo, havendo uma chiferença para menos de 206 homens, excepto se o escriptor britannico não comprehendeu na estatistica o pessoal indicado mais abaixo, como «nota», mas ainda assimiesta saber quantas eram as divisões que compunham o exercito de Junot áquelle tempo e a força numerica vagamento enunciada pelas palavras finaes da mesma nota i The remisender in the divisions, segundo a edição ingleza). Ha outra discrepancia, embora pequena; referimo-nos aos catalhos, que se calculam em 1:655 e as parcellas descriptas outream ser de 1:649.

Posto que o auctor da extensa e curiosa narrativa sobre successos na península, durante 1807 a 1814, occulte unitas vezes os feitos heroicos das tropas portuguezas, e attribua quasi exclusivamente aos seus compatriotas as hontas da victoria, não é nosso infuito desconceitual-o: lapsos Trasta ordem são vulgares, ponças obras apparecem isentas dos incorrecções, devidas a variadissimas circumstancias, sobre tudo à illimitada confiança nas copias dos documentos, se fazem de ordinario sem rigoroso escrupulo.

#### DOCUMENTO N." 37

(Citado a pag. 159)

Officio da junta do Porto ao almirante Carlos Cotton remettendo o assento com as bases para se restabelecer em l o governo legitimo

III. mo e ex. mo sr. — A junta do supremo governo do instituida n'esta cidade do Porto, se considera obrid participar a v. ex.ª a deliberação que ella tem tomado o governo de Portugal, logo que a cidade de Lisboa s vre do poder dos francezes. É crivel que a dita cidad rasão da sua grandeza e de ser a capital do reino, não ( reconhecer subordinação a outro qualquer governo, antes pelo contrario pretenda que ella seja reconhecida suprema por todas as mais cidades, villas e povoaçreino. Convem prevenir e cortar todas estas duvidad podem inquietar os povos ainda antes d'ellas nascerent este fim nada póde ser tão util como instituir e real o conselho da regencia, instituido pelo principe re-E como por auctoridade suprema foi instituido o dito ( lho de regencia, e a dita auctoridade suprema reside t junta instituida na cidade do Porto, é certo que por a dade d'esta junta deve ser instituido e reintegrado o iho da regencia na cidade de Lisboa, e para que as cumpra a junta suprema do Porto tem deputado um do membros com as ordens que constam da copa mot quaes consiste o modo mais simples e mais legal ( póde adoptar para ser logo restituido o conselho da l cia na cidade de Lisboa, sem dar tempo, nem occasi povos em que se ponham em desordem e desassocer

A sobredita junta do supremo governo espera que e ex.<sup>mo</sup> sr. abnirante Carlos Cotton tome debaixo da se tecção esta importantissima deliberação que effa tendo, por ser sem duyida a que mais convem ao bem d

o e ao serviço do principe do Brazil. A mesma junta ra todos os seus officios de obsequio ao ill.<sup>mo</sup> e ex.<sup>mo</sup> nirante Carlos Cotton.

to, 4 de agosto de 1808. = (Seguem-se as assignaturas po presidente e deputados da junta.)

#### Bases alludidas no officio supra

n nome do principe regente nosso senhor,
junta do supremo governo, installada na cidade do Porjunta do supremo governo, installada na cidade do Porjunta do supremo governo, installada, á qual se téem
la e se téem subordinado livre e espontaneamente as cise, vallas e pessoas constituidas em diguidade dos estaerclesiastico, civil e militar das provincias do Minho,
los Montes e Beira, e vae seguindo o mesmo exemplo a
Alemtejo: a junta do supremo governo, alliada com o
los da Galliza pelo tratado de 5 de julho do anno corrente,
la pela Gran-Bretanha, auxiliada e protegida pelos
estaveis exercitos e esquadras da mesma uação brilica; a junta do supremo governo, tendo tomado a gloempreza de restaurar a monarchia portugueza em toda

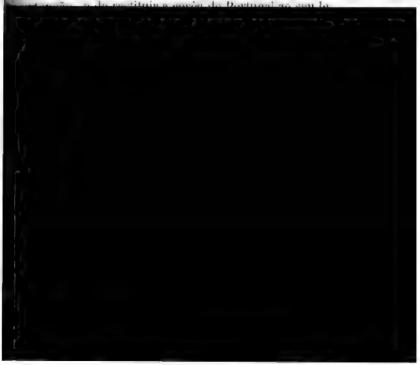

sendo feita a renovação do dito conselho na forma e com a declarações seguintes:

1.º O desembargador Luiz de Sequeira da Gama Av 21a, membro d'esta junta do supremo governo desde a sua it subtuição, por ordem da mesma junta, em nome d'ella e co x 11 a sua auctoridade vae á cidade de Lisboa, juntamente co x 11 o desembargador do paço João Antomo Salter de Mendor 14.3, como procurador da coróa e secretario do sobredito con 12 e tho de regencia, e na falta d'elle com o desembargador do paço Manuel Nicolau Esteves Negrão, chanceller mór do 12 i no, logo que a cidade de Lisboa esteja livre dos francez convocarão um congresso das pessoas seguintes: D. Fr 210 cisco de Noronha, Francisco da Cunha, o conde monte i no mór (se estiver em Lisboa), D. Miguel Pereira Forjaz. Consobreditos desembargadores Luiz de Sequeira da Ga 11 a Ayala e João Antomo Salter de Mendonça, e na falta d'ella o chanceller mór Manuel Nicolau Esteves Negrão.

2.º N'este congresso, instituido na forma sobredita, se ca de eleitos os membros que faltarem para o numero dos ca a acceptados por sua alteza real no seu decreto de 200 de novembro; com a exclusiva, porém, de todas as pessoas que pela extincção do conselho passaram a ser membros do verno francez, e com advertencia de que n'esta eleição verá lembrar que no decreto de 26 de novembro se com alteza real D. Miguel Pereira Forjaz, alvará de 23 de novembro de 1674 são contemplados para a regencia do reino os arcebispos de Braga e Evora.

3.º Os ajustes e contratos de qualquer modo feitos er esta junta do supremo governo e o reino da Galliza e a Grabretanha, ou com quaesquer pessoas d'este reino, se ha rão logo por tirmes e permanentes, a fim de que tenham seu pleno e devido effeito.

4.ª O sobredito conselho de regencia, restituido e reingrado na sobredita fórma, logo que for reconhecido por espunta e não antes, deverá reassumir o governo de todo reino, na fórma em que lhe foi conferido pelo principe regente, nosso senhor; e pelo mesmo facto do reconheciment

ta junta fizer do sobredito conselho de regencia, ficará do toda a jurisdicção e auctoridade de que ella tem até agora. No caso, porém, de que o mesmo conselho gencia novamente restituido venha a ser alterado ou compido por nova invasão dos francezes, o que Deus permitta, ou por qualquer outro motivo, por esse mestacto esta junta do supremo governo deverá logo remir e pôr em uso o mesmo poder, auctoridade e julicção que tem tido desde a sua original instituição até ra.

orto, paço episcôpal em junta, 4 de agosto de 1808. — guen-se as assignaturas do bispo presidente e deputados junta.)

### DOCUMENTO N.º 37-A

(Citado a pag. 460)

prespondencia do harão Von Decken, agente do governo inglez junto no do Porto, com o commandante do exercito britannico

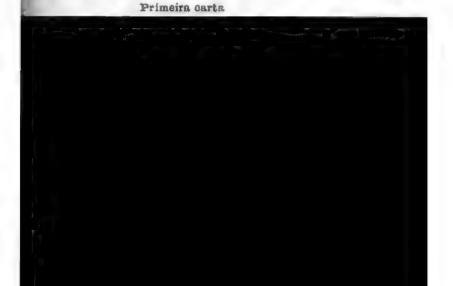

Respondi-lhe que não tinha recebido do meu goverto instrucção alguma sobre este ponto: mas reguer-lhe que insiderasse se não seria mau para a causa do seu sober inserepor o governo entre as mãos da regencia, a qual, por inseresse que tinha obrado debaixo da influencia dos frat inseresses, tinha perdido a contiança da nação, e se não seria inseres prudente conservar elle o governo até que fosse conhecimida a vontade do principe regente.

O bispo conveiu em que a regencia nomeada pelo prince regente não tinha a contiança do povo; que muitos dos se membros se tinham conduzido de modo a dar togar a se peitas de que eram amigos e partidistas dos francezes que em todo o caso todos os membros da regençia não peitam ser restabelecidos nos seus primeiros poderes; un receiava que as provincias da Extremadura, do Alemtejo dos Algarves não quizessem reconhecer a sua anctoridade se o governo inglez não interviesse.

Depois de uma longuissima conversação convein-se em que en informaria os nossos ministros de tudo o que o hispo me tinha participado; e para não perder tempo em esperar uma resposta, o hispo me pediu que vos communicasse isto. Desejava elle que vôs tivesseis a bondade de lhe escrever uma carta official, a fim de que exprimisseis o vosso desejo para que continuasse a conservar o governo até que fosse conhecida a vontade do seu soberano para a maior vantagem das operações das tropas inglezas e portuguezas debaixo do vosso commando.

O secretario do bispo, que nos servia de interprete, disse-me depois em particular que se o bispo deixasse o governo n'este momento, ou se associasse a homens que não tinham nem a estima, nem a affeição da nação, resultaria a major confusão.

Tomo a liberdade de acrescentar que, bem que o arcebispo me tenha dito o contrario, pareceu entretanto que se

enfadaria em que o governo permanecesse nas suas , se isto se podesse fazer por intermedio do nosso go-

enho a honra de ser, etc. = Frederico Von Decken, bribiro general.

#### Segunda carta

Porto, 22 de agosto de 1808.

Senhor: — Tereis recebido a minha carta secreta que tive soura de vos dirigir pelo brigadeiro general Stuard, de 18 s corrente, concernente à communicação que me foi feita or s. ex.\* o bispo do Porto, relativamente à resignar o gome entre as mãos do principe regente. Devo acrescentar que já vos escrevi sobre este ponto, que s. ex.\* o bispo regou hoje de avisar a v. ex.\* que no caso em que se esepasse que elle conservasse o governo até que se conheça densão do principe regente, elle não podia deixar o Porto, que a sêde do governo deveria necessariamente permanes u'esta cidade. O bispo julga do seu dever informar-vos esta circumstancia o mais cedo possivel, porque prevê a cidade de Lisboa será escolhida de preferencia para ella se estabelecer a sêde do governo logo que o exercito



cidade de Lisboa estará n'uma grande confusão durante dois mezes que seguirem à evacuação dos francezes

Tenho a houra de ser, etc. = Frederico Von Decken, l gadeiro general.

#### Terceira carta

Porto, 28 de agosto de 1808.

Senhor: - V. ex.3 deve ter já actualmente as minhas d las secretas de 18 e 22 do corrente, relativas ao gover actual d'este reino. S. ex. o bispo do Porto recebeu ultur mente os deputados da provincia do Alemtejo e do reino ( Algaryes. Uma parte da Extremadura, isto é, a cidad-Leiria está sujeita à sua auctoridade; e pode por con guinte dizer-se que todo o Portugal reconheceu a an l dade d'este governo, à testa do qual está posto o lisp Porto, sendo as unicas exceptuadas a cidade de Lisbo Setubal. Ainda que se possa attribuir a sua não submes à presença dos francezes, todavia o bispo està persuab que os habitantes de Lisboa recusação submetter-se ao verno do Porto, e que n'isto serão fortemente sustenti pelos membros da regencia estabelecida pelo princue. quaes desejam ardentemente recobrar a sua primeira suc ridade. Tomando as redeas do governo, o bispo submette se aos desejos do povo. Está certo de que não havia or meio de salvar a patria; mas não tendo algum interepessoal em vista, está prompto a resignar a auctoridade acceitou com repugnancia, desde que se convencer qui póde fazer sem prejuizo da causa do seu soberano, clançar o paiz em confusão.

Ha todo o logar para temer que os habitantes das de provincias do norte de Portugal não permittirão jamas bispo resignar a auctoridade para se submetter á antigo gencia. Estão orgulhosos por terem sido os primeros (pegaram em armas, e consideram-se como os libertado e salvadores do seu paiz. Os habitantes de Lisboa, tendo contrario aversão para o governo actual, seguir-se ha m

mente uma divisão de provincias, que excitará desordens riores se v. ex.º não intervier n'isto. Parece-me que o dior meio de reconciliar estes partidos oppostos seria non ao governo do Porto aquelles dos membros da rerota que pela sua conducta não teem trahido a confiança tovo.

tenho submettido esta idéa ao bispo, e não vê n'isto objecalguma, a não serdes vôs que a proponhaes. Por consenora en tomo a liberdade de vos prevenir que a difficulle acima mencionada seria removida em grande parte se a. quizesse fazer saber, depois da tomada de Lisboa, , ate que a vontade do principe regente seja conhecida, consideraes o governo estabelecido no Porto como govo legitimo, ajuntando-lhe quatro membros da anterior oncia, que me teem sido designados pelo bispo como ten-- mostrado ficis ao seu soberano e ao seu paiz: são es-D. Francisco de Noronha, Francisco da Cunha, o monno mor e o principal Castro. Estes membros devem ser tos a testa dos diversos ministerios, considerar o bispo 🗝 seu presidente e seguir as suas instrucções. Este proto tora tantas menos difficuldades, quanto que o presiale da antiga regencia, nomeado pelo principe, deixou rugal e está presentemente em França.

s confusão em que se acha Lisboa fornecerá um pretexto o fixar a séde do governo no Porto, para onde os indinos acima nomeados terão de se dirigir sem perda de opo e de se apresentar ao bispo. Independentemente daspos que tenho tido a honra de fazer saber a v. ex.ª na plaz carta de 22, e que tornam impossível que o bispo pe a catade do Porto, devo acrescentar que, segundo o en entendo, a maior parte dos habitantes de Lisboa en entendo, a maior parte dos habitantes de Lisboa en entendo, a maior parte dos habitantes de Lisboa en entendo, a maior parte dos habitantes de Lisboa en entendo, a maior parte dos habitantes de Lisboa en entendo, a maior parte dos habitantes de Lisboa en entendo, a maior parte dos habitantes de Lisboa en habitar Lisboa como uma praça militar, na qual é premua guarnição e um commandante inglez, todavia o po de offender o menos possível os sentimentos dos habitar la defender o menos possível os sentimentos dos habitar la defender o menos possível os sentimentos dos habitar la defender o menos possível os sentimentos dos habitar la defender o menos possível os sentimentos dos habitar la defender o menos possível os sentimentos dos habitar la defender o menos possível os sentimentos dos habitar la defender o menos possível os sentimentos dos habitar la defender o menos possível os sentimentos dos habitar la defender o menos possível os sentimentos dos habitar la defender o menos possível os sentimentos dos habitar la defender o menos possível os sentimentos dos habitar la defender o menos possível os sentimentos dos habitar la defender o menos possível os sentimentos dos habitar la defender o menos possível os sentimentos de la defender o menos possível o sentimentos de la defender o menos possível o de la defender o menos possível o de la defender o defender de la defender o menos possível o de la defender de la de

batantes the tax desept que vos conventra por também Liste a allumas troj as portuguezas com um commune da sua nación, o qual, a ada que interramente deband ordens do commandante in zev, poderá dirigor a policio dade, ou ao menos ser encurregado de fazer execuque a tal respedo conver ordenar ao governador inglia.

Se y ex "approva esta proposição, o hispo pensa que actualmente se acham no exercito portuguez, o hot mais proprio para o desempenho d esta commissão, a como para organesar a forca mel tar da provincia da Extredura. O hispo esta plenamente convencido de que o governo das fropas ingo espera elle que o nosso governo deixara em Portuga, pois da derrota dos francezes, um corpo de seis indibomaté que as tropas portuguezas estejam sufficientement gamisadas e disciplinadas para protegerem o seu propix verno.

Tenho a bonra de ser de s. ex.2, bumilissimo e obedservo. -- Frederico Von Decken, brigadeiro general.

#### DOCUMENTO N.º 38

Citado a pag 461

Proclamação do tenente general Hen Daleymple à nação portuginstallando a regenera que devia governar o reino

O hom successo com que o Ommpotente se dignon a coar as armas britannicas tem feito chegar o momento que é do meu dever dirigir as minhas vozes aos fiets e habitantes d'este paiz. Com impaciencia une aprovento à opportunidade para socegar os animes dos tanidos, par primir os designios dos mal intencionados (se alguns a restam), e para segurar a toda a nação de que os est do exercito britannico debaixo do meu commando não outro fim que o de segurar a prosperidade dos habit

Portugal pelo restabelecimento d'aquelle governo, que tanto tempo e tão gloriosamente o dirigiu, e cuja restilo sem duvida ha de ser bem recebida pela voz unanime un povo teal.

presença de um exercito inimigo em posse da capital, rahor dos principaes recursos do reino, tinha de algum de privado os muito estimaveis e leaes vassallos de Portal dos meios de livrar a sua patria. Fizeram-se todavia forças patrioticos não obstante esta desvantagem, e o estato nacional se manifeston de uma maneira tão decidida na hourosa.

os esforços que se fizeram em varias provincias do reino requearam o caminho á restauração da monarchia.

No obstante, porém, a sua energia, juntando e fazendo ascar uma força armada para o hyramento da capital, foi pressario o auxilio do antigo e fiel alliado de Portugal para a esta acção um exito prompto e feliz. O ardente interese de sua magestade britamica na conservação do seu lado, e a energia que sempre tem distinguido o caracter manico, conduzin em pouco tempo um poderoso exercito costas de Portugai.

Aquella parte do exercito portuguez, a quem as circumluncas tocaes permitham unir-se com o britannico, emtanto o resto fazia uma poderosa diversão, occasionou medas reciprocas para a destruição do inimigo commum. Os esos d'esta força foram assignalados por victorias, e a apulsão do munigo abriu a estrada ao restabelecimento da poarcha portugueza, o mais fisonjeiro dever que o seu berano podia commetter ao commandante britannico.

Neidormas vistas de interesse ou agradecimento nacional la tera imputar-se à liberal política da Gran-Bretanha, que el aos principios da honra e da hoa fê, que sempre dirigina sua conducta, vé nos successos que presentemente se legivam em Portugal os felizes meios para restabelecer a hom, e para restatuir ao soberano e sen povo os seus legimos direitos.

tara execução d estas vistas, como commandante das for-

ças britanmeas, preencherei do melhor modo possivel as tenções de el-rei meu amo e senhor, e promoverei con maior efficacia os interesses de Portugal, restituindo exercício de sua auctoridade aquella corporação em que alteza real o principe regente julgou capaz de delegar o der soberano quando preservou a real dignidade dos notos de um implacavel inimigo e firmou a soberania dos se dominios alem do Atlantico.

Um tidalgo respettavel, membro da corporação a que sua alteza real entregou o seu poder, foi infelizmente renvido d'este reino pela auctoridade e artificios do seu immo de tal sorte que n'este critico periodo se acha o remoja vado dos seus serviços, ao mesmo tempo que outros des membros, parecendo suspeitos de adhesão aos interesdos francezes, por haverem entrado no seu governo. E tornado impossível na presente occasião o seu restabel mento no governo de sua alteza real.

Portanto, todas as pessoas distinctas abaixo mencionada membros da regencia nomeada por sua alteza real o pr cipe regente, e que não contrahiram similhante impomento, são chamadas para apparecer em Lisboa, a tun l tomarem sobre si a administração do governo até ao tem em que a vontade de sua alteza real for mais plename conhecida; a saber: o conde de Castro Marim, montero o do reino, do conselho de sua alteza real e tenente gendos seus exercitos: D. Francisco Xavier de Noronbaconselho de sua alteza real, gran-cruz da ordem de S. D go, presidente da mesa da consciencia e tenente generaseus exercitos: Francisco da Cunha e Menezes, do cosde sua alteza real e tenente general dos seus exercitos: 🟃 Antonio Salter de Mendonça, desembargador do paço e p curador da coróa: D. Miguel Pereira Forjaz Continho conselho de sua alteza real e brigadeiro dos seus exci-

Todas as jurisdicções subalternas, os tribunaes e autodades constituidas e legaes do reino, e toda a qual de pessoa prestarão reconhecimento e plena sujeição a cigoverno.

Como commandante das forças britannicas, o meu principal e mais orgente dever é o de manter a auctoridade do governo assim estabelecido, a fim de segurar a tranquillidade e subsistencia d'esta capital, e animar o restabelecimento da anterior prosperidade d'este reino.

Conseguidos estes objectos, cujo alcance só póde ser relardado por intriga ou por perversas intenções, deixará de ser necessaria a influencia de uma força militar: mas emquanto se não conseguem, tomaremos as mais rigorosas e entrates medidas para manter a paz e hoa ordem no reino; e contra todos aquelles que intentarem perturbar qualquer parte d'elle procederemos com a maior severidade.

Dada no quartel general do exercito britannico, no sitio de Praias, em 18 de setembro de 1808. - H. Dalrymple, termente general e commandante das forças britannicas em Portugal.

### DOCUMENTO N.º 39

(Citado a pag. 464)

Carta de servilismo e adulação dirigida ao imperador dos francezes pelo bispo do Porto, D. Antonio José de Castro

Sire: — A deputação portugueza junto da pessoa sagrada de vossa magestade imperial e real acaba de transmittir a sus concidadãos uma carta que preenche dignamente o objecto da missão, porém que não augmentou a confiança sem limites, que depois de muito tempo eu trazia calculada com a grandeza e elemencia incomparavel de vossa magestade imperial e real. Assim que as tropas francezas entraram n'este reino, minha voz pastoral aquietou publicamente mens dioresanos e garantiu sua segurança, lembrando-lhes que uma nação pouco extensa, e alem d'isso docil e submissa as leis, não offerecia outra gloria ao grande Napoleão mais do que a gloria de a fazer feliz.

Por esta pratica antecipei eu as seguranças de que foram

The state of the s

A polica constito decena de justo segan co sua destuno e indicatamente di rua di altratur as vistas menjas-ervas del nueva magneta le ingental e nea.

En reger a Dens Novo Senter que haja em sua santa quanda a pessoa sourada de ressa magestade universal e real.

Porto, 22 de maio de 1808. — Antonia, Bispo do Porto.

#### DOCUMENTO N.º 39-A

it made a pag. 462.

### tarta da junta de S. Thiago de Cacem á regencia do reino de Portugal

Sr. presidente: — Os deputados que compõem a junta de S. Thago de Cacem, da provincia de Ourique, teem a honra de ser talvez os primeiros que se approximam a presença de vossa alteza e da serenissima casa de Bragança.

Assim que se soube a esta villa de que os ficis e zelosos vassallos do reino do Algarve tinham proclamado o nosso soberano, nos fomos promptissimos em continuar a mesma proclamação, que sempre se conservára indelevel em nossos

coes, e procedemos a levantar a villa contra o infame juntando-nos com os logares vizinhos de Grandola e s. onde atacámos o governador francez, que mandámos sa para Gibraltar, arvorando desde aquelle momento o melarte real na villa de Alcacer do Sal.

pesde 27 de junho, que nos pozemos debaixo da auctoride da regencia, os nossos corações, em um transporte de ana, se encheram de tat fortaleza, que nos temos sempre posto ate à ultima gota de sangue, fazendo frente ao inições em Comporta, onde soffremos da sua parte repetidos semes, havendo-se intrincheirado com todas as munições poetra do castello de Setubal.

tomesmo tempo, para evitar a anarchia, nos submettemos ocenera da cidade de Beja, que se intítulou suprema, em que de vossa alteza, e assim continuámos até fer noticia esta de que a capital estava restituida á real e legitima autodade, e portanto esperamos as ordens que vossa alteza eservado transmittir-nos.

Thiago de Cacem, 8 de setembro de 1808. = Carlos de Souso, secretario.

#### Resposta da regencia à sobredita carta

O patriotismo e admiraveis esforços das provincias de congat e do reino do Algarve, com a assistencia das tro- de sua magestade britannica, e visivelmente abençoadas potegidas pela Divina Providencia, expelliram as tropas occezas, e ao mesmo tempo removeram o despotismo com e elfas impediam o exercicio d'aquelle governo, que o occupe regente nosso senhor estabeleccu por um decreto ostrucções de 26 de novembro passado.

Os governadores. Francisco da Cunha e Menezes e D. Franco Navier de Noronha, com assistencia do secretario João abono Salter de Mendonça, que se achavam sem impedinto, chamaram para a regencia o conde monteiro mór e Menel Pereira Forjaz, como substitutos do governador cente o marquez de Abrantes, e do secretario conde de The second secon

THE WAS ALL THE THE THE PARTY OF THE PARTY O

E MED 2 MELLO DE TOLUME DE CONTROLES DE LA CON

Latera, 21 or which is to the = Job Anterior State

& Mand and

# INCUMENTO N. 2-B

Carta dirigida ao primripe regente pelos governadores do reino partiripando-lhe a sua remasta-lação e as mais occorrencias figadas com similhante successo

sendor: — Prostrado sos pes de vosa altera real lega mes com o maior jubilo, contentamendo e respeito a real mão de vosa altera, não so pedo feliz encesso da viagem de vosa altera real com as mais pessoas reaes, que nos dava unh sustos e cuidados, mas também pela feliz restantação do suave governo de vossa altera real, por que tanto inspiravamos, e sempre suspirariamos, anda que o governo intrinu não fosse tão abominavel e execrando; tendo nos ignalmente a consolação de segurar a vossa altera real que estes fieis sentimentos são geraes entre todos os povos d estes remos.

Todas as noticias que temos do principio e progressos da dita restauração são as que constam das informações n.º 1, º as mais se porão na real presença de vossa alteza real logo que forem chegando, para que vossa alteza real seja plenamente informado de tudo pelas auctoridades respectivas, ainda que possam ter algum desconto os serviços proprios que cada um representa sem a prova competente.

Combinados os movimentos do exercito inglez, commandado pelo general Wellesley, e portuguez commandado pelo general Bernardim Freire de Andrade, que a junta provisional do Porto convocon de Coimbra, para onde se tinha refugiado de pois de dar baixa, com o brigadeiro Nuno Freire de Andrade, seu irmão, e D. Miguel Pereira Forjaz, seu primo, foi atacado o exercito inglez pelos francezes, commandados pelo general Junot no Vimeiro a 21 de agosto, mas em poucas livoras ficaram estes derrotados, de sorte que fugiu o general Junot, e se fossem seguidos todos ficariam prisioneiros.

No dia seguinte obteve o dito Junot um armisticio tão vant aposo, que appareceu n'esta capital a 23 como vencedor, • le-z depois com a sua auctoridade as espoliações que lhe par eceram. Entrou em negociação com os inglezes, e conseguiti a faculdade de evacuar com as suas tropas, bagagens, caixa in litar e outras prerogativas por uma convenção que se raldicon a 30, continuando a governar com o mesmo des-Pilsmo até 15 de setembro, em que embarcou. N'este mesmo da 13 firmou-se a bandeira de vossa alteza real no castello de S. Jorge, com as maiores demonstrações de alegria que nunca honye n esta capital, e só se repetirão com a mudo desejada presença de vossa alteza real, tendo-se posto a mesma bandeira dias antes nas fortalezas da barra e entrada, que amda conservam generaes e guarnicões inglezas, da mesma sorte que o dito castello e as praças de Elvas e Almeida.

A mesma convenção foi executada sem participação alguma a este governo até 2 do corrente, em que nos foi remettida com a carta n.º 2. Por ella soubemos as suas condições, (ão vergonhosas para nos e mesmo para os inglezes, como prejudiciaes à causa commum, sem haver ao mé com as pessoas da deputação (n.º 3), e tropas que zes fizeram passar d'este remo ao de Franca. As l blicas de Inglaterra clamam contra a referida con o general Dalrymple, que a ratificou, foi chamado a succedendo-lhe no commando em chefe o general O dito general Dalrymple, pela proclamação de f tembro (n.º 4), excluin do governo ao principal Cas dro de Mello Brevner e o secretario conde de Sanna suspeitos por haverem entrado no governo france por isso contra si a opinião publica e a exclusiva provisional de Porto, e convidou os mais nomeados ( alteza real, que consideron desimpedidos para o mas com as clausulas, que custaram muito a ficar en do, de ser nomeado o bispo do Porto, e participa elle general as nomeações antes de se publicarem. I do decreto e instrucções de 26 de novembro de 180 nomeados o dito bispo do Porto e o marquez das 19 do sobredito mez de setembro no palacio da m hoje denominado do governo, passando-se ordens d de participação e agradecimento aos tribunaes e má ridades, na conformidade da copia n.º 5. Estando dente do real erario, Luiz de Vasconcellos e Sonsi sibilitado na forma do dito decreto, e o seu substitu de Mello Breyner com o dito impedimento, e send sario fazer prompta escolha de pessoa de reconhe rito e capaz de assiduas applicações e fadigas que as críticas circumstancias em que nos achámos, foi gado do mesmo crario Cypriano Ribeiro Freire poi II.º 6.

Dividiram-se as repartições entre os dois secreta evitar confusões, e fazer-se o serviço com a nece

Era irmão do bispo do Porto, D. Antonio Jose de Cartilhos do conde de Rezende, sendo o dito D. Antonio não era por effeito d'este seu parentesco que elle querta conserverno o referido principal, não obstante ter elle servido emprego dos francezes.

ide, e ficaram pertencendo as secretarias d'estado pocios do reino e fazenda com as suas dependencias Aptonio Salter de Mendonca, e as mais a D. Miguel Fortaz. E porque passados dias este representou trabatho da organisação do exercito o impossibilitava har dos negocios estrangeiros, de que se tinha escu-Francisco da Cunha e Menezes pelas suas molestias, omeado para elles o mesmo Cypriano Ribeiro Freire largas experiencias que tem dos mesmos negocios na o do decreto n.º 7, ficando assim dentro do governo, e consequencia com mais facilidade para representar sowal erario tudo o que melhor convier ao real serviço. anos accões de gracas na patriarchal com pontifical e wam pelo feliz restabelecimento de vossa alteza real 3). Foram avisados os generaes dos nossos exercitos, mandantes de corpos d'elles e estados majores para astrem como mais um testemunho publico da estimação do natriotismo e lealdade (n.º 9). N'essa mesma occasião caram-se os despachos que pareceram indispensaveis, me se seguiram outros (n.º 10), alem das distincções didas pelo decreto n.º 11, e esperam-se informações alnaes sobre os merecimentos dos mais, para se fazer a e contentar os ditos exercitos, muito desgostosos por deixarem entrar n'esta cidade com o receio de desornelo furor com que elles vinham animados contra os ezes e todos os que suppunham seus sequazes.

primão publica também abomina todos os que considera das dos francezes, e argue o governo de frouxidão não fazer castigar severamente os mesmos partidistas; como não se deve proceder sem a devida circumspecção, comeado juiz da inconfidencia o desembargador Antomo e Ribeiro pelo decreto n.º 12, para averignar os verdados culpados, que logo serão punidos na conformidade leis. E porque representon a fugida do conde da Ega a sua familia, e a do coronel Novion para o inimigo porum. mandon-se proceder a sequestro em seus bens.

Is palactos reaes ficaram com muitas damnificações to a sua familia de a como muitas damnificações to a sua familia de a como muitas damnificações to a sua familia de a como muitas damnificações to a sua familia de a como muitas damnificações to a sua familia de a como muitas damnificações to a sua familia de a como muitas damnificações to a sua familia de a como muitas damnificações to a como muitas damnificações da como muitas damnificações da como muitas da co

(n.º 13); mas a livraria do paço da Ajuda conserva-se (todos os sens papeis, ainda os mais secretos, sem a nor diminuição on ruina. Do deposito publico se esta 1.000:000:000:000 réis, de que só restituiram 80:000:000 pela junta das reclamações (n.º 14). As alterações e o estreal do erario se declaram no balanço (n.º 15). Das prompouco ou nenhum soccorro pecumario póde esperar-se, que se téem consumido com a nossa regeneração não se decimas, imposições e todas as mais rendas da coróa. Cambem os donativos e emprestimos com que se tem estado os povos, e de que ainda não ha a devida informações.

Todo o reino foi desarmado. Os arsenaes do exertivo marinha estavam despojados. O exercito interramente quilado, sendo levados a França debaixo do commando marquez de Alorna os corpos de cavallaria, infanteria e tilheria que d'elle se escolheram. E ainda que a junta Porto mandon organisar os treze regimentos das provado norte com soldados que tinham dado baixa desde ten officiaes antigos, creon quatro batalhões de caçadores e la mou as milicias das ditas provincias, uma grande parte de tas forças está inutil por falta de armamento. Os argola andam infestando os nossos mares, e já apresaram alguedas nossas embarcações sobre estas costas.

Já se entrou na organisação do exercito com as provede cias (n.º 16). Excitou-se a lealdade dos ficis vassallos of donativos com o decreto n.º 17, e como sobre a duemo do excessivo soldo promettido e pago pela junta do bolhouve na dita cidade descontentamentos que podem funestas consequencias, aproveitando-se os malevoles ambiciosos da effervescencia do povo (n.º 18), mando continuar por ora esse mesmo soldo exorbitante.

Tambem se mandaram apromptar a nau Vasco da Gosas fragatas Carlota e Fenix, e o bergantim Garroto, o mandados pelo capitão de mar e guerra James Scarco (que sáem com a fragata Andorinha, que leva estes de chos), para obrigar os argelinos a recolherem-se ao Meterraneo, depois de pedir-se ao almirante Cotton a protectivo.

Je que se escusou, sendo esta a rasão por que estes despa-

Para tudo faltam os meios necessarios. Por isso dirigiu-se ministro plempotenciario de vossa alteza real em Londres. D. Domingos Antonio de Sousa Coutinho, o officio n.º 20. recommendando-se-lhe que depois de dar os devidos agradecimentos a sua magestade britannica pelo auxilio das suas valorosas tropas, solicitasse soccorros de armamentos dinheiro, e ordens para os commandantes das esquadras inglezas protegerem o nosso commercio e costas, solicitando mesmo tempo, se fosse possível, paz com a regencia de Argel ou um armisticio.

Fallecen o marquez de Vagos. O governo francez tinha contrarregado o governo das armas da corte e provincia da Extremadura ao marquez de Alorna antes de passar a Franco. e agora foi encarregado do mesmo governo D. Antonio Soures de Noronha. Tambem falleceu o cardeal patriarcha t. O tenente general encarregado do governo das armas do Alemtejo, Francisco de Paula Leite, deu conta do estado militar, político e economico das finanças das tropas da dita monera nas memoria n.º 21, e é certo que agora já os castrollianos evacuaram toda a provincia, e as duas praças de Josepomenha e Marvão, que ainda retinham.

Do almirante Cotton se receben a participação (n.º 22) do trimulto acontecido no Porto por occasião das tropas frances vindas de Almeida, que ali iam embarcar. Deram-se sotores este caso as providencias que constam da ordem (n.º 23) Dedida ao tenente general Bernardim Freire de Andrade; Delas ultimas noticias recebidas (n.º 24), e pelas que recebe o general em chefe Burrard, consta estar já apaziguado.

Ao rei de Marrocos démos parte da feliz restauração do crino de vossa alteza real, requerendo a concessão para Doderem exportar dos seus dominios gados e trigos para reino, na forma que consta da carta n.º 25.

O marquez tatteceu no dia 6 de janeiro, e o patriarcha no dia 12

Querendo-se evitar o prejuizo que resultava da grasquantidade de moeda estrangeira que girava no reino, renovou a sabia disposição da lei de 20 de outubro de 17 n.º 26); mas tendo representado o commandante em clado exercito britannico os embaraços que se segunam á tropa da repentina execução d'esta lei, se fez o alvará n.º com o qual fica cessando aquelle inconveniente.

Finalmente juntamos aqui, debaixo do n.º 28. os map que nos téem chegado até hoje do estado actual do exercide vossa alteza real n'estes reinos, e igualmente a relación.º 29) dos mais despachos militares que se téem feito entre elles foi nomeado inspector das officinas dos arsenereaes do exercito e deputado da junta da fazenda dos mos, com a patente de coronel, Manuel Ribeiro de Arantenente coronel de artilheria e director do arsenal da cid: do Porto.

Pareceu conveniente que os cavallos dos regimentos cavallaria ficassem por conta da real fazenda, por este o unico meio de se conservar em bom pé, e da pecção d'esta arma tornou a ser encarregado o barão Carové.

O conde monteiro mór só veiu ao governo uma unica ve. por causa das suas molestias, de que vae convalescend e o bispo do Porto ainda não chegon da dita cidade pa nos ajudar no mesmo governo.

Mas todas as providencias referidas n'esta carta ficaractinuteis, e sem o fructo desejado, se vossa alteza real não for servido approval-as, ou emendal-as na parte que for necessaria, ou não der as ordens que forem mais do sen real agrado.

O secretario João Antonio Salter de Mendonça descobrin ha poucos dias o segredo de ter tido a honra de dar a vossa alteza real conta da execução das suas reaes ordens a respeito do governo até 4 de fevereiro, em que foi supprimido pela força armada, sendo feita a mesma conta no dito dia, dirigida ao secretario d'estado visconde de Anadia, e entregue ao bacharel nomeado onvidor de Macau com todas as ra tilelas e receio tal, que não deixou copia, e por esta rasão a ã o póde agora repetil-a por segunda via.

Amuito alta e poderosa pessoa de vossa alteza real guarde Les muitos annos, como desejámos e havemos mister.

Listoa, no palacio do governo, em 18 de outubro de 1868. - Marquez das Minas = Francisco da Cunha e Menezes - D. Francisco Navier de Novonha = Cypriano Ribeiro France - João Antonio Salter de Mendonça - D. Miguel Pereira Forjaz.

## DOCUMENTO N.º 40

(Citado a pag. 576)

# Edital declarando os portos do Brazil abertos ao commercio estrangeiro

O desembargador presidente e deputados da mesa da inspecção da agricultura e commercio d'esta capitania fazetu saber que o ill. To e ex. To sr. governador e capitão general d'esta capitania da Bahia dirigiu a esta mesa carta de officio na data de 29 do corrente, participando a graça de sua alteza real o principe regente nosso senhor, a beneficio da agricultura e commercio do estado do Brazil, cujos teores são os seguintes:

Pela carta regia da copia junta, que honve por bem dirigir-me o principe regente nosso senhor, será presente a v. m. m a benefica resolução do mesmo senhor sobre a importação e exportação dos generos e navegação fivre dos vasos de commercio, para que v. m. m a façam publicar aos pegocantes d'esta praça, a fim de que, na intelligencia do que nella se contém, regulem as suas especulações e obrem o que for mais vantajoso e conveniente a seus interesses, ficando sem effeito, em virtude da dita regia determinação, o embargo em que se achavam os navios de commercio, que praticadas todas as mais formalidades do estylo, que em

nada se alteram, podem seguir viagem para os pomais os interessem.

«Deus guarde a v. m. 64 Bahia, 29 de janeiro de Conde da Ponte. — Srs. desembargador presidente tados da mesa da inspecção d'esta cidade.»

#### Carta regia acima alludida

Conde da Ponte, do meu conselho, governador tão general da capitania da Bahia. Amigo: Eu o regente vos envio muito saudar, como aquelle qua Attendendo à representação que fizestes subir à mo presença sobre se achar interrompido e suspenso mercio d'esta capitania, com grave prejuizo dos masallos e da minha real fazenda, em rasão das critico blicas circumstancias da Europa, e querendo dar se importante objecto alguma providencia prompta e melhorar o progresso de taes damnos: sou servido interina e provisoriamente, emquanto não consolido toma geral que effectivamente regule similhantes no seguinte:

- 1.º Que sejam admissiveis nas alfandegas do Bra e quaesquer generos, fazendas e mercadorias, tra dos em navios estrangeiros das potencias que se co em paz e harmonia com a munha real coróa ou e dos meus vassallos, pagando por entradas 24 por saber: 20 de direitos grossos e 4 do donativo já es do, regulando-se a cobrança d'estes direitos pelas paforamentos por que até ao presente se regulam o das ditas alfandegas, ficando os vinhos, aguardente tes doces, que se denominam molhados, pagando dos direitos que até agora n'ellas satisfaziam.
- 2.º Que não só os meus vassallos, mas tambem e ditos estrangeiros, possam exportar para os portos lhes parecer, a beneficio do commercio e agricultanto desejo promover, todos e quaesquer general

cções coloniaes, à excepção do pau Brazil e outros notomente estancados, pagando por saida os mesmos direitos estabelecidos nas referidas capitanias, ficando entretanto mo em suspenso e sem vigor tedas as leis, cartas regias outras ordens que até aqui prohibiam n'este estado do razil o reciproco commercio e navegação entre os meus ssallos e os estrangeiros. O que tudo assim fareis exentar com o zêlo e actividade que de vés espero.

Escripta na Bahia, aos 28 de janeiro de 1808. — Principe. Compra-se e registe-se, e passem-se as ordens necessatas. Bahia, 29 de janeiro de 1808. — Conde da Ponte. — Secretario, Fruncisco Elesbão Pires de Carvalho e Albupreçue. — E para que chegue á noticia de todos se mandaum aflixar editaes nos logares do estylo. — Bahia, 30 de japre de 1808.

## DOCUMENTO N.º 41

(Citado a pag. 579)

Decrete concedende algum favor ao commercio e navegação de portuguezes nos portos do Brazil

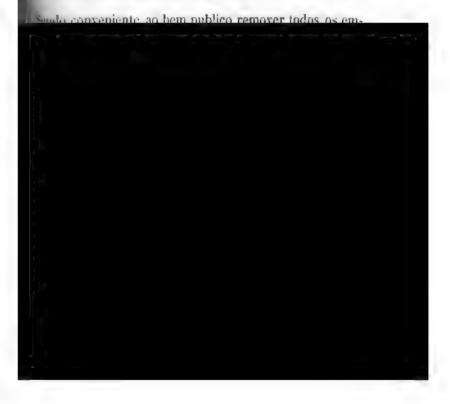

nios: sou servido ordenar que todas as fazendas e dorias, que forem proprias dos meus vassallos, ed conta carregadas em embarcações nacionaes e entrai alfandegas do Brazil, paguem de direito por entrada cento sómente, e os generos que se denominam mo paguem menos a terça parte do que se acha estabderogada n'esta parte a disposição da carta regia de janeiro passado, ficando em seu vigor em tudo o mais todas as mercadorias que os meus vassallos assim o rem para as reexportar para reinos e dominios esti ros, declarando-o por esta maneira nas alfandegas. 4 por cento sómente de baldeação, passando-as depo embarcações nacionaes ou estrangeiras que se desti a portos estrangeiros, o que tudo só terá logar nas a gas d'esta corte, Bahia, Pernambuco, Maranhão e V n'ellas haverà a maior fiscalisação. E acontecendo 1 alguma tomadia de fazendas desviadas d'aquelle d serão apprehendidas e julgadas com outro tanto do se a bem do denunciante e dos que as apprehenderem, p do alvará de 5 de janeiro de 1785.

O presidente do men real eracio o tenha assim en e mande expedir as ordens necessarias. Palacio da Janeiro, em 11 de junho de 1808. = (Com a rabrica ( cipe regente nosso senhor.)

## DOCUMENTO N.º 42

(Citado a pag. 580)

# Decreto relativo ao estabelecimento de todos os generide manufactura no Brazil

Eu o principe regente faço saber aos que o presvará virem, que desejando promover e adiantar a nacional, e sendo um dos mananciaes d'ellas as maras e a industria, que multiplicam, melhoram e dão p

is generos e productos da agricultura e das artes, e entam a população, dando que fazer a muitos braços e cendo meios de subsistencia a muitos dos meus vassalque por falta d'elles se entregariam aos vicios da ociosi-**E:** e convindo remover todos os obstaculos que podem ilisar e frustrar tão valiosos proveitos: sou servido aborevogar toda e qualquer prohibição que haja a este resin no estado do Brazil e nos meus dominios ultramarinos, denar que d'aqui em diante seja licito a qualquer dos is vassallos, qualquer que seja o paiz em que habitem, ibelecer todo o genero de manufacturas, sem exceptuar uma, fazendo os seus trabalhos em pequeno ou em grancomo entenderem que mais lhes convem, para o que l por bem derogar o alvará de 5 de janeiro de 1785, e iesquer leis ou ordens que o contrario decidam, como se ilas fizesse expressa e individual menção, sem embargo lei em contrario.

cho que mando ao presidente do meu real erario, goverores e capitães generaes e mais governadores do estado brazil e dominios ultramarinos, e a todos os ministros justiça e mais pessoas a quem o conhecimento d'este tencer, cumpram e guardem e façam inteiramente cumce guardar este meu alvará como n'elle se contém, sem targo de quaesquer leis ou disposições em contrario, as



annunciar, e do qual o verdadeiro caracter deve sera a mim, o do estabelecimento de uma monarchia no la não o da emigração de uma côrte de Lisboa.

Perguntaes-me vos o que sobre isto penso. Já vos rem poncas palavras, porque se o fim que a referida e propõe é o de erigir o Brazil em monarchia indepentablemana, o projecto parece-me tão vasto e tão degra grande principe, quanto é certa a execução e quas simples os meios de o conseguir. Se pelo contrario e tam só ao desejo de se pôrem ao abrigo durante un pestade momentanea, se não téem outro objecto sense subtrabirem ao resentimento de Buonaparte, esta não é senão uma consequencia ordinaria de iguaes (stancias: não é senão, para encurtar palavras, uma u das duas fugidas que fez o rei de Napoles da sua es não se pôde em tal caso esperar senão o mesmo res a saber: o desmembramento do remo, o aviltamento parte do povo e o descontentamento da outra.

Mas a reputação da casa de Bragança, o caracter o lução que se quiz dar a esta medida, o que havia de nente no mesmo espectaculo do embarque, tudo fin annuncia vistas mais vastas, fazendo esperar que principe olhe a perda dos seus palacios de Lisboa mesma indifferença com que os seus antepassados o confiscação dos seus bens em Hespanha, porque emfitugal, com todas as suas dependencias em forma de co que é de facto a par da unica monarchia da Americadional senão um senhorio da Hespanha comparado a perio?

Mas não basta só sentir esta verdade; é necessar bem fazel-a sentir aos outros; é preciso, sobretudo, nhar n'isto os habitantes do Brazil, manejando o se proprio, tanto quanto os seus interesses, a fim de f causa commum com o seu principe; são elles os que um perfeito conhecimento do paiz, devem indicar e de ganhar os corações, e e ainda a elles que é presfiar os detalhes de todos os projectos. Para que podem, portanto, servir as ideas de um estrangeiro como eu?

Mas, pois que vos as pedis, eil-as aqui nuas e cruas. Peçe-vos, portanto, que acrediteis que e com a esperança de que vos me dareis as informações sobre estes objectos interessantes, e não com a louca pretensão de que possa dizer alguma cousa que valha, que eu me atrevo a obedecer-vos:

- 1.º A mudança de titulo de soberano, sem renunciar ao de rei de Portugal, não marcará isto a nova importancia que acaba de adquirir o Brazil por esta nova revolução? Não annunciará isto por uma feliz maneira a resolução da côrte, de tixar lá a sua capital? A escolha do título seria um pouco difficil: aquelle de imperador reune as duas vautagens de ser muito á moda, se assim me atrevo a dizel-o, e de dar a Dreferencia ao Brazil sem offender o amor proprio dos portuguezes. Deve-se, todavia, convir que isto exige um systema de política emprehendedor, uma actividade extraordinaria para o sustentar, sobretudo n'um paiz onde o fausto e a Pompa trariam necessariamente comsigo a perda do imperio.
- 2.º É preciso estabelecer um systema de commercio exterior; mas como isto não tardará em encetar a discussão oflicial das relações commerciaes que devem subsistir entre os ministros e não aos particulares o entreter-vos com este objecto. É sufficiente notar os interesses dos dois paizes año os mesmos; que não verá sacrificio por uma e outra parte que de facto não dois lados senão beneficios a recolher. As leis mais necesarias às precisões do novo reino só são, segundo me para aquellas que exigiria para animar o commercio do seu para a ministerio illustrado. Resta saber se o ministerio illustrado insistirá sobre as feitorias e privilegios sem recipidade, e paquetes sem visita da Inglaterra, á qual os reis

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Parece aqui referir-se á Inglaterra e Brazil.

de Portugal e da Hespanha teriam confiado a perm dictar um tratado com as suas colonias <sup>1</sup>. A discrica pede de descuvolver as mudias ideas, ainda que c crer, e creio com effeito, que todo o inglez, e se todo o ministro, pensa como en o tenho exposto aci

3.º Será necessario empregar, tanto quanto for t os brazileiros na alta administração, não sendo preci nos empregos subalternos. Acha-se porventura m leiro com talento para os negocios? Deve-se emadiantal-o na sua carreira, e leval-o quanto antes l parte no conselho. Se não houver pessoa que pelas zes possa illustrar um ministerio, havel-a-ha pelo m classe que pelo seu nascimento, pela sua fortuna e l probidade em nada absolutamente o deshonre. De f grandes proprietarios do Brazil deverão gosar de consideração que lhes possam assegurar as dignid titulos, as ordens e todos os beneficios da córte. A a politica e a experiencia prescrevem igualmente é tema; e a corte de Palermo, que adoptou desgraçad desde a sua emigração de Napoles um systema oppo bem cedo recolher o triste fructo de uma parcialidad e de uma desconfiança deslocada.

4.º Para bem identificar os interesses da nobreza povo com os do monarcha, é claro que a lei, tanto favor, devem assegurar aos primeiros a sua considerestado. Resulta, pois, ser preciso lançar, por assimisemente de uma constituição, e preparar de longe for das por meio das quaes se possa chegar a isto sen os direitos do soberano e sem comprometter a tradade do estado. O certo é que as circumstancias se a isto de uma maneira maravilhosa, porque as possegoverno parecem exigir por outros motivos as med por escolha se teriam tomado para insensivelmente rem a isto, e pela mais segura via. Vos convircis quaes de todas as economias que a córte possa fazer. presente de constituição de

<sup>1</sup> Eis a indicação do ominoso tratado de 1810.

s districtos que se achavam estabelecidos no paiz? r as vistas ulteriores, não será esta a unica fonte lossam ir buscar os conhecimentos que porão o ociue em estado de estabelecer um bom systema as no seu paiz? A prudencia exige, comtudo, que kão de deputados se faca com o menor estrepito É preciso remover todo o titulo ou denominação a inspirar pretensões perigosas ou aanunciar uma de reconhecida. O nome de côrtes, ou aquelle de a. de parlamento ou mesmo de estados, poderia a os espíritos de uma maneira pouco conveniente instancias, e far-se-ia melhor, segundo o men paretranguido-se áquelle de deputados, ou mesmo às depes de que possam já gosar os membros que hão de esta assembléa: quero dizer, que no caso em que s bispos e os corregedores que se reunam, que se à a todos simplesmente bispos e corregedores. Para nesmo o inconveniente de uma eleição extraordinao prudente chamar à assembléa como deputados os nos de certos empregos, como, por exemplo, o chefe 🤛 de cada municipalidade. Dever-se-ha ter todo o 🕞 grande circumspecção na escolha do ministro que communicar com estes deputados. Precisa ter muita ia, muitas luzes e muita docura. Será a sua incumdepois de se ter verificado pelas suas relações pardos sentimentos dos individuos, de induzir estes de Portugal e da Hespanha terram confiado a permissão dictar um tratado com as suas colonias! A discreção me i x pede de desenvolver as minhas ideas, anida que eu esti 1 1 crer, e creto com effeito, que todo o inglez, e sobreta a todo o inmistro, pensa como eu o tenho exposto acima.

3.º Sera necessario empregar, fanto quanto for possivos brazileiros na alta administração, não sendo preciso telnos empregos subalternos. Acha-se porventura um brato leiro com talento para os negocios? Deve-se em tal cz adiantal-o na sua carregra, e leval-o quanto antes a ton parte no conselho. Se não houver pessoa que pelas suas zes possa illustrar um munisterio, havel-a-ha pelo menos classe que pelo seu nascimento, pela sua fortuna e pela probidade em nada absolutamente o deshoure. De resto, grandes proprietarios do Brazil deverão gosar de toda consideração que lhes possam assegurar as dignidades, titulos, as ordens e todos os beneficios da córte. A justo a politica e a experiencia prescrevem igualmente este s' tema; e a côrte de Palermo, que adoptou desgraçadamen desde a sua emigração de Napoles um systema opposto. V bem cedo recolher o triste fructo de uma parcialidade odo e de uma descontiança deslocada.

4.º Para bem identificar os interesses da nobreza e os povo com os do monarcha, é claro que a lei, tanto comfavor, devem assegurar aos primeiros a sua consideração estado. Resulta, pois, ser preciso lançar, por assim dizesemente de uma constituição, e preparar de longe as nudas por meio das quaes se possa chegar a isto sem invos direitos do soberano e sem comprometter a tranquadade do estado. O certo é que as circumstancias se presua isto de uma maneira maravilhosa, porque as precisões governo parecem exigir por outros motivos as medidas compor escolha se teriam tomado para insensivelmente conducem a isto, e pela mais segura via. Vôs convireis que, a sar de todas as economias que a côrte possa fazer, precisão

<sup>1</sup> Eis a indicação do ominoso tratado de 1810.

ou os corollarios do systema que eu até aqui tenho lo traçar. Por outro lado o caracter e o gosto de dividuos, que eu tenho a fortuna de conhecer entre que acompanham o vosso principe, são outros tanntes do zélo e da intelligencia, que se propõe a ir prescer as artes e a espalhar as luzes n'este novo

os conheceis o meu modo de pensar sobre este flal humanidade, o trafico dos negros; mas rogo-vos de
ardes debaixo de outras relações, e de antecipar os
que o espectaculo d'esta escravidão e o augmento
gros não podem senão produzir sobre o espirito do
sobre a sorte de um estado nascente, cuja capital se
meio do deposito d'este horrivel commercio. Póde
seja difficil prohibir o trafico, isto é, aniquilar os
le chegar ao Brazil; mas é preciso não haver illusão.
ão desanima, se não se trabalha para o supprimir peindirectas, pelos meios da imprensa, pelos prégadoelos embaraços commerciaes, o Brazil torna-se necesente o maior deposito que jamais se tem visto de

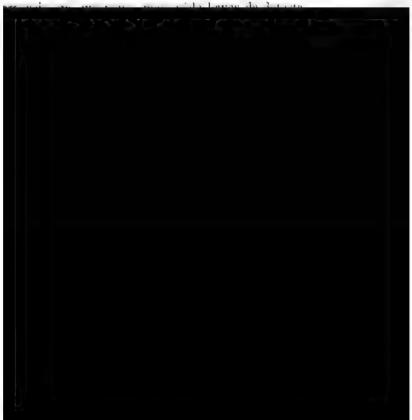

venda de uma parte dos seus bens, e finalmente de preferencia áquelle systema de agricultura que exigir escravos e mais cavallos; mas devem sempre fem que emquanto durar o trafico não se pode aperfector dem social, ou approximar os costumes dos dos em que é o que pode garantir a tranquillidade do estado, cidade e a civilisação do povo. É preciso, portanto, es o momento em que se possa romper todo o pacto compiedade, e se não se atreverem a irem direitos a esté preciso pelo menos que todos os vossos passos se a isto.

Vosso, etc. = Holland 1.

N. B. Esta memoria foi dada por lord Holland aq do Funchal em 1807 ou 1808, por occasião da emida familia real para o Brazil, como acima se diz, e o foi achada entre os papeis do mesmo conde. Pareo que o ministerio do conde de Linbares (no Brazil), do conde do Funchal, guiou a sua política governatesta memoria, systema que os ministros seus suo igualmente seguiram, mas com a desgraça de só ado o peior do que n'ella se contém.

## DOCUMENTO N.º 43-A

(Citado a pag. 581)

Manifesto on exposição fundada e justificativa do procedimento da côrte de Portugal a respeito da Fra

A côrte de Portugal, depois de ter guardado o sile era proprio das difficeis circumstancias em que se a até ao momento em que o novo assento do governor estabelecido, julga dever á sua dignidade e á ordem cupa entre as potencias a exposição veridica e exact

<sup>1</sup> Traduzida do francez,

orta, sustentada por factos incontestaveis, a fim de que us vassallos, a Europa imparcial, e ainda a mais remota endade possam julgar da pureza da sua conducta e dos opios que adoptou, seja para evitar uma effusão imitil ngue dos seus povos, seja porque não pode persnae que tratados solemnes, e de que havia cumprido as cões onerosas a favor da França, podessem parecer dos de pouco prego aos olhos de um governo, cuja malala e incommensuravel ambicão não tem limites, e emfim tem de todo tirado a poeira dos olhos aos que se vam mais prevendos em sen favor. Não é com injurias, com vãos e inuteis ameaços que a côrte de Portugal leand a sua voz do seio do novo imperio que vae crear; m factos authenticos e verdadeiros, expostos com a or singeleza e moderação, que fará conhecer á Europa. «us vassallos tudo o que acaba de soffrer; despertará tencio dos que podem anda desejar não serem victimas ma tão desmedida ambição, e que poderão ainda sentir ato a sorte futura de Portugal, e a restituição dos seus dos invadidos sem declaração de guerra e no seio da deve ser preciosa para a Europa, se espera ver renasa segurança e a independencia das potencias que d'antes navam uma especie de republica, que se balançava e se dibrava em todas as suas differentes partes. A invocação appellação para a Providencia Divina é a consequencia la exposição; e um principe religioso sente todo o valor la pratica, pois que o crime nem sempre fica impune, usurpação e a força se gastam e consomem pelos esforcontinuos que são obrigados a empregar para se con-

da França, e deplorando a sorte do virtuoso rei com da França, e deplorando a sorte do virtuoso rei com an turba relações de sangue tão estreitas, não julgou, toa, prudente tomar parte alguma na guerra que o procento dos malvados, que dominaram e desolaram a França pela contissão do governo actualo obrigou todas as poas a declarar-llies; e ainda dando soccorros para a decom as condições de um tratado de alhança que catre ambas.

tados de paz de Badajoz e de Madrid em 1801 são ma mova prova da má fé dos inimigos de Portugal, e tendo sido assignado o tratado de Badajoz por Luhonaparte, plempotenciario francez, e o principe da uma parte, e da outra pelo plenipotenciario portugoverno francez não quiz ratificat-o, e obrigon Porassignar um novo tratado em Madrid com condições mais duras, sem que podesse allegar outros motivos do seu capricho e os da sua ambição. Este ultimo assignon-se quasi ao mesmo tempo que o tratado de 🤜 entre a Gran-Bretanha e a França, que moderou alcondições muito onerosas a Portugal, e fixou os limiparte do norte da America, o que foi confirmado pela Annens; e esta considéração da Gran-Bretanha para antigo affiado servin aos olhos da França de nova prova ravidão e dos grilhões com que o governo inglez tinha o o governo portuguez.

nas o tratado de 1801 se achava concluido, já a corte tugal se apressava a executar todas as condições one-🕑 a fazer ver, pela religiosa e exacta observação de o empenho contralado, quanto desejava segurar a boa ma que se restabelecia entre os dois governos, e que fazer esquecer todas as injustiças que tinha experiado, e que seguramente não tinham sido provocadas parte. O procedimento do governo francez foi bem ente, e desde os primeiros momentos que a paz se redecen não cuidon senão de exigir toda a qualidade de ucios minstos da parte do governo portuguez a favor retensões as mais extravagantes e as menos fundadas a saflos francezes. A Europa devia desde então prever sua escravidão desde Lisbon a Petersburgo estava demi gabinete das Tudherias, e que era preciso fazer conquium para destruir o colosso ou resolver-se a ser No Litter.

pois de um curto intervallo a guerra ateou-se de novo

ME I SECTION IN THE CONTRACT OF THE PROPERTY O

The first time to the first of the interest of

A since of Hisamal, the land to the role is some de fictional e que se qua el combina de persentes francen se via compada a persona contenta quanto de bay am sodo ute necessarios, fuendo a par com a Franca, não somendo. expered de ses a silvi, one e la devia fazer de unit el estado de paz com a Franca, poss que a coste de Portugasuccorregato o sen alcado para salistarer as condições de tratado de alhanca que existia entre os dois soberanos, milinha jamais tolo a intencão de fazer guerra a Franca; mao que e talvez mandito ou ao menos bem raro nos annae da fustoria, a Hespanha fez então causa commune com a 🕶 França para obrigar Portugal a receber condições de paz mustas e humithatites, sem que Portugal tivesse feito a guerra, e não cessou de declarar-se nomiga do seu alhado senão quando depoz as armas e assignou os tratados de Badajoz e de Madrid, aproveitando-se ate das forças da França para se apropriar uma pequena extensão de territorio da provincia do Alemtejo da parte de Olivença, querendo assimdeixar à posteridade un monumento eterno da triste recompensa que dava a um alliado que, apesar da antiga rivaldade das duas nações, não tinha querido dispensar-se de

o governo francez chega a conseguir sobre o mar um lento igual ao que tem na terra, e pode avahar com a o fundamento das queixas que elle publica contra erno britannico, e a que dá tamanho peso. A Granoba minera fez reclamações contra estes soccorros daesquadra franceza, porque eram dentro dos limites raptos pelo diresto publico; mas o ministro das relaexteriores de França atreve-se a dizer, à face da Enque Portugal den soccorros aos inglezes para a conla de Montevideu e de Buenos Ayres, quando é um facto obecido e sabido por todos, que esta expedição, que n do Cabo da Boa Esperança, não recebeu de Portugal 🛼 durberros, homens, nem mercadoria alguma d'aquelme são consideradas como contrabando em tempo de rra, e que até as esquadras inglezas, no tempo que du-🛌ta guerra, não houveram cousa alguma do Rio de Jao, nem dos outros portos do Brazil, senão o que se não a nação alguma, e que aliás com abundancia se tinha oneado á esquadra franceza. A côrte de Portugal propõe e Pranca que produza um só facto que possa contradizer asserção, fundada na mais exacta e escrupulosa verdade. Franca recebeu de Portugal, desde 1804 até 1807, toos generos coloniaes e as materias primeiras para as suas matacturas : a alliança da Inglaterra com Portugal foi util ratura; e na depressão em que se acham as artes e a intria, em conseguencia de uma guerra de terra perpetua, guerra marituna desastrosa, onde ella não recebe serevezes, era seguramente uma grande felicidade para a nea o commercio de Portugal, que não recebia estoryo m, e que era certamente util aos dois paizes. Assolan-Portugal, sujeitando-o a contribuições excessivas de um to mandito, sem o ter conquistado e haver da sua parte erunentado resistencia alguna, a França não colhe o to one um commercio util aos dois paizes lhe teria pro-

corte de Portugal podia, pois, lisonjear-se com justo tie com toda a especie de fundamento, que a das Tuilherias respertaria uma neutralidade que ella tinha ropor um tratado solemne, e de que tirava tantas e l das vantagens, quando foi despertada da segurando estava no mez de agosto de 1806 por uma declarac do ministro das relações exteriores, mr. de Tallevi a lord Yarmonth, pela qual o primero fez conhe gundo que se a Gran-Bretanha não fazia a paz m governo francez declararia guerra a Portugal, e 1 char sobre elle trinta mil homens para o occupar. 🐧 trinta mil homens que se poderia fazer a invasão gal; mas o imperador dos francezes conhecia a em que este reino se achava por motivo do tratad tralidade; julgava surprehendel-o, e isto bastava ( ficar os seus procedimentos. Assustou-se a corte terra, propoz e offereceu à de Portugal todos os si mas a França, que n'aquella mesma occasião i nho tudo para aniquilar a côrte da Prussia, a qual em desafiava então a forca superior do imperador do zes, quando não finha querido um anno antes ataca ventura obrigat-o a receber a lei, e salvar assun l unindo-se com a Russia e Austria, achon meio de lisar a côrte de Portugal, que cutão queria poupar ter; e que por outro lado se não podia persuadir lhante perfidia fosse adoptada por uma potencia, ( deza devia ir de par com a boa fé e com os sentir dignidade, que tanto se conciliam com o estado ( elevação.

A guerra que depois continuou com a Russia, vez teria também salvado a Europa se a umão envernos que a dividem fosse tão estreita como devitardou ainda as vistas do imperador dos francezes da côrte de Portugal; e foi sómente depois da corpaz de Tilsit que a côrte das Tudherias, com um o torial, e qual conviria a Carlos Magno junto dos de que era senhor soberano, fez propor a côrte de por meio do sou encarregado de negocios e pelo o da Hespanha, a extraordinaria proposição: 4.º, de

de Portugal à Inglaterra; 2.º, de deter todos os mque residiam em Portugal; 3.º, de confiscar toda a edado fordaninca, ou em caso de negativa de expor-se guerra muniedata com a Franca e com a Hespanha. ne o encarregado de negocios de França e o embaixa-Hespaolia tinham ordem de partir no 1.º de setembro, tres semanas depois de uma similhante proposição, se le de Portugal não satisfizesse a todas as pretensões has cortes. A boa fé do governo francez é também nopeta celerulade com que fazendo esta declaração, e sperar a resposta da corte de Portugal, fez deter tonavios mercantes portuguezes que estavam nos portos mea, e começou assim as hostilidades sem declaração perra; e excedeu d'esta sorte todos os procedimentos, año cessa de lancar em rosto á Gran-Bretanha, e a que reservea de uma simulhante conducta se póde dar o justo

orte de Portugal poderia então adoptar a maxima coda dos comanos, e persuadir-se que as condições que au um teem muitas vezes salvado os que recusam acceie perdido os que as propõem: mas de uma parte ella podoa persuadir-se que a côrte das Tuilherias fizesse mente taes proposições, que compromettiam a sua r e a sua dignidade, e da outra esperava applacar a estade, não querendo derramar o sangue dos seus poe tendo uma plena confiança na amizade do seu antigo Marto, sua magestade britannica, tentou moderar as rusões do governo francez, accedendo á clausura dos s, mas negando-se aos dois ontros artigos, contrarios principaes do direito público e aos tratados que existem as duas nações: e sua alteza real, o principe regente cruga), não hesitou em declarar que estes dois artigos dame a sua religião e os principios de moral, de que pa-🧓 atastava, e que talvez sejam a verdadeira causa da va, da Adelidade e da lealdade que tem experimentado rie de todos os seus vassallos.

corte de Portugal começon então a tomar medidas para

rias respeitaria uma neutralidade que ella turba reco por um tratado solemne, e de que tirava tantas e tad das vantagens, quando foi despertada da segurança estava no mez de agosto de 1806 por uma declaração do ministro das relações exteriores, tor, de Talleyrar a lord Yarmonth, pela qual o primeiro fez conhecer gundo que se a Gran-Bretanha não fazia a paz mor governo francez declararia guerra a Portugal, e fari char sobre elle trinta mil homens para o occupar. Na trinta mil homens que se poderia fazer a invasão de gal; mas o imperador dos francezes conhecia a seg em que este remo se achava por motivo do tratado d tralidade; julgava surprehendel-o, e isto bastava par licar os sens procedimentos. Assustou-se a corte de terra, propoz e offerecen à de Portugal todos os son mas a Franca, que n aquella mesma occasião tinha d tudo para aniquelar a côrte da Prussia, a qual em es desafiava então a forca superior do unperador dos zes, quando não tinha querido um anno antes atacal-o ventura obrigal-o a receber a fei, e salvar assum a 🛚 mundo-se com a Russia e Austria, achou meio de u lisar a corte de Portugal, que então queria poupar ( ter; e que por outro lado se não podia persuadir of lhante pertidia fosse adoptada per uma potencia, cui deza devia ir de par com a boa fé é com os sentime dignidade, que tanto se conciliam com o estado de elevação.

A guerra que depois continuou com a Russia, e (
vez terra também salvado a Europa se a união entre
vernos que a dividem fosse tão estreita como devia (
tardou ainda as vistas do imperador dos francezes a 6
da córte de Portugal; e foi sómente depuis da concle
paz de Tilsit que a córte das Tuilherias, com um botorial, e qual conviria a Carlos Magno junto dos pode que era senhor soberano, fez propor á córte de Popor meio do sou encarregado de negocios e pelo entre
da Hespanba, a extraordinaria proposição: 1.º, de fe-

Portos de Portugal à Inglaterra; 2.", de deter todos es mgle zes que residiam em Portugal; 3.º, de confiscar toda a 1910 • priedade britannica, on em caso de negativa de expor-se 🥶 💶 👣 guerra immediata com a França e com a Hespanha. 1 PODES que o encarregado de negocios de França e o embaixa-• 1 • 1 de Hespanha tinham ordem de partir no 1.º de setembro, • 1 • • • si tres semanas depois de uma similhante proposição, se 📤 😅 ôrte de Portugal não satisfizesse a todas as pretensões 💶 🖘 duas còrtes. A boa fe do governo francez é também no-💶 😪 🚭, pela celeridade com que fazendo esta declaração, e esperar a resposta da corte de Portugal, fez deter to-• 1 • • s os navios mercantes portuguezes que estavam nos portos • 1 • França, e começou assim as hostilidades sem declaração · 1 .: guerra; e exceden d'esta sorte todos os procedimentos, La resença de uma similhante conducta se póde dar o justo Valer

🛝 corte de Portugal poderia então adoptar a maxima co-11 Le cida dos romanos, e persuadir-se que as condições que A salvado os que recusam acceitas e perdido os que as propõem; mas de uma parte ella ta 🛪 🕟 podía persuadir-se que a còrte das Tuilherias fizesse ani amente taes proposições, que compromettiam a sua la contra e a sua dignidade, e da outra esperava applacar a te-se pestade, não querendo derramar o sangue dos seus po-: e tendo uma plena confiança na amizade do seu antigo 📭 📭 🕶 alhado, sua magestade britannica, tenton moderar as 12 t . Pensões do governo francez, accedendo á clausura dos Vocation, mas negando-se aos dois outros artigos, contrarios principios do direito publico e aos tratados que existem "Tre as duas nações: e sua alteza real, o principe regente 🐧 🐧 oringal, não hesitou em declarar que estes dois artigos offeradam a sua religião e os principios de moral, de que jatua 188 se afastava, e que talvez sejam a verdadeira causa da licareza, da fidelidade e da lealdade que tem experimentado da Darte de todos os seus vassallos.

A córte de Portugal começou então a tomar medidas para

segurar o seu retiro para aquella parte dos sens que não póde temer uma invasão, cujas consequenham a inquietal-a. Para este fim fez armar os navo esquadra que podiam navegar: e ao mesmo tempo sair dos seus estados todos os inglezes, e ao mamo venderem as suas propriedades, dispoz-se a fechados á Gran-Bretanha, para ceder a uma força superi evitar uma effusão de sangue dos seus vassallos, que velmente teria sido inutil, é para procurar compria as vistas do imperador dos francezes, se elle se não persuadir da justiça com que a córte de Portugal su os direitos da sua independencia e os que resultavam tado de neutralidade concluido em 1805.

Não querendo a côrte das Tuilherias prestar-se à mas vistas de conciliação, e tendo exigido pão só a dos portos, mas ate a prisão dos vassallos britano confisco das suas propriedades, assun como o abar projecto do retiro para o Brazil; sua alteza real, o i regente de Portugal, que de uma parte conhecia que fiel e antigo alliado, sua magestade britannica, qui informado de tudo o que se tratava, consentiria par Portugal da invasão dos francezes na simples clanportos, e que de outra parte sabia que ja não havia ( de Portugal inglez que se não tivesse naturalisado como também que toda a propriedade britannea tib vendida, e até o seu valor exportado; tomou, emfinilução de fechar os portos á Inglaterra, e de compra outras vistas e prefensões que a França exigia ; ded porém, sempre, que se as tropas francezas entras Portugal, sua alteza real havia tomado a firme resol transferir o assento do governo para o Brazil, que l a parte mais essencial e mais defensavel dos seus

Sua alteza real fez então approximar das costas do mar todo o seu exercito; persuadiu-se que a tendo conseguido essencialmente tudo o que tunha não teria logar de exigir mais cousa alguma; e po confiança na boa fê, que devia considerar-se como a todo agoverno que ha cessado de ser revolucionario; e na seguranca de que, tendo feito tudo o que estava da sua parte para segurar a tranquillidade do seu povo, e para evitar uma effusão inute de sangue, tinha cumprido assim com todos os deveres de um principe virtuoso e adorado pelos sem y assallos, e que quanto ao mais não tem que dar contas das suas acções senão ao Ente Supremo.

O governo francez procedeu então a respeito de sua alleza real e dos seus estados de uma maneira que não teria exemplo na historia, se a invasão da Suissa, feita pelos francezes no tempo do directorio executivo, não fornecesse um facto completamente similhante. O general Junot, sem neulturna declaração preliminar, sem consentimento algum de sua alteza real o principe regente de Portugal, entrou com 4 Nanguarda do seu exercito no reino, segurando aos habitantes dos campos e aldeias por onde passava que vinha soccorrer ao seu principe contra a invasão dos inglezes, e "100 entrava como general de uma potencia amiga e alliada. Elle colhen na sua passagem provas authenticas da boa fé do governo portuguez, porque viu em que perfeita segurança se estava a respeito de França e que todas as tropas Dortuguezas se achavam nas vizinhanças das costas. Sua alteza real o principe regente, surprehendido de uma condueta tão inaudita, teria podido reunir o corpo de tropas que unha junto a si, e, fazendo entrar a esquadra ingleza porto de Lisboa, reduzir a pó o pequeno e miseravel <sup>СОР</sup>Тю, я сща frente o general Junot avançava com uma temoridade que seria incrivel, se a conducta em Lisboa e Veneza o não tivessem feito conhecer, e se elle não confiasse <sup>1</sup>11) coração do virtuoso principe, que nunca exporia a reve-🚧 os seus povos a troco de um primeiro successo seguro, '1110 só serviria de castigar a audacia de um homem que, Commo muitos outros, abusava do poder que lhe havia sido Corrifiado, on que executava ordens que de modo algum se teschem justificar.

Partido que podia convir-lhe para não se afastar dos princi-

pios que tinha constantemente segundo: para pour gue dos seus povos, e para evitar a completa exec vistas criminosas do governo francez, que não se f nada menos que apoderar-se da sua real pessoa e as que compõem a sua augusta familia real, para p pois ao seu modo e segundo lhe parecesse repartir pojos da coróa de Portugal e dos seus estados. A E cia favoreceu os esforços de um principe justo, e ( nima resolução que sua alteza real abraçou de rebri seus estados do Brazil com a sua augusta famelia f non totalmente inuteis os designios do governo fr descobriu à face da Europa as vistas criminosas e l de um governo, que não tem outro fim senão o do Enropa e o mundo inteiro, se as grandes potencia despertadas do lethargo em que se acham, não fizer communi contra uma ambicão tão excessiva e tão fil dos os limites.

Depois que sua alteza real chegou felizmente aos tados do Brazil soube com horror, não somente a u de Portugal e a assolação e saque que ah se prat o indigno procedimento do imperador dos francez como verdadeiro dictador da Europa, se atreve a f crime a sua alteza real, de ter transferido a sua cap o Brazil, e os seus ficis vassallos de terem acompan principe que todos os seus povos veneram e adoranida pelas suas virtudes que pelos direitos da sua familia real que berdon, e pelos quaes reina sob-Sua alteza real viu com horror o excesso de se a proscrever em uma gazeta ministerial os directos de gusta familia real á coróa de Portugal, os quae- o 🖁 jamais: e com todo o direito perguntaria ao imperfrancezes em que codigo das nações achou similirar cipios e similhante auctoridade, reclamando sobjeteria uma seria reflexão da parte de todos os gov Europa, que não poderão ver a sangue frio o que de expor, e a introducção de um novo governo em sem o seu consentimento, assum como a columnea

buição desmedida, exigida de um paiz que não oppoz encia alguma á entrada das tropas francezas, e que por mesmo não podia considerar-se em estado de guerra. is remota posteridade, assim como a Europa imparcial, de ver com dor similhantes factos, percursores de ses de barbaridade, quaes os que se seguiram á quéda do erio romano, e que não poderão evitar-se se não se proto estabelecimento do equilibrio da Europa por meio um esforço unanime, e pelo esquecimento de todas as didades, que têem sido até aqui as verdadeiras causas devação do poder monstruoso que ameaça a universal

Orpois da exposição exacta e verdadeira que sua alteza de o principe regente de Portugal, vem de fazer à Europa os seus vassallos de tudo o que acaba de succeder entre overno portuguez e o francez; e quando o imperador dos cezes tem não sómente invadido e sujeitado a contribuido de um modo horrivel, e que apenas se póde acreditar, tino de Portugal debaixo do véu de amizade, mas tem dem ha muito feito retirar a sua missão, apoderando-se navios mercantes portuguezes que existiam nos seus tos, sem uma preliminar declaração de guerra e contra trugos expressos do tratado de neutralidade, de que ti-

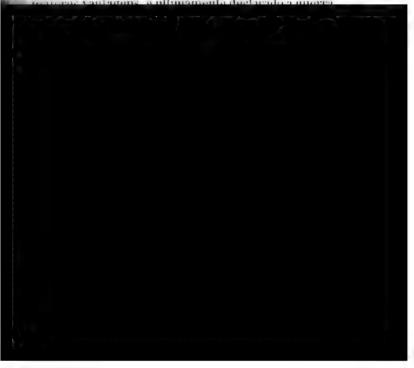

gnar, e particularmente os de Badajoz e de Madrid en e o de neutralidade em 1804, pois que elle os infinunca os respeitou.

Sua alteza real não deporá jamais as armas s accordo com o seu antigo e fiel alliado, sua mages tannica: e não consentirá em caso algum na cessão o de Portugal, que forma a mais antiga parte da heras direitos de sua augusta familia real.

Quando o imperador dos francezes tiver satisfeto todos os pontos ás justas reclamações de sua altez principe regente de Portugal, abandonar o tom ab imperioso com que rege a Europa opprimida, e recoróa de Portugal o que invadur no meio da paz e si vocação, sua alteza real se apressará então de respendaces que teriam sempre subsistido entre os dois e que devem figar as nações que jamais se dividiran cialmente entre si senão pelos principios de uma to sem limites, e que a experiencia dos seculos tem lo trado quanto são contrarios á prosperidade e tranço d'aquellas que os adoptam.

Rio de Janeiro, em 1 de maio de 1808.

## DOCUMENTO N.º 43-B

(Citado a pag. 587)

Sujeição da colonia franceza de Cayenna ao governo por em janeiro de 1809

Capitulação proposta por Victor Hugues <sup>1</sup>, official de Honra, commissario de sua magestade imperial commandante em chefe de Cayenna e da Guyanna for a qual acceitaram James Lucas Yeo, capitão ao se sua magestade britannica, commandante das forças

Nas pag. 385 a 587 do volume a que se referem estes de imprimiu-se «Buguey», mas deve corrigir-se.

o e portuguezas combinadas, e Manuel Marques, cao da ordem de S. Bento de Aviz, tenente coronel chefe tor da artilheria do Pará, commandante do exercito Mo dos portuguezes.

ola que os postos avancados estejan forçados, e que o esario do imperador e rei esteja com a sua guarnição pla à cidade, deve aos sentimentos de homa que semotiem distinguido, ao valor e boa conducta dos officiaes bados que commanda, ao amor dos habitantes para com escade imperial e real o declarar que cede, não tanto a romo ao plano destructivo de libertar todos os esque se remnirem ao inimigo, e de queimar todas as excess e portos onde houvesse alguma resistencia.

commissario commandante em chefe, tendo visto queimutas habitações, e particularmente a sua, que era a
consideravel da colonia, attribuiu isto aos accidentes
cerra, e a desorganisação e alforria dos escravos lhe
eram medidas passageiras; mas tendo-o certificado
scripto que os officiaes inglezes e portuguezes obraconforme as ordens de sua alteza real o principe recode Portugal, e desejando salvar a colonia de uma desco total e conservar os vassallos do seu illustre amo,
ho teem dado tantas provas do seu amor e fidelidade, o
missario de sua magestade imperial e real entrega a coas forças de sua alteza real o principe regente de Porcom as condições seguintes:

prigo 4.º A guarnicão sairá com as armas, bagagens e sas honras da guerra: os officiaes conservarão as suas das, e os do estado maior os seus cavallos. A guarnição ora as armas, e se obrigará a não servir por um anno ra sua alteza real e seus alliados.

11. 2.º Apromptar-se-hão á custa de sua alteza real napara transportar a guarmção, os officiaes civis e militae todos os empregados em serviço com suas familias e tos, directamente para França o mais breve que for pos-

🔐 🔞 Apromptar-se-ha um navio commodo para trans-

portar para França o commissario do imperador e reafamilia, seus officiaes, comitiva e effeitos; o chefe da nistração das finanças, o commandante das tropas, o utor e commandante da artilheria com suas familias

Art. 4.º Dar-se-ha um sufficiente espaço de tempo ao ciaes que téem propriedades na colonia para arranjarseus negocios.

Art. 5.º Os arsenaes, baterias e tudo que pertence a lheria, a mosqueteria e os armazens de polvora, vivea munições se entregarão por inventario e no estado em estão actualmente e serão indicados.

Art. 6.º Os escravos de ambos os lados serão desame e mandados para as suas habitações respectivas. Os profrancezes, que os commandantes de terra e de mar de alteza real convidaram para que servissem durante a gue e aos quaes em virtude das suas ordeus concederam a lí dade, serão mandados para fora da colonia, onde ja não dem ficar sem causar grandes desordens. Os commandos e obrigam a pedir a sua alteza real que dé em sen logar tros escravos para indemnisar os habitantes.

Art. 7.º Os papeis, planos e outros artigos pertenos á repartição de engenheria, serão ignalmente entrega (

(N. B. Seguem-se ainda nove artigos, mas de pouct) portancia.)

Postos avançados de Bourda, 12 de janeiro de 180. Victor Hugues = James Lucas Yeo = Manuel Marques

## DOCUMENTO N.º 44

(Citado a pag. 589)

Reclamação da priveeza D. Carlota Joaquina e do infante D. Pedro Carlos, allegando os direitos que tinham á coróa de Hespanha

Justa reclamação que os representantes da casa o Hespanha, D. Carlota Joaquina de Bourbon, prince Portugal e Brazil, e D. Pedro Carlos de Bourbon e Bragança, infante de Hespanha, fazem a sua alteza real o principe regente de Portugal, para que se digne attender, proteger e conservar os sagrados direitos que sua augusta casa tem ao throno das Hespanhas e Indias, e que o imperador dos francezes, por meio de uma abdicação ou renuncia, executada pela violencia mais atroz e detestavel, acaba de arrencear das mãos de el-rei D. Carlos IV e de suas altezas cenes o principe das Asturias e infantes D. Carlos e D. Antomio.

As infanstas noticias chegadas da Hespanha sobre a ocopação da capital e principaes pontos militares pelos franrezes, immigos declarados da coróa de Portugal, e não menos hostis por sua conducta á da Hespanha, nos affligiram
grandemente, porque logo previmos a escravidão do fiel e
scueroso povo hespanhol e a conseguinte ruina do throno
de nossos avós.

O comportamento irregular do imperador dos francezes, cos injustos procedimentos dos seus generaes e mais miaistros, ha muito tempo que nos dayam sobejos motivos para ttamifestar ao mundo todo o justo resentimento que n'aquelle morrento julgámos conveniente suffocar em silencio, considerando que não necessitavam do auxilio da nossa voz, para que fosse patente a nossa rasão e justiça, ultrajadas pelo despotismo de um poder absoluto e arbitrario : porém agora, Anc sabemos a pertidia com que, debaixo da capa de uma conferencia amigavel, el-rei, chefe da nossa casa, e todos os membros da nossa familia foram persuadidos a pór as suas Pessoas nas mãos d'aquelle que ameacava os seus direitos, os tossos e o de todos os vassallos de el-rei de Hespanha, perluha pela qual foram primeiramente violentados a assiguar actos formaes de abdicação e renuncia, e depois condazidos individualmente para fora do reino, para sepultal-os em logares manchados já com o sangue de outros membros da nossa real familia: cheios de horror com taes attentados, julgámos proprio do nosso dever implorar o auxilio de vossa atteza real como amparo e protector natural immediato, pedindo-lhe soccorro contra a propagação d'este systema pador, que absorve os estados da Europa uns depos outros, empenhando a vossa alteza real em favor do a causa, para que com seu poder e respeito nos ponts estado como os mais immediatos parentes de el-rei de panha) de poder conservar os seus direitos e segurar elles os nossos, combinando as forças portuguezas, bernholas e inglezas, para impedir os francezes que o seus exercitos pratiquem na America as mesmas volva e subversões que já commetteram sobre quasi toda a estado da Europa.

Vossa alteza real, em consideração do estado e sua em que se acha nosso augusto pae e respectivo tio, ou mais familia da nossa augusta casa de Hespanha, não l xará de justificar este nosso proceder; proceder que fundado nos principios e leis fundamentaes da monar hespanhola, das quaes nunca nos separaremos: posauctorisado pelos incontestaveis principios da justica di e natural, e que como tal esperámos que merecera a as vação do nosso querido tio ef-rei das Duas Sicilias, a direal familia e a de todas aquellas pessoas que são u se teressadas. Este mesmo poder o considerámos como o esperada pelos membros da nossa familia infeliz e deçada, que se acha cercada e opprimida pela força, reno do seu remo, e, o que seguramente lhes será mais dolor separada dos seus mui amados vassallos, os fiers, os d tantes, os génerosos hespanhoes.

Tal é o conceito que nos querem significar messo damados irmãos e tio o principe das Asturias, e os de D. Carlos e D. Antonio, quando, depois de haver desca entrada das tropas francezas e a sua superioridade mi mero, dizem assim: «N'este estado de consas, refletas suas altezas reaes na situação em que se acham, e nas cadas circumstancias em que igualmente se acha a llei nha, considerando que em tal conflicto qualquer autoda parte do povo hespanhol para a reparação de sensitos traria comsigo mais ruina do que proveito, sem o

do mais do que fazer correr rios de sangue e occaa perda indubitavel, ao menos, de grande parte de provincias e de todas as colonias transmarinas».

te modo de fallar parece offerecer-nos provas eviden1.°, da violencia que se fazia aos principes para que 
vessem, sem lhes permittir escrever tudo o que quiem para expressar os seus sentimentos; 2.°, que se a
mata não estivesse em taes circumstancias e sujeita a
exercito mimigo, elles mesmos não julgariam inutil uma
tava dos habitantes para recuperar os seus direitos;
que quando isto succedesse às colonias transmarinas
se perderiam, e n'estas palavras vemos uma insinuabota, porém mui evidente que elles nos fazem e a seus
teis compatriotas, ainda livres, para que de unanime
entimento propendamos todos à defeza e conservação
sous direitos.

Estamos, portanto, na firme persuasão de que este será bodo de pensar dos nossos tios em Sicilia, como igualde dos outros membros da nossa real familia, e de todos ossos compatriotas que se acham livres e distantes de dantes insultos e oppressões.

toma, a depositaria da nossa santa religião, se acha de msultada e sujeita a este poder arbitrario e perturbade toda a Europa. Em vão protesta sua santidade contra accuminto dos em. mos cardeaes; em vão ordena que sómie se movam quando a violencia os obrigue; não tem pro recurso senão queixar-se e lamentar-se como nós o mos em seu acto, assignado pelo em. mo cardeal Doria aptidao, dizendo que taes cistas conhecidamente se divigem poverter e acabar o poder da Igreja.

Fehzes nos, os que nos achámos d'esta parte do Atlantico, não estamos sujeitos, nem em circumstancias de o serse, se, apartando para longe de nós todo o espirito de partograrmos aquella perfeita união e alliança, que ao mo tempo que enlaça os nossos sentimentos, reune tama os nossos recursos, com os quaes se possa formar uma respentavel, capaz de resistir e rechaçar por si só qualto.

quer invasão, e de assegurar contra a ambição fra sos interesses, nossa liberdade e nossas proprias

Nem por um só instante podemos duvidar da amor que em todos os tempos téem manifestado o tes das Americas á nossa augusta casa, e mun i mente ao nosso mui querido pae, porque n'esto tempos téem sacridicado as suas vidas e interesse as maiores provas da sua lealdade. N'esta intelli certos que a desgraca da nossa familia terá entristo espiritos, que sempre se téem interessado na co dos seus direitos, esperâmos que, mediante o resp Adio de vossa alteza real, se poderá realisar um alliança com os vassallos de el-rei das Hespanhas ( nas Americas, e que por ella poderemos com fac vrar-nos dos ataques do inimigo, e evitar por um justo e saudavel o fomentarem-se discordias qui continuo se sujeitam entre os vassallos de ambos cujas consequencias produzem sempre um resultadi

Para ver realisadas nossas justas e sãs intençõe mos ter occasião segura de as communicar aos ch bunaes e mais pessoas em quem se acha legitumar positada a auctoridade do nosso senhor e rei, a qui nhum modo queremos alterar, nem diminuir, mat servar e defender para livral-a do poder dos fra para este fim esperâmos que vossa alteza real se também com o almirante do nosso forte e podero el-rei da Gran-Bretanha, para que ordene é dispont forças de maneira que, sem faltar à defeza de vir real e costas do Brazil, sejam uteis aos rios e cos da Prata e mais dominios da America hespanholaulum modo prejudiciaes à sua navegação e comir téem aquelles habitantes n'este e outros portos d'es pado, a qual protecção não duvidâmos que nos se diatamente conferida, pela generosidade e nobre de el-rei da Gran-Bretanha e de sua poderosa naci

Por ultimo rogâmos a vossa alteza real seja ser nossa disposição todos os meios que nos forem n omnumear as nossas intenções aos chefes, tribunaes, mades civis e ecclesiasticas, em quem reside em todo agor e força a auctoridade do nosso augusto rei e secem sua leatdade depositados os direitos de nossa sa, os quaes desejâmos manter inviolaveis durante a rea com que se acha opprimida pela nação franceza a tamilia real de Hespanha.

acopta no palacio do Rio de Janeiro, aos 19 de agosto 188. — Prenceza D. Carlota Joaquena de Bourbon — Inlo D. Pedro Carlos de Bourbon e Bragança.

### DOCUMENTO N.º 44-A

(Citado a pag. 589)

# Resposta do principe regente de Portugal á reclamação de D. Carlota Joaquina e D. Pedro Carlos

esas altezas reaes me fazem justica quando me julgam osto a sustentar os seus direitos e os d'aquelles hespacone são ficis á coróa e á patriaz

manifesto que publiquei depois da minha chegada a continente, em que pude expor o meu justo resentito pela conducta de Hespanha, permittindo ao seu gono o transito das tropas francezas, e unindo-se a ellas invadir Portugal, omitti esta diligencia, e quiz antes fajustica aos pezarosos sentimentos que necessariamente am os fiers hespanhoes, vendo-se obrigados a executar acto tão contrario aos interesses dos seus principes e á propria segurança.

finha eu a maior confiança em que chegaria o tempo de or unir-nos como alhados para nos defendermos mutuaste do excesso de tão multiplicadas aggressões.

gora julgo, como vossas altezas reaes, que é chegado o por d'esta umão para obrar contra um inimigo commum, sero que de commum accordo com os meus altiados, entre os quaes deve entrar a Sicilia, e como tal necessideve considerar-se, poderemos por uma barreira a das conquistas, que pelo menos farei quanto estivida parte para effeituar esta saudavel combinação que vossas altezas reaes me acabam de propor, e dos hespanhoes americanos, sabendo que estamos dosobre a grande necessidade que ha de protegel-os sobre a grande necessidade que ha de protegel-os sobre a cursos ás nossas forças para dar pleno e interactivamento de procurar a paz e prospet que são capazes e susceptiveis por sua propria pos

Dada no palacio de nossa real morada do Rio de debaixo de nosso real séllo, aos 19 de agosto de Principe.

#### DOCUMENTO N.º 45

(Citado a pag. 583)

### Manifesto da princeza D. Carlota Joaquina aos hespair

 D. Carlota Joaquina de Bourbon, infanta de Hespan ceza de Portugal e do Brazil.

Faço saber aos leaes e ficis vassallos de el-rei das Hespanhas e Indias, aos chefes e tribunaes, ao seculares e ecclesiasticos e ás demais pessoas em lidade se acha depositada toda a auctoridade e ad ção da monarchia e confiados os direitos da minha e familia, que o imperador dos francezes, depois exhancido a Hespanha de homens e de cabedaes, pretexto de uma falsa e capciosa alliança exigia de para sustentar as guerras que promovia a sua illimbição e egoismo, quer por ultimo realisar o system narchia universal.

Este projecto, grande unicamente pelas grandes des, roubos e assassinatos que o devem preceder a idea de assegurar primeiramente em si e na sur throno que a sanguinaria revolução usurpou á primeira linha da munha real familia, e depositou no poder d'este homem até então desconhecido. Para isto pretende exterminar e acabar a minha real casa e familia, considerando que n'ella residem os legitimos direitos que retem usurpados e ambiciona o justificarem seu poder.

Intentou primeiramente pela mais falsa politica apoderarse da nossa pessoa e da de nossos mui amados esposo e filhos, debaixo do especioso e seductor principio de protecção
con tra a nação britannica, de quem temos recebido as maiores provas de amizade e alliança; porém, frustrados os seus
designios pela nossa retirada para este continente, mitigon
a sua ira e sêde insaciavel com o saque geral que mandou
praticar por Junot em todo o reino de Portugal, sem respeitar- consa alguma, chegando ao ponto de manchar as suas
lividos nos vasos do santuario.

Suscitando-se pouco depois uma sublevação ou tumulto l'ular na côrte de Madrid contra meu augusto pae e service, el-rei D. Carlos IV, para obrigal-o a abdicar ou renunciar o throno em favor de meu irmão o principe das Asturias, logo intrometter-se n'estas agitações domesticas para les logo intrometer-se n'estas agitações domesticas para les logo intrometer-se n'estas agitações domesticas para les logo intrometer-se n'estas agitações domesticas para logo intr

Leva e arrasta a men angusto pae, com todos os mais intellos da minha real familia, a Bayonna de França, e ali os lenta e obriga a assignar um acto de abdicação ou renuntor si mesmo nullo, debaixo dos especiosos e phantastimotivos de conservar a integridade da Hespanha, que só quer violar, e de conservar a religião catholica, que só ultraja e detesta; acto aquelle pelo qual todos os direitos da minha real familia à coróa da Hespanha e imperio das reclamassemos a tempo d'esta violencia injusta e iniqua, contrebida e executada contra o direito natural e positivo,

contra o direito divino e humano, contra o direito ger das gentes, violencia desconhecida nas mais barbaras ções.

Achando-se d'esta sorte mens mui amados paes, ime mais individuos da minha real familia de Hespanha po dos da sua auctoridade, e menos ainda de poder attend defeza e conservação dos seus direitos e direcção e gove de seus fieis e amados vassallos; e considerando por el parte a perniciosa influencia que pode ter similhante act os animos maus e dispostos a propagar o scisma e anarc tão prejudiciaes à sociedade e aos membros que a compid portanto, considerando-me sufficientemente auctorisado exercer as vezes de meu augusto pae e real familia de f panha existentes na Europa, como a sua mais proximi presentante n'este continente da America para com fieis e amados vassallos, pareceu-me conveniente e of tuno dirigir-vos este meu manifesto, pelo qual declaro nulla a abdicação ou renuncia que meu senhor e pae, e D. Carlos IV, e mais individuos da minha real familia de f panha téem feito a favor do imperador ou chefe dos foit zes, com a qual declaração se devem conformar todos ficis e leaes vassallos de men augusto pae, emquanto se acharem livres è independentes os représentantes da mé real familia, que téem melhor direito do que en a exercisk pois não me considero senão como uma depositaria e de sora d'estes direitos, que quero conservar illesos e immu da perversidade dos francezes, para os restituir ao ref sentante legal da mesma augusta familia, que exista ou pe existir independente na epocha da paz geral.

Igualmente vos rogo e encarrego encarecidamente prosigaes como até agora na recta administração da pesconforme às leis, as quaes cuidareis e zelareis que se a tenham illesas em seu vigor e observancia, cuidando particularmente da tranquitlidade publica e defensa de dominios, até que meu muito amado primo o infante bedro Carlos ou outra pessoa chegue auctorisada mente para regular os assumptos do governo desse de

trico durante a desgraçada situação de meus muito amados parece, irmãos e tio, sem que as minhas novas providencias alterem na menor cousa o disposto e providenciado por meus atentas antecessores.

Esta declaração, que vae por mim assignada, e attestada por quem serve de meu secretario, vol-a remetto para que a guardeis, cumpraes e façaes guardar e cumprir a todos os subditos da vossa jurisdição, circulando-a de modo e forma que até aqui téem circulado as ordens de meu augusto pae, a fim de que conste a todos, não só quaes são os seus direitos, senão tambem a firme resolução em que me acho de os manter inviolaveis, certificando igualmente que, como depositaria, não é, nem será jamais da minha real intenção alterar as leis fundamentaes da Hespanha, nem violar os privilegios, honras e isenções do clero, nobreza e povos da mesma monarchía, que todas e todos reconheço aqui e diante de Ente Supremo, que abençoará esta solemne e tanto justa como bem fundada protestação.

Dada no palacio de nossa real residencia no Rio de Jalieiro, aos 19 de agosto de 1808. — Princeza D. Carlota Joa-Guina de Bourbon. (Logar do séllo.) — D. Fernando José de Portugal.

### DOCUMENTO N.º 45-A

(Citado a pag. 589)

💵 nifesto dirigido aos hespanhoes pelo infante D. Pedro Carlos

D. Pedro Carlos de Bourbon e Bragança, infante de Hespala gram-almirante das esquadras de sua alteza real o Principe regente de Portugal, etc.

ser a todos os fieis vassallos do men muito amado ser la composição de rei das Hespanhas e Indias, aos chefes e tribunaes, cabados seculares e ecclesiasticos, e ás demais pessoas esta decidas em dignidade em todos os dominios da sobe-

rama hespanhola, que achando-se men augusto ter individuos da minha real familia de Hespanha debaix der oppressivo dos francezes, onde foram conduzid vis meios de seducção e engano, e privados da sua lo natural, foram violentados a assignar uma abdicação nuncia a favor do imperador dos francezes, pela que os direitos da minha real familia passariam a sen po

Se isto se não honvesse realisado por uns mems justos e iniquos, como são os do engano, e se não do por nulla aquella abdicação, conformando-me, como formo em tudo ao referido no manifesto que minha i rida prima D. Carlota Joaquina, infanta de Hespanha ceza de Portugal e Brazil, vos tem dirigido, o qual e ratifico em todas as suas partes, guardando em cor cia d'esta mesma approvação minha o direito de a e preferencia que pertence aos individuos da minha milia, incluida a de meu muito amado tio, rei de X de Duas Sicilias, segundo a ordem de successão pr las leis fundamentaes da monarchia hespanhola, cui tos e prerogativas quero se conservem do modo e fi feridos, até que a Divina Providencia se sirva res seu antigo estado os individuos da mudia real far Hespanha, a quem confessamos o melhor e prum reito 1.

E para que assim o tenhaes entendido vos reneste nosso manifesto sellado com o nosso sello real, tado pelo que serve de nosso secretario, e vos recencarregâmos o façaes circular pela vossa respectividica pelo modo e forma por que até aqui téem o as ordens de meu augusto tio e senhor, el-rei D. Co

Dado no palacio da minha real morada no Rio de aos 20 de agosto de 1808. = Infanté D. Pedro C Bourbon e Bragança = (Logar do séllo.) = D. Ferne de Portugal.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Não houve meio de verificar por outra copia este paraçindubitavelmente esta incompleto.

# DOCUMENTO N.º 46

(Citado a pag. 365 e 595)

# Aviso de João Antonio Salter de Mendonça ao bispo do Porto participando-lhe ter sido nomeado membro da regencia do reino

O patriotismo e admiraveis esforcos das provincias de Portugal e reino do Algarve, auxiliados pelas valorosas tropas de sua magestade britannica, abençoados e protegidos visi velmente pela Divina Omnipotencia, expulsaram as tro-Das francezas. Bemovido assim o despotismo com que estas em baracaram o exercicio do governo, que o principe regente uas so senhor estabelecen pelo decreto e instrucções de 26 des novembro proximo passado, os governadores Francisco da Cunha e Menezes e D. Francisco Xavier de Noronha, com assistencia do secretario João Antonio Salter de Mendonça, COD vocaram o conde monteiro mór e D. Miguel Pereira For-Jaz, substitutos do governador ausente marquez de Abrantes e do secretario impedido conde de Sampaio, e todos continuam no exercicio das suas funcções, suspensas desde O dia i de fevereiro do corrente anno. Elegeram, pelas faculclades do dito decreto e instrucções, em logar dos governa-·lores impedidos principal Castro e Pedro de Mello Breyner, marquez das Minas e a v. ex.ª, e mandam que tudo se trate, regule e determine na conformidade das feis e costurnes observados até ao dito dia 1 de fevereiro sem a menor alteração.

E como para a restauração da nossa liberdade e suave governo de sua alteza real muito concorreram as incessantes fadigas e exemplar prudencia com que v. ex.ª e a junta provisionad d'essa cidade dirigiram toda a energia dos seus leaes cidadãos para o unico fim da mesma restauração a que se propozeram, sem os terriveis effeitos de paixões particulares. Hem effusão de sangue, dando com toda a dexteridade e circumspeçção as providencias mais adequadas e saudareis: os governadores, contemplando com especialidade a

v. ex. e os deputados da mesma junta, fizeram a dita elegida da pessoa de v. ex. para os ajudar na regencia d'estes religios com as suas virtudes e luzes; e tiem no maior apreçato relevantes serviços, que muito louvam e agradecem, porão na real presença de sua alteza real com o respeitavnome de v. ex. e dos deputados da mesma junta, que e têem feito tão benemeritos e dignos da patria. E outros mandam que este se registe nos livros da relação e cama d'essa cidade. O que tudo participo a v. ex. para que o fa presente aos mesmos deputados, e todos assim o fiquem contendendo.

Deus guarde a v. ex. Secretaria d'estado dos negocido reino, em 20 de setembro de 1808. = João Antonio Sal de Mendonça. = Sr. bispo do Porto.

Ao mesmo bispo do Porto, na sua qualidade de presidere da junta provisional, lhe dirigiram outra participação com modificação que depois dos termos sem a menor alteração se comprehendia este paragrapho em logar do que lá se lhe segue:

E como para a restauração da nossa liberdade e snavgoverno de sua alteza real muito concorreram a lealdade trabalhos e despezas do clero regular e secular, nobreza e negociantes, cidadãos e mais pessoas d'essa cidade, que se fizeram tão benemeritos e dignos da patria, lonvam e agradecem serviços tão assignalados, e os porão na real presença de sua alteza real com toda a individuação. Outrosim mandam que a junta privisional do governo do Porto faça publicar este por editaes, para que chegue á noticia de todos.

«Deus guarde a v. ex.» Secretaria d'estado dos negocios do reino, em 20 de setembro de 1808. — João Autonio Salter de Mendonça.»

Expediu-se outro ignal aviso de agradecimentos ao juiz, vereadores e mais officiaes da camara da cidade do Porto, só com a differença de se substituir ao anterior paragrapho o seguinte:

«Os governadores, cheios de admiração e reconhecimento

a fidetodade, valor e generosidade com que as ditas procias e reino concorreram para a restauração da nossa lirdade e suave governo de sua alteza real, dão em seu pie e no de toda a nação os devidos louvores e agradecintos em geral aos habitantes das mesmas provincias e no. e em partícular ao clero regular e secular, nobreza, gociantes, cidadãos e mais pessoas d'essa cidade, que nto se distinguiram, e farão presentes a sua alteza real o relevantes e assignalados serviços, com relação aos nosidos mais distinctos em donativos e acções heroicas, que partícipo a v. s.º ill.ººº para que assim o tenha entenblo e execute.

Dens guarde a v. s.\* ill.<sup>ma</sup> Secretaria d'estado dos neperos do remo, em 20 de setembro de 1808. = João Antopa Salter de Mendonça.<sup>n</sup>

N. B. Com outras modificações analogas se expediram subom avisos a Luiz de Sequeira da Camara Ayala, depudo da junta provisional do Porto; ao presidente da junta povisional de Beja, João José Mascarenhas de Azevedo e olva: ao bispo do Algarve; ao juiz, vereadores e mais officas das camaras das cidades de Evora, Leiria, Beja, Coimero, Braga, Aveiro, Bragança e Faro; e aos das villas de acorvo. Barcellos, Villa Real, Setubal, Villa Viçosa, Guinañaes, Melgaço, etc., etc. Ao corpo academico, nomeando muel Paes de Aragão Trigoso desembargador honorario do embargo do paço.

#### DOCUMENTO N.º 47

(Citado a pag. 395 e 596)

Diplomas relativos à nomenção dos governadores do reino e instrucções que estes receberam

#### Decreto

Tendo a Divina Providencia permittido que os meus reide Portugal e Algarve fica-sem completamente restau-

rados e livres da oppressão e jugo francez: e seudo nec sario estabelecer um governo para reger os meus vassal durante a minha ausencia n'este estado, e emquanto as d cumstancias não permittirem que eu haja de voltar: sou s vido nomear para governadores d'aquelles reinos D. Antoc José de Castro, patriarcha de Lisboa; o marquez das Mod o marquez monteiro mór. D. Francisco de Noconha e For cisco da Cunha e Menezes, tenentes generaes dos mer exercitos; e para secretarios, dos negocios do remo e l zenda João Antonio Salter de Mendonça, desembargador paço e men procurador da coróa; dos negocios da mand e da guerra D. Miguel Pereira Forjaz, marechal de cam dos meus exercitos; e dos negocios estrangeiros Cypo-Ribeiro Freire, que servirá também nos impedimentos dito D. Miguel Pereira Forjaz, tendo voto cada um nas s terias que respeitarem à sua repartição, e devendo-se re lar todos pelas instrucções que lhes envio em carta regu data d'este, em cuja execução se haverão como é de espida confiança que d'elles faço, approvando e confirmando p esta maneira as nomeações das pessoas que alguns membros da regencia, creada por decreto de 26 de novembro de 18 fizeram para os ajudar no governo, e substituir outras o excluiram pelos motivos que me foram presentes.

Os mesmos governadores o tenham assum entendo eumpram na forma sobredita, fazendo as participações cessarias ás repartições competentes. Palacio do Bodaneiro, em 2 de janeiro de 1809. = (Com a rubros) principe regente nosso senhor.)

#### Carta regia

Governadores do reino de Portugal e Algarye, Anez En o principe regente vos envio muito saudar como aque les que amo e prezo. Havendo, por decreto d esta da confirmado e ratificado a vossa nomeação, é justo que o mostre toda a confiança que me mereceis e que de vos tel prescrevendo-vos una circumstanciadamente as obrigações de que fui servido encarregar-vos, e mostrando-vos o nauto que espero dos vossos bons serviços nas críticas e difficeis circumstancias em que se acha essa tão importante parte dos meus vastos estados, e toda a extensão dos vossos deveres.

Depois da creação e restauração do vosso governo, tendo cessado todas as juntas que se levantaram no reino, e que vão meritoriamente se distinguiram à porfia na restauração 💌 sa Ivação do mesmo, particularmente as do Porto e Algarve, será vosso cuidado e primeiro dever, não só de dirigir aos Dresidentes que foram das mesmas juntas as minhas cartas regias, que ora lhes remetto, mas ainda agradecer-lhes no 111eu real nome, e individualmente a cada um dos membros, OS serviços e lealdade que me mostraram e à minha real Coroa, e segurar-lhes que não só me proponho a fazer-lhes mercé, mas que jamais me esquecerei dos gloriosos servi-COS que me fizeram, e de que resulton a feliz restauração then governo e do reino, ordenando-vos também que Sobre tal materia me consulteis o que julgardes que eu locossa fazer logo a favor dos membros que mais se distinguiram.

Devendo os negocios políticos, ecclesiasticos, administratis, e de fazenda e justiça, militares e maritimos que n'esse
caso de empate pelo voto do que presidir, segundo a
caso de empate pelo voto do que presidir, segundo a
caso de empate pelo voto do que presidir, segundo a
caso de empate pelo voto do que presidir, segundo a
caso de empate pelo voto do que presidir, segundo a
caso de empate pelo voto do que presidir, segundo a
caso de empate pelo voto do que presidir, segundo a
correctar estabelecida, devem tambem serão chamados e não secatalla de estado, pois que essa denominação é só resercatalla aos que têem a honra de receberem e executarem imcatalla aos que têem a honra de receberem e executarem imcatalla aos que têem a honra de receberem e executarem imcatalla aos que têem a honra de receberem e executarem imcatalla aos que têem a honra de receberem e executarem imcatalla aos que têem a honra de receberem e executarem imcatalla aos que têem a honra de receberem e executarem imcatalla aos que têem a honra de receberem e executarem imcatalla aos que têem a honra de receberem e executarem imcatalla aos que têem a honra de receberem e executarem imcatalla aos que têem a honra de receberem e executarem imcatalla aos que têem a honra de receberem e executarem imcatalla aos que têem a honra de receberem e executarem imcatalla aos que têem a honra de receberem e executarem imcatalla aos que têem a honra de receberem e executarem imcatalla aos que têem a honra de receberem e executarem imcatalla aos que têem a honra de receberem e executarem imcatalla aos que têem a honra de receberem e executarem imcatalla aos que têem a honra de receberem e executarem imcatalla aos que têem a honra de receberem e executarem imcatalla aos que têem a honra de receberem e executarem imcatalla aos que têem a honra de receberem e executarem imcatalla aos que têem a honra de receberem e executarem imcatalla aos que têem a honra de receberem e executarem imcatalla aos que têem a hon

exercer as funcções que antes eram attribuidas ao dente do men real erario, mas com tal subordinação pendencia ao que exerce as mesmas funcções junto a real pessoa. Esta mesma disposição se entenderá que secretarias, que posto que regidas por officiaes das secretarias d'estado, não terão senão o nome de secto do governo até que en volte ao reino, que será logo a situação dos negocios políticos da Europa prometa a estabilidade que tanto se deseja.

Todos os negocios que não pedirem immediata e n resolução, e todos aquelles que vos forem consultado tribunaes do reino, seja para promoção de logares de de beneficios, seja todas as propostas dos officiaes ( pas de linha e milicias, assim como todos os negoch versarem sobre melhoramentos na administração do d do reino, seja político, seja ecclesiastico, seja multa maritimo, todos vós fareis subir á minha real presenconsultas a que unireis sempre o vosso parecer, e to birão à minha real presença pelos respectivos minist secretarias d'estado, que tenho nomeado para estas f ções do reino e Brazil, fazenda, negocios estrangeiro guerra, e negocios da mariuha e dominios ultramar de cujos decretos de nomeação vos remetto copia; ajo sómente que sobre os negocios da marinha m os del rigir pelo men muito amado e prezado sobrinho o l D. Pedro Carlos, que tenho nomeado, como vereis p creto que vos mando remetter, almirante e general e de toda a minha marinha real; devendo tambem de vos que, posto vos auctorise a que façaes servir nos militares os officiaes que julgardes necessario provi só será interinamente, até que baixe a proposta e d por mim approvada, e que seja assignada a patent men real punho; ordeno-vos, porém, que possam os d vencer o seu respectivo soldo desde o dia em que vo des a sua primeira nomeação interina e elles ent exercicio effectivo dos mesmos postos.

Sendo muito essencial para a conservação, tranqui

icidade dos mens povos que a religião e bons costumes antenham illesos, assum como toda a jurisdicção ecclejos do santissimo padre e bispos se conserve intacta seus justos limites, recommendo-vos muito que da vossa e procureis quanto vos for possivel manter tudo no péque o deixei e conserveis igualmente a respeito dos paros estrangeiros das nações amigas e alliadas toda a moração no exercicio dos seus princípios religiosos, sendo no exercicio dos seus estados se procure reservom os cabedaes e industria das nações estrangeiras, o só tudo o que se perdeu em tão essenciaes objectos, que amda se augmente, se possível for.

A moralidade das nações é a primeira base da sua febride, e intimamente unida aos principios da nossa santa giao, e por consequencia é justo e necessario que vos comende este importante artigo, e de que deve tanto 🗖 o Inturo depender a prosperidade e grandeza do estafazendo vós que os bispos, parochos e professores publiconcorram todos no limite do exercicio das suas funccões sparem aos povos os melhores principios de moral, o or respeito á minha auctoridade real, aos magistrados e esados da mesma, e aquelle amor da patria que mais tudo segura a felicidade publica e a estabilidade do estae pode mesmo restabelecel-a quando perdida, como as mas experiencias acabam de mostrar, sendo o melhor bloto contra os falsos principios que o governo francez. n assoalhado, as luzes e estudos, o que até se viu agora n pelo paro patriotismo que se manifestou entre os estudes da celebre universidade de Coimbra; e sendo este almente o melhor meio de augmentar a felicidade da nao que muito interessa o meu paternal coração, ordenoque procureis quanto for possivel adiantar o numero das otas de ter, escrever e contar, a fim de que as classes giores reconheçam o muito que me occupo da sua felicie, e que ignalmente promovaes os estudos maiores da versidade de Counbra, cujo vice-reitor, hoje chefe da

mesma universidade, e os seus alumnos tanto tél cido aos meus olhos.

Em negocios políticos exteriores, as vossas relao governo britannico, por meio do meu caviado o nario junto a sua magestade britannica, e as que igi tiverdes com o governo central, que se estabelecer panha até ao feliz e tão desciado restabelecimente magestade catholica, meu bom irmão e primo d D. Fernando VII, e as que segurdes com as potent barescas, seja para manter a boa amizade e allianc tem mostrado constantemente sua magestade mac seja para procurar a paz com a regencia de Argel tanto necessita o commercio dos meus vassallos, fi recerão a minha real approvação logo que vós, com dade, zélo e amor que espero mostreis sempre real serviço, seguirdes os principios que vos mai expor; e são: 1.º, os de manter a melhor correspos boa harmonia com sua magestade britannica, cor em todas as suas vistas contra o inimigo communitratar os seus vassallos com particular affecto e a que è consequente à antiga e fiel alliança que une coroas, e dirigindo-vos sempre pelo canal do men n'aquella còrte, a quem tenho dado as conveniente ao sobredito respeito : 2.º, a melhor intelligencia el rom o governo central de Hespanha, a quem forne dos os auxilios que couberem na possibilidade do r a sua defeza, tendo sempre em vista que a defeza estados da Europa depende essencialmente da do hespanhoes na peninsula, e que se elles yressem & bir na gloriosa lucta que manteem contra a Françao reino seria uma necessaria victima.

Debaixo d'estes principios auctoriso todas as red que, por via do meu enviado, fizestes a sua mago tannica a respetto de soccorros em dinheiro e em 1 de guerra, e pelo mesmo sabereis quão vivas reco ções e quão precisas ordens havia dado com ar para que se procurasse todo o auxido e soccorr s vassallos d'esses reinos, seja que elles quizesem pripara estes estados do Brazil, seja que elles quizespodessem reunir-se, como acabam gloriosamente de lar para sacudir o cruel jugo e despotica oppressão zoverno francez executava a seu respeito.

guindo inalteravelmente este mesmo modo de obrar, lei abrir em Londres, com a garantia de sua magestade lunca, um emprestimo de cinco a seis milhões de crue metade do mesmo ordenei que fosse consignado as urgencias do erario do reino, alem dos soccorros que d'aqui vos mando agora assistir.

rvar a boa intelligencia e harmonia que deveis cultivar o governo central da Hespanha, por meio do meu enque tenho nomeado junto d'aquelle governo, procuratembrar-lhe que receberei com gosto da sua parte toda encapação que me quizerem fazer, e que procurarei da ha parte sustentar quanto me for possivel a sua justa a e que nunca me esquecerei da boa disposição e justam que as juntas de Hespanha reconheceram os direiventuaes da minha augusta esposa a princeza do Branque tambem me anima a declarar-lhes que eu reputo usa das duas monarchias como inseparavel, e como fado um unico todo, que ou deve existir ou deve perecer hesmo tempo.

administração da justiça, sendo de sua natureza a que se concorre para a segurança dos direitos de cada um, e manter a boa ordem e tranquillidade da sociedade, rovo a resolução que abraçastes de restabelecer todos magistrados e tribunaes que ora existem nos meus estage todos, à excepção do conselho ultramarino (que só ra activo quanto às certidões que pedirem do seu cartopos que nas outras funcções não terá exercicio até que possa voltar ao reino), havereis de conservar, devendo em declarar-vos aqui que os mesmos, á excepção do seu ediente e do que for mais urgente, tudo obrarão por sultas, que vos remettereis, e que baixarão por mim re-

solvidas, pois que onde eu existo e resido è que mente se deve considerar a séde e o ponto cento perío.

Igualmente devereis participar ao que fizer as regedor das justicas, que as causas das relações não subirão d'aqui em diante em ultimas instancia ção de Lisboa, aonde só irão as causas dos minicapitanias do Pará e Maranhão, e as das ilhas do Madeira e Porto Santo, pois que assim o exige in mente a commodidade dos particulares, a quem so penoso vir tratar suas causas nas relações da Bahir Janeiro. Sendo, porem, igualmente certo que tant sarios e indispensaveis como são os magistrados funccionarios publicos, tanto mais pesados são ao blico pelo numero, visto que esta respeitavel classe natureza improductiva, na phrase dos mais celebri res de economia política: portanto, auctoriso-vos ( bre tão importante objecto me proponhaes toda a seja na reducção do numero dos empregados ao m sivel, seja na escolha dos magistrados que deveis on fazer consultar para os diversos logares, desde riores até aos tribunaes superiores; e quando mest mente me consulteis os que merecerem ser separ para sempre ou temporariamente, dos logares qui por haverem tido, ou uma má ou uma equivoca d lembrando-vos tambem que me podeis consultar !! reforma, que ou no numero ou na qualidade de ma e de tribunaes julgardes que possa ter effeito se on inconveniente do serviço real e publico.

Approvando o que resolvestes sobre o restable do logar de juiz de inconfidencia, e da nomeação magistrado de que fizestes escolha para tirar no devassa dos accusados que devem ser processado trampuilhsar os animos do povo, que desejando o cilmente illudido sobre os seus verdadeiros interdeno-vos que procedaes a fazer julgar os accusado quer classe que sejam, segundo as leis do remo

major exacção e publicidade que ser possa nos seus processos, regulando-vos com a major firmeza e energia, moderação e respeito dos que, faltando á vassallagem que me deviam, commetteram actos de alta traição e se fizeram criminosos de lesa-magestade; e conhecendo vós quanto o men real coração é piedoso, e com quanta mágua minha vejo que houve individuos no meio de uma nação tão leal, genefosa e particularmente das classes superiores, que se esqueretam do que me deviam e a seus avós, assim como aos principios da nossa santa religião que professavam, deixando-se illudir pelas falsas e mentirosas promessas do goterno francez, não vos admireis que vos ordene que façaes executar a seu respeito o que se acha prescripto pelas leis do reino, mas com a maior imparcialidade e exacção, de maneira que o ren se não confunda com o innocente; e re-Commendo-vos muito que façaes conhecer aos magistrados que os malvados que se venderam aos francezes, e que com elles machinaram a subversão da minha soberania, não de-Vieni confundir-se com aquelles que por temor e por julga-Form o mal irremediavel, se uniram ao mesmo governo usurparlor.

Que recommendo na minha real proclamação ao povo de ve servir-vos de regra, e d'esse modo dareis um testemulo publico aos mens povos e a toda a Europa da doçura e sempre reinei e reino sobre elles, e de que men real coração não ha idéa de vingança, nem ainda constra os ingratos, que se esqueceram de um pae benigno los se lançarem nos braços de um tyranno usurpador, que se lançarem nos braços de um tyranno usurpador, que se lançarem nos braços de um tyranno usurpador, que se lançarem nos braços dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linha em vista despojal-os dos seus bens e reduzil-os á linh

Esta restricção foi derogada por uma auctorisação posterior, como sera adrante.

A restauração e regeneração da minha real fazenda, se a principal base sobre que se estriba e se sustenta a fo publica, é necessariamente o objecto que mais devo recomendar-vos para que possaes por sen meio fazer pres rar a fortuna dos meus vassallos, e defendel-os dos impaggressores, que hão de ainda tentar todos os meios de der saquear de novo o paiz, o que espero lhes não seja psivel pelas medidas fortes e energicas que tomareis par defender.

O estado da desolação e miseria em que fica o remo dilapidação que se fez dos impostos, a falta de metaes periosos para a circulação, e o papel que sem credito impose e paralysa todo o movimento, são objectos que provama nada se poderá crear em fazenda, sem que ao mesmo tose procure animar e dar vida ao corpo e sangue do esta de modo que a agricultura, a industria e o commercionascendo, venham fazer reviver a fazenda real, que e sa pre uma dada parte da total renda do estado, e que com o cresce e diminue.

Depois de uma crise tão terrivel, na confusão em que cam os cofres, o primeiro ponto é fixar uma epocha do se principie a pagar para diante, e onde todo o atrazereduzido a preterito, só entre em pagamento depois de quido e depois de satisfeita a despeza corrente e absolmente necessaria. Este systema, que se praticou em fixal talvez seja agora de absoluta necessidade, e fazendes o praticar debaixo de uma regra inalteravel e com a ma regularidade, póde ser que em pouco tempo se sol d'elle o melhor effeito.

No numero dos impostos a que será necessario recesso dois é que podem sem excepção merecer todo o espara se estabelecerem: e para se tirar d'elles todo o tido, eu vos auctoriso a que os façaes estabelecer, se des que a nação conhece a necessidade que ha dos mesos

O primeiro, e que certamente será muito popular terço dos rendimentos ecclesiasticos, se o clero se presesse nobre rasgo de patriotismo, o qual terço devera e der-se a todos os rendimentos de commendas e de bens da coróa, não só os que estão sujeitos á lei mental, mas ainda a todos os outros alienados da coróa, como capellas, substituindo-se este imposto á decima que agora pagam os bens ecclesiasticos e ao quinto que pagam os bens da coróa.

O segundo imposto é o do papel sellado, que podercis restabelecer debaixo dos principios já conhecidos, e que por ustas pouco fundadas foi já annullado com tão grave damno da minha real fazenda, e que ora é indispensavel tornar a recrear.

Uma exacta, activa e não tyrannica cobrança das imposicões já estabelecidas, poderá com a restauração do reino fater-se muito productiva; mas é indispensavel que desde logo os vossos cuidados se voltem para as alfandegas e para O systema que ali se deve seguir, consultando-me o modo com que ahi se poderão logo reduzir ao par do que tenho <sup>aqui</sup> estabelecido: 1.º, os direitos geraes das alfandegas a 25 por cento do valor da pauta; 2.º, a diminuição de uma terça parte dos mesmos direitos, ou a sua reduçção a 16 Por cento logo que for propriedade portugueza, importada Tin navio portuguez; 3.º, total suspensão de direitos nos generos, productos e manufacturas do reino, que todas se deverm exportar livremente de direitos; 4.º, a isenção de direitos nos generos do Brazil, que se importarem para se reex portarem, e que forem por deposito, ficando só sujeitos Pagarem direitos os que se destinarem para consumo do regimo. Estas isenções, que apparentemente diminuirão a real e publica, em breves annos a farão crescer, vos devereis consultar-me tudo o que julgardes neces-Sario para este grande estabelecimento.

Tao è só este o objecto em que desejo que me propunhaes rificios mais apparentes do que reaes da minha fazenda, bre as jugadas, terços e quartos de trigo, mitho e outras cereaes, que vos ordeno que vos occupeis do modo que, sem maior inconveniente, poderei alliviar o meu d'este gravame em beneficio da agricultura, e substituir-lhe outro que seja menos fatal à cultura do reino; e or-

deno-vos que, tomando este objecto na mais séria corração, me consulteis tudo o que poderei fazer para pro este beneticio ao meu povo e ao reino em geral.

Igualmente tomareis na mais séria consideração consultareis o modo com que poderei supprimir nas preias do norte o gravame que existe pelos foraes de cada fogo uma certa quantidade de trigo ou centere, se lhes torna em annos de carestia um peso insuppor emquanto talvez vos conste, examinando este objecto um tal gravame seja talvez um pouco util e proventos o augmento da minha renda real. Assim, procurando e melhor a taxação, diminuindo de um lado e augmentar outro, podereis conseguir o fim que tanto vos recommo de fazer os seus rendimentos reaes productivos, sem pesados aos meus povos, que tanto desejo beneficiar.

Debalde, comtudo, nas presentes circumstancias e difficuldades que apresenta o papel, que desacreditadenla no reino, podereis executar as grandes opera à que ha de necessitar o men real erario, para fazer f despezas do exercito, marinha e lista civil, não obstant para dar ao reino uma prova do amor que tenho aos vassallos, me proponho deixar livres os rendimentos do reino, em totalidade ou em parte das despezas que zia com o necessario esplendor e representação do t sem que lanceis mão dos recursos extraordinarios e culação e credito que a experiencia de 1801 e 1802 mostrar-vos quanto foram productivos, e de que de usar e servir-vos, consultando tudo o que poderdes fesse respeito.

Estes meios de credito e circulação são em pruno gar a venda de todos os bens e foros da coróa; em se logar o resgate dos fóros e laudemios, censos e luct fixando o seu producto em um rendimento líquido e presentado ao seu justo valor nos rendimentos reaes, e se a amortisar o papel-moeda; em terceiro logar a crea um banco que substitua, emfim, o papel ao actual, que se deve tirar da circulação; em quarto logar o esta

nuento de bilhetes de credito, apoiado sobre os bilhetes das alfandegas, que se não devem deixar circular. Com estes quatro meios, dando-lhes a sua devida extensão, podereis couseguir, não só o restabelecimento do credito publico, mas o de grandes meios, que, unidos aos emprestimos que podereis ir lentamente abrindo, vos darão a possibilidade de uma perfeita restauração da fazenda real.

Ha um outro meio de credito mais pesado ao estado pela ruina que faz á moral do povo, do que não se mostra a olhos moxpertos, mas que não é possível que abandoneis, e é o de loterias, qual a ingleza, que estabelecereis para o fim de acudar ao que exigir mais prompto soccorro, e talvez a molustria nacional seja o que mais deve reclamar a vossa attenção.

Terminando assim o que mais particularmente vos recommendo a respeito do augmento da minha real fazenda, torno ainda a lembrar-vos que o restabelecimento do credito publico e de maior confiança no erario regio deve ser um dos principaes objectos que deverá merecer quasi exclusivamente o vosso desvelo; e tendo en conseguido na minha resencia grandes resultados por algum espaço de tempo, a presar das enormes despezas a que sempre me obrigou o so verno francez, devereis ter presente que tudo o que consegui em tal materia foi fructo da religiosa boa fé que mande i praticar e que mantive, ainda com gravame da minha fazenda.

Dode simplificar o numero das thesourarias, que o pagamento dos juros e tenças se póde fazer sem as folhas do causam, ficaes auctorisados para me consultardes sobre causam, ficaes auctorisados para me consultardes sobre tenças vistas uteis e luminosas sobre tão importantes

objectos, e talvez muitas d'estas simplificações o mentos as possaes effectuar, se vos for possivel o um banco publico, que também faça estes pagamo da junta dos juros com pequeno sacrificio da munta zenda.

Depois de tudo o que vos tenho recommendado a teressante objecto, só resta recommendar-vos que logo deis as competentes ordens para que em cada suba à minha real presença uma muito circumsta exacta conta do estado da minha real fazenda em reino: do que produzem actualmente as imposições ficando cada uma em particular, e do que se pode das mesmas para o futuro d'aquella parte da renda antecipada, da que está livre, e de todo o melhoram para diante possa ter; unindo a todos estes orçamo receita e despeza, que fareis no modo estabelecido real erario, todas aquellas dilucidações que julgard sarias para o meu inteiro conhecimento, e para que desde logo dar radicaes providencias em tão um objectos.

Igualmente me dareis uma miuda e exacta contai da divida real e publica, tanto dentro, como fora e dos pagamentos que se tiverem feito para a au da mesma. Nas contas imperfeitas e pouco circums que fizestes agora subir á minha real presença, e que panharam como documento a vossa carta de 18 de do anno passado, vé-se que das sommas collectado francezes ainda faltava muito a entrar, particulari pratas; e sendo talvez possivel que a contento das i teressadas possa entrar parte d'essa somma para o r a titulo de emprestimo, de que se pague juro, 118ar cuidado ver se podeis realisar o pagamento do jo emprestimo, como vos recommendo façaes o de outros das dividas fundadas, pois só com similhar dão é que se pode estabelecer o credito. O estend da fazenda é a prosperidade publica; nem é diffici a primeira existe, estabelecer principios que facar

rar a segunda. É por isso que, ao mesmo passo que me fordes consultando os grandes artigos de fazenda já apontados, cuidareis effectivamente em promover a agricultura, industria e commercio do reino, por cujo meio e por uma connexão indissoluvel vereis ir resurgindo os recursos que hão do atrimar os vossos planos de fazenda.

Para promover a agricultura me consultareis tudo o que mlgardes mais proprio para abrirdes e conservardes as estractas por todo o reino com a menor despeza possivel; para auxiliar a navegação e communicações interiores por agora no reino: para conservar abertos os portos, qual o de Aveiro, que gracas aos meus paternaes cuidados se acha felizmente nesta belecido e póde fazer a riqueza de uma parte da provincia da Beira: para auxiliar os longos arrendamentos, que talvez são o melhor meio de attrahir para a cultura das terras grandes cabedaes, e por mãos intelligentes; para fixar por certos periodos as contribuições de dizimos e decimas, do: 111 aneira que a minha real fazenda e os que arrecadam dizirnos não soffram grandes perdas, e que o lavrador se atriture a cultivar melhor a terra; para facilitar a circulação des todos os productos do reino, tirando todos os embaraços Timitas vezes resultam dos mal entendidos interesses das \*\*\* traceras em particular; e, finalmente, me proporeis para 1) Francismo fim a divisão dos baldios e modo de effeitual-a tavor do augmento da povoação.

Para promover a industria nacional fareis conhecer que as manufacturas do reino entram aqui e em todo o Brazil liveros de direitos, e que não devendo ahi ter tambem direito de direito, assim como todas as materias primas que servem partir as mesmas, recebem por isso mesmo um grande favor, insensivelmente as deve animar a adiantar a industria colherem um tão grande fructo; e muito particularmente vos recommendo que procureis auxiliar o mais que procurei

sedas e fabricas dos estofos, dos setins e tafetas, merecenparticular menção as de chapéus.

Quanto à navegação fareis conhecer o favor que acabo o conceder à propriedade portugueza navegada em casco po tuguez, e que fica pagando a terça parte menos dos direito estabelecidos, o que juntamente com o abatimento dos d reitos das alfandegas deve singularmente favorecer o colmercio e navegação dos meus vassallos.

Recommendo-vos que deixando na fabrica de ferro de l'
gueiró os homens habeis necessarios para que ella continume mandeis logo os allemães que ali se acharem, capande dirigir aqui fundições de ferro nas ricas minas des
metal, de que o Brazil está cheio; e igualmente todos o
allemães que en tinha mandado vir para fabricar canos o
espingardas por meio de machinas, e que poderei aque esto
belecer com grande vantagem sua e do paiz; e estes do
objectos vos hei por muito recommendados, assim como que
tragam comsigo os modelos que havia mandado executa
deixando sempre ahi copias dos mesmos.

Todos estes paternaes cuidados, que tanto vos mando umar na mais séria consideração, se tornariam imites igualmente vos não lembrasse e désse as mais positivas dens de cuidardes sobretudo em segurar a defensa do tre e o soccorro da Hespanha, a fim de que os francezes sem expulsos até alem dos Pyrenéus, e que toda a penmisha que inteiramente livre d'elles. E sendo este o maior e us essencial voto do meu real animo, e o principal desendado o vassallo fiel e zeloso patriota, deve ser o pome objecto dos vossos cuidados o preparar e promover todo os meios de força militar, a fim de que tão louvaveis first possam conseguir, e que se esteiem sobre um systema paz de perpetuar-se, e procurar sempre o desejado leta o sultado.

Debaixo d'estas tão justas vistas não só approvo a pedente resolução que tomastes de augmentar novamente pret do soldado, segundo antes o havia estabelecido a relegion de intelligente junta do Porto, mas ordeno-vos que faças l

dos os esforços para que a sorte do soldado portuguez no pé de guerra não seja inferior á do francez, sendo certo que esse é o unico meio de poder exigir da tropa os louvaveis sacrificios de que dependem depois os grandes resultados que se desejam. Isto mesmo servirá a procurar-vos a prompta execução da sabia e humana medida que havia tomado a junta do Porto de querer que o soldado fosse recrutado voluntaria e não violentamente, visto que no momento de um tão exaltado patriotismo era de esperar, o que já succedeu, que não faltasse gente que viesse espontaneamente afistar-se debaixo das bandeiras, que podiam somente afian-Car-lhe o bem que desejavam.

Sendo a cavallaria e artilheria a cavallo armas muito essenciaes, devo recommendar-vos efficazmente o cuidado das Condeletarias do reino, de que podereis depois, se a guerra Continuar, tirar os elementos d'estas importantes armas, o em qualquer caso poderá associar-se com a boa agritura do remo, que de taes resoluções colherá não pequefructos, se fizerdes que achem os lavradores interesses crear bons potros, sem os vexames a que estão agora

a seja mantida à custa da minha real fazenda, como talvez dica que possa fazer com que se consiga o fim desejado ter uma boa cavallaria, particularmente nas provincias antidionaes do reino.

muito essencial que procureis armar bem todas as missos do reino, e que nas cidades, particularmente na capi levanteis novos corpos de milicias, organisados em resentos, e que só devam servir no caso de maior aperto e encia, mas que sejam compostos de todo o cidadão capaz pegar em armas; e que se exercitem nos domingos em pogar em armas; e que se exercitem nos domingos em alcolar e atirar ao alvo, para o que podereis estabelecer alcums pequenos premios, podendo isso dar uma boa occupação à mocidade em logar de outras distracções, e servindo a maioter um espírito marcial em toda a nação, de que depende depois a salvação publica em difficeis e criticas circumstancias.

Approvo, pois, até para este fim, a reclamação que lizeste de armas a sua magestade britannica pelo meu enviado, muito vos mando recommendar este essencial objecto. Aqual me fareis o maior serviço dando toda a extensão poss vel, de maneira que estes corpos milicianos já estabelecido possam ainda organisar uma força muito respeitavel posseu numero, valor e pratica do exercício.

Não vos esquecereis de fazer subir à minha real presento inventario de tudo que se achou nos armazens, para formar uma justa idéa da grandeza da dilapidação que francezes praticaram nos mesmos arsenaes.

Para que acudaes efficaz e convenientemente à restaução da monarchia hespanhola, será cuidado vosso promologo a organisação de uma força respeitavel e movel, coposta das tres armas, e de que possaes immediatamedestacar um grande pé de exercito, que deva combinarcom o exercito inglez e hespanhol, para fechar a passagdos Pyrenéus aos francezes, depois que houverdes concrido a expulsal-os da peninsula.

É do maior interesse para a futura segurança do reino do meu real serviço, que se procure tomar parte activa guerra, para formar cabos e generaes capazes de condus rem e dirigirem os meus exercitos nos casos de neceso dade.

Tambem approvo que a marinha merecesse logo a vossattenção para conservar uma força respeitavel no estreito de Gibraltar, que impeça a saida dos corsarios argelinos, emantenha fivre a navegação directa do reino com os mens dominios ultramarinos: e se possível for deveis cuidar em que essa força naval obre activamente contra os argelinos, e os obrigue a desejar e acceitar a paz debaixo de condições menos onerosas do que aquellas que sempre offereceram.

A restauração da marinha, o simplificar a sua forma administrativa, sem que nada perca da exacção com que deve ser conduzida esta necessariamente dispendiosa administração, e finalmiente o seu restabelecimento, quanto á menor actividade em que deve por-se, são objectos que devem occupar-

essencialmente, e sobre os quaes me consultareis o que un la case respeito pela competente repartição.

ara que conheçaes que nenhuma providencia me esquedas que humanamente podia dar a favor dos meus vassado remo, que tanto se distinguiram com actos de pura lade e raro patriotismo, recebereis por uma embarcação merra, que d'aqui ha de partir com a brevidade possio dinheiro com que pela minha real fazenda mando dir ao reino, alem dos emprestimos que mandei abrir luglaterra, e que em parte applico a esse tim; e pelo gantum Lebre e navio Fenix, proximos a seguirem vian para essa cidade, vos envio tambem os dons gratuitos esta cidade do Rio de Janeiro deu para acudir á mais cente necessidade, mostrando assim o estreito enlace que entre si os meus fieis e honrados vassallos, e que é implo que provavelmente incitará as outras cidades e terdo Brazil.

Da vossa prudencia e probidade confio a boa applicação todos estes fundos, e que dareis a este objecto toda a puedade que convem dar para que a todos constem os meus ternaes cuidados e a boa harmonia que existe entre todos meus vassallos, assim como a fiel e exacta applicação que tex de taes sommas.

com esta minha carta regia recebereis a proclamação em ma de carta, que dirijo ao clero, nobreza e povo d'esses cos, e que fareis logo communicar por toda a parte, as-a como o manifesto com que havia declarado guerra á mça, tanto que me constou da cruel oppressão com que recento francez tratou os mens vassallos, e dos inauditos cedimentos com que atropelava os mens sagrados e innaveis direitos, e pretendia usurpar-me violentamente a que herdei dos senhores reis mens predecessores, e comente fareis ahi publicar o mesmo manifesto e declarade guerra.

São me esquecerei aqui ordenar-vos que façaes constar clero, nobreza e povo d'esses reinos quanto presentes las os actos de fidelidade e lealdade á minha real pessoa d'esse reino, continuando também es officiaes de rias a denominarem-se do estado, como até agora e costume: ficando, porém, todos os providos se até privados dos officios ou empregos, não aprescartas ou alvaras no tempo aprasado.

6.º Que consistado em grande parte a segurar peridade dos estados na certeza e promptidão do e na justa e proporcionada distribuição de premuos estes de estimulo e emulação para que se animent nham outros a praticarem acções honradas e feil sos, e aquelles para exemplo e terror, a fim de qu cidadãos se não animem a commetter delectos, o actuaes circumstancias é ainda de maior necessida dade: devereis continuar a estabelecer as alcadas ( sões que vos parecerem necessarias e uteis, par garem e castigarem os que houverem tido a de attentar contra a seguranca do estado, independer ção ou soberania da minha real pessoa por qual neira, ou tenham infelizmente fomentado sedições rido para a anarchia, fazendo executar todas as que se proferirem contra os rens, sem ser necess nha real confirmação, ainda nos casos em que n e nha imposto a pena de morte i: e me proporeis d que julgardes merecem os que se houverem distr men real servico, para en os mandar conferir, do-os, porém, logo em algum caso extraordinarió entenderdes que convem assim fazel-o, do que 🕻 parte.

E com estas modificações e alterações cumpror vos foi ordenado nas cartas regias de 2 e 11 de jat sado, emquanto não for residir entre os meus fiera d esse remo, o que será logo que as circumstancia

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For em consequencia d'esta aurtorisação que os curer remo mandaram executar em 1817 o infetiz Gomes Freir e sens companheiros, não sendo, portanto, exacto, como en que effes sem auctorisação de el-rei finham mandado entique ctiva sentença.

#### Carta regia

Governadores do reino de Portugal e dos Algarves. Amigos: En o principe regente vos envio muito saudar, como ing chelles que amo. Sendo-me presente a vossa carta n.º 41, cara data de 24 de maio passado, e o que n'ella me expuzestess sobre os inconvenientes que deviam resultar ao bem do men real serviço da limitação de poder e auctoridade em 111100 vos punham as instrucções que vos enviei nas cartas regias de 2 e 11 de janeiro do corrente anno, não ficando 155 stantemente auctorisados para mandar por em pratica toolas as providencias que vos parecerem necessarias e uteis Dem da causa publica e proveito do estado, podendo-se La de la contra luções, quando muitos são os negocios que exigem prompta deli beração, não só na administração da justiça, para o que 114 Procado com parcimonia de predicamentos e com toda a exteridão legal, mas também em outras muitas cousas do Koverno; e sendo, outrosim, muito prejudicial à utilidade pula li car e particular dos meus fieis vassallos que o expediente dos officios e outros empregos, cujos titulos hão mister a unintra real assignatura, seja feito pelos tribunaes novamente "reados n'esta corte, com damno dos emolumentos dos officiales de todas as repartições, assim como era em menoscabo de todas as secretarias d'estado não continuarem a ser aschamadas, como até agora o tem sido desde o principio da monarchia; representando-me, alem d'isto, que dependendo muitas vezes o bom successo e feliz exito de qualquer empreza do estimulo de honra e gloria que causam os Dretmos conferidos a tempo, e do temor dos castigos quando são immediatos aos crimes, não se conseguiriam estes proveitos por não estardes auctorisados para repartirdes recom-Deusas e penas; e que sendo tudo isto necessario em qualquer tempo, muito mais o era nas actuaes circumstancias,

em que o reino, sobre estar ameaçado de ser int um inimigo poderoso e aguerrido, se acha agitad vulsões politicas, a que téem dado causa as suat machinações e intrigas que téem empestado alguns da nação: sendo por estes motivos precisas muitae cautela, e medidas tomadas com energia e presti de que parecia menos preço que en fazia de voi confiança no vosso governo o diminuir-vos a anci limitar-vos o poder, ou ainda menos considerac reino e aos meus fieis vassallos n'elle habitantes; talvez entender-se que en queria estabelecer aln un colonial, quando os povos estão costumados a ver o considerado como a capital da monarchia e de todo vastos estados; e que, finalmente, por todos estes ju motivos não havieis praticado tudo quanto vos ordi cartas regias acima referidas, julgando do vosso de e lealdade representar-me todas estas reflexões, f as minhas reaes determinações; e tomando em con objecto de tanta importancia e as rasões que me j ram que foram fundadas em promover o bem geri narchia e a conservação do decoro e dignidade da se querendo que estes dois pontos, como o verdadeir meus paternaes desvelos, se dirijam todas as pro que mandei dar para a felicidade d'esse reino, e um publico testemunho do apreço que faço dos 🗈 sallos que o habitam, e que muito merecem pela valor, amor e patriotismo com que teem defendido tado a causa da religião e do thron<mark>o,</mark> e da contianc vós tenho pela actividade, energia, zélo e prestimo vos tendes havido nas cousas d'esse governo: so ordenar:

4.º Que não devendo perigar a segurança e fefiestado por falta de providencias promptas e adequactoriso para que tudo quanto vos parecer necese executar-se, immediatamente e sem demora o post praticar no men real nome por avisos e portarias, alvarás ou decretos, dando-me conta de assim o

ado, e dos motivos por que vos deliberardes a manexecutar, sem antes m'o participardes.

Que em tudo o mais que não exigir prompta execução, une vos parecer acertado pará o augmento e prosperipublica, m'o propunhaes primeiro que o executeis, deado os motivos políticos que vos decidiram a fembrarde similhantes disposições, para cu resolver o que for jutel ao men serviço e ao bem dos mens ficis vassallos. Que os magistrados ser-me-hão por vos propostos seis e autes que findem os sens triennios, para en escolher ne mais habeis forem e mais avantajados serviços tiveexpondo vós nas propostas as qualidades que os constidignos d'estes empregos. No caso, porém, de ser de Inta necessidade prover algum logar por faltar o minisue o servia, ou porque assim convenha ao bem do meu servico, o fareis dando logo exercicio no meu real nome meado, e participando-me para en o approvar e se lhe

One fazendo-se necessaria alguna promoção nas reon tribunaes, antes de proverdes me dareis conta, enla as propostas para en deliberar o que convier.

Que chegando às vossas mãos as minhas reaes resolude todos os negocios, cajos títulos dependem da minha ssignatura, como cartas ou alvarás, para que se não reo expediente, mandareis logo executal-as, mettendo se e dando effectivo exercicio ás pessoas nomeadas quaesquer logares ou empregos por avisos ou portarias s expedidas de ordem minha, o que tambem se pratiua apresentação dos beneficios ecclesiasticos, particio vos aos bispos respectivos, que por esses titulos lhes l as competentes confirmações e collações nos que fode natureza collativa, assignando-se o tempo rasoado e mente a todos para apresentarem as suas cartas ou is por mim assignados, expedidos pelas repartições Mentes d'esse reino, na forma até aqui praticada, reendo se promptas para a minha real assignatura, e uldo-se depois os mais despachos e registos nas estações

#### Copia n.º 1, a que se refere o officio supra

A s. ex. o muito honrado lord Minto, governador g de todas as possessões britannicas na India, etc., etc

Muito honrado senhor: — Em consequencia de un presentação que agora me fez da parte de v. ex.º o enviado, mr. Courtland Schuyller, envio ao governad Macan a carta inclusa a séllo volante, para que v. ex. Queira v. ex.ª persuadir-se que alem do amor que s tive à sua nação, presentemente estou convencido o tropas inglezas são para o meu augusto soberano vassallos tropas portuguezas, e que a nossa causa e a mesma. Porém devo agora representar a v. ex.", das nossas nacões, que em todos os tempos tem si absoluta necessidade aos mens antecessores manero muito cuidado e geito o governo da Clana, sempre de receios e ciume de tudo quanto ha. Os chinas, em recom de soccorros antigos que lhes deram os portuguezes. ram-nos o estabelecimento de Macau: téem-se dado le por antiguidade e costume téem muito boa fé nos port zes; alem d isso conhecem que nos não intentamos col tar o imperio da China. Outro tanto não téem elles const a nenhuma outra nação. V. ex.º o sabe.

Conheço os justos fins de v. ex.<sup>a</sup>; mas seguro a toque com a medida da tropa ingleza em Macau julgo e belecimento perdido para o meu augusto soberano e poem do commercio das nossas duas nações, e amo atrevo a dizer que póde d'ali resultar serem os por China fechados inteiramente ao commercio britamo e dõe v. ex.<sup>a</sup> esta reflexão, propria do interesse que mo tudo quanto toca a sua magestade britannica. Quan chinas teem alguma desordem comnosco, immediata nos privam de todos os mantimentos. A população é cau, por mappas de dezembro do anno passado, no quatro mil trezentas setenta e uma almas; tem de trom de duzentas praças, só de soldados, alem de officiaes caes inferiores. As fortalezas estão em bom estados

bilida Cle do systema político da Europa o permittirem. Conlio da vossa honra e zélo que me continuareis a servir com o mesmo amor e fidelidade com que vos tendes esmerado ale agora com muito proveito da causa publica, bem do esfado, salvação e felicidade da monarchia.

Escripta no palacio do Rio de Janeiro, em 30 de agosto do 1809. — Principe. — Para os governadores do reino de Portugal e dos Algarves.

## DOCUMENTO N.º 47-A

(Citado a pag. 624)

## Occupação de Macan pelos inglezos em 1808

Officio do conde de Sarzedas, participando

Lentativa d'aquella occupação ao visconde de Anadia,

mainistro da marinha e ultramar no Rio de Janeiro!

111. 100 e ex. 100 sr. Posteriormente vein o enviado britantico pedir-me da parte de lord Minto uma ordem para introduzir em Macan tropas auxiliares da sua nação, para seguirar aquelle estabelecimento de sua alteza real contra alguma expedição que os francezes juntos com os hespandicios intentassem de Manilha, o que lhe tinha esquecido nos actigos da convenção, acrescentando que já em Bengala esta vom embarcadas as tropas, e que talvez áquella hora já tivas sem saido os navios.

Production que aquelles não eram os termos; que se productidam a minha ordem, como se tinham adiantado tanto.

Productidam a minha ordem, como se tinham adiantado tanto.

Productidam a minha ordem, como se tinham adiantado tanto.

Productidam a minha ordem, como se tinham adiantado tanto.

Productidam a minha ordem, como se tinham adiantado tanto.

Productidam a minha ordem, como se tinham adiantado tanto.

Productidam a minha ordem, como se tinham adiantado tanto.

Productidam a minha ordem, como se tinham adiantado tanto.

Productidam a minha ordem, como se tinham adiantado tanto.

Productidam a minha ordem, como se tinham adiantado tanto.

Productidam a minha ordem, como se tinham adiantado tanto.

Productidam a minha ordem, como se tinham adiantado tanto.

Salverdinado ao da India, e por isso o conde de Sarzedas, vice-

O governador de Macau, Bernardo Aleixo de Lemos e ria, tinha pedido com muita instancia ao meu antecessor in the desse o seu tempo por acabado, e eu tinha nomeado per aquelle logar Lucas José de Alvarenga, que vem commune e era recommendado por sua alteza real em carta de v. e consideram muito contentes por estas rasões e per saberem que era natural do Brazil, e partin para Macau mez de julho do anno passado, depois de ter observa quanto aqui se passára. Foi em um comboio inglez que se de Bombann, em que succedeu ir a muha ordem de per missão para se deixarem desembarcar as tropas inglezas.

Com effeito os inglezes, com o seu modo arrebatado 🗢 costume, chegaram a Macan antes do comboio que la C Bombaim com o novo governador, em que elles mesmos pr mettiam a minha ordem. Bernardo Aleixo duvidou por faltde ordem superior, e por falta de noticias nacionaes bonve grandes contestações; finalmente ameaçaram de entrar a ponta de bayoneta, fizeram-no responsavel do seu embaraço na presença do principe regente nosso senhor, affirmando que recusar aquelle soccorro era não seguir a causa do seu soberano. O pobre governador, que talvez receiando casos similhantes tinha por isso mesmo pedido o seu rendimento. viu cair sobre si os maiores trabalhos, como é bem claro, e den licença para desembarcar certo numero de gente. N'este tempo chegou o comboio de Bombaim com a minha ordem e o novo governador: os inglezes quizeram que este tomasse logo posse do governo, porque sem rasão alguma desconfiavam das rectas intenções de Bernardo Aleixo, que linalmente conheceram. O novo governador resistiu como devia, sem comtudo deixarem de trabalhar ambos para commum accotdo na mesma causa.

Tudo o que é essencial y, ex.º verá na copia n.º 2 da carta

de Bernardo Aleixo junta, em n.º 3, os papeis mais curiosos juntos, e principalmente a chapa do imperador da China.

O procedimento arrebatado dos inglezes, capaz de fazer estalar o governador Bernardo Aleixo, foi felicidade para o estabelecimento. Como não tinha recebido a minha ordem. resistiu o mais que lhe foi possível, e esta resistencia serviu a pór-nos de boa fé com os chinas, som offender aos inglezes, que finalmente evacuaram Macau, ficando o estabelecimento no maior socego, e ainda mais acreditada a boa fe portugueza no conceito dos chinas, a ponto de que foi a governança de Macau a quem os inglezes deveram d'esta vez não perderem mais de seis milhões de patacas que tinham em Cantão, e a continuação do seu commercio com a China.

Não posso deixar de recommendar muito a v. ex.ª os dois governadores: Bernardo Aleixo foi sobre quem recain o maior peso: o Lucas conduziu-se com muita honra para com o seu antecessor, e ainda para o publico em não tomar posse do governo, apesar das instancias dos inglezes, sem com do se eximir de trabalhar com elle. Deve-se esperar grande socego, porque ficâmos bem com os chinas, e os inglezes professam uma inteira confiança no novo governador, e d'este ha muito tempo que conheço a sua fidelidade. O principe regente nosso senhor por v. ex.ª será informado d'estes importantes factos, e attenderá com a sua costumada justica os distinctos e antigos serviços do governador Bernardo Aleixo de Lemos e Faria

Esquecia-me acrescentar que os inglezes ainda assim sofferam com a maior paciencia insolencias dos chinas em Macau. Os chinas chegaram a dar pancadas em officiaes inglezes è arrancar-lhes as bandas, e elles eram prohibidos pelo almirante, debaixo da pena de morte, de offenderem os chinas. Es as consequencias que tiraram de movimentos tão arrebatados; tudo sofferam, e para aqui vem o auri sacra fames.

Deus guarde a v. ex.ª Goa, a 2 de maio de 1809.—111.ººº e ex.ª sr. visconde de Anadia. — Conde de Sarzedas.

### Copia n.º 1, a que se refere o officio supra

A s. ex. o muito honrado ford Minto, governador gera era de todas as possessões britannicas na India, etc., etc., etc., Muito honrado senhor: — Em consequencia de uma representação que agora me fez da parte de v. ex.º o digno enviado, mr. Courtland Schnyller, envio ao governador de Macau a carta inclusa a séllo volante, para que v. ex.º a vega-Queira v. ex. a persuadir-se que alem do amor que sem fure tive à sua nação, presentemente estou convencido que 45 tropas inglezas são para o meu augusto soberano e semvassallos tropas portuguezas, e que a nossa causa é um a 🤨 a mesma. Porém devo agora representar a v. ex.º, a bem das nossas nações, que em todos os tempos tem sido disabsoluta necessidade aos meus antecessores manejar Casul muito-cuidado e geito o governo da China, sempre chejo de receios e ciume de tudo quanto ha. Os chinas, em recompe-1350 de soccorros antigos que lhes deram os portuguezes, cara le ram-nos o estabelecimento de Macau; têem-se dado be 11 3 2 por antiguidade e costume téem muito boa fé nos portuses " 1 zes; alem d'isso confecem que nos não intentamos com [ 1 2.1

tar o imperio da China. Outro tanto não têem elles consen 🕻 🍑 🖰

a nenhuma outra nação. V. ex.ª o sabe.

Conheço os justos fins de v. ex.\*: mas seguro a v. eque com a medida da tropa ingleza em Macan julgo o estabelecimento perdido para o men augusto soberano e parabem do commercio das nossas duas nações, e ainda matrevo a dizer que póde d'ali resultar serem os portos da China fechados inteiramente ao commercio britannico. Perdide v. ex.\* esta reflexão, propria do interesse que me devetudo quanto toca a sua magestade britannica. Quando os chinas téem alguma desordem comnosco, immediatamente nos privam de todos os mantimentos. A população de Macan, por mappas de dezembro do anno passado, monta a quatro mil trezentas setenta e uma almas: tem de tropa mais de duzentas praças, só de soldados, alem de officiaes e officiaes inferiores. As fortalezas estão em bom estado, têem

por v. ex.ª, e isto por causa da repentina molestia do eferido successor, pelo que e por tudo o mais espero . ex.ª, levando a sua alta consideração ás miudas cirancias d'este importante assumpto, se sirva insinuar erminar o que for muito servido.

ill.<sup>ma</sup> e ex.<sup>ma</sup> pessoa de v. ex.ª Deus guarde muitos s. Madrid, 24 de dezembro de 1808. = Ill.<sup>mo</sup> e ex.<sup>mo</sup> onde de Sarzedas, vice-rei e capitão general da In=

Bernardo Aleixo de Lemos e Faria.

### Copia n.º 3, citada no officio do conde de Sarzedas Chapa do almirante Drury ao suntó de Cantão

śniłberme B. Drury, almirante da bandeira branca, comandante das forças navaes de sua magestade da Granretanha nos mares de leste.

or esta faço saber ao ex.<sup>mo</sup> suntó de Cantão, que ao pree, em consequencia de haverem os francezes invadido e Jerado-se do reino de Portugal, obrigando o principe ate d'aquelle reino, com toda a sua real familia, a abanar o reino e a ir refugiar-se nos seus estados da America ad, o meu soberano, perpetuo alliado d'aquelle principe, aterando a sem rasão com que elle sem motivo algum

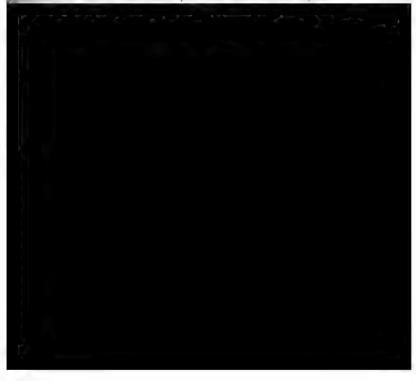

esta cidade com uma guarnição sufneiente contra os franczes invasores de Portugal, encarregada ao almirante Druque com uma nau, uma fragată e um brigue surgii em Fraquia nos dias 10 e 11 de setembro, a cuja força se umiram duas embarcações descobridoras aqui antes consentidas. zendo-me logo igual participação, e succedendo augmenta se as ditas forças com mais tres fragatas e tres navios transporte, uma nau, uma escuna e uma presa hollandeza armada em guerra.

Os particulares vinculos que atam este estabelecuneus e principalmente a falta de ordem superior que me auctosasse a recepção de um auxilio maior que a guarnição de nial, porque só em o 1.º de outubro recebi a carta official y. ex. de 7 de julho, annunciada por copia em 26 do mes setembro, foram a causa de que nos termos da mais apur= política en mostrasse assim por escripto, como de pala segundo os documentos n.ºº 4, 5 e 6, a minha falta de pur 🖜 📲 res para a admissão pretendida. Tudo, porém, foi balde a 📲 porque no dia 19 recebi a intimação n.º 7, pela qual. renhecendo serem de importancia os effeitos da negativa. 14-7 a conselho o assumpto na fórma das ordens de cuja dec \* ficava pendente a ruina ou conservação da mesma cultante Levou a consulta feita, cómo a v. ex.ª exporá o senado. latado espaço de nove horas de tempo, em que, depoi= ponderados os tristes embaraços a que estava exposta 🖈 loma entre as ameacas dos mandarins e dos encarrega da expedição, se assentou conhecer-se, como mostra a carn.º 13 do mesmo almirante, e seus poderes a n.º 14, as ce dições do referido auxilio, para que, nem trazendo complici ção com o governo chinez, nem restringindo a soberana att ctoridade, se convencionasse a entrada das ditas tropas-Amda que em casos taes as superiores ordens dão á plurahdade de votos a auctoridade de decidir, en me esforcaria pela mesma negativa, se me não fosse apresentada pelo promeiro sobrecarga da companhia uma authentica copia da convenção ajustada por v. ex.ª, a que dando toda a attenção, bem como às prejudiciaes circumstancias d'esta praca, de

atmirante das armadas de sua magestade britannica,
 do da nau Bussell, surta na Franquia de Lia Ling, aos 19 do mez de setembro do anno ou era ingleza 1808.—
 13.º do imperador Lia Ling, aos 19 dias da setima etc.

## Resposta do suntó de Cantão ao almirante e mais inglezes

Pazemos saber aos sobrecargas inglezes que a santa virle do nosso grande imperador se manifesta como o céu. abrange tudo debaixo de si, e não ha região mais remota ne não tenha chegado a sua fama. Elle mesmo, na consiração de que os vossos reinos da Europa de muito tempo cem mostrado obedientes e políticos, vos tinha concedido especial favor a mais ampla licenca, com que vós os euo us podesseis vir negociar em Cantão, e para esse fim lor concedida a faculdade de fazer ancorar os vossos nas em Wampoo, reputando-vos por este modo como gente individuos de uma mesma casa e familia. Vós, porém, 💌 ja ha annos tendes estado em Cantão, bem sabeis que a los os estrangeiros europeus era tão sómente permittido re vir a este paiz para negociarem, mas nunca se lhes neden o ficarem aqui permanentes. Portanto, em o prede tempo chegaram de improviso naus inglezas cheias de dados, os quaes, desembarcando, vieram para terra contra la a costume e leis do imperio.

Mac m é colonia situada dentro dos limites do imperio; n ella seus governadores e magistrados (mandarins), neuma connexão tem ella com a Europa, e à mesma em nada a pertence. Em a dynastia passada começaram a vir para obredita colonia (Macau) os europeus portuguezes, e a mastia presente os deixou ficar n ella como d'antes por ceral favor, na consideração de que elles têem estado já sa colonia muitos annos, e têem juntamente suas moras de casas, as quaes se não mandaram destruir por motivo querer usar com elles de muita benignidade; porém fo-

ter a deserva a caracter propulsis, pois ha ma l'empere per l'estate de la constant de l'element propulsis, pois ha ma l'empere per l'estate de l'element de alguns soldant para, de l'ende com es pertuguezes, defenderem a cida de Marau, não pode ser por l'ex. desapprovado, antes pero que para a sua residencia n'este paix l'ex. ha de correr, porquanto a infetiz situação em que os frances tesm posto o principe regente de Portugal o impossibilita sorrorrer de alguna maneira esta cidade, e por isso o na soluramo não pode deixar de lhe enviar este auxilio de le vios e solidados.

En d'aqui a poucos dias devo ir com a minha esquat 🖫 dar caça aos francezes. Entretanto mando desembarcar p = 0.0 ficarem residindo na defeza d'esta cidade, os quaes, combiente serão mandados reconduzir logo que cesse a causa da 🖘 👯 vinda. Esta pequena tropa é bem disciplinada, e não ou- : 15 fazer disturbio algum n'este paiz, nem causar detriment in pessoa algunia. O governo do meu reino tem sido información de estarem as costas da China infestadas de infinitos pia 24 1 maritimos, os quaes de dia em dia vão em crescimento. turbando com destemida animosidade o commercio mari 🗷 🛂 tanto dos chinas, como dos curopeus que d'elles téem fralo grandes prejuizos, e, portanto, en tenho sido encagado de offerecer os meus soldados e marinheiros à celezdynastia chineza, para cooperar de commun accordo a tineção dos ditos piratas. A diligencia d'estas forças, delada du ocção e instrucções de y, ex.ª, fará com que en poassegurar a v. ex.2 que em breve tempo os piratas maritin serao de todo extinctos. É da minha obrigação patentear r ex o desvelo com que o men soberano se esmera es promover a harmonia entre o povo chinez e inglez, de qua ambas as nações poderão tirar reciproca utilidade. Para est fine deseptita que v. ex 1 me concedesse uma pessoal conferousia, a tun de lhe expor o que me resta ainda por mani lest un try ex.º e as rectas intenções do men monarcha.

Dirigida a x ex.º o sunto de Cantão por Guilherine B.,

equal é o proveito, qual o damno, qual é favoravel, qual entrario, qual é pacifico e qual é perigoso; vos sem neos não podeis subsistir. Se um dia mais cedo sairem de au os vossos navios, levando os soldados comsigo, tamen um dia mais cedo se abrirão as alfandegas, os vossos ocios adiantar-se-hão tambem. Se, porém, retardaes no acima se disse, tudo ficará tambem retardado; vós com vossos cabeças, almirante e os mais, ponderae bem nas reditas propostas, e não é necessario pedir mais cousa ma.

Ra o vice-rei, que por veneravel ordem do nosso grande imdor governo toda a provincia de Cantão, cujo povo e soltesca subordinados à minha jurisdicção, eu, digo, o suntó no kican-pu (tribunal das alfandegas) que governa sobre tributos e direitos imperiaes, fazemos saber aos inglezes não estamos já para repetidas admoestações e avisos, que a nossa obrigação é seguir a rasão e observar as leis imperio, procurando por este meio o socego dos limites ortos maritimos, fazendo também publicar aos internos e ternos os decretos imperiaes. Portanto, conformando-nos no generoso animo do nosso grande imperador, que imperio exhortação a vós sobrecargas inglezes, que deveis

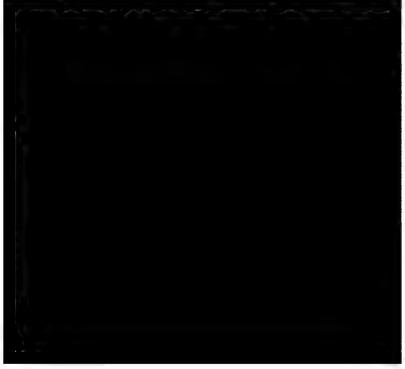

ram subscribbles pute the returning count also easy county ----a salver que as casas arramados se podessom relaber son. mas que não de versam labracar-se outras de povo, demez 1 s. the in sells his no deserrate by uniquene fix ments dis our minades, tiple steesta tão regorosamente determinado, a ago de ngalarma sorte si deve quebrantar. Os mais cunque que estrugeiros, como são os francezes, hollandezes, lest vaplaces e outros, miner se atreveram a seguir ou usar dos o firedos e privilegios de que gosam os portuguezes para filosarem permanentes em Macan, logo por consequença gio « l'evem tambem os inglezes estar em Macan, pois deves sal ser ape os frais ezes so pelojum contra os portuguezes la ja Europa, e não se atreverão a vir a estas partes com o interitede perturbarem as terras de imperio, porem, se no caso de pretenderem vir aqui contra o ceu e toda a rasão, progurando a sua propria ruma, nos então faremos apromptar os Desersos soldados, e os ajuntaremos nos logares que ameacam maior perigo para os guardarem. Então com muito descra 11-0 esperaremos os francezes desfallecidos, que sendo por 2 cae contra muitos, sem batalha alguma ficarão vencidos er 1110 peixes na frigideira e carne na banca de cozinheiro. No = 10 caso que poderão elles fazer? E assim não é necessario el 12 vos tenhaes receio da parte dos francezes.

Se dizeis tambem que pela alliança sois amigos dos pel tuguezes, e que por isso viestes para os ajudar contra es francezes, parece-nos antes mais acertado que com vossos navios andeis lá fora por esses mares á espera dos francezes, contra os quaes devereis ir ao encontro logo que elles chegarem; porém não é justo que façaes a vossa assistencia em Macau contra os costumes, prohibição e leis do imperio, dissolvendo por este modo a união mutua que deve subsistir entre todos, perdendo da mesma sorte o direito dos negorios que poderícis ter aqui.

Vêde agora que em obrar fóra dos seus termos commettestes tres erros juntos. Vós, sobrecargas inglezes, que por ordem do vosso rei trataes os negocios do contrato, bem sabeis o que se deve e o que se não deve obrar; sabeis tambern qual é o proveito, qual o damno, qual e favoravel, qual e contrario, qual é pacítico e qual é perigoso; vos sem negocios não podeis subsistir. Se um dia mais cedo sairem de Maccin os vossos navios, levando os soldados comsigo, tambem um dia mais cedo se abrirão as affandegas, os vossos negocios adiantar-se hão tambem. Se, porém, retardaes no que acima se disse, tudo ficará tambem retardado; vos com os vossos cabeças, alimirante e os mais, ponderae bem nas sobredias propostas, e não é necessario pedir mais cousa alguma.

Ett avice-rei, que por veneravel ordem do nosso grande imperiador governo toda a provincia de Cantão, rujo povo e soldade sea subordinados à minha jurisdicção, eu, digo, o suntô com o kican-pu (tribunal das alfandegas) que governa sobre os tributos e direitos imperiaes, fazemos saber aos inglezes que mão estamos já para repetidas admoestações e avisos. Por que a nossa obrigação é seguir a rasão e observar as leis do imperio, procurando por este meio o socego dos limites e pertos maritimos, fazendo também publicar aos internos e externos os decretos imperiaes. Portanto, conformando-nos on o generoso animo do nosso grande imperador, que sempre trata os estrangeiros com benignidade, fazemos este Wisco e exhortação a vos sobrecargas inglezes, que deveis fizor scientes d'isso todos os vossos cabeças, advertindo-os que o neam o nosso aviso e obedecam com respetto. Se, porein, depois d'este aviso não quizerdes arrepender-vos do me ate agora tendes obrado, sereis reputados como quem por si mesmo quer procurar o seu proprio danno, desprepareles ao mesmo tempo o especial beneficio do nosso grande mun rador. Nos tambem não nos dignaremos exhortar-vos onir:a vez.

Dada em o dia 2 da lua nona.





tanto que tivemos a noticia do desembarque de soldades inglezes em Macan, fizemos junta no conselho, e de comuntum accordo enviamos a Macan mercadores hamistas : a elles recommendamos que fossem logo perguntar ao procurador da dita cidade sobre o desembarque dos ditos soldados, e juntiamente avisassem aos sobrecargas inglezes para que liza sem aviso ao cabeça d'elles (alimirante) que se fosse embasem de Macan com seus soldados logo sem demora e voltas se mitodos para o seu reino.

O procurador de Macau, sendo perguntado pelos banistas respondenshes dizendo que na realidade são altiados o, de termos, Inglaterra e Portugal; que os ditos soldados, sendo enviados para auxiliarem os portuguezes de Macau, não termo untros intentos; que o remo de Portugal, como é peque e sendo poucos os portuguezes, não se atreveram elicerecontender com os ditos inglezes, resistindo-lhes.

Depois d'isso enviamos ontra vez um mandaran. Cloc ontro militar, estes sendo por nós escolhidos, por sersujeitos mais intell gentes e versados nos negocios dos e
ropeus; muito lhes recommendámos fossem exhortar
ditos inglezes com efficacia possivel para que os mesm
saissem de Macau; porem os ditos enviados não tiveram o
tra resposta d'esses inglezes senão esta; que elles vierar
para auxiliarem os portuguezes e defenderem a cidade,
n'isto persistindo elles sempre teimosos, não se querem a
embora.

Nós vassallos, examinando tambem as chronicas, achanos que no anno 58 do governo do nosso grande imperador Kien-Lum, a embaixada ingleza apresenton aos magnates da secretaria de Pekim, mandarins do conselho, um memorial em que se manifestavam os desejos dos inglezos em quererem obter os seguintes logares: Tienchim, Nimpo, etc., portos maritimos, pedindo ao mesmo tempo se lhos concedesse uma dha perto de Chu xan, on algum logar junto de Cantão; mas o grande imperador Kien Lum lhes mandon intimar um decreto em que foram refutadas e rejeitadas to das as rasões que allegavam uma por mua, e ficaram d'esse

medo despachados. O mesmo imperador mandou depois experfir decretos para todas as provincias maritimas, advertordo aos governadores d'ellas tivessem cantelas e vigilancia
de empedirem todo e qualquer intento estrangeiro que encerrasse em si cavillação. Lemos na verdade aquelles veneraveis decretos, e n'elles vimos a mais santa doutrina, que
alem de ser tão clara e forte, nos insinuava também aquellas medidas, cautelas e prevencões lançadas já de muito
longe e bem profundas.

Tambem consta que no anno setimo do governo de vossa magestade (Kia-Kim), tinham vindo alguns navios inglezes guarnecidos de soldados: ficaram os ditos navios ancorados primeiramente em Franquia, e depois quizeram estar no canal de Vanxan; foram então lançados fora pelo sunto passado, chamado Ki-Kim, e governador Tu-yven, por nome tim-tu-li; estes n aquella occasião pozeram uma estreita prohiboção, que se não vendessem mantimentos aos navios de guerra, então elles se foram embora.

Naquella occasião ainda ficavam elles a bordo dos seus carros, ancorados em o mar de Franquia; porém n'esta occasião já se atreveram a vir para terra com seus soldados, d'onde se vé que o animo d'elles sempre propenso a procurar os seus proprios interesses e todos os lucros maginaveis não é já de um só dia, mas sim de muito tempo. Presentemente não fazem elles perturbação alguma em Macau. Como o reino d'elles dista muito d'este importo, parece que não se atreverão a fazer desordem alguma, por considerarem as vantagens recebidas nos tempos pass ados.

Todavia, este modo de obrar dos inglezes não parece ser da intenção do seu rei, antes sim parece ser da intenção dos mesmos cabeças dos inglezes, que querem abranger para si sos todos os lucros possíveis. Mas os portuguezes enganados acreditaram nos dictos ou palavras dos inglezes. Macau não produz arroz: espera todo o mantimento da terra interior, pela qual rasão nos vassallos, conforme a determinação antiga, permittimos aos individuos das outras nações o

comprar e vender os generos do contrato, fazendo assim e seu negocio, à excepção dos inglezes, a quem inteiramen exprohibimos.

Se os mesmos inglezes não quizerem estar pelo noser aviso, então thes traremos os compradores; ficando ello es assim sem mantimentos, e não havendo já esperanças ello tucros, certamente não poderão subsistir aqui por mui es tempo. Esperamos que elles hão de voltar com seus sold and dos; se assim o fizerem lhes concederemos então o direi esta sorte não terão prejuizo as altandegas a respeito dos direitos e tributos.

Concluiremos esta pendencia sem muito rumor. Não 1008 atrevemos a deixar que os inglezes estejam aqui por mulito tempo; não faremos tambem muito estrondo que cause parturbações. Se n'isto fazemos bem ou não, pedimos a vemagestade se digne insimuar-nos o melhor. Alem d'isto a sâmos a vossa magestade que n'esta cidade de Cantão, aque dentro como fóra d'elfa, tudo está em paz e o povo se act em socego. Apresentamos a vossa magestade o memori que nos apresentaram os inglezes com a sua traducção para que vossa magestade o veja e se digne determinar e que for servido.

Nós vassaltos ouvimos dizer que o reino de Portugal ficara occupado pelos francezes; que o seu rei se mudara para e Brazil: que a esquadra dos inglezes, e todos os portos vizumos a Manilha, ficaram tambem apoderados pelos francezes. Alguns annos a esta parte não téem apparecido navios francezes, e os de Manilha tambem muito poucos téem apparecido, porque os inglezes com a sua esquadra pilhamnos, roubam-lhes tudo, e querem abraçar tudo para si; porém agora os inglezes, sendo vencidos pelos francezes, vieram para Macau. Parece que elles querem embaraçar o caminho aos francezes, e juntamente aos naturaes de Manilha. Fazem elles entre si a guerra, não por outra causa senão pela rasão do lucro. Estas são as noticias de que ouvimos fallar; mas como ellas são vindas de longe, não se podem

coente acreditar. Com segredo examinaremos tudo isso; charinos ser tudo verdade daremos parte a vossa maele.

omo 13.º do seu governo e imperio. Kia-Kim, aos 4 da

#### Edital do mandarim de Hian-san

ico saber a todos que os inglezes que vieram a essa cide Macau com seus soldados, já foram exhortados las vezes para que voltassem depressa com os mesmos ados para o seu reino; mas elles fazem-se surdos aos os. Os mesmos, se não quizerem obedecer, serão brevene expulsos pelas tropas, conforme o decreto imperial. lossas tropas, compostas de muitos milhares de soldaná estão promptas, e brevemente chegarão a estas par-Ja estão destinados homens de vigia para todos os logaa fim de vigiarem sobre varios tratantes e velhacos, ou m elles de dentro ou venham de fóra; esses velhacos em muitas vezes que os soldados dos inglezes pilham forca lenha e arroz, que vendem; porém, fazendo-se a riguação d'isso, sabe-se que elles mesmos realmente dem tudo isso aos inglezes por motivo de maior lucro. tem também outros velhacos, que occultamente corresdem com elles reciprocamente e lhes communicam em rado todas as noticias de que são scientes; todos esses antes serão pulhados e presos.

contanto, faço este aviso para que saibam todos, assim nas, como christãos. Se os inglezes se retirarem logo de au, se lhes concederá que possam fazer o seu commercio no d'antes; e se dentro em tres dias não se moverem do or para voltarem à sua terra, advirto-vos não lhes vendaes na e arroz. Se vós vos atreverdes a corresponder on a termunicação com elles, ou com nome fingido ou falso de ras pessoas; se vos atreverdes a comprar muitas cousas os inglezes, sereis certamente presos e castigados, sem

esperanças de indulgencia. Ora, pois, obedecei, e não façaes o contrario.

Anno 13.º do imperador Kia-Kim, aos 21 da lha decima (8 de dezembro de 1808).

### Chapa do primeiro sobrecarga inglez ao sunto

O primeiro sobrecarga diz, que como agora tem chegado o decreto imperial, que prohibe a estada das tropas britamicas em Macau, não ha rasão alguma para desobedecerem: por isso, depois que os mandarms o publicaram, o almerante logo passou ordem para que o brigue se retirasse e a fragata também levantasse o ferro no mesmo dia. Porem, se se poder assegnrar que os navios dos negociantes que aqui se acham não hão de ser enganados a respeito do commercio, que o mesmo sobrecarga podera pedir ao almirante que se demore mais alguns dias depois da retirada de todas as nans de guerra.

Se v. ex.\*, por especial favor, thes permitte o giro do commercio, o mesmo almirante, estando já promptos os mantimentos necessarios para a viagem que se ha de fazer, conduzirá todos os seus soldados que se acham em Macan, e voltará com elles para o seu proprio reino; mas que depois da saida das naus de guerra fora da bóca do Tigre pede elle a v. ex.\* the queira conceder a licença para que possa ir até Cantão, a tim de poder tributar os devidos obsequios á sua grande personagem, e despedir-se também, ou no caso que não possa ser como deseja, queira enviar algum mandarim graduado, para the poder explicar ou declarar os motivos das suas boas intenções com que tinha vindo.

Como v. ex.\* passon ordem que d'aqui em diante neubuma pessoa recebesse jamais petições ou papeis de aviso dos estrangeiros, por isso se escreven esta carta; e sendo entregue ao interprete, foi o mesmo advertido que pessoalmente a entregasse a um dos principaes mandarins de Cantão para ser remettida a v. ex.\*, cuja determinação se espera.

Navio Inglaterra, 9 de dezembro de 1808.

### Chapa do imperador da China

O sunto de Cantão, Vu Sheneng Kuang, nos deu parte de vecem chegado áquelles mares navios de guerra com tronoglezas, que introduziram absolutamente em Macan, de ticam actualmente residindo. Os ditos inglezes dizem 
a causa da sua vinda é o terem os francezes invadado e 
alcunsa da sua vinda é o terem os francezes invadado e 
alcunsa da sua vinda é o terem os francezes invadado e 
alcunsa da sua vinda é o terem os francezes invadado e 
alcunsa da sua vinda é o terem os francezes invadado e 
alcunsa da sua vinda é o terem os portuguezes resipartes em Macan sejam atacados e recebam algum detriato da parte dos francezes, por isso os vem auxiliar e 
pateger, e alem d'isso proteger também o seu commercio 
sar tuno da China, etc.

senhuma d'estas palavras se pode acreditar, e nem houve come tal costume. Pelo que, se actualmente os sobreditos egletes e navios d'aquella nação tiverem já evacuado este contorio, esta pendencia se haja por finda, e se conceda re regerantes d'aquella nação a continuação do seu comporce o mercantel, bem como d'antes. Mas se elles ainda não verem saido, o sunto e mandarins de Cantão farão logo este ar tropas e mandarins de armas e letras, que com esta a severolade e rigor vão a Macau corrigir e castigar, exando as leis prohibitivas da celestral dynastia, para que por fovendo indulgencia alguma, não se commettam para o juaro simulhantes excessos e transgressões.

Anda que os francezes andem em guerra com os portuoczes, estas contestações são feitas alem dos mares; e
ada que elles lá contendam e mutuamente se matem, nós
ic lhes vamos lá tomar contas do seu procedimento, pornento cada remo tem seus limites, e assim como os nossos
ovos de guerra chinezes nunca vão para os paizes distante occupar o territorio alheio, também os vossos estrangeios nuoca devem atrever-se a vir avizmhar-se a este, nem
porar tropas em Macau, por contrariar isto as leis até ao
ut mo extremo.

O pretexto que vôs allegaes de receiar que os francezes pulcam fazer algum insulto aos portuguezes, estando residindo n'este territorio do imperio, nunca os francez atreveriam a vil-os incommodar; e que, se infriogno leis assim o fizessem, immediatamente se desta arran bustos e valorosos soldados para os combater e deva Que necessidade, pois, ha de virem cá os vossos navi soldados a prestar-lhes o auxilio que dizeis?

Emquanto ao serviço que vos pretendeis fazer a est lestial imperio, concorrendo para a extincção dos pi maritimos, elle é absolutamente desnecessario, porque elles repetidas vezes téem sido pelos nossos navios de go destroçados, de sorte que actualmente apenas restam al poncos d'elles dispersos, uns errantes para leste e o fugitivos e escondidos para oeste, de maneira que mod as nossas embarcações, que por todos os quatro lade andam bloqueando, elles dentro em ponco tempo serviteiramente dissipados.

Manifestamente se conhece que o intento da vossa é por ambicionardes o commercio que os portuguezes dentes em Macau fazem; e aproveitando-vos da opprinidade das suas poucas forças, pretendeis apodera d'aquelle logar, o que summamente encontra as leis politivas da celestial dynastia. Os vossos embaixadores o vezes téem vindo a este imperio e trazido os seus prese e sempre mostraram todo o respeito e veneração; mas d'esta vez tendes excedido todos os limites da rasão e mettido um grande crime.

Portanto, ordeno que se vos faça um antecipado a advertindo-vos que se conhecerdes o vosso erro, e, arro dendo-vos d'elle, mandardes logo saic os soldados (seu paiz, sem vos demorardes um só momento a este torio, a vossa culpa vos seja relevada e se vos como continuação do vosso commercio, hem como d'antes; se continuardes a demorar-vos, desprezando as teiso (nações, não só continuará a ficar suspenso o commerci se vos mandará fechar a entrada marituma de Macau, não poderdes achar mantimentos, mas também alem d se destacará logo um poderoso exercito para vos ce

 prender a todos, e então vos arrependereis sem remedio, etc., etc.

Wampoo, a 7 de dezembro de 1808.

## DOCUMENTO N.º 48

(Citado a pag. 630)

Officio do conde de Linhares so ministro de Portugal em Londres, ordenando-lhe que reclame dos inglezes a restituição de Goa o Macau

Sua alteza real o principe regente nosso senhor me ordena que dirija a v. s.º o officio que me remetteu o sr. conde de Anadra, acompanhando os officios que s, ex.ª havia receodo, tanto do vice-rei de Goa, o conde de Sarzedas, como do ouvidor geral de Macau, tratando os primeiros do verdadeiro m ommodo que se experimenta n'aquelle estado pela residencia e demora das tropas inglezas que o estão guarnecendo, e pelo destacamento das tropas portuguezas que se aggregaram ao mesmo corpo inglez, e que não licon fazendo o servico militar da cidade, sem notar que as fortalezas da entrada do porto se acham occupadas pela mesma tropa e totalmente fora do dominio do seu legitimo soberano: e expondo os segundos do ouvidor geral de Macau as violações de territorio e fortes violencias praticadas pelos brigues de guerra inglezes Diana e Antilope, debaixo do tiro das fortalezas de Macan no anno de 1807, tendo não só tomado emharcações que ali se achavam demoradas para se concertarem, mas maltratado os mesmos officiaes da alfandega d'aquelle dominio da coròa de Portugal, o que tudo exige aquettas reparações que o direito das gentes e publico, asim como a estreita allianca das duas coróas, fazem indispenaveis. Acresce a isto que, por noticias recentes, se acaba de saber que o governador geral da companhia ingleza mandon tropas a Macan, que se apoderaram da cidade e porto, e que resultando d'ahi um grande ciume dos chinas, se ochava totalmente interposto o commercio d'aquelle dominio, emgravissimo danno da real fazenda e do commercio portuguez.

Do que acabo de expor de ordem de sua afteza real e despapeis que remetto a v. s.º, vera v. s.º que o mesmo auguste senhor determina que v. s.º laça todos os estorcos para per suadir ao governo britannico que, havendo cessado todos os motivos para se conservar em Goa o reforço de tropas que para ali mandou a companha ingleza das Indias orientaes, quando temen uma invasão dos francezes, e não podendo duvidar-se que as tropas portuguezas, que se conservavam em Goa e Diu, sejam mais que sufficientes para a delosa d'aquelles territorios, tem sua alteza real toda a rasão de esperar que sua magestade britannica ordenara á componhá ingleza que faça retirar sem perda de tempo toda a tropa ingleza que se acha actualmente guarnecendo os mesmos dominios portuguezes.

Igualmente ordena o mesmo augusto senhor que v. s. 1859 em todo o caso se o governo britannico julgar que ate a jur geral considera como necessario conservar em Goa e Du o reforços de tropas que para ali mandon, que ao menos 🖾 uma declaração solemne que n'essa epocha se retiração to das as sobreditas tropas, de maneira que esse ponto bijestabelecido e fora de toda a questão; que absolutamento v. s.º insista para que de Macau se retire immediatameco toda a tropa ingleza que ali consta ter chegado por coroparticulares, e que essa tropa seja substituida pela que « mande de Goa, visto o grande danno que tem resultado lo interrupções de todo o commercio portuguêz com a Chio. e que tem occasionado e se teme occasione mo gravadamnos para o futuro, de modo que sobre este peuto v 🦿 deverá insistir com toda a energia de tão justa causa; c. 0 nalmente, deve v. s.º lembrar a justica com que sua shereal poderia reclamar alguma indemnisação, tanto pela de minuição dos rendimentos das alfandegas em Goa, em 👓 sequencia de se dar livre de direitos tudo o que vem para tropa alliada, como pela total suspensão que tem sollide a alfandega de Macau, alem da justa satisfação que sua abera

real tem toda a occasião de esperar de sua magestade britaumera pela violação de territorio e mais violencias praticadas pelos brigues de guerra inglezes que foram infestar o mar e costas de Macau.

V. s.\* conhece muito quanto convem aos reaes interesses uma perfeita elucidação em tão importantes materias, e sobretudo que se não mutilise para a coróa e vassallos de Portugal o importante interposto para o commercio da China, que é por Macau, que inteiramente se arminaria com a demora das tropas inglezas, as quaes, excitando o ciume dos chinas, nos cortariam o commercio que com elles fazemos, o que sendo para nós extremamente ruínoso, nada seria vantajoso para a nação britannica.

Portanto, v. s.º procurará quanto antes que essa corte ordento á companhia das Indias que retire de Macan as tropas que mandon para aquelle estabelecimento, e que on faça gualimente retirar as tropas inglezas que guarnecem os estabelecimentos de Goa, Din e Damão, ou ao menos de uma soferime declaração de que fará retirar as mesmas tropas logo que a paz geral se restabeleça, acrescentando também o tomair-se em consideração as outras reclamações, para se dar competente indemnisação e reparação a que tem todo o directo a coróa de Portugal, muito mais tratando-se de um allicado que por todos os modos tem mostrado a sua fideficiado que por todos os modos tem mostrado a sua fideficiado que por todos contrabidos, e o sincero desejo de mantem o mesmo systema federativo que existe ha seculos entre as alguas coróas e nações.

lord Strangford dirijo aqui uma memoria, de que retuetto copia, para que informe a sua côrte das justas reclamacões que v. s.ª é encarregado de fazer, e que sua alteza real espera que v. s.ª conclua com o mesmo zélo e intelfigerio a com que teem vencido outras muitas escabrosas e difficeis, e de igual vantagem para o real serviço e bem da mora archia.

Deus guarde a v. s.ª Palacio do governo, em 40 de maio de 1809. = Conde de Linhares. = Para D. Domingos Antonio de Sousa Continho.

## DOCUMENTO N.º 49

Citalo a pag. 641:

# Cartas do visconde da Lapa a D. Domingos Antonio de Sousa Conti escriptas para Londres, censurando a conducta dos governadores do reino

Lisboa, 18 de dezembro de 1808,

III. mo e ex. mo sr. — Men tio, amigo e senhor do men co ção: — Com a maior satisfação recebi a carta de v. ex. mr. Villiers: e por ella constituiu-me em novas obrigaç para com v. ex. , que tantas provas de amizade me que dar. Da minha parte pode v. ex. a contar com a mais sine gratidão e com os maiores esforços para sempre meretanto favor.

Mr. Villiers desembareou hontem: fur logo procura mas só hoje lhe fallei. Tratou-me muito bem, e fiquer de frequentar a mindo, depois de ter ligado aquella convecão propria de uma primeira entrevista, e de lhe ter toda a qualidade de offerecimentos. Não me descuidare dar a v. ex.º conta de tudo o que se passar depois da primeira apresentação à regencia, o que julgo terá la ámanhã.

Do nosso paiz quereria dizer-lhe cousas muito agradavoras ainda mal que não são tantas quantas poderiam ser desejaria. Ha mais de tres mezes que existe a regencia; exercito, o primeiro objecto dos seus cuidados, em que reservel estado ainda se acha! O mesmo contingente que dispõe a ir para Hespanha marcha com tropa inteiramento bisonha, sem ser disciplinada, nem organisada, nem ter tu um só exercicio, nem conhecer os seus chefes, que em para ainda não se acham nomeados. Emfim, o primeiro batalhão unico que até agora tem marchado, foi com parte por fai dar. A nação, devo-lhe render justiça, acha-se com os me thores sentimentos, e disposta a todos e quaesquer arrangos—

ticitando mesmo maior energia ao seu governo, que especum fosse a mola real que désse o choque ao todo.

que da regencia apparecen com geral applauso foi o relo em que se manda armar a nação; mas as circumporias foram pessimas, porque foi ao momento de se atamado, e por consequencia serviu mais para aterrar a cão do que para a animar. Quanto melhor não teria sido tosse pouco depois de principiar a regencia? Alem d'isto momento para se alistarem as tropas, ou o praso que se tou, foi tão distante, que perderam os animos aquelle gaz tinham mostrado. É certo que agora de novo o vão pameando, tendo sido grande o numero dos voluntarios que a concorrido aos regimentos, cujos chefes, tendo sido de os escolha, em breve fariam alguma cousa.

A intriga e o espírito de parcialidade, que parecia actualcente dever-se suffocar de todo, reina cada vez mais; e
ex.\* bem ve os effeitos contrarios ao bem publico que de
cessidade resultam. Os dois secretarios da regencia, Salce e Forjaz, estão muito mal vistos da nação, que amargacente se queixa de que os regentes lhes téem dado uma delasiada preponderancia. Do ultimo particularmente se falla.
La de uma parte esperava delle alguma cousa, attendendo
ler geralmente o credito de bom official, de intelligente e
le conhecer os individuos de cada regimento, tendo servido
la muitos, e ido aos poucos campos de instrucção que tivecos em Portugal. Porém por ontra parte tudo se desvanea quando me lembrava que tinha duas escolas, taes como
s de Luiz Pinto e Araujo. A experiencia, ainda mal, tem
diovado a verdade.

O primeiro, o Salter, tem por grande amigo ao Sarmento, de por aqui passeia, posto que ainda não o tenha visto, e inda mal que tem a protecção de um dos regentes, aonde sempre. Logo por certos signaes e indicios caracteristisoute o conceito que v. ex.4 d'elle fazia, e que não podeixar de ser o mais proprio.

Técm-se prendido muitos apaixonados do systema francez, quaes técm sido conduzidos a diversas prisões, sem que

até agora lhes tenha succedido consa alguma mais. Quan 🔻 melhor não teria sido o processar estes homens publicas. mente, c. fazendo conhecer à nacão os seus crimes, cas & 1gal-os? Do modo que vão seguindo amontoam-se as cadera 🤝 e segue-se naturalmente o do, ignorando-se o crime. Ama 🗸 🕝 parte dos taes apaixonados são negociantes italianos e geracoveres, ou para melhor dizer tratantes, pois que negociaro te algum pode seguir o systema francez, sendo tão contrar se aos seus interesses. Os taes tratantes são que terroristas ( espalhadores de más noticias, os quaes se fariam calar, 🕬 zendo-os despejar o paiz, porque de consa alguma nos ser veni. Concorre também a favor do seu plano a nossa Gazelet a qual esta cada vez peior, mal escripta e dando noticials muito atrazadas; e algum papel interes; ante de Hespan 102 vem aos bocados, de sorte que se perde todo o proyeto (1136) a nação d'elle poderia tirar. O povo clama contra a estada 53.28 cão de noticias, e lhe serem embaracadas, dizendo que e guirem o systema antigo, em que foram enganados; que les não esmorecem, mas querem estar ao facto.

A proposito dos que mostram adhesão ao systema fracez, aquelles cujo crime foi publico, foi Francisco de Azvedo, José de Oliveira Barreto, e um resto da infeliz cade Atouguia (D. Luiz de Athaide), como v. ex.º veria pel-Gazeta; porem que decreto, que pela mesma culpa se castiga differentemente!

Não julgue v. ex.º que eu pretendo criticar todos os membros e passos da regencia: pelo contrario, son a favor de um d'elles; porém, por desgraça, sendo grande o numero d elles, muitas vezes são vencidos em votos, e por consequencia não bavendo tribunal superior a que recorram, são obrigados a assignar contra sua vontade e a seguir opimões deversas das suas. O bispo do Porto não tem querido deixar a sua diocese: Deus sabe quaes são as suas vistas. Era bem conveniente que elle viesse para deixar os da autiga regencia entregues só ao susto das noticias da America, de que ciles tremem, e quando thes conveni descut pam se que uño podem dar certas providencias, temendo

do sejam approvadas. Que tempo para esperar e para conamblações!

O das tinanças apparece do mesmo modo, sumundo-se e toando mysterioso e de oraculo. As especulações financeis anoda são meognitas; dizem que não ha; o cambro do spel sempre constante entre 20 e 21 por cento, e não ostante os donativos taes e quaes, que se não são maiores, as e que téem a culpa; e não obstante faltarem as despezas un que tanto clamavam da casa real, tanto cavallariça, como posa, e não termos marinha mais do que os pequenos vasos a Estreito e não baver já a mezada para Prança.

Hope fin convidado a jantar com mr. Villiers, aonde acher membros da regencia. Elle pagou-se da despeza que fez, oes depois do café fallon-se com cada um d'elles em particur, e chegando-lhes elle mesmo caderras os unin para laver uma conferencia. Fui-me embora, observando a rejuzionicia e difficuldade que alguns d'elles (inham em responder a accusações justas e que mostraram a sua incapacitale. Tenho procurado ligal-o com o marquez das Minas, de que sentimentos e boa fe julgo ha tudo a esperar.

Palmella, 3 de janeiro de 1809.

Tendo a minha carta por acabar, fui de repente obrigado parter para esta vella, sendo nomeado commandante da divião do sul do Tepo men tio bailio (o visconde de Almada), ou nha partida foi o effetto das más noticias que correram, susto que houve com o terem os francezes passado a ponte la Almaraz. Men tio pediu-me para sen ajudante de campo a la Mignel (aliás pelo povo chamado o padre frei Mignel), e pondo suas difficuldades na nomeação por ser paizano, so mesmo tempo segurando-me que faria grandes servicos prêncipe na minha partida, resolvi-me a ir de voluntario, o que não me embaraça o ser empregado, desejando minto putil e servir.

Agora estou certo que v. ex.4 quer que lhe diga alguma

consa sobre as observações que fiz. O povo, na medior posição possível, exercitando-se de livre vontade nos dom gos e dias santos, porém lamentando a falta de pessoa que o instruisse, pedindo um tambor para mais facilmente apre der a marchar, pedindo polvora para se acostumar a abra-or pedindo, emfim, que se lhe facilitém os meios de se prou. >1, se não de espingardas, ao menos de melhores piques. cujo ferro ja se fazia monopolio. Até agora todo o tem pro perdido. Um regimento de milicias, unico que existe n'aque 111 divisão, não tem senão o nome, pois menos armado do que o povo se acha, não tendo nem espingardas, nem piques-O regimento de infanteria de linha de Setubal, com quatricentos homens ainda por fardar e disciplinar. As listas (1416) entregaram ao general, todas mal feitas e incompletas, tetulo sido preciso verifical-as todas e pór em algum arrango (8) armazens, para então se saber o que ha e o que falta. Que Listima! Tem saido para aquella parte uma porção de nº dicias, reformando sujeitos capazes, que querem servir s a la soldo, e introduzindo pessoas que nunca militaram, e ja tal regimento de milicias ha quatro coroneis, dos quaes ta nhum amda appareceu; só visto é que se póde crer, que a verdade pura sem exageração, etc. = Visconde da Lupa.

Lisboa, 8 de janeiro de 1809.

Hoje fui mandado com dois officios do meu general, um para o general da provincia da Extremadura e outro para D. Mignel, representando-lhe as faltas que tuña achado, e ao mesmo tempo que d'aquella parte, não havendo que contar senão com o povo que fazia exercitar, não era o meio de o acariciar, obrigando os povos aos trabalhos necessarios para a construcção de reductos e igualmente aos embargos, sem lhes pagar. Fizeram partir um general sem lhe darem, nem lhe dizerem d'onde poderia ter dinheiro!

D. Miguel mandou-me ir ámanbã, dando-me uma resposta bem propria d'elle, e é que agora não havia tanta pressa. ym nan hacia que receiar tanto o inimigo, tendo mudado plano de campanha. Por isso è que estamos assim, e ao momento de se suppor entraria uma pequena como em Portugal, se mandaram fazer preces, fechar os atros e cuidar em preparar as naus, de que o povo des aña muito. Quanto melhor não seria o felicitat-o de que per occasião de se distinguir, e que lhe dava os parabens o ir tomar parte em uma guerra que inteiramente nos pertora, e de que não era justo outros tivessem só a gloria de ter salvado!

doje temos excellentes noticias da Hespanha. Deus queira e governo empregue agora este tempo em utilidade da io. Hontem durou a regencia até às oito horas, por terem emr. Villiers e o general inglez tratar com os regentes. partiram alguns regimentos da corte, porém por fardar, o camunho houve uma desordem, motivada pelas taes bacções do governo do norte e sul.

theje faço tenção de ir ver mr. Villiers, e contar-lhe o que a aquelta peninsula da provincia da Extremadora. O tio incepal co principal Sousa, D. José Antonio de Menezes e usa, irmão do conde do Funchal e depois membro da rencia), tem-o frequentado muito, e promette-me que hei ser empregado, o que eu desejo infinito, e espero que ex. queira dizer alguma cousa a mr. Villiers, no caso que la não se tenha effeituado alguma cousa. Os senhores da gencia, não obstante ter sido o primeiro mesta capital que um offerecimento, que elles imitaram só em parte, e ter recido a minha pessoa para aquillo de que me julgassem pax, até agora cousa alguma. Acho-me na flor da minha de, podendo trabalhar, e portanto peza-me o ver que sou nenhuma utilidade ao paiz. Fazer a corte e pedir não sei, troco d'isso cedo.

De Roberto aqui està, e estimei muito encontral-o, tendo de jà muito conhecumento.

Set que v. ex." quer detalhes, e por isso sou tão extenso, testando o ser, de v. ex.", sobrinho e amigo verdadeiro. = conte da Lapa.

The state of the s

A france of accordance of a construction of a co

O motivo da desumão que queriam estabelecer com os molezos era o quererem abandonar-nos, a que deu partiabarizmente causa a returada precipitada (chamemos-lhe assum clo general Stuart, e certas providencias de precaução que o consul inglez, de ordem de Vilhers, espalhou na praça e tritumou aos commerciantes da sua nação. Os negociantes portuguezes, tendo noticias e cartas differentes, clamavam que era especulação mercantil, de que na realidade se aproventaram particularmente para a compra de algodões. A causa do susto de Villiers era fundada no estado em que se achava o exercito, mas agora as noticias são muito melhotes, e ganhar tempo em tal contagio é uma grande vantasem; tanto mais que, posto que devagar, ia-se fazendo alguna cousa.

Do que as provincias se queixam é da falta de armas, que nodos os dias se esperam, e é indispensavel a nomeação de um general em chefe que dirija todo o plano de campanha, tois ale agora só o temos de divisões. A nação em massa com os piques e uma barreira respeitavel, tendo-se organisado e exercitado: porem é preciso um bom guía. Como a desgraça permitte não o tenhamos no paiz, faz-se indispensavel a chegada breve de um, e tinham-nos hsonjeado com de Wellesley, que não conheço, porém tem uma qualidade muito attendivel, que é a de ser muito feliz.

Corre aqui, e julgo que com algum fundamento, que existe ma intelligencia no Porto entre o bispo e Bernardim Freire, e mesmo se falla na partida de um dos governadores para certos arranjos a este fim.

A macão a uma voz grita pelo tio Rodrigo (o conde de Limares, irmão de D. Domingos, que se achava no Rio de Jamerro, de cuja vinda se esperançaram depois da chegada do
maro Adriano, da Bahia, com a noticia de que ali devia tocar em breves dias a nau Conde D. Henropie, com donativos
"ma pessoa que elles ignoram. Deus permitta que se verifique!

Vilhers vae com toda a frequencia à regencia; e o certo è que se vé alguma cousa, fructo dos seus trabalhos; porém disse me que ainda não tinha tido resposta aos officios que d'aqui tinha dirigido para essa côrte. O tempo e os ventos

Lashoa, 6 de fevereiro de 1809.

Men tio, amigo e senhor de todo o men coraçãos momento de v. ex.º receber esta, julgo terá sido ent das numhas longas cartas, que constantemente tenho es por todas as occasiões de que sou informado.

Aqui temos vivido em uma qualidade de incerteza mamente desagradayel, e da qual julgo culpado o posverno pela falta de noticias officiaes que tem de Hest ou por não querer que sejamos d ellas scientes. Isto d gar a formarem-se unt conjecturas, a forjarem-se und o falsos e cartas, espalhando, ora noticias de aterrar, of favoraveis que é difficil acreditar, posto chegarem por rentes vias, e que são meramente feitas para que, voi no conhecimento de serem falsas, deixem a nacio em a mento e desammada, e igualmente se affrouxe nos -ru parativos, embalada com as vantagens da altiada. Il outro tem sido o fim dos satellites francezes, e em que conhece visivelmente a sua influencia, 1sto è, no desa separar a nacão portugueza da ingleza, para o que se l veitam de todos os meios imaginaveis. O mais e que oesforços não iam sendo debalde, tanto que o governo d obrigado a publicar uma proclamação bem feita, para e a propagação de princípios tão funestos para nos.

A fronxidão da intendencia e a causa de tudo, no castigado a immensidade de espões e apaixonados do cezes, de que se acham inundadas as nossas caderas, a caparte apanhados por rapazes que teem tomado a si a parte apanhados por rapazes que teem tomado a si a parte apanhados por rapazes que teem tomado a si a parte apanhados por rapazes que teem tomado a si a parte apanhados por rapazes que teem tomado a si a parte apanhados por muito man por outro tado, petos al que necessariamente se téem seguido, fazendo prenderaquelle que pela pinta thes parece francez, aenda que inglez e da mesma legação, o que tem desgostado ma Villiers. Porem, com tudo isto, dão se hem a contestentimentos de aversão em que a nação se acha continuezes.

O motivo da desumão que queriam estabelecer de inglezes era o quererem abandonar-nos, a que dece

para Lisboa. Deus assim o permitta! Deus o ha de permitur. Eu escrevo a v. ex.º para Lisboa.

Estamos chegados, ex. \*\*\* sr., a um tempo em que ninguem já duvida que esse reino, para resistir ao inimigo que o armeaça, deve ser regido differentemente do que tem sido n'esstes ultimos quatro mezes. Mr. Villiers o viu com os seus olhos, e protesta altamente por esta verdade, \*\* e o ministerio britannico sente toda a sua força. São logo algumas mudantas no governo indispensaveis. Toda a duvida consiste actualmente na legitimidade d'ellas, emquanto não chegam as ordens de sua alteza real.

Para este fim, e a requerimento de mr. Canning •, escrevi adeclaração inclusa, fundada na mais séria e circumspecta actuação dos despachos e ordens que recebi desde as de 21 de 40sto proximo passado, que no tempo competente communiquei ao ministerio britannico e aos ex. 1001 governadores actuaes, e o resultado é. ex. 1001 e rev. 1001 sr., que eu não tenho mais divida agora do que tinha no mez de setembro, de 40provar todas as mudanças que y. ex. 1001, de accordo com o ex. 1001 conde monteiro mór, julgarem indispensaveis, ficando en certo que as escolhas que fazem não procedem de respeito algum pessoal, porém da intima convicção que téem da intelligencia, energia e lealdade das pessoas que escolhem.

Eu persisto a crer que o methodo menos susceptivel de objecções é a exclusão sem limites de todas as pessoas que foram effectivamente governadores e secretarios do governo do reino até ao 1.º de fevereiro de 1808.

V. ex.ª e a junta do supremo governo do Porto parecia excluir sómente os que tinham acceitado empregos no governo francez, isto é, do 1.º de fevereiro já citado por diante: porém, a junta ignorava provavelmente a carta circular de 11 de dezembro, pela quat os cinco governadores e os sedetarios demitturam todos os enviados, ministros, encarregados de negocios e consules de sua alteza real nas côrtes e paízes estrangeiros.

Este acto, commettido apenas quinze dias depois da partula de sua alteza real por um conselho a quem o mesmo nazasse enter alle auto delle autoridade alguna sobre negero e estruczeros, napossibilità um ministro fiel accidendente de appresso en comocter de mode algun para remistablicate de pressos que o commetteram, antes que a nastitumem, el e possibili.

Reduzido assim o conselho a v. ev.", ao ev. " conde nonteiro mor e ao ev " uniquez das Minas, que rogo muito en
carecidamente que seja conservado, em attenção às grandequalidades que a nação toda reconhece na sua pessoa, tal
vez v. ex." achará que o numero menor é preferivel; por em
se a ma sande do ex. " coode monteiro mor privar o publico
constantemente dos seus fieis servicos, então procedant
v. ex." e elle a uma ou mais escolhas como entenderesm
melhor para o hem do real serviço; e como o tempo é tão
precioso, quando o perigo é tão urgente, se v. ex." achar al
guma collusão ou incompatibilidade que prejudique ao real
serviço, não tenho igualmente duvida em approvar que
v. ex. " noméem outros secretarios do governo em loga e to
que actualmente existem, empregando os mesmos de matro
maneira decorosa e livre do sobredito inconveniente.

Esta carta foi communicada em lingua franceza a mr. Commune, e por elle approvada e; e como en tenho repetidadens de obrar em tudo de accordo com o ministerio tannico, creio que v. ex.\*, procedendo sobre estes principado terá duvida alguna de acrescentar a todos os titulos tem adquirido ao favor do sen soberano e á affeição do conhecimento dos portuguezes, este novo e incompara beueficio de dar ao reino um governo intelligente, energinal e seguiro.

Incluves a esta carta o plano que submetta a s. e.r. m. Lar taraj para o arvelio pecuniario que é indispensarel que a trean lle stanha cenceda no governo d'esse reino, assim que elle se mostrar digno da sua confunça, e sem cujo arrelio, e lastour confessal o, perem uño e culpa nossa, c.r. e en distracel, depolastimesamente, que no estado actual do reino toda a entellacerea, tentidade e energia por falta de armas e diabetes sereim decardos a succember a uma força inimiga.

equal es pertuguezes, se la essem armas, poderiam opper una Sextencia effectiva e

l'arece-me escusado observar a v. ex.<sup>a</sup> que se concertem n todas estas mudancas confidencialmente com mr. Villiers, las que o sen nome não appareca, se v. ex.<sup>a</sup> publicarem altuma proclamação on edital.

Londres, 30 de janeiro de 1809. — Para o rev.ººº bispo do

## DOCUMENTO N.º 50-A

Citado a pag. 667.

## Declaração a que se refere a carta precedente

Monsieur: — Afin de me conformer aux désirs de v. exc., o rein avec toute l'attention dont je suis susceptible toutes depêches que j ai reçu d'une date postérieure au 21 aout dernier, époque à laquelle v. exc sait que sur les penteres nouvelles des efforts glorieux et du succès avec expet les habitants des trois provinces du nord et ceux du examme d'Algarve out seconé le jong des français, son alcese royale à daigne m'ordonner de chercher par tous les courses que seraient à mon pouvoir d'influencer les choix pre les peuples feraient de personnes qui devraient les goucement.

de sues donc autorise maintenant à assurer à v. execque la pequapres l'epoque déjà citée, et à différentes reprises, logt dépecties sur divers objets, dans aucune de celles où dest fait mention du gouvernement que devrait être établi la Portugal et n'est question ni du rétablissement de l'aules regence, ni de l'emploi des personnes que la compocent

A la date du 4 octobre dernier son altesse royale, étant 1,4 informé de la manière généreuse avec laquelle sa ma-16 britannique avait daigné accueillir les demandes que 25 en 1 honneur de faire au ministère britannique de la part de la junta du gouvernement suprême de Porto, el chargeant d'exprimer la reconnaissance vive et priment sentie, son altesse royale me fait l'honneur dinoncer son intention de former un nouveau gouver en Portugal après la restauration de Lishonne, et diaucunement du rétablissement de l'ancienne régence.

J'ai communiqué à son altesse royale au mois de sibre les embarras auxquels je prévoyais que je serais par le rétablissement, dont j'entendais parler de l'agrégence, et je traçais la marche que je me proposais (vre, et que j'ai effectivement suivi; et en réponse à (port j'ai reçu en date du 29 novembre dernier les pauvants:

Son altesse royale attend avec la plus grande anvinouvelles du Portugal, afin de pouvoir y organiser o seil de régence sur les principes que vous exposez quels son altesse royale avait déjà pense.

Son altesse royale se flatte que dans le gouver qu'on aura établi en Portugal on n'aura point admis d' sonnes suspectes, on de nombre de celles qui ont se français.

Après cet exposé et sur le rapport que mr. Villier à v. ex<sup>50</sup> sans doute conforme à ce qu'il m'a fait l'hont m'écrire confidentiellement, et comme il est prouve fait que les affaires du gouvernement ne peuvent pt en Portugal de la manière que le gouvernement ves posé, je n'ai aucune difficulté à approuver tous les d'ments que mr. l'évêque de Porto, d'accord avec mr. le grand veneur, feront (provisoirement et jusqu'à l'arm ordres de son altesse royale) dans les membres du des gouverneurs actuels et de leurs secrétaires, con ment et dans les sens des lettres que j'ai écrit à mr. l'de Porto, à mr. le grand veneur, et à mr. Villiers, et en honneur de communiquer à v. ex<sup>60</sup>.

J'ai l'honneur de renouveler à v. ex™ les assurama haute considération. Londres, ce 30 janvier 1 Le Chevalier de Sousa Continho.

# DOCUMENTO N.º 50-B

(Citado a pag. 517)

## Carta de D. Domingos Antonio de Sousa Coutinho ao bispo do Porto

III. \*\*\* e rev.\*\*\* sr. — A carta atraz copiada (vide pag. 340) \*\*exactamente a mesma da qual dei uma traducção a mr. Canning, para me dizer se a approvava. Como, porém, s. ex.\*\*

\*\*notor\*\* as quatro passagens que eu marquei com as estrellas a margem e sublinhei, e desejou que eu omittisse aquellas passagens, sendo que eu as acho as mais essenciaes, fiquei em duvida, pois tenho ordem de obrar de accordo com o muisterio britannico.

Entretanto em conferencia particular s. ex.ª mr. Canning explicou-se, dizendo que não era bem que en citasse a sua opinião em materias de governo interno de Portugal, bem que elle individualmente fosse do mesmo parecer. Disse-me de mais que tinha riscado a ultima passagem a respeito do plano para os soccorros pecuniarios, porque não queria duas na Rociações, visto que mr. Villiers tinha instrucções a esse na Speito.

Por este modo explique-se v. ex." rev. "a claramente com "t. Villiers. Tenho de mais que lhe dizer que eu espero ter "teios, não tão grandes como o ministerio inglez, mas alguns para soccorrer o reino, assim que conseguir um emprestimo tue aqui se me mandou abrir; mas guarde v. ex." isto só para si e para o governo de que faz parte. No Brazil as subscripções para Portugal são grandes; basta que a resolução dos povos seja igual ao que era d'antes. Em rasão das emendas que faz mr. Canning, não escrevo ao ex. "o conde monteiro mór, porque não sei as circumstancias do reino e a resolução que v. ex." tomarão. Mando sómente a carta para não omittir meio que de mim dependa para a salvação do reino.

Se desgraçadamente a resistencia for impossivel, eu torno

a recommendar a v. ex.º rev.ºº não sómente a salvação maior numero de homens armados que v. ex.º podér trapara fora do poder dos francezes, como a todos os artista as, artífices e homens de letras: e para ajudar a salvar a ma monha real que ahi tinha ficado, partirá d'aqui em poncos de a nau Rainha de Portugal (com o seu chefe Ignacio da Costa Quintella), que para munha maior afflicção tem estado escripco mezes a concertar n'um dique.

fevereiro de 1809. — De y. ex.<sup>a</sup> rev.<sup>ma</sup> muitos anuos, Londres, 6 de fevereiro de 1809. — De y. ex.<sup>a</sup> rev.<sup>ma</sup> — D. Domingos tonio de Sousa Contraho. — Ill.<sup>mo</sup> e ex.<sup>mo</sup> sr. D. Antonio J

#### DOCUMENTO N.º 50-C

(t'itado a pag. 647)

## Minuta de outra carta de ministro de Portugal junto à corte de Landres

Projet de la lettre que je compte d'écrire à mr. l'évêque de Porto

- N. B. Técris seulement les idées afin de m'épargner le traduction avant qu'elle ne soit approuvée.
- 1. Je lui annonce l'acrivée du ministre anglais. Secret jusqu'à la formation du nouveau consell de régence et qui dévelopera ensuite son caractère.
- II. Je lui annonce le plan n°... de cette opération et changement.
- III. Je lui donne communication des ordres de son altesse royale que je viens de recevoir.
- IV. Je le prie d'écrire que s'il se refuse à faire partie de la nouvelle régence, ou a passer à Lisbonne pour effectuer le changement, ou (par un scrupul mal entendu) ne veuille pas influencer les choix, ou plutôt entièrement désigner les deux choix à faire par le gouvernement suprême de Porto, en sorte que je sois assuré que lui dirige de fait la nouvelle

regence, et à pour lui la majorité assurée de cinq suffrages, que pécrural à son altesse royale qu'il m'est impossible de répondre de la conduite que hendra la nouvelle régence, et que privée de la considération dont s, ex<sup>80</sup> jouit dans les trois provuces du nord, je donte fort qu'aucune régence puisse pou alter.

A. Afin de surmonter la répugnance que s. ex<sup>co</sup> pouron témoigner à s'éloigner de Porto, et afin de satisfaire ma justes désirs de ses habitants, s. ex<sup>co</sup> pourrait pour ocline temps conserver un simulacre de la junta de Porto ou trychnisant à trois mendres, dont s. ex<sup>co</sup> fût l'un et le posident, et comme la ville et le district de Porto ont toujus en un gouverneur à part, s. ex<sup>co</sup> pourrait substituer ont le moment et pour appaiser les habitants cette forme celle du gouverneur.

S'exte au reste en étant actuellement le gouverneur, il somt facile de faire en sorte que ce fût s. exte qui par le sorte de ce gouvernement de Porto communiquat les ortes de la régence aux trois provinces.

V B. Je regarde tout ceci comme un rémêde provisoire base à la discretion de s. ex<sup>ce</sup> et pour le but de calmer les proples

Il l'ajouterai que s. exte verra par la copie des lettres in jècris aux deux membres de l'ancienne régence que nul entment personnel n'influe sur ma condulte; mais que je lus considère dans l'impossibilité absolue de concourir au tribbissement de tous ceux qui ont exercé les fonctions de converneurs du royaume depuis le 29 novembre jusqu'au mos de février dernier, avant que son altesse royale ne l'ait pressement ordonné.

VII. Mais que s. ex® peut être assurée par l'expérience pa ce qui s'est passé entre elle et moi, que quoique la nontelle régence ne doit point dépasser les pouvoirs de l'angenne, et que le décret du 26 ne lui donnait aucune inspetion sur les affaires étrangères, cependant j'exécuterai ses l'unnissions auprès du ministère britannique, tout de même, le reservant seulement et clairement le droit de me refuser à l'exécution de ce que je ne contrate pas son de la structions positives que j'ai de son altere notas

VIII. Quorque j'ai tonte la confiance des acceptante à laquelle s. exe en quelque serte products cerentante et jusqu'à nouvell ordre de son altere result. Est pur la nouvelle régence n'a pas le droit de resultante, et si elle jugerant quelque modification de la confiance de la confianc

13. Je repete de même que jusqu'à marel cotre à la altesse royale, et dans le retablissement de tous a motions qui existaient avant le depart de so about a se qui ont eté abidies, ou suspendres par le frança nouveau gouvernement s'arrêtera au principe de la bous urgente, et ne retablira aucun tribunal, jente ou con quebroque civile ou religieuse, qui de sou infrança ament necessaire de rétablir sur-le-champ, aon qui jente populações de la Grande-firetaine, a l'etate di une grande force mulitaire nationale, qui pu se se contribuir a la defense du pars, mais outribuir a la defense du pars, mais outribuir a la defense de l'Espagne sumant les ordres expos de un altre marele.

A. Il faut absolument que la nouvelle regence u un pas le pretente de defaut de aberte. Le me rapporte au plan a ret apolt et a re qui sura ets arrange en.

At a many grown course or his arrange or, polaric consideration has also at appeal or to democrative to the also consideration of the arrange of the arrange

All. Je dirai ce que le gouvernement anglais se propose de faire en faveur de l'établissement d'une grande force militaire national en Portugal, autant par voie de subside annuel durant la guerre, que sous la forme d'un emprunt.

XIII. J'indiquerai la nécessité d'augmenter le nombre des troupes portugaises à envoyer en Espagne autant que possible, suivant les moyens que la Grande-Bretagne fournira. et ce que la suprème junta d'Espagne accordera, et je prierai s. exe d'engager par tous les moyens possibles à se retudre à cette armée en Espagne tous les hommes un peu retinuants, sans faire connaître le motif.

XIV. Supposant que cela soit l'avis du gouvernement britarmique, je lui proposerai de porter la légion nouvelle au mountre..., proposé par sir Robert Wilson, et de terminer secrétement avec le ministre anglais toute négociation relative à cet objet avant de partir pour Lisbonne.

AV. Si le corps de sir Robert Wilson était assez considératble par lui seul, je recommenderai à mr. l'évêque absolution de donner un autre corps portugais, également considérable, au général Bernardim Freire de Andrade, ou au général Bacellar, afin (et sans l'avouer) de ménager l'amour pre des portugais, et l'attachement qu'ils ont pour leurs premiers chefs.

AVI. La nouvelle régence une fois formée, je prierai que le cur premier soin soit de renouveler le plan arrêté pour par augmentation de l'armée en 1802 et 1803 avec telles modifications qui leur paraîtront indispensables.

XVII. Je conseillerai de conserver la paye du soldat établie Par le gouvernement de Porto, au moins pendant la guerre, d augmenter celle des officiers.

XVIII. Je lui recommenderai de s'entendre avec moi pour Vexécution de l'ordre que f'ai reçu d'envoyer au Brésil six bregates et six bricks de guerre.

Comme projet. = D. Sousa Continho.

aquelle que me dirige do si logo, dando immediatamente duque de Grafton. En immedi me dirigir a Lisboa, apesar de do tempestuoso inverne que vi tinha, e que faz intransitavel o tres successos que logo hei de de tal sorte, que me foi preciso hre a minha ida a Lisboa, e dep tiva tive de lhe dirigir o officio i vendo-me o demorar-me por ora que se passe on se made este ac senhor for assim servido.

Os successos da Hespanha tofortuna. Alguns generaes hespa francezes, outros foram frandoretem corrido n esta fortuna, e segé excessiva. Os inglezes não poisto. D'aqui tem resultado que o fronteiras da Beira, Traz os Morrando, e os inglezes se foram elcidade de Lugo, e d'ali se foram oude se diz embarcaram alguns d

Nós que contavamos com as no de repente as vemos desampara approximação dos frances ho, mas mesmo dentro das nossas casas. Mas, graças a as, como por sua infinta piedade nos demoron essa infeblade imminente, temos tido tempo para fazermos chegar a ponca gente que temos para os logares mais arriscae para se irem dispondo as ordenancas, não só nas concras, mas também has cidades para fazermos a posel resistencia. Mas a tropa de linha é muito ponca, e a cor parte dos recrutas dos regimentos das milicias muitos 🌬 sem armas, e para as ordenanças ainda agora a toda a essa se estão fazendo chuços, e para dizer a verdade en ston mandando fazer. Emtim, o risco em que nos acháe muito grande. A melhor tropa que havia nas provindestacou-se para um exercito commandado por Bacellar. m o tim de defender as provincias da Beira e Traz os Monmas a regencia mandon que elle marchasse para Cas-Branco, e assim hearam estas provincias sem guarnição letor, sem defeza nas fronteiras, e não temos mais do que cas e ordenanças, tudo desarmado e sem dinheiro, porinto, supposto que quando acabou este governo havia no re tres anthões de cruzados, a regençia action que era a gastal os, e assim o fez, de tal sorte que, mandando-se de Vianna mantimentos para a gente que lá se acha opando alguns postos mais importantes, foi preciso peen 12:0005000 réis cuprestados à companhia dos vinhos. ka. 😘 sr. Quem quizer defender o reino deve fortificar e tender estas provincias, e quem as debilitar e não defener entrega o reino. Seguro a v. ex.ª que se tem perdido do por se terem desprezado algumas advertencias que en La previ tudo isto. Tudo se podra ter acantelado; mas va o que Deus quizer. Isto sempre chegon a uma friste siacio: no norte da Hespanha caminha grande força franza, e estamos em grande receio de que venha sobre estas vincias, onde não ha generaes nem soldados. Eu n'estas stes cucumstancias não devo sair d'aqui, nem poderia da que quixesse, porque o povo já declaron por editaes. caçando com a morte toda a pessoa que concorresse para iomha saida, e tem espias pelo caminho; e n'estas circumfiança dos povos, e tudo ficaria a alem do grande risco quasi cervante. N'esta consideração julgo mais a minha conservação n'esta dirigi a mr. Villiers um officio do co-lhe que ao ex. 100 sr. Canning o fação da minha demora, que não urgencia que me prende pelo be narchia.

Chegon o visconde (era o de fi que ver e que ouvir. Elle não se mentos de v. ex.º Ferrão (o desen lho Máxtens da Silva Ferrão) é de eu não o poder servir a respeito que elles tinham mettido no depo nha já as resgatariam, depondo o e esta já não existe, porque a reextinguir, e que não ficasse n'ella

Agora corre aqui a muito impo vem um novo soccorro de Inglateri povo um novo animo. Agora o p não venham tambem para fugiren mo fizeram os outros, deixando 1 saibam isto os inglezes Elles tão exercito pouco mais ou menos de sessenta mil homens, la grande força é que nos dá cuidado muito serio, princimente emquanto não chegam os inglezes, que, sendo tropa ludia, possam dar animo a estes povos, os quaes estão muita coragem. Com effeito os francezes dão bastantes rovas de terem pouca gente para reconquistar estes dois mos. Eltes andam fingindo que téem muita gente; mas em se vé que téem pouca, porque andam mudando de uma aute para outra; em apparecendo maior força em uma parte ma outra falta. O que nos tem feito muito mal são os traiores. Nada temos do Rio de Janeiro senão sandades. Os enistros que me tembra poderão ser attendidos em parte, chegarinos a essas circumstancias.

Muito the agradeço o favor das suas expressões, com que outo me obriga e me bonra. Desejo ter o gosto de o servir. Deus guarde a v. ex.º muitos annos. Porto, 20 de janeiro e 1809. — De v. ex.º amigo muito fiel e obrigado. — Bispo porto, — III. em e ex.º sr. D. Domingos Antonio de Sousa atunho.

## DOCUMENTO N.º 50-E

(Citado a pag. 659)

# Carto de D. Bomingos Antonio de Sousa Continko ao bispo do Porto

Ex. <sup>100</sup> e rey, <sup>100</sup> sr. — Recebi a carta que v. ex. <sup>a</sup> rev. <sup>101</sup> me z a boura de escrever em 20 de janeiro, e cuja satisfação 3 bastantemente alterada com a certeza de que v. ex. <sup>a</sup> rev. <sup>101</sup> no se dispunha a partir para Lisboa.

Ex. \*\*\* e rev. \*\*\* sr. Depois de presencear a ancia em que tra este ministro d'estado, mr. Canning, de saber que ex. \* se acha em Lisboa, lembrei-me eu. e elle approvou projecto que immédiatamente puz em execução, e de ev. ex. \* fará o uso que entender, e do modo que entender convem. Se os povos, depois que v. ex. \* pedir à camara 2.5

se oppozerem amila violentamente à partida de v. ex.ª, o povos attrabirão sobre si todas as calamidades que deven resultar da revolta e desobediencia aos conselhos das anctoridades legitimas.

En lavo as minhas mãos, ex." e rev. " sr. Tenho subordinado até aqui a muha vontade à vontade alheia; a minha opinião não posso. Nas minhas cartas precedentes tenho a v. ex.º mostrado a minha disposição a tomar sobre mim a responsabilidade de todas as disposições que v. ex.ª tomar: mas ficando v. ex.ª n'essa cidade e uma regencia impopular em Lisboa, en não respondo por cousa alguma que se fizer. e facilmente provarei a sua alteza real, que havendo constantemente sacrificado o men amor proprio, e vendo até o mesmo ministerio britannico voltar por fim à minha opinião, nadas soube que fazer e nada pude remediar, porque ninguem se quiz em Portugal prestar aos sentimentos de união que natriotismo requeria. Se v. ex.ª rev.ma achar que estão de vanecidos os receios da opposição dos povos, pode mand queimar as duas cartas inclusas, que mando com sello lante, para que v. ex.ª as leia.

Deus guarde a v. ex.<sup>a</sup> muitos annos. Londres, 13 de ferreiro de 1809. — De v. ex.<sup>a</sup> rev.<sup>ma</sup> o mais fiel venerador attento servidor. — D. Domingos Antonio de Sousa Contubo. — Ex.<sup>mo</sup> e rev.<sup>mo</sup> sr. D. Antonio José de Castro.

### DOCUMENTO N.º 51

distado a pag 662)

Proclamação dos governadores do reino de Portugal depois de instaltada a antiga regencia

Notagueres! — Se ale agora os governadores do reino telem observado em silencio os admiraveis esforços do vosso historiano e da vossa fidelidade, nem por isso elles téem def-

vacto de avaliar um só instante os recursos que offereceu o vosso patriotismo para a restauração da independencia nacional. Só por impulsos d'elle vos tendes arvorado ao norte e ao sul as bandeiras portuguezas; e com o poderoso e devisivo auxilio dos exercitos britannicos serão felizmente calcadas as orgulhosas agnias do tyranno, que vos queria impor um jugo de ferro. Debalde o seu insidioso general tinha feito commhar à França as tropas portuguezas; tinha aniquitado o exercito, desarmado a nação, esgotado os cofres publicos, varrido os arsenaes e devorado a fortuna dos particulares: de nada lhe valeu o pór em pratica todas as tramas da perfidia; a tudo fez supprir o vosso amor pela religião, pelo soberano e pela patria. Sim, portuguezes, vós tendes Homortalisado o vosso nome. Hespanha e Portugal téem sabido resistir ao tyranno, que tinha avassallado todo o norte da Europa e lançado os ferros aos povos da Italia. A peninsula foi o escotho onde têem vindo quebrar-se as forças do des-Pota, que no delirio do seu orgulho tem ousado appellidaro arbitro dos povos e dos reis.

Mas, portuguezes, não basta ter uma vez vencido; é nesessario, para conservar a liberdade, oppor uma barreira irresistivel aos novos esforços do insaciavel Napoleão. Vaidoso Por suas victorias na Italia e na Allemanha, e irritado pelas Suas derrotas na Hespanha e Portugal, elle renne os seus exercitos e os faz atravessar os Pyrenéus; e, como uma torrente despenhada das montanhas, elle pretende inundar em sangue as provincias da Hespanha, unico asylo da liberdade w continente; elle empenha todas as suas forças em vingar 18 Seus generaes e os seus exercitos batidos, dispersados, lingitivos e prisioneiros. Nada serve de embaraço aos empenhos de um tyranno; pouco lhe importa despoyoar a França, 🧈 para saciar a sua ambição, é necessario sacrificar toda a movidade. Cidades abrazadas, villas destruidas, campos copertos de cadaveres, são espectaculos indifferentes ao coração de um despota, que não conhece mais interesses que os de uma familia depravada. Tal é, portuguezes, o caracter d'aquelle contra quem importa que nos defendamos. Que dades só proprias das mais barbaras u cariam agora esses exercitos devastado a unanime vontade dos povos se decli favor da liberdade?

As armas, portuguezes, ás armas! que a massa da nação empunhe as arm na mão robusta de um defensor da pa decisivos da victoria. O governo vigia dos exercitos; e aonde não chegam o das rendas publicas, supprem os dor que sabem honradamente sacrificar á que ella necessita. Dir-se-ha, porventu descendentes dos valorosos lusitanos ( baram do valor e da perfidia dos exe foram os nossos antepassados os qui reinos os bellicosos arabes? Não somé tremer as costas da Africa? Os que oriente um dilatadissimo imperio? O sempre defender a coróa dos nossos só dependencia nacional? A luglaterra, i cujas invenciveis esquadras tornam irri de invasão, nos vem dar o exemplo. Movida dos briosos estimulos de defe Hespanhas, e de oppor um dique à de ropa, ella nos subministra armas, ella vosso valor e o vosso heroismo só existiu poucos mezes para provocar mais sobre a patria a ira e a barbaridade do vencedor? Mas vós não onvireis as suas imprecações, porque elles iriam acabar a vida longe de vós, effes iriam ser em paizes remotos involuntarios instrumentos da oppressão e da miseria de outros povos; mas vós os verieis sair dos vossos lares arrancados aos braços das enternecidas mães, invocando em vão o nome da patria que os viu nascer.

Portuguezes ! Contra um inimigo poderoso e vigilante não deve baver descuido. Se não quereis ser vis escravos, se não quereis ver ultrajada a santa religião, vilipendiada a vossa honra, insultadas as vossas mulheres, traspassados das bayouctas os vossos innocentes filhos, e aniquilada para sempre gloria de Portugal, corramos todos a affrontar-nos com o munigo communi: unamos as nossas armas ás dos honrados hospanhoes e ás dos intrepidos inglezes; mostremos á Europa que não é só a Suecia a que sabe oppor uma barreira the bronze aos oppressores da sua liberdade. Sejamos o que sempre fomos, valentes, intrepidos e invenciveis. Sejam os hossos braços, sejam os nossos bens os fiadores da nossa Midependencia. Vale mais sacrificar os bens á fiberdade da Datria, do que reserval-os para despojo dos seus infames "Ppressores. Vale mais combater pela independencia da narão, do que servir de victima aos caprichos de um tyranno. A nação que quer ser livre, nenhuma força a póde tornar escrava. Uma nação levantada em massa tem uma força ir-Pesistivel.

É assim que vos fallam, ó portuguezes, os governadores do reino, em nome da religião, que devem proteger; em nome do soberano, por quem darão a vida; e em nome da patria, cujos interesses lhes foram confiados por aquelle virtuoso principe, que primeiro que todos teve a gloria de confundir os projectos do mais perfido de todos os homens. Fallando-vos assim, elles satisfazem ao primeiro dos seus deveres, mostrando-vos a necessidade de oppor sem demora nos esforços de um usurpador barbaro a massa total das for-

cas de uma nación valoresa. Elles vos indicam o camolos amos de conservar a independencia d'estes reinos; e elles terão a doce satisfação de premiar em nome do principo regente masso sendor os vassallos que se distinguirem pelas betranulade e pelo seu patriotismo.

Morte, desclação e captiveiro e quanto vos promette attitudos dos turbanes; beura, gloria e independencia é quanto vos prometre o vosso beroismo. Fazer-se-ia injuria a uma nacial tenesa dar-ibe a escolher a alternativa. Corrase attitudo da grara. O universo indeiro tem fixado em vos assuas vestas o vosso principe vos contempla e os vossos altitudes vie camantam. On morrer ou vencer é a divisa dos messes fases viriantes. Nada vale a vida sem a bonra; e o mais dese de tenhes os prazeres é o de ter defendido e libertante a patria.

Patieno de governo. 9 de dezembro de 1808. = Join Ali-

# DOCUMENTO N.º 52

plutade a pag. 6641

# Decreto dos gosernadores do reino mandando proceder ao armamento geral da nação

Sendo a defeza da patria o primeiro dever que a honra, a rasão é a mesma natureza impõem a todos os homens quando uma nação barbara, desprezando os direitos mais sagrados que no mundo se conhecem, intenta reduzil-os á escravidão, roubando as suas propriedades, destruindo a sua religião, violando os templos e commettendo as maiores atrocidades que a perversidade dos costumes e a inhumanidade pode fazer umaginar; e achando-se infelizmente Portugal ameaçado de soffrer todos estes males, sem que tenham os seus habitantes outro algum meio de evitar os horrores a que se véem expostos, que não seja o de recorrer ás armas para repelhr

ola força as perversas, sinistras e odiosas intenções dos us inumgos: sou servido determinar:

Que toda a nação portugueza se arme pelo modo por que cada um for possível;

Que todos os homens, sem excepção de pessoa ou classe, cultam uma espingarda ou pique com ponta de ferro, de 12 a 13 palmos de comprido, e todas as mais armas que as possibilidades permittirem;

Que todas as cidades, villas e povoações consideraveis se budiquem, tapando as entradas e ruas principaes com dois, res e mais travezes, para que, reunindo-se aos seus habimies todos os moradores dos logares, aldeias e casaes vimbos, se defendam ali vigorosamente quando o inimigo se presente;

Que todas as camaras, e na cidade de Lisboa todos os miistros dos bairros, remettam no espaço de oito dias, depois da publicação d'este meu real decreto, ao general governalor das armas da respectiva provincia, uma relação das essoas que pela sua actividade, desembaraço, bom comortamento e pela affeição dos povos, forem mais capazes un os commandar, preferindo em iguaes circumstancias que já forem officiaes de ordenanças, e declarando aqueles dos ditos officiaes que pela sua idade, molestias ou más mainlades, não deverem exercer os postos que occupam; Que todos os generaes encarregados dos governos das mas das provincias dividam os seus governos em distridos grandes, e nomeiem um official de reconhecida activilade e probidade, seja de tropa de linha, milicias ou orde-Muças, a quem todos os capitães móres e mais officiaes de inlenancas obedecerão em virtude da mesma nomeação, sua que passando ás differentes povoações do seu districto, raminem o estado das companhias, nomeiem para officiaes lellas (das pessoas escolhidas pelas camaras) as que julgaiem mais dignas e capazes, as quaes começarão desde logo exercer os seus logares, e receberão depois as competens nomeações dos sobreditos generaes;

Que todas as companhias se reunam nas suas povoações

tales de lomandes e das autos para e exercitarem no de las urmas que leverem e das evoluções moderes, compre nemendo tudos os nomens de adade de quinze até sessen anors.

Finalmente, que hoia a pessoa que se não armar, rumanto concerner com a nação em geral para a defeza di patria, seja presa e tique moucea na jorna de morte, e qui granmente insucram na mesma pena de morte tralos aquestas que fornecerem quantum soccurro on anado aos minumas com riveres ou de outra maneira:

que pela mesma rasia seja que mada e arrazada aquelportuação que se não defender cuntra os aggressores deremo, e lhes framquear a sua entrada, sem lhes fazer tobresistencia pressivet.

E mando a todos os generaes e governadores das armidas provincias, ao intendente geral da polícia e a todos corregederes, ouvolores, passes de fora e ordinarios, e & ralmente a todos os oficiaes multares, de justiça ou fazera concorram para o cumprimento de todo quanto n'este mere decreto vae determinado, o qual sera affixado em todos os logares pubbicos das colades, villas, logares e povoacionideste reino, para que chegue ao conhecimento de todos os seus habitantes.

O conselho de guerra o tenha assim entendido e faça executar. Palacio do governo, em 11 de dezembro de 1808. = (Com as rubricas dos governadores do reum.)

### DOCUMENTO N.º 53

(Citado a pag. 665)

Decreto dos governadores do reino mandando estabelecer em Lisboa dezeseis legiões de ordenanças para a respectiva defoza

Tendo determinado, pelo men decreto de 11 do corrente, que todos os habitantes d'este reino se armassem pelo modo

a cada um fosse possivel; e que todos os individuos que acharem comprehendidos na idade de quinze até sessenta aos se reunissem todos os domingos e dias santos, e se ercitassem nos movimentos e evoluções militares; e sendo reciso para este importante fim dar uma certa ordem à nuarosa população d'esta cidade, a qual sirva ao mesmo apo para que, sem confusão, possam acudir em corpos a diferentes pontos que lhes forem indicados, para se fonderem de qualquer tentativa que o inimigo possa emetender com o objecto de roubar e destruir esta capital; a servido ordenar que se ponha em execução, sem a metende de tempo, o plano que com este baixa assignado o D. Miguel Pereira Forjaz, do meu conselho, secretario a governo, encarregado das secretarias d'estado da guerra da marinha.

O conselho de guerra o tenha assim entendido e faça exelar, mandando aflixar logo em todos os logares publicos lesta cidade, assim o presente decreto, como o plano que acompanha, para que chegue à noticia de todos a quem ampetir a sua execução. Palacio do governo, em 23 de dembro de 1808. = (Com as rubricas dos governadores do mo.)

#### Plano a que se refere o decreto supra

Todos os habitantes armados da cidade de Lisboa, que não paverem comprehendidos nos corpos de linha ou de milias, se organisarão em dezeseis legiões, formadas das differentes freguezias, do modo indicado no mappa annexo a este mo. Cada legião tomará o nome do logar em que se deve unir, e será composta de um chefe, um major, um ajunte, e de tres batalhões, que se designarão por numeros. Ma batalhão se comporá de um commandante, um major, najudante, e de dez companhias. Cada companhia se demará pelo nome da rua principal em que se formar, e se yerá compor de um capitão, um tenente, um sargento e seis ou mais esquadras, compondo-se cada uma de um

tes, uma para cada batalhão, e em dez companhias, comprehe vizinhos das mesmas ruas ou formară relações das pessoas retrictos que julgar mais capazes res e ajudantes dos batalhões, das companhias, as quaes propor preferindo em iguaes circumstanc tinha, milicias ou ordenanças, quados ou se acharem reformados ciaes se fará publica por listas as provincia, que se aflixarão nos distibatalhão.

Cada capitão nomeará o sargent districto dividirá em seis ou mais e determinada.

Todos os domingos e dias santos gião as companhias de um só batal vez metade dos homens armados a Ás duas horas da tarde se ajuntar respectivas, e conduzidas pelo pri no logar assignalado para a reuniã formará em tres fileiras, divididas o capitão na direita o terroria.

mais profundo silencio emquanto estiverem formados.

Os commandantes, majores e ajudantes das legiões, e os do batalhão, cujas companhias se tiverem reunido, examiua rão se falta alguem, e igualmente o estado das armas de cada individuo. Oito dias depois da primeira reunião cada ca pitão dará ao commandante do seu batalhão o mappa do numero de homens que na sua companhia se acham armados de espingardas, os que téem piques e os que por falta de umas e outras armas se acham desarmados, a fim de C lhes fornecerem. Os commandantes dos batalhões darão estes mappas aos commandantes das legiões, e estes ao official general encarregado da defeza de Lisboa. Ao mesmo le tripo cada um dos commandantes de companhia escolherá era toda ella os homens que tiverem mais disposição para fortuar corpos de atiradores, tanto pelo seu desembaraço e ag i Idade, como pelo uso que já tiverem das armas de fogo. Des todos os que assim forem escolhidos em cada bataltião fortnarão os chefes d'elles uma ou mais companhias de cinroenta a sessenta homens, commandados por um capitão, utra tenente, um sargento, cinco ou seis cabos, os quaes se exercitarão separadamente no logar que se indicar em cada le gião. Igualmente se escolherá em cada batalhão uma companhia para servir de artilheria, composta de um commandante, um segundo commandante, dois sargentos, quatro cabos, vinte artilheiros e quarenta serventes armados de piques. As tres companhias de cada legião se exercitarão separadamente, e debaixo da direcção de um official de artilheria, que será o commandante de toda a que ha de ter a mesma legião.

Os batalhões e legiões nunca se poderão reunir sem ordem expressa do general que governa as armas da côrte e provincia da Extremadura, e não poderão usar das armas que se lhes tem determinado para a defeza d'esta cidade senão na occasião de serviço ou das reuniões.

Palacio do governo, em 23 de dezembro de 1808. — D. Miquel Perena Forjaz.

# Mappa annexo

| Denominação e logar<br>da reunião de cada legião | Freguezias ou ruas que perteurem a cada legilo                                              |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Santa Clara                                      | Santa Engracia, S. Vicente e Santa Marinha<br>Santo Estevão, S. Miguel, Salvador, Santa     |
| Cars                                             | Cruz, S. Jodo da Praga e Santa Maria<br>Maior.<br>S. Thome, Santo André, S. Thiago, S. Mar- |
| Rocio                                            | tinho, S. Lourenço, S. Christován e Ma-<br>gdalena.                                         |
| Campo de Sant'Anna<br>Paço da Rainha             |                                                                                             |
| Praga do Commercio                               | Santa Justa e S. Nicolau.                                                                   |
| Caes do Sodré                                    | S. Julião, Conceição e S. Paulo.                                                            |
|                                                  | /Sacramento, Martyres, e da Encarnação . as                                                 |
|                                                  | ruas de S. Hoque, de S. Pedro de Alcan-<br>tara, das Gavias, do Norte, do Teixeira,         |
|                                                  | dos Mouros, do Moinho de Vento e das                                                        |
| Carmo                                            | Merces; as travessas da Espera, dos                                                         |
|                                                  | Ficis de Deus, do Poço, da Queimada,                                                        |
|                                                  | dos Inglezinhos, do Guarda Mor, da Agua                                                     |
|                                                  | de Flor, da Boa Hora, da Cara, do Sa<br>cramento e da Estrella.                             |
|                                                  | /Santa Catharina, e da Encarnação: as ruis                                                  |
|                                                  | do Alecrim, das Flores, da Émenda, das                                                      |
|                                                  | Chagas, do Loreto, da Horta Seeca, da                                                       |
|                                                  | Rosa, da Trombeta, da Atalaia, das Sal-                                                     |
| Loreto                                           | gadeiras, da Barroca e dos Calafates, o                                                     |
|                                                  | largos das Duas Igrejas e do Calhariz:<br>as travessas dos Gatos (esta hoje encur-          |
|                                                  | porada na praça de Camões, ao Loreto),                                                      |
|                                                  | do Sequeiro das Chagas e do Athanie.                                                        |
| S. Pedro de Alcantara                            |                                                                                             |
|                                                  | Lapa, e de Santos: as ruas da Igreja, do                                                    |
|                                                  | Marquez de Ahrantes, do Caes do Tojo e<br>das Bernardas, dos Barbadinhos, do Merca          |
|                                                  | Tudo, dos Ferreiros, dos Pescadores, da                                                     |
|                                                  | Silva, dos Mastros, do Poço dos Negros,                                                     |
|                                                  | de S. Bento, dos Poyaes de S. Bento, rua                                                    |
| Estrelia                                         | Fresca, do Machadunho, da Madragoa,<br>das Madres, das Trinas, do Cura e do                 |
|                                                  | Guarda Mór; os largos da Esperança e                                                        |
|                                                  | do Conde Barão; as travessas de Caetano                                                     |
|                                                  | Palha, do Pasteleiro, do Castello Picão.                                                    |
|                                                  | do Pe de Ferro, das Inglezinhas, das Iza-                                                   |
|                                                  | bers, da Oliveira, das Bernardas, do Pa-<br>lha e o beco do Loureiro.                       |
|                                                  | That to been to content.                                                                    |
| CO second decree to                              | hans as major that shall a stress to a literature of the                                    |

O original designa também es nomes dos chefe, e suas tesid (tera), que omittimos por ser despecesario no nosso fun

|     | Denom | ENG! | ra3 | 0.0 | logar    |
|-----|-------|------|-----|-----|----------|
| 413 | reumà | 49.0 | le. | cad | a legião |

Neressidades

S. Pedro em Alcantara, e de Santes; as ruas da Torre da Polvora, da Cova da Moura, do Sacramento, da l'amputha, de S. João de Deus, do Olival, da Arriaga, de S. Francisco de Borja, do Conde, de S. Domingos, da Santissima Trindade, do Noronha, de S. João da Mata, das Janellas Verdes, dos M rianos; escadinhas (não existem). e praia de Santos; as travessas do Castro, da Praia, dos Brunes, da Cruz, da Rocha, das Mogas, de S. Braz, das Atafonas, de S. Francisco de Paula, da Paz e de Santo Antonio.

Campo de Ourique . . Santa Izabel. Amoreuras . . . . . . . .

S. Manuede e S. Jose.

Liuz do Tabuado....

Coração de Jesus, S. Sebastião da Pedreira e Arroyos.

Bielem.... Ajuda.

Palacio do governo, em 23 de dezembro de 1808. == Mignel Pereira Forjaz.

### DOCUMENTO N.º 54

illitado a pag. 663-

Mario do ministro de Portugal em Londres, reclamando contra as prisões dos individors que es gevernadores do reino tinham mandado reculher aes carecres da inquisição

Sr. Cypriano Ribeiro Freire; — A requerimento de s. ex.\*, ur. Canning, tenho a houra de dirigir a v. s.ª este officio particular ao assumpto importante de que trata, e que este ministro me recommendon com a maior instancia que pethese muito a v. s.a que o fizesse presente ao ex. 6100 govermadores, para que s. ex. " resolvam o que lhes parecer conremente com a brevidade que o caso requer.

Constando a s. ex.<sup>a</sup>, mr. Canoing, que os ex.<sup>mos</sup> governdores ordenaram ou permittiram que se fizessem varias pesões por ordem do santo officio, e que effectivamente acham pessoas já detidas nos carceres da inquisição de Leboa, e não sei se nas mais inquisições do reino, para alistem secretamente processadas, mandou-me s. ex.<sup>a</sup> pecque o fosse ver, e na conferencia que tive, depois de rexpressar a viva dor que lhe causava esta noticia, pediu-que sem demora alguma expedisse aos ex.<sup>mos</sup> governadora a copia inclusa do artigo xvi do tratado de alhança e commercio, que foi assignado no Rio de Janeiro <sup>1</sup>.

S. ex.<sup>a</sup>, mr. Canning, acrescentou verbalmente as reflexoseguintes, para que v. s.<sup>a</sup> as faça presentes aos ex.<sup>mos</sup> governadores: «Que quando esta instituição houvesse de ser renovada algum dia, não se podia escolher um momento maimproprio para assim o fazer. Que era notoria a aversão qua maior parte, se não era a totalidade da nação portugue tinha ás formas judiciarias da inquisição; que para este tounal se olhava com horror em Inglaterra, e que ao memo tempo que sua magestade britannica estava fazendo maiores e os mais custosos esforços para ajudar os poda peninsula a levar ao fim a heroica resolução que tou ram de sacudir o jugo dos francezes, não se podia ver caindifferença o governo de Lisboa suscitar com esta repodução do santo officio novos embaraços, augmentando numero dos descontentes».

Acrescentou o mesmo ministro «que não podia comme-

<sup>1</sup> O artigo que acima se cita acha-se assim concebido;

<sup>&</sup>quot;Artigo xvi. A inquisição ou tribunal do santo officio, não tendo sido até aqui estabelecido ou reconhecido no Brazil, sua alteza real o principe regente de Portugal (guiado por uma illuminada e tiberal política) promette e se obriga em seu proprio nome e dos seus herderos e successores, de jamais crear ou estabelecer este tribunal no Brazil, e em consequencia d'isto estipulou-se que os privilegios exclusivos, e isenções a favor dos vassallos britannicos, especificados no artigo 5, do tratado de 4654, serão considerados como nullos e de nenhum effeito no Brazil."

er-se maior imprudencia do que facilitar aos francezes um diractivo tão perigoso para seduzir os portuguezes que fatorecessem a sua entrada, qual era prometter-lhes a certeza que licariam para sempre livres do jugo da inquisição».

Recommendon-me s. ex.\* que representasse muito serianente aos ex. 100 a governadores que não tivessem medo aljum de processar claramente como partidistas francezes as pessoas que fossem suspeitas de o ser, e, convencidas, casligadas publicamente, em vez de recorrer a um methodo infurecto e arredado da verdade para o punir.

En não hesito um instante a crer que v. s.ª sentirá a força las rasões d'este ministro, e espero com ancia a certeza que s ex. "" governadores fizeram cessar em todo o reino os recedimentos do santo officio, mandando pór em liberdade presos que se acharem nos carceres da inquisição, ou mettendo com as suas culpas os que julgarem réus para tribunaes ordinarios e para as cadeias publicas, se for reessario.

Esta certeza dará uma grande satisfação a este ministerio, de a espera com impaciencia, e segurando-nos a continuato dos seus poderosos auxilios, segurará tambem o nosso gitumo soberano com os esforços unanimes de todos os estallos sem excepção, a mais gloriosa e a mais fundada perança da conservação da monarchia na sua augusta e tamitia.

Deus guarde a v. s.ª muitos annos. De v. s.ª, muito attento perador e fiel servidor. = D. Domingos Antonio de Sousa atinho.

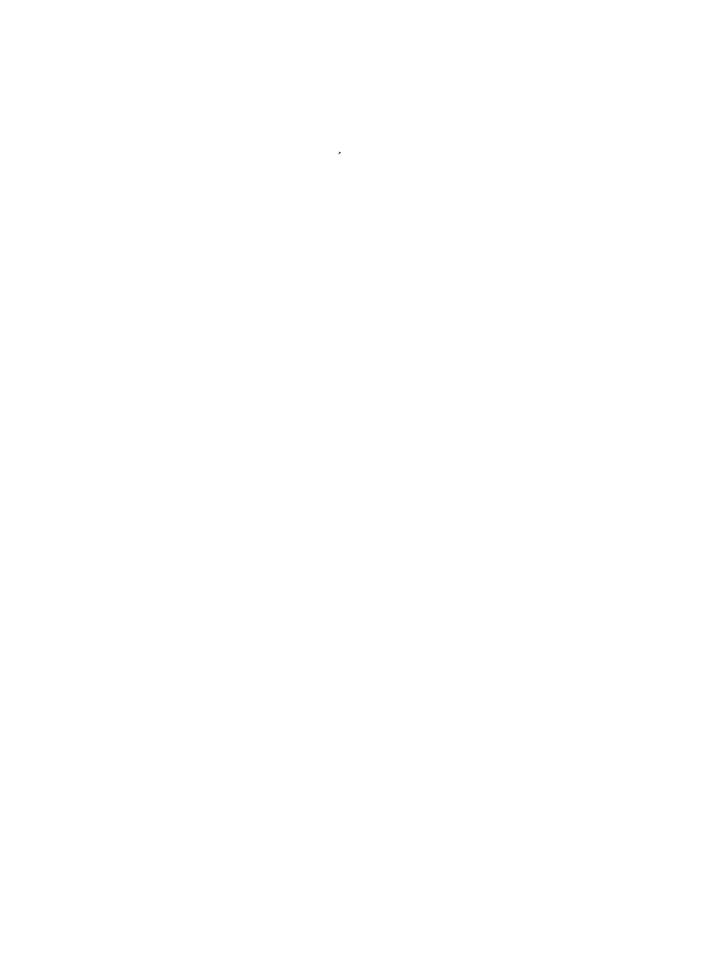

DOCUMENTOS CITADOS NO SEGUNDO TOMO DA SEGUNDA EPOCRA



mhalas por sir Arthur Wellestey, e embarcadas em Cark a 13, 16 e 17 de junho sis. Fizeram-se à vela a 12 de julho, e desembarcarno no Mondego no 1,º de agosto, udadas pelos generaes Arkhand e Anstruther, e embarcadas em Harwich a 18 e 19

the. Desembarcadas un Macricu a 20 de agosto.

le agosto. Indadas primeiramente por sir John Moore, depois por sir Harry Burrard; embarn estas em Pertsmouth eta abril de 1806, fazendo-se de véla para e Baltico, de maram depois para Inglaterra, d'onde seguiran para Portugal a 31 de julho. Bes-

rearain na Maceira a 29 de agosto. Arcadas em Lisbou a 34 de dezembro.

containes em Lindon, a en de dezembro, a fo de agosto, vindo desembarcar na emadas en Gibraltar, levantaram ancora a fo de agosto, vindo desembarcar na emdura do Tejo em selembro.

Antadas pelo general Berestord, embarcaram na Madeira, e levantaram ancora a 17

Desto, vindo desembarcar no Tejo em setembro.

rdadas pelo general C. Stewari, embarcaram em Gravesend, vindo desembarcar asboa no 1.º de setembro.

usboa no 1.º de setembro. Indadas por sir Bavid Baird, embarcaram em Falmouth, levantando ancora em 9 Inbro. Chegaram a Coranha no día 49, e ali desembarcaram a 29 do mesmo mez. Indadas por lord Paget, embarcaram em Portsmouth e desembarcaram na Coranha de ontubro.

rimentos envisdos a Lisboa da Corunha.

eral, em que entravam 800 artifices nas carrocas e infendencia do exercito.

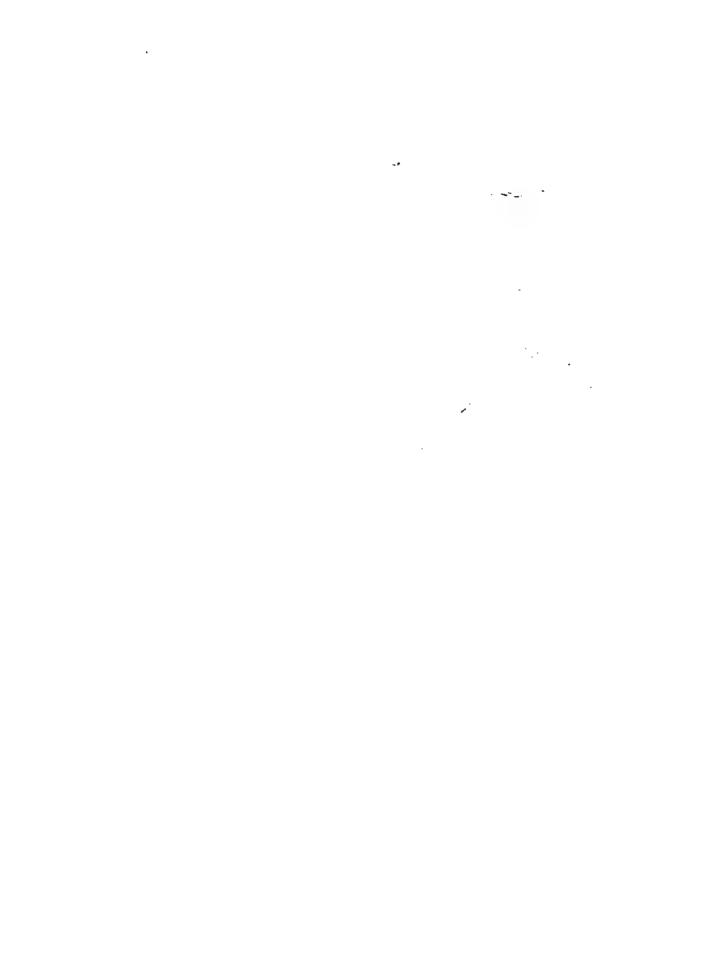

DOCUMENTOS CITADOS NO SEGUNDO TOMO DA SEGUNDA EPOCHA

| 1,º corpo, marechal Victor, duque de 5.º corpo, marechal Mortier, duque 6.º corpo, destinado a Ney, duque gen.  Infanteria das guardas do vice-rei nha.  Cavallaria das guardas do vice-rei nha.  1.º divisão de dragões.  2.º divisão de dragões.  3.º divisão de dragões.  5.º divisão de dragões.  5.º divisão de dragões.  Divisão do general Sobastiani.  5.º regimento de dragões.  Divisão polaca.  Brigada hollandeza.  Cavallos ligeiros de Westphalia.  Divisão do general Soulam.  Divisão do general Soulam.  Divisão do general Pino.  24.º regimento de dragões. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N. divisão de dragões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Divisão polaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Divisão do general Pino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21.º regimento de dragões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beginnento de dragões de Napolean.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Artifheiros e engenheiros em march                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| pignau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Total da segunda parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Total da primeira parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Total gerat . (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Na edicăn ingleza, ana consul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Presentive   Present   P | 1            | Cavallos de artilheria | 25 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97.6           | 45:06K                                                                          |               | Cavaltos<br>de<br>artificeria | 11 80 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 15,096% |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------|--|
| Ches arraba   Destacados   Nota   Pristonas   Homens    | ado elbativo |                        | 200 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 299            | 46:833                                                                          | tado efectiva |                               | 2997                                               | 4 GINEN |  |
| Christian   Destacadon   Nea   Print                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 125          |                        | 23.030<br>23.030<br>23.030<br>23.030<br>23.030<br>23.030<br>23.030<br>23.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25.030<br>25 | 3:446          | 319:690                                                                         | Es            |                               | 267.629                                            | 319,690 |  |
| Christian   Destacados   Not   Christian   Christian | risimen.     | Othern                 | 25 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 0            | 1:904                                                                           |               | Priston<br>Regnans            | 1-77                                               | 1:904   |  |
| Caralles   Detands   Caralles   |              |                        | 2012-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 166            | 7:449                                                                           |               | No<br>bospital<br>Bonens      | 34:404                                             | 37:419  |  |
| Chr. alloa   Desaura   Desaura   Chr. alloa   Edsaura   Chr. alloa   Edsaura   Chr. alloa   Ch |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                 |               | Cavallos                      | 5:053                                              | 5:3E9   |  |
| Cavallos   Cavallos  | estacados    | {                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                 | Destac        | Homen                         | 29:647                                             | 32:536  |  |
| Cava lios 6,555 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ã            | Hamet                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , 94           | 45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>45<br>4 |               | Tia<br>Tia<br>Homens          | 36,739                                             | 989,309 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IL ATTEM     | Chrallos               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 語に             | 361370                                                                          | 10            | 1 00                          |                                                    | ₹69901  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prese        | ameni                  | 2000 000 000 000 000 000 000 000 000 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.146<br>N.588 | 47:838                                                                          | das arm       | 1 = /                         | 27.12                                              | 38:034  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                 |               |                               |                                                    |         |  |

#### Mappa do exercito de sir John Moore em 19 de dezembro de 1808

|                                        | Irres o ressión<br>Limbian | No hospital        | Destacados      | Total                    |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|
| Cavallaria<br>Artilheria<br>Infanteria | 2-278<br>1:358<br>22-222   | 182<br>97<br>3:756 | 793<br>-<br>893 | 3:255<br>4:560<br>26:871 |
|                                        | 25,858                     | 5:035              | 1:687           | 31:580                   |

Devem deduzir-se 2:275, 3.º regimento, deixado em Portugal homens, compondo 76.º regimento quatro batalhores, 54.º regimento provenientes dos.... 59.º regimento e Lugo.

Os mappas de pag. 371 a 377 foram extrahidos da llis ria da querra da peninsula, escripta por William Naper qual já nos referimos n'este volume; é necessario, pore advertir que o documento n.º 54-C offerece duvidas qual á exactidão dos algarismos na parte relativa a cavallos, viscomo não combinam as sommas parciaes com o total dos de primeiros grupos, e da mesma maneira os ultimos quadrestatisticos (pag. 376).

Ontras differenças se encontram nas edições de Paris (1828) e de Londres (1856), mas podémos corrigil-as.

#### इन्द्र अत्वत

The experimental form the form of the second of the second

| Pressure Plants & ethics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5~         | Car ber  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| (1) me more, for elements in the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21 737     | 5 10 4   |
| At money of the second | 21 116     | 3:40:    |
| Compression . No long or English                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22 644     | 3.915    |
| I have to part to the a is their                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.013      |          |
| Tar. ara 21. granias es 14 H-72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 213      |          |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 176        | 551      |
| 1 1 the sky to traples.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 500      | 3, 293   |
| 2. d. r. d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 30)      | 1,10/3   |
| L'its > l'ais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 (2)      | 3 34     |
| 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 19 (3)   | 3,183    |
| Institute of the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,844      | \$86     |
| bereinen de fraguerran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5.6        | 131      |
| . The value alone &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 (87      | 381      |
| Begada heliandera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 401      | 751      |
| Farms light - Se Westphales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 599        | 50/4     |
| The standar grown Sakala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 250      |          |
| The same do a second Property and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | क्ष न्यार  | -        |
| 20 remented trace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (A=4)      | 111      |
| Regun nie de drazies de Napeleie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sint       | 51       |
| Artiflemos empenhenros em marcha per l'es-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100        |          |
| lukuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.706      | 1.430    |
| Total da segunda parte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 132-517    | 34 782   |
| Total da pruneara parie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [ [0] 66a) | 19:31:   |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 54:094   |
| Total geral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200:177    | 138:1721 |

Na edição ingleza, que consultamos, o total da primeira parte do exercito é de 109:960 homens, provindo a diferença por mencionar 8:479 ás forças do general Lagrange (mais 3) e ás da divisão de Chabot 1:434 (menos 703), sendo, portanto, a somma geral de 242:477.

| Estado garal de exercito francez em Bespunha, referido a 10 de outubro de 1808                                                                                 | urral do                                  | oxeroit          | o fran                                                            | oez esn                                  | Hespar  | he. re          | erido s         | 10 de              | outubr    | o de 18            | 80                                      | ١                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                |                                           |                  | Pre-de tanto                                                      | Presentos<br>de featro das armas         |         | Destacados      | 1               | Not                | Prisimon- | 쪼                  | Estado effectivo                        | 0                                         |
|                                                                                                                                                                |                                           |                  | Housen                                                            | Cavallos                                 | Dominas | 18 Cavallos     | -               |                    | Homeus    | Homens             | Cavallos de cavaltaria                  | Cavalles de artalberra                    |
| 3.º corpo, du par de Belluno americani Vistari. 2.º corpo, durpo de Estra (marredad Busanera. 3.º corpo, durpo de Caraglana unaredad Memer).                   | hal Bester<br>Lare hal Me                 | Fr               | 28 777 82 83 177 85 85 175 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 | 100 mm                                   | 315.=   |                 | 21.199<br>2.473 | and in             | 200       | 33 054<br>37 650   | 3,329                                   | 下 型 版 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 图 |
| .,° corpo, duque de Dantrok (m.<br>5.º corpo, duque de Treviso (ma)<br>5.º corpo, duque de Elchingen (m)                                                       | netal Dele<br>retal Mora<br>metal Se      | distr.           | RES<br>REAL                                                       | E SEN SEN SEN SEN SEN SEN SEN SEN SEN SE |         | _               |                 | 2 22 2             | # PS      | 1                  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0  |
| r corps, general Sanace, vr<br>8.º corps, duque de Abrantes general Junot).<br>Resorva                                                                         | neral Junot                               |                  | 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0                          | 2000年                                    |         |                 |                 | Name of the second |           | はいる。               | 200 T                                   | 522                                       |
| 1.º regimento de lussacia e 27.º de cavadenes.<br>Antilhetora e enconhetos em marcha, viados da Albe.<br>Odumasa zovelis para defena das fronteiras da França. | de rayaden<br>eta, vindos<br>fronteiras d | da Alle-         | 2.556<br>7.556<br>7.556                                           | 200                                      |         |                 | <u>£</u>        | 4/                 | 1 1       | 3-466              | \$.075<br>268                           | N N N N N N N N N N N N N N N N N N N     |
| Total                                                                                                                                                          |                                           |                  | 947 KBs                                                           | 56 570                                   | 32 336  | -               | b-1333 3        | 37-619             | 1:904     | 319 (80)           | 46,832                                  | 150069                                    |
|                                                                                                                                                                |                                           | Debat            | Debano das armas                                                  | รชล                                      |         | Desticados      | ados            |                    |           | -                  | Estado effectivo                        | 0,1                                       |
|                                                                                                                                                                | Aetulbena                                 | etta             | Cavallaria                                                        | loria                                    | Introte |                 |                 | No                 | Prisio-   |                    | Cavallos                                | Cavallas                                  |
|                                                                                                                                                                | Homens                                    | Cavalles         | Horaces                                                           | Cavallos                                 | Herpens | Homens          | Cavalles        | Homens             | Homens    | Homens             | de                                      | artillicia                                |
| Deste numero. Princeses                                                                                                                                        | 67 N6%                                    | 15 4117<br>9 188 | 36 172                                                            | 30 764<br>\$ 8.60                        | 152 770 | 29.647<br>2,849 | 5:052           | 31:40H<br>6.018    | 1554      | 267 ngg<br>32,0 si | 3,363                                   | EN C                                      |
| fotal                                                                                                                                                          | 19.371                                    | 16 075           | 36.97                                                             | 40.00                                    | ENG 651 | 39.536          | · 元             | 37:419             | 1 901     | 319 610            | PER 115                                 | 17.038                                    |

#### Estado do exercito francez em Hespanha sob o commando de Napoleão

Em 25 de outubro de 1808

1.148 officiaen. 25 batallifen e 185 raquadeffes.

|          | mies<br>las armas | Desta   | radus    | }                          |        |         | Total                       |                             |
|----------|-------------------|---------|----------|----------------------------|--------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| llon ens | Cavallos          | Horneys | Lavaline | Nos<br>hospitais<br>Homens |        |         | Caral-<br>laria<br>Carallos | Arts-<br>Henria<br>Cavallos |
| 219 1146 | 53 739            | 33 138  | 4 963    | 36-558                     | 1.1192 | 34% 934 | 13 262                      | 15 498                      |

Total geral - 318:934 homens e 60 760 cavallos.

Em 13 de novembro de 1808

1 066 officiaes, 290 batalbões e 181 esquadrões.

|         | entes<br>Jas armas | Desta   | cadus |                     |                              |         | Total                      |                             |
|---------|--------------------|---------|-------|---------------------|------------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| Homens  | Gavallos           | Home us |       | Nospitaes<br>Homens | Prisio-<br>nei ros<br>Homens | Homens  | Caval-<br>tana<br>Cavaltos | Arti-<br>lheria<br>Cavallon |
| 233.476 | 32.130             | 32.245  | 8:295 | 63.107              | 1:995                        | 335.223 | 43:920                     | 16.816                      |

Total geral - 335 223 homens e 60:728 cavallos.

## DOCUMENTO N.º 55

(Citado a pag. 53)

Extracto de um officio de mr. Cauning a John Charles Villiers, ministro em Lisboa, communicando-the ter o governo inglez resolvido pagar a dez mil homens portuguezes para que continue na peninsula a guerra contra a França

Londres, 22 de novembro de 1808.

Considerando de summa importancia que as levas das forças portuguezas, se a outros respeitos são capazes de proseguir com vantagem, não fiquem paradas por falta de immediato auxilio pecuniario: ordeno-vos que, no caso de julgardes conveniente, e de accordo com sir John Cradock.

ne pode reunir-se e combinar-se com o do marquez de la omana. Houve choques favoraveis aos exercitos combinatos, ficando prisioneiro em um delles o general Lefebyre, pesar d'isso retiraram-se para as montanhas da Galliza, divez para unitdisar a boa e numerosa cavallaria franceza, agora consta que algumas tropas inglezas já embarcaram m Vigo, que as mais são perseguidas para a parte da Comunha, onde também ha transportes. O marquez de la Romana retirou-se a Orense, remaindo o seu exercito, que será de vinte mil homens, e do qual tem fugido bastante gente.

O general Cradock fez embarcar em Lisboa dois ou tres egunentos, e mandou retirar de Almeida e Castello Branco e ponca tropa que por lá havia, o que tem posto aquelles habitantes em grande sasto. O ministro Villiers pediu ordens guaes ás que vossa alteza real concedeu em 1807 para todos os inglezes embarcarem com as suas fazendas e effectos

tota y explancia da policia para embaraçar os esforços do povo contra el purtuladas dos francezes ou suspeitos a favor d'elles. O mesmo pala domo tem mostrado com donativos de toda a qualidade, pois desde estabelecimento do cofre para elles até 19 do corrente entraram 165 869 5642 reis, não comprehendendo o valor dos generos, nem as estancias das tenças e ordenados offerecidos.

Naquella data as tropas inglezas existentes no reino montavam a autorze mal cento cincoenta e sete homens, indo destilando d'ellas alno a gimentos para Castella. Todas, pela retirada do general Burrard, waam debaixo do commando do brigadeiro Ricardo Stuart, que logo em lido pelo major general Mackenzie, e este pelo tenente general or John Cradock, que chegon no princípio da semana passada. No dia de dezembro sairam do Tejo os transportes com a terceira divisão I exercito francez, que por algumas semanas estiveram arribados no sono de Lisboa. A esta mesma cidade chegou no caracter de ministro tempotenciario de sua magestade britannica João Carlos Villiers, que se ha 20 de dezembro foi recebido em audiencia pelos governadores to remo. Totas as juntas provisionaes se acham extinctas, e todo o -mo se acha em socego. Só no Porto se descobre grande fermentação contra os partulistas dos francezes. Os governadores mandaram prender as pessons constantes da inclusa relação (era a dos individuos a que se referó a documento n.º 54), e expulsar do reino varios francedesarmando-se todos os mais, e os italianos que se não achassem otaralisados, -

## DOCUMENTO N.º 56

itatado a pas 89, 70 o 77.

Officio dirigido ao principe regente pelus guvernadores do resolutivamento que o general Cradock
não lhes prestára soccorros

Senhor: — A demora d'este navio, por causa do mau 1º po, dá logar a pôr na presença de vossa alteza real por mesmo as novidades que téem occorrido depois de 2º dezembro !.

Madrid capitulou no dia 4 de dezembro de 1808. O in • II rador dos francezes, deixando a com guarnição e sen in = 1 Jose no Prado, partiu com o seu exercito a atacar o mg

! O officio que acima se cita, de 25 de dezembro de 1808, dizze seguinto;

«O corpo de tropas francezas, que entron em Burgos depois de zer retirar as tropas castelhanas que defendiam aquella linha e is guarneciam as ulturas de Somosierra, de que era commandante D le nito de S João, que depois foi despedaçado pelo povo, obrigon a fue de Aranjuez a junta central para Trivvillo e d'ali para Sevilha, e l'italicon-se no sitio do Retiro, d'onde dirigia o seu fogo contra Madroloque por algum tempo se defenden. Da ponte de Almaraz se retirar un os seis mil francezes que ale ali se tiubam adiantado, suppondo-se que os munigos que bavia dentro da Hespanha andavam por cento e cincoenta mil homens (o anterior documento nº 34-C mostra que eram mais do dobro).

«Vao se confinuando os esforços para a organisação do exercito, destinando se ja para auxilio dos hespanhoes um corpo que constava de oito batalhões de infanteira, oito esquadrões de cavallaria e duzen tos artilheiros com oito hôcas de fogo, sendo commandante em chefe Antonio Jose de Miranda Henriques.

«O ataque de Madrid fez grande sensação em Lisboa, sendo necescario animar o povo por meio de uma proclamação (e a que constitue o documento n.º 51). Toda a nação se mandou armar por decreto de 11 do corrente (e o que constitue o documento n.º 52). Por toda a parte apportecem manifestas provas do amor da patria e fidelidade ao co veino de vossa altera real. Por toda a parte se vêem preparos de armas para deteca do cemo alistamentos voluntarios, sendo necessario ha em Traz os Montes. Os diminutos regimentos do iteio, por falta de gente e de armas, apenas chegarão guarnecer mal Elvas, seus fortes e Marvão, como se recommendado ao general encarregado do governo das

izemos publicar uma nova proclamação, expedindo tama as ordens necessarias para irem encaixotando e embardo a livraria e papeis importantes do paço, tudo o que acha de consideração a cargo de João Diogo de Barros, o d archivo da Torre do Tombo, o mais precioso das reaes rallariças e o mais de consideração de que tivemos noti-

A muito alta e muito poderosa pessoa de vossa alteza real arde Deus muitos annos, como desejámos e havemos ister. Lisboa, no palacio do governo, em 25 de janeiro 1809. = (Sequem-se as assignaturas dos governadores do rino.)

## DOCUMENTO N.º 56-A

(Citado a pag. 69, 70 e 71)



were transfer figures - ermour quares as a community to a series in the state of the continuous series and STEED HOLDER OF A STEED OF THE PARTY OF THE Market and the old till state of the server of while the to etal through the company of the Mirror Art , orming a distribution of the reliable DOME A LANGUAGE AND LONG DEPARTMENT AND DESCRIPTION AS THE CONTROL OF THE WORK AND A CONTROL OF A CONTROL OF THE in the increasing the and the pain laste or boyonth THE PARTY CONTRACTOR WITH THE PARTY WITH THE mandered is see a green a forest to be the the first per table with retaining first the green representations Latin cold of laters to take or one gratify millers to is the a relianted to be the least the said of the that is go sales as you is passed as para part ta ta mil a ginna 1-5-24

Matebauge species der a mar ha de corpor de simado pe to sur on the best splaces, a este, of praducion sizure co per que d'aqui « mandaram, esta pestado entre o Topo « Metidego, defetidendo a passagoni do Zezere e ao alcande acudar a poste da Murcella. O mesmo corpo, reumandoun casa de retirado com alguns corpos que cubrem o Ben Baixa, e outros que se activin postados na vizinhamea il Guarda para acudo a Beira Alla, se retirara para esta capa tal no caso de necessidade; e ainda que esta retorada seja difficil na falta de ontras forcas que a possam aporar, e por isso que se tem mandado fortificar os logares mais notaveis da Extremadura sobre as duas estradas de Leccia e Bondade Agua, ordenando-se que reunam n'elles os povos das snas vizinhangas, e que se depositem nos mesmos todos os viveres que os referidos povos poderem dispensar. Na provincia do Muiho, onde quasi todas as milicias estão desarmadas, e d'ella se tiraram forças para a Beira, se reunem agora debacco do commando do tenente general Bernardini Freire de Andrade todos os corpos disponiveis que ali existem, os do partido do Porto e uma porção de poucas tropas

que ha em Traz os Montes. Os diminutos regimentos do Alemtejo, por falta de gente e de armas, apenas chegarão para guarnecer mai Elvas, seus fortes e Marvão, como se term recommendado ao general encarregado do governo das atemas.

Fremos publicar uma nova proclamação, expedindo tamborm as ordens necessarias para irem encaixotando e embaratudo a livraria e papeis importantes do paço, tudo o que se acha de consideração a cargo de João Diogo de Barros, o resal archivo da Torre do Tombo, o mais precioso das reaes vallariças e o mais de consideração de que tivemos noticira.

A muito alta e muito poderosa pessoa de vossa alteza real su arde Deus muitos annos, como desejámos e havemos sur ster. Lisboa, no palacio do governo, em 25 de janeiro do 1809. = (Sequem-se as assignaturas dos governadores do 1809.)

## DOCUMENTO N.º 56-A

(Chtolo a pag. 69, 70 c 74)

Officio enviado ao principe regente pelos governadores do reino relatando a continuação dos desastres de sir John Moore

Senhor: — Continuando o general Moore e o marquez de des la Romana a sua retirada para o interior da Galliza, perseguidos pelas divisões francezas commandadas pelo marelical Soult, e achando-se o exercito hespanhol quasi todo dispersado, separon-se este do inglez, que continuou a sua returada para Vigo e Corunha, aonde embarcou na noite de 17 de janeiro, depois de um choque que teve de sustentar com a vanguarda franceza que o seguia de mui perto, e no qual pondo a salvo o general Moore a honra das armas britanticas, perdeu infelizmente a vida para conseguir tal fim. No dia 20 apoderaram-se os francezes da Corunha por capilidação, e do mesmo modo do Ferrol no dia 27. Os dispersos

restos do marquez de la Romana apresentaram-se em dillerentes pontos das nossas fronteiras do Monho e Tray os Mostes, e a impressão desfavoravel que uma tão rapida retira da causou nos habitantes das nossas provincias do norte, e a rastural propensão do povo para attribuir a traições os successos desgraçados que os exercitos soffrem por diversas exam sas, fez com que ao principio se lembrassem de lhes recuesto abrigo que com vantagem sua e nossa procuraram n'embre reino.

Logo que em Lisboa constaram estes successos, experimento das duas fronteiras à Galliza, não só para permittire em a entrada n'ellas às tropas hespanholas, mas para que la prestassem todos os auxilios de que podessem carecer, e que a poderem persuadir ao marquez de la Romana a sua conservação o aquellas fronteiras, combinassem com as de elle as tropas de que podessem dispor, ou fosse para se conservar na defensiva ou para obrar offensivamente na Galliza, conforme as circumstancias o permittissem.

As provincias de Traz os Montes e Minho achavant n'aquelle momento quasi destituidas de tropas, por se ver mandado para a Beira a maior parte d'ellas, não só par imperiosa necessidade de cobrir por este lado a capital, 12.2 ainda por se supporem cobertas aquellas fronteiras pe 10 exercitos combinados do marquez de la Romana e do gerra ral Moore. A falta que geralmente se experimenta de armil era tambem mais sensivel na provincia do Minho, achando-se desarmadas quasi todas as suas milicias. Finalmente achavam-se governadas uma e outra por dois antigos e homiados officiaes generaes, a quem todavia a sua idade e molestias não permittiam a actividade que exigiam tão críticas circumstancias. O governo tomou em consequencia a determinação de mandar vir para o conselho de guerra o tenente general Sepulveda, encarregando o commando d'aquella provincia ao brigadeiro Francisco da Silveira Pinto da Fonseca, offi cial não só muito activo e intelligente, porém que pelas suas relações na provincia de Traz os Montes pareceu ser aquelle que merecia mais a confiança dos seus habitantes. Ordenon ao tenente general Bernardim Freire de Andrade que passasse ao Minho para tomar o commando, não só das tropas destinadas para a defeza d'esta provincia, mas das que ficassem em Traz os Montes, formando um só exercito de todas as que se achassem ao norte do Douro, o qual se reforçou infinediatamente com os batalhões de Chaves, Vianna e Valenca, que se fizeram marchar para ali da Beira; mandon-se também unir ao mesmo exercito o marechal de campo José Antonio Botelho de Sousa e Vasconcellos.

Entretanto os exercitos francezes imundavam as duas Castellas, a Mancha e a Galliza. N'estes termos as fronteiras de Portugal, achando-se descobertas por toda a parte, eram ameacadas de uma invasão logo que, ou o pequeno exercito prior principiava a organisar o general Cuesta na Extremadira fosse hatido e obrigado a lançar-se para a Andaluzia, quando tivesse caido Saragoça, cuja resistencia heroica parecia não se poder prolongar por mais tempo, attento o seu ataque, e se podessem em consequencia juntar estas forças áquellas que estavam já sobre as nossas frontesias.

Com effeito realisou-se o ataque pelo Minho na madrugada de dia 16; porém ficou frustrada a tentativa que fizeram francezes de desembarcar entre Caminha e a Insua com portula de todos os barcos que para isso destinavam, e a de trinta e nove prisioneiros que tinham primeiro effeituado o sembarque, e que ficaram abandonados na praia do Camaticlo. O enthusiasmo dos povos do Minho era tal, que as mesmas mulheres acudiram armadas ao ponto ameaçado logo una se deu o rebate. Em Valença e ao longo do Minho tudo estava guardado, e não sofirendo o animo d'aquelles povos defender sómente o proprio paiz, passaram muitos à Galliza Para ajudar os habitantes d'aquelle reino, que, exasperados bem depressa das crueldades e atrocidades commettidas no seu paiz pelas tropas francezas, e animados com a boa disposição dos nossos povos e com a presença dos corpos do

marquez de la Romana sobre as nossas fronteiras, princi pr

As Asturias também se acham em sublevação, tendo passado a atacar os corpos francezes da Galtiza que lhestavam mais proximos. A continuação da resistencia de ragoça, a precipitada retirada de Napoleão da Hespanha por França e da sua guarda imperial, symptoma do maniferompimento com a Austria, davam esperanças da impossibilidade dos exercitos francezes se poderem conservar na poinsula, particularmente logo que se vissem perseguidos não so pelos exercitos que se iam organisando em Hespanha e Portugal com a celeridade que permittia a falta de objecto mais essenciaes para os por em estado de obrar, mas também pelos de um e outro reino, em presença do augmento que de um para outro dia ia n'elles tendo o seu rancor e odio contra o nome francez.

O exercito mimigo na Galliza abandonou Vigo, Ponte Vedra e o Baixo Minho, subindo as suas tropas para Orense. O corpo que ali estava e se suppunha na força de dezeseis a dezoito mil homens, adiantava a sua vanguarda para Albariz e Guinço. Os nossos corpos do Minho, sem desgnarnecerem totalmente a margem do rio, passaram a reforcar também os postos da raia secca. Silveira com as tropas de Traz os Montes e com o exercito do marquez de la Romana, que passava de dezeseis mil homens, mas de que só metade tinha armas, cobriam Chaves e Montalegre, animayam os povos da Galliza á insurreição, e procuravam interceptar a communicação do exercito francez para a Castella. Em Zamora, Salamanca, Toro, etc., não havia forças consideraveis, sendo só as sufficientes para protegerem a sua communicação com o exercito da Galliza. O brigadeiro Wilson, commandante da leal legião lusitana, não os incommodava pouco pela frente de Cidade Rodrigo.

Entre Talavera de la Reina e Toledo estava a divisão franceza do general Victor, que depois dos reforços que lhe fovaux de Madrid, se suppunha na força de dezoito a vinte mil homeus. Esta força fazia frente aos exercitos hespanhoes do general Cuesta, que então estava entre a ponte de Almaraz e serra de Guadalupe, e ao de Andaluzia, por então commandado por Urbina, conde de Cartaogal, e que tendo saido da Carolina por Santa Cruz e Manzanares, se dirigia para dar as mãos ao primeiro, cuja vanguarda, commandada pelo duque de Albuquerque, estava já mui proxima a este. O evercito francez estava então de posse da ponte do Arcelospo sobre o Tejo, tendo feito varias incursões para cá d'este rio. A de Almaraz estava inteiramente cortada. Os toinegos também tinham intentado passar a vau o Tietar e mesmo o Tejo, o que mais parecia ameaços de quererem cortar o exercito de Cuesta, do que tenção real de o atacar.

As forcas do exercito portuguez já actualmente se elevana a setenta mil quinhentos poyenta e quatro homens, a que se Paga pret e etape, sem que da Inglaterra se haja ainda recel udo assistencia alguma pecuniaria, nem se tenha lançado tratanto algum de novo, tendo este exercito sido levantado hovo, havendo-se fardado, armado e municiado por meio dos recursos proprios do paiz. Em consequencia das requisi Ces feitas à côrte de Londres chegon aqui ha oito dias o 800 a reral Beresford, escolhido por aquella côrte para vir comna a udar o exercito portuguez, ao qual aquelle governo deu a l'atente de tenente general. Em observancia do que se fint es convencionado, e mesmo por ser o unico meio de se pode realisar n'elle o referido commando, passou-se-lhe a pate de marechal do exercito, dando-se-lhe toda a auctoridza cle inherente ao referido emprego, e a extraordinaria que sta da carta regia n.º 3, e que elle havia solicitado e as ( \* 2 - cumstancias pareciam justificar.

Não se verificon a esperança de um soccorro pecuniario de lo pelo ministerio inglez, e apenas instauron a pretensão de luglaterra sustentar dez mil homens de tropas portugue-las, com a condição de que ficariam sujeitas a servir não só em flespanha, mas aonde quer que o interesse da causa commum o requeresse, condição que os governadores do

remer a contrar de la contrar

A muito alla e protetros po con de roca altera real gua a rel Deus muitos aturos, como deseantos e havetus (moter).

1. Alma, no polació do zoverno, em 10 de marco de 1810 - E Marque: das Musis = Conde Monterio Moi - Francisco de Innha e Menezes - D. Francisco Amiser de Novinha - L'Al priano Adente France = João Antonio Salter de Mendancio D. Mignel Pereira Forja:

# DOCUMENTO N.º 56-B

Citado a pag 69.

## Proclamação do general Antonio José de Niranda Henriques às tropas do seu commando postadas entre o Tejo e o Mondego

Soldados! — Os barbaros francezes poderam ajuntar uma parte do seu exercito nas fronteiras da Hespanha e conseguiram apoderar-se de algumas cidades. Elles téem alcançado vantagens à custa de grandes perdas; e se todos os hespanhoes reunidos os combatessem, esses exercitos de vandalos on se teriam aniquilado on existriam para la dos Pyrenéus. Porém aquellas provincias e cidades da Hespanha onde se acham tropas francezas, e cujos habitantes se podem já chamar escravos, devem a sua desgraça à falta de constancia e união que deviam ter na presença do inimigo. Para prova d'esta verdade que brilhante exemplo não offerece a cidade de Saragoça, capital de Aragão! Os francezes téem empregado todos os meios para a conquistar; mas os valentes aragonezes, que juraram morrer defendendo os seus beus e familias, longe de se atemorisarem à vista de nume-

rosos exercitos, sempre até hoje os repelliram, matando-lhes nos diversos combates mais de vinte mil homens.

A Hespanha não succumbe. A sua conquista é impossivel emquanto houverem hespanhoes como os aragonezes; e a maior parte das suas provincias só reconhecem a Ferciando VII.

Soldados! Para que jureis morrer pela patria não é preciso dizer-vos que todas as cidades e villas aonde poderam entrar esses crueis, foram saqueadas; e depois de commetlerem as maiores atrocidades, algemaram os infelizes habitantes, e atados a dois e dois os enviaram para o centro da França, tratando-os com tanta ignominia como se fossem reus de grandes crimes.

Soldados! Se nos temos conservado sobre a linha do Zecere, era assim preciso, emquanto se ajuntava e organisava
um exercito, e não porque sejam necessarias aos portugueses posições vantajosas para combaterem intrepidos. Eu fiz
avançar já muitos batalhões a unirem-se áquelles que sobre
a raia têem esperado o inimigo. Nos seguiremos a mesma
est rada. A honra e o patriotismo ali nos chamam; novas tropas vão para nos reforçarem; da côrte e da provincia do
Alemtejo marcham regimentos e brigadas; todos querem
tor parte na gloria que conseguirmos.

Soldados! Qual será o nosso prazer quando entrarmos na capital entre os vivas e parabens das nossas familias, e de un numeroso povo que não se fartará de nos abençoar?!

Quartel general de Thomar, em 19 de fevereiro de 1809. — Antonio José de Miranda Henriques, tenente general e commandante.

# DOCUMENTO N.º 57

tutado a pue. 81;

Excerpto de um officio dirigido do Rio de Janeiro a D. Domingos tonio de Sonsa Coutinho sobre a escolha de general para organi. 🖜 isar e assumir o commando do exercito portuguez

Conhecendo também sua alteza real a summa necessida a ade que e para o reno chamar um general que possa organis - a o exercito de Portugal nas tres essenciaes armas, e que mue forme um corpo numeroso, escolhido e bem disciplinad **E** lo. de que possa depois destacar uma grande força para a 🖝 feza da Hespanha, de que tão essencialmente depende a • Portugal, que mal conservaria a sua independencia se lle 🖚 panha perdesse a sua; portanto, è sua alteza real serv que v. s.\*, tendo somente em vista o interesse do real s - ervico e do reino, e de accordo com esse munsterio, esco - tha algum general que seja dos melhores e dos mais capaze = crear um bom exercito e com boa disciplina, que met toda a confiança, e que com elle ajuste o que se lhe d = dar e a patente com que ha de servir a sua alteza real, ser 🥌 só para desejar que elle possa fazer em Portugal os mesir prodigios que em 4762 operon o conde de La Lippe, e 🐙 nunca mais, apesar dos muitos e grandes esforços que s alteza real fez para o mesmo fim, poderão tornar a conse guir-se.

Lembra sir Arthur Wellesley haver quem apontasse o general Beresford, pois que elle poderia ajudar também o governo com luzes administrativas e de fazenda; mas nada sua alteza real quer lembrar directamente a v. s.º quanto á pessoa, porque, confiando do zelo, fidelidade e intelligencia de v. s.\*, quer deixar-lhe toda a liberdade n'esta difficil em preza, e fazel-o responsavel do importante acerto e escolha de que fica encarregado.

V. s.º poderà segurar ao general que julgar dever escother, que sua alteza real não so o manda recommendar aos 20 Vernadores do remo, como verá da carta regia de que lus retretto copia, mas que sua alteza real ordena aos mesmos que em tudo sustentem e façam executar as suas idéas com aquiella energia que pede o difficil e critico momento actual, e que o seu plano deverá estender-se a organisar uma boa e firme infanteria, uma bem adestrada cavallaria e uma artiflieria de posição e a cavallo, que nada deixe a desejar, alem do corpo de milicias que possa combinar-se com as tropas de linha e segurar a defeza do reino, entrando tambem no systema de defeza geral que poderá organisar-se, conservando e erigindo de novo as praças que se judgarem necessarias, estabelecendo o soldo competente, e propondo as convenientes economias, para que este exercito movel e sempre prompto a entrar em campanha seja, contudo, o memos dispendioso possível.

Realisar estas luminosas vistas e planos de sua alteza real é de summa difficuldade; mas v. s.ª fará os maiores esforcos para conseguir este fim com a dexteridade e energia que trorecem que sua alteza real lhe de esta demonstração de contiança em ponto tão essencial.

Deus guarde a v. s.ª Palació do Rio de Janeiro, em 9 de latteiro de 1809. = Conde de Linhares.

### DOCUMENTO N.º 58

(Citado a pag. 81)

Carta regia participando aos governadores do reino ter-se commettido ao ministro de Portugal em Londres a escolha de que trata o documento anterior

Governadores do reino de Portugal e dos Algarves. Amigos. Eu o principe regente vos envio muito saudar como aquelles que amo e prézo. Sendo indispensavel escolher e chamar para o men real serviço um general muito habil e experimentado, que possa levar o men exercito, em disci-

plura, exercicio e actividade nas tres armas de que o mesia e as compas, ao maior pomo de perfeccio, e que tique partir por grande medit er som at the dester tropus do men mand go, assum como sendo minto necessario que o systemas de defensa geral do re no se organise debarvo dos junicipios mais seguros, anindo-se também um plano economico faca permanente o mesmo systema: fin servido encarre da escolha d'este general ao meu enviado extraordinarministro plempotenciario em Londres, para que, de accocom o ministro de sua magestade britannica, nomeasse o 511peral e ajustasse com elle as condições com que deverá trar ao meu servigo: e vos auxiliareis depois todas as si 🗩 ideas e planos, sustentando uma exacta e rigorosa disciplo 🥌 a fim de que se colham os fructos de uma tão necessaria 🖘 solução, e dando-me conta de todos os esforcos que fizerd 👺 para esté desejado fim, tendo em vista a constancia e firmezcom que o senhor D. José I, de gloriosa memoria, meu se nhor e avó, sustentou os planos do conde de La Lippe, d 🗣 que se seguiram tão grandes vantagens; e tudo combinarei. com o mesmo men enviado extraordinario e ministro plenipotenciario em Londres, a fim de que nada falte para o complemento d'este objecto, em que tanto interessa o men real serviço. O que assim tereis entendido e cumprireis.

Escripta no palacio do Rio de Janeiro, em 9 de janeiro de 1809. — Principe.

Està conforme. = João da Silva Moveira Paisinho.

## DOGUMENTO N.º 59

(Citado a pag. 86)

Nomeação de sir Guilherme Carr Beresford para commandante em chefe do exercito portugues

Tendo consideração ás qualidades, merecimentos e experiencia militar que concorrem na pessoa de Guilherme Carr Beresford, fenente general ao servico de sua mages-

nte et-rei da Gran-Bretanha; confiando de quem elle é, que na tudo o de que o encarregar se empregará muito ao men mientamento, acrescentando no serviço do men exercito a perceta reputação que lhe féem adquirido as successivas como que tem dado do seu merecimento nas guerras em mere tem sido empregado, e querendo por todo o referido in the um authentico testemanho da estimação e confiança que delle faco: hei por bem nomeal-o marechal dos meus como todos, e encarregal-o do commando em chefe das tropas los se remo para o exercitar emquanto en o houver por como toda a jurisdicção que como tal lhe compete na expormidade das feis e regulamentos militares.

O conselho de guerra o tenha assim entendido e lhe faça specht fogo os despachos necessarios. Palacio do governo.

100 7 de março de 1809. == (Com duas rubricas dos governa
100 do reino.)

#### Aviso para Guilherme Carr Beresford

Il \*\*\* e ex.\*\* e ex.\* a inclusa carta regia, pela qual o mesmo mbor é servido que v ex.\*, independentemente de patente se lhe deve passar pelo conselho de guerra, passe logo exercer as funccões de marechal dos sens exercitos com o exmando em chefe de todas as tropas d'este reino, como e declara na mesma carta regia, que tem a data de 7 d'este sez. Reputo à v. ex.\* os ficis protestos da minha muito distanta consideração.

Dens guarde a v. ex.<sup>4</sup> Palacio do governo, em 10 de março de 1809. = D. Miquel Pereira Forjaz.

#### Carta regia

Canthorine Carr Beresford, tenente general ao serviço de ma magestado el-rei da Gran-Bretanha. En o principe re-

gente vos envio umito sandar. Tendo-vos conferno men decreto da data de hoje o posto de marechal dos processos com o commando em chefe de todas as tracte d'este reino, e com a jurisdicção que como tal vos composta na conformidade das leis e regulamentos militares; e vindo ao bem do men real serviço que independentem e vindo ao bem do men real serviço que independentem e vindo ao bem do men real serviço que independentem e vindo ao bem do men real serviço que independentem e vindo ao bem do men real serviço que independentem e vindo ao bem do men real serviço que independentem e vindo ao bem do men conselha parente que se vos deve passar pelo men conselha parente communicar-vos esta minha real determina para que possaes logo exercer as funcções do posto que tenho contiado, na certeza de que tenho mandado expresa necessarias participações a todos os governadores e provincias d'este reino, aos inspectores das differentes o tereis entendido e cumprireis.

Escripta no palacio do governo, em 7 de março de 1809. — Marquez das Minas — Conde Monteiro Mór.

### DOCUMENTO N.º 59-A

(Citado a pag. 86)

## Avise para o marechal Beresford

O principe regente nosso senhor manda remetter a v. ex.\* a carta regia, que será com este em data de 7 do corrente, pela qual houve o mesmo senhor por bem conceder a v. ex.\* a faculdade de promover interinamente ao posto immediato qualquer individuo do exercito que em uma occasião de guerra se distinguir por algum serviço assignalado ou por alguma prova de extraordinario valor. Aproveito esta occasião para reiterar a v. ex.\* os sinceros protestos da minha inteira consideração.

Deus guarde a v. ex.ª Palacio do governo, aos 9 de marco de 1809. — D. Mignel Pereira Forjaz.

#### Carta regia

Gudherme Carr Beresford, marechal do men exercito. En principe regente vos envio muito saudar. Tomando em osideração quanto convem ao men serviço, em uma simiunte occasião, que possaes recompensar immediatamente polquer individuo que em uma occasião de guerra se disnguir por algum serviço assignalado ou por alguma prova e extraordinario valor, e confiando da vossa prudencia, tacutos e zelo pelo meu real serviço que usareis da faculdade me vos concedo, com a moderação e acerto que convem, os permitto que possaes promover interinamente e por nopesção vossa aos que assim se distinguirem ao posto immedato, podendo desde logo entrar no exercicio do mesmo esto, mas devendo requerer a sua confirmação no espaço de ma mez estando dentro do reino, ou de tres se estiver ora d'elle. O que me pareceu participar-vos, para que assim tenhaes entendido.

Palacio do governo, em 7 de março de 1809,=(Com duas adrevas dos governadores do remo.)

### DOCUMENTO N.º 59-B

(Citado a pag. 90)

## Allocação do marechal Beresford ás tropas portuguezas

Soldados! — O marechal commandante em chefe tem o mior prazer de se achar entre vós. Elle vem commandarie: e ao mesmo tempo que vos deseja ver e conhecer, pera com glória sua e de todos vós conduzir-vos contra o migo implacavel de Portugal e da Gran-Bretanha, o inipigo commum de todo o mundo, os francezes. O exercito cele estar persuadido que o marechal não estima menos por commum de commandar; mas julgar d'esta occamo toca só ao marechal, e é elle quem então ha de tudo fispor. Sua alteza real o principe regente, o amado soberano

tornar estes soldados enganados ac les o justo pezar da loucura com marechal aproveita esta occasião d ao exercito os seus sentimentos, ma

Fará justica a mais exacta aos of todo o cuidado em que recebam, n com a major regularidade, tudo o fardamento, soldo on mantimento mais breve que lhe for possivel de e espera vel-os dentro em pouco ch a patria tenha fundamento para se pi como o marechal declara que castiga dade toda a injustica que se fizer a toda a negligencia da parte dos oflic que já den exemplo hontem em Sá dos soldados a mais perfeita subordio cia aos sens officiaes, e a mais exact lamentos e disciplina militar; e da m proteger os soldados contra a mjustisamente quando o merecerem.

O marechal tem notado que ultin mettem a julgar da capacidade dos lherem os que querem para command crime, e um d'aquelles meios de que para introduzir a insubordinação e a e paralysar o valur das t pa rasão de queixa contra os seus officiaes, o marechal prompto a ouvil-os a toda a hora pelos meios estabelena ordem do dia de 31 de março de 1809; e se algum al se isentar de levar à sua presença a queixa de algum blo, poderá este dirigil-a directamente; porém os offitéem o mesmo direito à justiça que os soldados, e é do a do commandante em chefe ser imparcial.

idados! Quem ama verdadeiramente o seu principe e a cobedece às leis. O marechal avisa o exercito uma vez sempre que não devemos proteger menos o reino consumungos exteriores do que contra aquelles encobertos e se acham entre nós mesmos; é a nossa obrigação prindimenter a observancia das leis, e obrigar a que se cumbo que infringir as leis, obrar contra a disciplina militar, loctar a insubordinação, comprado pelo inimigo, traidor delde, será castigado do modo o mais summario.

ywa o principe regente! Vivam as leis e viva Portugal. == Sognada pelo marechal.)

### DOCUMENTO N.º 59-C

(Citado a pag. 106

aria do tenento general sir John Graduck ao marechal Beresford expondo-lho a falta de viveres

taldas, 18 de abril de 1809.

Vos não podeis fazer idéa alguma da difficuldade que tesem agenciar viveres. É para mim um objecto continuo inquietação mandar a cavallaria a forragear, sem haver la seguro para um só dia. A mesma palha não a póde o a fornecer unicamente. Emfim, as provisões são feitas um dia para o outro dia, e apenas o sufficiente.

Roguei ja a mr. Villiers que pedisse à regencia que enlese para aqui uma pessoa munida de poderes para nos gurar voveres, se todavia se podérem achar. Obrarei co-

### queixando-se da insubordina

Santarem, 7 de abril de 180 Recebi esta manhà tres expluminicar o horrivel estado de stro nome), em que as tropas se habitantes estão igualmente instam reciprocamente uns aos out já partiram, dizendo que march realmente para só fazerem o obstante os seus officiaes e gel acham dominados pelos soldado tamos n'uma agradavel posição, vemos permanecer e esperar u muito disposto a conceper um Trant terá dentro em pouco um tos lhe continuarem a enviar vol

# DOCUMENTO

(Citado a pa

Carta do marechal Beresfor pedindo-lhe que soccorra o Por sob o sen con

Sanhone

se ameacada de um perigo imminente. Os postos avandos francezes apenas se acham a 4 leguas de distancia a cidade. Junto também as instruçções que dei, attentas renunstancias, ao general commandante alem do Douro. los acontecimentos desgraçados as téem tornado inuteis. lesde a approximação do perigo tinha dado ordem ao brieuro Victoria, cujo corpo consiste em dois batalhões de h, para passar o Douro. Este corpo acha-se entretanto Porto, assim como o segundo batalhão da leal legião luan, uma parte do regimento de Valenca (era o n.º 21 de nterias, e alguns regimentos de milicias; mas não tenho lato alcançar uma relação da situação das tropas existenno Porto, posto que o seu numero seja consideravel. m d'isto ha fora da cidade muitas ordenancas. A parte população que se acha armada eleva-se a oito ou dez mit nens. Tres mil armas, enviadas de Inglaterra para o exerdo norte no Douro, provavelmente se acham ao presente Porto com as munições em proporção. Achei conveniente a v. ex.\* estes detalhes sobre o estado actual das cousas; un pezar que acrescento que a anarchia é a insubordinaremam na cidade, e que, segundo as ultimas noticias que cla, é a populaça que governa inteiramente os negocios s e militares.

Tovemos hontem uma grande discussão para saber se era eso fazer marchar as tropas inglezas para esta cidade, ambem para tomar em consideração os diversos pontos tre os quaes o inimigo nos ameaça presentemente. Esta cussão torna inutil que en recapitule diante de v. ex.ª as sões que me fizeram submetter-lhe a lembrança de manctropas inglezas para Leiria, para depois avançarem socie o Porto ou para qualquer outra parte, segundo as notis que se receberem. Mas o motivo principal que eu tinha sto é, como parece (sem que todavia isto seja confirmado), que rerem os marechaes Victor e Soult obrar de concerto; este caso deviamos procurar bater um d'elles antes que desse ser soccorrido, o que lhes transfornaria o seu mo

E isto um calculo de tempo, porque supponde que mossa chegada a Leiria o Porto se deva conservar ale q en mos possamos lá entrar, e que Victor continue a persegunir Cuesta para o sul, achar-se-ia em tal caso bastante afasta do do exercito inglez para permittir a este seguir de Leiria para o Porto sem nada receiar de Victor, que antes de poder saber do nosso movimento achar-se-ha na serra Morena, o que preva bastante que o objecto que elle tem em vista, e de que parece não querer ser desviado, é destruir o exercito de Cuesta para entrar em Portugal com mais segurança um para seguir até Sévilha. Em todo o caso estaria muito desviado para que temessemos que elle surprehendesse a capital, e tanto mais quanto que, diariamente instruidos da sua marcha, poderemos antes d'elle dirigir-nos sobre qualquer ponto de Portugal que necessario for.

Todavia, se a cooperação d'estes dois corpos de exercitado por fim a conquista d'este reino, e Soult não a sufficiente o exercito da Galliza e o de Salamanca, para lados commetterem esta empreza, então, até que Victor lhe reuna, tomará elle posse do paiz alem do Douro; no fará residir as suas tropas e n'elle as equipará; finalment elle as porá em estado de tomarem parte n'esta cooperação emquanto que o exercito de Salamanca, publicamente satisfeito da tomada de Cidade Rodrigo e Almeida, esperara assim como Soult, que Victor tenha terminado o objecto que prosegue.

Competé a v. ex. o julgar nas presentes circumstancias da opportunidade do movimento sobre o Porto, não só pelo que respeita ás tropas inglezas, mas tambem com relação as tropas alliadas, devendo-vos vós considerar como general em chefe dos dois exercitos. É chegado o tempo que estes dois exercitos devem operar de concerto, porque, isolados, cada um d'elles succumbiria sem vantagem alguma para a causa commum. Entretanto eston pouco disposto a enviar para o Porto as tropas que poderia destacar do exercito entre o Tejo e o Mondego, porque não sendo estas tropas sustentadas por inglezes, receio-lhes uma grande perda de ho-

ano, os quaes terram podido em occasião proxima ser de am peso na balanca.

A insubordinação das tropas, de que se queixa o general tanda, torna igualmente imprudente envial-as para uma tode tal como actualmente se acha o Porto, onde as tro-aminadas do melhor espírito, a não serem em numero uficience para causarem receio, ou serão desmoralisadas i malitratadas pela populaça. É mesmo para temer que a toarem as tropas portuguezas n'aquella calade, qualquer pe seja o seu numero, ellas succumbam também com ella, equa o caracter do povo impede a possibilidade de fazer reparativo algum para a retirada em caso de desgraça so-a essas linhas de defeza tão prolongada.

Tenho, pois, apresentado os factos, deixando a v. ex.ª o ochido de julgar esta questão.

leulio a honra, cle. = W. C. Beresford.

### DOCUMENTO N.º 59-F

totado a pag. 10%)

Resposta de sir John Cradock ao marechal Beresford, mostrando-lhe a impossibilidade de soccorrer o Porto

lasboa, 29 de março de 1809.

leu caro senhor: Respondo tão depressa, quanto me possivet, á carta que tem por fim enviar tropas em socaro do Porto. É consa feliz para mim ter en de decidir bre um objecto tão importante, e que desde tanto tempo em sido o alvo das minhas reflexões, e sobre o qual ja estava ao governo inglez. A parte que n'isto posso tomar hasse á execução das medidas que me pareceram possisei o estado crítico e embrulhado dos negocios confirma a medidas, e não ha rasão alguma para n'ellas fazer dança.

Julguer scarpte que o auto po não linha a este tenno 👟 não dos objectos em vista. Listora e Porto, e rasão nenhuma tento de me explanar sobre a uniociamo da primeira de tas ridades. O Porto offerene vautagens locaes tão positivatio mierondentes da sua posición nomota, que nonhuma di posição militar, tal romo a que pode tomar o nosso exernit 🛶 lle poderra ser applicada. É-me penoso de não subscrit e r an findida das garernadores d'este reino. Prole ser du seen dever o fazel-o, ainda que duvido muito que a sua vontas fe acompanhe o deto sen pedado; mas quanto a mun não pos se mudar a situação das popeas tropas que tenho debaixo desnumbas ordens. Esta força, alias insufficiente para operat sobre diverses pontos, não deve abandonar esta parte do remo para ir levar um soccorro muito incerto a uma cidacte que se acha a distancia de 200 milhas; este movimento pa 172 o norte ia-me metter n uma guerra que deixaria Lisboa e Tejo sem defeza, e abertos estes pontos ás invasões dos en tros corpos munigos, que podem estar promptos para uma cooperação geral. En não me demorarei com observações geraes, buntar-me-bei exactamente ao caso que me é smetto. Estabelecerei de uma maneira concisa a nossa situação actual, deixando-vos o julgar até que ponto pode ser necessario fazer conhecer alguns dos detalhes que téem relacio com o exercito inglez. Direi aos governadores e a v. ex.4 o que eu imagino melhor para o emprego dos corpos das tropas inglezas, operando como auxiliares com o exercito portuguez para proteger o paiz, vergando ao peso das circumstancias.

Admittindo que o inimigo ameace directamente o Porto com dezesete ou vinte mil homens, dos quaes ciuco unl são de cavallaria, deve crer-se que a divisão de Salamanca, a qual se avalia em nove para doze mil homens, com uma forte artilheria, se dirija sobre Cidade Rodrigo, ou seja para investir a praça, ou seja para operar de concerto com o general Soult, avançando para a Beira Alta. É preciso notar tambem, com toda a attenção que isto merece, que as forças reunidas dos generaes Victor e Sebastiani perseguem,

segundo toda a apparencia, o general Cuesta, que se retira diante d'elles; mas parece que uma parte dos inimigos se dirigiu para Merida, espalhando o alarme e o terror na cidade de Badajoz e na fronteira de Portugal, e que a sua marcha desde esta fronteira até ás alturas de Almeida, ou contra Lisboa ou Alemtejo, não encontrará outro obstaculo senão a fraca guarnição de Elvas.

A proximidade do exercito do general Cuesta não me dá segurança alguma contra uma tal tentativa da parte do iniinigo, porque alem da sua pouca benevolencia para o que è inglez, tem outros objectos a proseguir, e o seu principal desejo é ganhar tempo para a organisação das suas tropas. E inutil entrar em maiores detalhes com uma pessoa que 1ão bem conhece Portugal e as circumstancias presentes; ue sómente importa é dar-vos em confidencia a cifra "xacta das forças inglezas, pois é sobre isto que tudo mais repousa. Estas forças elevam-se a doze mil homens effecti-Vos, se se deixar em Lisboa e nas praças maritimas a guarnição necessaria para manter a tranquillidade na capital e conservar estas pracas. Se se arriscam estes pontos póde em tal caso contar-se com quatorze mil homens; mas qualquer que seja a importancia d'este augmento de dois mil hotuens sobre uma força tão minima, não a posso approvar, Porque a anarchia que reina no Porto, e que talvez rebentaria com mais furor em Lisboa, é mais para temer do que a presença do inimigo, e poderia tornar inutil todo o esforço. Os meios de transporte necessarios para o nosso exercito são inteiramente insufficientes, ainda que podessemos operar; equipadas não ha senão duas meias brigadas de artitheria (quinze peças). Aventurar-se a ir levar a 200 milhas o soccorro a uma cidade, à qual de futuro é talvez superfluo, não me parece bem senão para satisfazer o ardor do soldado; mas seria todavia contrario à sã rasão e ao fim que se tem em vista.

Se o exercito inglez se não põe em marcha na presupposta intenção de soccorrer o Porto ou de repellir o inimigo, a impressão que em tal caso receberá o espirito publico será a que no estado actual do exercito confiança que aqui reina toda a nando-se em tal caso ao nosso po incumbencia de sustentar só por s

E pois que a difficil commissão embaraçosas circumstancias me foi car em executar o mellior que podé juizo me suggere. Permanecerei principios, preseverando na defeza d vido o exercito portuguez a juntarguiado pelos bons conselhos, este serà muito favoravel. Estou persui nada faria se operasse isoladamente o numero dar-lhe-ha a confianca e lhe fará fazer rapidos progressos ni animado pela vossa presença, muito exercito. Até que nos nos consulter posso dizer se a nossa posição geri longando-se a direita sobre Sacayo ponto mais avançado. Entretanto o exigem imperiosamente é o estabelo a qual o exercito alliado possa ope nossas forças, balançar as desvanta extensas, para não sermos expostos

Permitti-me concluir pela express

coto bastante numeroso e unido, resoluto a esperar nte e a não se expor ao perigo de um falso movi-L'ma tal conquista não lhe será facil; e, a effeituarvirá a ser pelo menos uma poderosa diversão em faflespanha.

a honra, etc. = John Cradock.

### DOCUMENTO N.º 60

(Citado a pag. 106)

Mappa das forças inglexas em Portugal commandadas por Cradock

ildas da Rainha, em 6 de abril de 1809.

commandante em chefe, sir John Cradock. Commandante em colo, major general Sherbrooke. Commandante da artifheria, peneral Howarth. Commandante da cavallaria, major gene-

| Designação das forças       | Debaixo<br>do armas             |
|-----------------------------|---------------------------------|
| nerra linha, cinco brigadas | 40:418<br>3:810<br>1:858<br>800 |
| Total das forças            | 16:886                          |

### DOCUMENTO N.º 60-A

(Citado a pag. 435)

Providencias dos governadores do reino sobre segurança publica

Decreto impondo rigorosas penas aos portuguezes que pegarem em armas a favor dos francezes

gendo-se verificado na minha real presença que alguns mens vassallos se téem arrojado ao barbaro e execrando to de attentarem contra a segurança d'estes reinos, pe-

gando em armas a favor dos inimigos d'elles, entretendo a telligencias e correspondencias insidiosas com os exercitoe governo da França, e dando ajuda e favor a uma posique em desprezo dos mais sagrados direitos procurs 4novo espalhar nos meus estados as atrocidades e estraque foram em todos os seculos o horror da bumamdade convindo atalhar tão inauditos e horrendos attentados, deaggravar a soberania offendida, conter os malvados como exemplo do castigo, e fazer cessar o escandalo que tão alo minaveis machinações causam aos fieis vassallos que led mente se empenham na defeza da religião, do thropo edipatria: sou servido excitar a exacta observancia da ordenação, livro v, titulo vi, e na forma d'ella ordeno que tobo os meus vassallos, que se acharem unidos ou se umpem seexercitos francezes, ou por qualquer modo entretwerm correspondencias e intelligencias com os immigos do estade ou lhes derem auxilio, favor ou conselho em prejuizo delle, sejam immediatamente punidos com a pena de morte namral e cruel, confisco de seus bens e privação de todas as honras, foros e privilegios, ficando infames elles, seus filhos e netos, e para sempre damuada a sua memoria.

E porque cumpre à segurança publica que não haja a menor demora no castigo de tão abominavel crime, e neuhum
favor aos réus d'elle: mando que os que houverem militado
debaixo das suas bandeiras contra estes reinos, sendo prehendidos em acção de guerra, não lhes seja dado que tel; fora do combate poderão ser mortos por quem os
contrar, e em nenhum caso poderão gosar do beneficio
capitulação militar, ainda que n'ella fossem expressament
comprehendidos.

Mando, outrosim, que o que for achado com armas contro o estado, e todo o militar que commetter traição, seja verbal e summariamente processado em conselho de guerra, a que immediatamente mandará proceder o general do respectivo districto, fazendo executar logo as sentenças, e que todas as mais pessoas que por qualquer dos sobreditos modos forem achadas em traição sejam igualmente processadas

pienciadas na commissão estabelecida por decreto de 7 exembro proximo passado na casa da supplicação, aonde nizes se ajuntarão quando a urgencia o pedir todos os que não forem domingos e dias santos.

porquanto a dita ordenação no \$ 12.º escusa das sobredipenas os que tendo dado conselho, ou feito confederação
ra o rei se denunciam logo, e antes que por outros sejam
obertos: determino que sejam perdoados, e até premiaos que procederem na conformidade do dito paragraphontrosim declaro incursos nas penas da mesma ordenaacuma declaradas todo e qualquer vassallo d'este remo,
recebendo proclamação, decreto, carta ou outro qualrepetendo proclamação, decreto, carta ou outro qualrepetendo proclamação, decreto, carta ou outro qualrepetendo proclamação decreto, carta ou outro

marechal dos meus exercitos, chanceller da casa da pludação que serve de regedor, intendente geral da poliremais auctoridades a quem tocar, executarão e farão rutar este decreto, que será impresso e affixado n'esta e mais cidades, villas e logares d'este reino, para chegue á noticia de todos. Palacio do governo, em 20 março de 1809. = (Com tres rubricas dos governadores rema.)

### Decreto auctorisando denuncias contra os jacobinos

Fodo mostrado a experiencia desde o principio da revofo franceza, que em todas as suas differentes epochas
tem devido os seus pasmosos successos menos ao emgo legituno da sua força armada do que ás intrigas de
o genero, ás perfidias, ás atrocidades e aos principios
organisadores que téem introduzido constantemente no
das outras nações, os monstros que a téem auxiliado com
criticio horrendo das suas luzes, dos seus bens, da sua
honra, probidade e religião; e que um dos meios de

que os revolucionarios se téem servido com preferencia, o mo aquelle que na reaixdade mais correspondera sempre a extensão dos seus malignos projectos, é espalharem o cuum a desconfiança e a discondia entre os vassallos e os sobrinos, entre os povos e as auctoridades superiores, entre a diversas classes de cidadãos, e entre uns e outros empregados publicos, resultando d esta perniciosa intriga o desaccordo, a desanimação geral, a mutilidade de todas as me didas e a propria anarchia; e devendo eu obstar a todas estas machinações, de que só dependeria a desgraça de um povo que se ha immortalisado pela heroica adhesão, fide le dade e amor com que tem retribuido os meus patema es cuidados e adoçado a amargura do meu coração constermado, mais ainda pelo que teem soffrido os meus amados vas sallos, do que pelos meus proprios padecimentos, mas que. todavia, pela sua mesma bondade é susceptivel de ser enganado na ardencia do seu virtuoso patriotismo pelos perersos agentes do inimigo commum; devendo outrosim manter a boa harmonia entre os meus vassallos, por as auctoridades a coberto dos ataques da insubordinação indiscreta ou malicur sa, e promover uma illimitada confiança no governo por todo: os meios proprios e dignos de merecel-a; em attenção a todas estes importantes motivos, hei por bem ordenar o segui \* "

1.º Desde a data do presente decreto, e em virtude d'actodo o cidadão é auctorisado a denunciar vocalmente ou escripto, debaixo da sua propria assignatura on sem e perante qualquer magistrado e seus delegados, juzo da confidencia, intendente geral da policia, ou directamen aos governadores d'este reino, as suspeitas ou factos vebaes ou reaes que lhe constarem de qualquer outra pesso inconfidente, apontando as testemunhas que souberem para se preceder contra os suspeitosos e delinquentes, segundo for de justiça, sem que por esta denuncia, que se conservará em absoluto segredo, fiquem as pessoas que a fizerem responsaveis a pena alguma.

2.º Toda a pessoa que de palavra, ou por escripto, arguir outra de traição e inconfidencia diante de outras quaesquer sons, quantas bastem para se provar o facto, ficará por so mesmo sujeita a ser denunciada por quem tiver noticia este procedimento, que se qualificará de suspeita de traiso, e será punida por tal crime. Estes réus serão castigas com as penas postas em direito aos que publicam libellos mosos contra as pessoas constituidas em dignidade.

3.º Quem souber de facto publico verbal ou por escripto, in que alguma das auctoridades publicas, ecclesiasticas, ciso ou militares, for infamada de traição, sem ser pelo meio competente, será obrigado, sob pena de ser havido por insufidente, a denunciar o facto nos termos em que elle lho constar; e as mesmas auctoridades assim arguidas prevenção o delinquente logo que d'elle tenham conhecimento, cendendo-o, se couber na sua alçada, e na falta d'ella petrão para esse effeito auxilio ás auctoridades immediatas e expectivas que a tiverem. Estes rêus serão punidos pelas estiças competentes com as penas correspondentes aos cristos de motor de assuada e de resistencia armada ás justicas em actual exercicio da sua jurisdicção, aggravando-sebes as penas segundo as circumstancias do delicto.

1.º Porque a falta de respeito e subordinação, pretextada om os motivos de traição, entrega e confuio com o inimigo. um deficto ainda mais enorme, e das mais funestas consecencias quando è relativo às auctoridades militares, pesas da minha major confiança, e que por isso o devem ser unbem da de todos os meus fieis vassallos, competindo ovativamente á minha immediata auctoridade, pelos tribumes que para esse effeito tenho estabelecido, o conhecimento dos seus delictos no caso não esperado de os comuetterem, e a applicação das penas a elles correspondentes; convindo manter a sua auctoridade, e fazer respeitar a ua vida, que ainda em circumstancias menos calamitosas não devia ser exposta às intrigas dos facciosos e inimigos da sua patria, comprados pelos agentes occultos do inimigo commum, para infamarem, trahirem e assassinarem os hooras de bem, os cidadãos virtuosos, os honrados patriotas, s dignos chefes militares da minha immediata nomeação,

esculturas and sisudo e reflectido conhecimento suas quantidados e jouvada honra e adhesão á boa car tare au avez das mãos do inimigo esta nost some servido que da data e publicação d'este Marth a alcuma pessoa de qualquer qualidade e grad on the prezent ou militar, der voz publica de trai assaure: comunidante de força armada, taxar de trai as suas disposições militares, encarar armas e on per similhantes motivos excitar motim no co son o camando, seja immediatamente presa, processo salmoste em conselho militar, composto da forma del made prios regulamentos militares, e areabuzada à vi one presenciaram o delicto no improrogavel termo quatro horas, ficando o mesmo chefe e conselho minimo de moderar ou deferir esta pena debaixo de do pretexto. As pessoas que presenciarem esta casta mates, debaixo da mesma pena que lhes será imposta ordinarias da justiça e com a dilação do terf 1880 requerida, serão obrigadas a auxiliar a prisão anguera de similhantes réus com a energica actividade s. borriveis crimes demandam.

As auctoridades militares respectivas, o marechal mens exercitos, chanceller da casa da supplicação, erre de regedor, intendente geral da policia e mais mendades a quem tocar, executarão e farão executar o decreto, que será impresso e aflixado n'esta capital e padades, villas e logares d'este reino, para que chegunalicia de todos. Palacio do governo, em 20 de março 1800. — (Com tres rubricas dos governadores do reino.)

Decreto declarando como de inconfidencia todo o escripto ou facto tendente ao descredito dos gabininglez e hespanhol

Não tendo sido até agora sufficientes para destruir as p mas machinações do feroz inimigo do continente e dos a maversos emissarios, que por tantos e tão estranhos mo

le sa procurado semear a discordia e a desconfiança entre os meus fieis vassallos e os das nações minhas alliadas, nem os tratados solemnes que nos ligam em defeza commum. ne · In os repetidos e efficazes auxilios que ellas me téem presta do e prestarão indefectivelmente, para desempenho dos no ssos mutuos deveres e reciproca conservação, ora sunporado nos gabinetes dos meus alliados vistas e pretensões de que so se téem mostrado capazes os nossos inimigos; or a accusando de fraqueza e de corrupção os generaes da suza mais illimitada confiança, já espalhando noticias falsas e i radignas da fidelidade dos seus vassallos e do valor dos se us exercitos; e já, finalmente, induzindo os povos a desprezarem e talvez maltratarem as pessoas que transitam pelos meus reinos, encarregadas de communicações imporlantes, civil ou militarmente, sendo-lhes aliás devido todo " soccorro e protecção; e desejando eu estreitar cada vez mais os vinculos que unem a coróa e os vassallos dos meus reimos aos interesses da corôa e vassallos de suas magestades britannica e catholica, e inutilisar todo o effeito que os mimigos se propõem obter por aquelles meios: sou servido declarar pelo presente decreto delicto de inconfidencia todo escripto e todo o facto com que algum dos meus vassallos, 111digno por esta conducta do nome portuguez, pretender macular de qualquer modo o credito dos gabinetes e leaes Vassallos de suas magestades britannica e catholica, em-"I uanto elles não forem declarados inconfidentes pelos seus Prespectivos governos; ordenando que no juizo da inconfi-· leucia, intendencia geral da policia e seus delegados, se in-"Tuira ex officio e se recebam denuncias d'estes crimes, que serão punidos como delictos contra a minha real pessoa e Contra a segurança publica dos meus reinos, segundo as leis para esse effeito estabelecidas.

As auctoridades militares respectivas, o marechal dos mens exercitos, chanceller da casa da supplicação, que serve de regedor, intendente geral da policia e mais autoridades a quem tocar, executarão e farão executar este decreto, que será impresso e aflixado n'esta capital e mais

Preciamação do m aos portug quaudo invadiu as provinci

Portuguezes! — Em consequer veis que tem havido em Hespanh tade o imperador e rei, meu augi apresenta no vosso territorio, e senhor occupar ahi toda a superfi da vossa parte haja a menor opr que vos o haveis de receber con dade com que o recebestes haven Com effeito, qual é a resistencia quando todos aquelles exercitos qu em Hespanha se acham destroça que aquelle exercito inglez, quo nente senão para fomentar o es rebelhão, e suscitar todos os ma fora constrangido a levar para lo derrota, depois de ter perdido n os melhores generaes, toda a arti lidade dos seus cavallos e bagaget

Portuguezes! Em nome de sua rei Napoleão, eu vos offereço a pa tastes do vosso territorio. En vos matituções do mesmo augusto senhor, ser-me-ha facil liver-vos das calamidades que não podeis negar, suavisar os males que vós tendes soffrido, occupar-me das vossas administrações, e organisar novamente o exercito portuguez. Ha entre vós concidadãos cujas intenções foram sempre puras, e que devem agora exercer o poder da sua feliz influencia, e promover d'este modo o restabelecimento da boa ordem; devem igualmente offerecer os seus bons serviços, e capacitarem-se do bom acolhimento que lhes será feito, como também da protecção a mais efficaz, seja qual for o seu mascimento ou emprego, quer seja nas armas, no civil on mo ecclesiastico.

Ponderae, portuguezes, a vossa situação, e reflecti sobre estas generosas offertas. Ainda é tempo; mas seja a vossa submissão espontanea e sincera, se quereis evitar as despiraças, das quaes procuro desviar-vos, e farei brilhar a tossa patria com um novo esplendor. = O Marechal Duque de Dalmacra.

### DOCUMENTO N.º 61

(Citado a pag 197)

Proclamação dos governadores do reino quando lhes constou a entrada do marechal Soult no Porto

Portuguezes! — Desgraçadamente se acabam de experimentar na cidade do Porto os terriveis effeitos da turbulencia e insubordinação. Uma cidade populosa, defendida por duzentos cauhões e vinte e quatro mil homens armados, succumbiu aos ataques de um pequeno exercito; as suas riquezas, a sua numerosa artilheria e milhares de armas e mumções são presa do inimigo. O conquistador tem saciado a sua raiva sobre os seus miseraveis habitantes; e esta cidade, que podia ser um dos baluartes da independencia portugueza, é um novo ponto de apoio aos projectos do ty-

ranno. Taes são as consequencias de uma orgulhosa ana 1 chia! E porventura conseguiriam os francezes a conquist do Porto se entre os seus habitantes se conservasse a devida obediencia às auctoridades civis e militares? Que terrivel exemplo offerece o povo quando as paixões e as intrigas fazem calar a justiça, quando o crime se arroga o poder da lei, e quando as ordens do governo são substituidas pela caprichosa impulsão do orgulho e do destino. Os revoltosos, calcando temerariamente aos pés a santidade das leis e os direitos da soberania, dilaceram a patria, que se figuram defender contra os inimigos nacionaes. A feia palayra de traição, tanto mais temivel quanto é mais puro o coração do cidadão virtuoso, faz transfornar as operações dos chefes. faz suspender o exercicio das auctoridades, e faz suffocar a energia dos que devem obrar em serviço da patria. Os tunidos estremecem, os resolutos são atrozmente insultados, e o patriotismo è confundido com o crime e com a revolta. Só é patriotismo aquella heroica paixão que tende ac bem e à gloria da patria. Quem offende as leis, quem desobedece aos chefes e aos magistrados, e quem se constitue arbitro do poder supremo è um inimigo do seu principe e da sua patria. Esse é o verdadeiro traidor, porque expôe a monarchia à sua ruma e perdição.

Os habitantes do Porto, obedientes e unidos, seriam um antemural impenetravel aos ataques dos francezes; insubordinados e divididos entre si foram uma desgraçada victima do seu erro. Os nossos antepassados, só pela heroica obediencia aos seus chefes, conservaram a independencia de Portugal, atravessaram desconhecidos mares, amedrontaram as costas da Africa e fizeram estremecer o oriente. Aos que celebraram a gloria lusitana não esqueceu, como um dos maiores motivos do nosso louvor, a prompta obediencia dos nossos maiores no meio dos perigos, dos horrores e das privações. Assum é que immortalisámos o nome portuguez em todas as partes do mundo. E ofiuscaremos hoje a brilhante gloria de tantos seculos, fabricando nús mesmos os ferros de uma vergonhosa escravidão?

Pela vossa insubordinação, quando intentaes repellir os insuitos dos francezes, entregues os vossos bens, os vossos fillios, as vossas mulheres e a vossa amada patria a esses usurpadores da Europa. Sim, os primeiros passos que derarra os revolucionarios da França para desorganisar o seu governo foi desacreditar o seu soberano, os seus generaes e os seus magistrados. Despedaçado o vinculo social, que liga o povo com o governo, fica transformada toda a ordem scocial. Estas as internaes machinações que precedem os exercitos. Assim elles preparam a invasão de todos os estaclos, e d'esta maneira pretendem abusar do vosso patrio-Lismo. Acautelae-vos, não vos deixeis cair no laço que vos arram os inimigos, e fechae os vossos ouvidos ás insinuacos dos sens perfidos emissarios. O governo vigia incessa extemente sobre a conservação da patria; a sua defeza está confiada a generaes de credito; executae confiadaente as suas ordens; descansae sobre a honra e fideliele, e vós mostrareis aos inimigos que se elles alguma podem conseguir vantagens sobre um povo allucinado, da podem conseguir do vosso valor quando é dirigido los principios da honra e da subordinação.

Os governadores do reino, satisfazendo ao dever sagrado defender a monarchia, vos expõem as fataes consequens da desobediencia e da desconfiança; também vos adveran que não ficarão impunes tão horrendos crimes. Ao mestempo que téem dado providentes medidas para, com o xilio das valorosas tropas britannicas, confundirem o ortho dos nossos inimigos e lavar em seu sangue tantas inis por elles commettidas contra a santidade dos altares, tra o sagrado do throno e contra a vossa honra e pro-Irriedade, castigarão os perversos que entre nos machinam ruina do estado. O maior de todos os delictos é o que ata ca a independencia e a segurança nacional. Téem-se feito ad vertencias, téem-se publicado decretos, e elles não serão 111 11 sorios Não confundaes os cidadãos fieis com os malvados, que a lei manda punir. Vós vêdes os castigos que se im-Poem aos inimigos do estado; sejam só elles os reus contra

# DOCUMENTO

(Citado a pag.

Officio do general Francisco da S participando a Beresford a sus

Ill. \*\*o e ex. \*\*o sr. — Quatorze d querda do Tamega, e desde o p v. ex. \*\* que as minhas forças eral que o inimigo me atacava, o qui por parte alguma, as puxou todas no Porto apenas dois mil homens, das peças a doze ou quatorze.

No dia 29 fez-me um ataque fo com bastante perda do inimigo, o pequena em numero foi muito go nente de artilheria Bento Vieira se distinguiu.

Hoje ao amanhecer, estando ti uma densa nevoa, atacou o inimi forçada, porque as baterias já não bravo Bento Vieira, e porque o o se descuidou dos seus deveres. I bateria que jogava sobre a ponte esmo de officiaes commandantes de brigadas, me fez sofer esta dispersão. As tropas que guarneciam os pontos de abes e Mondim as mandei retirar para Chaves, e que no so dos inimigos se entranharem na provincia, se retirasem para Moncorvo; mas os inimigos ficam agora aptos para brirem communicações com Samora, e até penso mui diffioltosa a retirada.

Permitta-me v. ex.ª que eu lhe diga que é grande o descosto que tenho de não ter sido soccorrido, como tinha pedo. pois se o fosse, ou se tivesse marchado uma divisão
orte sobre o Porto, eu não teria soffrido este dissabor, e eu
pão seria digno militar se não fosse sensivel a ver-me dispersado por não ter sido soccorrido. Já representei a v. ex.ª
que a minha saude é muito pouca, que os meus conhecimentos militares são mui pequenos, que os povos que até
qui tinha sustido com as esperanças de ser soccorrido e
esta gente que commandava, vendo-se totalmente abandoBalos, já não confiam em mim.

Ill. 100 e ex. 100 sr. Eu sou o primeiro que conheço que, por lesgraça, o exercito e os povos chegaram ao ponto de decilor das acções de quem os commanda. Esta desgraça não a ausei eu; mas já está tão arreigada, que a não tenho podido relioguir. As auctoridades civis abandonam antes de tempo seus territorios, os capitães môres os seus districtos, os defes e os officiaes são os primeiros que se retiram e que não acompanham os seus corpos. Assim um homem só não ar nada. Creia v. ex. 4 que se en tivesse quatro officiaes umo o tenente coronel Patrich, e outros iguaes ao tenento Bento Vieira, eu não teria soffrido este pezar. Inga-me v. ex. 4 que quer que eu faça, se chegar a reunir alguma gente; que eu, emquanto não recebo as ordens de v. ex. 4, vou ver reuno a gente de Arouca, e ver se o inimigo, sabendo noto, se sustem sem entrar no interior da provincia.

beus guarde a v. ex.ª Quartel general da Passagem, 2 maio de 1809. — De v. ex.ª subdito muito obediente. — fruncisco da Silveira Pinto da Fonseca. — Ill.<sup>mo</sup> e ex.<sup>mo</sup> r. marechal general Beresford.

pela carta do coronel Trant, el v. m. co se atreveu a il-o procui do-se entremetter no que diz tropas debaixo das suas ordeções e pedindo ser informado v. m. co on o povo de Coimbra peia no modo de defeza que se adoptado para este reino. Este tantes do Porto, e a causa da da morte de tantos habitantes. Leria mostrado bastantemente a decer ás leis e ás auctoridades que the fica tão proxima como C

Mas sinto infinitamente achai migo téem partidos n'essa cidai nação, e espalhar a desordem e nos pode arruinar. Ainda que po pena de impor um castigo na cid tes quereria favorecer pelo obspessoalmente tenho recebido, atreve a desprezar as leis e a rou de alguma forma a incitar n'aquellas vizinhanças, e se na chefes militares aquella obedien

c n'este reino, e à qual é preciso pôr um termo. V. m. d'arrà estas intenções e estes sentimentos aos habitantes imbra, que espero conhecerão, tanto pelo proprio inse, como pelo da patria, que esta conducta é incitada emissarios francezes, e que adoptem d'aqui em diante procedimento mais louvavel. Ordeno que v. m. d'immemente venha a este quartel general informar-me do do das cousas em Coimbra, para que eu possa por ella ernar os meus movimentos, e para que v. m. d'responda em procedimento, em se ter atrevido a dictar aos officios militares sobre o que diz respeito ao serviço.

Quartet general de Thomar, 9 de abril de 1809. = W. C. bushard, marechal commandante em chefe.

### DOCUMENTO N.º 61-C

(Citado a pag. 236)

tarta do tenente general Autonio José de Miranda Heoriques dirigida a Beresford, por este o não ter empregado nas forças destinadas a libertar o Porto

and the ex. one of the companion of the

car consa alguma que lhe escrethe escrevam, sem serem anctorma ordem ou insinuação de sua o julga necessario, pois que não que o commandante em chefe do esteja à disposição de cada individual a opinião que cada official tao publico.

O marechal toma esta occasia que qualquer que seja o desejo ( ção é servir nos postos em que el vel empregal-os todos no mesmo dignon-se o deixar à discrição do escolha dos officiaes para cada ser que elle estará sempre prompto a i as circumstancias o admittirem, ad os officiaes para servirem activai inimigo quando elles evidentemen fim; nem quer memorias com gr sejos ardentes de servirem o sel activamente e em geral, mas que requererem o que é só para a sua pessoal; nem admitte representat não ser empregado em algum s

# DOCUMENTO N.º 61-E

(Citado a pag. 242)

Mappa das forças inglezas que sir Arthur Wellesley teve sob as suas ordens nas datas abaixo mencionadas

Quartel general em Leiria, 22 de abril de 1809.

| 1          | fichaiso<br>de armas   | Doentes           | Gomman-<br>dados | Effectivos |
|------------|------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Artilheria | 444<br>1:439<br>46:539 | 88<br>13<br>1:937 |                  |            |
| Total      | 18:119                 | 2:038             | 1:150            | 21:597     |

Peças de artilheria, 20; peças de tres libras, 6; obuzes, 4. Total, 30.

Quartel general em Coimbra, em 1 de maio de 1809.

|            | Homens |
|------------|--------|
| Artilheria | 4:443  |
| Cavallaria | 3.074  |

|    | A deduzir Commandados                                             |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| ľ  | Total dos presentes debaixo<br>Deducção dos regimentos em         |  |  |
| ۱  | Total real                                                        |  |  |
| ı  | Peças de artilheria, 30.                                          |  |  |
|    | Quartel general em Badajoz, 1809.                                 |  |  |
|    | Artilheria Cavallaria Infanteria Carretas Total das armas e filas |  |  |
|    | A deduzir                                                         |  |  |
|    | Pegas de artilheria, 30                                           |  |  |
| į. |                                                                   |  |  |

# DOCUMENTO

(Gitado a pag. 5

Carta regia nomeando sir d marechal do exercito temmho publico da consideração e confiança que merecem os eflicazes soccorros com que sua magestade el-rei da firm-Bretanha, meu bom amigo e alhado, se tem proposto a auxiliar estes reinos na justissima causa da defeza da ua independencia, assim como testemunhar-vos o singular apreco que faço das eminentes qualidades que concorrem na vossa pessoa: sou servido conferir-vos a graduação e homas de marechal general dos meus exercitos, devendo los n'esta qualidade encarregar-vos de dirigir as operações nos meus exercitos, quando combinados com os de sua nagestade britannica; ficando, comtudo, o commando dos pereitos portuguezes pertencendo sempre ao marechal dos memos exercitos Guilherme Carr Beresford, a quem o tembo confiado e que tão dignamente o desempenha. O que pareceu communicar-vos para vossa intelligencia.

Escripta no palacio do governo, aos 29 de abril de 1809. = puspo do Porto = D. Francisco Xavier de Noronha. = Para rithur Wellesley.

### DOCUMENTO N.º 62-A

Chtado a pag. 215;

#### Carta de sir Arthur Wellesley a sir John Cradock convidando-o a uma conferencia em Lisboa

Lisboa, 23 de abril de 4809.

Mr. Valhers vos terá informado de ter houtem tido logar a quinha chegada aqui, e da coincidencia da minha opinião com a que vôs pareceis ter sobre os movimentos que terão logar no norte; concluo que vôs tomastes a resolução de vos demorar em Leiria.

Penso que antes de emprehender consa alguma a respeito de Soult será preciso tomar em consideração a situação de Victor até onde chegar a possibilidade de atacar Portugal, quaes serão os meios de defeza de leste emquanto os inglezes se acharem no norte, e, finalmente, quaes serão os meios

or press & Lange to Top Dr. 100 million of stople a pasine mie bos.

to bore only register con deserves but entrepaire, in From 1800 to letter vesto dels un de muito stisfado the selection love of could be bar distance of the same of the last the last is water. Fireson morder des freedomblet tenhe color companie the second of the same of the second of the second day warning soften fragment of britan

Regions Lauren in an internation Between in form the on the adm durup foura des loops quivat so tudes lautet misin estado em que relitationale se acham. Sem prejudo est " corners (whitee, bille there laker-ver salver so vira out the

Ser-vos-lia provavelmente mais agradavel e mais annimode para vie vir aqui ver-un do que no everence e se — ido assum for, ser-me-ha mono agradavel encontrar-vos a signi-Rogo-vos, Indavia, de não consultardes sobre isto senã —o os vossos proprios desegos. Se vierdes, ficar-vos-hei m sudo general, o chefe dos engenheiros, o official commandante— da artilheria e o commissario geral.

A vossa disposição, etc. = Arthur Wellesley.

N. B. - Omittiram-se alguns paragraphos, por serem lativos a detalhes particulares.

# DOCUMENTO N.º 63

(Citado a pag. 263)

# Carta de sir Arthur Wellesley a lord Castlereagh. sobre s estado em que achen Portugal

Lishoa, 24 de abril de 1809.

Cheguei aqui no sabbado, e achei que sir John Cradock e o general Beresford se tinham dirigido para o norte com as tropas debaixo dos sens respectivos commandos; o pruneiro estava em Leiria e o segundo em Thomar. Sir John Cradock

Contrario, segundo as cartas de mr. Villiers, vé-se que está decidido a esperar que os movimentos de Victor sejam mais bem conhecidos. Assim, considero que os negocios estão exactamente taes como era preciso que estivessem (segundo a intenção dos ministros do rei), para tomar o commando, e é o que farei logo que me poder entender com sir John Cradock. Escrevi-lhe, assim como ao general Beresford, para lhes fazer conhecer a vantagem em que nós aqui nos encontrassemos: e eu espero-os a ambos logo que seja possivel.

Quanto ao inimigo, Soult acha-se ainda no Porto, e não avançou para o meio dia com os sens postos avançados setuão até ao Vouga. Nenhuma gente tem em Traz os Montes de pois da perda de Chaves. D'isto devereis estar instruido; mas tem alguns postos sobre o Tamega, que é o rio que separa esta provincia da do Minho, e suppõe-se que elle se reserva a opção de se retirar para Hespanha por Traz os Montes quando o ache necessario. O general Silveira está de esta ultima provincia com um corpo de portuguezes, cuja força e composição ignoro.

O general Lapisse, commandante do corpo francez que se Suppunha quando en estava em Inglaterra) ter deixado Salaminea para entrar em Portugal, voltou repentinamente para a esquerda, marchando ao longo da fronteira até Almana, onde passon o Tejo; de lá foi para Merida sobre o latantama, e abrin uma communicação com uma parte do secuto de Victor. Tem um posto avançado em Montejo, latais perto da fronteira portugueza que Merida. Victor ficou Medelim desde o negocio com Cuesta; elle fortifica este la seto, onde até faz um campo intrincheirado.

Chesta está em Llerena, onde reune as suas forças, que se el com, diz-se, a vinte e curco mil bayonetas e seis mil cavallico.; uma parte é formada de boas tropas. Nada sei do marticula de la Romana, nem do que se passa ao norte. Tenho a cultura de marchar sobre Soult logo que tenha tomado alsonado disposições, sobre as quaes eu possa contar para a desfeza do Tejo, e também para demorar os progressos de

com o exercito inglez sobr

Se a brigada tigeira não ao receberdes esta carta, perda de tempo, e rogo-vo commandante que procure na costa, particularmente Mondego. Querera que ellegar, para ahi esperar as ordeito inglez operava no norte dens em Aveiro. O 23.º de duma direcção similhante. Fall do houvermos de operar no boios se podessem succeder não parece ter meios de form O 24.º regimento chegou ho

# DOCUMEN

(Citad)

Officio do marechal Beresfor participando-lhe as dispina sua marel cdo francez, commandado pelo marechal Soult, que presentemente occupa a provincia do Minho, sendo com preferencia o primeiro objecto expulsar do reino o inimigo, onde já tem feito tantas operações.

Tenho a honra de communicar as disposições feitas para as tropas portuguezas entre o Douro e o Tejo, e s. ex. as conhecerão que uma força consideravel se deixa para a defeza do mterior e da Beira Baixa, e para cobrir Lisboa de qualquer tentativa que intente fazer o marechal Victor, emquanto o grosso dos dois exercitos for empregado sobre o Douro; <sup>p</sup> às forças portuguezas deixadas com este objecto é preciso Juntar quatro fortes regimentos inglezes de infanteria e dois de cavallaria, alem do que fica em Lisboa das tropas das duas nações. O Alemtejo se conservará com as tropas que tinha. S. ex. \*\* verão que eu occupo Alcantara, não só como uma licasição bem interessante nas actuaes circumstancias, mas latubem para dar alguma assistencia aos hespanhoes e condescender com os requerimentos da junta de Badajoz, e eml'im para mostrar que Portugal se interessa na causa da Hes-Panha: e com o mesmo objecto ordenei ao tenente general Leite que mandasse duzentos artilheiros de Elvas para Ba-💶 🗝 joz. o que se effeituou, e o que espero seja da approvação 110 S. 0X.11

En não me prestei do mesmo modo à rogativa de fazer campar conjunctamente com os hespanhoes uma força portagueza entre Elvas e Olivença. Como me pareceu que elles esejavam que o acampamento fosse na margem esquerda Guadiana, e como este rio não tem n'este logar ponte altuma, nem é vadeavel n'este tempo, temi que se o inimigo iesase staval-a em numero superior não tivesse retirada, ou menus fosse obrigado a fazel-a ao longo da margem esta menua do Guadiana, o que a cortaria interamente de Elvas, deixaria assim esta importante praça sem uma sufficiente narnição.

Por este motivo escrevi á junta, segurando-a dos nossos trons desejos em tudo o que respeita á côrte de Hespanha, à qual os ses, governadores do reino desejavam dar todos os soccorros que as circumstaucias permittirem, sabenbem que jamais houve duas cansas tão unidas.

O general Miranda fica commandando a forca portuguez sobre a linha do Tejo, e terá ordem de se enteuder com cgeneral inglez, que fica n'esta linha. Eu passo a tomar o commando do exercito que vae contra o Porto, a fim de combinar os movimentos de Silveira com os d'este exercito. As tropas designadas para irem d'aqui estão todas a uma marcha de Coimbra a esperar as minhas ordens. As do marechal de campo Bacellar estão em Vizeu com uma forte ayançada em S. Pedro do Sul, commandada pelo brigadeiro o sr. Roberto Wilson, a quem ordenei que mandasse um destacamento sufficiente para proteger Arouca, que sei se acha ameacada com o unico objecto de a roubarem. O brigadeiro Silveira fica sempre defendendo a passagem do Tamega, que elle me diz haver tanto engrossado com as chuvas, que se não póde passar a vau. Taes são as posições actuaes, e espero em pouco tempo ter a satisfação de communicar a s. ex. 49 um resultado favoravel d'estes movimentos.

Forças em Alcantara às ordens do coronel Mayne: Primeiro batalhão da leal legião lusitana, 800; milicias da Idanha, 1:047; dragões de Almeida (cavallaria n.º 14), 50; quatro peças de calibre 4 e dois obuzes de 2 pollegadas.

Forças de Abrantes até Villa Velha, às ordens do coronel Lecor: Caçadores n.º 1, 576; caçadores n.º 2, 405; caçadores n.º 5, 296; milicias de Santarem, 845; milicias de Thomar, 980; milicias da Covilhã, 993; dois esquadrões de cavallaria, 220; oito peças de calibre 3.

Forças em Thomar e Torres Novas: Segunda brigada de infanteria, regimento n.º 3, 740; regimento n.º 43, 825; regimento n.º 45, 672; restos do regimento do Porto, 360.

Forças na Gollegã: Primeiro batalhão de n.º 1, 417; tres esquadrões de cavallaria, 250.

Forças em Santarem: Regimento n.º 4, 1:430; milicias de Soure, 846; milicias da Louzã, 481.

Total, -- Infanteria: Em Alcantara, 1:817; de Abrantes até

Villa Velha, 4:065; em Thomar e Torres Novas, 2:597; na Gollegā, 417; em Santarem, 2:757. — Total, 41:653.

Forças que se acham em marcha para Coimbra. — Infantera: Regimento n.º 2, 4:039; regimento n.º 14, 4:489; regimento n.º 10, 4:383; regimento n.º 16, 4:364; granaderos do Porto, 577; caçadores n.º 4, 580; duas companhias de caçadores do Monte, 151. Cavallaria: tres esquadrões, 457. Artifheria: uma brigada de 9, uma de 6 e duas de 3. — Total. 6:283 homens de infanteria e 457 de cavallaria.

Forças que se acham alem de Coimbra sobre o Vonga, debaixo das ordens do coronel Trant: Segundo batalhão de 11.º 1, 420: granadeiros de n.º 1 e 13, 557. Cavallaria; dois esquadrões, 200. — Total, 977 homens de infanteria e 200 de cavallaria.

Divisão do general Bacellar: Batalhão de n.º 9, 566; regifrento n.º 11, 4:442; caçadores n.º 3, 573; caçadores n.º 6, 5 6 1. Cavallaria: dois esquadrões, 290. Artilheria: duas pecasos de calibre 6, oito de calibre 3 e dois obuzes de 2 pollega-148. — Total, 3:092 homens de infanteria e 290 de cavallaria.

Total. — Infanteria: Em marcha para Coimbra, 6:283. Ás ordens do coronel Trant, 977. Divisão do general Bacellar, 3:092. — Total geral, 10:352 homens de infanteria. Cavallaria: em marcha para Coimbra, 457. Ás ordens do coronel Trant, 200. Divisão do general Bacellar, 290. — Total geral, 917 homens de cavallaria.

Deus guarde a v. ex. Quartel general em Thomar, em 1 de maio de 1809. = Marechal W. C. Beresford.

### DOCUMENTO N.º 63-B

(titado a pag. 266)

Proclamação de sir Arthur Wellesley aos habitantes do Porto depois de ser expulso d'aquella cidade o marechal Soult

Habitantes do Porto! — As tropas francezas foram expulsas d'esta cidade pela bravura e disciplina do exercito que commando. En exijo dos sens habitantes que compassiva e humanamente se comportem para com as referidas tropoque aqui se acharem doentes ou prisioneiras. Pelas leis of guerra ellas téem direito à minha protecção, e é do meu de ver prestar-lh'a, e serà mui consequente com a generosa magnanimidade da nação portugueza o não serem vingados n estes infelizes individuos os ultrajes e calamidades que a mesma nação soffreu, porque elles só foram instrumentos de outros mais poderosos que ainda existem em armas contra nos.

Conseguintemente ordeno que os habitantes d'esta cidade permaneçam tranquillos nas suas casas, e que pessoa alguma, que não seja pertencente ao corpo militar, se apresente armada n'esta cidade, ficando na certeza de que no caso de contravenção, ou de se acharem ultrajados ou atacados os referidos individuos, serão pundos os réus como transgressores das minhas ordens.

Tenho nomeado o coronel Trant commandante d'esta cidade até que as determinações do governo de sua alteza real não hajam de obstar a esta nomeação, e ao mesmo commandante tenho ordenado que use de todas as medidanecessarias para que esta proclamação seja obedecida e produza os devidos effeitos de uma perfeita tranquillidade e socego, de que depende a paz que anciosamente solicito.

Quartel general do Porto, aos 13 de maio de 1809, = Wellesley.

### DOCUMENTO N.º 64

(fistado a pag 274 e 328)

Relatorio do marechal Beresford sobre as operações do exercito portuguez desde março até 21 de setembro de 1809

Fazendo a relação das operações do exercito de sua alteza real depois que tomei o seu commando, passarei ligeiramente sobre os acontecimentos do norte até que os francezes se apoderaram do Porto. Foi poucos dias antes da moda

chegada que o inimigo tentou passar o Minho perto da sua embocadura, e que as tropas de sua alteza real fizeram matlograr esta empreza com uma perda consideravel do mimigo, Eutão, achando os pontos sobre o Minho hem defendidos, elle stibiu a margem direita do rio até Orense, onde passou na Ponte d'esta praca. As tropas debaixo das ordens do general Silveira, com as do marquez de la Romana, combinaram-se para resistir à entrada do inimigo em Traz os Montes; porein, retirando-se o ultimo, o general Silveira necessariamente se retiron, e o inimigo entron e passon a provincia setu opposição, havendo tomado em Chaves uma forte guarnição, que teve a loucura de se estabelecer ali contra os desejos e ordens do general Silveira, e depois a desgraça de se entregar sem a menor resistencia. O nosso unico prejuizo corrisistiu nas armas tomadas, pois que os francezes, não po-· l···ido guardar os prisioneiros, os deixaram todos ir,

Commigo avançava então pelo passo de Salamonde sobre Braga, e com admiração minha ganhava esta forte passagem opposição, e elle a não recebeu até à sua approximação Braga, onde depois do infeliz assassinio do general commandante em chefe d'estas provincias, o barão de Eben tomou o commando de uma multidão sem ordem, nem subordinação, com a qual ajudado do seu odio implaçavel contra inimigo, fez uma defeza por tres dias, que custou muito inimigo; e nos devemos admirar, não d'elle não poder mais, mas de haver por tanto tempo governado uma multidão a fazer uma tat opposição. Elle tinha comsigo uma pouca de tropa, entre outras o segundo batalhão da leal legião hisitana, e as tropas que commandava se comportaram umito bem.

Depois da dispersão dos que commandava o barão de Eben, o mimigo avançou ao Porto, e a mesma causa que havia assistido à approximação do inimigo, a insubordinação, tornava toda a defensa impossível, posto que animada por um excellente bispo, que mesmo entrava e ficava nas baterias. Porem, com similhante espirito nada se póde fazer, e eu via que se então, com a disposição que tinham as tropas e a

ponea disciplina, eu houvesse mandado todo o exercito an Porto, todos teriam entrado em uma aberta insubordinaç an el todos teriam tomado o espírito que então remava no Porto, e teriamos infallivelmente perdido o fundo sobre que propunha principiar a formar um exercito. A brigada com mandada pelo brigadeiro Victoria ali foi mandada, e di se disperson metade antes de ali chegar, e o resto, por cando espírito que reinava então, não foi de alguma utilidad.

Ate à chegada do immigo ao Porto, sendo obrigado te immediatamente depois da muha chegada a ficar en mesir, em Lisboa, mandei aos generaes commandantes em as previncias do norte instrucções sobre o methodo de defens (de que ajunto algumas), que elles deviam adoptar, tomandoem consideração a defeza do paiz, as differentes descripçõesde tropas, o estado de disciplina que então tinham e os numeros de cada um dos corpos com o total.

Infelizmente, antes que estas minhas instrucções chegassem, o general Bernardim Freire havia sido morto, e o brigadeiro Parreiras sabia tão pouco mesmo da rotina miblar, que á chegada dos meus despachos ao Porto, em logar de os entregar a quem succedia no commando, ou de os abrir elle mesmo, m'os fornou a mandar, e assim se perden um tempo precioso.

As tropas francezas, tendo passado de Traz os Montes para a provincia do Minho, deixando em Chaves unicamente uma pequena guarnição para proteger o grande numero de doentes que ali lhe ficaram, o general Silveira se apoderon primeiramente da villa, e, depois de alguns dias de bloqueto, do forte que a governa, e assim toda esta provincia veiu a ser livre. Eu tinha mandado instrucções ao general Silveira sobre a natureza da defensa que devia tentar, e que se apoderasse de todos os passos que conduziam do Minho a Traz os Montes, dirigindo a sua particular attenção sobre o caminho do Porto para Lamego por Penafiel, Amarante e Peso da Regua, e depois de muitas difficuldades e desinclinação da sua parte para se encaminhar a este lado, assim o praticou, deixando sempre guardar as passagens á sua direita.

O meu objecto era o de impedir a juncção ou communicação da divisão de Lapisse, então em S. Felices e suas vizinhanças, e o exercito do marechal Soult; e para o mesmo objecto a divisão do marechal de campo Bacellar foi sempre estabelecida na Guarda, e depois da chegada do inimigo ao Porto eu mandei o coronel Trant sobre o rio Vouga adiante de Coimbra, com pouco mais ou menos dois mil homens. para conter o inimigo por aquelle lado, e pouco tempo de-Pois fui eu mesmo a Thomar por causa da insubordinação do exercito, e para estar mais proximo de receber as informações dos movimentos do inimigo, como para dar as or-Cleus aos meus corpos de observação. S. ex. as os srs. gover-11 Indores do reino sabem os esforços que eu fazia ao tenente Remeral sir John Cradock, então commandante das tropas 11 glezas aqui, para avançar primeiramente até Leiria, e se a la chegando, a posição ou movimento do marechat Victor embaraçasse, avançarmos promptamente com os nossos ercitos alliados contra Soult no Porto; e não ignoram com 👊 🔍 anta urgencia pedia este movimento ao general Cradock, a 🔀 sim como as suas rasões para se não querer prestar por a l sum tempo; porém, que finalmente elle se determinou a 🛌 🛌; e s. ex. as sabem também que o mesmo dia da chegada marechal general lord Wellington, que nos era então sconhecida, em uma entrevista que tive com o general 12 radock em Ourem, elle se resolveu a marchar com as nos-🕏 🖚 s tropas reunidas contra Soult.

Depois da chegada do marechal general lord Wellington

Ladas as consas tomaram em um momento um caracter de
rminado, e s. ex.\* determinou de proseguir bruscamente

que havia sido ajustado entre mim e o general Cradock

n Ourem, e para o que elle fez immediatamente todos os

preparativos e disposições necessarias. S. ex.\* conveiu em

que eu lhe daria para misturar com o exercito inglez alguns

batalhões portuguezes, e en lhe dei os regimentos n.º 40

e 16, alem da força que se achava então no Vouga debaixo

das ordens do major general Tilson, e determinando-se a

marchar elle mesmo em direitura contra o inimigo, desejou

per de apesares e mesa l'erra de Lame, para marcie unitra a sua esperata, e lamente arrispate com si est el Combara sono o prant da lamente, es feste esta color a 6 de mano para e a Lamente.

total diente tempo en este de general Lapone boria de la who a see porces seems to ce on a Bo to Aka a possest in Topi para in religion an general Village. E compre pare carta-" improvedución itemas de describilidas das suas formas e theire, e compre programmed a desgrama, e que me en cresia o general Silverra, co rescensa que alguma lhe aconterena, perque uma pessia persunt da que mala pade fazer é raras vezes enganada. En havia tido a presausão de lazer avancar a divisão de Bacellar para Lamego, para impedir o minigo, em caso de desgraça acontecida a Silveira, de avançar un de se apoderar da passagem do Iburo no Peso da Regna, tão importante as nossas operações futuras, ou de Lamego, um ponto tão interessante. En havia também postado o brigadeiro cavalheiro Wilson em frente de Vizen cobrindo a passagem do flouro em Ambos os Rios, e communicando-se pela direita com Bacellar e pela esquerda com o coronel Trant, observando particularmente os caminhos por aquella parte.

Antes de chegar a Coimbra recebi a desagradavel noticia da perda da posição que Silveira guardava sobre o Tamega, a qual ponco então eu esperava por causa da força natural d aquella posição, ajudada pelas chuvas que baviam caido em os ultimos dias, e que faziam então o rio invadeavel, e o meu pezar foi augmentado sabendo que não tinha havido a menor resistencia, depois de haver por espaço de alguns dias feito uma tão honrosa em este ataque, e que as tropas foram inteiramente dispersadas, e que o general não fazia o menor esforço (póde ser julgando-o inutil), para as reumr ou animar para que se juntassem; elle com os seus ajudantes de ordens se escapou e passou em Ambos os Rios, onde e em Lamego lhe ordenei que reunissse o melhor que podesse as suas tropas debandadas, e que elle mesmo passasse a encontrar-me em Vizeu ou Lamego.

A 7 de maio eu cheguei a Vizeu junto á noite, e sabendo que o inimigo avançava sobre Mezão Frio, e que elle tinha abandonado Villa Real. onde se tinha postado depois de ter passado o Tamega em 2 de maio, mandei ordem immediatamente ao marechal de campo Bacellar para mandar Silveira a Villa Real e se apoderar do Peso da Regua, que eu me lembrava, pelo haver passado em o anno precedente, ser bastantemente forte.

O general Bacellar executou esta ordem, e a 8 cheguei a Lamego.

A 9 o inimigo avançou a Mezão Frio, e a 10 pela manhã se encaminhou ás alturas defronte da nossa posição do Peso da Regua em numero de tres para quatro mil homens commandados pelo general Loison, pouco mais ou menos a um terço de legua de distancia, fazendo reunir um dos nossos Postos avançados.

Immediatamente en fiz passar o Douro para o Peso da Regua o total da brigada do general Bacellar, o que se exe-Cuton muito de dia á vista do inimigo, e a brigada do Al-Sarve recebeu tambem ordem de passar, mas foi impedida Le la culpa do corregedor então de Lamego, que pelo modo mais escandaloso me havia enganado sobre o municiamento de viveres para as tropas, havendo passado quatro peças de artilheria com a brigada de Bacellar; e mandando en refor-Car Silveira com oitocentos homens de mais das suas gentes, que se haviam ultimamente reunido em Lamego, e o immigo vendo a passagem das tropas e as destinadas para Silveira, desfilando pelo caminho de Villa Real, temendo com as suas communicações com Amarante, como também de ser atacado de frente, principiou a fazer a sua retirada das alturas em que estava, em a qual, tendo de repassar um pouco do grande caminho ao longo do Douro, elle soffreu consideravelmente pelos piquetes, e principalmente pelas ordenanças que foram postadas sobre a margem esquerda do Douro, e se retirou em a noite de 10 a Mezão Frio, d'onde em a manha de 11 elle se retirou sobre Amarante, e o nosso quarto batalhão de caçadores occupou as alturas

dos Padrões de Teixeira, mandando eu as informações es dens precisas ao general Silveira a Villa Real.

Por causa da falta do corregedor de Lamego foi a la a noite a chegada das brigadas portuguezas aos Padrões Teixeira, e a brigada ingleza ali chegou a 13 ao romper dia; e en tinha mandado ordem ao general Silveira pavançar a 13 pela manhã por Gateães sobre Amarante, por que era meu intento atacar o miningo n aquelle dia; por este, evacuando Amarante, continuou a sua retirada par Guimarães.

O general Silveira havia tido um pequeno encontro com 💌 inimigo a 11. Elle entron immediatamente em Amarante depois da sua evacuação e pouco antes do grosso do exercito. O marechal general tinha feito o seu primeiro ataque sobre o Vouga a 10, e avançando com rapidez bateu o inimigo a 14 e a 12, fez a accão brilhante de passar o Douro no Porto em presenca do inimigo, que elle bateu ainda outra vez, e lançou fora da cidade. Parece presentemente, como eu traha então suspeitado, que o marechal Soult quiz fazer a sua retirada em Castella por Lamego e Beira Alta, e que não sabendo à sua saida do Porto da retirada do general Loison. que commandava a divisão inimiga, que penetrára pelo Alto Douro, elle saiu do Porto pelo caminho de Lamego, sobre o qual tinha feito os seus arranjamentos, e sabendo à sua chegada a Penafiel que nós estavamos de posse de Amarante. ordenou que toda a sua artilheria, munições e equipagens fossem destruidas, e por uma marcha nocturna ganhou pela nossa direita Guimarães, porque infelizmente eu não estava ainda informado da sua retirada do Porto, e posto que rumores vagos correram na tarde do dia 13, eu não fui informado positivamente senão ao meio dia de 14, e no mesmo instante, achando que o mimigo tinha ganhado uma marcha sobre mim, se eu o seguia não tinha grande apparencia de o apanhar, não tendo elle já bagagem, nem artilheria, e marchando desembaraçado de tudo que podia retardal-o. determinei experimentar de me avançar a elle, passando directamente em Traz os Montes, dirigindo o grosso do

exercito a Chaves; e escolhendo, como aquelle dos meus generaes que conhecia melhor os caminhos e o terreno, o general Silveira, augmentei a sua brigada, e dando-lhe a força de mais tres mil homens com alguma cavallaria, lhe ordenei que passasse immediatamente pelo caminho ao longo da margem esquerda do Tamega a Mondim, e directamente a Ruivães, e que se apoderasse por todos os modos de todas as communicações que passavam por Salamonde a Traz os Montes para Mondim, Chaves ou Montalegre. Com espanto men este official me disse que havia já feito marchar a sua brigada para Chaves pelo caminho de Villa Real, e este senhor, que se chamava official e general, estando em o mestro campo commigo, fez marchar uma parte do meu exercitosem meu conhecimento, sem minha licença e sem alguma combinação.

Achando-me um pouco enraivecido com similhante ignocia, elle me segurou que as suas tropas ainda estavam a cuca distancia, e que por um caminho á sua esquerda elle cateria facilmente mettel-as em o caminho indicado.

Depois de lhe ter explicado estas ordens com muita cla-🔍 za, elle me deixou com ordem de levar a sua brigada a ondim ao longo do Tamega, isto era a 14 depois do meio 🔻 ja, e tendo enviado as tropas pelos dois caminhos de Mon-🔳 📺 e Villa Real para as suas posições respectivas, eu parti manhã de 15 para Villa Pouca, onde o general Silveira ve ordem de dirigir-me as suas partes. Não posso exprir a minha admiração achando toda a sua brigada pelo ca-🌁 💌 binho de Villa Real, d'onde eu lhe tinha ordenado de a des-🚩 lar, e sem general, porque elle mesmo para demorar o Immigo tinha ido adiante com os seus ajudantes de ordens. Recebi em Villa Pouca uma carta d'este general, datada da manha de 15 de Mondim, communicando-me a sua chegada áquelle logar, mas não me dizia uma palavra de se achar sem soldados, e que achando que o inimigo se havia ja apoderado de Salamonde, elle ja a Montalegre, e effectiramente para ali foi com toda a força dos seus ajudantes de ordens, mas com que objecto elle ainda me não explicou,

nom en posso adivinhar, porque a sua chegada aquelle logar, achando que o mimigo, em logar de se dirigir directal mente a Chaves, para ali vinha, elle montou ainda nos seus cavallos, e tornou a estabelecer-se sobre o caminho de B vães para Chaves, e emfim en lhe ordenei que juntasse suas tropas o melhor que podesse em Ardões.

Nunca jamais julguei que fosse possivel uma conducta := milhante: mas eu a não podia attribuir senão a uma igue rancia militar espantosa para que um brigadeiro sem order fizesse marchar o seu corpo, e depois o mandasse por me caminho opposto ao que se lhe havia ordenado, e alem d'isti o não acompanhasse, e sabendo-se agora o que é conhecide? a todos, é visivel que Soult deve o escapar-se em muita parte ao general Silveira, porque elle tendo chegado em a manhã de 15 a Mondim, se houvesse tido commigo as suas tropas não teria havido difliculdade em chegar a Ruivães no mesmo dia; mas suppondo que tivesse chegado a 16, sabemos positivamente que a retaguarda do inimigo foi atacada e batida pelo marechal general da parte do Minho a Salamonde ao anoitecer de 17, e que o mesmo Soult ali passou n'este dia, e que assim, se o general Silveira houvesse chegado a 16 e mesmo a 17 com a sua divisão, conhecendo o terreno, uma creança não poderá duvidar que haveria sulo impossivel à major parte do exercito inimigo o haver-se desembaracado d'estas passagens a tempo de se escapar ao exercito do marechal general, que o perseguia de tão perto, que um grande numero do inimigo era obrigado a lançar fóra as suas armas; e o mesmo ajudante de ordens, o major Ware, que eu tinha mandado adiante do general Silveira para ajuntar as ordenanças, para destruir as pontes e fazer toda a resistencia possivel, havendo cortado o principal, é claro que por onde o inimigo era obrigado a passar um batalhão de caçadores haveria bastado para o embaraçar. Mas, como já disse, o general Silveira atravessou o paiz sem tropas. O tempo è verdade que era terrivel, e teria impedido às suas tropas o chegarem tão depressa como teriamos desejado; mas elfas poderiam ter chegado certamente a 16, ou

mais tarde a 17. O mesmo tempo impediu a chegada das juhas tropas a Chaves tão depressa como eu esperava, e 17 a vanguarda do inimigo entron em Montalegre; e co becendo então um pouco mais o caracter de official do geral Silveira, eu lhe mandei por escripto a ordem mais poliva, que por qualquer pretexto que fosse elle não devia postrar-se em Montalegre, ou sobre o caminho que conduta d'este logar a Ginço, porque achando pelas minhas informações, que não podia esperar o apanhar o inimigo antes que me achava sobre a sua direita, esperando ainda por um caminho mais curto apanhal-o em Ginço.

O general Silveira me respondeu que elle obedeceria às unhas ordens, mas infelizmente uma hora depois, vendo ne a vanguarda do exercito inglez se approximava, e que o umigo tinha passado Montalegre, elle se avançou com toas suas tropas a este logar, e quando a minha ordem degon a Ardões, para que elle marchasse a S. Million para le se unir a mim, nem elle, nem as suas tropas poderam nais ser achadas, e eu perdi o total da sua divisão; e o inibugo, achando-nos sobre a sua direita, em logar de tomar o rande caminho para Orense por Gingo, voltou por um carril de montanha à sua esquerda, e se contentou de mandar a lanco uma partida de cavallaria de observação, que fugiu rom a nossa chegada, e achando as minhas tropas inteiramente cansadas, e que não podia mais impedir o inimigo de wssar do Minho a Orense, e o marechal general informande-me que elle deixava de o perseguir, eu fiz a 24 entrar m Portugal as minhas tropas, mandando cavallaria á ordem to coronel Talbot, inglez, a perseguir o inimigo perto de Prense, que fez uns emcoenta prisioneiros.

Assum acabou a primeira expedição que tive a honra de over com as tropas de sua alteza real, e não posso deixar e louvar as boas disposições de todas as tropas e os seus rdentes desejos de se medirem com os inimigos, posto que ao posso encobrir que ellas não estavam inteiramente tanto prova contra o mau tempo que este as abatia com muita facilidade. Mas ellas eram tropas novas, não tinham suminto acostumadas ao man tempo: mas d'isto as tropas curam facilmente.

Senti muito por esta causa de ter que reprehender a lo gada do Algarve, porque a minha chegada eram as univeropas que achei com alguma especie de disciplina, e elle eram sempre subordinadas. Eu tinha commigo n esta expedição os marechaes de campo Bacellar e Lopes de Sousa; e major general Tilson; os brigadeiros coode de Sampano. Silveira, cavalleiro Wilson e Mousinho: e à excepção do brigadeiro Silveira, tive occasião de me louvar de todos, e mesmo d'elle em alguma cousa, e o que elle fazia de mau, por mais singular que isto pareça a militares, deve ter sido por ignorancia, não tendo jamais operado com grandes exercitos, e o seu patriotismo, a sua honra, a sua actividade e desepes pelo serviço do seu principe tinham sido plenamente provados pelas suas acções e sua conducta em esta ultura invasão do inimigo.

Depois que os negocios do norte se terminaram, deixando toda a cavallaria que me acompanhava em Traz os Montes para se refazer das suas fadigas, vendo que tomando-a de repente para voltar ao Tejo teria sido interamente acrumada, e deixando também para a protecção de Traz os Montes a brigada do Algarve, o regimento de infanteria n.º 11 e o sexto batalhão de caçadores com quatro on cinco mil indicas encorporadas, o resto do exercito tomava o caminho para voltar ao Tejo e para as portes de Castello Branco, a tim de cooperar com o marechal general contra o exercito do marechal Victor, que se achava então sobre o tigadiana.

A principal parte das tropas de linha portuguezas que haviam sido deixadas sobre o Tejo, unidas as tropas inglezas debaixo do commando do major general Mackenzie. Unham sido, quando o miningo se approximisi de Acantara, mandadas para as passagens das mentantias por traz de Castello Branco, e a minha chegada a Atrantes, aonde estava o marichal general, a maior porte « romas em Castello Branco; e emquanto e miningo « o coservava sobre o Guadana, mi que ali um prospecto de lhes cortar a sua retirada por Almaraz e Arcebispo se tinha arranjado que, logo que o exercito
inglez estivesse prompto a marchar de Abrantes, onde elle
se tinha reunido por haver o marchal general cedido aos
desejos do general Cuesta para se lhe unir perto de Badajoz
ou de Merida, para fazer um ataque combinado contra o initinigo, eu deveria ao mesmo tempo marchar com as tropas
portuguezas e uma brigada ingleza, ao todo uns doze mil
homens, direito sobre Almaraz por Coria e Plasencia, a fazer a diligencia para impedir a retirada do inimigo ao norte
do Tejo, emquanto elle era atacado pelo flanco e frente pelos dois grandes exercitos.

Mas antes que o exercito inglez estivesse prompto para marchar, o marechal Victor, que sem duvida tinha recebido Intelligencia da nossa volta e rennião, tomou o partido de se retirar e de passar o Tejo; e como pouco mais ou menos no Lempo os corpos de Soult e Ney desciam ainda para as fronteri ras do Minho, desejou-se que eu passasse com as minhas tropas ainda uma vez ao norte; e posto que s. ex. as conhe-Ca ra que eu estava sempre convencido que o inimigo não Contaria tornar a entrar em Portugal por aquella parte, a não ver uma mudança consideravel no estado das cousas dos (lois lados, e alem d'isto como o marechal general não penva que nos podessemos, depois que o inimigo repassou o Tojo, ser de grande serviço ao sul, onde estava uma força Consideravel que formava o seu exercito e o dos hespa-\*\* La ces da Extremadura e da Mancha, en puz as minhas tro-Das em movimento para o norte, dirigindo-as em duas co-Itarinas por Coimbra e Guarda, a fim de as encaminhar ou Minho ou a Traz os Montes, aquella que fosse mais verosituilmente atacada; porém vi bem depressa o que eu tinha Sernpre predito, que o marechal Soult queria penetrar em Castella, e eu fiz alto ás minhas tropas em as suas primeiras Posições de Coimbra e vizinhanças da Guarda, tendo dirigido expressamente duas brigadas do brigadeiro Campbell e cofonel Lecor para a Guarda e Pinhel, e foi então determinado que en entraria em Castella e tomaria uma posição em

quammer parte sobre o Agueda, on sas vensianças de l'ante llestrigo; e tendo vindo a Liston para ajustar os ramamentos necessarios, en a dester a 13 de julho para mencaminhar a Almerda.

E a tialliza, estado interramente evariada, tanto pelo marechal Ney, cumo por Soult, haverdo-se todos reunido natiastella, ordenes que se unassem de Traz de Ventes as tropas que ali havia decasio, infanteria de linha, caçadores e
cavallaria. A cavaltaria, cinco esquadrões, detamo das oriens do code de Sampasa, ho a unica que tinha para acom
panhar o meu exercito, sendo pouco mais ou menos sercentos cavalles, e o carde mas carátaria em minto boa
ordem. Não posso dizer interramente em quanto ao adiantamento da disciplina das tropas que ali havia deixado, considerando o tempo que ali haviam tido de descanso.

A minha chegada a Almeida, e como o doque del Parque me instava para que entrasse em Castella, julgues antes de acommetter, ainda que fosse a minha intenção cutrar em Castella, de lhe mandar o meu quartel mestre general, o correlel de Urban, para lhe perguntar que cooperação elle nos podia fazer, e que se elle podesse dar-me cavaltaria, en me arriscaria a tomar uma presção em Tamames, atraves da planicie e ao lado das montanhas, sobre as quaes passa o caminho de Castella a Velha por Banhes para a Extremadura, que teria ficado então à minha direita.

En tinha antes da timiha partida de Lisboa escripto ao marquez de la Romana para arranjar uma cooperação com elle; e como a sua força era de quinze a vinte mil bomens, e fazendo-se unir pelo general Ballesteros, que se achava então nas Asturias, elle podra ajuntar-lhe dez mil homens, en the lembrei se não seria bom elle tomar uma posoção na vizinhança de Carvajales, que igualmente cobria a Galliza e Traz os Montes, e ameaçava benevente e Astorga, e dava conveniencia para que nos cooperassemos.

A minha chegada a Almeida en lhe communiquei a junição do meu exercito e os meus objectos, e lhe repeti os meus desejas de que elle se estabelecesse em algunia parte viziohança de Carvajales; e em uma carta da data de 22 julho, da Corunha, me respondeu que elle concordava antingo, e que em poucos dias se poria elle mesmo em ucha, e que o grosso do seu exercito estava em Villa franca; mas infelizmente elle retardou esta operação, e não la senão pouco mais ou menos a 8 de agosto que elle mesmo pensava deixar a Corunha, depois da informação que en la communiquei da gloriosa batalha de Talavera, ganha pelo marechal general.

Au coronel de Urban o duque não offereceu difficuldade, o u julguei que não tinha mais que fazer senão de concertar om s. ex.4 os arranjamentos para o numero e natureza da ua reoperação, e por isto passei a fazer-lhe uma visita em Edade Hodrigo; mas quando eu queria que s. ex.ª especifiasse o que poderia fazer a cavallaria e infanteria, e desejava aber a natureza precisa da cooperação, a qual eu devia sperar elle não quer iafallar senão geralmente, e emlim uando en o apertei, e lhe mostrei que sem estar certo da precisa assistencia que elle poderia dar-me, eu não poderia leadir-me onde me estabeleceria, elle confessou que não pigava poder dar-me cousa alguma, mas que elle consultaia os seus majores generaes de infanteria e cavallaria; e ono en desejava voltar a Almeida, elle prometteu de me landar ali a sua resposta, a qual elle fez, e pela qual me lostron que não podia ajudar-me com um só homem de inlisteria ou cavallaria. Assim, não podendo sem o maior risco ver uma marcha de tres dias através de uma planicie para degar a Tamames (em si uma boa posição), onde o inimigo ra tão superior em cavallaria, eu determinei estabelecer-me bbre o Agueda, onde tinha uma posição excellente, e d'ali Funt o men exercito, e guiar-me depois pelas circumstanlas, tomando vantagem de todo o tempo que eu ficasse lesta posição para disciplinar as minhas tropas, o que foi un dos objectos da minha reunião; e esta posição tambem e dava a vantagem de receber de Portugal com facilidade bilos os fornecimentos precisos sem os expormos a perder.

Eu não tinha feito entrar n'este campo senão tres brigadas

de infanteria e a cavaltaria de codo de Sampaio, quando unmigo, que se havia reunado en loga em Salamanca, pri cipion a marchar pela sua especiala sobre Alta de Torme e en julguei que elle quizesse passar por Avda para as vizontanças de Madrid, pois que tinha rasão para acreditar que os exercitos de Victor e Sebastiam lhe teriam pedido socorros; mas de repente elle passa para Plasencia por Banhos, afugentando sem resistencia um corpo bespanhol que ali se achava.

Sobre esta marcha do inimigo eu me determinei no mesmo instante de o seguir, ainda que todas as minhas tropas não haviam chegado com a esperança de fazer alguma diversão em favor do marechal general, a quem ao mesmo tempo eu despachei informação do movimento do inimigo: mas a primeira noticia que elle recebeu foi da sua chegada a Plasencia, o que o determinou, combinando com a pouca assistencia que elle esperava do exercito hespanhol a passar o Tejo na ponte do Arcebispo: e tendo posto em pratica esta resolução, e julgando-me ainda perto de Almeida, elle me mandon dizer que voltasse a Castello Branco para defender as passagens, no caso que o inimigo tentasse alguma cousa contra Portugal.

Mas como eu sabia que uma força consideravel de tropas inglezas marchava então para se unir ao marechal general pelo cammho de Castello Branco e Coria, eu continuei na minta determinação de marchar pelo passo de Perales, e de descer para a planicie em Moraleja, para me unir com o corpo inglez, commandado pelo major general Lightburn e o brigadeiro Crawford.

Antes de emprehender esta marcha o duque del Parque me havia promettido viveres em abundancia, e mettia mesmo commissarios hespanhoes, e também officiaes em cada uma das mobas columnas para ver que nada thes faltasse, más, comtudo, nos fomos muito mal fornecidos; e finalmento, atem de serom as ordens do marechal general que en me rotrasse de Meraleja e tarra, e que entrasse em Portugal, en baxa sido obrigado a fazel-o por falta de viveres.

Comecei, pois, a minha marcha de perto de Almeida, e Lendo chegado a Gate, Perales e Acebo, antes que a columna ingleza tivesse chegado a Zarza, guardei aquella posição das gargantas das montanhas ate que ellas ali tivessem chegado, e então, tomando o commando do todo, sendo pouco rnas ou menos dezoito mil hómens portuguezes e inglezes. eu desci a Moraleja com o evereito portuguez, occupando Cona, d'onde lauramos fora os francezes, deixanda em Zarza a força ingleza até que eu podesse saber do marechal general se elle desejava e como è que pos podiamos cooperar com • He; mas achando-se também obrigado por falta de viveres ele se retirar da sua posição sobre Almaraz, elle continuou desejar que eu me retirasse para Portugal, e assim, se-Sando as suas ordens, a infanteria começou a sua retirada I Para Zarza a 14 à noite, a a cavallaria occupou os mesmos lestos avançados que ella tinha ganhado até à noite de 15, 'A wando, segundo as minhas ordens, ella se retirou tambem, la To nos dando o inimigo inquietação alguma, e contentan--se de occupar cada logar quando nos evacuavamos.

Eu tive grande rasão de estar satisfeito n'esta occasião s tropas que tinha às minhas ordens, e estou persuadido ne se ali tivesse havido occasião, ellas teriam bem feito a obrigação contra o inimigo. Ellas mostraram a melhor intade e desejo; e a cavallaria, que esteve por espaço de guns dias à vista do inimigo, tinha ainda melhor occasião se mostrar do que a infanteria, e ainda que algumas vese estivesse na frente de numerosos inimigos muito superoses, nunca jamais deixou os seus postos e sempre se onservou firme, e o inimigo, vendo esta firmeza, se retirou onstantemente. Eu estava muito satisfeito, e não duvido que na primeira occasião que se apresentar as tropas d'esta nação se mostrarão dignas dos seus antepassados.

Vendo que o inimigo, depois da minha entrada em as nossas fronteiras, não tinha intenção alguma de as inquietar, e deixando em Castello Branco o brigadeiro cavalleiro Wilson, que se me havia unido do interior da Hespanha, havendo sido cortado do marechal general com quem elle Sendo obrigado a fazer as reducções pedidas em a cartade v. ex.º de 17 do corrente em um tempo muito limitado, conhecer-se-ha que nem as observações sobre o que era, o que é ou o que falta para aperfeiçoar a disciplina, não serão perfeitas, nem completas, nem a relação das operações terá sido dada com o detalhe que um mais longo tempo teria permittido: mas parece-me esta última tanto quanto é desejado pela carta de v. ex.º Não succederá, contudo, o mesmo pelo que respeita ao progresso da disciplina, e será muito difficil sobre isto o dizer tudo o que é necessario, por ser uma campanha em que não achánios o seu caminho senão marchando.

Quartel general de Lisboa, 21 de setembro de 1800. == William Carr Beresford, marechal commandante em chefe.

### DOCUMENTO N.º 65

(Citado a pag. 273)

Officio dos governadores do reino participando ao principe regente as occorrencias do tempo

Senhor: — Pelo navio Sapateiro tivemos a honra de pór na real presença de vossa alteza as nossas contas n.ºº 7 e 8, em datas de 15 e 17 de março. Aproveitamos agora a partida d'esta fragata ingleza para dar conta a vossa alteza real do que tem occorrido depois.

A praça de Chaves rendeu-se a 12 de março sem fazer defeza, ficando ali prisioneiros, alem de um consideravel numero de ordenanças, algumas companhias dos regimentos

de linha e de milicias de Traz os Montes. O exercito do marechal Soult, deixando em Chaves uma guarnição de mil e Quinhentos homens pouco mais ou menos, dirigiu-se com todas as suas forças a atacar a provincia do Minho, e pela retirada dos corpos do brigadeiro Silveira para Villa Pouca Leve o inimigo a facilidade de se apoderar logo de Montalegre e suas alturas, e no dia 15 dirigiu-se para Ruivães e Sala monde; e apesar de estar aquelle passo guarnecido à proporção da tropa que havia, não encontrou a resistencia que □ via esperar, e forçada aquella passagem se encaminhou Para Braga e Guimarães. N'estas circumstancias foi assassilea do em Braga no dia 17, em um tumulto popular, o tenente general Bernardim Freire de Andrade, e em diversos outros gares a major parte dos officiaes que compunham o seu \*Stado maior. O povo arvorou o coronel barão de Eben para romandar o exercito, que se compunha de cousa de mil hotorns de tropa regular e vinte e tres mil de ordenanças, dos 111 aes só cinco mil tinham armas de fogo. No dia 20 appareo inimigo avançando rapidamente em tres columnas. Fez-se alguma resistencia, mas inutilmente, pela sua grande ser perioridade em tropa de linha, e particularmente cavallana. D'estes acontecimentos dá conta o dito barão no seu officio n.º 1.

O mesmo espirito de anarchia e insubordinação, manifesta do em Braga, se desenvolveu mais fortemente na cidade Porto, onde no dia 20 e nos seguintes foram assassinados desembargador dos aggravos Antonio Luiz de Sousa Leal, tenente coronel João da Cunha de Aranjo, o brigadeiro Luiz de Oliveira, e se commetteram outras atrocidades que se referem na conta n.º 2 de alguns dos ministros d'aquella relação que chegaram a Lisboa. O governo, que tinha sido informado da tendencia do povo para similhantes desordens e dos pretextos com que ellas se praticavam, publicou os tres decretos n.ºº 3, 4 e 5, e posto que por toda a correspondencia do tenente general Bernardim Freire, e pelos seus serviços, honra e probidade reconhecida, esteja certo que o grito de traição espalhado contra elle não foi senão

o brigadeiro Silveira, aproveiti voraveis, passou a atacar Chave 20, e por capitulação no dia 20 que se tinham acolhido os reste das contas inclusas (n.º 7), e por chava sobre a retaguarda do ini carta que agora se acaba de mostra que elle ainda se conse rige a embaraçar a passagem p batalhões na ponte de Cabrez e

O inimigo, tendo avançado co cas, que se suppõe não excede homens sobre o Porto, se apode dia 29 de março, não permittini ção em que se achava, e que tin cipio da restauração, que se tira extraordinarios que tinha para em munições e defensores, ou parte dos seus habitantes; e foi do, que nem ao menos evitaran francezes, os quaes no mesmoportantes posições da sua mar alem das tropas que ali se acha tes vezes ao general em chefe se the enviassem mais alguns so comtudo, difficil e perigoso pel

metra vez a requisição n.º 8 da camara do Porto, em que pedia estes soccorros, deu-lhe a resposta n.º 9, e dirigin marechal Beresford o aviso da copia n.º 10, a que o dito pechal deu a resposta n.º 11, verificando os successos desacadamente o acerto dos raciocinios do mesmo marechal.

As cartas e relações (n.º 12) que hoje se receberam do egadeuro Victoria, confirmam o que se acaba de dizer, e mais uma prova da insubordinação e falta de disciplina da opa, e pot isso pareceu conveniente deferir a representajo (n.º 13) do marechal dos exercitos, sobre a necessidade ser auctorisado para mandar executar promptamente as intenças dos conselhos de guerra. O temporal que honvo sobre dos que precederam e se seguiram ao da tomada da cijote do Porto embaraçaram, segundo se entende, que saismos navios que havia n'aquelle porto, e suppõe-se que mam em poder dos francezes todas as riquezas da cidade, ne u elles se achavam embarcadas. O bispo escapou-se, e legou tambem a Lisboa em um hiate da Figueira. Também paparam alguns officiaes e a caixa militar, que está em cajodo para esta cidade.

A insurreição que o general Bernardim Freire tinha proovido na baixa Galliza, e o brigadeiro Silveira com o marrez de la Romana na parte alta, vae progredindo do modo sais satisfactorio, tendo-se já rendido Vigo, aonde se fizem and e trezentos prisioneiros, esperando-se que brevecate aconteca o mesmo a Tuy, aonde as poucas forcas que o se acham consta estarem já em extremo aperto por doen-🌣 e falta de viveres, e sendo quasi geral a insurreição em di a Galliza. Para Vianna mandaram-se por mar municões e mberro para apoiar os esforços das tropas que ali se acham dos habitantes d'aquella parte da provincia, que parece esr ammada dos mais leaes e valorosos sentimentos. O geneomarquez de la Romana, pela copia da carta n.º 13, estava 28 do passado em Ponferrada, tendo-se reunido com as trois das Asturias e obtido alguns successos de pequena monta. Da parte das fronteiras da Beira os corpos françezes que se achavam, e não consta excederem por ora a sete mil

Departs the property of the second of the se ough control as the arrest the four times required by THE THE RESIDENCE THE SHAPE OF THE BEST OF THE PART OF that we want this will promit to the other was a second with all filled the fire to me to be out as a for early new collection the land are recognized to the first to with the state of - conformed the secondary this should be to se millione parts or motion to a fine on a faring to be a information in a factor of the contract of the provide Statistics to translate their provide a serie fragging we not "in this engine a give a School to The chief of Frankling Mill H Se beiten Diewent thems a tent of most small a continued them the Colonia of the site that the the the tento King Contract the contract of the best of the best 1 14 He is a se the state of the section of the sec there, she for state a Contract of the state was transporter to began the occupant to the transport of the rest oil parte to be part in organization.

A mante ella e mente pare non posserso de temo elle en multire entre e especial de les multire entre e en 7 de abril de 1800 - Conde Menterro Mes = Francisco la Candos e Meneter - D. Francisco La ries de Novada = Capaciano Roberto Frestre == D. Majuel Perrira Francisco Latinato Salter de Mendemen.

### DOCUMENTO N.º 65-A

ititade a par. 273

Officio dos governadores do reino proseguindo nas informações ao principe regente

Depois dos ultunos acontecimentos que tivemos a tioma de levar à presença de vossa alteza real pela cartir de 12 de abril do corrente anno, participando ter-se o immigo apoPerado da cidade do Porto e da passagem da ponte, acrescentaremos agora que elle avançou corpos até ao Vouga, enviando outros para a parte do Luna. Estes, tendo-se assembureado de Ponte de Lima, passaram a Valença, praça que se lhe enfregou sem resistencia, é o mesmo praticaram Vianna e as outras terras d'aquella provincia. O marechal José Antonio Botelho de Sousa e Vasconcellos, commandante das forças que guarneciam aquellas fronteiras, tentou defender Ponte de Lima, aonde já tinha estado, e d'onde se returara para os Arcos; chegando, porém, quasi ao mesmo tempo que os francezes, apenas fez alguma opposição á passagem da ponte. As suas tropas dispersaram-se, e agora consta que, fazendo um rodeio, se foram reuniraos corpos com que o brigadeiro Silveira defendeu a passagem do Tamega.

Os immigos, aproveitando-se d'esta circumstancia, reuni-Fam ao seu exercito no Porto as tropas que haviam deixado Tuy debaixo do commando do general La Martinière, Moentes em grande parte, e que tinham estado a ponto de se renderem pelos ataques obliquos que lhes fizeram os gallegos, apoiados por alguma pouca tropa e ordenancas da borda do Minho, com que o tenente general Bernardim Freire conseguira excitar uma completa insurreição n'aquella parte da Galliza. O brigadeiro Silveira, depois de recuperar Chaves e o forte de S. Francisco, fazendo prisiobe ira a guarnição franceza que ali tinha ficado, adiantou-se Para a parte do Minho com o fim de incommodar a reta-Suarda de Soult. A pouca resistencia do Porto o obrigon bean depressa a limitar-se à defensiva, conseguindo, comto, embaraçar aos mimigos a passagem do Tamega na Pronte de Amarante até ao dia 2 do corrente, em que estes seguiram apoderar-se d'aquelle ponto mais por surpreza The por forca. Os francezes, conforme o seu costume, prin-O Diaram logo a fazer circular gazetas e proclamações, de Que enviámos as que nos téem chegado à mão.

A 22 de abril chegou o general sir Arthur Wellesley, desunado para commandante em chefe do exercito de sua magestade britannica. E parecendo que conviria a todos os respectos confiar-lhe a direcção geral dos exercitos combinados, e que não seria decoroso para o exercito portugua que elle na simples quabidade de tenente general ao servicio britannico houvesse de commandar o general Beresford.

quem se havia dado a patente de marechal do exercito, para gâmos indispensavel confiar-lhe as honras de marechal e eneral dos exercitos combinados, para o que se expedit carta regia da copia n.º 3. Esta nomeação parece satisfaze completamente a opinião publica, que com muita justiça el tem aqui pronunciado favoravel à merecida reputação de estre general, e que elle recebeu com o maior apreço, como collige da sua carta n.º 4 ao secretario do governo, D. More guel Pereira Forjaz.

O ministro de sua magestade britannica anomación mesmo tempo a resolução de estender até vinte mil home o numero das tropas portuguezas, a que, conforme as orde da sua corte, estava auctorisado para pagar, fardar e arme Chegaram também mais de Inglaterra dez mil armament completos, e varias munições e reforços de cavallaria.

O marechal Beresford, que já antes da chegada do genral Wellesley estava em Thomar concertando com o tenente general Cradock os meios de avancar contra o marecha> Soult, e de restaurar o Porto e as provincias do norte, vema Lisboa conferir com o general Wellesley, e tendo convencionado com elle deixarem sobre o Tejo uma forca sufficiente para cobrirem a capital e impedir a passagem d'aquelle poa qualquer corpo que o marechal Victor pretendesse destacar do exercito da Extremadura com destino de empecer as operações do norte do remo, ajustaram marchar o general Beresford por Vizeu a Lamego, e o general Wellesley directamente de Combra ao Porto, misturando e interchassando as tropas portuguezas com as inglezas, o que tem produzido os melhores resultados, não só por ser o modo de supprir a talta de experiencia d'aquellas, como por introduzir uma emulação louvavet e provedesa entre umas e outras. Onanto a distribuição das tropas portuguezas o officio do mesmo matechal (o. 5) a explica,

Propondo se o capitão de nuhcias, Antonio José Vianna, cial de reconhecido merecimento, sublevar na relaguarda marechal Soult a provincia do Minho, onde já tinha serse com munto prestimo e distincção, se mandou d'aqui lea conterir em Thomar com o marechal Beresford, que o cigiu para Traz os Montes. Este official, juntamente com bio Baptista de Almeida, outro official nosso que muito se stugoin na Galliza, juntaram na villa de Barcellos no prinção d'este mez as tropas dispersas que por ali havia, e com las e as ordenanças fizeram importantes diversões ao inigo.

O marechal Beresford chegou com effeito a Lamego a 8 maio, e conseguiu não só embaraçar que uma divisão Sumandada pelo general Loison entrasse no Peso da Reha, para onde marchava depois que forçára no dia 2 a pasgem da ponte de Amarante, mas fazendo-o atacar pelas visões de Bacellar e Silveira, o obrigon a retirar-se, e esmo a evacuar Amarante, de que se apoderou no dia 12. O general Wellesley, tendo atravessado o Vonga na maha do dia 10, foi perseguindo e batendo os corpos inimigos ue estavam ao sul do Douro, e apresentando-se defronte da dade do Porto na manhã do dia 12, apesar de haverem os imagos queimado na vespera a ponte, e defenderem a pasagem dos nossos, a effeituou com o maior valor e felicidae, obrigando os inimigos a abandonarem a cidade, e a rerarem-se precipitadamente para Vallongo, com perda de astantes mortos e prisioneiros. Este general fez perseguir mimigo no dia seguinte para as partes de Braga e Guimales, e avison o marechal Beresford para que fosse occupar passagens do Minho para Traz os Montes ou Galliza, por ide o mimigo provavelmente se poderia querer escapar. as como este tinha ganhado algumas marchas, e só cuiva em salvar-se, sacrificando artilheria, bagagens, etc., de conseguir evadir-se, seguindo o caminho de Salamon-Ruivães e Montalegre para Guinço, Albariz e Orense, penas a sua retaguarda póde ser alcançada pela yanguarda gleza, que lhe causon bastante destroço. Os officios do mamo nas guerras barbaras dos pou à sua ambição devastador dos os baveres particulares e o o dos orphãos; arrumon toda munições de guerra: povoaçõe urbanos e de predios rusticos milhares de cidadãos perderar blica e os objectos do culto for invasão como quando evacuara teram as mais crueis barbarida terrivel desengano do que devid dor d'estes seus pretendidos pri sequencias da insubordinação d

O marechal Victor, que se ti em frente do general Cuesta, a a divisão do general Montpelit, de Salamanca ameaçava primeñ tronteira da Beira Alta, abando posições alem e áquem do Gua em Merida e Truxillo algumas p das, e se approximou por Caó Brozas a Alcantara, cuja villa é se achavam apenas um batalhão leal legião lusitana, o regimente tera mil homens, cincoenta ca e seis peças de artilheria, tudo

perda que o regimento de milicias soffren indica que elle pocorren ignalmente para aquella defeza, e que se não aportaria tão mal como parece indicar a dita relação, soa e o que se tomarão informações mais circumstanciadas.

O munigo depois d'isto fez avançar algumas partidas, que attaram nas povoações da fronteira da Beira Baixa, e avanm outras até Valencia de Alcantara; porém agora consta se biára outra vez para as partes de Malpartida, Torre de Velviz, Moinhos do río Cacilhas, etc., abandonando novamute Alcantara, que se mandon outra vez occupar.

Parece que o objecto de Victor n'este movimento foi fazer na diversão favoravel ao marechal Soult, que em parte deixou de produzir o seu effeito. Julgâmos que o genea Wellesley tentară agora alguma operação combinada m Cuesta contra este corpo, que conforme o mappa n.º 9, 🕠 🖟 minterceptado, não excede a vinte e nove mil homens. muto para sentir que não fosse possivel aprisionar o corpo a que Soult invadiu o Minho, e que a divisão de Victor moracasse que aquelle não fosse perseguido mais longe a taltiza, não só pelo mal que ali pode causar, embaraado os esforços com que os gallegos principiavam a orgaou novos corpos, como pelo perigo que ameacava, reudo com o corpo de Nev, ás nossas provincias do norte. aistiva que este ultimo se achava muito reduzido, e que wa marchado para Lugo, para onde se dirigia a atacal-o marquez de la Romana, que tendo batido e aprisionado guns corpos francezes destacados, se havia reunido ultiamente com o exercito das Asturias; mas é agora de repar que seja obrigado pela superioridade do inimigo a biscar outra vez ali um refugio.

A guerra da Allemanha tinha obrigado Buonaparte a retir da Hespanha varios corpos e generaes, e a situação de plos os que n'ella existem será mui perigosa se se conseair bater completamente ou aprisionar algum d'elles pela apersão em que se acham. A posição e forças d'estes coramb, tanto quanto nos consta, são as seguintes, não tratando la Catalunha e Aragão: Ney na Corunha e Ferrol, e parte septentrional da Galliza, com dez on doze mil homens: So que agora passon para aquella provincia, poderà ainda quatorze mil: Victor na Extremadura vinte e nove mil: bastiani na Mancha com doze on quinze mil. Diz-se que imarchava de Aragão com dez ou onze mil. Na Castella forças que ignorâmos, mas que não suppomos consuleraveis, e apenas sufficientes para segurar as suas communicações. Pela ausencia do marechal Bessières, que se achavem Valladolid, ficon commandando o general Kellermano como se collige das cartas (n.º 10) que foram interceptadas, de que, comitudo, não temos os originaes.

O exercito do general Cuesta, e o que cobre Audaluzia na parte da Mancha, e que é commandado pelo general Venegas com dependencia d'aquelle, consta terem-se reforcado consideravelmente.

Aproveitando a occasião que nos offerece a partida do guarda-roupa de vossa alteza real. Bernardo Jose de Sousa Lobato, fazemos chegar ás mãos de vossa alteza real o copiador do general Junot, que lhe foi apprehendido com outros papeis da sua secretaria junto ao Cercal pelas avançadas do exercito do general Bernardin Freire de Andrade, que commandava o major Sebastião Pinto de Araujo Correia, quando o mesmo general Junot passou por ali em direttura a Torres Vedras para dar a batalha do Vimeiro. Tomámos a precaução de tirarmos copia, que remettemos a vossa alteza real por segunda vía, para mais cautela.

Igualmente levamos à presença de vossa alteza real os officios que pela secretaria do governo da repartivão da guerra se expediram ao tenente general Bernardim Freire desde que o encarregâmos do commando das tropas destinadas à defeza das provincias do norte, a correspondencia do mesmo general e outros documentos, que julgâmos conveniente fazer chegar ao conhecimento de vossa alteza real pelas copias n.ºº 11, 12 e 13.

Acerca da carta regia de 14 de janeiro, na parte em que se ordena sejam passadas na America as patentes, já expomos em geral os inconvenientes que nas actuaes circumkurcias podem resultar da execução e publicação d'esta orlem, e por isso se suspenden até nova resolução de vossa dieza real, remettendo-se entretanto a lista dos officiaes promovidos por este governo desde o sen restabelecimento gue téem já as suas respectivas patentes (n.º 14). As patenle que estavam já lavradas para que vossa alteza real se une assignal-as, se assim o infgar conveniente (n.º 15). as nomeações (n.º 16) que se fizerem depois de receber-📠 as ordens de vossa alteza real, e de que se não expedi un patentes aos promovidos sem resolução de vossa alteza rat, mas se mandaram servir e cobrar soldo, não obstante i lalta de patentes, sendo impraticavel que nas presentes comistancias se demorem o exercício e soldo dos officiaes não mezes, como seria preciso, se as propostas houvessem 🖟 ir à America, mas nem dias, à vista de circumstancias tio imperiosas, que até foi preciso conceder-se ao marechal leresford a faculdade de promover logo como recompensa os officiaes que se distinguissem nas acções. Espera o goemo que vossa alteza real se dignará reconhecer n'estes abitrios quanto respeita as suas reaes determinações, commando-as do melhor modo possível no presente éstado de ousas com o primeiro objecto da sua responsabilidade, que <sup>en d</sup>efeza e conservação d'estes reinos.

Pelo que pertence à carta regia de 9 de janeiro, relativamente à admissão de um general estrangeiro, lisonjeia-se muto o governo de ter prevenido a este respeito as determinações de vossa alteza real, pedindo a sua magestade lotanuica, pela intervenção do seu ministro n'esta capital. Lur. Vilhers, um general da sua escolha, não lhe sendo posseel fazel-o, como se lhe recommendava na dita carta regia, leta intervenção do ministro de vossa alteza real em Londres, em rasão da demora que houve na resposta dos principos officios que este governo lhe dirigiu, e urgencia das acumistancias, que não admittiam delonga em materia de lato momento para a defeza do estado. Alem do general receu conveniente admittir ao servico nos differentes cor-

pos alguns officiaes inglezes, o que se tem já praticado 🗸 atitidade reconhecida.

Fica este governo sciente, pela participação que lhe fazzonde de Linhares em aviso de 11 de janeiro, dos officiales que vossa alteza real foi servido confirmar nos postos a 100 este governo os havia promovido, assim como dos officiales do ultramar que vossa alteza real se dignou despachar pos corpos d'este reino, us quaes entrarão nos exercicios correspondentes tanto que aqui se apresentarem. Julga, prem, do seu dever ponderar a vossa alteza real o mau effeque poderá produzir no exercito a introducção de officia do ultramar, a não serem de um merecimento reconhecido por isso que não tendo a seu favor as rasões que justificar a admissão dos officiaes inglezes, virão a empecer o admistamento dos que aqui estão merecendo á custa de miintos pergos e trabalhos em uma lucta tão designal como esquela em que este reino se acha empenhado.

Quanto ao tenente coronel de artilheria. José Maria de Monra, de que trata o aviso do conde de Linhares de 9 de janeiro, as boas attestações que elle apresenton do ministro de vossa alteza real em Londres, a sua intelligencia e o servico para que se prestou com os melhores desejos, induziram este governo a dar-lhe a graduação de coronel. Elte serviu em Setulial de ajudante general do tenente general Maonel de Almenta, encarregado da defeza da pennisula do sul do Tojo quando se receiava uma immediata invasão no Alendejo pelo exercito da Extremadura. Satisfez um do bem ao os seus deveres, e agora se acha commandando tres britadas de automera no exercito da margem direita do Tejo.

Consta se engente re Luiz bomes de Carvalho, de que rea estra avecada mesma data, não so os serviços que fez a destara da forta de Areno, mas o que praticon no exerciso esta param as do norte vem em sociorro da masta em que este esta misora vem fazendo as funções de meste assar assar a deram mobro a sua promoção e masta esta esta da servido o mesmo emprego en esta esta como da servido o mesmo emprego en esta esta como da servido o mesmo emprego en esta esta como Bagellar.

de Aveiro está completamente aberta, e no día 13 de mez entron ali um comboio de quarenta transportes ofteses com provisões para o exercito do general Wellesley.

sobre a encommenda de varias drogas e utensilios que osa alteza real determina por outro aviso do conde de Lidares em data de 14 de janeiro, que se enviem a fr. Custojo de Campos e Oliveira, expediram-se as ordens necessarias ao boticario Manuel da Lança, na fórma que no mesmo uso se recommendava; mas fazendo este constar pelo requenusado n.º 47 a impossibilidade em que se achava para alistazer a esta determinação, fica-se procurando outro bojuro que possa desempenhal-a.

Expediram-se as ordens convenientes a João Diogo de suros, relativamente aos exames que se devem fazer antes de se concederem os passaportes a José Totti e Lucio Pro, a conformidade do que se determina pelos avisos datados de 8 e 9 de janeiro.

Uca restituido ao emprego de physico mór do exercito o modeo João Manuel Nunes do Valle; demittido o inspector los bospitaes Bernardo José de Abrantes, que já se achava poso, como participámos a vossa alteza real em carta seguida, e o dr. José Pinto da Silva, que estava exercendo comprego, por parecer que era a quem competia, por poconstar que estivesse aposentado.

Deu-se igualmente execução ao aviso com data de 11 de fuero, pelo qual se concede licenca para passar ao Brazil a for Carneiro de Sonsa Pizarro e a Fernando de Magalhães fracro.

Para satisfazermos ao que da parte de vossa alteza real los escreve o conde de Linhares em data de 11 do dito mez, lativamente á organisação do exercito, devemos segurar a losa alteza real que desde o restabelecimento d'este gormo conhecemos e avaliamos a importancia de enviar socoros a Hespanha, objecto de que tratámos logo que foi los ivel, e do modo por que o permittiam as circumstantos os exercitos que se haviam formado nas differentes porneias era um composto monstruoso, que provava sim

and the state of the state of the state of the same of Self parts all report a determination of the set of the said the problem of extensions of the state of the extension of the contract of the your operations to the property of the propert for my for in way - come is expected in the compact of Alerente regimentes, e a numer parte recipias de quin the e de the Bell one - the managerations on harmon teles time est force a specifica que perta sua apportation in country or in a town a compraction this ma larger que prollacompart 25 280 May be of sector corps to described to, e a mand porte debe armados com mon to mas armas e designae follows it is the control of the control of the desired mento não devera cansar admiração logo que se considereque o mico deposito de armas que derxon de existir em poder des francezes ale as momento da sua evacuación deste remo, em virtude da convenção de Lintra, foi o do Porto, e que este mesmo, tendo sido arrombado pelo poso no dia 18 de junho de 1898, ficag reduzido a tal estado que para armar us corpos que d'ali marcharam em sociorre da capital for preciso com muito gesto ir fazendo recolher as armaque se achavam nas mãos de alguns particulares, e ja tão deterioradas, que foi necessario pela maior parte procederse a fazel-as concertar e distribuir à medida que isto se ia praticando.

A excepção de alguns batalhões que vieram do Porto, quasi todos os outros se acharam no mais miseravel estado de fardamento. Finalmente, entravam na composição d'estes exercitos muitos corpos de midicias e outros creados de novo com differentes denominações e sem relação alguna com um systema geral, de modo que a não se principiar, como fizemos, por determinar o numero dos corpos das differentes armas de que devia constar o exercito, fazendo recolher a elles os que o compunham antes da sua organisação, seria um cahos de que não poderia resultar senão a mais perfeita confusão e desordem.

Acrescia a tudo isto que, offerecendo o aspecto dos negocios n'aquelle tempo a probabilidade de que os progresos dos exercitos hespanhoes e inglezes na Hespanha nos arram o tempo sufficiente para organisar com regularidade exercito, sem o que se não poderia nunca esperar nada antajoso para o futuro, se procedeu primeiro que tudo a sta necessaria e indispensavel organisação, recommendada acemo pelos generaes inglezes que aqui se achavam.

A sobredita falta de armas que ainda existe, apesar de se fer procedido logo a fazer concertar, tanto nos arsenaes de fastoa, como nos trens de Elvas, Porto e Almeida, as que e nossos inimigos ali deixaram perfeitamente inutilisadas, pao permittiu que se podesse e devesse accelerar muito o perutamento do exercito, por isso que seria pagar inutilmente gente que não se podia armar, nem fardar. E posto por se fizessem juntar os regimentos nos seus antigos quares, por parecer que esse seria o meio de poder mais romptamente conseguir a reunião dos individuos que os compunham antes da sua desorganisação, o que era indistensavel para formar os quadros dos corpos, teve-se, combido, em vista para o recrutamento a força da povoação do como, procedendo-se ao mesmo tempo a completar, tanto es corpos de infanteria, como os de caçadores.

Quanto ao regulamento do exercito, que já estava quasi completo e impresso, como vossa alteza real reconhecerá dos exemplares que mandámos, suspendeu-se pela considerção de ser mais conveniente na presente occasião adoptar puelle que seguem os nossos alliados, e se adoptou um proposto pelo marechal Beresford, o qual se acha quasi traduzido e se vae imprimir.

Pelo que pertence a fardamentos temos continuado a sernr-nos das fabricas, segundo vossa alteza real recommenda, tosto que ellas se achavam exhaustas, assim como os arseaes, e porque se estão ainda restando grandes sommas trazadas ás mesmas fabricas, tem sido muito vagaroso o bruccimento.

Quanto a milicias temos a satisfação de poder annunciar a ossa alteza real que em toda a parte se tem procedido sem Miculdade á sua organisação, e muitos d'estes regimentos, conformar todas as suas disposições com as soberanas o x-dens de vossa alteza real.

Devenos igualmente por na presença de vossa alteza que o capitão de fragata Estanislan Antonio de Mendonja se acha exercitando o logar de inspector do arsenal da manuto, e que temos dado as providencias e as ordens precisas para que o chefe de divisão Rodrigo José Ferreira Lobo ya tomar o commando da esquadra do Estreito. Estas e outras nomea ções, assum como as mudanças ordenadas na brigada da marinha, são objectos sobre os quaes este governo não receben ordem ou participação alguma da parte de vossa alteza realis a cujas luzes submettemos a ponderação dos gravissmos convenientes que se seguem ao seu real serviço de não este governo o unico canal por onde se communiquem e façam exegutar n'este reino as soberanas determinações vossa alteza real.

A muito alta e muito poderosa pessoa de vossa alteza reguarde Deus muitos annos, como desejamos e havemo mister Lishoa, no palacio do governo, em 31 de maio de 1800. — Bispo Patrarcha Eledo — Marquez Monteiro Món — Francisco da Cunha e Menezes — D. Francisco Nacier de Novomba — D. Miquel Pereira Forjaz.

### DOCUMENTO N.º 65-B

Citado a pag. 273)

Parte official remettida ao governo inglez por sir Arthur Wellesley ácerca da tomada do Porto e perseguição de Soult

Porto, 12 de maio de 1809.

Tive a honra de informar a v. s.ª no dia 7 do corrente que a minha intenção era fazer partir o exercito no dia 9 de Coimbra para expellir o inimigo do Porto. A vanguarda e a cavallaria pozeram-se em marcha no citado dia 7, e tunham feito alto a 8, para dar tempo ao marechal Beresford de che ir a real presença de vossa alteza por mão do seremso senhor infante D. Pedro Carlos, que vossa alteza real ove por tem nomear almirante general. Em cumprimento sta real ordem levámos por mão do mesmo senhor á auora presença de vossa alteza real os inventarios dos armalos da marinha e a relação das embarcações da coroa existica n este reino, em que se declara o estado e destino de la uma, e igualmente o inventario do que se achava empeado a bordo de cada uma d'ellas.

Ao mesmo tempo e da nossa obrigação expor a vossa al-😼 real o embaraço em que se achon o governo pelas par pacoes que lhe tez o almirante bação de Arruda das orne que recebera immediatamente do serenissimo senhor bote almirante general para tomar em nome de sua alteza ol o supremo commando da marmha e de todas as reparços do arsenal, sem que este governo recebesse de vossa tera real as necessarias ordens e instrucções ao dito resato, e particularmente sobre a jurisdicção que compete ao lo barão como delegado do senhor infante, em concorrena do conselho do almirantado e da real junta da fazenda da Somba. Por uma parte vimos que a jurisdicção d estes dois rbunaes é incompativel com o que pretende o dito barão, puo se mostra das duas copias inclusas das cartas (n.º 22) be elle escreven ao secretario D. Mignel Pereira Forjaz. contra parte não tendo este governo recebido ordem de esa alteza real para supprimir ou suspender a jurisdiccão le ditos tribunaes, antes determinando vossa alteza real a biservação de todos os tribunaes do reino, parecia que não viamos umovar a este respeito cousa alguma.

Nesta perplexidade, devendo tomar um partido, considepolo que a mente de vossa alteza real seria de dar ao seresamo senhor infante a mais ampla jurisdicção, suspentodo a que exercitavam o almirantado e a junta da fazenda, axamos exercitar ao barão de Arruda, como logar-tenente mesmo senhor, toda a referida jurisdicção. Estimaremos por este modo acertado com as intenções de vossa alteza 1, não tendo este governo outro maior desejo que o de



Na noite de 11 o inimigo a ponte de barcas lançada sobr causa das operações do mare sasse immediatamente o Dou tinha eu enviado o major ger da legião allemã, um esquad de calibre 6 para procurar la atravessar o rio em Avintes, menos 4 milhas acima do Poquantos se poderam reumir o tamente acima da cidade do

A margem direita do Douri protegida e dominada pelo di do convento da Serra em Villi toa para as nossas tropas do gem esquerda até que ellas l O inimigo não percebeu a nó barque das nossas tropas sen lhão tos bucho. hat Soult. Os nossos sustentaram este ataque muito mente até que foram soccorridos pelos regimentos e 66, pertencentes á brigada do major general Hill, in hatathão portuguez 1, e depois pelo primeiro batado destacamento pertencente á brigada do general R. etc. O tenente general Paget, desgraçadamente, foi fetogo no começo do ataque, e o major general Hill tomou amando d'estas bravas tropas.

pesar dos repetidos ataques dos francezes, nada com conseguiram. Finalmente o major general Murray, o apparecido sobre o flanco esquerdo do inimigo, vindo vintes, onde tinha passado o Douro, e o tenente gene-Sherbrooke, que durante este tempo se tinha aproveida fraqueza do inmigo no Porto para atravessar o rio ogar da ponte da passagem entre a cidade e Villa Nova, o se mostrado sobre a direita com a brigada das guare o 29.º regimento, o exercito inimigo retirou-se na or desordem sobre Amarante, abandonando cinco peças crilheria, oito caixões e um grande numero de prisioos. A perda do immigo em mortos e feridos durante o dicto foi muito grande, deixando alem d'isso no Porto rentos doentes e feridos. O brigadeiro general, o hond C. Stewart, ordenou então uma carga ao esquadrão do de dragões, debaixo das ordens do major Hervey, que mortas vezes atacon a retagnarda do inimigo.

estes diversos acommettimentos contra os francezes, acabo de relatar a v. s.ª, perdemos alguns homens, lo-nos privados dos serviços immediatos de alguns outificiaes de merito. Entre estes perdi a assistencia de migo no tenente general Paget, que me tinha sido muito durante os penosos dias que se tinham passado desde e tinha juntado ao exercito. No momento em que foi do acabava elle de me fazer um importante serviço, astoreando-se de uma posição que as tropas conservaram

Era o portencente ao regimento nº 16.

Rogo a v. s.º permittir me chamar a sua particular alteratora conducta do tenente general Paget, sobre a major general Murray, do major general Hill, do tenente eneral Sherbrooke, do brigadeiro general, o bonrado Carastewart, do tenente coronel Delancey, deputado quar mestre general, do capitão Mellish, adjunto do ajudante eneral, pelo apoio que cada um d'elles deu ao general stewart na carga de cavallaria d'este dia, e no ataque de dia 11. Assignalarei tambem a v. s.º o major Colin Campbell, adjunto do ajudante general, pelo apoio que deu ao major general Hill na defeza da sua posição o brigadeiro general, o honrado C. Stewart, pela sua carga de cavallaria n'este dia; o major de brigada Fordyce, o capitão Currie e o capetão Hill pelo apoio que prestaram ao general Hill.

Devo ainda chamar a attenção de v. s.ª sobre a conducta dos carabineiros e das companhias de flanqueadores do 29.º, 43.º e 52.º regimentos, commandadas pelo major Way do 29.º; sobre a do regimento portuguez n.º 16, commandado pelo coronel Machado (Luiz Machado de Mendonça), do qual é tenente coronel o tenente coronel Doyle; sobre a da legião allemã do rei, commandada pelo brigadeiro general Longworth, e sobre a dos dois esquadrões do 16.º e 20.º dos dragões ligeiros, às ordens do major Blake do 20.º regimento no combate do dia 11; sobre a conducta dos buffs, commandados pelo tenente coronel Drummond; sobre o 18.º, commandado pelo major Marray, que foi ferido; e sobre o 14.º de dragões, debayo das ordens do major Hervey no ataque d'este dia.

har fut nanto bem secundado pelo ajudante general, e co-

het Murray, e por todos os officiaes perfencentes a estas cartições nos seus respectivos serviços, assim como pelo conte coronel Balburst e officiaes do meu estado maior seal. Tambem estou muito satisfeito da conducta dos maes de artilheria e engenheria.

Prvio-vos este despacho pelo capitão Stanhope, que tomo berdade de recommendar á vossa protecção: seu irmão, conrado major Stanhope, foi desgraçadamente ferido de golpe de sabre quando dirigia uma carga do 16.º de drastigeiros no dia 16 do corrente.

(Para o visconde de Castlereagh.)

# DOCUMENTO N.º 65-C

(Citado a jiag. 273)

irta de sir Arthur Wellesley an secretario do governo portuguez D. Niguel Percira Forjaz sobre a retirada e perseguição do marechal Soult

Montalegre (Traz os Montes), 48 de maio de 1809. Istord: -- Quando me resolvi emprehender a expedição a o norte de Portugal contra o marechal Soult tinha especas de que o general portuguez Silveira podesse manter a posto sobre o Tamega até que fosse reforçado, pelo l posto e pela posição de Chaves se haveria cortado a rada ao inimigo, excepto se cruzasse o Minho, e inteneu, se fosse hem succedido, apertal-o tanto, que lhe ie impraticavel a passagem d'aquelle rio. Mas a perda Amarante aos 2 d'este mez alteron as nossas espectas. Eu não esperava que o marechal Beresford, que mar-Na para a parte superior do rio Douro aos 5 e chegára a pego aos 10, poderia fazer mais que limitar o inimigo aquella parte e obrigal-o a retirar-se por Chaves para iza, autes do que por Villa Real para Castella. general Beresford, porém, havendo forçado os postos do inumgo em Villa Real e Mezão Frio, causando-lhes alguperda, cruzon o Douro e repellin os postos avançados general Loison na ponte de Amarante, tornando a apossarda margem esquerda do Tamega aos 12, dia em que os cupos debaixo do men commando forçaram a passagem / Douro no Porto.

Loison retirou-se de Amarante na manha do dia 13. logque soube dos acontecimentos do Porto no dia precedente, e encontrou a guarda avançada do exercito francez a ponea distancia da villa, a qual occupou logo o general Beresford.

Eu não pude começar a perseguir o inimigo senão na manhã de 13, quando a legião hanoveriana se moven para Vallongo debaixo do commando do major general Murray Naquella tarde soube que o inmigo havia durante a manhã destruido grande parte da sua artilheria junto a Penafiel, e dirigira a sua marcha para Braga. Parecia ser isto o provavel resultado da situação em que se achava em consequencia das operações do general Beresford sobre o Tamega.

Logo que pude verificar a certeza d'este facto marchei na manhã de 14 com o exercito em duas columnas para o ro-Minho: ao mesmo tempo mandei marchar o marechal Beresford sobre Chaves, para que o inimigo não voltasse para a sua direita, e mandei ao major general Murray que communicasse com o general Beresford, se achasse, como dizia, que Loison ficára nas vizinhanças de Amarante.

Na tarde do dia 14 me certifiquei, pelos movimentos dos destacamentos do inimigo nas vizurbanças de Braga, que elle intentava dirigir a sua retirada por Chaves ou Montalegre (provavelmente para evitar a passagem do Minho, que não podia effeituar com a rapidez necessaria), e ordenei ao general Beresford que no caso d'este ultimo movimento purasse adiante para Monterey, de maneira que parasse o memigo se elle passasse por Villa de Rei. O general Beresford antecipou as minhas ordens de marchar com o seu corpo para Chaves, e tinha já mandado ao general Silveira que occupasse os passos de Ruivães e Melgaço, junto a Salamonde; mas infelizmente chegou demasiado tarde,

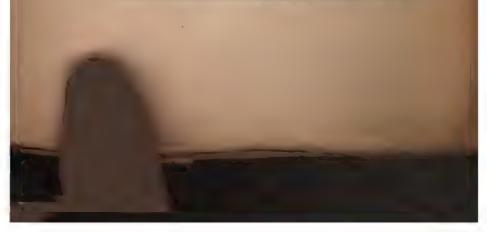

En cheguei a Braga aos 15, estando o general Murray em Gumarães e o inimigo cousa de 45 milhas na nossa frente, e aos 16 em Salamonde. Tivemos aqui uma acção com a sua relaguarda. As guardas commandadas pelo tenente general Shurbrooke e brigadeiro general Campbell atacaram a sua fosição, e tendo voltado o seu flanco esquerdo pelas alturas, as abandonaram, deixando atraz de si uma peça de artilheria e alguns prisioneiros. Este ataque foi necessariamente feito já tarde, pela noite.

Aos 17 nos movemos para Ruivães, esperando ver se o inimgo se voltava para Chaves ou continuava a sua retirada para Montalegre; e aos 18 viemos a este logar. Achei aqui que o inimigo tomava o caminho dos montes para Orense. Por onde seria difficil, se não impossivel, para mim o alcançal-o.

O inimigo comecou a sua retirada, como iá informei a V. s.\*, destruindo uma grande porção dos seus canhões e Frunções. Ao depois destruiu o resto de ambos e grande Parte da sua bagagem, sem conservar mais do que quanto Leculessem levar os soldados e poucas mullas. Deixou ficar 🌣 doentes e feridos, e o caminho de Penafiel até Montalegre tá juncado de cadaveres de cavallos e mulas, e soldados francezes que foram mortos pelos camponezes antes que a 13 C >ssa guarda avançada os podesse salvar. Esta circumstan-Co è o effeito natural da maneira por que o inimigo faz a 😆 🗨 erra n'este paiz. Os seus soldados téem saqueado e morto Azizanagem a seu arbitrio, e cu tenho visto muitas pessoas 1 - udentes enforcadas nas arvores ao longo das estradas, ecutadas por nenhuma outra rasão que eu possa saber, Salar porque não eram amigos da invasão dos francezes, a usurpação do seu paiz, e podia traçar-se a rota da 🔨 📭 a retirada pelo feno das aldeias a que elles lançam o fogo. emos tomado consa de quinhentos prisioneiros. Em tudo o rimigo não tem perdido menos de um quarto do seu exer-Cito, e toda a sua artilheria e equipagem desde que nos o alacámos junto ao Vouga. Eu espero que v. s.ª acreditará que en não omitti medida

alguna que podesse tomar para interceptar a retirada ao inimigo. È obvio, porém, que se um exercito lança fóra toda a sua artilheria, a bagagem e tudo quanto o póde fortalecer, e obrar juntamente como um corpo, abandonando todos aquelles que téem direito à sua proteccão, mas que faram peso e impediriam o seu progresso, deve um tal exercito poder marchar por caminhos por onde não pode ser seguido com nenhuma apparencia de ser apanhado por um exercito que não tem feito os mesmos sacrificios. É impossível dizer demasiado dos esforcos que fizeram as tropas. O tempo tem sido na verdade muito mau. Desde o dia 13 a chuva tem sido constante, e os caminhos n'este difficultoso paiz quasiimpraticaveis. Mas elles perseveraram em seu seguimento até à ultima, e andavam geralmente em marcha desde o amanhecer até ao escurecer. A brigada das guardas era a frente da columna, e deu um louvavel exemplo. Na accão com a retaguarda do inimigo na noite de 16 conduziu-se esta brigada notavelmente bem.

Tenho a honra de ser, etc. = Arthur Wellesley.

### DOCUMENTO N.º 65-D

(Citado a pag. 276)

Officio do marechal Beresford a D. Miguel Pereira Forjaz relativamente á conducta do general Silveira quando Soult se retirou do Porto

Ill. mo e ex. mo sr. — N'este instante acabo de receber a carta de v. ex. d'esta data, mandando-me duas cartas do marechal de campo Silveira em resposta à de v. ex. de 27 do mez passado sobre as queixas que en fazia d'este general. Sinto ter de dizer que estas cartas são muito pouco calculadas para me satisfazerem, pois me parece querer queixar-se directamente de mim, como o fazia indirectamente em carta que elle escrevia a v. ex. com o seu Diario official. Já tive

a honra de dizer a v. ex.º que en não o creio de nenhum effecto contra as impressões que o general Silveira fez por uma publicação em que dizia geralmente que elle estava ás minhas ordens. Elle sabe que detalha as circumstancias tão particularmente como já o fez no seu Diario. O general Silveira declara que me não deu o menor motivo de queixa, e cu digo que isto não é assim; e eu lhe perguntarei se desobedecer positiva e claramente ás minhas ordens não dar-me causa de me queixar d'elle? A sua conducta em A marante, e d'este logar a Mohdim, e até ao fim das opera ções n'este quartel o provará, e eu provarei mais que se ● I I e houvesse obedecido às minhas ordens, o marechal Soult 💶 🦰 o teria jamais escapado. En o mandei depois do meio dia 11 es 14 de maio com mais de tres mil homens para tomar o ca minho ao longo do Tamega, por Mondim para Ruivães e 🐸 🖚 lamonde e suas vizinhanças, para tomar a passagem do migo. Elle mandou as suas tropas, on elle lhes permittiu er batra a minha ordem expressa passarem por outro caminho Terente. Se elle houvesse obedecido ás minhas ordens não leco derá negar que teria podido chegar a Ruivães a 15, tempo que teria podido prevenir o exercito de Soult; porém elle tivesse mesmo chegado a 16, ainda elle teria feito ento, sendo claro que os inimigos ainda não haviam passado, pois que o marechal general os atacon do lado do Mi-\* 1 100 em Salamonde, em 16 à noite. Por que motivo, pois, Cixou elle mesmo de visitar estas posições que havia sido 👫 andado defender para se encaminhar para Montalegre, para Tride não tinha ordem alguma de ir? E, estando ali, para The voltou elle pelo mesmo caminho, achando que os inimi-Sos avançavam? E sobretudo por que rasão este general, Sendo mandado para um objecto particular e com uma certa força, vae errante sem soldados, e só de logar em logar, e apparentemente sem destino? Porque um general subalterno deixou a sua divisão, e se esta divisão se perdeu no caminho, o general deveria estar com ella, pois que sem ella nada poderia operar. Depois d'isto o general Silveira desobedeceu da maneira mais clara às minhas ordens positivas, marchando

de Ardões sobre Montalegre, com o que eu perdi o total da sua divisão, e ainda se atreve a dizer que nada fez que me dé rasão de descontentamento com elle! Mas não se contentou com tudo isto, e o de que mais me queixo é de ter mandado directamente a v. ex.<sup>a</sup> o seu *Duario*, e eu deixo que v. ex.<sup>a</sup> julgue se isto se poderia fazer com ignorancia depois da carta que elle teve, de que aqui junto uma copia.

A idea de responder à Gazeta do Porto è verdadeiramente muito singular. Elle não estava satisfeito de combater os mimigos, como expoz, mas era preciso tambem refutar o que ninguem em Portugal acreditava! E o que o marechal Siveira diz de me haver mandado os detallies das occorrenciacomo succediam, não é assim, pois que as ha no seu Diario. de que elle me não den parte; e amda isto lhe não dá direito algum de fazer um Diario official, independente do seu commandante em chefe, e é ainda querer fazer acreditar que en approvava o que succedia. Que elle me diga por que m'o encobriu. Ao menos elle deveria ter-me dado parte ou mandado mua copia. O general Silveira diz que como tinha promettido de nomear aquelles que mereciam muito, o publico terá sabido os que se haviam mal comportado. É isto um raciocinio muito singular e injusto, pois que se não entende militarmente que louvando uma pessoa por valor singular, se diga mal de todo o resto; e tambem o que elle diz não è verdade, porque conta na sua relação que todos os que foram á defeza da ponte de Amarante se distinguiram, emquanto elle me diz absolutamente o contrario na sua carta. Emfim, o general Silveira pede que lhe seja permittido retirar-se do seu governo; isto não o posso permittir até que o publico seja instruido sobre o que elle publicou, e isto dependerá d'elle, se for feito por elle da maneira que proponho, ou por un conselho de guerra.

O general Silveira deve saber que não é no Tamega que en digo que elle fez injustiça aos outros generaes e tropas; mas em toda a sua relação depois da sua chegada a Lamego, emítim depois do dia 8, e particularmente onde elle se gaba que foram as suas tropas que impediram a avançada do ini-

ngo Solve o Peso da Regna, onde estava então o general podar com toda a sua divisão (que elle nunca deixou) e o general José Lopes de Sonsa em Lamego com a sua, e a asserção do Silveira não é n'isto nada justa; e como elle diz que lue den parte de tudo quanto estava no sen Diario, quando e onde me fez elle saber esta circumstancia? Nunca.

Tenho, portanto, exposto o que e necessario para mostrar procuramente que o general Silveira fez sufficientemente por me descontentar como general em chefe, e elle mostrar também que se en tivesse desejado mortificar o general Silveira me não faltava occasião. Mas elle sabe muito bem que ao mesmo tempo que o reprehendia pelas suas fattas, en o recompensava pelos seus serviços passados, hatendo sido em muito poneo tempo feito coronel, brigadeiro marechal de campo, tendo este ultimo posto pela minha recommendação; e ainda este senhor, em sua carta a v. ex.', que acompanhava o seu Durrio official, se queixa que se lhe bão tem feito justica? Póde-se-lhe perguntar o que queria?

Tenho, emfun, a honra de expor a v. ex.", como já disse pessoalmente, que en não desejo por no publico todo este pegorio; mas que julgo absolutamente necessario que o general Silveira, por detalhe e alguma consa pela maneira do topel que en mandei a v. ex.", de uma nova declaração sobre os pontos de que trata o seu *Diario* depois da sua retirada de Amarante. Pertence-lhe a elle escolher entre isto e um modo mais publico para aclarar a verdade.

Deus guarde a v. ex. Quartel general no Calhariz. 43 de julho de 1809. = W. C. Beresford, marechal commandante en chefe.

Em additamento ao anterior officio o marcebal Beresford continuou a queixar-se amargamente a D. Miguel Pereira Forjaz do general Silveira se ter arrogado o direito de publicar um diario das suas operações com o titulo de Diario official, no qual parecen arrogar-se o caracter de haver elle sido quem dirigiu as operações de que trata, independentemente d'elle marecbal, cousa que este muito lhe estranhou,

sendo-lhe aliás subordunado, e tendo como tal recebido d'effe as ordens para tudo o que devia fazer, ordens que elle Silveira contrarion, sendo por causa d'isto que Soult se pôde escapar para a Galliza. Não publicámos aqui estas queixas, porque a sua redacção está por tal modo confusa e ininteltigivel, que receiámos fazerem-nos culpados d'isto. Mas para se ver a que ponto subiam as desarrasoadas pretensões de Silveira, aqui ajuntámos mais os dois seguintes officios do marechal Beresford, cuja redacção não deixa também de ter contra si os defeitos que acima apontámos, posto que em menor grau:

III. 100 e ex. 100 sr. - O marquez de la Romana procurava de Alcainças vir para Cidade Rodrigo, atravessando para este fim Traz os Montes e Almeida. É palpavel o mau effeito d'esta operação, e todavia o marechal de campo Silveira tomon sobre si o fazer todos os arranjos para a passagem das differentes divisões do exercito hespanhol por Traz os Montes, permittindo assim a entrada no reino a um exercito estrangeiro, sem necessidade immediata on objecto apparente. e o mais é sem que tivesse previamente consultado, pem o governo, nem o general em chefe (o proprio marechal Beresford), o qual só pelo governador de Almeida teve as primeiras noticias d'esta marcha. Silveira, permittindo assim a passagem a um exercito estrangeiro por Traz os Montes e Beira, que já não estava sujeita ao seu governo pessoal, mostrou bem que as suas vistas eram o arrogar-se as attribuições de commandante em chefe do exercito, fazendo ajustes sem alguma auctoridade, nem dar informações no mesmo instante em que recebeu propostas a tal respeito,

En não posso deixar de apresentar aos srs. governadores do reino os pessimos resultados que podem finalmente acontecer se o marechal de campo Silveira persiste no que já por tantas vezes foi advertido, e mesmo reprehendido, isto é, em obrar independentemente de toda a auctoridade superior. O brigadeiro Cox, governador de Almeida, diz que la Romana ali chegára a 2 e partiu a 3 para Cidade Rodrigo,

devendo voltar no dia 4 a Almeida para se encaminhar a Sevillia, para onde fora chamado a tomar assento entre os vogaes que compõem a junta suprema do governo de Hespanha, que resolvera convocar cortes, e queria sobre este objecto presente o voto de todos os membros que se achavam Compregados fóra da mesma junta, como era o marquez de Romana. O marquez publicou ao seu exercito a ordem que 👫 👣 isto tinha recebido em fins de agosto, e proclamon aos Tas soldados dizendo-lhes que a divisão hespanhola que 🎩 🗈 ha ido para Dinamarca pela perfidia e prostituição de um 📭 🗖 vado, havia proclamado a voz augusta de Fernando: «Vás I tros, sem mais auxilios que o vosso valor, sem mais aras que os vossos braços, sem mais munições que a vossa mitavel constancia, sem mais estimulos que o vosso hei co patriotismo, sem mais divisa que a de hespanhol, e n mais ambição que a inspirada pela vossa honra e fide**ade**, haveis disputado as primicias do triumpho, e haveis sto os vossos hombros ao nivel dos homens nascidos para zadmiração. Galliza fica coberta de cadaveres francezes. 🐤 m a antiga Carthago, nem a recente França, podem com-🕨 🖘 rar as suas marchas com as incessantes que em seis me-Zes de nudez, fome e miseria haveis feito pelos impenetra-🕆 🕒 is alpes de Castella, Galliza e Asturias, na estação a mais Presistivel aos seus rigores. Immortaes guerreiros! Não haveis dado ruidosas batalhas, porém haveis aniquilado o mais soberbo exercito do tyranno. Auxiliando o patriotismo nacional, sustentando a nobre fermentação, fatigando as tropas mimigas, destruindo-as em pequenos combates, e reduzindo o seu dominio ao terreno que pisavam haveis cumprido as mais altas obrigações de um soldado, e eu vos devo o premio a que hão aspirado as fadigas, os cuidados e as meditações que me hão occupado como general».

La Romana confiou o mando do seu exercito ao marechal de campo D. Gabriel de Mendizabal, entregando o mando do reino da Galliza ao conde de Norenha, seu segundo commandante geral. O brigadeiro Cox dizia que o exercito de la Romana junto ao de Castella ficava debaixo das ordens do duque del Parque. Diz mais que Salamanca fora evacuada per Ses, que retroreden para Valladolid. Se isto se confirmar, vira em apore des rumores das differentes partes de que partem reforços da Hespanha para França, e que as ultimas noticias da Allemanha pedem fazer um pouco vero simeis.

Deus guarde a v. ex <sup>3</sup> Quartel general do Calbarix, em 8 de setembro de 1800. = Wilhum Carr Berespeal.

III. no e ex. no sr. - Não posso deixar de sentir o ter de notar aos ses, governadores do remo que amba continua a disposição que tem mostrado o general Silveira depois da minha chegada para commandar 6 exercito. A carta que elle durigin a v. ex.4 não e mais do que a copia das differentes que d'elle tenho récebido depois da minha chegada, e que elle manda regularmente quando tem a menor apparencia de perigo, e isto não é senão com o objecto de poder dizer. quando por acaso o inimigo viesse, que elle tinha dado informação, e elle não tem vergonha, militarmente fallando, de tantas vezes se ter enganado, repetindo-nos sempre a mesma consa, do que devo confessar a v. ex.1 que eston cansado, porque não temos jamais um raciocinio sobre que elle funde a sua opinião, e certamente as noticias que acompanham a sua carta em nada são sufficientes para as conclusoes que elle tira.

Deixo à consideração de s. ex. 42 (e já assim o disse ao general Silveira) se convem mais a um general subalterno semão o fazer o melhor uso possível das forças commettidas ao seu cargo, e elle não é responsavel por nada mais (800); mas este general julga que Traz os Montes é todo o mundo, e que tudo deve ceder o que elle julga a proposito, não conhecendo cousa alguma das combinações geraes, nem mesmo dos movimentos ou forças geraes do inimigo. Não posso acreditar que toda a peninsula esteja desanimada e cheia de medo por causa da proximidade do inimigo, porque tenho melhor opinião dos povos portuguezes, e jamais os vi mere-

Reneral Silveira tem em Traz os Montes tres brigadas de artiberia de campanha e cinco regimentos de milicias, que licem já muito servido debaixo das suas ordens; e aos quaes elle tanto louvou publicamente (ainda que a mim elle constantemente os desacreditou), e estes regimentos, depois da pulsão dos francezes, estiveram mais tempo encorporados que em outra alguma provincia do reino, e se elles não estão bem disciplinados o general Silveira e d'isto o responsel, pois que todos estiveram às suas ordens, e bem a sou estar eu lh'os fiz conservar em socego para o objecto de os exiplinar, e dizer-me agora que não tem soldados certante me não agrada muito.

Em todo o caso este general deve ser informado que se 💶 🗨 póde ter uma idéa de official ou militar, deveria saber ■ ■ ● è impossivel fornecer a todos os generaes nas extremiles do reino uma força em si sufficiente para se oppor n successo a uma tentativa séria da parte do inimigo, • mat, se a quizer emprehender, a sua posição actual o \* The ette em estado de fazer um ataque subito em differentes 🗫 🗪 ntos, e a grande força do reino deve sempre estar n'uma 🛰 😆 pecie de reserva o mais central que podér ser para se en-Carninhar aonde for o ataque; e os generaes n'aquelles ponlos não devem esperar mais que fazer uma guerra defensiva · de postos, para demorarem o inimigo quanto podérem, a fin de darem tempo, ou a virem em sen soccorro, ou a arranjarem o plano contra o inimigo, segundo a força e posição do seu ataque. O general Silveira deveria saber, alem l'isto, que é a obrigação de um official fiar-se nos seus superiores, e tendo confianca elle mesmo a inspirar aos outros, p de acreditar que se elle mesmo é obrigado a retirar-se da provincia è por ser assim o intento para um objecto; mas parece que é preciso que o general Silveira seja vencedor, e que todo outro qualquer objecto deva ceder á sua ambição e reputação pessoal, e elle toma com antecedencia escusas para o caso de desgraça: sempre o general Silveira fez o mesmo desde a invasão do marechal Soult até ao presente.

Emquanto á saude d'este efficial, nunco jamais obserque ella estivesse em tão mon estado, e só ouço fallar d'esquando elle deseja mais tropas ou está descontente. E peque respeita aos seus conhecimentos mintares é preciso confesse que, tendo-os experimentado, os não julgo taes e mereçam ser empregados contra os desejos do general se elle não quer servir de boa vontade, segundo todacircumstancias, não desejo que elle seja n'isto obrigar Ajunto a carta que acabo de receber d'este general, pequal s. ex. everão que elle se acha ainda uma vez enganar nos seus calculos; mas isto não o impedirá ainda de n mandar a copia das suas queixas a primeira vez que algupartido inimigo vier á Galliza para roubar ou desembaraça o seu flanco direito.

Estimarei muito que esta carta seja mandada ao genera Silveira, e que elle saiba que não é só contra todas as regrasda subordinação militar, mas contra as minhas positivas ordens o fazer esta qualidade de representações, que são uma especie de queixa contra o seu general directamente ao governo. Todas as representações militares, quando não ha ordem particular, devem, ao contrario, ser feitas áquelle a quem sua alteza real se serviu honrar com o commando do sen exercito, e que tem a responsabilidade pelas consequencias.

Deus guarde a v. ex.º Quartel general em Lisbon, 3 de dezembro de 1809. = William Carr Beresford.

#### DOCUMENTO N.º 65-E

(Litado a pag. 298)

Extracto do diario do coronel barão de Saint-Joseph sobre o miseravel estado em que o exercito de Soult se retirou de Portugal ao anno de 1809

Lord Wellington tinha-se demorado em Braga. Elle esperava ali uma das brigadas de infanteria que se perden no caminho vindo de Guinarães, onde nos tinha perseguido, e

se lituiton a fazer para a frente alguns reconhecimentos. O exercito inglez sem o soccorro d'esta brigada podia n'este dia ter-nos atacado com grande vantagem. Nós não tinha-1110s artilheria; o soldado tinha perdido a sua energia, e um estreito e longo desfiladeiro, a que nos achavamos arrumados, era a nossa unica retirada. Mas o perigo da nossa situação não seria retardado senão por vinte e quatro horas, pão ter tido logar a determinação que o marechal Soult emou a tempo para a sua artilheria, na grave circumstanda da evacuação de Portugal para o exercito debaixo das serias ordens.

Na mesma noite da nossa saída do Porto (42 de maio de 100) os differentes corpos achavam-se concentrados na alderia de Baltar, a 5 leguas sómente da cidade. Os inglezes reseguiam-nos vivamente: a estrada de communicação com a Caltiza por Valencia e Tny, praças fortes sobre o rio Minalo, onde tinhamos guarnições, achava-se occupada por elteria Cino official enviado pelo general Loison, a quem nós nos inos reunir, trouxe a noticia de que este general tinha deirido Amarante; que os portuguezes, tendo passado o Taturega, estavam sobre a nossa retaguarda, e até já se dizia una partido correios annunciando como inevitavel a tossa proxima capitulação.

N'esta posição desesperada o marechal Soult tomou immediatamente uma grande determinação, mostrando-se superior aos acontecimentos. «Um exercito (disse elle) conseque sempre substituir o material que perdeu»; depois do que deu ordem para inutilisar toda a sua artilheria e respectivos caixões; elle mesmo deu o exemplo d'isto, deitando o fogo aos seus proprios caleches e ás suas equipagens. O exercito, tornando-se assim mais ligeiro, pôde por similhante modo e através de um paiz quasi impraticavel, chegar durante um dia a Guimarães, onde se operou a sua juncção com as tropas do general Loison, e ganhar Lanhoso na manhã seguinte. Foi assim que marchou por entre dois exercitos inimigos que o perseguiam de perto em Traz os Montes, quando intentava retomar a estrada pela qual tinha

entrado em Portugal, mas por onde nenhuma communção com a Hespanha se Unha podido manier.

Lord Wellington não ignorava que os habitantes d'aquel provincia, que com furor nos tinham disputado os desidio deiros estreitos e encaixilhados por entre as suas arida montanhas se achavam todos armados, occupando as estra das e os pontos mais difficeis, e n'elles dispondo-se a detendel-os com encarmeamento. Elle nos perseguiu n este terrivel paiz com fortes columnas é artilherra, atacando a nossa retaguarda a 16 de maio. A nossa derrota póde então parecer-lhe certa: mas já quando as activas e previdentes disposirões do duque de Dalmacia, executadas por um official de cabeça e coração, o major Dulong de Rosnay (morto em 1828) tenente general commandante da Corsega), tinham aberto ao exercito a estrada por onde entrou na Hespanha. Uma sóthe restava, atravessando duas pontes que os transmontanos não tinham acabado de destruir; as suas principaes forças tinham-se n'ellas rennalo. Os valles em que se encontransão medonhos pela sua profundidade, pela aspereza das montanhas e pelas torrentes respectivas, uma chamada Cavado e a Misarella, que n'elles se precipitam. O valle da Misarella é de tal maneira apertado pelas altas montanhas e enormes rochedos, de que o seu mesmo fundo está coberto. que esta torrente, tornada impetuosa pelas chuvas, que desde o começo da nossa retirada caiam sem interrupção. não abria passagem alguma senão pela violencia do seucurso. Uma larga e profunda cortadura servia de fosso a primeira ponte, chamada Ponte Nova, e enormes troncos de arvores se achavam amontuados sobre a segunda, da qualum unico arco sem parapeitos atravessava atrevidamente o valle; dois homens somente podiam n'ella passar de frente.

A vanguarda do exercito chegon tarde no dia 15 a Salamonde<sup>1</sup>, aldeia pouco desviada d'estes valles. A chuva cala

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Salamonde e uma pequena aldera, situada na embocadura de duas estradas ou destiladeiros que atraves das altas montanhas de Traz os Montes vão terminar na Galliza. A da direita passa por Chaves, praca forte sobre a extrema fronteira, e a da esquerda vae a Montaleres.

n força, e a noite tornou-se por tal modo escura, que se o via vestigio algum de caminho. As aldeias pelas estras achavam-se desertas; os habitantes com a nossa appromação fugiam para as montanhas, não havendo um só guia que nos podessemos servir. Entretanto era da mais absoma necessidade assenhorearmo-nos das pontes antes do dia; tempo urgia, nós estavamos sem viveres, e o inimigo semia-nos pela pista. Por felicidade inesperada, descobriu-se nesmo em Salamonde um paizano que tomou a nossa vanguarda pela do exercito inglez.

Conduzido por este guia o major Dulong partiu á meia moite com a pouco numerosa tropa que ordinariamente commendava. Chega sem accidente e no meio do mais profundo miencio á Ponte Nova; surprehende as sentinellas, franqueia a cortadura e assenhoreia-se do posto. Sem perder tempo mirige-se logo sobre a ponte de Misarella; mas d'ella estava minda afastado 2 leguas. O resto da noite foi empregado pera lá chegar. Os portuguezes, prevenidos d'isto, guarnetiam em numero de oitocentos a novecentos homens a plataforma elevada para enfiar a ponte; o seu fogo foi vivo e mortifero sobre a pouca tropa do major, que avançava para elles com determinação. As perdas que esta experimentou o obstaculo a superar o repellem; debanda-se e hesita em



ramente a passagem da ponte. O minigo foi derrotado, e a dedicação heroica de mr. Imbing de Rosnay, que sobre a nitura ponte foi feralo no risto por uma tala, salvou o exercito de um pengo minimente n este dia, em que a artiflieria das inglezes lançara a confusão na cauda da nossa columna.

#### DOCUMENTO N.º 65-F

Citalo a pag. 200

Carta de sir Arthur Wellesley a lord Castlereagh espondo-lhe a necessidade de attender à penuria do exercito

Abrantes, 22 de junho de 1809.

Mylord: — Logo que vos escrevi ultimamente, tinha esperança de que estariamos em marcha antes desta epocha; mas o dinheiro ainda não chegon. As cousas estão no mesmo estado em que estavam a 17. Os francezes continuam a sua retirada. Sebastiani também retrocedeu sobre Toledo. Venegas marchou para diante, e Cuesta fixou o seu quartel general em Truxillo a 19. Receio que penseis que tenho inutilmente retardado a minha marcha desde a minha chegada ao Tejo; mas era e é impossível marchar sem dinheiro. Não sómente os officiaes e soldados estão na maior penuria, é a falta dé dinheiro causa desordens de que muitas vezes tenho occasião de me queixar; mas nem podemos obter que o paiz nos forneça viveres, nem os recursos necessarios para transportar os nossos proprios aprovisionamentos, quer seja por terra, quer por mar.

Alem d'isto, depois da sua expedição das fronterras da Galliza, o exercito tinha precisão de repouso, de calcado e de muitas outras cousas; e estava certo que se a necessidade me não obrigasse a demorar-me desde logo, depois por muito mais tempo ficaria em inacção. Acreditei que os francezes se retirariam, como as minhas cartas o testemunharam a v. s.ª, e que não poderia dirigir contra elles golpe

m. Espero que vos occupareis dos meus pedidos de diro, porque não sómente tenho grande falta d'elle, mas verno portuguez, ao qual mr. Villiers diz que nós deve-123:000 libras esterlinas, também tem falta d'elle. Reque 200:000 libras esterlinas por mez nos serão nebarias até que vos avise de podermos passar sem ellas. hio n'esta somma 40:000 libras esterlinas que o governo toquez deve pagar aos vinte mil homens. Quando Portuhaja de receber uma maior somma da Gran-Bretanha, preciso augmentar em proporção a que vos peco. Alem isto è preciso mandar dinheiro para pagar as nossas divio e as de Portugal. A Hespanha também me reclama as foram feitas pelo exercito de sir John Moore. Em sumnos devemos ter desde logo 125:000 libras esterlinas, mais 200:000 por mez, a contar do 1.º de maio, etc.= thur Wellesley.

## DOCUMENTO N.º 66

(Citado a pag. 315)

Mario des governadores do reino participando ao principe regente a batalha de Talavera, ganha por sir Arthur Wellesley

senhor: — Depois dos ultimos successos que tivemos a ora de levar à presença de vossa alteza real pelo nosso dicio n.º 3, em data de 28 de junho, acresceram os setimtes:

Os corpos francezes, commandados por Soult e Ney, evaluram inteiramente a Galliza, abandonando a Corunha e crol. e retirando-se para o reino de Leão e para as proporas de Zamora e Salamanca em um estado deploravel, mo consta dos extractos (n.º 1) de varias cartas apprehendas ao general Franceschi, feito prisioneiro por uma parla hespanhola quando se dirigia de Salamanca para Madrid Aereito de Victor, tendo passado o Tejo. O de Cuesta se fantou para Almaraz e o do general Wellesley para Pla-

or marginer de la Romana de al emparta, made emboracere que elle se alliante e se los reinas, comitade espectamere que misionere a montras que nos colarem souve o resultado de marginemos fa consenios misentes parte a ficiente fera e ou quarer transmituremos minecimiamentes, versa afrena rea.

Anabe de entre un mamere de Fannoult, trazende a no-

A minute with a minute noncreate passes of these passes are a supplied from minute number, which are passes of the passes of general, and the passes of the supplied of the passes of th

#### INDUMENTO N. GE-A

Citation a pog 366

Carta do general Hill. queixando-se do roubo de trigaque os bespanhoes fizeram ao sea exercito

Do campo. 17 de agosto de 1809.

Men senhor: — Previno vos de que hontem os hespanhorse oppozeram a que os destacamentes cuvados para forragear pelos officiaes podessem trazer con-a aiguma com-igo. Teem vindo ao men conhec mento as seguintes carcumstancias, e tomo a liberdade de vol-as repetir. Os mens domesticos foram enviados a 3 leguas d'aqui sobre o caminho de Truxillo, a fim de me trazerem forragens; e tendo carregado d ellas tres machos, cinco ou seis soldados hespanhoes vieram sobre elles com sabres desembambados, e os obrigaram a deixar-lhes o trigo que tinham alcançado. Estes mesmos soldados atiraram contra outros inglezes, que também iam forragear, e os homens enviados pelo commissario adjunto da minha divisão foram igualmente alvo dos tiros dos hespanhoes.

Tenho a honra, etc. = R. Hill, major general.

dos hespanhoes não foi tão consideravel, pois que a mais força do ataque caiu sobre o lado esquerdo em que se achavam os inglezes. As consequencias d'esta victoria são do maior interesse para a causa da peninsula, e tendo este governo recebido a participação pela junta central, fez as demonstrações que correspondiam a tão agradavel noticia, que temos a honra de transmittir a vossa alteza real sem mais detalhes, que aínda não temos, para aproveitar a partida d'este navio.

Diz-se que o exercito da Mancha, commandado por Venegas, se acha já em Aranjuez, que a sua avançada está em Valle de Moro, e que partidas avançadas têem chegado às visubhanças de Madrid. Entretanto os corpos de Soult, Ney e Mortier, que se achavam para o lado de Leão, Zamora e Salamanca, se dirigiram com marchas rapidas por Plasencia ao fietar, e um correio que acaba de chegar de Talavera de la Bena, d'onde partiu a 4 d'este mez com despachos que o general Wellesley manda para Inglaterra, assegura ter visto partidas francezas junto à ponte de Almaraz; diz, porém, que o general Wellesley estava já informado d'este movimento, que Cuesta seguia perseguindo os corpos de Victor e Sebasbani, que se haviam retirado para a parte de Madrid, e que



O marquez de la Romana, que tuña estado a la sela sobre as fronteiras de Portugal, perto de Chaves, deso mez de janeiro repocha do embarque do exercisto meglez. Corunha), ate ao mez de março, havia-se retorado leze que Soult invadiu Portugal por Chaves, e tendo-se poster. Se mente posto em marcha para as Asturias, para esta pero e cia se havia dirigido em pessoa.

Sir John Cradock entregon o commando a sir Artioc Wellesley a 27 de abril, e no mesmo dia foram dadas cordens para reunir e fazer marchar as tropas para o ata prode Soult no Porto. No dia 12 de maio foi o mesmo sonat expulso d'aquella cidade, entrando no dia 18 em tia. 74, perseguido vivamente pelas tropas inglezas e portugue zas depois de ter perdido toda a sua artificiria, a caixa no car, muntos postos em que tinha armas, a sua bagagem, etc., e não levando consigó mais de cito nel homeis do seu coras.

Na mesma epocha outros aconfectmentos se trabano pasado por outras partes. Nes, reunindo-se a keilerin don, ir nha invadido as Asturias, unde ambos elles entrurant possomero do mez de maio, tendo-se o marquez de la Remana salvado em Goor sobre mos chalupo de guerra. Os hoborarses de Vigo, secundados pelo capitão Mackinles, do Liedy oudusc assenhoreado d'esta culade, o pa ausencia de Nos cole Son tha Gallien, bayonn avincado com as suas part das arc Lugo, que t obrig atmado. O marechal V clor referenta o tonad ma a 12 on 13 de maio, destremido a 14 uma divisão que represara o Terrem Mantira. Esta divisão retiror se the paper page of discharges, proside mente logo que sonte dealesselfs par que me du 12 o marechal Souli possara po-Bodog mas sir Milliar Weinsley, tenda de vado no da 18 de periodo perseguer o mesmo Sentimous para deante em Galtra, o perstep force for 19 a note a da passagem de Tejo politik i sado, amasi samate expedit ordens para que as such trip as infloreste semi para o sal, para unde elle more than the participation of the second

As present as the rest of persons to dia 26 de maio a Longie two, solore of Merchan, more ser Anther Weinschaf, bender sa-

### DOCUMENTO N.º 66-B

(Citado a pag. 328)

## Relaterio da campanha de 1809 dirigido per sir Arthur Wellesley ao geverno britannico

Badajoz, 9 de dezembro de 1809.

O exercito inglez destinado a servir em Portugal e na llespanha achava-se completo no fim do mez de abril, à excepção de uma brigada de infanteria que ainda não tinha chegado, e de algumas tropas que se esperavam de Gibraltar logo que tivessem sido substituidas por outras enviadas de Portugal. Sir Arthur Wellesley desembarcou em Lisboa no dia 23 de abril.

N'esta epocha os francezes tinham tomado posse de Saragoça; o marechal Soult occupava o Porto e as provincias septentrionaes de Portugal. A batalha de Medelim tinha sido dada a 29 de março, e o general Cuesta fazia todos os esforcos para lhe paralysar os effeitos e reunir um novo exercito em Monasterio, nas montanhas da Serra Morena. Os francezes, commandados pelo marechal Victor, estavam de posse



vindo para Valtadolid. O corpo de Mortier achava-se em Le-Suchet, tendo batido em Belchite no dia 18 de junho o se neral Blake, voltára para Saragoça, achando-se o corpo Saint-Cyr empregado em bloquear Gerona.

O exercito hespanhol, debaixo das ordens do gener Cuesta, que recebéra reforços de cavallaria e infanteria, se refizera com extraordinaria promptidão desde o sen desastre de Medelim, avançára de Monasterio no meiado d maio, logo que Victor passára o Guadiana para sustentar divisão que havia destacado para alem da ponte de Alcabtara. O general Cuesta dirigira pela sua parte um ataque contra um posto fortificado que o inimigo deixára em Merida. Deste ataque não se saín bem; o inimigo conservou o sen posto em Mérida, e o mesmo Cuesta estabelecen então o sen quartel general em Fuente del Maestro, onde ticou ate ao tim de junho, em que o inimigo evacuou a Extremadura e passou o Tejo em Almaraz, depois da noticia que teve da chegada do exercito inglez sobre este mesmo rio em Abrantes.

No tim do dito mez de junho o general Cuesta fixon o seu quartel general em Puerto de Mirabete, em face de Almaraz. tendo uma divisão do seu exercito em Arzobispo. D esta manerra, portanto, no fun de junho o exercito hespanhol, commandado por Cuesta, estava sobre o Tejo; os francezos, debano das ordens de Victor, em Talavera de la Rema; Sebastiani havia-se retirado de Cidade Real, tendo ido para perta de Toiedo; e o corpo de Venegas, que tambem havia procledo reforços, tinha avançado para a Mancha. Os francecos haviani evacuado a Galliza, a excepção do curpo de Nev. que mais tarde de vara esta provincia, e no merado de judio taibam chega le a Astorga, Mortier achava-se em Leão, Soult em Zansora, Ke termana em Valtadolid, Suchet em Saragoca, estanda Sanda er accupado em baquear Genera. O exercito meles el gara a Abrantes, e a 27 de nubo man hou solor-Passiona, a fim de cosperar com as tropas hespanholas a uma tentsina para expeler es franceres do moto dia da They sides

il communitate un class das trigas de sua magestade

o então que a divisão franceza que atravessára o Tejo em cantara havia repassado este rio, afrouxou a marcha que imeiramente havia ordenado, não chegando as tropas inezas ao Tejo senão de 7 a 42 de junho; ali permaneceram las até 27, tanto para receberem os precisos soccorros de inheiro, de sapatos e de outros artigos de equipamento, de me estavam necessitadas, como para se dar descanso aos nomens e aos cavallos depois das marchas rapidas que tidam feito para se dirigirem ás fronteiras da Galliza, e de la voltarem depois. Tambem se precisava receber os reforços dos regimentos n.ºs 48 e 61, que se esperavam de Gibraltar, chegando de Inglaterra o 23.º de dragões ligeiros antes de se começar com as novas operações.

Durante este tempo os francezes fizeram vir das Asturias para a Galliza o corpo de Ney, e a 6 de junho tentaram, reusidos a um destacamento do corpo de Soult, assenhorea-rem-se de Vigo. Na sua tentativa contra a ponte de Sampaio foram completamente mal succedidos, o que também succedeu a Soult nos esforços que fez sobre o rio Sill para obrigar a combate o corpo do marquez de la Romana, que no começo do mez de junho se tinha novamente reunido perto de Orense, sobre as fronteiras de Portugal.

Tendo-se o marquez de la Romana retirado de Orense

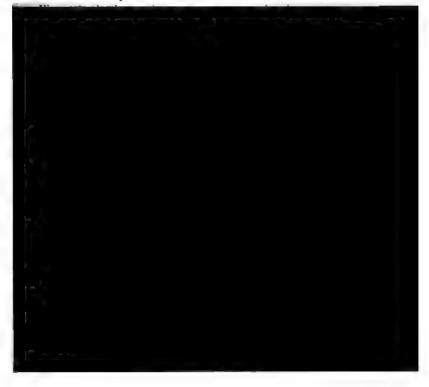

os dois exercitos hespanhoes debaixo das ordens de Cuesta e de Venegas, a fim de embaraçar o mesmo mimigo de de rigir-se em força contra um ou outro dos referidos exercitos. Era impossível para os corpos de Cuesta e de Venegas, que sajam das posições defensivas que haviam occupadorespectivamente na Extremadura e na Mancha, fazerem a sua juncção ou operarem militarmente n'esta empreza por ontra parte que não fosse por Talavera e ponte de Toledo; e era evidenté que se o immigo nada receiasse da parte de um d'estes corpos para a seguranca de Madrid, dirigir-se ja contra o outro com a totalidade das suas forças reunidas. Era, pois, necessario dividir tanto quanto possivel a attenção dos francezes, e escolher para cada corpo de alliados uma linha de marcha que podesse embaraçar o mimigo de oppor a um ou outro obstaculos naturaes, ou qualquer outra consa que não fosse as tropas destacadas das suas forças concentradas.

Em consequencia d'isto Cuesta deu ordem ao general Venegas para dirigir a sua marcha para Tembleque, Tarancon e Fuente Duena, sobre Arganda, onde se deveria achar a 22 de julho, dia assignalado para chegarem a Talavera os exercitos combinados inglezes e hespanhoes. Passando por Fuente Dueña o general Venegas teria atravessado o Tejo u um vau, não havendo senão o inimigo que se lhe podesse oppor á sua chegada a Arganda. Era isto o que se desejava. Se, todavia, elle fosse atacado por um corpo superior ao seu, a retirada era-lhe sempre facil nas montanhas de Cuenca; o inimigo não o teria n'ellas seguido em força, e não terra emprehendido operação alguma contra a Carolina, perseguido como seria pelo outro lado pelos exercitos combinados.

Os unicos corpos com os quaes se suppunha que os exercitos combinados se podessem ir empenhar em combate eram os de Victor, de Sebastiam e do rei José. Sabia-se que os outros corpos francezes em Hespanha se achavam por outraspartes occupados: em todo o caso suppunha-se que a occupação de Puerto de Baños por um destacamento do corpo do general Cuesta, e a do Puerto de Perales pela guarmção de

Cidade Rodrigo, e pela posição do corpo do marechal Beresford sobre as fronteiras de Portugal, embaraçaciam o inimigo de penetrar na Extremadura pelas passagens à retaguarda do exercito.

Sir Arthur Wellesley chegon no dia 12 a Plasencia, onde vin frustradas as esperanças que havia concebido de tirar de Cidade Rodrigo e das outras pracas da Castella os meios de transporte que pedira, e que no anno precedente finham sido fornecidos por estas praças ao exercito de sir John Moore. Entretanto não julgou dever renunciar á execução do plano de operações convencionado com o general Cuesta, não lhe "Herendo faltar ao ajustado, e tanto mais que isto traria Connsigo o perigo do corpo do general Venegas, que se sup-Detriba ter começado com as suas manobras. Alem d'isto sir A problem Wellesley esperava que o exercito seria provido de Vi v cres em Vera de Plasencia, até que se lhe fivessem for-\*\* 100 os meios de transporte de Sevilha ou da Mancha, I ocois o general Cuesta lhe havia escripto para este effeito. Les lavia sir Arthur Wellesley significara que não cooperasenão na primeira operação, que deveria dar ao general 💶 💶 🐧 sta a posse do Alberche e do curso do Tejo, e pol-o em --> Lado de communicar com o general Venegas, a não ser • 1 • 1 • o exercito inglez fosse fornecido d'aquillo de que pree - 5 Stasse.

Ima parte do exercito inglez, formada por cousa de mil

Ptuguezes, commandados por sir Roberto Wilson crefor
los por dois batalhões hespanhoes), deveriam marchar

gundo o plano para Vera de Plasencia, sobre a esquerda

sexercitos combinados em Escalona sobre o Alberche.

ste corpo poz-se em marcha no dia 15 de julho, e o exer
in inglez, segundo o plano convencionado, poz-se também

marcha de 17 para 18 de julho. Havia-se-lhe juntado,

moquanto esteve em Plasencia, o regimento n.º 23 de dragões ligeiros, e o n.º 48, esperando-se ainda pelos regimen
los n.º 18 e 61.

Sir Roberto Wilson chegou a Escalona a 22, e os exercitos combinados chegaram no mesmo día a Talavera. Repelliram

when in product stangers of the target a 23; temperate feels as consequences displantes confered ingles has take push ein marcha, e estava ia em calumnia perto do Alberche primpto a atarar o meças francez de Vistori, prestado sobre as alturas por transis no, quando o general duesta preferiu differir o atagos até a ma troga la segunde : é, quando ao comper do da as ingas se isibitaram, reconheceuse que o inumgo se bavia reiurado durante a note, O general Cuesta continuou ential a avancar, per-egundentale Santa Olalia, mas os francenes unham ganhado Torroce, e de la mesmo haviam ainda ido para mais lónge, para Bargas. O grosso do exercito inglez ficon em Talavera: unha elle uma divisão de infanteria em Cazalegas, para entreter as suas communicações com o geperal Cuesta, e uma outra em Caphel, sobre o Alberche, para manter também communicações com sir Roberto Wilson em Estalena.

A falta de viveres tinha sido tão grande desde o dia 20 (por culpa dos magistrados e dos habitantes de Vera de Plasencia, que não tinham satisfeito aos compromissos que haviam contratado com um commissacio britannico de fornecerem antes do dia 24 em Talavera duzentas e quarenta mil rações), que o exercito inglez não podia fazer o mais pequeno movimento. Os exercitos ficaram no dia 25 nas mesmas posições que no dia 24 haviam tomado, e o inimigo reuniu todas as suas forças em Bargas.

Parece que o general Venegas não tinha executado a ordem que recebéra de marchar sobre Fuente Dueña e Arganda. Por consegunte o inimigo, nada tendo a receiar pela sua parte, reuniu todas as suas forças para as oppor aos exercitos combinados. Elle atacou os postos avançados de Torrijos na manhã de 26, e os venceu: o general Cuesta retiron-se então n'aquelle dia com o seu exercito sobre a margem esquerda do Alberche, não se afastando a divisão ingleza de Cazalegas, reunindo-se-lhe a de Cardiel. A 27 o general Cuesta atravessou o Alberche, e tomou posição perto de Talavera, e as tropas inglezas largaram de Cazalegas, deixando uma divisão como posto avançado nos bosques,



defronte da posição do remo posições de la Allandra, e devamba a outra para a sua posições posições. Se Telavera

Devendo evidentemente ter legar uma fatelha te dia 26. sir Roberto Wilson resolves onto se do ter de Escalação mularge an exercito como sen corpo, atravegando as montaulas de Marrusse. O minugo ata ou a 27 de puedos avandades que se tinham derrado per los pues. Em virtude d isto remaranti solire a posição que of upava é exercito, e na poste que se seguiu, assua como no dia 28, teve fogar a batadra de Talavera. O munico retironese durante a tante e a no te de 28, indo tomar posção com uma guarda de retaguarda. na força de dez mil homens, sobre as alturas de Cararegas para alem de Alberche. O exercito inglez è os exercitos bes-Parilines, a que se tinha juntado no tarde de 29 a brigada de sufa nteria do general R. Crawford, permaneceram no campo da Joatalha de Talavera, tendo nos besques, perto do logar micle estavam no dia 27, os seus postos avangados, que se "otto punham da brigada do general Crawford.

A 29 o general Venegas veiu a Araujuez, e atacou um posto de dois mil homens que o immigo tinha deixado em lotedo. Foi por esta causa que o rei José chegou com a reserva e o corpo de Sebastiani, para demorar a sua marcha para diante, emquanto que Victor ficava para vigiar os exercitos combinados.

A 31 o corpo de sir Roberto Wilson, que se tinha mandado vir para o exercito na occasião em que se esperava um conflicto geral, tendo elle chegado a Marrusse, tornou para Escalona, e a retagnarda do inimigo, que estava em Gazalegas, partiu d'ali durante a noite para se dirigir a Maqueda.

O general Cuesta tinha sido informado a 30 que se tinha mandado para Fuente Roble, ao norte de Puerto de Baños, racões para um corpo de doze mil homens, e para Los Santos, perto do mesmo logar, para vinte e quatro mil homens. Suppunha-se que era para o corpo de Soult, que se sabia per estado em Zamora no fim de junho, e para o qual o mesmo Soult havia requisitado os effeitos de equipamento. To-

form, a constant to the programme of the

la liz conducer que em abrel o exercito portuguez esta sa interamente deseganisado e quasa amquilado. Na mesta especia fora pres en impregar o pespieno numero de hente que estas un em estado de servir na expedição contra Sanaliza e nas medidas defens vas que tudom a do tomadas para cambra a segurança da frontera oso dental logo que o exercido se poz em moncha para esta expedição.

Apenas o exercito inglez esteve a ponto de entrar em lle panha no fim de junho, nada havia ja que temer no norte de Portugal, e desejava-se aprovectar a occasião que esta segue rança dava para reunir a porte disponivel do exercito portu quez n'um campo onde o marcichal Beresford tivesse tempo. Le formar e organisar as respectivas tropas.

Pensava-se que um campo formado sobre as frontegras da Beira, entre Cidade Rodrigo e Almeida, estaria na situação a mais conveniente para este designio. Este plano tipha alem d'isso a vantagem que o corpo portuguez, ao qual se devesso juntar uma brigada ingleza, sobretudo para lhe servir de modelo, protegena a unica parte vulneravel da fronteira portugueza que fosse exposta a ser atacada. Esta posição garantia ainda a esquerda do exercito inglez, e sobretudo isto protegia a passagem na Extremadura para Puerto de Perales. Podia-se também tirar da referida posição este corpoportuguez para ulteriormente o utilisar no decurso da campanha quando se julgasse já sufficientemente instruido; mas não tinha havido nem a intenção, nem a esperança de que este corpo do marechal Beresford cooperasse de um modo. differente do que hea dito acima nas primeiras operacies dos mezes de julho e agosto.

Apesar da esperança que tinha havido de demorar a marcha de Soult, on d'elle mesmo se decidir a renunciar a ella. Como o general Cuesta não tinha confiança nos esforços das Copas que estavam no Puerto, desejou-se vel-as reforçadas; Imas este general illudiu enviar os reforços, e persistiu na Sua recusa ate ao dia 2 de agosto pela manhã, em que para este efleito destacou o general Bassecourt com a sua divisão. Mas durante este tempo as tropas de Puerto tinham-se de lá curado sem queimarem uma só escorva, tendo-se dirigido ganhar a ponte sobre o Tejo em Almaraz, onde pararam; Sont entrou no 1.º de agosto em Plasencia sem experimentar resistencia.

Tornou-se, portanto, necessario tomar as medidas decisis para restabelecer as communicações com Portugal. Com
tas vistas o exercito inglez poz-se em marcha na manha
tas vistas o exercito inglez poz-se em marcha na manha
tas vistas o exercito inglez poz-se em marcha na manha
tas vistas o exercito inglez poz-se em marcha na manha
tas vistas o exercito que se de general
tas para guardar o posto de Talavera e o hospital de
taguar. Foi n'este dia que o general Cuesta recebeu pela
ta meira vez a conta da força real do exercito que Soult fita trazido comsigo para a Extremadura, e que era de trinta
quatro mil homens, a que se segniu imaginar que o exerto inglez não podia luctar de par com similhantes forças.

ta ir-se reunir ao exercito inglez em Oropesa, e de
tas e a ir-se reunir ao exercito inglez em Oropesa, e de
tas combinados a serem atacados de frente e retagnarda ao
tesmo tempo.

O exercito de Soult chegou a Navalmoral pela tarde do la a 3, e n'esta posição achava-se entre os exercitos combinados e a ponte de Almaraz, que se suppumba em poder do limite, mas que muito provavelmente estava ou podia falimente estav destruido. A unica retirada que restava era loca ponte do Arzobispo. Havia um caminho directo que ia do Talavera de la Reina por Calera para esta ponte, e uma contra igualmente directa que se dirigia para Navalmoral; funa e outra não passavam a menos de 10 a 12 milhas de distancia de Oropesa, onde os exercitos combinados se acha-sum reunidos na manhã de 4.

Alem d'estas circumstancias, relativas à unica retirada

que por si tinham os exercitos, era preciso não perdeza de vista que o inimigo tinha reunido então na Extremadura do das as tropas que tivera na Galliza e na Castella, à excellação do corpo de Kellermann, que estava ainda em Vallada do Sabia-se que trinta e quatro mil homens se iam junta de forças oppostas aos exercitos combinados, e depois de era evidente a precisão de nos retirarmos para áquem Tejo, e tomarmos uma posição defensiva sobre este Tendo-se por conseguinte o exercito inglez retirado por Oropesa na noite de 3, poz-se febrimente em marcha para a ponte do Arzobispo, onde atravessou immedia mente o Tejo. O exercito hespanhol, que tinha partido. Talavera durante a noite de 3, fez alto na manhã de 4 e o Oropesa, depois d'isto poz-se em marcha e ganhou o Arzo bispo na tarde do mesmo dia.

No dia 5 o exercito inglez continuou o seu caminho, e 5 vanguarda foi postada sobre a Mesa de Ibor para se assegurar d'esta passagem; a 6 chegou o exercito à referida Mesa e a vanguarda a Casas do Puerto sobre o Tejo, defronte de Almaraz; e a 7 a testa da columna do exercito chegou a Deleytosa, onde tambem chegaram a 8 e 9 as divisões que formavam a retaguarda. Ao mesmo tempo o exercito hespanhol atravessou o Tejo a 5, e foi estabelecer o seu quartel general no dia 7 em Paraleda de Garbin, deixando uma vanguarda na ponte do Arzobispo. Esta vanguarda foi surprehendida no dia 8, e perdeu muita gente, assim como cincoenta peças de artilheria.

A 11 de agosto o quartel general do exercito inglez foi transferido para Jeraicejo, deixando Deleytosa à disposição do exercito hespanhot, que no dia 13 ali estabebecen o sen quartel general. No dia 12 tinha o general Cuesta resignado o commando do seu respectivo exercito.

Emquanto isto se passava na esquerda, o general Venegas tinha sido atacado no dia 5 em Aranjuez pelo rei José e Sebastiani. Algumas vantagens obteve n'este ataque; mas tomou então a resolução de se retirar para a Serra Morena, e adiantou-se effectivamente até Tembleque. Mindou depois de ino o general Cuesta não tinha confiança nos esforços das first que estavam no Puerto, desejou-se vel·as reforçadas; it este general illudiu enviar os reforços, e persistiu na trecusa até ao dia 2 de agosto pela manhã, em que para tre effeito destacou o general Bassecourt com a sua divisão. Its durante este tempo as tropas de Puerto tinham-se de lá tirado sem queimarem uma só escorva, tendo-se dirigido ganhar a ponte sobre o Tejo em Almaraz, onde pararam; sonte entrou no 4.º de agosto em Plasencia sem experimentar resistencia.

Tornou-se, portanto, necessario tomar as medidas decisitas para restabelecer as communicações com Portugal. Com estas vistas o exercito inglez poz-se em marcha na manhã de 3 de agosto para Oropesa, deixando a divisão do general Caesta para guardar o posto de Talavera e o hospital de langue. Foi n'este dia que o general Cuesta recebeu pela drimeira vez a conta da força real do exercito que Soult tilha trazido comsigo para a Extremadura, e que era de trinta de quatro mil homens, a que se seguiu imaginar que o exercito inglez não podia luctar de par com similhantes forças. Decidiu-se, portanto, a desviar-se immediatamente de Talavera, e a ir-se reunir ao exercito inglez em Oropesa, e de tai sorte o fez, que abandonou o hospital e expoz os exercitos combinados a serem atacudos de frente e retramarda ao combinados a serem atacudos de frente e retramarda ao combinados a serem atacudos de frente e retramarda ao combinados a serem atacudos de frente e retramarda ao combinados a serem atacudos de frente e retramarda ao combinados a serem atacudos de frente e retramarda ao combinados a serem atacudos de frente e retramarda ao combinados a serem atacudos de frente e retramarda ao combinados a serem atacudos de frente e retramarda ao combinados a serem atacudos de frente e retramarda ao combinados a serem atacudos de frente e retramarda ao combinados a serem atacudos de frente e retramarda ao combinados a serem atacudos de frente e retramarda ao combinados a serem atacudos de frente e retramarda ao combinados a serem atacudos de frente e retramarda ao combinados a serem atacudos de frente e retramarda ao combinados a serem atacudos de frente e retramarda ao combinados a serem atacudos de frente e retramarda ao combinados a serem atacudos de frente e retramarda ao combinados a serem atacudos de frente e retramarda ao combinados a serem atacudos de frente e retramarda ao combinados a serem a frente e combinados a combinados a serem a frente e combinados a serem a frente frente e combinados a serem a frente frente e combinado



Oropesa na noite de 3, popara a ponte do Arzobispe mente o Tejo. O exercito b Talavera durante a noite de Oropesa, depois d'isto poz-s bispo na tarde do mesmo dia

No dia 5 o exercito inglez vanguarda for postada sobre : rar d'esta passagem ; a 6 che e a vanguarda a Casas do Pud Almaraz ; e a 7 a testa da colu leytosa, onde também chegari mavam a retaguarda. Ao mesi atravessou o Tejo a 5, e for e ral no dia 7 em Paraleda de Gaj na ponte do Arzobispo. Esta no dia 8, e perdeu muita gent de artifheria.

A 11 de agosto o quartel i transferido para Jeraicejo, del do exercito hespanhol, que uo quartel general. No dia 12 tinto o commando do seu respectivo

Emquanto isto se possova ni

contasse trinta e seis unl homens, do qual se den o commando ao marechal Mortier. A chegada d estas tropas à Castetta Velha forçon o duque del Parque a retirar-se de novo, seguindo para Bejar, onde estabeleceu o seu quartel general no dia 8 de novembro. A marcha do general Egnia da Extremadura para a Mancha no meiado de setembro decidin os francezes a enviarem para esta provincia um exercito forte de trinta mil homens debaixo das ordens de Victor. Foi então que os hespanhoes se retiraram para Serra Morena, e os francezes tornaram novamente com as suas tropas para re Tejo.

Os acontecimentos que tinham tido logar na Castella durante o mez de outubro, sobretudo a batalha de Tamames, b : Saram o governo hespanhol a acreditar que era chegada a Casião favoravel de se assenhorearem de Madrid. Conse-💈 📭 internente den ordem ao general Areyzaga, que no mez des outubro tinha sido encarregado do commando do exer-🔼 🗸 o da Mancha, de marchar decidido para a frente para se a Senhorear d'aquella capital. Este general partiu com effeito P 🤜 ra ali no dia 3 de novembro, e a 10 achava-se em Los Bar-1 i 🔹 is, perto de Ocaña. Na noite de 10 atacou elle um corpo Is ancez de cinco mil homens que ali se achava, ataque em 💶 📭 e teve muitas perdas em homens é cavallos. Os francezes bearing the transfer of the tr Pre Santa Cruz de la Sarza, onde ficou até ao dia 18; e tendo 🍑 bolo que tinha adiante de si em Arganda um corpo inimi-😽 , que se dispunha a passar o Tejo sóbre a direita de Fuente Uneña, e que um outro corpo na força de vinte e cinco mil homens se achava em Aranjuez e Ocaña, tornou para Los Barrios, e fez as suas disposições para atacar este corpo de francezes que tinha adiante de si. Notou, todavia, na manhã de 19 que havia apparencias dos mesmos francezes prevewrem o seu ataque, o que o não impedin de arranjar o seu evercito forte de cincoenta mil homens na retaguarda de Ocaña. Os francezes o atacaram com vinte e cinco mil homens, e bateram completamente o exercito hespanhol, tomando-lhe cincoenta e cinco peças de artilheria. O quartel general d'este exercito desmantelado chegon no dia Carolina, onde no dia 28 apenas se rennin um pequems numero de homens. Os francezes não o perseguiram alem de Villarta.

Na mesma epocha o duque de Albuquerque, que tinha mado o commando do exercito da Extremadura no come de novembro, marchou sobre Arzobispo no momento e que os francezes reuniam as suas tropas sobre o Tejo po as opporem a Areyzaga. Pela sua parte os francezes fizera vir da Castella Velha, com as mesmas vistas, nos das 13 e 1 de novembro, uma parte das tropas que tinham enviado par esta provincia contra o duque del Parque. O duque, vendo que o inimigo se tinha entraquecido na Castella Velha, partin de Bejar a 17 de novembro e chegou a Alba de Tormes a 28, tendo a sua vanguarda em Carpio. Ali foi elle atacado por um corpo francez vindo de Valladolid, etc.; mas os francezes foram repellidos com alguma perda. O duque derigui-se então para diante sobre Fresno; mas retirou-se de novo a 26, em consequencia das ordens que recebeu da junta.

Durante esta epocha os francezes tiónam reforçado de novo o seu corpo na Castella Velha, e o duque foi atacado a 27 e 28 na sua retirada e em Alba de Tormes, soffrendo consideravelmente. Apesar d'isto não deixou de continuar na sua retirada para Cidade Rodrigo através das montanhas. A 29, estando 2 leguas distante de Tamames, as suas tropas ame frontaram-se com a apparição de uns trinta dragãos pela sua retaguarda, de que resultou debandarem-se. Todavia o inunigo, não reparando n'isto, não se aproveiton de tal panico, de que resultou a esperança de se poderem rennir. Emquanto estas cousas se passavam na Castella Velha, a junta ordenou ao duque de Albuquerque que recuasse com o seu corpo sobre o Guadana, e que abandonasse a posição do Puerto de Mirabete sobre o Tejo e a Mesa de Bor.

Estas circumstaucas jun as à necessadade que o exercito inglez taiba de passar para o norte do Tejo logo que o immigo recebesse os seus reforços, determinaram sir Arthur Wellesley a ordenar um movimento ao seu dito exercito para

Masse trinta e seis mil homens, do qual se deu o comnado ao marechal Mortier. A chegada d'estas tropas à Casla Velha forçou o duque del Parque a retirar-se de novo,
guindo para Bejar, onde estabeleceu o seu quartel general
o dia 8 de novembro. A marcha do general Eguia da Extrenadura para a Mancha no meiado de setembro decidiu os
rancezes a enviarem para esta provincia um exercito forte
le trinta mil homens debaixo das ordens de Victor. Foi enlio que os hespanhoes se retiraram para Serra Morena, e
la francezes tornaram novamente com as suas tropas para
i Tejo.

Os acontecimentos que tinham tido logar na Castella duinte o mez de outubro, sobretudo a batalha de Tamames,
avaram o governo hespanhol a acreditar que era chegada a
casião favoravel de se assenhorearem de Madrid. Conseintemente deu ordem ao general Areyzaga, que no mez
a outubro tinha sido encarregado do commando do exerito da Mancha, de marchar decidido para a frente para se
asenhorear d'aquella capital. Este general partiu com effeito
cara ali no dia 3 de novembro, e a 10 achava-se em Los Barrus, perto de Ocaña. Na noite de 10 atacou elle um corpo
runcez de cinco mil homens que ali se achava, ataque em
que teve muitas perdas em homens e cavallos. Os francezes
ret raram-se em boa ordem. Depois dirigiu-se no dia 13 so-

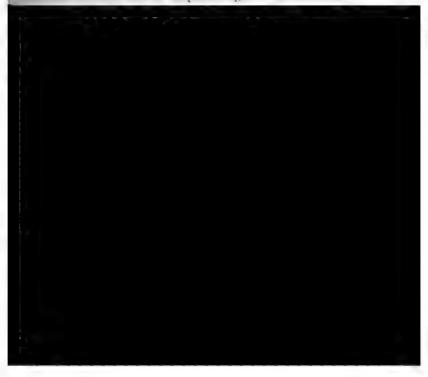

The many of the transfer of the state of the

species of distriction to the property of tendro tea promote made in para the resolution and as governmentes.

The reason purpose to the second policy of the automorphisms.

Aprovedo a presente eje estre dade para repetir a v. ex.\* os protestos da destreta escelleração com que me assigno de v. ex.\* o mais altento e fie servidor. = Wellington. = III.\* e ex.\* sr. D. Mignel Pereira Forjaz.

# DOLUMENTO N. 66-D

Idaleacar 315

Carta de lord Wellington a D. Nignel Pereira Forjaz declarando lhe as condições com que o exercito portuguez poderia prestar auxilio às tropas hespanholas

Lisboa, 19 de outubro de 1809.

III.ººº e ex.ºº sr. Tenho tido a honra de receber a carta de v. ex.º da data de 17 do corrente, inclusa a memoria apresentada aos srs. governadores do reino por D. Evansto Perez de Castro, da qual, por determinação dos mesmos senhores, me ha transmittido a copia, pela qual noto ser o seu travessar sem demora alguma este rio. Muito tempo havia ne elle pensava n'este movimento, a respeito do qual tinha, olavia, prevendo a junta, movimento que executou.

# DOCUMENTO N.º 66-C

(Citado a pag. 344)

Carta de lord Wellington a D. Miguel Pereira Forjaz oppondo-se a que o exercito portuguez seja mandado em auxilio do duque del Parque

Lisboa, 15 de outubro de 1809,

III.<sup>100</sup> e ex.<sup>100</sup> sr. - Tive a honra de receber a carta de 1.0x.4 da data de 10 do corrente mez, fazendo-me, por meio fella, sciente v. ex.ª dos desejos dos ex.<sup>1004</sup> srs. governado-tos do reino, motivados com a memoria (da qual igualmente feebo a copia) de p. Evaristo Perez de Castro, apresentada fue mesmos senhores por parte do governo hespanhol, sendo feen fim o conseguir a cooperação de um exercito portuguez fom as tropas hespanholas nas fronteiras de Castella, de-faixo do mando do duque del Parque.

Em rasão do numero e porção dos inimigos na Castella e Extremadura, e igualmente da sua superior disciplina, comsição e efficiencia das suas tropas, e isto quando compafidas com as de Hespanha, tenho ha muito formado a opicio de que as operações da guerra devem necessariamente
restringir-se á defensiva por parte dos alliados, e que Porfigal ao menos, e ainda mesmo Hespanha, deveria prosuar o aproveitar o periodo durante o qual o inímigo era
provavel de deixar em tranquillidade este paiz, para n'este
compo organisar, disciplinar e equipar os sens exercitos.

Estes objectos, que tão essencialmente se fazem necessaios, nunca jamais podem ser conseguidos, menos que as topas não sejam deixadas por mais algum tempo em nm tado tranquillo, persuadindo-me que o seu final compleof the second control of the policy of the second control of the s

Long min set to the total of the product of the order of the set o

# LOW LINES THIN S. ET.

Officio do ministro de Portogal em Senifia para o conde de Lanhares contendo a sua opinião

sobre a junta central e tendencias fibernes dos bespunhoes

III. e e a e et -- Ven procurar de traint a v. ex.º com a major clareza que me for possivel o resultado de varias observacios e indagações que tenho fedo nos primeiros das da minha residencia aqui.

Esta revolução teve por primeiro grato de remisão a voz de resistencia à oppressão, guerra aos francezes. Viramese os prodigios operados pela unan undade de toda a nação, enequanto este foi o unico intento della. Agora, porem, ja se não acha em todos os individuos a mesma sinceridade, a mesma singeleza de vistas. Ha muito quem queira fomentar, debaixo do protexto de reforma de abusos, obeas de fiberdade que o fatal exemplo da França devia afastar por ininto tempo da Europa.

A revolução de França teve por objecto a destruicão do throno, dos altares e da nobreza. A de Hespanha principiou com intentos inteiramente oppostos a esses dois principios; mas vae manifestando claramente o projecto de abaterose não de destruir) a nobreza. E não se pode duvidar que a este primeiro golpe se seguirá o de reformar as grandes riquezas do clero, e muito provavelmente de diminuir o poder do soberano! N'uma palavra, creja v. ex.º que não me engano. Excepto nos grandes e na infima classe da nação, conhece se

CONTROL DE LA CO

falla, vendo o que se escreve, julgo dever-lhe remetter falla, vendo o que se escreve, julgo dever-lhe remetter luso (vae com o n.º 1) os numeros todos que pude achar luso (vae com o n.º 1) os numeros todos que pude achar luso de la luguar exhauriram-se, e completarei a collecção luso do luguar en luso de tornarem a imprimir), de um papel periodico se publica inteiramente debaixo da luguencia do governo. É o Semanario patriotico, que gosa de grande fama.

The mesmo secretamente é em parte redigido por Quintum. litterato conhecido, e um dos secretarios mais influentemado de junta central. Por ahi verá v. ex.ª, melhor do que en les lera explicar-lh'o, quaes são as idéas que se querem estalhar, e qual é o impulso de toda a nação. Citarei alguns luminante n'este momento.

A junta não tem querido até agora reconhecer officialcente os poderes amplos de que o nuncio, monsenhor Gratua, diz que se acha munido para supprir a interrupção
communicações com Roma, nem mesmo reconhecel-o a
le como ministerialmente acreditado pelo papa. Verdade
ja que a falta de communicações fazem com que o nuncio
possa mostrar a sua acreditação, segundo todas as fórlas diplomaticas; mas tem cartas confidenciaes de sua sanlidade, que poderiam supprir essa falta se aqui houvesse
luais vontade de o reconhecer. A verdade do caso é que
querem ver se pouco a pouco vão estendendo as jurisdicções
episcopaes á custa da pontíficia, embaraçando a saida do
tumerario que ia para Roma, e preparando para o futuro
teformas sobre todos estes pontos.

Observa-se um cuidado particular no governo em afastar omais que póde os grandes e a nobreza do commando dos exercitos e dos empregos civis, e um desejo vehemente de os desacreditar pouco a pouco no espirito da nação. A junta

DOCUME

Gitade

Officio do ministro de Portugal e contendo a sobre a junta central e tendi

III. mo e ex. mo sr. — Vou pri a maior clareza que me for observações e indagações que da minha residencia aqui.

Esta revolução teve por pi de resistencia á oppressão, e os prodigios operados pela a emquanto este foi o unico inte não acha em todos os indivi mesma singeleza de vistas. Ha debaixo do pretexto de refori dade que o fatal exemplo da l tempo da Europa.

A revolução de França teve throno, dos altares e da nobre com intentos inteiramente oppi mas vae manifestando claramen de destruir) a nobreza. E não Trias, pois que os conselhos que o intruso rei José estabele-Cen debaixo das denominações dos antigos, expediam ordens Que se não podiam muitas vezes distinguir das verdadeiras, Por seguirem em tudo as mesmas fórmas, e não ser possivel, à vista da distancia, que nas colonias estivessem perfeit amente ao corrente dos negocios d'aqui.

O governo parece ter sido obrigado, bastantemente contra seua vontade, a convocar as córtes:

1.º Pelo impulso geral da nação, que, ainda ulcerada da lominação do principe da Paz, quer tirar partido da fermenação em que se acha, e reformar os abusos de dentro, delois de ter expellido os inimigos de fóra. Estas são as vozes reincipalmente da classe média da nação; queira Deus que so excedam estes limites que se suppõe! A nobreza, o clero o povo baixo, contentar-se-lam com alguns melhoramentos administração. Receio que a classe a que se póde chamar dedia queira tocar na constituição, estabelecer uma reprentação nacional perenne, etc., etc.

2.º Pela precisão de legafisar em certo modo a sua exisncia, pois já haviam muitos que pensavam e diziam que
la só queria perpetuar em si o poder até á duvidosa resuração do senhor D. Fernando VII. e por estes motivos
lo deixava de haver algumas dissensões nas provincias,
le só pelo extremo aperto das circumstancias se conservamuligadas á junta central. Porém algumas (como o reino
le Valencia) sacodem muito esse jugo, e attribuem à sua
lunta provincial e ao seu capitão general uma extensão de
Loder sobre a qual o governo se vé quasi obrigado a fechar
Os olhos. O reino de Aragão, igualmente emquanto Palafox
se conservou á testa do seu exercito, apenas recebia as ordens da junta central.

3.º Peto desejo ou pela necessidade imperiosa que tem a junta de se popularisar, pois se observa contra ella no getal da nação bastante descontentamento. Nas Andaluzias lembram-se com saudades da actividade incrivel que desenvolveu a junta provincial de Sevilha o anno passado. Comparam-na com o governo actual, e a comparação não é favoraor a row Enthursh on annous parts is an analysis of the property of the proper

Estes são, seguido me carace, os principaes molivos que obrigaram a junta a obaziar as ostes. É creas que vendo a importança de pes, y este convera que, a não ser favores do por algum acaso foctu to, que en não posso prever, ser-metra importamente impossivel opque estas nechum outro obstacion on intrigar contra enas, e que mesmo o governo se aprescrita mudo arrecuando sidore uma medida desta especie, depos de a ter declarado publicamente.

Que influencia, pois, posso en esperar adquirir para por um dique à vontade unatume de uma mação em tanta fermentação como esta. Tanto mais que o ministro de Inglaterra, unido individuo cuja cooperação me dava algumas esperanças, tem elle mesmo (já se me offereceram varias occasiões de me certificar d'isso fomentado esta medida, on seja porque a julga indispensavel para sustentar o governo, ou, segundo en creio, mais provavelmente porque esta chem de idéas exaltadas sobre liberdade, e que estas podem mais n'elle do que os interesses verdadeiros do sen governo. Veremos se o marquez de Wellesley, que está a chegar, terá idéas mais sãs sobre este ponto.

Entretanto esteja v. ex.ª certo que farei o possível por me aproveitar das circumstancias que podérem offerecer-se, e que não perco oceasião na conversação com pessoas do go verno de apontar os perigos que considero n'esta convocação.

A junta occupa-se com actividade de tudo o que é necessario para preparar a organisação das córtes, e principalPorte sobre a representação nacional, que seria muito im
Perfeita se seguissem os antigos costumes, pelas revoluções

Que tem havido na população de immensas viltas e cidades.

A estas côrtes se decidiu que seriam chamados representan
estambém das colonias (assim como se estão esperando

putados d'ellas para a junta central). Esta condescenden
para com as colonias tinha-se feito nécessaria, em rasão

espurito agora dominante e da grandissima necessidade

co estado nas actuaes urgencias tem de ser soccorrido

rellas.

Deus guarde a v. ex.º muitos annos. Sevilha, 2 de agosto

≥ 4809. — III.ººº e ex.ººº sr. conde de Linhares. — D. Pedro
Sousa Holstein.

## DOCUMENTO N.º 68

(Citado a pag. 381)

trucções mandadas pela corte do Rio de Janeiro a D. Pedro de Sousa Holstein quando este foi nomeado ministro de Portugal junto ao governo de Hespanha em Sevilka.

Tendo sua alteza real, o principe regente nosso senhor,
lo servido nomear a v. s.º para seu enviado extraordinario
muistro plenipotenciario junto a sua magestade catholica.
cutualmente por causa da sua infeliz detenção junto do gorno central da Hespanha, v. s.º logo que receber os avisos
cordens que os governadores do reino lhe hão de entregar,
que tenho a honra de remetter-lhe, procurará, de accordo
com os mesmos governadores, solicitar os convenientes passaportes para se dirigir ao logar onde se achar o governo
central hespanhol, participando-lhe que sua alteza real o
lem nomeado seu enviado extraordinario e ministro plenipotenciario junto ao mesmo, já que infelizmente sua magestade catholica se acha ainda em poder dos francezes; e logo
que v. s.º consiga os passaportes partirá para o mesmo desturo, mandando-lhe sua alteza real assistir com o ordenado
as

de 24:000 eruzados e a competente ajuda de custo, asar a como o costumado adiantamento dos soldos, e de mais fica v. s.º auctorisado para firar aquellas despezas de secretar que o bem do real serviço lhe fizer necessarias, o que to the sera pago pelos governadores do reino, segundo as dens que para o nosmo fim tenho a honra de expedir-lh

Tanto que v. s.º chegar ao logar onde reside o govercentral hespanhol, terà v. s.º o cuidado de dirigir-se pemeio que ali se achar estabelecido e com o conselho do m instro britanna o que residir junto do mesmo governo, par apresentar as cartas credenciaes que lhe remerto junto mente com a copia das mesmas que deve prameiro entre gar, e na audiencia que fiver para as apresentar dever= v. s.\* expor que sua alteza real o principe regente nossi senhor, não se tendo nunca separado da estreita allianca e amizade de sua magestade catholica, senão quando a córte de Madrid, illudida pela França, a forçon a esse extremo partido, que não póde parecer extraordinario que logo na America desse provas do restabelecimento da mais perfeita amizade, apenas sonbe da gloriosa restauração da Hespanha, e que ignalmente procura logo restabelecer a boa correspondencia e harmonia que deve existir entre as duas monarchias para felicidade das mesmas, e que se apressa a declarar por meio do sen plempotenciario, que manda residir junto ao governo hespanhol, a firme intenção em que está de fazer causa commum com a Hespanha para segurar a sua defensa. considerando que a península nunca poderá conservar a sua independencia -enão mantendo-se a Hespanha inteiramente livre da perfidia e influencia do governo francez, e ligada à alliança de sua magestade britannica, à qual sua alteza real adhere e cons dera como objecto o mais essencial, ate pela sna grande duração com que se tem conservado ha seculos debaixo dos mesmos principios.

4: T

Antes que v. s.º obtenha esta audiencia ou depois procurară v. s.º esse immortal patriota, o honrado vassaffo de sua magestade catholica o ex.ººº conde de Florida Branca, e lhe entregară essa carta que lhe escrevo, fiado na constante Trando en moço ainda entrava na carreira política, e segurando-lhe v. s.ª a particular recommendação que tem de se ligar com elle e de lhe mostrar a summa contiança que inspiram aos nossos soberanos, não só as suas reconhecidas virtudes, más munto particularmente o affecto com que sustentou os inahenaveis e imprescriptiveis direitos eventuaes le sua alteza real a princeza nossa senhora, procurará v. s.ª sua alteza real a princeza nossa senhora, procurará v. s.ª sua alteza real a princeza nossa senhora entrando no vasto sua alteza real a princeza nossa senhora procurará v. s.ª sua alteza real a princeza nossa senhora procurará v. s.ª sua alteza real a confiança, e entrando no vasto sua alteza real, e escreverá tudo o que lhe ouvir sunilhantes respeitos, offerecendo-lhe também encarrese da resposta á minha carta, se elle julgar que deve sua ponder-me.

V. s.º sabe muito bem as boas e justas disposições com · I · D · as juntas de Hespanha se tècm mostrado dispostas a re-• \* \* \* hecerem os direitos eventuaes de sua alteza real a prin-😊 🕶 🛪 nossa senhora; e v. s.ª, conhecendo igualmente quanto 🖚 roimo de sua alteza real o principe regente nosso senhor 🚚 Theio a foda a especie de ambicão, verá que sua alteza re = = 1 deseja que os hespanhoes fiquem somente persuadidos sna viva e sincera sensibilidade pela memoria que con-5 > z e r ha e Portugal ganhariam em uma umão voluntaria de Le > 1 a a peninsula, comtudo sua alteza real faz os mais justos • nergicos votos pela restauração de sua magestade catho-Vicesta o senhor rei Fernando VII, e está prompto para concor-\*\*\* para este louvavel fim com todos os seus meios e forças --- fimite algum, assim como para sustentar a independen-🕶 📭 da monarchia hespanhola, deixando nas mãos da Provi-Oncia e na lealdade dos corações hespanhoes aquella reali-Sação dos direitos eventuaes de sua real familia, de que as Culcumstancias irresistiveis possam exigir imperiosamente a verificação em beneficio das duas nações.

Do que acabo de expor a v. s.ª ficará entendendo a delivadeza e prudencia com que deve obrar em tão importante



Ignalmente offerecerá v. s.º não só ratificar o tralliança e defeza que se fez entre as provincias do reino e a Galliza, assim como entre o Algarve e a Adebaixo de justos termos de perfeita ignaldade: ma v. s.º um novo tratado de alhança e commercio prientar caso de defensa de Portugal e Hespanha, commercio dos dominios ultramarmos entre si, e entre tambem a Gran-Bretanha como parte contrat que a tal respeito lhe for proposto dará logo cobrando também quanto seria convenente a resti

\*\*Port gia a nossa concorrencia para a defensa da Hespanha, The è gualmente a de Portugal, procurarà v. s.\*, de accordo Com o enviado de sua magestade britannica que residir junto esse governo, e com o que lhe resultar da sua correspondir acom o enviado extraordinario e ministro plenipotendo de sua alteza real em Londres e com os governadores e remo de fazer todo o ajuste que se julgar conveniente ara a marcha das tropas de sua alteza real, que devem ir soccorro do governo hespanhol; e v. s.\* lhes fará conhetar que sua alteza real ordena que este soccorro não tenha utro limite senão o das possibilidades do reino, estando a alteza real persuadido que o unico meio que póde existe de defender o reino é o de segurar a independencia da espanha.

V. s.ª dará conta por todos os correios a sua alteza real cestado em que se acha a Hespanha, da energia do seu sverno, da extensão da sua força armada e dos seus meios - fazenda, assim como de todas as suas relações commer-= es, particularmente das que abraçar a respeito do nosso mmum alhado. Estas contas, que v. s.ª fará subir por esta ≺retaria d'estado dos negocios estrangeiros à real presen-, serão dirigidas aos governadores do reino para as remet-· cm aqui pelas occasiões que houver, e v. s.º lhes dirigirà 📨 i carta separada o que julgar convem elles saibam, para 📭 🖚 e hajam de executar tudo o que possa interessar ao real 🗝 😑 🕬 vico. Igualmente conservară v. s.ª uma igual correspon-🕡 🗢 ncia com o enviado extraordinario de sua alteza real em 🚾 🖜 ndres, a quem participará tudo o que julgar possa convir d Re elle conheça para concorrer ao que tanto interessa ao 15 a - m do real serviço. V. s. a não se esquecerá dizer sobre os > 1 ccessos da guerra tudo com a maior extensão, lembranse tambem de notar todas as aberturas e negociações de Vaz que Buonaparte, ou por artificio ou por necessidade. Viaja de propor. Ainda é muito de suppor e de esperar que vão baja alteração alguna na lealdade hespanhola, comtudo V.s.\* não deixará de apontar todas e quaesquer sementes de desimião que possam germinar, e que talvez Buonaparte

não cesse de procurar fazer no ser e siender quanto poder. Breveniente e pela primeira os las no se expedição a visitas de que v. s.º haja de usar que por esta occasião não podem anida ser-lhe expediças.

Deus guarde a v. s.º Palacio de B.o de Janeiro, em 11 de Janeiro de 1809. ... Conde de Linhares. St. D. Pedro de Sousa Holstein.

(Documento do officio n.º 13, de 3 de setembro de 1809.)

## DOCUMENTO N.º 69

(Cilado a pag 352)

Nota official que o ministro portuguez em Sevilha dirigio ao secretario d'estado D. Martin de Garay, reclamando a presidencia da regencia para a princeza D. Carlota Joaquina.

O abanto assignado, enviado extraordinario e munistro ples nepotenciamo de sua alteza real o principe regente de Portugal, desde os principos instantes da sua chegada a esta côrte considerou como o seu dever mais importante o de mandessar à suprema junta central os sinceros e leaes sentimentos que animam o principe regente seu amo; os ardentes volos que forma pela santa causa da independencia da Hespanha-e da restauração do seu legitumo soberano, e a firme resolução em que esta de cooperar para esse desejado fim com todas as forças e recurso da sua monarchia.

O abaixo assignado tem por base das suas instrucções do adherir e recordocer, de accordo com as potencias albadas, a junta central suprema e governativa da Hespanha e Indias, on aque de governo que se achar legalimamente representando a augusta pessoa do senhor D. Fernando VII. E desde que a usrado hespanha se resolven generosamente a resistir à mais pertida usacpação, listogica-se o principie regente de Portaga e par el a tera recordo do as repecidas provas que sua o e en teral se tem esinera locam dar d'aque le desintere se a localidad e nobre o de corações ja mocoria a toda a Europa.

Está bem longe o abaixo assignado de pretender penetrar s segredos d'este governo, ou de ter a temeraria ousadia e querer influir nas suas deliberações; porém, tendo-se spargido por todo o publico a voz de que esta suprema unta, levada de muito sabias e profundas considerações, tem ha dias a esta parte discutido o projecto de entregar na crise actual o governo d'esta vasta monarchia a um conselho de regencia, que naturalmente será presidido por uma pessoa da familia real; n'esta convicção, persuadido o abaixo assignado de que na qualidade de ministro de sua alteza real o principe regente de Portugal, tem obrigação de promover, não só os direitos, mas tambem os interesses da sua augusta esposa, e de fallar para assim dizer em seu nome, não poderia, sem faltar ao seu dever e instrucções, deixar depór na alta consideração da junta suprema, que sendo a serenissima princeza D. Carlota de Bourbon, irmă de sua magestade o senhor D. Fernando VII, a pessoa que tem mais interesse pelos seus direitos eventuaes, na conserva--tio d'este reino, e pelo seu tão proximo parentesco, na restaração do senhor D. Fernando VII, é sem duvida a mais propria e indicada para ser posta á testa do conselho da regencia d'este reino.

Parece que alem de todos os motivos que persuadem a Descelher uma pessoa illustre para tão alto emprego, a nação

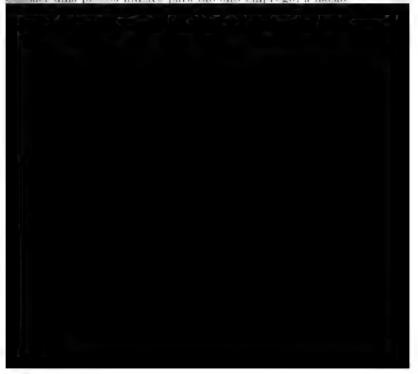

Depois d'estas altas cons derações tambem mercee alguma a garantia que offerece necessaramente a conção de Hespanha os mesmos direitos da serenissima se princeza D. Carlota; o senhor principe seu mande, o rano e herdeiro de uma monarchia vizinha e aluada, essa princeza nascido hespanhola; e, finalmente, os se lentos e qualidades pessoaes.

Todas as rasões se poderram ter deduzido mais le mente, e muitas outras haveria que acrescentar anda rem certamente nenhuma dellas se occultara às vistas minadas e patrioticas da suprema junta central. Ao a assignado só competia pelo estricto dever do seu mina o chamar ma supposição que sejam fundadas as rasõe publico, o que elle inteiramente ignora) a attenção de prema junta sobre o objecto das considerações que faz assumpto d'este papel.

Pede, pois, ao ex. no sr. D. Martin de Garay quera e maior brevidade elevar esta nota a presença de sua matade, na certeza de que se dignará pesar attentamente mar em muito séria meditação o conteúdo delta. E aprogostoso esta nova occasião que se the offerece de assergao sr. D. Martin de Garay a sua distincta veneração.

Sevilha, 1 de setembro de 1809. — Ex.<sup>mo</sup> sr. D. Martis Garay. — D. Pedro de Sousa Holstein.

(Documento do officio n.º 15 de 3 de setembro de 18

#### DOCUMENTO N.º 70

(Satado 1 pag. 402)

#### Questão de Olivença

Officio de D. Pedro de Sousa Holstein ao conde de Link

III. <sup>mo</sup> e ex. <sup>mo</sup> sr. — Devo dar conta a v. ex. <sup>a</sup> n este d de uma negociação que me tem occupado desde a ma ção da regencia, e que so agora chegou a um estado d dureza sufficiente para que valha a pena de a participar a y, ex.º como o faço por um expresso, sendo demasiadamente melindrosa para que en me atrevesse a fazer menção d'ella mos officios que escrevi pela posta ordinaria.

O conhecimento que cu tinha da honradez e do modo de pensar de alguns membros da regencia me fez conceber desde o principio a esperança de conseguir d'elles o que não tinha podido obter da junta central, relativamente ao tratado de alfança que sua alteza real deseja concluir com o governo da Hespanha.

Com esse motivo me estabeleci por varios dias na ilha de L. aco, aonde reside a regencia, e sondando principalmente animos de D. Francisco de Saavedra e de D. Miguel de Las relizabal, achei-os bastantemente dispostos a dar ouvidos rninhas proposições, fazendo-lhes observar principal-Il la contre a utilidade que resultaria para as dires monarchias, visto estarem já declarados pelo conselho supremo e recointraccidos pela junta central os direitos eventuaes de sua altessa real a princeza nossa senhora ao throno da Hespanha, of the se inserlasse no tratado este mesmo reconhecimento, • Tual, sendo garantido por sua magestade britannica e pu blicado por mejo de tratado, asseguraria em qualquer cir-COLUMN Stancia a tranquiffidade das duas monarchias, preservante lo a successão da opposição de potencias estrangeiras, e 👫 🕶 rido às côrtes, se é que ainda ha esperanças de as ver restanidas, o arbitrio de se intrometterem de leve n'um asstrupto de fanta gravidade, que se acha decidido por cortes atatoriores e pelo uso inalterado d esta monarchia. A esta istro a se acrescentou a de introduzir no mesmo artigo uma mantua declaração, por parte de sua alteza real e do governo da Hespanha, de que a haver de verificar-se algum dia a reurião das duas corôas, ellas ficariam perpetuamente reuni-18:18, sem haverem de se dividir entre dois ramos da mesma Casa real, como succeden ás de Napoles e de Hespanha. Esta ultima clausula, em que os sobreditos membros da re-Sencia me pareceram insistir muito pela utifidade que d'ella Pesultară à monarchia hespanhola, se podér verificar-se, cra

tambem inteiramente conforme ao espirito das mode strucções e aos interesses de sua alteza real, e por isa hesitei em à adoptar.

Em consequencia d'estes preliminares resolvi une em numicar à regençia, por meio de D. Francisco de Sast as proposições de que remetto coma com a letra A on mente conformes, excepto o artigo da successão, as of já tinha apresentado á junta centrali, e igualmente a l memoria que remetto com a letra B, e que julgue i contribuir a dispor os animos à restituição de Oly É de observar que não assignei nenhum d'estes dors pa e que os communiquei como projectos, e não como f officiales, a D. Francisco de Saavedra, para me não 🗸 metter, nem com a regencia, no caso que as proposo es fossem acceitas, nem com o manistro de Inglaterra, ao me não parecia conveniente communicar desde cultor embrião de negociação. Foi, porem, esta tão bem aos que recebi poucos dias depois do secretario d'estado al de que remetto copra com a letra C, pela qual me come cava a nomeação que a regencia fizera de D. João de 😥 para disentir commigo este projecto de trasado.

Não enfadares inutilmente a v. ex. referando-de l mindo todas as pequenas duy das que me oppoz este to ciador, o qual, não podendo adquirir merecimentos bi 🕾 cia do tratado, porque a regencia desde o principo con quasi claramente em todas as minhas proposições, que menos adquirir algum na discussão das palavras ed 🕬 sorios. A unica mudança importante a que pie foi puacceder for no artigo da cessão de Olivenca, lo de prois como uma especie de compensação, que se verharas mero de commissarios de ambas as partes, se nos t da America meridional tem havido alguma variacio in ultimo tratado de lamaes de 1777, devendo n esse 🖼 rem restitudas ao seu leg timo dono as terras indevibit occupadas. Esta condição foi exigida tão absolu ancet regencia, que me não restava esperança, no caso de f gar a ella, de obter a restituição desejada.

E posto que eu estivesse quasi inteiramente ás cegas soesta materia, pois que eu realmente ignoro se téem alm fundamento as reclamações que cré poder fazer o gorno de Hespanha, não deixei de observar commigo mesmo:

1.º Que este governo reclamava finalmente uma restituio, que, a ser fundada, poderia em rigor exigir sem ser
ecessario um novo tratado, em logar que Olivença, cedida
rmalmente á Hespanha, era já propriedade sua, e podia
ousiderar-se a sua restituição como um verdadeiro sacricio.

2.º O interesse nacional que sua alteza real e todo o povo portuguez tinha na restituição de Olivença, que, a não se recuperar n'esta occasião, ficaria provavelmente perdida a perpetuidade.

3.º A possibilidade de que as reclamações dos hespanhoes ma America não fossem fundadas, alem do que algumas leguas de mais ou menos n'aquellas vastas regiões não poderiam equivaler para sua alteza real á recuperação de um territorio por pequeno que seja na Europa.

4.º A segurança que havia de que sua alteza real, nomeando commissarios pela sua parte, os interesses do printipe regente nosso senhor não ficariam lesados. Alem de que 2 experiencia já tem mostrado que se podem facilmente illu-

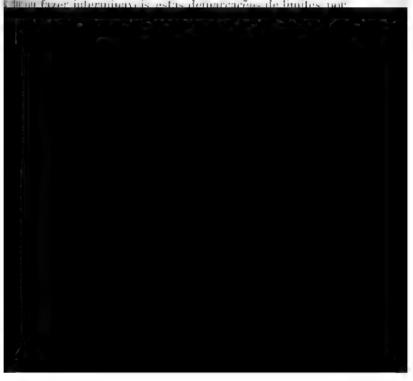

tendo-se obrigado por um juramento solemme a não distratar a minima porção da monarchia hespanhola, não podra faltar a este juramento sem allegar para com a nacão e as futuras córtes, se não a realidade, ao menos a apparencia de uma compensação. A decisão de sua alteza real e o juizo de v. ex.º me mostrarão se dei demasiado valor a todas estas considerações.

De accordo já sobre a essencia do tratado, e mesmo sobre a redacção dos seus principaes artigos, tratei com D. Eugebio de Bardaxi, que já se achava na repartição dos negocios estrangeiros, o modo por que conviria communical-o a sua magestade britannica, tanto por meio do seu enviado aqui, como do ministerio em Londres, pois que consistindo a principal utilidade d'elle na garantia de sua magestade britannica, nem era possivel, nem convinha o concluil-o sem ter a certeza de a poder obter. Confesso, porém, que a experiencia do que me tinha acontecido em Sevilha com mr. Frere sobre o negocio da regencia, me fez desejar de obter d'este guverno uma promessa que podesse considerar-se como solemne de concluir o fratado sobre certas bases, no caso que se obtivesse para elle a garantia que sua alteza real também considerava como indispensavel. Julguei que negocios d'estacasta são mais difficers de estorvar depois de se acharemadiantados até um certo ponto, pois que então se faz necessario o fallar claramente e sem rebuco para os impedir, e parecenane que em todo o caso seria um serviço para sua alteza real o descobrir, como necessariamente agora se fará, os sentimentos de sua magestade britannica sobre a reumão possivel das duas monarchias. Assentei, finalmente, que fazendo entrar como condição sine qua non a accessão de sua magestade britannica, e communicando immediatamente as proposições todas aos sens ministros, em nada se faltaria ao que por todos os motivos se deve a tão importante alhado.

Sobre estes principios escrevi, pois, a D. Euzebio de Bardaxi a nota que remetto com a letra D, em que inseri os artigos já convencionados do tratado, acrescentando que a serem accestos emquanto se negociasse por meio dos inmistros de sua alteza real e de sua magestade catholica em Londres a garantia de sua magestade britannica, en a enviaria a v. ex.<sup>a</sup>, per dindo-lhe os poderes necessarios para assignar o tratado sua tre essas bases, no caso de que mereçam a approvação des principe regente nosso senhor. A isto recebi a resposta remetto com a letra E, accedendo e acceitando em pleno minhas proposições.

Immediatamente communiquei de palavra, e depois por ripto pela nota que feva a letra F, a mr. Henrique Wellesso que se tinha passado, e igual communicação se lhe fez mesmo tempo por D. Euzebio de Bardaxi.

Devo dizer a v. ex.º com a franqueza de que nunca me sto, que o ministro de Inglaterra me mostron ao principio sto, que o ministro da especie de mysterio que julgon se tinha feito; porém logo a franqueza das minhas commicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamicações e a certeza que elle adquiriu que esta negociamica e a certeza que elle adquiriu que esta negociamica e a certeza

D. Euzebio de Bardaxi escreveu, nos termos mais fortes, sobre este assumpto ao ministro de Hespanha em Londres um officio que me communicou; e com as letras G e H remetto inclusas duas cartas que escrevi ao ministro de sua alteza real em Londres, pedindo-lhe quizesse encarregar-se da negociação, e fazendo menção de tudo aquillo que en julguei poder conduzir para o bom exito d'ella.

Eis-aqui, pois, o estado em que se acham as consas, e só devo acrescentar que no caso de se conseguir a accessão da Inglaterra, como en espero e mr. Wellesley julga, recebendo-se esta noticia pelo menos dois mezes antes que me possam vir os poderes, julgo que será facil conseguir aqui o assignar-se o tratado pela minha parte sub spe rati, assegurando por esse modo as importantes vantagens que, segundo a minha opinião, sua alteza real vae n'elle ganhar, e conseguindo-se principalmente a de se publicar tanto mais cedo o



**àvel, pedindo a v. ex.** queira conceder-lhe a sua protecção, **i recommendar à benignidade** do nosso augusto amo este **anjeito, que por todos** os motivos se faz digno d'ella.

**Deus gnarde** a v. ex.<sup>a</sup> muitos amos. Cadiz, 28 de abril **le 1810.** — Ill.<sup>mo</sup> e ex.<sup>mo</sup> sr. conde de Linhares. — *D. Pedro* **Le Sousa** Holstein.

N. B. — Dentro d'este officio, que por copia está na caixa do anuo de 1810 da correspondencia do nosso ministro em Hespanha para a secretaria dos negocios estrangeiros, e no maço dos officios dirigidos para o Rio de Janeiro por D. Pedro de Sonsa Holstein, mais tarde primeiro conde, primeiro marquez e primeiro duque de Palmella, só achei os dois semutes documentos a que o sobredito officio se refere.

Nota dirigida por D. Pedro de Sousa Holstein a D. Euzebio de Bardaxi y Azara

O abaixo assignado, enviado extraordinario e ministro pleoupotenciario de sua alteza real o principe regente de Portuzal, na ultima conferencia que teve com v. s.ª lhe manifestou o desejo que anima o principe regente sen amo, de estreitar mais os vinculos da boa união que felizmente existe entre os duas monarchias de Portugal e de Hespanha por meio de



e com o ministro de la gencias necessarias paratado de sua magesa nos consideram como o Os artigos propostos produzidos na nota de D. Enzebio de Bardaxi nosso ministro, ni ella os O abaixo assignado appovar a y. s.\* a segurante peus guarde a y. s.\* 1810. = D. Pedro de Soji Bardaxi y Azara.

# Resposta do ministro

Mny señor mio: — Hé dao de los reynos de España y In V. s.\* de 7 del corriente en l halna servido v. s.\* manifest que tuvo comigo, hace vers à sua alteza real el señor prinlos vinculos de amistad que f monarquias de España y Portúsolemne do si 🗦 que debe apoyarse, quales son las propuestas por y. s.\*, oto más si, como es de esperar, accede a ellas su majesd taritanica: me manda manifestarle que el provecto ha erecido su aprobación, y que desde luego puede y, s.ª ribir à su côrte, pediendo los poderes necesarios para ocluer y firmar dicho tratado. Entretanto se procederá de omun acuerdo à praticar las diligencias oportunas para cohuncar el citado proyeto á su majestad britanica y obtener n accesion y garantia, requisito esencial y sin el qual la eligiosidad y buena fé de ambos gobiernos no ha pensado más proceder à ninguna condicion. Los artículos propuesos son los seguientes:

Articulo 1.º Haberá una alianza defensiva entre las dos pronas, cimentada sobre las bases de la más perfecta reciprovidad.

Art. 2.º Las dos altas partes contratantes se prestarán una contra reciproca por la totalidad de sus estados, conforhandose en esto à lo estipulado en el artículo 4.º del tralado de alianza de 1778.

Art. 3.º Los dos gobiernos se obligan solemnemente à no bacer una paz separada con la Francia, y á no deponer las arwas, sin que antes aquella reconozca la independencia de las llos monarquias, y sea restituido á España el señor D. Ferando VII, o sus legitimos herederos.

Art. 4.º A fin de borrar enteramente la memoria de las lunestas disensiones, que existian entre las dos monarquias contra los intereses de ambas, consiente el gobierno español o que la ciudad de Olivenza, su territorio y dependencias con reunidas de nuevo á perpetuidad à la corona de Portu-Por su parte su alteza real, el principe regente de Porlugal, atendidas las reclamaciones á que la España piensa Juer derecho en la América meridional, fundado en el tra-Jalo de limites de 1777, conviene en que se nombren por pulas partes un igual número de comisarios encargados 🎐 verificar qualquier infraccion involuntaria, que pueda ha-Per tenido el referido tratado de fimites en las posesiones las dos coronas en la América meridional, debiendose

en un plazo indicado restablecer exactamente en su todo lo que se estipuló en el sobredicho tratado.

Art. 5.º Las dos potencias se obligan à concluir un tado de comercio, cuyas condiciones se estipularan que las circunstancias lo permitan, debiendo tener por el que ambas potencias serán consideradas, una respetotra sobre el pié de las naciones más favorecidas.

Art. 6.º Hallandose revocada en España por dispode las cortes del reyno de 1789 la ley sálica, que se n introducir en las de 1725, y siendo por conseguiente dables los derechos de la señora princeza del Brazil, Di lota Joaquina, á la succesion del tropo de España, en el de faltar la descendencia legitima y directa de sus ang hermanos, la dos altas partes contratantes, queriendo é en lo futuro qualquier disension, que pudrese susci sobre un asunto tan grave y tan interesante para la « de las dos naciones, convienen y declaran que en el ca que por los enlaces va existentes, ó que pudiesen exist lo venidero, llegase à verificarse la reunion de las dol narquias, deberán seguir perpetuamente el mismo ordi succesion, sin que pueda volber à dividirse entre le ramos diferentes. Los dos soberanos respectivos en sit bre, y en el de sus herederos y succesores, se obligad hacer en ningun tiempo pacto, tratado, ni convenio d que se oponga á esta disposicion.

Art. 7.º Se pedirà à su majestad britanica, intima de las dos naciones, la accesion y garantia de este upara su consolidacion y firmeza.

Todo lo que tengo el honor de poner en noticia de para su gobierno, asegurandole al mismo tiempo que f parte tendré la mayor satisfacion en que se vernique t tado que tantas ventajas puede producir à ambas monar

Reytero à v. s.ª mis constantes deseos de complac servirle, y ruego à Dios gue su vida muchos años.

Real ysla de Leon, 12 de abril de 1810. B. L. M. de su más atento y seguro servidor. — Euzebio de Bar Azara. — Señor ministro de Portugal.

Extracto de uma carta do conde de Palmella ao secretario da legação portugueza em Madrid com a data de 22 de julho de 1814

Devo dizer-lhe que se assignou o nosso tratado, e só polemos conseguir uma promessa, por escripto, das quatro grandes potencias de prestarem os seus bons officios no congresso em Vienna para a restituição de Olivença, e outra promessa de Inglaterra de regular n'esse mesmo congresso os limites da Guyana á nossa satisfação. O ponto importante para nós reduz-se, pois, agora a Olivença.

Muito util e conveniente será que v. m.co faça as maiores diligencias possiveis junto a esse governo para um feliz reultado, pois prevejo no congresso a este respeito os maiores embaraços, porque D. Pedro Labrador, que aqui se acha e que dizem que irá a Vienna por parte da Hespanha, é duro como uma barra de ferro. Aqui o mostrou bem a proposito, resstindo a todos os ataques que por mil methodos variados se lhe fizeram para obter no seu tratado um artigo de -unistia. Talleyrand, que está governando tudo, estava o mais interessado possivel em obter esse artigo, e até havia para isso rasões particulares e pecuniarias; porém não o pode conseguir, e antes de hontem à noite se assignou e spedio para Madrid o tratado sem esse artigo. Creio que o tratado é similhante a todos os mais que aqui se firmaram, s reclamações sobre Parma, Plasencia, Luisiana, etc., fisam differidas para o congresso, e lá irão estorvar provavelwente as nossas reclamações sobre Olivença, pois já dizem que não querem largar esta sem obter indemnisação por quellas.

#### DOCUMENTO N.º 71

(Citado a pag. 405)

Officio do conde de Linhares ao ministro de Portugal em Loudo sobre a ratificação dos tratados de commercio e amizade feitos em luglaterra

III.<sup>mo</sup> sr. — Havendo-se dignado sua alteza real o prud regente nosso senhor approvar os tratados propostos deliança e commercio entre a sua real coróa e a Gran-Bronha, foi o mesmo senhor servido, não só mandal-os assign mas ratifical-os, e agora os dirijo a v. s.\* para se fazer competente troca, o que sua alteza real espera que v. t execute com a sua costumada actividade e intelligencia e todos os objectos que mais interessam o real serviço e el teresse nacional.

Igualmente ordena sua alteza real que v. s. 4 faca observ a esse ministerio, para que chegue ao conhecimento de s magestade britannica, que sua alteza real se prestou, of violencia não pequena, á approvação dos artigos que dud respeito à inquisição, pois que não obstante que o mest augusto senhor considerava as disposições dos mesmos out favoraveis aos interesses conhecidos da sua real coroa, 🕬 tudo sua alteza real se resolveu com difficuldade a sacot nar uma variação nos principios políticos adoptados poseus augustos maiores, é que por inveterados podiam add apego e adhesão da parte dos seus vassallos; mas que al alteza real, tendo em vista as representações summamento energicas do ministro de sua magestade britannica, e cuando que isso era de particular interesse de sua magestadel<sup>m</sup> tannica, não offendendo a adopção de taes principios 1.311 consciencia, por isso se resolvera a adoptal-os, e se usujeava que sua magestade britannica consideraria esta dele rencia de sua alteza real como uma não pequena probabsincero desejo que sua alteza real tinha de comprazer co tudo com os justos sentimentos de sua magestade britanina. e como um grande fundamento que sua alteza real comuniha a receber da parte de sua magestade britannica aquellas mesmas provas de amizade e de verdadeiro interesse que sua alteza real confessa com particular satisfação ter até aqui recebido. Sua alteza real recommenda muito a v. s.ª que faça valer este objecto com viva e particular actividade, a tim de que essa corte fique cada dia mais persuadida dos sentimentos que animam a sua alteza real, e da reciprocidade que o mesmo augusto senhor tem direito a esperar.

Na feliz occasião em que sua alteza real acaba de concluir stes tratados, que de uma parte estreitam e consolidam o stema federativo, que tão util tem sido e deve ser às duas cões, e da outra põe as firmes bases de um tratado de immercio, que, fundado sobre principios liberaes, deve intribuir para a felicidade de ambas as nações, julga sua leza real muito conveniente que v. s.º insista de novo ahi ara o estabelecimento de embaixadores entre as duas côres, e sendo muito agradavel a sua alteza real que fique aqui sidindo com o caracter de embaixador de sua magestade intannica lord Strangford, tambem sua alteza real se protectamica.

Este objecto que já foi proposto, e de que o ministerio ritannico tem até aqui procrastinado a decisão, seria agora e muita satisfação para sua alteza real que o mesmo se armjasse definitivamente, e sua alteza real é servido ordenar ue v. s.ª siga este negocio com a maior actividade, e até ode ser que sua alteza real em officio separado mande resetter a v. s.ª as credenciaes, para que, approvando sua magestade britannica este plano, possa v. s.ª logo revestire do caracter de embaixador, e possam ser immediatamente expedidas as credenciaes a lord Strangford, o que cria sobremaneira agradavel a sua alteza real, que ordena que v. s.ª procure terminar este negocio com a possivel brevidade.

Sendo muito essencial que se ajustem e terminem os arvanjamentos estipulados no tratado de commercio, seja sotore a igualisação dos direitos que hão de pagar os navios nos press to make it obstant that on the state of the first of the state o

किन्न को अकृतन अक्रांक । एक सम्मान का विका के स्कृ क्या के अप भारत कर सा देशायि क्रिय क्या के तार क ार्थकार्थ शाराच्याताच्या । स्थापनी स्थापनात्त्र से व माटाव स्वार्थकार्थ ह रक्ता. कि-कृताता । तान्यात गाम तथा तथा स्थान्य तन्त्र । १००year to sea sente on contamora a ferturation des sens desertes ामाध्याम र प्रत्य के अन्यवस्था है साम लोक क्षान्य है के न but havam ste solit fernarapis peuts diens de 1750, que o which the Cartie IV confederal financials observate que र क्षात्रेत तकार्यात र अग्रहात र ज्ञान ज्ञान ज्ञान प्राप्ताता है mente describée que se unitempse ao nominio autorimo de Lauteta que precente de a post braz e de facto polas prosonas que fan an en elab en Benede elétre e que anda estavam vivas, entre as quaes ha o mar mez de Altam ra, se realmente has mesmas circles se destroira a lei salva, e, reintegrandose o antigo modo de succeder em Castella, se viera assim a reconducer o directo executad de sua olteza real a princeza mosa senhora para sucreder na copia de Hespanha; que depors de feita a justificação a junta procedenta a fixar o modo do reconhecimento e publicação dos mesmos direitos eventuaes de sua alteza real, que também fie dão evidente direito na conjunctura presenté a ser declarada regente da monarchia hespanhola.

De tudo o que acabo de expor verá v. s.º que este negocio tem chegado ao ponto que mais se poderia desejar, e que certamente não se oppondo sua magestade britannica à conclusão e perfeito arranjamento d'este negocio, o que sua alteza real de modo algum póde esperar de um tão hom e sucero alliado, que é muito provavel que se siga brevemente o reconhecimento e publicação dos direitos eventuaes de sua alteza real no caso infetiz que os seus augustos ir-

m Tos sejam victimas da tyrannia de Buonaparte, e que por es se modo se prepara a possibilidade da reunião das duas monarchias em uma só, e a consolidação de uma potencia, que, verdadeira alliada da Gran-Bretanha, será sempre initia que necessaria da França, rivalisando-se mutuamente o poder de duas grandes monarchias vizinhas e confinantes.

Já ha alguns mezes, por ordem de sua alteza real, recomendei a v. s.ª que expozesse este negocio ao ministerio
litannico, e que fazendo-lhe ver de uma parte a justiça dos
litreitos de sua alteza real a princeza nossa senhora, e da
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia monarchica
litra quanto a creação de uma grande potencia

Novamente, pois, communico a v. s.ª as reaes ordens de 🐃 📭 a alteza real o principe regente nosso senhor, para que se s force em conseguir a total approvação de sua magestade ritannica para uma similhante medida, ou ao menos a de-💶 🚉 ração de que se não oppõe a que a mesma se effectue, e \* rece v. s.\* procure persuadir ao ministerio britannico que é 💌 📭 só conforme à inalteravel justiça de sua magestade bri-📭 🔁 unica e à sua firme amizade e alliança com sua alteza real não oppor-se á realisação de tão evidentes direitos, mas Que é mesmo muito conveniente aos interesses da corôa de Sua magestade britannica nas críticas circumstancias em que se acha a Europa, em primeiro logar contribuir para a creação de uma grande monarchia, vizinha e rival da França, e que pela sua posição é necessaria alliada da Gran-Bretanha; em segundo logar fazer conhecer a Buonaparte que quaesquer actos de tyrannia que possa praticar com Fernando VII são inuteis crimes, pois que em tal caso já a corda hespanhola tem um successor declarado e legitimo, e que será de todo o modo o seu maior inimigo do que talvez o não seria Fernando VII; em terceiro logar que por este modo, evitando-se maior desunião de opiniões em Hespanha, sua magestade britannica poderá mais seguramente cooperar para a defeza da peninsula, influindo decididamente sobre o equitido de uma regente sua lutima alliada, e que se prestara seguirá todos os seus luminosos conselhos; em quarto e ultimo logar que o interesse da Gran-Bretanha deve avalua se pelo que seria mais doloroso e incommodo a Buonaparte, e que certamente elle nada tanto temeria quanto ver execulada a reunião das duas monarchias portugueza e hespanhola en uma só, e que consequentemente não pode haver duvida que uma similhante medida será muito util para a Gran-Bretanha, assim como nociva para a França.

D'este modo verá v. s.ª os principios, a actividade e degencia com que deve manejar este negocio, que tanto me ressa a sua alteza real, e que o mesmo augusto sentor le manda recommendar muito particularmente, esperando que v. s.ª de ainda n'esta occasião novas provas do seu xêle e intelligencia por todos os objectos que como o presente le teressam muito o real serviço.

Sua alteza real o principe regente nosso senhor e toda a sua augusta familia continuam a gosar da sua mais perfe a saude, ouvindo assim o céu os votos que incessantemente the divigimos por este penhor da publica e geral februlade.

Deus guarde a v. s.\* Palacio do Rio de Janetro, em 2 de março de 1840. — Conde de Linhares.

# DOCUMENTO N.º 71-A

(Citado a pag. 443)

Participação do ministro inglez em Lisboa ao seu governo sobre o partida do principe regente de Portugal para o Brazil, mencionado algumas circumstancias que a precederam

A bordo da nan *Hibernia*, defronte do Tejo, 29 de novembro de 4807.

Seuhor: — Tenho a honra de amunciar vos que e profis regente de Portugal effectuou a sua sabia e magnanima reso lução de se retirar de um reino que não podia conservar por mais tempo senão reduzindo-se a vassallo da França, e que sua alteza real e familia, acompanhados pela maior parte dos seus navios de guerra e por grande multidão dos seus ficis vassallos e adherentes, partiram hoje de Lisboa e se acham em caminho para o Brazil debaixo da escolta de uma esquadra ingleza.

Este grande e memoravel acontecimento não se deve attribuir sómente ao susto repentino, excitado pela presença de um exercito francez dentro dos limites de Portugal. Foi sim 1810 o resultado genuino do systema constante de confiança e moderação adoptado por sua magestade a respeito d'este paiz, e por cujo resultado final eu me tinha de certo modo feito responsavel, e que em obediencia ás vossas instrucções continuei sempre a supportar uniformemente, até debaixo de circumstancias que mais tendiam a desanimar.

Eu representei por muitas vezes, e mui distinctamente à corte de Lisboa, que convindo sua magestade em não resenlir-se da exclusão do commercio britannico dos portos de Portugal, havia sua magestade exhaurido todos os meios de soffrimento; que fazendo esta concessão ás circumstancias Peculiares da situação do principe regente, sua magestade Limba feito tudo quanto a amizade e a lembrança de uma aritiga alljança podia com justica requerer; porem, que um Simples passo alem da linha de hostilidade modificada, em 'Itte se convinha com muita repugnancia, deveria necessaamente levar as cousas á extremidade da guerra actual. o principe regente, comtudo, permittin-se por um momento esquecimento de que no estado presente da Europa se não Podra soffrer que paiz algum fosse impunemente inimigo da 🗖 glaterra, e que por mais que sua magestade podesse es-🔍 🖘 inclinado a dar descontos à falta de meios que Portugal Cinha para resistir ao poder da França, comtudo nem a sua 💶 ignidade, nem os interesses do seu povo permittiam a sua 👣 agestade acceitar esta desculpa para conceder toda a plena Atensão dos peditorios sem fundamento.

Aos 8 do corrente foi sua alteza real induzido a assignar

uma ordem para a detenção de alguns subditos britannico e da consideravel porção de propriedade britannica quainda existia em Lisboa. Ao publicar-se esta ordem en it tirar as armas de Inglaterra que se achavam nas portas de minha residencia, pedi os meus passaportes, apresente e minha representação final contra o procedimento que acrebava de praticar a côrte de Lisboa, e dirigi-me para acrequadra commandada pelo cavalleiro Sidney Smith, que degou á costa de Portugal alguns dias depois de en ter recebido os meus passaportes, e com quem me ajuntei ao li do corrente.

Eu suggeri immediatamente ao cavalleiro Sidney Smith a utilidade de estabelecer um bloqueio o mais rigoreso o entrada do Tejo, e tive depois a satisfação de achar que o nha n'isto antecipado as intenções de sua magestade, por os vossos despachos, que recebi pelo mensageiro Silvesto aos 23, ordenavam-me que auctorisasse esta medida no casem que o governo portuguez ultrapassasse os lumites que sua magestade tinha julgado conveniente pór à sua bempor dade, e tentasse dar algum passo ulterior que fosse un rioso à honra e interesses da Gran-Bretanha.

Estes despachos foram dictados na supposição de que u ainda me achasse em Lisboa; e ainda que eu os não recelo senão depois de ter partido d'aquella côrte, constudo, considerando maduramente o teor das vossas instrucções, per sei que seria justo obrar como se tal não tivera acontendo.

Resolvi, portanto, passar a examinar immediatamento effeito que tinha produzido o bloqueio de Lisboa, e propor ao governo portuguez, como unica condição debaixo do que cessaria o bloqueio, a alternativa por vós estabelecida, ou sentregar a esquadra a sua magestade ou de a empregatura mediatamente em transportar o principe regente e a sua bimilia para o Brazil.

Eu tomei a responsabilidade de renovar as negocioles depois de haverem cessado as minhas funcções publicas por estar convencido de que não obstante ser a determinação fixa de sua magestade o não soffrer que a esquadra de

Portugal caisse nas mãos dos seus inimigos, comtudo o primeiro objecto de sua magestade continuava a ser o mesmo de applicar esta esquadra para o fim originario de salvar a mal familia de Bragança da tyrannia da França.

Consequentemente requeri uma audiencia do principe regente, e juntamente seguranças de protecção e salvo-conducto, e havendo recebido a resposta de sua alteza real, parti para Lisboa aos 27 no navio de sua magestade Confanca, que levava bandeira parlamentaria. Tive immediatamente as mais interessantes communicações com a côrte de Lishoa, os particulares das quaes serão desenvolvidos em outra carta. Bastará lembrar aqui que o principe regente sabiamente dirigiu todas as suas apprehensões para um exerrito francez, e todas as suas esperanças para uma esquadra ingleza; que elle recebeu de mim as mais expressas seguranças de que sua magestade generosamente disfarçaria esles actos de momentanea e constrangida hostilidade para que se tinha extorquido o consentimento de sua alteza real; r que eu promettia a sua alteza real, pela fé do meu soberano, que a esquadra britannica na bôca do Tejo seria empregada em proteger a sua retirada de Lisboa e viagem para e Brazil.

Hontem se publicou um decreto, no qual o principe regente annunciou a sua intenção de se retirar para a cidade do Rio de Janeiro até á conclusão da paz, e de nomear uma regencia para ter a administração do governo de Lisboa durante a sua ausencia da Europa.

Esta manhã a esquadra portugueza largon do Tejo. Eu tive a honra de acompanhar o principe na sua passagem da barra. A esquadra consistia em oito naus de linha, quatro fragatas, varios brigues armados e grande numero de navios do Brazil, montando tudo, segundo penso, a trinta e seis vélas por todas. Elles passaram pela esquadra britannica, e os navios de sua magestade salvaram com vinte e um tiros, o que foi respondido com igual numero. Raras vezes se tem observado um espectaculo mais interessante do que a união das duas esquadras.

Deixando o navio do principe regente fui para bordo d Hibernia, mas voltei immediatamente acompanhado do es valleiro Sidney Smith, que eu apresentei ao principe, e fo recebido por sua alteza real com signaes da mais affavel les nevolencia.

Tenho a honra de incluir as listas dos navios de guerra que se sabia terem largado de Lisboa esta manhã, e que la poncas horas estavam á vista. Ficam em Lisboa quatro não de linha e o mesmo numero de fragatas, porém so um becada qualidade está capaz de servir.

Julguei que não devia perder tempo em communcator governo de sua magestade a importante novidade contento n'este despacho. Tenho, portanto, de rogar que me escuso pressa e imporfeição com que esta escrevo.

Tenho a houra de ser, etc. = Strangford.

# Despachos de sir Siduey Smith participando a resolução que temára de bloquear o Tejo

#### Primeiro despacho

Ilibernia, 22 leguas oeste do Tejo, 1 de dezembro de 1807. Senhor: — Em um despacho datado de 22 de novembro com um post-scriptum de 26, vos mandei, para informacidos lords commissarios do almirantado, as provas confidem varios documentos de se achar o governo portuguez be aterrado pelas armas francezas, que chegon a acquiescera certos pedidos da França contra a Gran-Bretanha. A distribuição das forças portuguezas estava feita sómente portuguezas, ao mesmo tempo que a parte de terra ficon intorramente sem guarda. Os vassallos britannicos de todas e classes foram detidos, e, portanto, veiu a ser absolutamente necessario informar o governo portuguez de que estava do gado o caso em que, por obediencia às ininhas instrucción devia declarar o Tejo em estado de bloqueno; e bavende tord Strangford concordado commigo em que as basalab

es se deviam repellir com hostilidades, comecei o bloqueio, as instrucções que recebemos se pozeram em pratica em da a sua extensão, não perdendo, porém, nunca de vista a ambrança do primeiro objecto adoptado pelo governo de na magestade de abrir um refugio ao chefe do governo ortuguez, ameaçado como elle estava por um braco podeaso e pela pestilente influencia do inimigo. Julguei que era meu dever adoptar os meios que se nos franqueavam para trabalhar em persuadir o principe regente de Portugal tornar a considerar a sua decisão de se unir com o contirate da Europa, e a lembrar-se de que tinha possessões no continente da America que offerecem uma ampla compensaso por qualquer sacrificio que elle podesse aqui fazer, e de ue seria cortado pela natureza da guerra maritima, cujo lim se não podia decidir pela combinação das potencias conhorataes da Europa.

Com estas vistas, logo que lord Strangford recebeu o conculmento à proposição que tinhamos feito, de poder s. s.ª desembarcar e conferir com o principe regente debaixo da egurança de uma bandeira parlamentaria, eu dei a s. s.ª o salvo-conducto necessario, em ordem a poder garantir ao poneme que a sua palavra de honra como ministro plenipolencario de el-rei, unida á de um almirante britannico, não pola deixar de inspirar, persuadindo a sua alteza real a lançar-se com a sua esquadra nos braços da Gran-Bretanha, Jescansando confiadamente em que el-rei disfarçaria um co forçado de hostilidade apparente contra a sua bandeira sabditos, e estabeleceria o governo de sua alteza real nos seus dominios ultramarinos, como tinha originariamente prourtido. Agora tenho a cordial satisfação de vos annunciar um as nossas esperanças e espectação se realisaram na sua maior extensão. Na manhã de 29 a esquadra portugueza Comeada na lista junta) saiu do Tejo com sua alteza real Principe do Brazil e toda a real familia de Bragança a boruntamente com muitos dos seus fieis conselheiros e Uherentes, assim como outras pessoas que seguiam a sua ctual fortuna.

Esta esquadra de oito naus de linha, quatro fragatos, brigues e uma escuna, com uma multidão de grandes mercantes armados, se arranjaram debaixo da proteçç esquadra de sua magestade, que o fogo de uma salva proca de vinte e um tiros annuncion o amigavel encedestes, que no dia antecedente estavam em termos de tilidade. A scena infundiu em todos os espectadores exeno exercito dos francezes que estava sobre os outeiros mais vivos sentimentos de gratidão à Providencia, pois a existe um poder no mundo que póde e deseja protego opprimidos.

Tenho a honra de ser, etc. = G. Sidney Smith.

Lista da esquadra portugueza que saiu do Tejo em 29 de novembro de 1807

#### Segundo despacho

Navio de sua magestade, *Hibernia*, 22 leguas oeste do Tojo, 1 de dezembro de 1807.

Senhor: — Em outro despacho, com data d'este dia, remetti uma lista da esquadra portugueza que saiu do Tejo a 29 do passado, a qual recebi n'aquelle dia das mãos do almirante que a commanda, quando fui a bordo do *Principe leal* fazer a minha visita de respeito, e dei parabens a sua aleza real o principe do Brazil, que se achava embarcado naquella nau. N'este incluo a lista dos navios que se deixaram ficar. Os portuguezes só lamentam o deixarem um d'esses quatro navios, *Vasco da Gama*, que se achava concermido; empregaram a sua artilheria para armar o *Freitas*, que é um navio novo de sessenta e quatro peças, e um dos que saiu com o principe. Os outros eram meramente cascos rellos. Ha tambem um navio nos estaleiros, o *Principe Repute*, porém está sómente em cavernas.

O principe disse tudo quanto podia dictar o sentimento da mais cordial gratidão e confiança a respeito de sua magestade e da nação britannica.

Eu tenho (por signaes, porque o tempo não permitte outro modo de communicação) determinado ao capitão Moore no Malborough, com o London, Monarch e Bedford, que estejam juntos ao corpo da esquadra portugueza, e lhe dêem todo o adjutorio. Eu continuo com a Hibernia junto ao navio do principe, e não posso ainda mandar o Foudroyant, Plantugenet e Conqueror para o almirante Purvis, segundo as ordens de s. s.ª de 14, o que espero não seja grande inconveniente aos que bloqueiam Cadiz, pois parece que elles foram mandados para alí na supposição de se acharem os sussos dentro do Estreito, e antes de se saber que elles eslavam na minha situação.

Tenho a honra de ser, etc. = G. Sidney Smith.

nada e mandada armar con Vasco da Gama, de seto do-se e quasi prompto. Phenix, de quarenta e

Phemx, de quarenta e e total.

Amazona, de quarenta e e Perola, de quarenta e qual Tritão, de quarenta peças Venus, de trinta peças. Nã Copia. = G. Sidney Smith,

Terceiro

Hibernia, no mar, lat. 37 zembro de 1807.

Senhor: — Tenho a satisfat formação dos mylords commicancei poder ajuntar toda a um brigue, depois da tempes nos permittiu effeituar os conctal distribuição dos supranum litámos o vice-almirante D. M dar-me parte hontem de que zes de fazer vianos.

possa chegar a salvamento, pois não está em mau estado, e foi substituido pelo Martim de Freitas, que estava ao principio destinado para ir para Inglaterra em consequencia de um novo arranjamento que se fez hontem, por se achar este cim melhor estado do que o outro para fazer viagem. Eu tenho destacado o capitão Moore no Malborough com o London, Monorch e Bedford, para seguir a esquadra portugueza ao Brazil.

Julguei ser do meu dever, alem da ordem usual para toma en es sobreditos navios debaixo das suas ordens, expedirible uma outra para arvorar flamula larga depois de passar a Madeira, e isto para dar maior peso e consequencia à execução das importantes e delicadas obrigações de que o le inho encarregado. Fico perfeitamente descansado no juizo de este official e na sua habilidade e zêlo. Os navios portuguezes depois de concertados não precisavam que lhes destenos mais mantimentos e bebidas ordinarias do que as mencionadas na lista inclusa, que eu suppri d'este navio e de Conqueror.

Este despacho será entregue pelo capitão Yèo, da chalupa sua magestade a Confiança, o qual mostrou grande zèlo agacidade em abrir a communicação pela bandeira parlantaria, á qual tinham interesse em obstar todas as pessoas derosas que eram contra a medida da emigração. Lord augford falla do seu comportamento em termos da mais approvação. Com este fundamento peço licença para o commendar a s. s. s. s. a quem o seu merecimento em geral mo official é já mui bem conhecido. Tendo ficado em Lissem nenhuma restricção na sua liberdade durante a muminicação, elle se acha em estado de poder responder s. s. sobre quaesquer perguntas que desejarem fazer-ihe. Tenho a honra de ser, etc. = G. Sidney Smith.

# DOCUMENTO N.º 71-B

(Citado a pag. 413)

Apresamentos de navios portuguezes feitos por vasos de guerra britannicos!

Londres, 25 de novembro de 1807. Presente a excelo tissima magestade de el-rei em conselho.

Sua magestade, tomando em consideração as circumstrecias que têem obrigado e compellido Portugal a fechar os oportos aos navios e fazendas dos vassallos de sua magestre é servido ordenar por e com o pleno parecer do seu consideração, e por esta fica ordenado, que todos os come e fazendas pertencentes a Portugal, que teem sido e esta agora detidos nos portos d'este reino ou em outra qual parte, sejam restituidos, comtanto que a alta corte do emerantado ou cortes do vice-almirantado (nos casos em pronunciado que pertence a vassallos e habitantes de la tugal, e não sendo por outro motivo sujeitas a conte a que será permittido aos ditos navios e hems proceda qualquer porto neutral ou para Portugal.

E, outrosim, fica ordenado que os navios e bens peter centes a Portugal não serão sujeitos a detenção ate segundo ordem, comtanto que taes navios e bens negoceiem de gum ou para algum porto d'este reino, ou para Gibralte Malta; e procedendo directamente para o porto especieo no seu despacho da alfandega, ou entre um porto neutro outro porto neutral, ou entre Portugal e os portos de colonias, ou de algum porto dos alhados de sua major e procedendo directamente para os portos específicados seus respectivos despachos de alfandega, comtanto portos não estejam a esse tempo em estado de blop actual.

Os documentos n.ºº 71-C, 71-D e 71-E tratam do mesmo agenta.

entresim, fica ordenado que os navios de Portugal não grando da immunidade em virtude de tratados que haja entre sua magestade e Portugal, de proteger nenhuns bens carregados nos mesmos, que possam aliás ser sujeitos a carregados.

os muito bonrados lords commissarios do thesouro de magestade, os principaes secretarios d'estado de sua magestade, os juizes da alta corte do almirantado e cortes do vice-almirantado tomarão as medidas necessarias n'esta conformidade, segundo o que a cada um d'elles pertencer. = W. Fawkener.

## DOCUMENTO N.º 71-C

(Citado a pag. 143)

Na corte do palacio da rainha, aos 6 de janeiro de 1808. Presente a excellentissima magestado de el-rei em conselho.

Porquanto é conveniente no estado actual dos vassalios de sua magestade fidelissima, e durante a interrupção da correspondencia commercial entre a Gran-Bretanha e Portugal, que se permittam reclamações da propriedade portugueza, que tem sido detida e trazida pelos navios de guerra de sua magestade e corsarios: sua magestade é servido ordenar por e com o parecer do seu conselho privado, e por esta fica ordenado, que as reclamações da propriedade portugueza, feitas por pessoas devidamente auctorisadas pelos donos, ou pelo consul on outra pessoa auctorisada pelo ministro portuguez residente n'esta côrte, serão admittidas na alta côrte do almirantado.

E, ontrosim, fica ordenado que se decretará restituição immediata de toda a propriedade de tal natureza, que pelos conhecimentos e outros documentos achados a bordo dos navios portuguezes, vindo das colonias portuguezas para os portos de Portugal, se mostre pertencer a sua magestado fidelissima ou a algum dos seus vassallos residentes á data d esta ordem no Brazil, ou em outro algum estabelecimento

estrado per en ente a sua moria, on em inglaterra on or algua par pae esteja em amuzale com sua magostado, so bes ama reclamação geral por cada navio e bens, dada polcicad debara da avaterdade sobredita.

E fira, outro com, ontenado que a propriedade dos vassallos de sea magestade fidensisma a data diesta ordem residentes em la ritural, ou lites pertença separada ou conjunctamente com vassallos residentes no Brand on outros logares acuma meres cados, sera producciada pertencer a quem declarar a reclamação, sendo reclamação persidada pela mesma propriedade que achar a fondo de taes navios portuguezes, como fica dito.

E, outrosim, fica ordenado que a propriedade nitimamente mencionada, assim lem como toda a outra propriedade reclamada debaixo de reclamações particulares, ja dadas ou que hajam de dar-se, e que for pronunciada ser propriedade portugueza, e pertencer a pessoas residentes em Portugal à data d'esta ordem, ficara sujeita às ordens ulteriores de sua magestade; no emtanto se entregará à custodía da junta de agentes, que serão nomeados por parte de sua magestade e por parte do ministro portuguez residente n'esta corte ou de qualquer reclamante, e que aquella parte da mesma que for sujeita a daminticar-se ou que por outras rasões se julgue conveniente vender, será vendida pelos sobreditos agentes debaixo de commissões que devem ser expedidas pela alta corte do almirantado, e o producto d'essas vendas sera depositado na dita corte.

E os muito honrados lords commissarios do thesouro de sua magestade, o principal secretario d'estado de sua magestade e os lords commissarios do almirantado, e os juizes da alta corte do almirantado e os juizes das cortes do vice-almirantado deverão tomar as medidas necessarias n esta conformidade, segundo o que a cada um d'elles pertencer. — W. Fawkener.

# DOCUMENTO N.º 71-D

(Citado a pag. 443)

Na corte do palacio da rainha, aos 4 de maio de 1808. Presente a excellentissima magestade de el-rei em conselho.

Sua magestade, por e com o parecer do seu conselho pri-Vacio, é servido ordenar, e fica por esta ordenado, que todas as propriedades portuguezas agora detidas, e cuja restitui-São ainda não foi decretada, nem téem direito a serem resti-Unidas sobre as reclamações dadas, ou que houverem de dar-se pelo consul portuguez ou outra pessoa devidamente auctorisada pelo ministro portuguez residente n'esta côrte Ou pelos agentes devidamente auctorisados d'aquelles donos e proprietarios, que agora uão estão residentes em Portugal Ou em outros logares sujeitos á influencia e direcção da Franca, e que a parte d'esta propriedade, pertencente a pessoas não residentes em Portugal ou em outros logares sujeitos á influencia e direcção da França, será para uso dos donos e proprietarios da mesma; e a parte pertencente conjunctamente a pessoas residentes em Portugal e no Brazil. ou em algum dos estabelecimentos pertencentes à coróa de Portugal, ou no Reino Unido ou em algum outro paiz em amizade com sua magestade, se entregará aos donos e proprietarios da mesma que forem residentes como se acaba de dizer, comtanto que se obriguem e déem fiança por parte dos ditos socios ou co-proprietarios, e tal fiança que satisfaça o ministro portuguez, de que responderão ao principe regente de Portugal por aquella parte da dita propriedade mixta que pertencer a pessoas residentes em Portugal ou em ontros logares sujeitos á influencia e direcção da Franca; e a parte pertencente a pessoas residentes em Portugal ou em outros logares sujeitos á influencia e direcção da França ficará à futura disposição do principe regente de Portugal.

E é, outrosim, ordenado que a junta de agentes, a quem foi on houver de ser entregue a propriedade, na conformidade TO THE POST OF THE PERSON AND THE POST OF THE POST OF

I with the contains of the contains of the contains and t

# INCUMENTO N. 71-E

Tax 2 04 10

Na córte, palas o da ramba. 21 de setembro de 1808. Precente a excellentessona magestade de el rei em conselho.

Porquento for sua magestade servido, pelas suas ordens em conselho de 6 de junero e 6 de maio pron mo passado, ordenar que se tomassem certas medelas para o cuadado e guarda da propriedade portugueza pertenente a pessoas residentes em Portugal ou em outra qualquer parte debaixo da influencia da Franca, e a qual havia sido detida por corsarios inglezes, e sujedar a tal propriedade a futura disposição do principe regente de Portugal, em consideração de nho se acharem os donos com direito a posse d'ella emquanto ficavam debaixo da influencia do inituigo; e porquanto a h-

bertação de Portugal de tal influencia se effeituou depois, e os trabitantes d'aquelle paiz tornaram a ficar devidamente hal plitados para receberem a restituição da sua propriedade: è sua magestade servido em consequencia d'isto, por e com O Darecer do seu conselho privado, ordenar, e fica por esta orclenado, que toda a propriedade portugueza será immedia tamente restituida aos seus respectivos donos ou seus legitimos agentes; e as pessoas nomeadas em virtude da orde m em conselho de 6 de janeiro, para o cuidado e administração da propriedade portugueza, são por esta ordenados a que restituam a mesma n'esta conformidade. Esta propriedade, comtudo, ficará sujeita ao pagamento das custas e das despezas que justamente tiverem feito a seu respeito. Etodas as questões relativas ao senhorio de tal propriedade, quando as pessoas sobreditas tiverem alguma duvida relativamente ao dito e custas ou despezas da mesma, serão decididas summariamente pela alta corte do almirantado on cortes do vice-almirantado, a qual propriedade tiver sido trazida para ser adjudicada.

E os muito honrados lords commissarios do thesouro de sua magestade, os lords commissarios do almirantado e o juiz da alta corte do almirantado e os juizes das cortes do vice-almirantado tomem as medidas necessarias para este fim, segundo o que a elles respectivamente pertencer. = W. Fuckener.

### DOCUMENTO N.º 72

(Citado a pag. 425)

Officio do conde de Linhares ao ministro portuguez em Londres para solicitar que a legação britanuica no Rio de Janeiro seja elevada a embaixada

III.<sup>mo</sup> sr. — Desejando sua alteza real o principe regente nosso senhor que se estabeleça emfim o caracter de embaixador entre os representantes das duas coróas, e havendo-se proposto o mesmo augusto senhor, não só de render justiça

aos serviços de v. s.a, mas ainda desejando conservar juno da sua real pessoa a lord Strangford como embaixador de sua magestade britannica: manda o mesmo augusto sealor remetter a v. s.\* a carta credencial com a sua copia, que v. s.4 pode logo apresentar por copia ao ministro destado de sua magestade britannica, e depois a original cuta de sua magestade britannica, procurando assmi e reconhemento da sua embaixada, e desenvolvendo este caractera negociando a declaração do mesmo para lord Strangfor que sua alteza real deseja muito conservar aqui na embixada. Poderá, pois, v. s.º dar logo conta a sua alteza red di haver assim realisado o que o mesmo senhor deseja, jora mostrar a toda a Europa que cada vez são mais estre tos os vinculos entre os dois soberanos e os seus respectivos vasallos, o que v. s.ª representará aos ministros de sua nogestade britannica debaixo do seu verdadeiro ponto de vista a fim de que elles conhecam quanto esta medida, no membro em que se acabam de assignar tratados que fornam estetos vinculos entre os dois soberanos e os seus vassallos e propria e digna de adoptar-se.

Deus guarde a v. s. Palacio do Rio de Janeiro, em 7 le marco de 1810. — Conde de Linhares.

# DOCUMENTO N.º 73

(Citado a pag. 136)

Officio do conde de Linhares ao ministro portuguez em Londres, par ticipando que a côrte do Brazil annue ás exigencias do garero britannico para sir Arthur Wellesley ser um dos membros de la Lisboa.

III. <sup>mo</sup> sr. — Sua alteza real o principe regente nosso <sup>20</sup> nhor manda participar a v. s. <sup>2</sup> para sua intelligencia nanda que da inclusa copia não deve fazer uso algum, salvo no came em que o real serviço do mesmo augusto senhor expa que v. s. <sup>2</sup> se dé por entendido do sen contendo), que havendo me

lovel Strangford communicado essa carta confidencialmente (n.º 1) que lhe escreveu s. ex. mr. Canning, e que em caso algum deverá ser ostensiva, nem v. s. a poderá mostrar, na qual, conformando-se o mesmo mr. Canning com o parecer de v. s.\*, lembrava a necessidade de reduzir o numero dos governadores de Portugal a tres, e dar entrada no mesman governo a sir Arthur Wellesley on a mr. Villiers : foi sua alteza real servido, tomando este negocio na mais séria consideração, conformar-se com a vontade de sua magestade britannica, como v. s.ª verá pela copia da memoria dirigida a lord Strangford quanto à primeira parte, e quanto à segunda adoptar aquelle unico partido que era compativel com os nossos prejuizos e costumes nacionaes, e que vem effectivamente a fazer uma das pessoas em questão membro real do governo sem o ser apparentemente; e se for necessario v. s.ª solicitară d'esse governo a licença necessaria para que sir Arthur Wellesley seja marechal ao serviço de sua alteza real emquanto commandar as forças unidas das duas nações portugueza e ingleza.

V. s.\* verá tambem que havendo lord Strangford mostrado outra carta de mr. Canning, em que declarava que sua magestade britannica não ficaria responsavel das faltas commettidas pelos actuaes governadores se não se abraçasse o partido proposto a beneficio da causa commum, e que em tal caso sua magestade britannica não ficaria obrigado, como o está pelos tratados, a defender e sustentar os interesses da coróa de Portugal na paz geral \(^1\), foi por esse motivo que sua alteza real ajuntou a declaração, que espera que sua magestade britannica em caso algum abandonasse os interesses do seu mais antigo e fiel alliado. V. s.\*, procurando conservar toda a amizade que tem devido a mr. Canning, fará com que elle fique convencido, e assim o persuada a sua magestade britannica, que sua alteza real está resoluto a não omit-

A maneira por que cumpriu esta promessa foi não fazer caso algum dos nossos interesses, deixando-nos ficar sem Olivença, e privando-nos de Cayenna sem audiencia prévia do governo portuguez.

tir meso algum energico, e a que possam chegar os recur da sua real corea para concorrer para o bem da causa ec mune, e que esta certo que sua magestade britaninea ha obrar a seu respeito debicco dos mesmos principios.

Deus guarde a v. s.\* Palacio do Rio de Janeiro, em 2 remilio de 1809. — Gode de Linhares.

## DISCUMENTO N.º 73-A

Guade a pag. 435 e 438"

Carta de D. Domingos Antonio de Sousa Continho ao principe regente, defendendo se das accusações que se lhe faziam e mustrando o irregular procedimento das governadores do reino.

Senher: — Los 23 de dezembro proximo passado, assim como em todas as occasiões difíceis n'estes sete annos que eston em Londres, tomei a biordade de dirigir uma carta a vessa alteza real provenindo os designios dos malevolos, a quem ponco importa o real serviço, comitanto que se malquistem os ficis servidores.

Dos quatro objectos sobre os quaes me constou que os meus inámegos que en não conheço aliás, pois não son unmego de atma viva) me queriam accusar junto de vossa alteza real, quanto ao primeiro, que era a ilha da Madeira, e que en tive a houra de dizer a 23 de dezembro que tinha sido terminado minto à satisfação de vossa alteza real, succede agora que a dita não só foi, com a ajuda da divina Providencia, salva duas vezes a vossa alteza real, a primeira em agosto de 1807, a segunda em marco de 1808, mas a terceira vez agora com as difficuldades vencidas para o emprestimo, de sorte que posso com uma nova rasão dizer, senhor, que este negocio se acha terminado muito à satisfação de vossa alteza real.

O segundo eram as propriedades portuguezas detidas em Inglaterra. Acham-se todas restituidas a seus donos, e á maior parte d'estes permittiu a divina Providencia, por meio do embargo dos navios americanos, que lucrassem tão extraordinariamente no preço dos algodões, que lhes compensou a perda da detenção. Por effeito sómente da munha intervencão succeden o que nunca se vin n'este paiz, commissarios da tem contas dentro de um anno.

Todos estes particulares chegarão brevemente á noticia cles publico; e se o governo britannico não consentiu que se vertificasse a ordem de 4 de maio, por isso mesmo perdeu o lireito às duas compensações (aos officiaes e aos negociantes inglezes, sequestrados em Lisboa pelo decreto de 8 de novembro), que foram o preço da ordem de 4 de maio. Assim posso dizer que este negocio também se terminou à mais completa satisfação de vossa alteza real e dos seus vassallos.

O terceiro era a despeza feita com os refugiados portuguezes. Esta resolução que en tomei sobre mim, e que tanto deve ter influido nos corações dos vassallos portuguezes a favor da sua lealdade á augusta casa de Bragança, não causará despeza a vossa alteza real.

Pela nota de mr. Canning de 28 de março promette o gore mo britannico de a abonar, e vossa alteza real póde ou de seontar nos soldos o que se deu a cada um, conforme as has tas que mando e mandarei, ou perdoar-lh'o como melhor Pilgar que convem ao seu real serviço. Portanto, senhor, não podia o terceiro negocio ser terminado de um modo mais satisfactorio para vossa alteza real.

Resta o quarto, a regencia de Portugal. En não necessito, endor, de allegar que sustentei os direitos de vossa alteza real, a honra da sua coróa, como o mais zeloso vassallo portuguez. Arrisquei talvez perder a affeição do governo inglez, e a esse extremo é que os inimigos n'este ponto de vossa alteza real e meus queriam que eu tivesse chegado. Porém a Providencia interveiu também aqui para premiar as virtudes de vossa álteza real, e para lhe conservar os serviços de um vassallo fiel. Todo o ministerio britannico rendeu justica ao men zêlo, ponderou as circumstancias e a carta de mr. Canning ao diguo bispo do Porto; isto mostra bem que, cedendo em

parte o munisterio britannico, confessava que a casão estava 3 da minha parte. E quanto esta ella, senhor? E n'este ponte a que en necessito por na presença de vossa alteza real alguns dos actos dos governadores actuaes, que me parecem censuraveis, somente para que a vossa alteza real e a todos os seus augustos descendentes conste sempre que eu não tive parle n'elles. Como o men objecto, senhor, não é accusar, mas prevenir accusações que para o futuro se me possam fazer; como entre os governadores actuaes ha dois vassallos tão dignos, como o marquez das Minas e o conde monteiro mor, eu não renovarei a triste memoria dos primeiros decretos da reducção do soldo, que o governo do Porto tinha estabelecido á tropa e da prohibição da circulação da moeda estrangerra, que foram publicados antes que eu soubesse até da existencia da mesma regencia, e que foram a primeira causa da insurreição do Porto no mez de novembro proximo passado; nem tão ponco a demora em augmentar e disciplinar o exercito que tão rapidamente tinha formado o mesmo govermo do Porto.

O primeiro decreto da regencia para o armamento geral da nação é de 10 de dezembro, quasi tres mezes depois da sua installação. N'este decreto, dado em nome de vossa alteza real, senti muito ser a pena de morte imposta a todo o portuguez que não se quizesse armar para a defeza da patria, pois que me pareceu uma calumnia injusta contra o zélo e enthusiasmo geral que os povos mostravam. Senti muito ler a ordem de queimar e arrazar toda a povoação que se não defendesse contra o inimigo, porque se fosse possível executal-a seria barbara e só propria para fazer cair no poder dos inimigos os braços uteis, e que o methodo antigo de abandonar os logares sem defensa era muito possível. Senti muito o armamento geral dos chuços, que produziu a anarchia e excessos da plebe, em Lisboa principalmente.

Não achando nas instrucções reaes de 26 de novembro de 1807 a faculdade aos governadores do reino de publicarem decretos em nome de vossa alteza real, não sei entender como os governadores actuaes se téem arrogado este direito para nomear um tenente general estrangeiro marechal do exercito, como se vossa alteza real assim o tivesse escolhido, e muito menos para publicar os tres decretos de 20 de março proximo passado, creando novos crimes de lesamagestade, semeando o temor e a descontiança com denuncias odiosas e sem responsabilidade em uma crise como esta, ende só a confiança e o amor que os povos professam a vossa alteza real póde sustentar os seus reaes direitos.

Tambem ignoro, senhor, com que auctoridade se arrogaram até o direito de julgar, que vossa alteza real nunca exercitou pessoalmente, e com tanta irregularidade como o fizeram no caso de José de Oliveira Barreto, o desembargador Azevedo e Luiz de Athaide, pronunciando pena differente aos réus do mesmo delicto.

Eu ignoro, senhor, qual será a resolução que vossa alteza real terá tomado á vista do meio termo em que o ministerio britannico conveiu commigo de rogar, como fez mr. Canning na sua carta de 28 de novembro de 1808 ao digno bispo do Porto, de vir collocar-se na frente da regencia. Porém como vassallo fiel julgo da minha obrigação pôr na sua real presença a verdade do facto, e é que a continuação do governo actual, se a presença do rev. mo bispo do Porto o não melhorar e o não congraçar com os povos, a final ha de causar a ruina do reino, sacrificando-o todo, assim como foi a provincia do Minho e a cidade do Porto, pela mania e insubordinação que n'ella reinavam, exaltados ao ultimo ponto pela obstinação de conservar o mando n'aquella provincia e cidade contra a decidida inclinação dos povos ao infeliz general Bernardim Freire de Andrade. Não posso deixar de ajuntar uma palayra a respeito do estimavel capitão Walker, por quem sei que vossa alteza real se interessa tanto. O seu negocio encontrou difficuldades, que en não esperaya tão grandes; porém a Providencia ha de permittir que se vençam, e dar-me repetidas occasiões de provar a sinceridade do zelo com que faço continuos votos pela saude e prosperidade de vossa alteza real, de quem tenho a honra de ser,

## DECEMENTO N.º 74

الله ودو دفسات

Carta regia reduzindo a tres o numero dos governadores do reino, e determinando que sir Arthur Wellesley seja reconhecido por marechal general do exercito portuguez.

Governadores do remo de Portugal e dos Algaryos, Amigos. En o principe regente ses envo muito sandar como áquelles que amo e prezo. Sendo o men principal cuidado. procupar por todos os modos possíveis segurar a independencia dos meus donargos e Electal-os completamente do cruel minigo que tão adam mamente e contra a boa fe dos tratados invadur os estados da minha carba no Europa, e não cessa de mover contra elles a mars muista guerra; sendo por uma parte reconhecido que em uma tão difficil crise noda pode tanto congorrer para a defeza do remo como um governo composto de um pequeno numero de individuos, e por outra parte indispensavel conservar com o men antigue fiel alliado sua magestade britannica, não só a melhor mtelligencia, mas ainda mostrar-lhe do modo mais evidente que as minhas vistas não são defferentes das que o anumam em favor da causa commum, e isto com o objecto de que sua magestade britannica continue com a mesma efficacia a soccorrer Portugal e toda a peninsula; não podendo duvidar-se que so com a mais extensa, firme e reciproca confiança è que se pode conseguir o glorioso fun que tanto desejo promover; e havendo-me sua magestade britannica feito conhecer os seus principios em tal materia, o que mais julgava poder concorrer para um feliz resultado, e o que considerava como essencial para o objecto da defeza do reino e da peninsula: sou servido ordenar-vos que desde logo reduzaes

numero de tres o dos governadores com voto deliberativo a todos os objectos de administração pública, e que estes gam o patriarcha eleito de Lisboa, o marquez das Minas e marquez monteiro mór, ficando empregado na mesa da onsciencia e ordens D. Francisco Xavier de Noronha, e xercendo o cargo de presidente da mesa do desembargo do aco Francisco da Cunha e Menezes, de que lhe fiz mercè or decreto da data d'esta, e sendo estes dois membros do dual governo desobrigados como taes de assistirem às ses-🌬 do novo governo, em que não terão parte d'aqui em frate ; reconhecendo comtudo o seu zélo e fidelidade, e espeando que, dispensando-os d'este gravoso serviço em attento a sua idade e mau estado de saude, que lhes não permitte dia fadiga tão laboriosa, como se exige n'este momento, conbuem a servir-me no novo destino que sou servido dar-lhes om a mesma reconhecida intelligencia e prestimo com que de aqui o téem feito.

Izualmente sou servido ordenar-vos que reconheçaes por darechal general dos meus exercitos a sir Arthur Wellesley, aquanto elle se conservar no commando das forças alliadas tortiguezas e inglezas, tomando assim o passo sobre o matechal Beresford como commandante em chefe das forças ombinadas; e logo que assim for reconhecido o chamareis odas as sessões do governo em que se tratar de organisación militar ou objectos concernentes ao mesmo fim, de matemas de fazenda e das grandes resoluções que for necessado tomar sobre a defeza do reino e da península, ouvindo ai fodos esses pontos o seu parecer; e nas occasiões em uc elle se achar ausente no exercito e não podêr assistir ás cesas sessões, então o ouvireis do modo possivel por escrito, participando-lhe tudo, a fim de que elle esteja perfeitamente informado do que se resolver sobre taes materias.

Neste modo procederá tudo com a maior energia e de comom accordo, emquanto desgraçadamente se não poder coluir uma paz solida e geral; e sua magestade britannica rai convencido de que en desejo destruir radicalmente o cio das coallisões, que é o do ciume entre as potencias que

fazem causa commum, pois que será perfeitamente mado das activas ordens que tenho dado e continuardo para que se façam os maiores esforços por conseguir desejado de obter uma paz segura e permanente por de um grande desenvolvimento de todas as forcas e reque possue a minha coróa, a qual so assum posso hao me de ver completamente restaurada. Assum o tereis e dido e cumprireis, fazendo-o executar na fórma que ordenado.

Escripta no palacio do Rio de Janeiro, em 6 de ma 1809. =- Principe. -- Para os governadores do reimo d tugal e Algarves.

## DOCUMENTO N.º 74-A

(Litado a pag. 438 e 469)

Officios do bispo do Porto participando ao ministro de Portugal em Londres algumas occorrencias

#### Primeiro officio

III. MO e ex. MO sr. — Tenho o gosto de participar a que o negocio que me foi recommendado por v. ex. Ilizmente expedido, porque as letras importantes et 22:000,5000 foram pontualmente pagas no dia do se cimento. Igualmente foram expedidas as ordens par no caso de não poder partir logo a embarcação que to as encommendas para o Rio de Janeiro, fossem logo par para a primeira que fizesse viagem para aquelle porte

Participo a v. ex.º que sendo lord Wellington houral sua alteza real com a patente que teve o duque de le e alem d'isto auctorisado para dar o sen parecer em os negocios militares e de finanças, elle achon convidao real serviço não alterar a economia que se tinha alt de ser Guilherme Carr Beresford general em chefe de citos portuguezes, e o mesmo lord Wellington general effete do exercito combinado, quando ambos concort

Por esta occasião o mesmo lord Wellington vein a Lisboa, e já concorreu um dia na regencia, onde se conferiu sobre negocios do exercito e de finanças, pedindo a respeito d'estas uma informação em virtude da qual elle conhecerá sem duvida que não ha forças para a manutenção do numeroso exercito, que foi muito bem projectado, mas que não póde subsistir senão por meio de soccorros muito extraordinarios, e que sem duvida não cabem nas forças da nação depois de ter sido por tão differentes modos saqueada, principalmente na invasão do Porto e provincias do norte, onde soffreu uma perda incalculavel de muitos milhões.

Aqui se tinha entrado em negociação com mr. Villiers sobre O emprestimo de 600:000 libras que elle desejava apromptar, quando eu contava com este grande soccorro apparece 🤒 sta negociação desvanecida, sem en o esperar nem saber: 111 as tenho por certo que não seria por vontade sua, porque See m duvida elle tem dado as mais decisivas provas do interesse que tem tomado por esta nação, pelo que me tem posto 📭 🗃 maior obrigação, alem dos muitos obsequios pessoaes que 🕪 🗨 tenho devido. Estimarei muito que lhe constem estas mila las confissões, não devendo, comtudo, deixar de participar nfidencialmente a v. ex. que agora por fim alguma diffença lhe tenho conhecido, não sei se por intriga de algum am amigo meu, ou se será por effeito de se achar proximo partir, querendo assim deixar para o seu successor quaes-💶 📭 er negociações que elle não possa seguir: mas seja o que f pr. o certo é que elle tem sido um bom amigo da nação, e 14 me disse que elle nas actuaes circumstancias podia ser Thais util a Portugal em Londres do que aqui. Vamos, por-Canto, a lancar mão de tudo que nos póde ser util: eu o es-Pero assim, conhecendo por experiencia o grande zelo e fidelidade para v. ex.\*, bem conhecida por mim quando estava no Porto, e continuada em todas as cartas com que v. ex.ª me honra, e em que sempre vejo novas provas do favor e anizade com que me obriga.

O numero dos governadores do reino está reduzido a tres, como v. ex.ª bem sabe, e assim nos conservámos dentro do

conselho em muito boa harmonia, mas sempre sentudo mulo o desagrado que observo a respeito do que nas provincis se praticou, dando-me não pequeno cuidado este indiscreto e arriscado ciume. Eu por bem da nação, e não por propointéresse, quizera ver os povos das provincias satisfentos e considerados, como elles merecem pela sua incomparavel fidelidade ao nosso augusto principe. Não gosto pelo sobredito motivo de os ver intinudados e assustados; parecene que nas actuaes circumstancias nada serra tão convençocomo a uniformidade e boa fé entre os vassallos do pruoje e do contrario não posso deixar de receiar alguma conquencia nada util à causa publica. Aquelles piovos tecm suc tido e conhecido bem a desaffeição que contra elles se soceben e que não mereciam. Foram de grande desgosto parelles alguns papeis que se imprimiram com falta de veclor e de justica, e agora me consta que se esta imprimindo o livro da historia do Porto do mesmo estylo, e todos taver promovidos por um só auctor, que na pessoa de algumpa rente seu se considera offendido. Seria bem para despique no arriscado conflicto em que nos achamos se depotesem todos os caprichos, e se lembrassem só da defeza de religião, da patria e dos direitos do principe; mas o mundo sempre foi mundo, sempre o ha de ser, e cada ver pert V. ex.4, por serviço de Deus e do principe, ajude-nos encualo o que lhe for possivel. Se poder lembrar se de algun ou trio de soccorro para o exercito, como já fez com tio lissuccesso, espero que fará tudo quanto estiver na suambe eu não faltarei da minha parte, ainda que a minha nice venção pouco pode passar alom d'estes oficios.

Deus guarde a v. ex. " muitos annos, etc. Lisbon. Et de outubro de 1809. — Bispo, Patriarcha eleito. — Ill. " c a sr. D. Domingos Antonio de Sousa Coutublo.

#### Segundo officio

III. ma e ex. ma sr. — Depois da minha ultima carta, dir 20 la v. ex. 4 em data de 21 do corrente, pequena alteração from

occorrido, que eu não julgo ser constante a v. ex.ª Por effeito da honra que sua alteza real fez a lord Wellington, elle vein a Lisboa e uma vez à regencia, onde se deliberon sobre os negocios militares e no estado de finanças pértencentes aos mesmos. Elle foi informado de que não ha forças proporcionadas para o exercito que se acha em armas actualmente. O atrazo em que se acham os pagamentos tem já feito cessar o credito sobre que se tomavam os fornecimentos para o exercito. É necessario já fornecer quatro praças, Elvas, Almeida, Valença e Peniche; e, finalmente, é também necessario para já tres milhões de cruzados.

Conferindo-se esta urgencia com lord Wellington e mr. Villiers, se concordou, e principalmente a este ultimo se deveu omportante auxilio na forma seguinte: Visto que a Gran-Bretanha sustenta vinte mil homens portuguezes à sua custa, uos adiantasse por este objecto um milhão de cruzados, que se iria descontando nos pagamentos futuros; e como v. ex.ª me segurou que tinha promptas para remetter 100:000 libras esterlinas, e alem d'estas que licava apromptando outras 100:000 para o mesmo fim, pedi que esta quantia me fosse adantada para ser recebida de v. ex.ª n'essa còrte. Animeime a tomar esta deliberação por me não occorrer outro arbilmo e por ser a necessidade urgente, como v. ex.º póde conhecer, sabendo que este exercito deve estar prompto a partir à primeira voz, ou para as fronteiras do reino ou para Hespanha, segundo as determinações de lord Wellington. Este já partiu para o exercito, e mr. Villiers também nos deixará brevemente; a sua falta nos será summamente sensivel. O interesse que elle tem mostrado por esta nação é mexplicavel, e elle tem agora dobrado todos os seus bons officios de amizade a meu respeito. Tambem parte d'este reino o brigadeiro sir Roberto Wilson, a quem tenho devido unita amizade, sentindo que se retire, não só por este molivo, mas também porque perdemos um commandante que deu as maiores proyas do seu valor, e que se fez temer do mimigo, que até suppunha que elle tinha um exercito de dez mil homens quando não tinha mais de oitocentos a mil. Eu senti muito não o ter commigo quando os francezes; ram o Porto, porque se ali o tivesse o mesmo municentrava; elle seria coberto de gloria, e eu amda maior se tivesse podido poupar tanto sangue, tantas viantas riquezas dos vassallos do principe, e este menuento só me pode ser moderado com a segurança d'esse ponco que podia fazer nada omitti.

Dou parte a v. ex.º de que Cypriano Ribeiro Freire, de muitas instancias que fez para ser absolvudo da obrido erario, resolvendo-se finalmente a não ir mais ao tho, the foi acceita a sua demissão, e foi logo nomead sourciro mór do erario o sr. conde de Redondo, com acceitação de todos, especialmente minha, porque tenterto que esta mudança será summamente interestação, e porque no sr. conde de Redondo terei no intepublico um companheiro e um amigo de confianca, que até agora não tive; e talvez que a reducção do ut dos governadores e mudança de thesourciro do erariver um differente semblante na direcção dos negocios cos, ainda que na melhor occasião me falta o imposoccorro da companhia de mr. Villiers,

Deus guarde a v. ex. a muitos annos, etc. Lísbos, sontubro de 1809, — Bispo, Patriarcha eleno, — III. e e sr. D. Domingos Antonio de Sonsa Continho.

### DOCUMENTO N.º 74-B

(Citado a pag. 438)

Resposta de D. Domingos Antonio de Sousa Continho aos dois precedentes officios

Em. "" e rev. "" sr. — Apresso-me a aproveita a procesião, que espero seja segura, para fazer constar a la recepção dos seus dors officios, com data um de 21 tubro e o segundo de 27 do mesmo mez, e refermbe a pecialmente ao ultimo, dar-lhe a certeza que tudo que

mim depender farei sempre em serviço de Deus, do principe e da patria.

Dou a v. em. a e ao reino os parabens da resolução que o principe regente nosso senhor acaba de tomar concentrando esse governo, e fazendo-o por isso só mais energico e decisivo, que é o que as circumstancias exigem immediatamente. Tambem sendo a escolha tão acertada, que só comprehende nomes gratos á nação, é de esperar que esta de sua parte corresponda com enthusiasmo á energia dos que a governam, e que ella se persuada que com effeito se pensa e sabe pensar na sua felicidade. É por isso, em. em sr., que no momento do maior perigo para a peninsula, que lhe ameaça a Paz da Austria, que eu tenho mais esperanças da salvação do remo do que antes, apesar da occupação de Buonaparte so bre o Danubio.

En me dou por feliz de concorrer do modo que posso para Procurar a v. em. de aos mais ex. de governadores um modento ao menos de tranquillidade de espirito, porque estou contro que este descauso será empregado em discutir e assentar no plano que parecer mais acertado para haver os recursos extraordinarios, sem os quaes certamente não se de manter o exercito necessario. En tomarei a liberdade do e escrever a v. em. de om mais vagar pelo brigue de súa la cra real o Balão, que está concertado e quasi prompto a cer-se á véla para esse porto, e que de antemão rogo a vem. de que se digne alcançar do ex. de barão de Arruda que em. de que se digne alcançar do ex. de barão de Arruda que em. de que se de cuja execução resultará grande beneficia á mesma e talvez a esse reino.

Pelo dito brigue fazia eu tenção de mandar as 100:000 libras, se se podessem achar patacas em numero sufficiente, se não parte em boas letras de cambio; agora, com a resolução que v. em.ª me annuncia, tratarei com o governo britannico para saber se quer que vão ou fiquem. Em todo o caso fique v. em.ª certo que a disposição que tomou será executada, e posto que a segunda porção igualmente de 100:000 libras não esteja tão prompta como a primeira, em rasão da opposição que fazem á venda dos diamantes ses. Hope e Baring, e ainda que en não tenho podido amo tratar com o governo britannico do assumpto, comtudo el la em credor assas rico, e en espero imerecer-lhe assas como tiança para de antemão dar a v. em.º e aos mais ex.º em vernadores a segurança que o seu ajuste com mr. Villier sera fielmente preenchido. Somente pedirei ao governo bri tanneo alguma espera pelas segundas 100:000 libras.

Concluo este rogando a v. em.<sup>2</sup> que o plano em que assen starem do emprestimo, que me parece indispensavel, me ve inha quanto antes bem explicado e recommendado por esservicios.

Deus guarde a v. em. muitos annos, etc. Londres, Wathing, 13 de novembro de 1809. = D. Domingos Antonio de Sousa Continho.

### DOCUMENTO N.º 75

(Citado a pag. 439)

Carta de D. Domingos Antonio de Sousa Continho para Cypriano Ribeiro Freire sentindo a falta de informações officiaes

Sr. Cypriano Ribeiro Freire: — Aproveito a occasião da partida do general Beresford, que este governo destinou para organisar e mandar as tropas portuguezas, para remetter a v. s.\* a segunda via do despacho que recebi com data dé 5 de outubro, pois me parece que mr. Moller, que levou a primeira via, se acha ainda detido em Falmouth. Junto igualmente copia do officio que escrevi a v. s.\* a 24 de janeiro proximo passado, e a que não vejo cousa que acrescente, se não é a esperança bem fundada que um nome mais illustre e mais conspicuo ainda possa vir a commandar tanto as tropas inglezas, como as portuguezas.

Quanto à presente escolha e a dos mais officiaes que vão, como v. s.º não julgou que convinha escrever-me a mim, e

parece estar persuadido que sem o tom imperativo não pôde corresponder-se commigo, apesar do muito explicito e creio que nobre offerecimento que lhe fiz na minha carta de officio de 28 de novembro proximo passado, só me resta dizer-lhe que v. s.ª responderá ao principe regente nosso senhor e aos seus ministros d'estado por todas as consequencias que d'este seu proceder resultarem ou já resultaram.

Da minha parte pode v. s.a estar certo que en nunca deixarei de lhe communicar tudo o que entender que é necessario ou util ao servico do soberano e ao bem da patria. Se v. s.ª julga que não deve nem accusar a recepção da carta de officio que lhe dirijo, a sua alteza real responderá por i sso. Eu entretanto tenho a honra de lhe segurar que não o prosso reconhecer, o que não impedirá que en faça o que me For proposto, se eu o achar conforme, como espero, ás reaes Ordens que me téem sido dirigidas. Ficando v. s.ª n'esta in-🗷 elligencia, tenho a honra de lhe dizer que José Antonio de 🤝 equeira Nobre, negociante d'essa praça, tem de seu irmão ■ rancisco Ignacio de Sequeira Nobre, negociante da Babia, ne se acha em Londres, a incumbencia de se encarregar o transporte em um navio que passa ao Brazil de todos os Tt fices que sua alteza real deseja, conforme a lista annexa. Julgo tambem da minha muito séria obrigação de informar v.s.3, e por que via os ex. mos governadores actuaes do rei-• • me téem sido representadas algumas escolhas de comnumbre de navios de guerra, como tendo caido sobre essoas que deixando o governo francez se fizeram muito uspeitas. Aos ex. mos governadores toca verificar se esta inrmação é verdade ou calumnia. A minha obrigação é sim-🚺 lesmente avisar e prevenir, e, portanto, não nomeio nenhum Cos que me téem sido apontados.

Sr. Cypriano Ribeiro Freire, as circumstancias em que o vemo se acha não dão logar a resentimentos, nem orgulho escusado. Nenhuma d'estas paixões terá jamais poder sobre mim quando se trata do serviço do nosso amo. Espero que v. s.ª diga outro tanto, é que me informe se tem recebido dez mil espingardas que deviam ter ido com mr. Villiers, e

depois creio que foram na nau Tigre. Também necesso se ber se v. s.ª tem tratado alguma cousa relativa a socioro pecuniarios, porque é impossivel que negociações encontradas produzam bom effeito. Eu repito o aviso que contema minha ultima carta de officio, e logo que podér fallar con alguma certeza do que tiver alcançado avisarei. Alem destauxilio, por ora incerto, en tinha ha muito proposto un emprestimo e um subsidio particular para esse reino; se v.s. julgar conveniente informar-me do que ahi tem fratado, com que fará bem, pois que este ministerio se refere-sempre, mr. Villiers, V. s.ª fará o que entender.

Deus guarde a v. s.º muntos annos. De v. s.º munto renerador e attento servidor. = D. Domingos Antonio de Somo Continho. = Londres, 17 de fevereiro de 1809.

### DOCUMENTO N.º 75-A

(Citado a pag. 439)

Carta do Cypriano Ribeiro Freiro a D. Domingos Antonio de Sousa Continho

Sr. D. Domingos Antonio de Sonsa Continho: — Ao officio que por ordem dos srs. governadores do reino dirigia y se em data do 1.º de outubro de 1808, por correio extraordancio, recebi uma resposta de v. s.ª em carta particular datula de Londres aos 28 de novembro do mesmo anno, e não continuei a correspondencia, não recebendo ordem para assimo executar, e não pretendendo entrar na arguição de mustimese que julgo não póde ser defendida. Jamais exista governo algum de um reino, especialmente em tempo de gorra, que necessariamente e de sua natureza não honvesso de auctoridade para tratar e negociar com as potencias contrangeiras, e especialmente com as alliadas, a bem da salvação da monarchia, e talvez v. s.ª ignore que o principe regente nosso senhor tinha providenciado positivamente de relações estrangeiras no governo d'este reino, que homo

por bem deixar estabelecido antes de sua alteza real se ausentar para o Brazil.

Diz-me v. s.ª mais que não tinha que dar-lhe ordens d'este governo, a que não podia obedecer: mas que toda a proposição, peditorio ou representação ao ministerio britamico que achasse compativel com as ordens directas que tivesse recebido ou houvesse de receber do ex. mo sr. ministro e secretario d'estado dos negocios estrangeiros e da guerra, todas as executaria com veneração e zêlo que ordens poderiam dictar. As representações, proposições e peditorios d'este governo á Gran-Bretanha constavam do mesmo primeiro e unico officio de 4 de outubro proximo passado, que por ordem expressa tive a honra de dirigir a v. s.ª; o effeito ainda see ignora.

A recepção de duas cartas de v. s.ª, datadas de 24 de jaliciro e 17 de fevereiro proximo passado, é que me decidiliciro e 17 de fevereiro proximo passado, é que me decidiliciro ma escrever esta carta particular a v. s.ª, para segurar-lhe
liciro fiz presente aos srs. governadores do reino a copia do
liciro fiz presente aos srs. governadores do reino a copia do
liciro fiz presente aos srs. governadores do reino a copia do
liciro fiz presente aos srs. governadores do reino a copia do
liciro fiz presente aos srs. governadores do reino a copia do
liciro fiz parte para de contra os argelinos e negociação para uma paz
liciro fiz parte das pessoas empregadas no arsenal real de Lisboa,
liciro e tradação das pessoas empregadas no arsenal real de Lisboa,
liciro fiz parte constam da lista que veiu inclusa, que logo passei ao
liciro fiz parteção da marinha, pela parte que lhe toca.

Quanto à segunda d'estas cartas, em que v. s.ª me diz que eu the não escrevia por estar persuadido que sem o tom imperativo me não podia corresponder com v. s.ª, permitta-me de observar-lhe que havendo antes dirigido unicamente a v. s.² o officio do 1.º de outubro de 1808, n'elle, fallando mesmo em nome dos srs. governadores do reino, não apparece tom imperativo, usando sempre dos termos recommendam, visse se podia conseguir, representasse e solicitasse d'esse governo, seria util que v. s.ª podesse conseguir, etc., concluindo com as expressões não imperativas de que esta regencia estava certa de que v. s.² continuaria a desempenhar os deve-

res do seu ministerio com aquelle zelo, intelligencia e a com que constantemente se tinha distinguado no real ser O tom imperativo nem o imaginei, nem o posso desco confesso faltar-me a ingennidade necessaria para o ach poder suppor.

Acrescenta v. s.º que do meu proceder responder principe regente nosso senhor e aos seus ministros des Não desejarei jamais juizes mais justos e competentes me julgarem. O meu procedimento tem sido e é tal que tolero que haja quem o ponha em questão, e e a,prade moderada resposta que devo dar a v. s.º, repetindo a pressões de v. s.º: «Que as circumstancias em que o i se acha não dão logar a resentimentos, nem orgulho ese do, e que nenhuma d'estas paixões terá jamais poder x mim quando se trata do serviço do nosso amo».

A respeito do auxilio da parte de sua magestade brata a favor de Portugal, de que v. s.º quer que o informe, peiparei com muita satisfação a v..s.º que hoje mesmo re de mr. Villiers um officio amuniciando positivamente a governo a chegada de armas e fardamento para dez mó mens de tropas portuguezas, e a graciosa intenche de magestade britannica de conceder os meios pecumarios o pagamento do mesmo numero de tropas do seu anti augusto alliado o principe regente nosso senher.

Dens guarde a v. s.º muitos annos. Lisboa, 16 de utde 1809. — De v. s.º muito tiel venerador e attento se
dor. — Cypriano Ribeiro Freire. — Sr. D. Domingos Autde Sousa Coutinho.

### DOCUMENTO N.º 75-B

(Citade a pag. 439)

Carta de D. Domingos Antonio de Sousa Coutinho a Cypriano Ribeiro Freire

Sr. Cypriano Ribeiro Freire: — Recebi a carta on off como v. s.\* the quizer chamar, e que me fez. emfim. e f de me escrever com data de 16 de março proximo pass

Achando-se affecto a sua alteza real tudo quanto se passou officialmente entre mim e o ministerio britannico, e esperando por instantes as reaes ordens relativas ao governo d'esse reino, seria por este motivo sómente impropria toda a arguição de these, como v. s.ª lhe chama, e a que não obstante, e exceptuando o ultimo paragrapho, se reduz quasi toda a sua carta. Ponho de parte, por conseguinte, toda a questão se o seu officio do 1.º de outubro era imperativo ou não: quem o ler decidirá. Repito sómente para intelligencia de v. s.ª que o tom imperativo não é necessario para tudo quanto os ex. a governadores actuaes do reino julgarem que eu posso fazer em serviço de sua alteza real e do reino, sendo, como é de esperar, sempre conforme as reaes ordens que tenho recebido.

Accusando v. s.ª no ultimo paragrapho da sua carta ou officio, a que respondo agora, a participação feita por mr. Villiers da chegada a esse porto de armas e fardamentos para dez mil homens de tropa portugueza, assim como a raciosa intenção de sua magestade britannica de fornecer se meios pecuniarios para o pagamento do mesmo numero de tropas, não sei a que se referem as palavras de v. s.³, ne das representações, proposições e peditorios d'esse gomeno á Gran-Bretanha, e que constavam do seu primeiro e mico officio do 1.º de outubro, ainda se ignora o effeito. Na desma carta ou officio de 17 de fevereiro v. s.² viu a impaiencia em que eu estava de saber se tinham chegado ao menos estas armas ha tanto tempo promettidas.

Agora tenho a satisfação de annunciar a v. s.ª, e por sua aos ex. de governadores actuaes do reino, que havendo ido nomeado sir Arthur Wellesley para commandar o exerito inglez, e espero o portuguez, na conferencia que terça Peira passada tive com o mesmo general e rom mr. Canning ne segurou este ministro que tinha promettido a mr. Villiers um novo envio de armas, que me lisonjejo sejam outras dez mil. Mr. Canning disse vagamente que tinha escripto a mr. Villiers que acabasse de apromptar os dez mil homens, que depois iria mandando successivamente para outros. Eu

repliquei-lhe que, ainda que eu não tinha relação de officio do numero effectivo de soldados portuguezes, mê parecia, comtudo, assás notorio que as praças existiam, que os regimentos estavam completos de homens, que armas e fardamentos era o que faltava, assim como em geral os meios pecuniarios. Do modo que a v. s.º fizer mais conta, ou informando-me directamente, on por via de mr. Villiers ou de sir Arthur Wellesley, será muito conveniente que os ex.º governadores actuaes façam constar a este governo exactamente o numero de tropa effectiva, de linha ou de malicias em actual serviço, que pagam.

Tenho demais que informar os mesmos ex. "" srs. que sabendo en que a tenção do governo britamico é de levar a tropa ingleza n'esse reino ao numero de trinta mil homens, a proposição que discutí muito com sir Arthur Wellesley, e repetidas vezes com mr. Canning, é que se complete, como tinha propósto á junta do governo supremo do Porto, um exercito regular de cincoenta mil portuguezes, e que en apresentei como summamente facil logo que houvesse armas e se facilitassem os meios pecuniarios.

No meu officio de 17 de fevereiro indiquei a v. s.º a negociação que en tinha proposto, e ainda não levado ao seu fim, de um subsidio e emprestimo exclusivamente destinado para Portugal. A decisão final d'este governo não tera provavelmente logar emquanto não chegarem ordens de sua alteza real, como se esperam brevemente, que decidam onde o negocio deve ser ultimado, se ahi ou n'esta corte, e entretanto os ex.º governadores actuaes podem estar certos que eucontinuarei nas mesmas diligencias, e, segundo o que acabo de referir, espero que pouco a pouco se poderá conseguir o fim que se deseja do auxilio pecuniario competente.

Das qualidades de sir Arthur Wellesley é o meu elogio ao menos desnecessario. Do favor ministerial e nacional de que gosa e da grande familia a que pertence, é minha obrigação fazer scientes os ex. mon governadores actuaes, a fim de que, satisfeito este illustre general, informe do zélo dos portuguezes, como tem feito mr. Villiers.

Tambem devo dizer a v. s.º que, na conformidade das ordens e instrucções de sua alteza real, manifestadas no despacho de 21 de agosto proximo passado, de que mandei a v. s.º a copia, tenho insistido que esta força combinada. ingleza e portugueza, uma vez que esteja prompta e o reino livre de francezes, não convem que fique estacionaria em Portugal, mas passe, conforme sir Arthur Wellesley entender, em ajuda dos hespanhoes; sobre este ponto não posso dizer ainda com certeza qual é o modo de pensar do governo britannico.

A expressão de v. s.ª acima citada, cujo effeito ainda se ignora, me fez tornar a ler o seu officio ou carta do 1.º de outubro, e não acho n'elle artigo a que me esquecesse de responder com o meu de 28 de novembro, senão se é armamento de cacallaria. A este respeito será necessario que v. s.ª peça a mr. Villiers ou me mande dizer o que necessita, pois que a requerimento da junta do Porto remetten este governo oito mil espingardas; e indagarei, porque não tenho presente, o numero de pistolas que mandou. Carabinas sei que não se mandaram. Sellas e arreios pedi; porém houve sua duvida em rasão de parecer excessivo o numero de oito mil cavallos.

Não sei o que v. s.ª entende que deve ou não tolerar. En tenho a honra de lhe dizer que remetterei para a côrte a copia do seu officio ou carta de 16 de março, e se o ex.mo secretario d'estado dos negocios estrangeiros e da guerra se der por satisfeito com a resposta á communicação que lhe fiz das ordens reaes de 5 de outubro, e que as passon ao conhecimento do secretario do governo encarregado da repartição da marinha, pela parte que lhe toca, necessariamente me darei tambem por satisfeito.

Os Estados Unidos da America acabam de levantar o embargo geral para todos os portos, excepto os de França e da Gran-Bretanha; propõem-se muitos negociantes inglezes de valer-se dos portos d'esse reino como escala para os navios americanos, se lhes fosse ahi concedida a baldeação. O silencio que v. s.ª tem guardado a este e outros respeitos, e o desejo de evitar alterações a tempo que não podem tardar as determinações da soberana auctoridade, me fizeram tomar a resolução de não interpor o meu parecer e de responder à carta inclusa, recommendando que se dirigissem aos governadores actuaes do reino.

Acabo esta, repetindo que qualquer que seja o nome de que v. s.ª decore a minha correspondencia, eu não deixarei nunca de lhe escrever tudo o que me for ordenado, ou que me parecer necessario que chegue ao conhecimento do governo existente em Portugal em nome de sua alteza real, emquanto v. s.ª for pelo mesmo encarregado da correspondencia estrangeira.

De providencia dada por sua alteza real aos ex. \*\*\*os governadores do reino que deixou então nomeados e a respeito das relações estrangeiras não me consta, excepto a que recebi, e tive ordem de participar a todos os meus collegas de não expedir os nossos officios para Lisboa, como disse a v. s.\* a 29 de novembro proximo passado; porém, depois que as circumstancias mudaram, os principios geraes. em falta de instrucções, me ensinam que onde está o nome do nosso legitimo soberano, qualquer que seja a auctoridade que o proclama, ali posso e ali devo trazer, sem que m'o peçam, o tributo, por tenne que seja, mas o tributo interro da união e da lealdade. Não me occorre por ora cousa que acrescentar.

Tenho a honra de ser de v. s.ª muito fiel venerador e attento servidor. = D. Domingos Antonio de Sousa Continho. = Londres. 8 de abril de 1809.

### DOCUMENTO N.º 75-C

(Citado a pag 439)

Carta de Cypriano Ribeiro Freire a D. Domingos Antonio de Sousa Coutinho

Sr. D. Domingos Antonio de Sousa Continho: — Recebi no dia 3 do corrente o officio de v. s.\*, datado de 4 do mez pro-

ximo passado, que, a requerimento de s. ex. mr. Canning, me dirigiu v. s. , relativo ao assumpto importante de que trata, que fiz presente aos srs. governadores do reino; tenho de responder a v. s. com a verdade do facto seguinte, que espero satisfaça a v. s. e ao dito ministro d'estado, e destrua a impressão que informações falsas e mal fundadas justamente produziram no seu animo.

Os réus de crimes d'estado on inconfidencia foram alguns mandados prender nos carceres da inquisição de Lisboa á ordem do governo, por se acharem as prisões d'esta capital ou occupadas por outros réus on em estado menos conveniente para a accommodação e separação d'estes presos, sem que jamais o tribunal do santo officio tivesse, nem tenha a mais distante ingerência n'estas prisões, nem sejam feitas a sua ordem, devendo os réus ser julgados e sentenciados pelos ministros e tribunaes competentes, em conformidade das leis do reino.

Sendo este o facto que com exactidão e simplicidade tenho a honra de referir a v. s.ª, fica sendo desnecessario que eu entre nas rasões expostas no mesmo officio de v. s.ª, por coincidir perfeitamente n'ellas e nos principios reconhecidos e evidentes em que ellas se fundam, e estimo com grande satisfação poder immediatamente tranquillisar os receios de mr. Canning, assim como prezarei sempre todas as occasiões de provar a v. s.ª o men respeito e consideração.

Deus guarde a v. s.<sup>a</sup> muitos annos. Lisboa, 6 de junho de 1809. — De v. s.<sup>a</sup> o mais attento venerador e fiel servidor. — Cypriano Ribeiro Freire,

### DOCUMENTO N.º 75-D

(Citado a pag. 442)

### Decreto mandando por ponto nos pagamentos em atraxo

Tomando na minha real e immediata consideração o miseravel estado em que ficaram estes reinos e os cofres reaes pela invasão dos francezes, a diminuição das rendas publicas e o extraordinario augmento das despezas com os exercitos; e tendo mandado por isso fixar uma epocha de que se principiasse a pagar por diante, liquidada a divida atrazada, para entrar em pagamento depois de satisfeitas as despezas correntes e absolutamente necessarias, da mesma sorte que se praticou em o anno de 1762; hei por bem fixar a dita epocha no 1.º de janeiro do presente anno, para se pagarem do dito dia em diante os soldos e mais despezas dos exercitos, praças, marinha, ordenados, juros, tenças e as outras despezas correntes que forem indispensaveis, com a devida regularidade e sem preferencia alguma pessoal, na forma da lei de 22 de dezembro de 4761.

E mando que, logo que houver sobejos, todos elles se appliquem para pagamento das folhas atrazadas, com a mesma regularidade e debaixo de regra invariavel, para se evitarem queixas justas e preces importunas.

O conde de Redondo, presidente do real erario, o tenha assim entendido e o faça executar. Palacio do governo, em 30 de outubro de 1809. = (Com as rubricas das governodores do reino.)

### DOCUMENTO N.º 76

(Citado a pag. 415)

Representação dirigida por Antonio de Araujo de Azevedo ao principe regente de Portugal, queixando-se do conde de Linbares e de seu irmão D. Domingos

Senhor: — Prostrado humildemente aos reaes pés de vossa alteza real venho supplicar-lhe que se digne attender á justiça e necessaria representação de um vassallo a quem vossa alteza real hourou tantas vezes com demonstrações as mais lisonjeiras da sua real benevolencia. Esta bondade de vossa alteza real, que tenho a gloria de experimentar até ao memento presente, augmenta e grava profundamente na minha alma os sentimentos de uma eterna e respeitosa gratidão.

Senhor: eu acho-me injuriado por um modo atroz, e a minha honra está offendida no que ha humanamente de mais essencial e delicado. Os calumniadores que me atacam são o conde de Linhares e seu irmão D. Domingos, D'estes è que tenho de me queixar, e de ninguem mais. A respeito do primeiro teve vossa alteza real a bondade de me prevenir muitas vezes, pintando-me o seu caracter com aquelle dom perspicaz que vossa alteza real possue de conhecer os homens. Disse-me, quando suppliquei a vossa alteza real que houvesse por bem mandal-o chamar para o conselho d'estado, que eu ignorava o que elle era; e referindo-me os insultos que elle commettera imprudentemente contra outros conselheiros d'estado em um logar tão augusto, acrescentou que tivesse cuidado como o interrompia quando me parecesse necessario, podendo acontecer que por causa do seu modo insolente vossa alteza real fosse obrigado a prendel-o ali mesmo.

Pasmei de ver principiado a verificar-se o prognostico de vossa alteza real, o que motivou a sua regia determinação de não o mandar chamar mais para aquelle acto. Apesar de vossa alteza real me recommendar com a sua innata bondade que observasse e me acautelasse do dito conde de Linhares como men inimigo, porque sentiria que por meio das suas machinações me afastasse de vossa alteza real, eu nunca o fiz, e tive a honra de responder a vossa alteza real que não cuidava senão em agradar-lhe, cumprindo com as minhas obrigações. Não me afastou da sua augusta pessoa, porque havendo-me vossa alteza real concedido a demissão do meu emprego por outros motivos, sei quanto isso sensibilisou o seu coração; e não só me fez constar, mas seguron a outras pessoas, que nada tinha contra mim, e que me estimava como d'antes. Isto é bastante para eu ter a satisfação e gloria de me não considerar separado do meu estimavel amo e soberano, mas ao mesmo tempo é um estimulo para aquelle meu mimigo e seu irmão se esforçarem a macular a minha honra por mejo de calumnias infames.

Vossa alteza real estará fembrado que em Lisboa fhe par-

ticipei, por obrigação rigorosa, que o conde de Linhares escrevia a seu irmão o que se passava nos conselhos d'estado a que assistia, e o que se não passava com falsudades injuriosas. Aqui mesmo podia vossa alteza real, se quizesse, verificar esta verdade. Agora tem chegado a sua animosidade contra mim a tal grau, que pretenden alliciar alguns individuos que chegaram a esta corte, tanto estrangeiros como nacionaes, e até promettendo-lhes a sua protecção para que dissessem mal de mim a vossa alteza real.

Esta marcha tem ido sempre de accordo com as intrigas de D. Domingos, o qual não só em um jantar publico de portuguezes teve a ousadia de me indicar de traidor, assim como a outros conselheiros d'estado, mas em varias occasiões uson dos mesmos termos atrozes, como consta por cartas de Londres e por individuos inglezes e portuguezes que de lá téem vindo para esta cidade. Até perante os amigos, que vossa alteza real sabe que en tenho n'aquella córte, fez elle todas as diligencias para os persuadir que en era indigno da sua estimação.

Lord Strangford, tendo sabido esta escandalosa immoralidade de D. Domingos, me preveniu amigavelmente, segnrando-me ao mesmo tempo que não tinha que receiar do
mau conceito da parte do ministerio britannico. Eu assum o
entendia depois de ler um officio de mr. Canning para o embaixador inglez em Petersburgo, que foi communicado ao
parlamento, em que trata de Portugal; depois da falta de
el-rei, em que declara a satisfação que tem relativamente à
negociação com a nossa côrte, e depois da ordem d'aquelle
soberano em conselho privado em 25 de novembro, em que
resolve, visto vossa alteza real haver fechado os portos aos
inglezes unicamente pela força das circumstancias, que os
navios portuguezes detidos em Inglaterra possam livremente
navegar, excepto para os portos bloqueados.

Apesar de tudo isto continuam contra mim as intrigas dos dois calumniadores, para denegrirem no publico a minha reputação e me privarem da benevolencia de vossa alteza real. Eu sei o que elles têem feito chegar á sua augusta presença. Ninguem me póde julgar senão vossa alteza real, porque conhece o meu caracter, o amor e fidelidade com que sempre o servi, e todos os factos particulares do meu ministerio. Se en fui parcial em política, vossa alteza real o póde tambem decidir; por muitas vezes teve a bondade de me dizer que estimaria que os meus inimigos me ouvissem, para ficarem confundidas as suas calumnias. O certo é que nunca o governo inglez publicou cousa alguma contra o meu ministerio, nem Buonaparte teve que allegar a este respeito no seu ministerio. Intentam agora os meus detractores, entre outras falsidades, imputar-me o execravel crime de querer entregar a vossa alteza real, não lhe participando a marcha do exercito francez.

Deixei eu nunca de dar parte fielmente a vossa alteza real de todas as noticias sobre este importante objecto? Algumas vezes com magua minha perturbei o seu socego, principalmente nos ultimos tempos, expedindo de noite correios para Mafra, a fim de prevenir a vossa alteza real da proximidade do perigo. Bem lembrado estará vossa alteza real do que instei nas minhas cartas e com as minhas representações, tanto nos conselhos d'estado, como em particular; eram para que vossa alteza real não perdesse um só momento em salvar a sua real pessoa e augusta familia, representando-lhe a necessidade de se retirar para o Brazil! É certo que em virtude do que se votou no conselho d'estado eu passei ordem para se darem viveres aos francezes em data de 25 ou 26 de novembro, assim como vossa alteza real ordenou à regencia, nas instrucções annexas ao decreto da sua creação em data de 26 de novembro, o que é expressado da maneira seguinte: «Os governadores procurarão, quanto possível for, conservar em paz este reino, e que as tropas do imperador dos francezes sejam bem aquarteladas e assistidas de tudo o que lhes for preciso emquanto se detiverem n'este reino».

Quiz o conde de Linhares que eu negasse haver passado estas ordens para me pór em discussão publica com os jornalistas, quando em todas as gazetas se acha transcripto o sobredito decreto e instrucções. Anteriormente áquella epo-

cha não passei ordem alguma para se fornecerem viveres aos francezes. Se preciso fosse, podia vossa alteza real mandar verificar esta verdade com o testemunho de todos os empregados em Portugal, assim como eu posso mandar desafiar o governo francez de que produza um só documento por onde conste que se lhe promettessem viveres, excepto a resposta á carta que Junot escreven de Abrantes, declarando-lhe as referidas ordens a 25 ou 26 de novembro.

Defender e justificar o accusado de um grande crime foi sempre uma acção mui louvavel, e mereceu entre os romanos o premio da coróa civica; mas accusar de um crime horrivel qualquer individuo innocente é só proprio da mais execravel immoralidade. Qual póde ser o fim d'este perverso procedimento? Faz-se-me preciso dizer a vossa alteza real que eu e todos sabem que o fim não é outro senão separar da confiança de vossa alteza real aquellas pessoas que vossa alteza real estima, e que o téem servido em logares distinctos com fidelidade, prestimo e amor. Estou persuadido que vossa alteza real conhece esta verdade e a ambição de se pretender concentrar a occupação dos primeiros logares em uma só familia.

Queixa-se o conde de Linhares dos seus inimgos, a quem denomina, com fins sinistros, opposição, pedindo sem duvida a vossa alteza real que o defenda, porque tudo soffre por seu respeito, e inculcando-se pelo mais habil e mais fiel servidor de vossa alteza real. Mas por que tem elle esses inimigos? Quem é o aggressor nos insultos? Fallando só de mim, offendi-o em algum tempo ou offendi seu irmão? Pelo contrario, eu não sei se vossa alteza real estará lembrado que tratando D. Domingos com lord Sidmouth, então primeiro ministro, pareceu assentir á proposição que este lhe fez nos seguintes termos: «Voudriez vous que nous fissions au Portugal une douce violence?» O que queria dizer forçarnos a romper a neutralidade.

O conde de Villa Verde foi de voto que elle devia ser retirado d'aquella còrte; e, dignando-se vossa alteza real onvirme, en o defendi, e lhe suppliquei que o deixasse continuar n'aquella missão. Os artigos diffamatorios de gazetas e as noções que me téem chegado de D. Domingos, e de solicitações d'este e do conde de Linhares a varias pessoas para me diffamarem, provam as tramadas intrigas, e correspondem ao tempo em que podia chegar a Londres a noticia da minha disputa em conselho d'estado com o mesmo conde a respeito dos viveres, e demonstram a particular intelligencia para o mesmo fim entre os dos irmãos.

Senhor: A materia è grave, e d'aquellas que um vassallo tiel deve expor aos pes do throno, pedindo justica para salvar a sua reputação ou castigo se o mercee, porque de outra sorte não resta a um homem honrado senão usar da lei natural contra o provocador que ataca mais do que a vida, porque ataca a honra. Vossa alteza real sabe que eu o servi com verdadeiro zélo e fidelidade: sabe quantos trabalhos, perigos e despezas experimentel na minha carretra diplomatica. Deixei os meus parentes e tudo quanto era meu para ter a honra de acompanhar a vossa alteza real. Tenho muita gloria em fazer todos estes sacrificios pela sua augusta pessoa, mas não posso abandonar a minha honra, porque em tal caso seria indigno de servir o meu principe. Supplico, portanto, a vossa alteza real que se digne, pela sua indefectivel justiça, fazer patente por um decreto, que desça aos tribunaes, a lealdade e honra com que sempre o servi. Não peço a vossa alteza real que diga mais que aquillo que julgar devera dizer, sendo interrogado pelo Ente Supremo.

Renovo reverentemente aos pés de vossa alteza real as protestações do meu profundo respeito e fidelidade. — Antonio de Aranjo de Azevedo.

### DOCUMENTO N.º 77

(Citado a pag. 645)

Carta regia agraciando Antonio de Araujo de Azevedo com a gran-cruz da ordem de Christo

Antonio de Araujo de Azevedo, do meu conselho d'estado: Eu o principe regente vos envio muto saudar. Tendo muito presentes os vossos merecimentos e os distinctos serviços que com zélo, honra e acerto me tendes feito, assim nos importantes cargos que occupastes, como no cumprimento e execução das muitas, laboriosas, arriscadas e críticas commissões da maior importancia que vos encarreguei, correspondendo á justa confiança que sempre me merecestes; e querendo por isso attender-vos e contemplar-vos por nm modo distincto e por determinada significação do quanto vos considero, e da boa vontade que tenho de vos fazer honra e mercê: hei por bem e me apraz promover-vos à dignidade de gran-cruz da ordem de Christo na commenda de S. Pedro do Sul, que tendes. E para que o tenhaes entendido e possaes gosar da insignia e divisas que assim vos pertencem vos mando esta, e Nosso Senhor vos haja em sua santa guarda.

Escripta no palacio do Rio de Janeiro, aos 17 de março de 1810. — Principe. — Para Antonio de Araujo de Azevedo.

### DOCUMENTO N.º 78

(Citado a pag. 460)

Alvará estabelecendo a chamada contribuição de defeza ou tributo para a guerra contra os francezes

Eu o principe regente faço saber aos que este alvará virem, que tendo o governo de França, com o pretexto de protecção, feito invadir estes reinos para usurpar a soberama da minha real coróa, estabelecer o atheismo sobre as rumas dos altares, aniquilar as jerarchias e corporações ecclesiasticas, extinguir os tribunaes, mosteiros e conventos, espoliar os meus fieis vassallos, assim ecclesiasticos, como seculares, das suas dignidades, beneficios, commendas, senhorios, officios, riquezas, propriedades e commercio, e reduzir tudo a uma miseravel e horrorosa escravidão, projectos que desgraçadamente se teriam realisado se a divina Providencia, que vigia sobre Portugal, não tivesse animado a lealdade

os differentes povos das suas provincias para se opporem uasi ao mesmo tempo a uma perfidia de que ha bem raros emplos na historia das nações; que tendo sido indispenrel, para conservar a religião, a coróa e a independencia acional, tão heroicamente restaurada, crear exercitos camaes de resistir aos formidaveis do inimigo commum, vesll-os, armal-os e provel-os de todo o genero de munições, ligmentar os seus soldos, organisar e manter as milicias e lunar toda a nação, ao mesmo tempo que a rapacidade dos pueraes francezes e a invasão das suas tropas haviam deilado inteiramente exhaustos os cofres do real erario, os pubiros e os arsenaes, e diminuido as rendas do estado com suspensão da industria, commercio e navegação, a qual birgon a apromptar uma esquadra e sustental-a no Estreito para conter a pirataria dos corsarios argelinos; que tendo luto tão extraordinarios esforços sem novas contribuições para não vexar os meus amados vassallos, que desejo alliviar das que se acham estabelecidas; que faltando já os reursos do real erario para a manutenção dos meus exercius, os quaes ajudados dos valorosos de sua magestade pritannica, men bom amigo e alliado, expulsaram ultima-Deute as tropas francezas da cidade do Porto e provincias o porte, e, licenciados por falta de meios, chamaram sobre ste reino a sua total devastação, de que perpetuamente Unservação uma dolorosa memoria os povos das terras Jude tem entrado a ferocidade e tyrannia das mesmas tro-Das: son obrigado, bem a men pezar, a fazer uso da lei su-Drema, que, superior a todas as outras leis, só contempla a alvação do estado e da santa religião; mas conflado nas reetidas provas de amor, zelo e patriotismo dos mens leaes lassallos, ecclesiasticos e seculares, que n'esta cruel guerra, ne tambem è guerra de religião, voluntariamente se prestarão a um sacrificio que tanto os interessa, e consiste em dar por uma vez somente a parte das suas rendas que for necesaria para defender a religião e o throno, e salvar as mesmas rendas, os proprios bens, vidas e liberdade publica e individual, que inteiramente se perderão se não houver forças para a resistencia: querendo, contudo, usar sempredo meios mais suaves para supprir as despezas extraordinanas e indispensaveis: mandei consultar sobre elles todos os trbunaes e o senado da camara, e ouvir outras pessoas modontas e zelosas do serviço de Deus e meu, e da conservação d'estes reinos e sua religião. E tendo a tudo consideração, sou servido ordenar o seguinte:

Os bens da coróa, ainda que sejam possuidos por corporações, dignidades e pessoas ecclesiasticas, sem excepção dos que se denominam capellas da coróa, pagarão do quintos extraordinarios do rendimento de um anno.

Os mesmos dois quintos pagarão as commendas das moordens militares, as de Malta e os prestimonios.

Todas as mais rendas ecclesiasticas de qualquer adminitração que sejam, e as das ordens terceiras, confrarias em mandades, á excepção das congruas dos parochos que por recebem dizimos, e das casas de misericordia, exposte e hospitaes, pagarão tres decimas extraordinarias.

Os predios urbanos e rusticos pagarão uma decima evo ordinaria; e outrosim se pagará o novo imposto de 3 predios urbanos, creados e cavalet duras.

A mesma decima extraordinaria se pagavá dos ordendos tenças, pensões, juros reaes, particulares e de todas as apolices grandes e pequenas.

Os ditos quintos, novo imposto e decimas extraorduaris se pagarão dos rendimentos de um anno, por uma verso mente e na forma da lei, alem do quinto, novo imposto decima, que se pagam ordinariamente dos mesmos rendimentos; e serão cobrados dentro de dois mezes, contide da publicação d'este alvará pelos superintendentes e mostros respectivos, os quaes não receberão premio pecunias e emolumento algum, entrarão no erario com as quintos que forem cobrando, e no fim do dito tempo darão conta de tudo pelo mesmo real erario, regulando-se a cobrança pole lançamentos do anno proximo passado, á excepção do per respeita ás cavalgaduras, sobre que se fará novo lancamento.

visto o patriotismo com que muitos dos meus vassallos as téem dado gratuitamente para o serviço dos exercitos. As decimas, porém, dos pagamentos que dependerem do real erario e junta dos juros se descontarão como se descontam as ordinarias quando se fizerem os pagamentos respectivos.

D'esta contribuição extraordinaria de defensa hei por bem isentar os predios urbanos e rusticos ultimamente incendiados ou assolados pelo inimigo commum, especialmente os da villa de Amarante e seu termo, que tanto padeceram pela lealdade e constancia dos seus moradores, os quaes ficam muito na minha real contemplação e lembrança para lhes fazer outras mercês. E mando aos provedores das comarcas que, de accordo com as camaras respectivas, façam cobrir as casas dos pobres e searciros, e auxiliem quanto possível for os que não tiverem meios para fazerem as sementeiras dos milhos no presente anno com os sobejos das sisas dos districtos dos mesmos predios.

O corpo do commercio e capitalistas pagarão para esta mesma contribuição de defensa 400:0005000 réis, distribuidos e arrecadados dentro dos ditos dois mezes pela real junta do commercio e mesa do bem commum, com assistencia de alguns negociantes de notoria probidade.

Os advogados, escrivães, tabelliães e solicitadores, os medicos, cirurgiões e boticarios, pagarão dos seus honorarios e emolumentos as quotas que lhes forem arbitradas pelos superintendentes e ministros respectivos, com louvados competentes, na forma do mappa junto e da consideração dos mesmos honorarios e emolumentos.

Os ditos ministros arbitrarão da mesma sorte o que deve pagar cada uma das lojas e casas publicas declaradas no dito mappa.

Ficarão suspensas pelo tempo de um anno não só todas as liberdades de direitos que se possam conceder por qualquer título e via que seja, mas tambem todas as lealdações de todas as pessoas privilegiadas e não privilegiadas.

E este se cumprirá tão inteiramente como n'elle se contem, sem duvida ou embargo algum. Pelo que mando ao secretario do governo, encarregado da inspecção e presidencido real erario; mesa do desembargo do paco, junta dos tres estados, chanceller da casa da supplicação que serve de regedor, conselheiros da minha fazenda e do conselho utramarino, mesa da consciencia e ordens, junta do tabao, senado da camara, relação e casa do Porto, real junto de commercio, agricultura, fabricas e navegação d'estes renoe sens dominos; desembargadores, corregedores, provedres, juizes de fora e mais magistrados; officiaes de justos ou fazenda, a quem o conhecimento d'este pertencer, ocubprom e guardem e façam inteiramente guardar como nelle se contem, não obstante quaesquer leis, ordenações, repmentos, alvarás, provisões ou estylos contrarios, que toloe todas para estes effeitos sómente hei por derogados, como se de todos e cada um d'elles fizesse especial menção, le cando alias sempre em seu vigor.

E ao dr. Mannel Nicolau Esteves Negrão, do men constito, desembargador do paço e chanceller mor do remo, mando que o faça publicar na chancellaria, e que delle « remettam copias a todos os tribunaes, cabeças de comura e villas d'estes reinos, registando-se em todos os logare onde se costumam registar similhantes alvaràs, mandandos o original para a Torre do Tombo.

Dado no palacio do governo, aos 7 de junho de 1801. = (Com quatro rubricas dos governadores do reino.)

## Mappa da contribuição extraordinaria a que se refere o alvara anterior

#### Emurecos

| The state of the s |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| Advogados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 195200 a   | (point)     |
| Escrivães                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Distinct a | Agreem.     |
| Tabelliäes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95600 a    | THOUGH      |
| Solicitadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.5800 a   | 19390       |
| Medicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 155500 5   | \$15.00 CO. |
| Cirurgiões                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65 (00) 5  | 37 Wan      |
| Boticarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Qation a   | SPECIAL N   |

Loias

| Bacalhoeiros               | 198200 | a | 965000 |
|----------------------------|--------|---|--------|
| Mercearias                 | 95600  | a | 965000 |
| Tabernas e armazens        | 45800  | a | 965000 |
| Tendeiros                  | 25400  | a | 486000 |
| Lojas de bebidas e licores | 45800  | a | 285800 |
| Lojas de vinho do Porto    | 98600  | a | 245000 |
| Casas de cambio            | 245000 | a | 965000 |
| Cambistas                  |        |   | 245000 |
| Casas de bilhar            | 95600  | a | 245000 |
| Padeiros                   | 148400 | a | 485000 |
| Lojas de ferragem          | 95600  | a | 485000 |
| Estanceiros e carvoarias   | 145400 | a | 965000 |
| Estaleiros                 | 245000 | a | 968000 |
| Casas de pasto             | 195200 | a | 488000 |
| Casas de hospedaria        | 148400 | a | 488000 |
| Lojas não designadas       | 25400  | a | 145400 |
|                            |        |   |        |

Palacio do governo, em 7 de junho de 1809. = João Antonio Salter de Mendonça.

### DOCUMENTO N.º 79

(Citado a pag. 460)

# Officio de Cypriano Ribeiro Freiro para o ministro de Portugal em Londres

mostrando-lhe a insufficiencia da receita publica

III. mo sr. — Havendo o principe regente nosso senhor auctorisado todas as reclamações que os governadores d'estes reinos fizeram por via de v. s.ª a sua magestade britannica a respeito dos soccorros em dinheiro e em petrechos de guerra, e que por v. s.ª saberiam os governadores quão vivas recommendações e quão precisas ordens o mesmo augusto senhor havia dado com antecipação para que se pro-

curasse todo o auxilio e soccorro a todos os seus vassalos d'estes reinos, e se abrisse em Londres, com garantia de sua magestade britannica, um emprestimo de cinco a su milhões de cruzados, metade do qual sua alteza real havi ordenado que fosse consignado para as urgencias d este teaerario: os governadores do reino, nas extremas cucumstacias em que o mesmo erario regio se acha, exhausto de todos os recursos internos, e com as immensas e indispesaveis despezas que lhe tem causado e causa a deferad-Portugal e o considerabilissimo exercito que tem de mader não podem deixar de ordenar-me que me dirija a v. s.º par que baja de informar-me do soccorro pecuniario relativos dito emprestimo com que este erario póde contar, e do pociso ou provavel termo em que se effeituará a remessa, pas que a urgencia e falta de meios não permittem que este governo defira por mais tempo este conhecimento, de que absolutamente carece para a prudente direcção das sue medidas e operações.

Sua magestade britannica tem enviado a este reino un poderoso exercito que recuperou a cidade do Porto e provincias septentrionaes de Portugal, e novamente l'herbeestes reinos do poder francez e das atrocidades d'este-harorosos monstros, e tem auxiliado Portugal com armas ( fardamentos para tropas em quantidade e valor muno esportante, assim como generosissimamente fez offerecergo dualmente pelo sen ministro plempotenciario janto a este governo a paga de 10.000, 45:000 e 20:000 homens de exercito de Portugal. Assim mesmo um remo sem our mercio, e consequentemente privado dos rendimentos nos importantes e principaes, quaes os de importação e exporte ção, e com os direitos impostos internos reduzidos mue) mente e quasi aniquilados; a nação exhausta pelas contra buições, roubos e destruição que soffreu; emfim, esforode dez mezes de despezas militares, tudo tem feito que est real erario e seus recursos estejam exhauridos.

N'este estado o governo se viu obrigado, para a salso da patria e preservação da monarchia e do throno deservação.

augustos soberanos, a lançar uma nova contribuição extraordinaria de defeza pelo alvará de 47 de janeiro do presente auno. Estes impostos, porém, no estado em que se acha a nação não podem produzir o que d'antes d'elles se devia esperar; a sua cobrança será difficil e demorada alem do praso prescripto. Pelo calculo seguinte, deduzido da experiencia da receita e despeza do erario, se conclue qual seja a deficiencia a que se deva necessariamente occorrer.

| Receita provavel nos seguintes doze me-       |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------|----------------|--|--|--|
| zes, conforme a experiencia dos mezes         |                |  |  |  |
| preteritos e rendimentos que se podem         |                |  |  |  |
| esperar                                       | 4,500:0003000  |  |  |  |
|                                               |                |  |  |  |
| Despeza                                       |                |  |  |  |
| Casa real, cavallariças, salarios, etc., etc. | 100:0005000    |  |  |  |
| Lista civil, comprehendendo ordenados         |                |  |  |  |
| dos tribunaes e pessoas empregadas,           |                |  |  |  |
| obras publicas, illuminação da cidade,        |                |  |  |  |
| prisões, hospital, misericordia e estabe-     |                |  |  |  |
| lecimentos publicos                           | 4.096:0004000  |  |  |  |
| Exercito reduzido a sessenta mil homens.      |                |  |  |  |
| e todas as despezas militares, meia paga,     |                |  |  |  |
| pensões, monte pio, hospitaes, transpor-      |                |  |  |  |
| tes, etc                                      | 8.126:4003000  |  |  |  |
| Marinha e esquadra do Estreito                | 900:0005000    |  |  |  |
| Total                                         | 10.222:4005000 |  |  |  |
|                                               |                |  |  |  |
| Deficit                                       | 5.722:4005000  |  |  |  |
| Deduzindo-se a paga de vinte mil homens       |                |  |  |  |
| pela Gran-Bretanha, ou um terço da des-       |                |  |  |  |
| peza sobredita do exercito                    | 2,400:0008000  |  |  |  |
| Deficiencia ou excedente da despeza á re-     |                |  |  |  |
| ceita no espaço dos seguintes dozes me-       |                |  |  |  |
| Zes                                           | 3.322:4008000  |  |  |  |
|                                               |                |  |  |  |

D'esta comprehensiva exposição julgară v. s.º qual sepungencia de meios em que se acha Portugal para manteres seus exercitos, e continuar na sua propria defeza e caus commum, e consequentemente o grande serviço que v. s' fará ao principe regente nosso senhor em promover quanto for possivel, conforme as ordens e instrucções do mesmo augusto senhor, todo o auxilio e assistencia pecuniara do Gran-Bretanha que as circumstancias permittam de alonear-se.

Dens guarde a v. s.º muitos annos. Palacio do governo 14 de julho de 1809. — De v. s.º muito fiel venerador attento servidor. — Cypriano Ribeiro Freire. — Sr. D bomingos Antonio de Sousa Coutinho.

### DOCUMENTO N.º 80

(Citado a pag. 463)

Officio do conde de Linhares ao ministro de Portugal em Landres o bre o pedido do gabinete inglez para se nomear um gaveras de Lishoa mais activo e proceder-se à convocação das cartes

Ill. \*\*o sr. — Sua alteza real o principe regente nosso se nhor manda remetter a v. s.\* a memoria que mandou appentregar a mylord Strangford, em resposta de outra que mesmo ministro havia apresentado sobre a necessidade que existia de organisar no reino um governo mais activo. « que podesse cooperar mais activamente com os esforços que su magestade britannica e o seu parlamento faziam para segurar a defeza do reino e manter a sua conservação.

Da mesma memoria verá v. s.ª que sua alteza real anuna às proposições mais essenciaes de lord Strangford, quant de admittir o ministro britannico no conselho dos governo dores, para que possa assistir a todas as sessões em que a tratar de objectos militares ou de fazenda; a de noncar principal Sousa em logar do marquez das Minas, que pola

a sua demissão; a de ordenar que desde logo se tomassem as medidas mais activas para se impedir toda a correspondencia de D. Lourenço de Lima com os seus parentes e amigos em Lisboa; e, finalmente, a de declarar aos governadores do reino que sua alteza real esperava do seu zêlo e fidelidade que procedessem com a maior actividade e energia, a fim de que o seu governo podesse inspirar a sua magestade britannica e á nação portugueza aquelle grau de confiança que era indispensavelmente necessario para se corresponder aos generosos esforços que sua magestade britannica está praticando, e para se conseguir o fim de uma grande e gloriosa defensa.

Havendo, porém, o mesmo ministro deixado ver que a convocação das côrtes de Hespanha poderia em certos casos fazer indispensavel a convocação das côrtes em Portugal, se o povo parecesse desejal-as, foi sua alteza real servido mandar-lhe declarar, tanto ao sobredito ministro, como aos governadores do reino, como v. s.ª verá pelas copias da memoria e despacho que lhes remetto, que só n'esse ponto não concordava, pois que em caso algum concebia a utilidade de que poderia ser uma similhante assembléa, que pela sua forma não podia produzir bem algum, e antes conduziria à anarchia; e que não podendo inspirar contiança pelas luzes dos que a deveriam compor, dividida em tres estados, era muito provavel desse logar a toda a intriga do inimigo commum, e viesse a ser um centro de desunião, em logar de toda a confiança que desejava que ella podesse inspirar.

Debaixo d'estes principios ordenou-me sua alteza real que communicando a v. s.º o estado d'este negocio e todas estas memorias, lhe recommendasse muito particularmente o fazer conhecer ao ministerio inglez: 1.º, que sua alteza real, com perfeito conhecimento de causa, se oppõe à convocação das cortes, por conhecer que ellas não só não podem fazer bem algum pela forma da sua composição, mas que necessariamente exporão ao maior perigo o reino, pois que darão logar a que se suscite algum systema anarchico que produza a desgraça de um paiz que deseja salvar-se, e faça a infeli-

cidade de um reino tão distincto pela fidelalade que lea mostrado ao seu legitimo soberano; 2.º, que o lim que deseja se póde melhor conseguir com o estabelecimento de um governo justo e energico, que, fazendo ao povo todo (bem e ganhando a sua confiança, o desvie de idéas modemais perigosas do que em caso algum podem ser utes 3.º, que o livrar o povo de todas as vexações que impedia a melhor cultura das terras, quaes os dizimos sem hade algum, jugadas, foraes, direitos feudaes, quaes os de Aloubaça, era o melhor meio de os desviar de idéas de liberdado que elle nunca poderá realisar e que podem segurament preparar a sua ruina, e que pelo contrario só assum se pole dar ao estado toda a consistencia que n'estes criticos mo mentos tanto se deve desejar.

Eis-aqui tem v. s.a o que sua alteza real novamente la manda recommendar, para que v. s.º negoceie com est ministerio sobre esse ponto, e de todo o modo evite qui quer disposição que n'elle se ache para abraçar o que d tem a apparencia de util, mas que na realidade não pole deixar de ser pernicioso. Sua alteza real está certo que v. s.ª ha de desempenhar perfeitamente a espectação do mesmo augusto senhor, e que não deixará de dar parle da modo de pensar d'esse ministerio, e se o pode completo mente convencer do que tanto interessa ao real serviço poelle esteja e que obre de mão communi com os servidore do throno de sua alteza real, que todos téem este mesmo? unanime modo de pensar, e considerariam ligada a mul do throno e da monarchia a uma indiscreta convocação de cortes, à qual sua alteza real se ha de sempre oppor defude de tão fundados principios.

Deus guarde a v. s.<sup>a</sup> Palacio do Rio de Janeiro, em 17 de maio de 1810. == Conde de Linhares.

### DOCUMENTO N.º 80-A

(Citado a pag. 466)

Nota dirigida pelo conde de Linhares a lord Strangford participando-lhe a mudança de governadores do reino

O abaixo assignado, conselheiro e ministro e secretario d'estado dos negocios estrangeiros e da guerra, tem a honra de participar a s. ex.ª mylord Strangford, enviado extraordinario e ministro plenipotenciario de sua magestade britannica, de ordem de sua alteza real o principe regente de Portugal, seu amo, que havendo o mesmo augusto senhor tomado em consideração as representações zelosas que s. ex.ª fez com recommendação de sua magestade britannica, seu amo, para o effeito de dar maior energia e firmeza ao governo que sua alteza real tem estabelecido para reger Portugal e para conseguir que o mesmo coopere mais vigorosamente para o bom serviço do mesmo augusto senhor e para a defensa e manutenção da causa commum dos alliados contra a França, foi sua alteza real servido abraçar todas as proposições de s. ex.ª, e ordenou:

- 1.º Que só admittisse como membro do governo o ministro de sua magestade britannica ao conselho do governo nos dias em que se tratasse de negocios militares e de fazenda, e que se lhe participasse tudo o que se resolvesse a similhante respeito, indo com elle de accordo em taes materias.
- 2.º Que acceitando-se a demissão do marquez das Minas, sua alteza real nomeia o principal Sousa para entrar no governo, ao qual talvez o mesmo senhor desse mais alguns companheiros no governo.
- 3.º Que sua alteza real ordenou que, nomeando-se almirante da sua marinha o vice-almirante Berkeley, o mesmo fosse encarregado, juntamente com os officiaes que sua alteza real nomeou, de dirigir todos os negocios de marinha portugueza no reino, e particularmente no porto de Lisboa.

- 4.º Que sua alteza real ordenou aos governadores do reino, que não só se procedesse a cortar toda a communicação
  que por cartas possa manter D. Lourenço de Lima com os
  seus parentes em Lisboa, mas que os governadores passassem a fazer conhecer mui escrupulosa e activamente de tudo
  o que constasse da sua conducta para se proceder á declaração publica dos seus delictos, e a inflingirem-se-lhe as penas que as leis estabelecem contra os atrozes e enormissimos crimes de que elle é suspeito e se acha accusado.
- 5.º Que sua alteza real faria expedir aos governadores do reino as mais positivas ordens para que se cuidasse no estabelecimento de um governo o mais energico, e que fazendo a felicidade do povo fizesse cair todas e quaesquer idéas que podessem haver de convocação de côrtes, que não podendo satisfazer de modo algum pela sua organisação ao fim de inspirar maior confiança ao povo, e de o animar para a melhor defensa do reino, poderiam pelo contrario excitar grande descontentamento e desunião de que o inimigo tiraria certamente todo o partido, e que assim exporia o reino ao tombo de um dado, sendo necessario evitar uma similhante crise, persuadindo ao povo que o governo fazendo tudo o que era humanamente possível para a sua felicidade, e obedecendo assim a tal respeito ás reaes ordens do seu augusto soberano, merecia que o povo e a nação pozesse n'elle toda a confiança, que se deixasse guiar por aquelles que so podiam procurar-lhe todo o bem, e que desprezasse idéas chimericas, e cujas consequencias podiam ser as mais fataes para a monarchia e para o estado em geral e em particular.

D'este modo verà s. ex.", e o poderà levar ao conhecimento de sua magestade britannica, qual è a deferencia e adhesão de sua alteza real a tudo o que o seu antigo e fiel alliado lhe propõe a bem da causa commum dos dois estados, e quanto certamente uma similhante conducta è consequente e correspondente aos gloriosos esforços que sua magestade britannica e o seu parlamento fazem para concorrer à defeza de Portugal contra o inimigo commum, podendo justamente sua alteza real esperar que esta intima união de

vistas e interesses seja cada dia mais vantajosa ás duas nações e fatal ao commum inimigo.

O abaixo assignado, cumprindo assim com as ordens que recebeu do seu augusto amo, aproveita esta occasião de renovar a s. ex.\*, mylord Strangford, a segurança dos seus sentimentos da mais perfeita, intima e alta consideração. Palacio do Rio de Janeiro, em 11 de maio de 1810. — Conde de Linhores.

### DOCUMENTO N.º 81

(Citado a pag. \$98)

### Portaria mandando crear mais seis batalhões de caçadores de linha

Tendo mostrado a experiencia o bom serviço que têem feito na presente guerra os batalhões de caçadores do exercito, e fazendo-se evidente quanto será conveniente proporcionar o seu numero de modo que a cada brigada de infanteria corresponda um batalhão d'estes corpos; e conformando-se o principe regente nosso senhor com a proposta que a este respeito lhe dirigiu o marechal commandante em chefe do exercito, sir William Carr Beresford, é servido determinar o seguinte:

- 4.º Que se criem mais seis batalhões de caçadores de igual força aos que existem actualmente, na conformidade do decreto e plano de 14 de outubro de 1808, e da proposta do marechal commandante em chefe e plano de 14 de fevereiro de 1810.
- 2.º Que da leal legião lusitana, que se não póde organisar conforme a sua primitiva instituição, se formem tres dos sobreditos seis batalhões que de novo se deverão crear, e que continuarão a recrutar nas provincias da Beira, denominando-se n.º 7, 8 e 9.
- 3.º O partido do Porto fornecerá as recrutas necessarias para a formação dos dois novos batalhões, que se denomi-

uarão n.º 40 e 14, e a provincia do Minho mais um, que sera o n.º 12.

4.º O marechal commandante em chefe procedera immediatamente à formação dos sobreditos batalhões, na confot midade do que acima vae determinado, entendendo-se com o secretario do governo encarregado das repartições dos negocios estrangeiros, guerra e marinha, que tica auctorisado para a expedição das ordens relativas aos detalhes que experiente esta nova creação.

Palacio do governo, em 20 de abril de 1811. = (Com tra rubricas dos governadores do reino.)

### DOCUMENTO N.º 82

(Citado a pag. 504)

Officio do marechal Beresford a D. Miguel Pereira Forjaz, partícipo do-lhe o estado em que achon o exercito portuguez e quanto 22 podia esperar d'elle na guerra contra os francezes

Ill. " e ex. " sr. — Tenho que accusar a honra da carta de v. ex. de 17 do presente, na qual v. ex. me communica es desejos de s. ex. so srs. governadores do reino de que el lhes dé uma relação, para ser remettida ao principe regente nosso senhor, sobre o estado em que eu achei o seu exercito, os melhoramentos que tem havido n'elle, e aquelles que el projecto para o elevar ao pé de força e de disciplina que deve ser tão desejada por sua alteza real; e tambem que el de uma idéa geral das operações do exercito portuguex, de pois que eu tomei o seu commando, e a minha opimão sobre o que se pode esperar d'elle, ou para a defensa particular de reino ou para a parte que elle possa tomar nas operações geraes que dizem respeito à causa commum.

Confesso a v. ex.ª que sem as ordens dos srs. governado res do reino eu não emprehenderia a primeira parte, não so por ser desagradavel o contar o que a ninguem agradada.

mas porque terá podido parecer invejoso, e que eu o faria com o objecto de realçar o pouco que tenho feito depois da minha chegada; porém os desejos de s. ex. as me fazem esquecer toda a outra consideração, e sendo para informação do principe regente nosso senhor é do meu dever expor a pura verdade.

Não pretenderei pintar a fermentação que à minha chegada reinava em os espiritos de todos os vassallos de sua alteza real. Informar sobre isto e sobre as suas causas pertence immediatamente ao governo; mas é certo que elle in-Auia muito sobre as disposições e conducta dos militares, e por differentes modos sobre os officiaes e soldados; porém, quaesquer que sejam as causas, posso dizer que à minha chegada achei o exercito d'este reino em o estado mais terrivel, e somente para ser temido pelos seus compatriotas. Elle estava inteiramente sem disciplina e sem subordinação. Os soldados não estavam unicamente sem a confiança dos seus officiaes, porém desconfiavam d'elles, e os ultimos, não resistindo sufficientemente aos primeiros signaes de insubordinação em os seus soldados, involuntariamente a animayam, até que ella chegou a um tal ponto, que os officiaes temiam de resistir por força ou pela applicação rigorosa das leis militares, e o exercito veiu a ser uma machina ingovernavel; e alem das scenas infelizes e deshonrosas que se passaram no Porto e no Minho, s. ex. 46 se lembrarão que em o mez de abril eu fui obrigado a deixar os arranjamentos que só aqui então podiam ser bem concluidos, para me ir juntar ao exercito como ultimo recurso para por um freio ao espirito de sedição e de insubordinação que estava então em o maior auge, deixando regimentos inteiros os seus postos, e marchando para onde queriam em ludibrio das ordens dos seus officiaes, e principiando a despedir mesmo aquelles que lhes desagradavam. S. ex. as sabem os meios que tomei, e o resultado, que foi feliz, póde ser mais do que em as circumstancias eu mesmo esperava. Em a obediencia dos soldados, em a sua submissão, e em tornar ao seu dever e a tudo o que lhes era ordenado, não houve um instante de duvida,

ten e manife, e en num and a lors inte a allabole de enciencia en enciencia de enci

The end asserted the return of a section. Empirically an institute, the destruction of the section of a fine of a media of a fine o

Long in to to 5 to de d'anguna e anto entração, en xim as the ment of the state of a state of the form of Element to be the control of the second proper per sent tom per where yours the desertion, the STATE STATE OF THE STATE OF THE SOUTH STATE SOUTH STATE STATE OF THE STATE OF THE STATE SOUTH STATE SO able, the tatalism in regarding divibles um decide e formered sies is not just an poster, desta smerter. escultas, mais e a art dema, trato assignes em todos o arwas grades e populos, de , de , reduzan as m mentos a nada, e me levaram mais de tres mezes par " rennir. Acher que un regementes tratam memo meneral cases em prigorção do que soidalos, e unindisme au em cito em Thomar, e fazendo inspecção aos regunentes aun mas componicas de cada regimento os não tinham, pobque o principe pagasse quatro para cada uma. Primeiramento u serviçu regimental parecia desanimado, e tudos deseptan detaal-o para servir em algum quartel general ou pertado sua casa, pois que recebiam quando deixavam o regimento adiantamento de posto e augmento de paga, e elles tinham menos que fazer e serviam mais agradavelmente; mas a principal causa da falta de officiaes procedia do grande numero que a idade fazia absolutamente doentes e incapazes de servir, ou que assim se figuravam para terem licença, porque a sua palavra e um certificado do medico que todo o official na mais robusta saude podia ter, bastava. Assim os regimentos ficaram quasi sem officiaes, assim como dispersados.

Era n'este tempo que o inimigo, commandado pelo marechal Soult, ameaçava e finalmente atacava as provincias do norte, e nada póde mais demonstrar a falta de disciplina e subordinação, assim nos officiaes como nos soldados do exercito, que as transacções em estas provincias, assim na de Traz os Montes, como na do Minho. O inimigo passava por Traz os Montes sem opposição, e entrava do mesmo modo em o Minho por passagens que haveriam podido ser defendidas por um punhado de gente disciplinada e governada. Emíim, eu não faltarei das infelizes circumstancias d'aquelles tempos, dizendo unicamente que tudo ali estava perdido pela insubordinação total que ali reinava, e infelizmente nós ali consumiamos quasi o total dos regimentos do Minho e do Porto.

Fallando dos melhoramentos eu achei que a primeira cousa que devia fazer era abater aquelle espirito de motim e de insubordinação que reinava, que pelas causas que já disse não era diflicultoso, tornando isto facil a disposição natural dos povos; e não posso deixar de notar aqui o que é bastante estranho, que era a falta de conhecimento em officiaes da disposição e caracter das suas tropas, e consequentemente o modo de as tratar quem as tinha deixado chegar a este ponto de insubordinação, posto que se não deve encobrir que em as circumstancias d'aquelle tempo um official de quem por causa da sua nação os soldados não podessem ter suspeitas tinha uma grande vantagem, e o que é justo aos outros generaes de dizer, porque não vi algum que não de-

sejasse fazer tudo o que estava em seu poder pelo servio do seu principe.

A ordem e a obediencia havendo sido restabelecidas, procipiei a fazer reunir os batalhões do mesmo regimento, excada batalhão seu soldado, desfazendo os regimentos pronsorios, e emfim fazendo juntar os soldados de toda a parte onde elles podiam ser achados aos seus regimentos. En la para Thomar, e até que o codigo completo podesse aponptar-se fazia aquellas mudanças que eram absolutament necessarias em a disciplina por meio de curtas instruções em a ordem do dia, e espathava officiaes inglezes pelos regimentos para assistirem à explicação e mostrarem obsede praticarem esta disciplina. Estes meios, a munha vigibicia pessoal e as disposições excellentes de que en tuda que fazer, me permittiu em tempo bastantemente curto mando com uma forca de dez mil homens ao norte contra Sont deixando alem d'isso um forte corpo sobre o Tejo para obsevar os movimentos de Victor; e ainda que estas tropas no podessem estar em uma muito agradavet disciplina, elatinham adquirido e tinham tomado uma ordem, que lhes den assim como aos seus officiaes, confianca. Comtudo, não la por escolha que n'aquelle tempo en as lever ao mmogo \* circumstancias o requereram emquanto en teria desendque ellas tivessem permittido a este exercito a trasquitt dade por tres ou quatro mezes para ter completado a 502 disciplina, e o que s. ex. sabem que eu não pude com guir para as tropas desde a minha chegada, obrigandetes sempre as circumstancias de estarem em marcha, occisão em que é impossível de ajuntar monto à disciplina das trepas, por não haver tempo. Aqui sómente direi que as tropamarcharam primeiramente das circumvizinhanças de l'he mar para Coimbra, Vizeu e Lamego para pas sarem o Itoura e por Traz os Montes ao Minho; que depois da saida de Soldde Portugal nos voltámos ao Tejo para assistirmos confi-Victor, que pela sua retirada ao norte do Tejo e avançabde Soult às nossas fronteiras do norte, o exercito portuguel ainda deixou o Tejo e marchou para o norte, e na entrata

de Soult em Castella este exercito tomava a mesma direcção por Almeida. Não estando ainda unido em a sua posição sobre o Agueda quando o exercito francez deixou a Castella para ir contra o marechal general sobre o Tejo em a Extremadura hespanhola, e immediatamente o exercito portuguez o seguiu, dirigindo-se por Cidade Rodrigo e pelos passos de Perales e Gata a Moraleja e Coria, quando depois da retirada do marechal general ao sul do Tejo elle desejou que o exercito portuguez tornasse a entrar por Castello Branco; e este exercito se acha ainda outra vez estabelecido em Thomar, Leiria, Coimbra, etc., de sorte que elle não deixou jamais de marchar, e por consequencia não está n'aquelle estado de disciplina que haveria adquirido em circumstancias mais favoraveis; mas não obstante, tirando-se vantagem de algum pequeno alto para disciplinar os corpos, o exercito gradualmente adquiriu uma forma que nos permittirà de nos servirmos d'elle, faltando-lhe presentemente mais que a disciplina, o vestuario; e se não fosse pelas deserções enormes que tem havido, o exercito estaria presentemente em um estado de disciplina assás bom; porém, temos que fazer continuamente novas tropas, o que cansa e desanima os officiaes.

Os meios de melhoramento que tenho a propor para levar o exercito áquella forca e disciplina que deve desejar sua alteza real são: Emquanto o espirito de deserção não for constrangido e abatido não posso jamais esperar de ter uma disciplina perfeita, porque com as doenças e com a deserção quasi que a totalidade do exercito se muda em um anno; por este modo a nossa obra não só nunca acabará, mas não se adiantará, porque estamos sempre a principiar, havendo sempre recrutas, e a despeza de vestuario e de armas perdidas pelos desertores é enorme. Será necessario desfazer o exercito de todos aquelles officiaes que, ou por idade ou por molestia, ou por qualquer outra cansa que seja, servem mais de peso que de assistencia (s. ex. 25 os srs. governadores do reino procedem a isto gradualmente), e de lhe substituir moços officiaes de actividade, que ainda não estejam costumados à ociosidade. Com a paga dos soldados, tomando em

consideração que o addicionamento de viveres foi muito mais que duplicado, é necessario fazer alguma addição á dos officiaes, a qual, sendo absolutamente insufficiente para a sua subsistencia, está bem longe de lhes permittir que se conservem em estado de decencia e de respeito, alem de que é preciso fazer valer alguma cousa para o fazer desejar, e posso dizer que presentemente a maior parte dos officiaes são muito indifferentes a perder ou não as suas commissões.

E uma precisão primaria que o soldado tenha regularmente a etape que sua alteza real lhe concede, e que os differentes artigos sejam de uma qualidade sã e boa, pois que de outra sorte será impossivel de jamais ter um exercito prompto a servir, porque não é menos necessario o preparar o soldado com forças do corpo para entrar em campanha do que dar-lhe uma boa disciplina. Não é menos necessario que o artigo precedente que o soldado se conserve bem vestido, e sobretudo na estação que vae principiar; e em grande parte, se não é inteiramente, é preciso attribuir as muitas doenças que experimentâmos continuamente n'este exercito à falta de um sustento regular e são, e de vestuario que pode ser que até ao presente se não tem podido evitar, ainda que em o artigo de sustento houve grande falta de regularidade em alguma parte; e em o vestuario pode ser que tanto na manufactura do panno, como na applicação da quantidade concedida pelo governo para os fardamentos dos soldados se não tenha feito grande justica; purém a respeito d'isto en não posso absolutamente julgar, mas sei unicamente que o panno não é sufficientemente hompara fazer economico o seu uso, e que se augmenta esta falta fazendo-se o vestuario muito pequeno.

Eu desejo desde o principio, e desejo ainda hoje ajuntar a cada regimento de infanteria cinco officiaes inglezes de differentes graduações; tres a cada batalhão de caçadores, e o mesmo numero a cada regimento de cavallaria; porem não poderão dar-me tantos de Inglaterra, e eu applicarei o mais igualmente que possa o numero que tem entrado em o serviço de sua alteza real, e farei o que for possivel para remediar o defeito do numero e para ter mais gradualmente; e tenho tenção, como não posso ter o numero que desejo, de escolher os melhores officiaes, tendo respeito aos seus conhecimentos militares, ao conhecimento dos seus costumes, linguagem e sentimentos dos vassallos de sua alteza real para fazer instructores sobre a disciplina do exercito, a fim de que ella seja proseguida com regularidade, precisão, sem descanso e segundo o codigo estabelecido. O nome que se deve dar a estes officiaes não significará, suppondo-os ajudantes de disciplina do marechal commandante em chefe, e ainda que como meus ajudantes terão poder sufficiente, conservando o meu na minha ausencia, não tenho intenção que se lhes dè algum grau de mais.

Já tive a honra de representar a necessidade de completar com a maior promptidão os departamentos do commissariado e medicinal do exercito, para que tudo esteja prompto no instante de entrar em campanha, como tambem a precisão de transportes de machos, alem dos que são necessarios para os regimentos, artilheria, etc., para poderem transportar ao menos tres dias de viveres para todo o exercito, independentemente dos armazens que serão formados, e o que levarem estes machos deve sempre ser considerado como reserva, e o que se gastar preenchido logo que seja possível.

Julgo que me será quasi inutil de dizer a precisão de ter sempre perto uma caixa que servirá de despeza ordinaria e extraordinaria do exercito em campanha para tres mezes, e se poderá avaliar este exercito em vinte mil homens, tomando a proporção regular de cada arma. É preciso observar-se que se esta caixa não for estabelecida com tempo, póde ser difficil de a crear em um instante, ou em o tempo em que nós tivermos precisão, e sobretudo como em qualquer outra occorrencia da guerra, este tempo nos é incerto. Quero tambem mencionar a precisão de ter uma quantidade consideravel de sapatos promptos. Pela assistencia que nos vein de Inglaterra nós temos para o presente bastantes; mas é

este um artigo que se gasta bem depressa, e sem o qual não pôde passar um exercito. Assim, precauções sobre estartigo se devem necessariamente tomar, e tendo a formera a todo o exercito dois pares ao menos por homem, nos não deveremos jamais ter menos de cincoenta unil pares de reserva. Assim, tendo presentemente com que fornecer de pares para cada homem, será preciso preparar mais cocenta mil em os armazens.

Sobre o serviço que poderá fazer este exercito para operar em consequencia da causa commum, ou para a defensa particular do reino, eu passo a dar a minha opunão. O obdado portuguez em nada me tem enganado da boa opuna que sempre tive d'elle; elle é capaz de se fazer tão bom so dado como haja no mundo; mas eu faltaria á munha obração para com sua alteza real se representasse que os su officiaes ao presente são capazes de os formarem, porquainda que sem duvida haja bons officiaes, são poucos os que conhecem a disciplina exacta, a economia interior e o cuidado constante que ó necessario dar para formar soldado e elles não foram geralmente acostumados aos laboriose cuidados de sempre estaram a vigiar sobre os seus soldodos, assim de dia como de noite, e de pôrem n'elles todo seu pensamento e todo o seu tempo.

Mas quando eu considero o melhoramento que os sel officiaes téem tido em pouco tempo, assim em si mesmos como nas suas tropas, não posso pronuncial-os menos capa zes de serem bons officiaes, que os homens de serem exestentes soldados. Os officiaes téem todos as melhores confeções, e posso dizer os mais ardentes desejos de fazer tudo o que está em seu poder pelo serviço do seu principe exceptuando aquelles a quem a idade, a enfermidade, e exceptuando aquelles a quem a idade, a enfermidade, e alguns poucos a quem o habito de não trabalharem os tom muito incapazes de obrarem activamente, en estou perfeibmente satisfeito dos officiaes. E eu não hesito em dizer que se as tropas forem bem fornecidas a respeito de vestuaro de sustento ce isto será melhor quando os officiaes incapare forem preenchidos por moços officiaes e pessoas de boas ir

milias), elles são capazes mesmo ao presente de fazer uma muito boa defeza proporcionalmente ao seu numero, e tambem de tomar uma parte em a defeza da causa commum; e posto que não foi ainda a sua fortuna o entrar geralmente em acção contra o inimigo, duas vezes eu os vi quando elles e eu julgavamos que elle estava sobre este ponto resolutos e animados, e eu figuei plenamente contente do seu ardor e boa disposição. E em todas as acções em que elles têem tido occasião de se bater em pequenos combates com o inimigo não deshonram a sua patria. É preciso, comtudo, que nos lembremos que elles são soldados novos, e que tudo dependerà do seu primeiro grande encontro, e è preciso tambem que cuidemos de lh'o fazer ter com a maior vantagem possivel, e nos não poderemos fazel-o melhor do que obrando com ou estando ao lado das tropas inglezas, que as tropas d'esta nação admiram e amam, e que sem alguma baixa inveja ellas desejam imitar, e estou seguro que juntas nos podemos segurar de um serviço excellente das tropas d'esta nação. En digo tanto, porque julgo que será o melhor modo para as duas nações, e a firmeza das tropas aguerridas não pode jamais ser nociva às tropas novas; mas também eu não duvidarei, como já o não fiz, de me oppor com as tropas portuguezas só contra o inimigo estando em alguma proporção regular.

As observações que tenho feito são applicaveis á infanteria. Emquanto aos artilheiros elles são muito bons; e se eu puz com elles officiaes inglezes (unicamente dois), foi para vigiarem sobre os arranjamentos necessarios às brigadas ligeiras que entram em campanha, e aos quaes arranjamentos eu achei logo, pelo estado em que encontrei a artilheria de campanha, que os officiaes não estavam a isto acostumados e não sabiam arranjal-a, e posto que os homens são bons artilheiros, não havia ali verdadeiramente regularidade alguma ou arranjo. Se s. ex. as os srs. governadores do reino concordarem em a proposta que acabo ultimamente de lhes fazer para a organisação d'esta arma, poderemos tirar d'ella os melhores serviços.

Emquanto à cavallaria ella não é só uma arma mais difficil. e que leva mais tempo a fazer; mas nós temos sido retardados pela falta de cavallos no paiz, e ao presente mesmo com a brigada montada de eguas julgo que não poderemos completar mais do que tres brigadas, o que fará uma força de tres mil cavallos. E alem d'isso eu posso formar alguns esquadrões para fazerem o serviço interior ou de escoltas sobre cavallos muito novos para trabalharem fortemente, e á proporção que nos podérmos haver cavallos completaremos outros regimentos. Duas d'estas brigadas podem estar promptas a obrar no fim do mez que vem. A terceira, que é a das eguas, dependerá da promptidão com que o resto das eguas serà fornecido ao regimento n.º 2. E alem d'isto a falta de preparativos de cavallaria de toda a especie que ali ha retardará a sua organisação e nos impedirá de a aperfeicoar: porém nos chegaremos a fazer trabalhar esta arma.

Sobre a justiça militar jă muitas vezes representer a s. ex. os srs. governadores do reino a necessidade de adoptar formas mais expeditivas. E sabendo que s. ex. o têm mandado as proposições a sua alteza real, não farei mesmo d'isto menção aqui; porém pretendo dizer o que eu proponho, para elevar a disciplma ao ponto desejado por sua alteza real, o que jamais poderei conseguir debaixo das formas actuaes nos conselhos de guerra.

Eu já tenho presentemente muita experiencia d'este exercito, e menos que s. ex. \*\* não desejem que se façam castigos arbitrarios, o que eu quereria por todos os modos evitar, não posso jamais responder pela segurança do exercito perto do immigo, porque menos que, em campanha sobretudo, os castigos se não sigam instantaneamente ás culpas e negligencias, não será possivel impedil-as ou fazer a soldados cansados guardar as suas fileiras e observar aquella regularidade que nas marchas e em serviço dos campos com guardas, sentinellas, etc., é absolutamente necessaria para o bem do serviço e sua propria segurança.

E pelo que respeita à regularidade e observancia exacta de todas as ordens, de todo o arranjamento e da disciplina os officiaes não têem estado em o costume de as ensipar, nem os soldados de as praticar. En não desejo que ou as leis, especie de castigo, ou a formatura dos conselhos de guerra, sejam em alguma consa mudados, unicamente desejo que se adoptem formas mais expeditivas, e que se limitem a verem o crime regularmente posto diante do conselho, a ouvirem as testemunhas necessarias e a darem o seu voto. Eu não desejo que os castigos sejam augmentados; eu os julgo sufficientemente severos e tenho as leis por excellentes. Não pretendo mudança alguna na composição do conselho. Não quero para mim mesmo poder algum arbitrario. Eu não desejo exercer o que a lei já me dá julgando demasiado; e estimaria tanto quanto è possivel tirar dos outros o poder de castigar arbitrariamente, e que tudo passe por formalidades; mas é necessario que estas formulas sejam curtas e desembaraçadas de toda a escripta que não seja verdadeiramente essencial à justiça.

Finalmente, sem pretender agora dizer qual seja a melhor formula para adoptar, é do meu dever de dizer e de repetir que até que os conselhos de guerra sejam feitos mais expeditos, a disciplina do exercito não póde jamais ser perfeita, e n'uma campanha activa todo o grande crime passará sem castigo, ou será castigado quando o exemplo não for mais util.

Deus guarde a v. ex.<sup>3</sup> Quartel general de Lisboa, 21 de setembro de 1809. — Ill.<sup>mo</sup> e ex.<sup>mo</sup> sr. D. Miguel Pereira Forjaz. — William Carr Beresford, marechal commandante em chefe.

FIM DA PRIMEIRA PARTE DO QUINTO VOLUMB DA SEGUNDA EPOCHA



## **INDICE**

DOS

## DOCUMENTOS CONTIDOS N'ESTE VOLUME RELATIVOS Á SEGUNDA EPOCHA

DOCUMENTOS CITADOS NO PRIMEIRO TOMO DA DITA SEGUNDA EPOCHA
COM A DESIGNAÇÃO DAS RESPECTIVAS PAGINAS

N.º 1 (Citado a pag. 7). Proclamação que o general Junot dirigiu aos portuguezes por occasião da sua entrada em Alcantara.... 1



|                                                                     | Pag.  |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| N.º 3 (Citado a pag. 38). Pastoral do cardeal patriarcha de Lisboa. | t au. |
| recommendando aos seus diocesanos confiança em Napoleão e           |       |
| no seu exercito                                                     | 10    |
| N.º 4 (-39). Pastoral do inquisidor geral, D. José Maria de Mello,  |       |
| favoravel aos francezes                                             | 12    |
| N.º 5 (-42). Pastoral do bispo do Porto, D. Antonio de S. Jose      |       |
| de Castro, no mesmo sentido da anterior                             | 15    |
| N.º 6 (- 137). Ordem do dia de Murat, expedida contra os halu-      | •     |
| tantes de Madrid                                                    | 18    |
| N.º 7 (- 488). Junot ordena a extincção da regencia, nomeada        | 2.41  |
| pelo principe regente de Portugal                                   | 19    |
| N.º 8 (— 188). Formulario das peças officiaes, mandado observar     | 13    |
|                                                                     | -     |
| por Junot                                                           | 21    |
| N.º 9 (- 188). A celebre proclamação de Junot, promettendo um       |       |
| Camões para o Algarve e Beira Alta                                  | 23    |
| N.º 40 ( 189). Decreto do imperador Napoleão, impondo a Por-        |       |
| tugal uma contribuição de 100 milhões de francos com o pretexto     |       |
| do resgate das propriedades                                         | 21    |
| N.º 11 (- 192 e 445). Regulamento ordenado por Junot para a         |       |
| cobrança dos 100 milhões de francos decretados por Buona-           |       |
| parte                                                               | 25    |
| - Instrucções para a execução do anterior decreto, assignadas       |       |
| por Francisco Antonio Herman                                        | 30    |
| Editaes da junta do commercio, senado da camara de Lisboa.          |       |
| commissario do sequestro das propriedades inglezas, e provisão      |       |
| da sobredita junta acerca do mesmo assumpto                         | 34    |
| N.º 12 (- 203). Allocução da deputação portugueza enviada por       | 126   |
| Junot a comprimentar o imperador dos francezes, e pela mesma        |       |
| deputação dirigida aos seus compatriotas                            | 10    |
|                                                                     | 40    |
| N.º 13 (- 205). Decreto de Junot, creando um tribunal especial      |       |
| destinado a sentenciar os delictos conmettidos contra a segu-       |       |
| rança publica                                                       | \$5   |
| — Tribunal especial mandado crear no Porto                          | 18    |
| N.º 14 (— 210). Representação feita em Lusboa, na junta dos tres    |       |
| estados, pelos pseudo-deputados de todas as classes, pedindo um     |       |
| rei a Napoleão                                                      | 19    |
| N.º 15 (— 246). Proclamação dirigida ao povo portuguez pela junta 🦠 |       |
| de Sevilha, suprema do governo da Hespanha por aquelle tempo        |       |
| (maio de 1809)                                                      | 52    |
| N.º 16 (- 312). Preposta dirigida, em nome do reino da Galliza.     |       |
| á junta suprema da cidade do Porto                                  | 54    |
| N.º 16-A (- 312). Tratado feito entre a junta do Porto e a da Gal-  |       |
| liza em 5 de julho de 1808                                          | 57    |
| 5.º 17 (- 313). Officio da junta suprema do Porto, dirigido ao mi-  |       |
| ,                                                                   |       |

|                                                                  | n    |
|------------------------------------------------------------------|------|
| nistro de Portugal em Londres, pedindo-lhe os seus bons officios | Pag. |
| para que o governo inglez lhe forneça os precisos soccorros, e   |      |
| remettendo um manifesto que da a conhecer o estado actual do     |      |
| reino                                                            | 58   |
|                                                                  | 00   |
| N.º 18 (Citado a pag. 313). Resposta do governo inglez relativa- |      |
| mente aos soccorros que lhe foram pedidos pela junta suprema     |      |
| do Porto                                                         | 61   |
| N.º 19 (- 281). Proclamação do general Junot, estigmatisando a   |      |
| conducta que o general hespanhol Belesta tivera no Porto, e      |      |
|                                                                  |      |
| justificando o desarmamento das tropas hespanholas em Lis-       |      |
| boa                                                              | 62   |
| N.º 19-A (- 294). Proclamação do conde da Ega, conselheiro do    |      |
| governo encarregado da repartição da justiça, aos magistrados    |      |
| e empregados na administração judicial                           | 64   |
| N.º 20 (- 305). Proclamação do bispo do Porto, presidente da     |      |
|                                                                  | 67   |
| junta suprema, aos moradores d'aquella cidade                    | 07   |
| N.º 21 (- 308). Edital do bispo do Porto, mandando apresentar    |      |
| ao principe regente o subdito Luiz Candido Cordeiro Pinheiro     |      |
| Furtado com as suas culpas                                       | 69   |
| N.º 22 (- 309). Requerimento ou carta dirigida ao principe re-   |      |
| gente D. João, depois sexto rei d'este nome, pedindo-lhe a con-  |      |
|                                                                  | 70   |
| vocação das côrtes                                               | 70   |
| N.º 23 (- 345). Proclamação do intendente geral da policia do    |      |

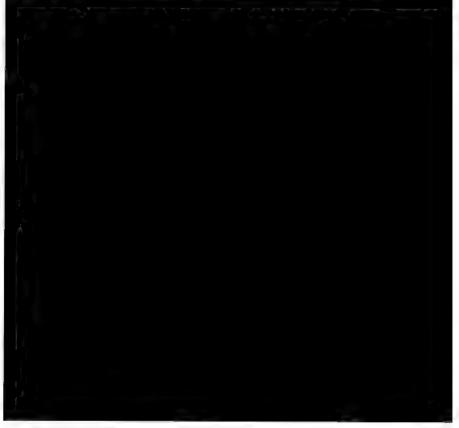

| 612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| thur Wellesley, offerecendo-lile um refresco para o seu exercite quando desembarcou em Lavos em 2 o 5 de agosto de 1808.  N.º 28-B (Citado a pag. 373). (Officio de sir Arthur Wellesley para o visconde de Castlereagh, ministro da guerra em Londres, aceras das suas operações militares em Portugal  N.º 28-C (— 374). Excerptos da defeza de Bernardim Fronce de Andrade, publicada em Lisboa com o titulo Reflexões sobre o Correio braziliense, explicando ate certo ponto a indecisão |
| d'aquelle general em ligar-se ao exercito inglez de Wellesley em agosto de 1808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| de janeiro de 1808 e 23 de maio do mesmo anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Segunda carta do referido almirante no mesmo sentido da na-<br>terior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| gal pelo exercito francez, vulgarmente chamada «convenção de Cintra».  N.º 32 (— 425). Protesto do general Bernardan Freire de Andrade contra a convenção de Cintra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Algarve contra a convenção de Cintra, feito no sen quartel de Azeitão em 9 de setembro de 1808.  N.º 35 (— 426). Proclamação dos commissarios britanmeos e francez, encarregados de fazer executar a convenção ajustada esta os respectivos commandantes em chefe.  — Edital relativo a alludida convenção.                                                                                                                                                                                   |
| N.º 35 (— 427 e 438). Relatorio que os commissarios britanincos dirigiram ao tenente general su llew Dalrymple acerca da convenção de Cintra.  N.º 35-A (— 427). Representações dirigidas pelo juiz do povo cas Lashoa a diversas auctoridades e tribunaes contra a convenção                                                                                                                                                                                                                 |
| de Cintra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| N - 98 81 (0)4 3 140 (40 10) March                                 | Pag. |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| N.º 35-B (Citado a pag. 410, 416 e 431). Memoria e mais peças      |      |
| apresentadas em Londres por sir Arthur Wellesley á commissão       |      |
| de inquerito nomeada n'aquella capital, para examinar a con-       |      |
| ducta dos generaes inglezes que tiveram parte na convenção de      | 101  |
| Cintra                                                             | 134  |
| N.º 35-C (- 447 e 419). Officio de sir Arthur Wellesley ao vis-    |      |
| conde de Castlereagh, participando que não fóra elle quem ne-      |      |
| 6                                                                  | 180  |
| — Cartas do mesmo general para P. Malcolm e o bispo do             |      |
|                                                                    | 182  |
| N.º 33-D (-436). Relatorio da commissão de inquerito nomeada       |      |
| em Londres para examinar as circumstancias que occorreram          |      |
| relativamente a convenção de Cintra, precedido do decreto de       |      |
| sua magestade britannica                                           | 183  |
| Participação official feita ao general Hew Dalrymple, em con-      |      |
| sequencia da convenção de Cintra                                   | 211  |
| N.º 35-E (- 449). Officio do general Bernardim Freire de Andrade   |      |
| a junta do Porto sobre o armisticio que precedeu a convenção       |      |
| de Cintra                                                          | 212  |
| N.º 35-F (- 449). Carta do major Ayres Pinto de Sousa ao te-       |      |
| nente general Hew Dalrymple, reclamando contra a convenção         |      |
| de Cintra                                                          | 214  |
| Resposta á precedente carta                                        | 215  |
| - Carta secreta do general Hew Dalrymple ao visconde de Cas-       |      |
| tlereagh, expondo a sem-rasão das queixas de Bernardim Freire      |      |
| de Andrade contra a convenção de Cintra                            | 216  |
| N.º 36 (- 453). Proclamação que o tenente general John Hope        |      |
| mandou affixar em diversos sitios de Lisboa quando aqui en-        |      |
| traiam as tropas inglezas                                          | 217  |
| N.º 36-A (- 456). Editaes que o intendente geral da policia man-   |      |
| dou affixar por differentes pontos de Lisboa para conter os ata-   |      |
| ques do povo contra os denominados jacobinos                       | 219  |
| N.º 36-B (- 456). Decreto dos governadores do reino, nomeando      |      |
| Antonio Gomes Ribeiro juiz da mconfidencia                         | 221  |
| N.º 36-C ( - 459). Estado do exercito de Junol no acto do seu      |      |
| embarque depois da convenção de Cintra                             | 221  |
| N.º 37 (- 459). Officio da junta do Porto ao almirante Carlos Cot- |      |
| ton, remettendo o assento com as bases para se restabelecer em     |      |
| Lishoa o governo legitimo                                          | 49%  |
| - Bases alludidas no officio supra                                 | 225  |
| N.º 37-A (- 460). Correspondencia do barão Von Decken, agente      |      |
| do governo inglez junto ao do Porto, com o commandante do          |      |
| exercito britannico                                                | 227  |
| N. 38 (- 461). Proclamação do tenente general Hew Dalrympte        |      |

| to the second in telling to a present a fine during management of   | Pag.   |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| á nação partugueza, installando a regencia que devia governar o     | 232    |
| remo                                                                | 202    |
| N.º 39 (Citado a pag. 461). Carta de servilismo e adulação dirigida |        |
| ao imperador dos francezes pelo bispo do Porto, D. Antomo de        |        |
| S. Jose de Castro                                                   | 235    |
| N.º 39-A (- 462). Carta da junta de S. Thiago de Cacem a regen-     |        |
| cia do reino de Portugal                                            | 236    |
| Resposta da regencia à sobredita carta                              | 237    |
| N.º 39-B (- \$51, 462 e 392). Carta dirigida ao principe regente    |        |
| pelos governadores do reino, participando-lhe a sua reinstallação   |        |
| e as mais occorrencias ligadas com similhante successo              | 238    |
| N.º 40 (- 576). Edital declarando os portos do Brazil abertos ao    |        |
| commercio estrangeiro, na conformidade da carta regia junta por     |        |
| COPIR                                                               | 215    |
| N * 41 (- 579). Decreto concedendo algum favor ao commercio e       |        |
| navegação de portuguezes nos portos do Brazil                       | 257    |
|                                                                     | 20/    |
| N.º 42 ( 580). Decreto relativo ao estabelecimento de todos os      | 40.41  |
| generos de manufactura no Brazil                                    | 218    |
| N.º 43 (- 384). Carta ou memoria de lord Holland, dirigida ao       |        |
| conde do Funchal, relativamente a saida da corte portugueza         |        |
| para o Brazil                                                       | 249    |
| N.º 43-A (- 585). Manifesto ou exposição fundada e justificativa    |        |
| do procedimento da córte portugueza a respecto da França            | 236    |
| N.º 53-B (- 587). Sujerção da colonia franceza de Cayenna ao        |        |
| governo portuguez em janeiro de 1809                                | 268    |
| N.º 44 ( - 589). Reclamação da princeza D. Carlota Joaquina e do    |        |
| infante D. Pedro Carlos, allegando os direitos que tinham a co-     |        |
| rôa de Hespanha                                                     | 270    |
| N.º 44-A (- 589). Resposta do principe regente de Portugal á re-    |        |
| clamação de D. Carlota Joaquina e D. Pedro Carlos                   | 275    |
| N.º 45 (- 589). Manifesto de D. Carlota Joaquina aos hespa-         |        |
| nhors                                                               | 276    |
| N.º 45-A (- 589). Manifesto dirigido aos hespanhoes pelo infante    |        |
| D. Pedro Carlos                                                     | 279    |
| N.º 46 (- 365 e 595). Aviso de João Antonio Salter de Mendonça      | 21.,   |
| ao hispo do Porto, participando-lhe ter sido nomeado membro         |        |
| da regencia do reino                                                | 251    |
|                                                                     | 201    |
| N.º 47 (- 595 e 596). Diplomas relativos a nomeação dos gover-      | (Bear) |
| nadores do reino, e instrucções que estes receberam                 | 2K3    |
| N.º 47-A (- 624). Occupação de Macau pelos inglezes em 1808:        | 200    |
| pegas officiaes elucidativas                                        | 307    |
| N.º 48 ( - 630). Officio do conde de Linhares ao ministro de Por-   |        |
| tugal em Londres, ordenando-lhe que reclame dos inglezes a          |        |
| restituição de Goa e Macau                                          | 329    |
|                                                                     |        |

## DOCUMENTOS CITADOS NO SEGUNDO TOMO

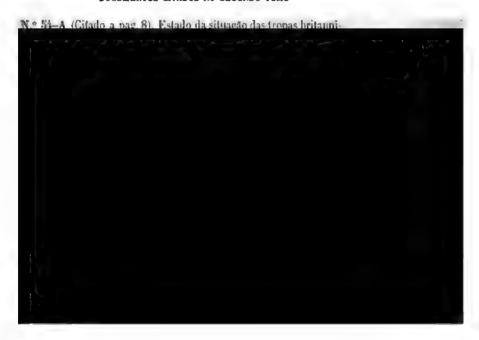

| inglez resolvido pagar a dez mil homens portuguezes, para que                                                                                                                                  | Pag   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| se continue na peninsula a guerra contra a França  N.º 55-A (Citado a pag. 64). Porças inglezas existentes em Portugal e disponiveis para combate, sob o commando de sir John                  | 376   |
| Cradock, em 6 de janeiro e 6 de abril de 1809                                                                                                                                                  | 377   |
| governadores do reino, participando que o general Cradock não                                                                                                                                  |       |
| N.º 56-A (— 69, 70 e 71). Officio enviado ao principe regente pe-                                                                                                                              | 378   |
| los governadores do reino, relatando a continuação dos desas-<br>tres de sir John Moore                                                                                                        | 381   |
| N.º 56-B (- 69) Proclamação do general Antonio José de Miranda<br>Henriques ás tropas do seu commando, postadas entre o Tejo e                                                                 |       |
| o Mondego                                                                                                                                                                                      | 386   |
| N.º 57 (— 81). Excerpto de um officio dirigido do Rio de Janeiro<br>a D. Domingos Antonio de Sousa Coutinho sobre a escolha de<br>general para organisar e assumir o commando do exercito por- |       |
| tuguez  N.* 58 (— 81). Carta regia participando aos governadores do reino                                                                                                                      | 388   |
| ter-se commettido ao ministro de Portugal em Londres a esculha                                                                                                                                 | 71.00 |
| de que trata o documento anterior                                                                                                                                                              | (SER) |
| varta regia                                                                                                                                                                                    | 390   |
| rechal Beresford, remettendo a carta regia que lhe concede a faculdade de promover interinamente ao posto immediato qualquer individuo do exercito que na guerra se distinguir por algum       |       |
| serviço assignalado ou prova de extraordinario valor                                                                                                                                           | 394   |
| N.º 59-B (- 90). Allocução do marechal Beresford as tropas por-<br>tuguezas                                                                                                                    | 393   |
| N. 59-C (- 106). Carta do tenente general sir John Cradock ao<br>marechal Beresford, expondo-lhe a falta de viveres                                                                            | 395   |
| N.º 59-D (- 107). Carta do marechal Beresford a sir John Cra-                                                                                                                                  |       |
| dock, queixando-se da insubordinação das tropas portuguezas  N.º 59-E (— 108). Carta do marechal Beresford a sir John Cradock, pedindo-lhe que seccorra o Porto com as tropas inglezas         | 396   |
| sob o seu commando                                                                                                                                                                             | 396   |
| to                                                                                                                                                                                             | 399   |
| N.º 60 (- 106). Mappa das forças inglezas em Portugal, commandadas por Gradock                                                                                                                 | 503   |
| N.º 60-A (- 135). Providencias dos governadores do reino sobre                                                                                                                                 | J.,,  |

| the second secon | Pag. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| segurança publica decreto impondo rigorosas penas aos portu-<br>guezes que pegarem em armas a favor dos francezes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 403  |
| N.º 60-A (Citado a pag. 135). Decreto auctorisando denuncias con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| tra os jacohinos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 405  |
| Decreto declarando como de inconfidencia todo o escripto ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| facto tendente ao descredito dos gabinetes inglez e bespanhol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 408  |
| N.º 60-B (- 182). Proclamação do marechal Soult aos portugue-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| zes quando invadiu as provincias do norte em 1809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 440  |
| N.º 61 (- 197). Proclamação dos governadores do reino quando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| lhes constou a entrada do marechal Soult no Porto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 444  |
| N.º 61-A (- 209). Officio do general Francisco da Silveira Pinto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| da Fonseca, participando a Beresford a sua retirada de Ama-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| rante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 414  |
| N.º 61-B (- 236). Carta do marechal Beresford ao juiz do povo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| de Coimbra, censurando-lhe o procedimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 416  |
| N.º 61-C (- 236). Carta do tenente general Antonio José de Mi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| randa Henriques, dirigida a Beresford, por este o não ter empre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| gado nas forças destinadas a libertar o Porto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 417  |
| N.º 61-D (- 236). Ordem do dia do marechal Beresford, em 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| de junho de 1809, respondendo á carta do general Antonio José                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| de Miranda Henriques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 449  |
| N.º 64-E (- 212). Mappa das forças inglezas que sir Arthur Wel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| lesley teve sob as suas ordens em 22 de abril, 1 de maio, 25 de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121  |
| N.º 62 (- 254). Carta regia nomeando sir Arthur Wellesley mare-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| chal do exercito portuguez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 422  |
| N.º 62-A (- 245). Carta de sir Arthur Wollesley a sir John Cra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| dock, convidando-o a uma conferencia em Lishoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 423  |
| N.º 63 (- 245). Carta de zir Arthur Wellesley a lord Castlereagh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| sobre o estado em que achou Portugal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 424  |
| N.º 63-A (- 218). Officio do marechal Beresford para D. Miguel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Pereira Forjaz, participando-lhe as disposições do exercito por-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| tuguez na sua marcha sobre o Porto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 426  |
| N º 63-B (- 266). Proclamação de sir Arthur Wellesley aos ha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| hitantes do Porto depois de ser expulso d'aquella cidade o ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| rechal Soult                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 420  |
| N.º 64 (- 274 e 328). Relatorio do marechal Beresford sobre as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| operações do exercito portuguez desde março até 21 de setembro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| de 1809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 430  |
| N.º 65 ( 273). Officio dos governadores do reino, participando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| ao principe regente as occorrencias do tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 116  |
| N.º 65-A (- 273). Officio dos governadores do reino, proseguindo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| nas informações ao principe regente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 150  |
| N.º 65-B (- 273). Parte official remettida ao governo inglez por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |

| <u> </u>                                                                                                                            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| sir Arthur Wellesley, ácerca da tomada do Porto e perseguição                                                                       | Рм    |
| de Soult                                                                                                                            | (6)   |
| cretario do governo portuguez D. Miguel Pereira Forjar, sobre<br>a retirada e perseguição do marechal Soult                         | 168   |
| N.º 65-D (- 274). Officios do marechal Beresford a D. Miguel Pereira Forjaz, relativamente a conducta do general Silveira quando    |       |
| Soult se retirou do Porto                                                                                                           | 175   |
| N.º 65-E (- 208). Extracto do diario do coronel barão de Saint-<br>Joseph, sobre o miseravel estado em que o exercito de Soult «    |       |
| retiron de Portugal no anno de 4809                                                                                                 | 759   |
| reagh, expondo-lhe a necessidade de attender a penniria do exer-                                                                    | 181   |
| N.º 66 (- 315). Officio dos governadores do reino, participando ao principe regente a batalha de Talavera, ganha por sir Arthur     |       |
| Wellesley                                                                                                                           | 460   |
| N.º 66-A (= 316). Carta do general Hill, queixando-se do roubo de trigo que os hespanhoes fizeram ao seu exercito                   | 610   |
| N.º 56-B (= 328). Relatorio da campanha de 1809, dirigido por<br>sir Arthur Wellesley ao governo britannico                         | 685   |
| N.º 66-C (- 314). Carta de lord Wellington a D. Miguel Pereira<br>Forjaz, oppondo-se a que o exercito portuguez seja mandado em     |       |
| auxitio do duque det Parque                                                                                                         | SIE   |
| N° 66-D ( - 345). Carta de lord Wellington a D. Miguel Pereira<br>Forjaz, declarando-lhe as condições com que o exercito portu-     |       |
| guez poderia prestar auxilio as tropas hespanbolas                                                                                  | MIN   |
| o conde de Linhares, contendo a sua opinido sobre a junta cen-<br>tral e tendencias liberaes dos hespanhoes                         | Self  |
| N.º 68 ( 381). Instrucções mandadas pela côrte do Rio de Ja-<br>neiro a D. Pedro de Sousa Holstein quando este foi nomeado.         |       |
| ministro de Portugal junto ao governo de Hespanha em Sevilha<br>N.º 69 (= 382). Nota official que o ministro portuguez em Sexi-     | 513   |
| tha dirigiu ao secretario d'estado D. Martin de Garay, restaman le<br>a presidencia da regencia para a princeza D. Carlota Jorquina | ~ 4 ~ |
| N.º 70 ( - 402) Questão de Olivença: officio de D. Pedro de Sousa                                                                   | 514   |
| Holstein para o conde de Linhares, e notas trocadas entre aqueste diplomata e B. Euzebio de Bardaxi y Azara                         | 221   |
| N.º 71 ) 408). Officio do conde de Linhares ao munistro de Portugal em Londres, sobre a catificação dos tratados de commercia.      |       |
|                                                                                                                                     | ini:  |
| seu governo sobre a partida do principe regente de Portugal para                                                                    |       |
|                                                                                                                                     |       |

| 019                                                                                                                           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| o Brazil, mencionando algumas circumstancias que a precede-                                                                   | Pag.<br>536 |
| N.º 71-A (Citado a pag. 413). Despachos de sir Sidney Smith, par-                                                             | 000         |
| ticipando a resolução que tomára de bloquear o Tejo  N.º 71-B (— 413). Apresamentos de navios portuguezes feitos por          | 540         |
| vasos de guerra britannicos                                                                                                   | 546         |
| N.º 71-C (- 413). Continuação do mesmo assumpto                                                                               | 547         |
| N. • 74-D ( 413). Idem                                                                                                        |             |
| N.• 71-E ( 413). Idem                                                                                                         |             |
| N.º 72 (— 425). Officio do conde de Linhares ao ministro portuguez em Londres para solicitar que a legação britannica no Rio  | 000         |
| de Janeiro seja elevada a embaixada                                                                                           | KK A        |
| N.º 73 (— 436). Officio do conde de Linhares ao ministro portuguez em Londres, participando que a côrte do Brazil annue ás    | 901         |
| exigencias do governo britannico para sir Arthur Wellesley ser                                                                |             |
| um dos membros do de Lisboa                                                                                                   | 552         |
| Coutinho ao principe regente, defendendo-se das accusações que                                                                |             |
| se lhe faziam e mostrando o irregular procedimento dos gover-                                                                 |             |
| nadores do reino                                                                                                              | 554         |
| N.º 74 (- 436). Carta regia reduzindo a tres o numero dos governadores do reino, e determinando que sir Arthur Wellesley seja |             |
| reconhecido por marechal general do exercito portuguez                                                                        | 558         |
| N.º 74-A (- 438 e 469). Officios do bispo do Porto, participando                                                              |             |
| ao ministro de Portugal em Londres algumas occorrencias                                                                       | 560         |
| N.º 74-B (- 438). Resposta de D. Domingos Antonio de Sousa                                                                    |             |
| Coutinho aos dois precedentes officios                                                                                        | 564         |
| N 9 7% 430. Carta de D. Dominuos Antonio de Sousa Continho                                                                    |             |
|                                                                                                                               |             |
|                                                                                                                               |             |
|                                                                                                                               |             |
|                                                                                                                               |             |
|                                                                                                                               |             |
|                                                                                                                               |             |

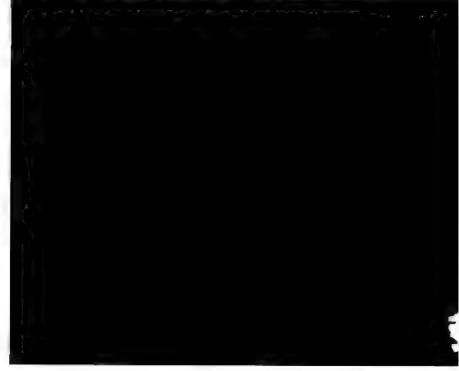

| 620                                                                                                                             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| N. 77 (Citado a pag. 445). Carta regia agraciando Antonio de                                                                    | Cag. |
| Araujo de Azevedo com a gran-cruz da ordem de Christo N.º 78 (- 460). Alvará estabelecendo a chamada contribuição de            | 581  |
| defeza ou tributo para a guerra contra os francezes  Mappa da contribuição extraordinaria, a que se refere o al-                |      |
| N.º 79 (— 460). Officio de Cypriano Ribeiro Freire para o minis-                                                                | 58   |
| tro de Portugal em Londres, mostrando-lhe a insuficiencia da receita publica                                                    | 587  |
| tugal em Londres, sobre o pedido do gabinete inglez para se no-<br>mear um governo de Lisboa mais activo e proceder-se a convo- |      |
| N.º 80-A (- 466). Nota dirigida pelo conde de Linhares a lord<br>Strangford, participando lhe a mudança de governadores do      | 590  |
| remo                                                                                                                            | 593  |
| N.º 82 (- 504). Officio do marechal Beresford a D. Miguel Pe-                                                                   | 595  |
| reira Forjaz, participando-lhe o estado em que achou o exercito portuguez, e quanto se podía esperar d'elle na guerra contra os |      |
| francezes                                                                                                                       | 596  |
|                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                                 |      |

|   | · |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
| · |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

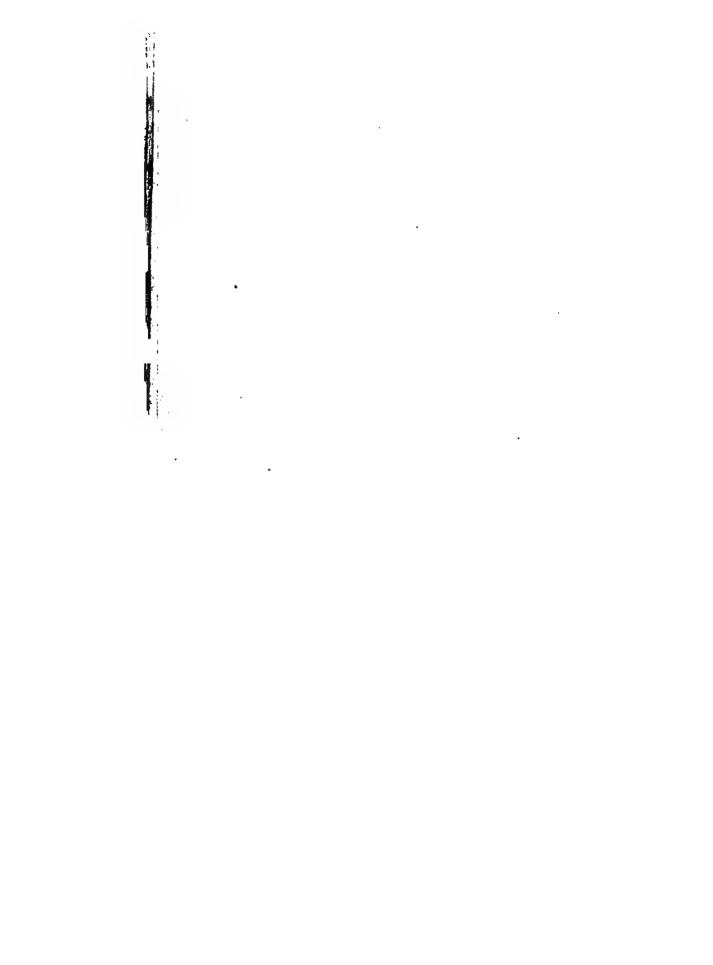





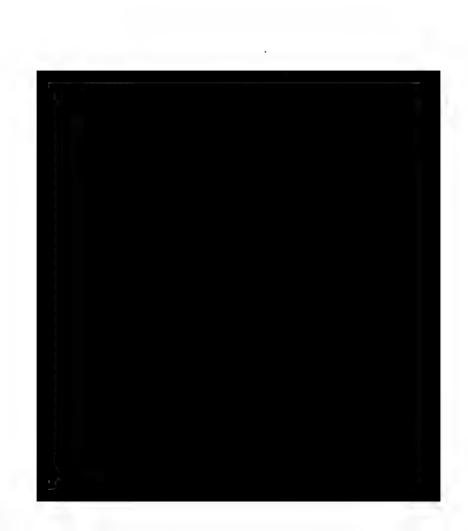



DP 646 L8 V.9

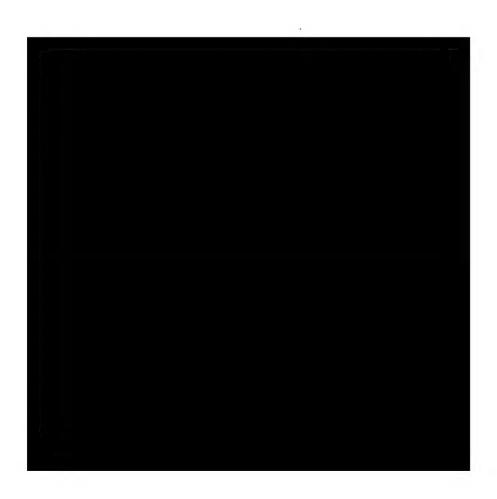

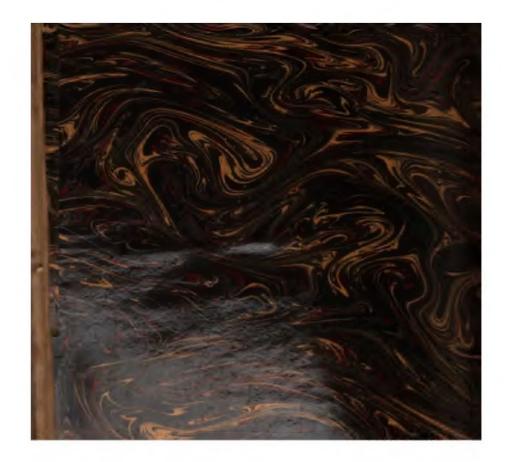

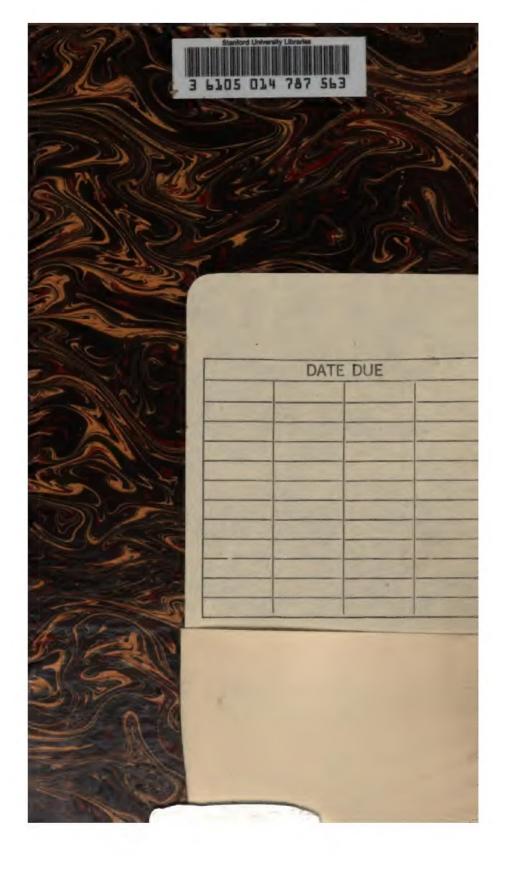